

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Esta é uma cópia digital de um livro que foi preservado por gerações em prateleiras de bibliotecas até ser cuidadosamente digitalizado pelo Google, como parte de um projeto que visa disponibilizar livros do mundo todo na Internet.

O livro sobreviveu tempo suficiente para que os direitos autorais expirassem e ele se tornasse então parte do domínio público. Um livro de domínio público é aquele que nunca esteve sujeito a direitos autorais ou cujos direitos autorais expiraram. A condição de domínio público de um livro pode variar de país para país. Os livros de domínio público são as nossas portas de acesso ao passado e representam uma grande riqueza histórica, cultural e de conhecimentos, normalmente difíceis de serem descobertos.

As marcas, observações e outras notas nas margens do volume original aparecerão neste arquivo um reflexo da longa jornada pela qual o livro passou: do editor à biblioteca, e finalmente até você.

#### Diretrizes de uso

O Google se orgulha de realizar parcerias com bibliotecas para digitalizar materiais de domínio público e torná-los amplamente acessíveis. Os livros de domínio público pertencem ao público, e nós meramente os preservamos. No entanto, esse trabalho é dispendioso; sendo assim, para continuar a oferecer este recurso, formulamos algumas etapas visando evitar o abuso por partes comerciais, incluindo o estabelecimento de restrições técnicas nas consultas automatizadas.

Pedimos que você:

- Faça somente uso não comercial dos arquivos.
  - A Pesquisa de Livros do Google foi projetada para o uso individual, e nós solicitamos que você use estes arquivos para fins pessoais e não comerciais.
- Evite consultas automatizadas.
  - Não envie consultas automatizadas de qualquer espécie ao sistema do Google. Se você estiver realizando pesquisas sobre tradução automática, reconhecimento ótico de caracteres ou outras áreas para as quais o acesso a uma grande quantidade de texto for útil, entre em contato conosco. Incentivamos o uso de materiais de domínio público para esses fins e talvez possamos ajudar.
- Mantenha a atribuição.
  - A "marca dágua" que você vê em cada um dos arquivos é essencial para informar as pessoas sobre este projeto e ajudá-las a encontrar outros materiais através da Pesquisa de Livros do Google. Não a remova.
- Mantenha os padrões legais.
  - Independentemente do que você usar, tenha em mente que é responsável por garantir que o que está fazendo esteja dentro da lei. Não presuma que, só porque acreditamos que um livro é de domínio público para os usuários dos Estados Unidos, a obra será de domínio público para usuários de outros países. A condição dos direitos autorais de um livro varia de país para país, e nós não podemos oferecer orientação sobre a permissão ou não de determinado uso de um livro em específico. Lembramos que o fato de o livro aparecer na Pesquisa de Livros do Google não significa que ele pode ser usado de qualquer maneira em qualquer lugar do mundo. As conseqüências pela violação de direitos autorais podem ser graves.

#### Sobre a Pesquisa de Livros do Google

A missão do Google é organizar as informações de todo o mundo e torná-las úteis e acessíveis. A Pesquisa de Livros do Google ajuda os leitores a descobrir livros do mundo todo ao mesmo tempo em que ajuda os autores e editores a alcançar novos públicos. Você pode pesquisar o texto integral deste livro na web, em <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



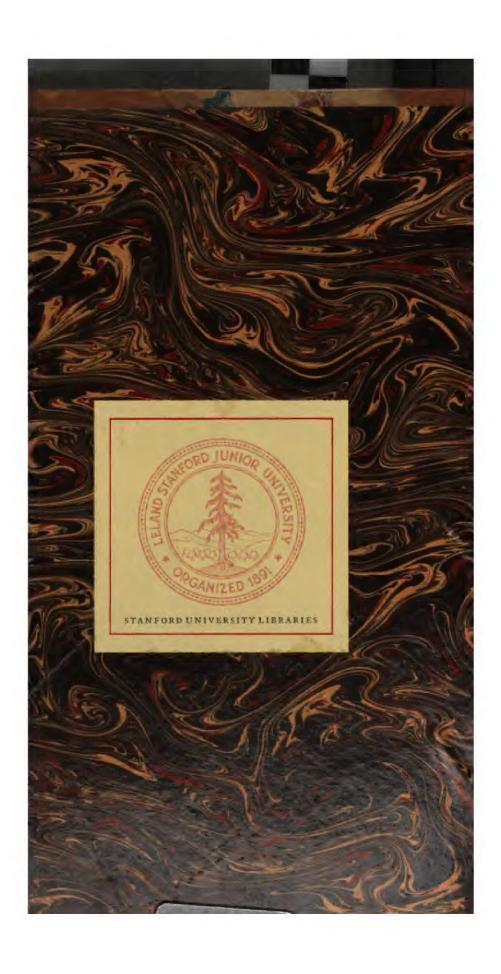







•

.

•

•



.



ESTABELECIMENTO DO GOVERNO PARLAMENTAR

EM

# PORTUGAL

Comprehendendo a historia diplomatica, militar e política d'este reino desde 1777 até 1834

POB

# SIMÃO JOSÉ DA LUZ SORIANO

charel formado em medicina pela universidade de Goimbra e socio correspondente do Instituto da referida eldade e benemerito do Gremio Litterario da cidade de Augra do Heroismo

TERCEIRA EPOCHA

TOMO VII



LISBOA IMPRENSA NACIONAL 1890

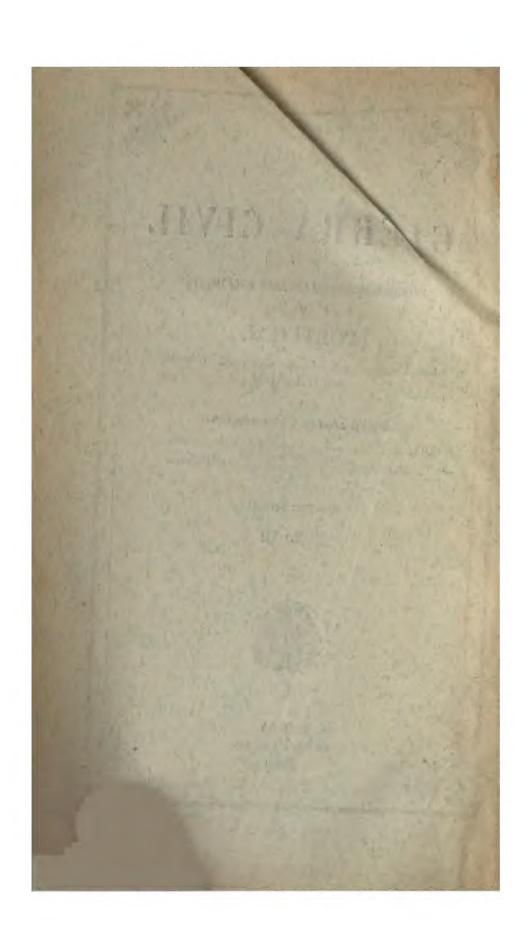

# HISTORIA DA GUERRA CIVIL

E DO

# ESTABELECIMENTO DO GOVERNO PARLAMENTAR

EM

# **PORTUGAL**

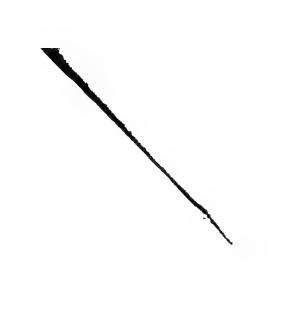

,

# HISTOP '

# GUERAA CIVIL

PARLACHESTO DO GOVERNO PARLAMENTAR

EN

# PORTUGAL

Comprehendendo a historia diplomatica, militar e política d'este reino desde 1777 ate 1834

P04.

# SIMÃO JOSÉ DA LUZ SORIANO

Bacharel formado em medicina pela universidade de Combra, socio correspondente do Instituto da mesma cidade e benemerito do Gremio Litterario da cidade de Angra do Heroismo

di, pier beim som taorde, et gregser I-meatom und greekame. I-mas, cop 68

TERCEIRA EPOCHA

TOMO VII



LISBOA imprensa nacional 1890

em lighter



# COLLECÇÃO

11E

# DOCUMENTOS HISTORICOS OFFICIAES

CONTIDOS NO

SETIMO E ULTIMO VOLUME

DA CITADA

TERCEIRA EPOCHA



# DOCUMENTO N.º 160

(Citado a pag. 6)

Correspondencia do coronel de milicias Francisco Antonio Leitão para o visconde de Canellas, provando, que o capitão general da Galliza delineára o ataque dos rebeldes contra Portugal.

1.ª carta.—III. " e ex. " a cex. " o sr. — Dou parte a v. ex. " que hoje recebi ordens do general d'esta provincia, que lhe foi transmittida pelo ministro da guerra, para eu me recolher a Lugo, para onde parto quinta feira, 28 do corrente: portanto pode v. ex. " escrever-me para lá, pois estimarei quando lá chegar ter já noticias de v. ex." Aqui a emigração continúa como até aqui, e temos gente de todas as armas de differentes corpos, e em Lugo estão já mais de 700 homens. Já saberá da fugida da guarnição de Almeida, e por Cella Nova passaram mais de 60 homens de todas as armas, fugidos do Porto. É o que se me offerece dizer a v. ex.", de quem sou—Subdito, attento venerador e creado—Verim, 24 de setembro do 1826.— Francisco Antonio Leitão.

2.ª carta. — Ill. <sup>mo</sup> e ex. <sup>mo</sup> sr. — A carta que v. ex.² me escreveo em 5 d'este mez, só a recebi em 17, porque foi a Lugo em primeiro logar, e d'aqui em diante v. ex.² porà no sobrescripto: *Benevente, Verim*. Seria bom que v. ex.² alcançasse ordem para invadirmos, ou para nos avizinharmos às fronteiras, porque de certo rebenta no Porto apenas chegarmos. Sei isto por um cadete que agora aqui chegou, fugido do Castello da Foz, e trazia cartas da rainha para o visconde de Montalegre e Madureira: porém na estatagem dos Pousadouros foi apprehendido por José Alvaro, filho do visconde

Fina fugiu-lhe, e trome

Line 1 - En fugiu-lhe, e trome

Line 2 - De Saldanha den
Line 3 - De Saldanha den
Line 4 - Ta para chamar os libes

Line 2 - Carta constitucionales

Line 2 - Carta const

Net m. 21 de setembro de 1826. -

# DOT VENTO Nº 161

7.0

- a - common b. Proint IV anterison sua filha D. Maria da Gloria
common transportes en escriptos en tiol o infante D. Miguel, e a
common promotatam as respectivo contrato esponsalicio.

der des had este meu alvará virem, quo s des me s semas meditações, abdiy ssay da menha sobre todas muito and Land D. Maria da Gloria, para al a estado e seus dominios possa o do usa a da serenissima casa de como sou pae e tutor natural, esschole de ligar em casamento, e como ventado e bons desejos do 楱, o infanto D. Miguel, em tizata e outras qualidades que o micha Pha se assentarem no 15 cossines; hat por bem outerus loc todas amada e prezada a com al para contrabir es menciosioni piem para seu procurador o volm, litersello, e men plenipoten- $\varepsilon_{++}(\lambda,s,-)$  , le este acto se fará por

escriptura publica, guardadas as solemnidades de direito, solicitando o dito meu ministro a competente dispensa de impedimento canonico, para que se possa effectuar este consorcio. Pelo que mando ás pessoas a quem o conhecimento d'este alvará pertencer, o cumpram e guardem como n'elle se contém. E valerá como carta passada pela chancellaria, posto que por ella não haja de passar, e o seu effeito haja de durar mais de um anno, sem embargo das ordenações em contrario. E registando-se este no competente livro, se mandará o original para a Torre do Tombo de Lisboa. Dado no patacio do Rio de Janeiro, aos 28 de abril de 1826.—Rei, com guarda.

# DOCUMENTO N.º 162

(Citado a pag. 17)

Alvará de procuração, pelo qual a princeza D. Maria da Gloria, auctorisa o barão de Villa Secca para a representar no seu contrato de esponsaes com seu tio, o infanto D. Miguel.

Eu a princeza D. Maria da Gloria, faço saber aos que este men alvarà virem e seu conhecimento pertencer, que tendo-me auctorisado men augusto pae, o senhor D. Pedro I. imperador do Brazil, e rei de Portugal e Algarves, para que ea possa contrahir esponsaes com o serenissimo senhor D. Miguel, infante de Portugal, men tio, que se acha actualmente residindo em Vienna de Austria; e devendo eu para este fim nomear pessoa, que em meu real nome possa celebrar este solemne acto: hei por bem constituir meu procurador ao barão de Villa Secca, ministro plenipotenciario da orte de Portugal junto a sua magestade imperial e real apostolica, para assignar por mim a escriptura dos ditos esponsaes, guardadas as solemnidades legaes, com a clausula de que valera este contrato, obtida que seja da Sé Apostolica a competente dispensa de impedimento de consanguinidade, que entre nos existe, conforme o direito canonico. E para

este effetto concedo ao men dito procurador os poderes necessarios, havendo por firme e valioso o que a este respeito praticar. Em fe do que mandei passar este alvará, que vae por mun assignado, e sellado com o sinete das reaes armas.

Undo no palacio do Río de Janeiro, aos 28 do mez de abeit de 1826, — Princeza O. Maria da Gloria. (Estava o seno das reaes armas.)

### DOCUMENTO N.º 163

(Citado a par. 17)

Contrato dos esponsaes da rainha D. Maria II, assignado pelo seu procurador o barão de Villa Secca

Sua magestade, a senhora D. Maria II, rainha fidelissima de Portugal e dos Algarves, etc., tendo a idade em que por direito canonico e civil póde contrahir esponsaes; e havendo na conformidade de um e outro direito, e das leis patrias. obtido a regia, expressa, e legal auctorisação de seu augusto pae, e tuter natural, el-rei fidelissimo, nosso senhor, para contrahir esponsaes com seu augusto tio, o serenississimo senhor infante D. Miguel, bem como para nomear seu procurador para este effeito ao sr. harão de Villa Secca, do conselho de sua magestade fidelissima, e seu enviado extraordinario e ministro plenipotenciario junto a sua magestade imperial e real apostolica; e sua alteza, o serenissimo senhor infante D. Miguel, achando-se igualmente em idade e com todas as faculdades necessarias para similhantemente contrahir esponsaes com sua augusta sobrinha, a senhora D. Maria II, rainha fidelissima de Portugal e dos Algarves: accordaram em fazer o sobredito contrato de esponsaes pela fórma expressada nos seguintes artigos:

Artigo 1.º Sua magestade a senhora D. Maria II, rainha fidelissima de Portugal, representada pelo sen acima citado procurador, e sua alteza, o serenissimo senhor infante

D. Miguel em pessoa, se obrigam por meio de promessas reciprocas, a effectuar o seu futuro casamento, declarando os augustos contrahentes que elles consideram os esponsaes como uma promessa de concluir o seu subsequente matrimonio per rerba futuri, segundo a doutrina da igreja catholica e apostolica romana, tendo precedido, por concessão da santa Sé Apostolica, a dispensa do impedimento canonico de consanguinidade, que existe entre os dois augustos contrahentes.

Art. 2.º Os augustos contrahentes declaram que o sen futuro consorcio se effectuará, logo que a augusta contrahento houver chegado á idade competente para o poder concluir, ou que tenha obtido da Santa Sé um indulto especial para superr a falta de idade. Em qualquer d'estes dois casos terá todo o seu devido effeito a procuração, que o augusto contrahente passar e houver de transmittir á côrte imperial do Rio de Janeiro, a fim de se fazer representar no acto solemne dos seus desposorios pelas pessoas, que aprouver a seu augusto crinão de designar, em ordem a que tão ditosa união possa ter logar, aonde sua magestade el-rei fidelissimo nosso senhor tiver por conveniente e mais acertado.

Art. 3.º Os augustos contrahentes esperam que o mosmo soberano poder, que os habilitou para poderem contrahir livremente os seus esponsaes, haverá por bem sanar toda e qualquer nullidade, que possa resultar da fatta de algumas formalidades, que costumam acompanhar esta especie de contratos, e que no presente não poderão talvez ser completamente observados, em rasão das circumstancias e da distancia em que elle foi celebrado.

E para firmeza e validade d'este contrato, de que se extrahram as copias necessarias e authenticas, escripto por D. Luiz Maria da Camara, secretario da legação portugueza na côrte de Vienna, fazendo as foncções de secretario regio, e feito debaixo dos auspicios e na presença de sua magestade imperial e real apostolica, assignado pelo sr. barão de Villa Secca, do conselho de sua magestade fidebissima, e seu enviado extraordinario e ministro plenipo-

tenciario junto a sua magestade imperial e real apostolica, como procurador de sua magestade a senhora D. Maria II, rainha de Portugal e dos Algarves etc., pelo augusto contrahente em pessoa, cujo contrato foi igualmente assignado em qualidade de testemunhas por suas altezas imperiaes e reaes, os serenissimos senhores archiduques, Fernando, principe hereditario; Francisco Carlos, segundo filho de sua magestade imperial e real apostolica; Carlos e José, palatinos de Hungria: e do mesmo modo por sua alteza, o senhor principe de Metternich, chanceller da côrte e de estado de sua casa imperial, e bem assim pelo ill. "o e ex. "o sr. visconde de Rezende, que interveiu no presente contrato como enviado extraordinario e ministro plenipotenciario de sua magestade imperial e real fidelissima. - Dado duplo em Vienna de Anstria, aos 29 días do mez de outubro de 1826 .- O infante D. Miguel.-O barão de Villa Secca, como procurador de sua magestade, a senhora D. Maria II, rainha de Portugal e dos Algarves. - Charles, comme temoin requis. - Joseph. comme temoin requis. - Comme temoin requis, Le Vicomte de Rezende. -- Ferdinand, comme temoin requis. -- François Charles, comme temoin requis. - Le prince de Metternich, comme temoin requis.

# DOCUMENTO N.º 164

(flitado a pag. 17)

Processo verbal do acto dos esponsaes e promessa de casamento entre a princeza D. Maria da Gloria, e sen tio o infante D. Miguel

Processo verbal do acto de esponsaes, e de promessa de casamento entre a princeza D. Maria da Gloria, filha mais velha de sua magestado, o imperador do Brazil, D. Pedro I, declarada por sua dita magestade rainha de Portugal e dos Algarves, debaixo do nome de Maria II, e sua alteza real, o infante de Portugal, D. Miguel: a primeira representada nos presentes esponsaes pelo barão de Villa Secca, enviado ex-

traordinario e ministro plenipotenciario de Portugal na côrte imperial de Austria, o qual acto de esponsaes e promessas de casamento foi passado no palacio imperial, em presença de sua magestade, o imperador e rei, aos 29 de outubro de 1826.

As pessoas convidadas para a ceremonia foram:

Sua alteza real, o infante D. Miguel.

Sua alteza imperial, o archiduque Fernando, principe hereditario.

Sua alteza imperial, o archiduque Francisco Carlos.

Sua alteza imperial, o archiduque Carlos.

Sua alteza imperial, o archiduque José, palatino de Hungria.

O principe de Tranttmansduff, grão-mestre da côrte imperial.

O principe de Metternich, chanceller da côrte o de estado, e da casa imperial.

O conde de Cazernim, camareiro-mór de sua magestade o imperador.

O barão de Villa Secca, enviado extraordinario, e ministro plenipotenciario de Portugal.

O visconde de Rezende, enviado extraordinario, e ministro plempotenciario de sua magestade o imperador do Brazil.

Monsenhor Ostini, internuncio na corte de Roma, junto da corte imperial da Austria.

O secretario da legação portugueza, D. Luiz Maria da Camara, fazendo as funcções de secretario real.

O barão de Vacken, conselheiro antigo actual da chancelteria da córte e de estado, tendo o protocollo.

Tendo-se reunido pelas seis horas da tarde todos os acima ditos, tixada como foi esta hora por sua magestade, o imperador nos aposentos interiores da córte, sua magestade imperad e real apostolica, ordenado com as ordens de Portugal e do Brazil, sain dos aposentos, e depois de ter tomado logar, o barão de Villa Secca ordenou ao secretario da legação portugueza, D. Luiz da Camara, que fizesse a leitura em original portuguez, e em traducção franceza legalisada, dos dois

The second secon

si si si messa de e is testeniue vi cessi cercal, tesemunhando a inteira e exacta celebração dos esponsaes, o qual processo verbal foi depois lido e assignado pelo principe chanceller da côrte e de estado, e da casa imperial. — Ferto em Vienna aos 29 de outubro de 1826, (L. S.) — (Assignado) Principe de Metternich.

# DOCUMENTO N.º 165

(Citado a pag. 18)

Insiste o infante D. Miguel em pedir para casamento uma princeza da Baviera, sem que para isso tivesso pedido licença, ou consultado a vontade de seu augusto pae.

III. 110 e ex. 110 sr. - Logo depois da chegada do senhor infante D. Miguel a esta córte, notei, e notaram outras pessoas, que sua alteza real olhava com especial predilecção para a senhora princeza Ludovica Gudhermina de Baviera, e no dia em que sua magestade o imperador deu o déjeuner dansant, de que fiz menção em um dos meus precedentes officios, fez-me o senhor infante a honra de conversar commigo sobre as albanças de familias, dando a entender, segundo me parecu, posto que em termos geraes, e sem claramente se explicar, que aquella princeza lhe não desagradava. No dia seguinte pela manha recebi uma carta do conde de Rio Maior, em que me dizia, que, voltando na noite antecedente do theatro, dissera o senhor infante, antes de se apear, ao conde de Bombelles as seguintes palavras; até à manhà às dez horas, respondendo assim à pergunta que o referido conde lhe havia forto sobre a hora a que no dia seguinte devia vir à sua presença; ao que o conde de Rio Maior observára, que ás onze horas devia ter logar a ajustada visita a sua alteza imperial, o archiduque Antonio, retorquindo a isto o conde de Bombelles: é que sua alteza vac visitar el-rei da Baviera; em consequencia do que se resolvia o conde de Rio Maior a perguntar ao senhor infante, diante de mim, por assim o julgar

- - - : sonti, je similiante visita, en de stensente fina en de and the second s anda anda anda anda = = = = = and day, appareced and the selection of th a see a la call au au die solore o objecto - 2 LLTD TOLITOR & então re-and the second second precipitado, a la rain la magestade, and a service and a service and a service de Rio Maior; - - we was a many sentior, bavia posto a seu - Expus respentisamente ao - - amas, que e asamento era e acto mais serio da vida, - a un similie, como elle esa, e que me parecia en pessoa pedir espressão de - un sour per sons at main era absolutamente and the second of the second o and the sea angusto filho. - Que o senhor infante enand the second s e diguando-se a sequely faria, sem ouvir o a con los contrado sua alteza real de we want where o mencionado as-. ... see blood passou sobre tal materia . . V. . . s este los a informar a v. ex. a, se ogimnie sylva sylvatio que commigo se

Alguns dias depois do que acabo de ter a honra de referir a v. ex., saindo do quarto do serenissimo archiduque João, disse-me o senhor infante que desejava fallar-me, e que fosse su ao seu aposento pela volta da uma hora. Em obediencia a este mandado, fui aquella determinada hora à presença de sua alteza real, e ao entrar no quarto disse-me este senhor, pe me queria pedir um conselho, e continuou o discurso pelas seguintes formaes palavras: - Antes de sair de Portugal, deu-me el-rei meu pae licença para escolher cá fóra uma princeza, que me conviesse para esposa, e que depois da escolha feita lhe desse d'ella parte, para obter o seu regio beneplacito. »—Respondi que fazendo-me sua alteza real a honra de consultar-me sobre tão melindrosa materia, e que não podendo eu duvidar d'aquillo que sua alteza real era servido asseverar-me, quanto á licença concedida por sua magestado, era minha obrigação dizer-lhe, que logo que sua alteza real, em consequencia d'aquella permissão, tivesse reflectidamente fixado a sua escolha, me parecia dever escrever a seu augusto pae, bem certo em que não contrariando a referida escolha as vistas e os projectos de el-rei nosso senhor, era de presumir que sua magestade haveria sem duvida por bem anonir aos desejos de sua alteza real; repetindo en por esta occasião, que não convinha dar passo algum directa, ou indirectamente sobre similhante assumpto, antes de haver consegundo a auctorisação de sua magestade, não só como pae, mas como rei; e acrescentei que me parecia igualmente necessario não fazer mysterio ao condo de Rio Maior da curta, que sua alteza real houvesse de escrever a sua magestade aquelle resperto. Encontrei, como esperava, no senhor infante a mesma docilidade, que sua alteza real poucos dias antes tinha manifestado, relativamente ao objecto da promettala visita a sua magestade bavara, segurando-me o senhor mfante que escreveria a seu augusto pae, o que entregaria a carta ao conde de Rio Maior, para este a fazer chegar ás nãos de sua magestade.

Tendo dado fiel conta a v. ex.ª de quanto fica exposto, resta-me comunicar-lhe que encontrando-me os dias passa-

- De este chancel-SPEE OF tonga pratica - - - spokera a neces = >1 point aquelles - - a da sua alta je--m resta dois sujeitos. - - e -atims precisas para -- er to-somente termo - - responetaro tempo. e en income diminuir o = =uarue se Vienna, in-- - - I movies despezas, e . The fire that de uma con-The see angustic pae, is raph pintagrina, que os -- - turbabe per elle priu-- THE IN PROPER TOO SEE ABOUTE 2 - Ge Barrera, mas -- . . - - . . que com-- - - - - - - - - - - - - futuro com-- - - - - - - - - - - - - - - - principe - - - see sendor, se prestaes is represented, quando - con in Vertermen que sua - vone into sens conselhos e - manamente de os seguir 10 to 20 to 10 to - - - - mia e promistanciada re-Termino este the property of the second of e al necession of inter-sea allera - - see a negative fue ago eleenton, de dirigir-se directamente a el-rei da Baviera, o que talvez intentou, porque a princeza pela sua parte se mostrou mudo inclinada a sua alteza real), e que toda esta côrte respeita e estima o sr. infante, sendo de esperar que o sen evidente melhoramento continuará para gosto e satisfação de seu augusto pae.

Deus guarde a v. ex.º Vienna, 19 de dezembro de 1824.—
III.ººº e ex.ººº sr. marquez de Palmella. — Burão de Villa Secca.

# DOCUMENTO N.º 166

(Citado a pag. 10)

Hypocrisia do infante P. Mignel, na desaffeição que mostrou ter em Vienna para com alguns dos seus collaboradores no attentado de 30 de abril de 1824

III. mo e ex. ma sr. — Cumpre-me informar a v. ex.a que a casa de commercio d'esta cidade Friese & C.3, mandon ha ponco entregar ao conde de Bombelles uma carta, remettida por um negociante de Genova por via d'aquella casa, e dirigida ao serenissimo senhor infante D. Miguel. Desejando o referido conde dar uma prova de confiança a sua alteza, entregou immediatamente a este senhor a mesma carta, que sua alteza leu e rasgou logo. Seguron-me mui positivamente o senhor infante, e o mesmo fez o conde de Bombelles, que n'aquella carta, escripta pelo marquez de Abrantes, D. José, dava este ultimo conta a sua alteza da sua chegada a Genova, onde ficava em quarentena, e se queixava da sua sorte e exterminio, acrescentando que do modo por que o mesmo marquez havia sido tratado se podia bem colligir a maneira por que o seriam outras pessoas, que ainda se achavam em Portugal. Tenho razões mui particulares para acreditar que sua alteza nada omittiu, communicando-me o conteúdo na mencionada carta. Fallando en ao senhor infante sobre aquella mesma carta, tratou elle o seu auctor com expressões do

THE HOLDEN AT THE W 20 21 PERSON IN CHARACTER पार्ट कार्याहरू मा माह कि है है के क्रीडियों। क्रिड स्ट्राई The same a second second separation EBICE & Francisco La come de que ele The state of the s The same of the sa ---2 2 2 2 3 - Tim Wall(n) eque The suppose of the su - STA TE HE IN RESERVE - .. all's 1 months, a pair conse-- 13. a ara nyeka iki mui bom - the remandame de - - चार्च अपट अपट अपट विकास वे

- - - R TO A STATE OF THE STATE a a serre pur le de gocios ara mrysda de — —— a m um sucarregado - - t paem o consul - - - Sa a menciouada - sur feda ao capitão - % s. sutendi dever con-- - 1 sauc. esperando que - > 10 1 piermar, ou de news observed in a second en and sure sure altera · · · > being: e posto i ... we and the anti-an we say mu<sub>ne</sub> or a constant see see não referisse unicamente à sua boa saude, que è o que mais podia interessar aqueltas augustas senhoras.

Deus guarde a v. ex.ª Vienna, em 12 de setembro de 1825. — III.ººº e ex.ººº sr. conde de Porto Santo. — Barão de Villa Secca.

# DOCUMENTO N.º 167

(Citado a pag. 260)

Manifesto elaborado em Vienna de Austria a favor dos direitos de D. Pedro IV, contrariando o que o viscondo de Canellas tinha elaberado em favor do infante D. Miguel <sup>1</sup>

La mémoire, qui nous a été communique sur l'ordre de succession au trône de Portugal, commence par établir en these genérale: «que l'empereur D. Pedro n'est pas l'héritier legtime du feu roi Jean VI, son père, mais que la couronne de Portugal appartient de plein droit à l'infant D. Miguel». Il suffit de soumettre la position personnelle et respective des deux princes à un examen impartial pour démontrer la fanssete de cette pretention; et il suffit pour porter cette démonstration jusqu'à l'évidence de consulter: 1°, les principes du droit commun; 2°, les transactions politiques; 3°, les actes mêmes du roi Jean IV, sur lequel se base le travail de l'auteur du mémoire, et dont il cherche à tenir pour la personne de l'infant des consequences favorables.

1º Considérations puisées dans le droit commun.

L'empereur D. Pedro est le fils ainé du roi Jean VI. Les lois de succession, qui étaient en plein vigueur dans le royaume de Portugal au moment du décès de ce souverain, ont appele D. Pedro à la succession immédiate au trône de Por-

<sup>1</sup> Tendo o visconde de Canellas e os Silveiras publicado uma menorma em que mostravam os direitos, que o infante D. Miguel tinha á accessão da corda de Portugal por morte de seu par, el-rei D. João VI, a corte de Vienna de Austria refutou essa memoria por meio de uma autra, que superiormente se lo.

maior desagrado, servindo-se até do epitheto de desarergonhado, estranhando que pessoas que, abusando dos seus poucos annos e falta de experiencia, buscaram sepultal-o em um abysmo, se atrevessem ainda a escrever-lhe. Que elli não podia embaraçar, que de Genova, ou de outra qualque parte, se the dirigissem cartas, às quaes por certo sua alte

Aproveitei esta opportuna occasião para representar jamais responderia. senhor infante com o maior acatamento, e ao mesmo ter com energia e franqueza, que não convinha de modo als que sua alteza, directa ou indirectamente, estivesse con respondencia, on relações com individuos, cujos conelle mesmo reconhecia terem-lhe sido tão perniciosos: o melhor e unico meio de obviar a tão graves inconvenera não acceitar o senhor infante cartas, que lhe não dirigidas por via d'essa serretaria d'estado, e por guinte entregues por mim. Abraçou sua alteza de n grado este parecer, auctorisando-me, e até ordenanc não levar à sua presença nenhuma carta, que vieminha mão, e que en julgasse ser de pessoa susper

Por este tempo recebi, por via do encarregado d de sua magestade na còrte de Turim, uma carta Gibraltar 20 senhor infante, e remettida ao dito i de negocios pelo nosso consul em Genova, a qu austriaco na referida cidade a entregára. Era carta, como se vé do proprio sobrescripto d'e mór, Sebastião Duarte da Ponte Negrão. Enterservar a mesma carta fechada em meu poder. sua magestade se dignarà ordenar-me de a praticar aquillo que a tal respeito o mesmo for servido determinar. Anteriormente me feito a honra de me mostrar duas cartas, Madrid de suas augustas irmās, em respusi infante thes escrevera pelo conde de Ca que as referidas cartas trada contivessom. mei a respentosa liberdado do aconsello sua resposta to

la pragmatique du roi Jean IV porte: «que dans le cas où le roi aurait succedé dans quelqu'autre royaume, ou domination étrangère, il serait obligé de vivre toujours en Portugal, mais dans ce cas là, l'ainé de ses fils, s'il en avait plusieurs, succederait dans le royaume étranger, et le second dans celui du Portugal». Cette disposition ne peut porter aujourd'hui que sur la descendance de l'empereur D. Pedro, et dans aucun cas sur l'infant D. Miguel; vu les considérations développées plus haut dans les §§ 1 et 2; vu le principe fondamental du droit de succession (le mort saisit le vif), en vertu du quel le héretier naturel et direct entre, au moment même de la mort de celui à la succession du quel il est appelé, dans la plénitude des droits que celui-ci possédait de son vivant.

Le roi Jean VI en concluant l'arrangement du mois d'abut 1825, aurait pu sans doute le conduire aux termes de la pragmatique du roi Jean IV, et en insistant sur la renonciation de D. Pedro à la couronne de Portugal, proclamer l'infant 1). Miguel, son second fils, successeur éventuel à cette couronne. Non seulement sa majesté très-fidèle ne l'a point fait, mais elle a, au contraire, expressement reservé à son fils ainé, par le traité du 29 août 1825, le droit de succeder aux deux couronnes. Il est donc également incontestable qu'aujourd'hui ce n'est plus qu'a la succession directe de D. Pedro, légalement roi de Portugal, depuis le décès du roi Jean, son père, que la loi de 1612 pourrait jamais être applicable. Il nous reste encore à relever une erreur dans laquelle est tombé l'auteur du memoire, que nous refutons; c'est celle de l'ignorance dans laquelle il suppose que se trouvaient les souverains de l'Europe en général, et le cabinet de Vienne en particulier, à l'égard de l'existance et de la teneur des actes du roi Jean IV. Il n'en est point ainsi, et l'empereur ne le serait point permis de donner à l'infant les conseils que ce prince a réclamés de sa majesté impériale, sans avoir eu une connaissance préalable et exacte des bases du droit public et particulier du Portugal; et un travail du cabinet britannique sur le même objet nous est également connu depuis longtemps. Toutes les conséquences que l'auteur du mémoire tire

d'un fait, gratuitement supposé, tombent ainsi avec cette supposition. Cette deduction, quelque succinte qu'elle soit, nous paraît suffisante pour démontrer jusqu'à l'évidence, que les droits de l'empereur D. Pedro au trône de Portugal sont meontestables, et que du mémoire, auquel nous venons de répondre, en cherchant à établir ceux de l'infant D. Miguel sur des basses aussi fausses, loin de travailler dans les intérêts de ce jeune prince, ne pouvait pas servir plus utilement ses onnemis.

Vienne, le 28 novembre 1826.

### Declaração do infante D. Miguel

(Traduction). — Moi, soussigné, infant D. Miguel, je déclare être parfaitement d'accord sur tous les points de droit établis, et développés dans un mémoire, portant la date du 28 novembre de l'année conrante, sur l'ordre de succession au trône de Portugal, que d'ordre de sa majesté impériale et royale apostolique, son altesse le prince de Metternich, m'a communiqué, et qui se trouve joint au présent acte; points de droit, en conséquence desquels, je confirme nouvellement les principes de la fidélité, que je dois an seigneur D. Pedro IV, mon légitime souverain, et dont je ne me suis jamais écarté.

Delivré à Vienne en Autriche, le 29 novembre 1826. = (Signé) Infante D. Miguel. — (L. S.)

# DOCUMENTO N.º 168

(Citado a pag. 27)

Carta regia expedida ao conde de Rio Moior, em que-el-rei lhe ordena dar a seu filho D. Miguel os conselhos que julgasse convenientes

Conde de Rio Maior, amigo. Eu el-rei vos enviu muito saudar, como áquelle que amo. Havendo-vos escolhido para

acompanhar a meu muito amado e prezado filho, o infante D. Miguel, nas suas viagens, pela confiança que tenho no vosso zêlo, experimentada fidelidade e consummada prudencia, fui servido mandar-vos dar as instrucções, que julguei necessarias para o bom desempenho d'aquella importante commissão. N'essas instrucções vos recommendei mui especialmente de dirigir a conducta de meu filho, dando-lhe da minha parte aquelles conselhos que julgasseis apropriados, e regulando o curso das suas viagens. Não é de esperar que meu filho deixe de seguir as insinuações, que vós n'essa conformidade em men nome lhe fizerdes, e às quaes è da minha real vontade que elle se conforme; porém, se acontecesse o contrario, declaro que esse procedimento seria por mim considerado como desobediencia formal da parte de meu fitho às minhas soberanas determinações e paternaes dictames; e n'esse caso inesperado vós devereis mostrar ao infante esta minha carta regia, para que lhe seja constante o seu conteúdo, e não possa allegar ignorancia da minha real

Escripta no palacio de Mafra, aos 5 dias do mez de novembro de 1824. = Rei.

(Registada no livro dos officios varios para diversos da secretaria dos estrangeiros.)

### DOCUMENTO N.º 169

(Citado a pag. 28)

D. Miguel resiste a que da sua comitiva sejam separados alguns dos seus creados, que, em rasão dos perniciosos conselhos que lhe davam, se tornavam indiguos de o acompanhar

III. mo e ex. mo sr. — A força da verdade, que me levou em alguns dos meus officios, e especialmente no reservado n.º 8 1, a affirmar a v. ex.º que o serenissimo senhor infante

E o do documento n.º 165.

D. Miguel se tinha até então comportado perfeitamente bem em todo o sentido, me obriga agora a modificar de alguma sorte aquella asserção, participando a v. ex.ª que sempre reciei, que quando se tratasse de separar de sua alteza alguns individuos que cercam a este senhor, e que as pessoas que melhor do que eu os conhecem, reputam pelo menos inuteis, quando não prejudiciaes ao senhor infante, encontrassemos opposição da parte de sua alteza real, e assim aconteceu! Na intenção de evitar aqui altercações pouco agradaveis, é que en havia suggerido ao principe de Metternich, na carta que lhe escrevi, annexa ao officio reservado n.º 4 (letra C), a idéa de que a referida separação se effeituasse em Lintz, ou em outro qualquer sitio, antes de sua alteza real chegar a Vienna. Entendeu, porém, o sobredito principe que seria mais acertado que ella tivesse logar n'esta capital; e em consequencia d'esta opinião expoz o mesmo principe ao senhor usante quanto tive a honra de communicar a v. ex.ª no meu officio reservado n.º 8, promettendo-lhe então sua alteza real de seguir pontualmente os seus conselhos e exhortações. Tendo-se finalmente alugado casa para o senhor infante, assentou-se que a occasião de sair da pousada em que residia era a mais opportuna para reclamar a execução da promessa de sua alteza real, de consentir na partida dos mencionados individuos, e n'essa conformidade encarregou o principe de Metternich ao conde de Bombelles, em quem o senhor infante parece ter alguma confiança, de lembrar a sua alteza real o cumprimento da sua palavra; porém, este senhor mui positivamente se recusou a annuir a esta erigencia allegando que tinha escripto a sen augusto pae, e que emquanto não recebesse resposta de sua magestade não podia consentir em separar-se dos seus creados. Fez o conde de Bombelles as mais energicas representações ao senhor infante, observando-lhe o compromettimento que resultaria da quebra da palavra por elle dada ao principe de Metternich, alem de muitas rasões não menos fortes: mas tudo foi debalde.

Fallando-me o chanceller da côrte e estado hontem á noite sobre este objecto, declarou-me que não convindo dar-se maior publicidade a similhante negocio, e evitar por outro lado a desagradavel scena da partida dos acima referidos individuos por meios violentos, passava a encarregar mr. de Pflügl de representar ahi ao governo de sua magestade a necessidade de vir ordem positiva de sua magestade ao senhor infante, para elle fazer sair d'aqui aquelles individuos, ordem que, sem duvida, sua alteza real cumpriria, sendo-lhe ella sobretudo dirigida. Muito quizera não ter a transmittir a v. ex.ª para o futuro senão a relação de factos em abono do senhor infante, cujo melhoramento sua magestade tem tanto a peito, e que nós todos tanto desejámos.

Deus guarde a v. ex. Vienna, 21 de dezembro de 1824.—
Ill. <sup>mo</sup> e ex. <sup>mo</sup> sr. marquez de Palmella. — Barão de Villa Secca.

#### DOCUMENTO N.º 170

(Citado a pag. 28)

Carta de D. João VI para seu filho, o infante D. Miguel, participando-lhe que deviam vir para o reino, o deixar de o acompanhar, os creados que na referida carta lhe mencionava

Meu filho. — Não convindo á maneira por que viajas como incognito, ser seguido de uma comitiva demasiadamente numerosa, e cansando isso ademais um excesso de despezas absolutamente inuteis, pois que muitas das pessoas que d'esta côrte te acompanharam, longe de te fazerem serviço, só prejudicam o decoro que te cumpre guardar, tenho resolvido que se recolham immediatamente a esta côrte Antonio Bartholomeu Pires, Hermogenio de Sequeira, Apollinario da Vaza, Paschoal da Silva, José Francisco dos Santos, e outro moço José de Mello; do que julguei conveniente prevenir-te, a tim de que, constando-te assim ser essa a minha vontade, a faças logo executar, como tambem ordeno ao conde de Río Maior, devendo tu ficar na certeza de que elles não serão aqui perseguidos por causa do pouco commedimento que

possa ter havido na sua conducta passada, comtanto que de futuro se comportem como devem, e em conformidade das less.

Deus te guarde, e te abençoe, como deseja o lhe pede teu pae. — João. — Real sitio do Alfeite, em 5 de fevereiro de 1825.

## DOCUMENTO N.º 171

(Citado a pag. 31)

# Prorlamações sediciosas mandadas para Portugal pelos emigrados realistas em Hespanha

Portuguezes! - Até quando, amados compatriotas, até quando ignominiosamente arrastaremos os duros ferros da gertidia!? Até quando o tenebroso véu da impostura e das facções eclipsará vossos olhos, para não verdes factos que noutro tempo nossos paes vingavam a ferro e a fogo!? Até quando, finalmente, uma nação sedenta de devorar nosso adiver nacional, e de rolar-se em nosso sangue, dictandonos a lei, semeará entre nós a discordia, a immoralidade e a melgão!? Ah! Não somos nos os descendentes dos Coroclas, dos Cesarões, dos Viriatos, e d'esses muitos lusitanos que espantaram Pompeu e abalaram o imperio romano? Não encheram nossos paes de admiraveis feitos a Europa, e não legram o illustre nome portuguez às mais remotas partes do mente, dominando todos os mares, parecendo até dictar 3 leraos elementos! ? Soffreram elles jamais outro governo que o dos nossos legitimos soberanos? Não guardaram, e literam conservar sempre com o maior esmero o inconcusso Pourpin das nossas liberdades civis: Nos liberi sumus. Nos somos livres.

Quem vos illude, portuguezes? Que prestigio terrivel prende vosos braços para a defeza da mais sagrada das causas? Que latalidade offusca vosso entendimento, para não conhecetdes os perversos e execrandos designios de Inglaterra.

recipion de la compensa a traducação de um systesu manusco nacio di minimo nera ancionistică absoluta is a second and it is a rest of the proper caracter? () goore ozer, in fil is burner was no, abnu Portugal are auto as another to the process probines, mentioner is a relicione, e a res una Lacia, a famosa e rethe second month of Ladous, promoted and das sous infames in verteiles. Sin even face, e se factos vos menciose sera amuseanimente notres, se ses descrevers as insumerrene assaultes de preserte, mater contra a bea fé dos rubles, te me, a lumnata hyperisia, actualmente se the same informatismes. Asia. Afranta e America, com a nossa progress of the surface sciences, by the tiltura, commercio a concerno, tescución as fructos da actuança ingleza. Toda a spir de le subre nes acre sus attenção religiosa e política! more un meriena na esa fili quem a bordo de um seu and he may be the very service do angusto principe, o seyes to Wigner, sace que a mesma pertidia, conservando an afranco servi a nazesta e real pessoa da senhora 🦖 - 👉 - 😉 🤝 🎂 Bourbon, ramba fidelissima, arran-📉 🦠 😘 🔅 😘 😘 nação legalmente livre, ao senhor 🕠 😘 📨 📨 portar a Vienna de Austria, aonde o 😁 👾 💛 🕬 magna influencia, téem todo o imperio; and the second of the second o se le la come en la serves, esteja de facto reputado como priguardado e espionado rigorosamente como and a specific capital !!! E eu assim o testifico e juro em mi-THE THE WAY

Europa da toda a preponderancia aos heroicos com que uma porção de benemeritos portuguezes, esta de tao bravos exemplos, não nos levantaremos em massa, e por todo o reino não combateremos estaculos, com que a impunidade, o deismo e a corretendem aniquillar a nossa fé, corromper a mo-

var preso o nosso adorado monarcha? Não somos todos portuguezes, não nos uniremos debaixo do estandarte das sagradas quinas, desprezadas no Brazil, para conservarmos illesa a fê do santo Affonso Henriques?

Portuguezes, a alternativa que se nos offerece, ou vierrmos eternamente sepultados na mais abjecta degradação, ou elevarmos nossos nomes até aos astros, immortalisando-os no templo da memoria. Não duvido da escolha, portuguezes; não duvido. Nós nada possuimos que de Deus não seja. A empreza è grande, è perigosa, mas aonde está a nossa fè? Faltou, ou faltará jamais o Deus de Affonso ás suas promessas? Não é ainda o campo de Ourique o campo das suas maravilhas; não permittiu que em 31 de maio de 1822 apparecesse em uma gruta do rio Jamor o penhor da nossa fé, o objecto das nossas esperanças, a milagrosa imagem da Concerção de Maria Santissima, e que em tempo tão crítico fosse, com terror dos impios transportada com solemne culto á cathedral de Lisboa, aonde recebe nossas adorações, e profusameute espalha suas misericordias? Ás armas, portuguezes! às armas! Deus derrama o terror sobre seus inimigos, e fortalecendo nossos braços, obrigaremos a cohorte impia da soberba e heretica Albion a retirar-se às suas prostituidas ilhas; e os degenerados portuguezes, passando para alem do Atlantico, levarão em suas frontes impressas a infamia e a ignominia; e nós, portuguezes, depois de rendermos humildes e fervorosas graças ao Senhor Deus de Sabahot, esperaremos o desejado momento de vermos entre nos o nosso legitimo soberano: e então, rodeando seu augusto throno em espirito e verdade, sanaremos os males da patria. Viva a religião christă! Viva a nação portugueza! Viva el-rei D. Miguel 1! Vivam os bravos que combatem pela justiça!

Fronteira de Portugal, abril de 1827. — Sebastião Duarte da Ponte Negrão.

#### Protesto feito em Hespanha pelos miguelistas lá refugiados em 1827

Em nome da santissima e indivisivel Trindade. — A nação portugueza, opprimida e atraiçoada por facções malvadas, sem legitimo rei, nem governo legitimo, que a defenda; destituida de todos os meios de fazer-se ouvir com authenticidade por seus legalisados representantes, ou delegados dos tres estados do reino, usando da unica faculdade que lhe resta livre, a intima voz da propria consciencia, protesta:

- 1.º Que emquanto viver o serenissimo senhor infante D. Miguel, roubado aos portuguezes pela perfidia dos inimigos de Deus, dos reis e dos homens, não reconhecem por legitimo rei de Portugal outro algum principe que não seja elle; porque seu irmão mais velho, primogenito do ultimo rei d'este remo, estava, antes de morrer seu augusto pae, naturalisado brazileiro; por se haver constituido de facto e direito imperador do Brazil, reconhecido por essa constituição, e outros actos diplomaticos, soberano estrangeiro para toda a Europa, incluso o mesmo Portugal, cujos naturaes ficaram sendo estrangeiros perante o imperador do Brazil; e portanto este soberano excluido de succeder no reino de Portugal pelas leis fundamentaes da monarchia portugueza, que expressamente o prohibem n'aquellas palavras: porque nunca queremos, que o nosso reino saia fora das mãos dos portuguezes. E ainda que taes leis não existissem, nem imperassem, assim mesmo não poderia de direito ser rei de Portugal, porque nunca se admittiu no mundo civilisado, nem ha de admittir, que os povos sejam estrangeiros perante os seus legitimos reis, como actualmente são os portuguezes perante o senhor D. Pedro I, imperador do Brazil, intitulado contra todo o direito das gentes, quarto rei d'este nome em Portugal.
- 2.º Que não reconhecerá jamais por leis fundamentaes da monarchia, ou constituição do estado, outras quaesquer que não sejam aquellas com que Portugal se constituiu em monarchia hereditaria nas côrtes de Lamego, e que o senhor D. João VI, que Deus haja, houve por bem instaurar por

decreto de 4 de junho de 1824, convocando a côrtes os tres estados do reino: porque a chamada carta constitucional, que se diz outorgada pelo senhor D. Pedro I, imperador do Brazil, por ser decretada por um soberano estrangeiro, que não tem direito algum a dar leis a Portugal, por não ser pedida, nem consultada pelos porteguezes, nem constar por quem foi feita, ou mandada fazer; por usurpar o reino ao seu legitimo successor, o serenissimo senhor infante D. Miguel, dando-se a uma sobrinha sua; por collocar os reis de Portugal em coacção, fazendo depender o exercicio da soberama, e outros actos da realeza de poderes secundarios, quaes são as duas camaras; por auctorisar os estrangeiros para estabelecerem n'este reino casas de heresias e cultos reprovados pela santa igreja catholica; por permittir aos porluguezes que desertem impunemente da sagrada religião de Jesus Christo, em que se constituiram militantes pelo sacramento do baptismo; por todos estes principios subversivos, que atacam directamente o altar e o throno, é a carta de facto e direito intrusa, irrita e nulla.

- 3.º Protesta contra a detenção do serenissimo senhor infante D. Miguel em qualquer reino, ou estado estranho, seja por violencia, seja por artificio, seja por outro algum pretetto, pedida, ou sustentada por quem quer que for, porque essa detença augmenta e multiplica os acerbos males que opprimem os portuguezes, e é um manifesto auxilio dado à facção aristocratico-maçonica, que por meios atraiçoados e aleivosos se introduziu e demora no governo de Portugal.
- 4." Protesta contra todas as suggestões, intrigas e combibações, cabalas, machinações, meditadas, intentadas ou executadas de qualquer modo, ou maneira, e por quem quer que seja, dirigidas a destruir, ou enfraquecer o presente protesto, ou qualquer parte d'elle.
- 5.º Protesta, finalmente, emquanto o serenissimo senhor infante D. Miguel não estiver em plena liberdade no seio de Portugal, contra qualquer escripto, ou escriptos, seja com que titulo for, attribuidos a este principe, encaminhados a contrariar, diminuir, ou annullar toda, ou parte da doutrina

d'este protesto, porque taes escriptos não podem deixar de ser apocryphos, ou produzidos em perfeita coacção physica ou moral.

Declara e condemna, por subversivas, quaesquer doutrinas publicadas, ou transmittidas por quem quer que seja, dirigidas a sustentar no todo, ou em parte, os actos ou materias contra que tem protestado; e n'esta condemnação comprehende com especialidade, por serem mais perigosas, aquellas dos escriptos portuguezes mais bem acreditados, só na parte em que affirmam o contrario do que a nação reprova, e abjura n'este protesto.

Declara nullo, de nenhum effeito e sacrilego, qualquer contra-protesto que appareça, ou possa apparecer, porque em documento será declarado inimigo da mesma verdade, e reconhecida por tal. E prostrada a nação portugueza perante o excelso throno do Altissimo, jura pelo santo nome do Senhor não desistir jamais do que tem protestado; abjura e detesta todos os principios, meios e fins oppostos a este juramento: implora o soccorro e justiça de Dens contra as oppressões e injustiças dos homens; e manda e conjura a todos os portuguezes, que pela graça do Senhor não estão infectos de doutrinas revolucionarias, nem implicados em sociedades secretas, guardem e transmittam este protesto sem duvida, minguamento, ou acrescentamento algum, emquanto a nação não póde, pelos meios estabelecidos na unica e verdadeira constituição do reino, fulminar com solemnidade contra seus execraveis inimigos, dos quaes a divina Providencia livre a todos os verdadeiros e honrados portuguezes. Amen.

#### DOCUMENTO N.º 172

(Citado a pag. 31)

As duas infantas portuguezas, casadas em Hespanha, mostravam-se activas promotoras da rebellião realista em Portugal

Ill. mo e ex. mo sr. — Continuando o partido exaltado n'este paiz em seus manejos contra as nossas instituições, e exer-

cendo a maior influencia nas nossas princezas, Infantado, Calomarde e Joaquim Severino; devo informar a v. ex.ª que este, não obstante Canellas não ter sido recebido por suas altezas, tratou de reconciliar estas senhoras com elle, o que conseguiu, por ser conveniente aos planos d'aquelle partido. Está, pois, Canellas em correspondencia com suas altezas, e tendo conferencias com Joaquim Severino, o qual, de acordo com Calomarde, presumo, com algum fundamento, tem contrariado muito as nossas reclamações. Canellas teve hontem uma longa conferencia com Joaquim Severino, e devo partir amanha d'aqui, segundo me dizem, para França; comtudo, en julgo que elle irá unir-se em Palencia com Montalegre. Devo. pois, repetir a v. ex.\* que julgo urgente, que o nosso governo tome com a maior brevidade medidas de precaução. a fim de impedir a execução do plano de que já fallei a v. ex.ª, que vão por em pratica immediatamente, segundo as informações que tenho. Escrevem a Canellas de Lugo, dizendo que foram d'alí enviados à provincia do Minho dois officiaes e duis sargentos portuguezes para a sublevarem.

Deus guarde a v. ex.<sup>a</sup> Madrid, 6 de outubro de 1826.—

M.<sup>an</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr. D. Francisco de Almeida. — Conde de Villa Real.

### DOCUMENTO N.º 173

(Citado a pag. 32)

Cirta do brigadeiro Magessi para D. Miguel, remettendo-lhe o auto do juramento que lhe preston, como rei de Portugal, em Villa Nova de la Serena

(Sobrescripto.) A el-rei nosso senhor, o senhor D. Miguel I. — Do general commandante das tropas realistas do Alemtejo, estacionadas em la Serena.

Senhor. — Com o mais profundo respeito e veneração ponho nas reaes mãos de vossa magestade o auto original do paramento de tidelidade, que en e a divisão do meu commando prestámos á real pessoa de vossa magestade, e a copia da ordem do dia que o ordenou, tendo-se executado tudo com o maior prazer e enthusiasmo. Digne-se, pois, vossa magestade aceitar benigno esta homenagem da nossa vassallagem, na certeza de que nos rogâmos effectivamente ao céu, que nos restitua a real pessoa de vossa magestade, para tranquillisar a nossa afflicta patria, a quem a facção revolucionaria despedaça incessantemente, como já ponderei a vossa magestade na data de 28 de agosto proximo passado.

Deus guarde por muitos e dilatados annos a preciosa vida de vossa magestade, como desejam o hão mister todos os seus fieis vassallos. Villa Nova de la Serena. 24 de setembro de 1826. — Antonio Tavares Magessi.

## DOCUMENTO N.3 174

(Citado a pag. 39)

Carta regia, pela qual D. Pedro declara as condições com que tenciona abdicar em sua tilha, a princeza D. Maria da Gloria, a corda de Portugal

D. Pedro, por graça de Deus rei de Portogal e dos Algarves. d'áquem e d'alem mar, em Africa senhor de Guine, da conquista, navegação e commercio da Ethiopia, Arabia, Persia e da India, etc.

Faço saber a todos os meus subditos portuguezes, que sendo incompativel com os interesses do imperio do Brazil, e os do reino de Portugal, que en continue a ser rei de Portugal, Algarves e seus dominios; e querendo felicitar os ditos reinos, quanto em mim couber: hei por bem, de meu moto proprio e livre vontade, abdicar e ceder de todos os indisputaveis e inauferiveis direitos que tenho à coròa da monarchia portugueza, e à soberania dos mesmos reinos, na pessoa da minha sobre todas muito amada, prezada e querida filha, a princeza do Grão Pará, D. Maria da Gloria, para

que ella, como sua rainha reinante, os governe independentes d'este imperio, e pela constituição que eu houve por bem decretar, dar e mandar jurar por minha carta de lei de 29 de abril do corrente anno; e outrosim sou servido declarar, que a dita minha filha, rainha reinante de Portugal, não sairà do imperio do Brazil sem que me conste officialmente que a constituição foi jurada conforme eu ordenei, e sem que os esponsaes do casamento, que pretendo fazer-lhe com men muito amado e prezado irmão, o infante D. Miguel, estejam feitos, e o casamento concluido, e esta minha abdicação e cessão não se verificará se faltar qualquer d'estas duas condições. Pelo que, mando a todas as auctoridades, a quem o conhecimento d'esta minha carta de lei pertencer, a façam publicar, para que conste a todos os meus subditos portuguezes esta minha deliberação. A regencia d'esses meus reinos e dominios o tenha assim entendido, e a faça imprimir e publicar do modo mais authentico, para que se cumpra interramente o que n'ella se contém; e valerá como carta passada pela chancellaria, posto que por ella não haja de passar, sem embargo da ordenação em contrario, que sómente para este effeito hei por bem derogar, ficando aliás em seu vigor, não obstante a falta de referencia e mais formalidades do estylo, que igualmente sou servido dispensar.

Dada no palacio do Rio de Janeiro, aos 2 dias do mez de maio do anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1826. = EL-REI (com guarda).

## DOCUMENTO N.º 175

(Glado a pag. 97)

Carta regia dirigida pelo infante D. Niguel ao marquez de Rezende, expondo-lhe a rasão que tinha para não seguir viagem para o Rio de Janeiro, como seu irmão lhe ordenára

Honrado marquez de Rezende, do conselho de sua magestade, o imperador do Brazil, e seu enviado extraordinario e

ministro plenipotrociario junto a sua magestade imperial e real apostolora. Amogo. Eu, o infante D. Mignel, vos envia muito saudar, como áquelle que prezis. — Tendo chegado o esta corte o veador Juão da Rocha Pinto, encarregado por meu augusto irmão e soberano de tomar as minhas ordens, relativamente à minha viagem ao Rio de Janeiro, na conformidade da proposta, que sua magestade fidelissima me fez na carta de que fui entregue, pareceu-me a proposito fazer constar ao sobredito veador, por vossa intervenção, visto o cargo que exerceis na corte em que me acho, que, escrevendo-me sua magestade fidelissima na mencionada carta, que o motivo que o decidira a fazer-me a referida proposta fôra o desejo que tem de ver a conclusão do casamento da rainha, a senhora D. Maria II, commigo na corte do Rio de Janeiro. para depois d'isso ter sua magestade fidelissima a satisfação de me fazer pessoalmente entrega da minha augusta sobrinha, e passarmos, ella e eu, a Portugal. E lembrando-me de que, quando em outubro do anno passado se tratou n'esta corte de pedir a dispensa, que o santo padre concedeu, do impedimento de consanguidade para se fazer o casamento em tempo opportuno, e desde logo os esponsaes já celebrados, observara então o internuncio apostolico, que sua santidade não podia dispensar no impedimento, que resultava de se não achar minha augusta sobrinha em estado de nubilidade, o que ha de necessariamente demorar por tempo consideravel a conclusão do dito casamento; assentei em taes circumstancias dever pedir conselho a sua magestade, o imperador da Austria, a quem meu augusto pae, que Deus tenha em gloria, e meu augusto irmão, me confiaram, sendo o conselho que sua magestade imperial e real apostolica me deu (e com que eu pelas rasões que acabo de dar, não pude deixar de conformar-me), de sobrestar em qualquer ulterior resolução, até que sua magestade receba resposta ás communicações que fez a meu augusto irmão.

Persuadindo-me que vos tereis provavelmente sido informado d'essas communicações, e conhecendo vos qual tem sido aqui a minha conducta, não duvido que me fareis a justiça de explicar ao veador João da Rocha Pinto os motivos que me impedem de effeituar desde já a minha viagem ao Brazil, capacitando-o juntamente de que não provindo estes motivos (a que não pude deixar de sujeitar-me), de sentimentos contrarios aos meus deveres, assim como não é de crer que elles hajam de alterar, como espero, a confiança que meu augusto irmão e soberano poz em mim, confiança que para mim é do mais alto apreço, e de que sua magestade fidebasima se dignou novamente assegurar-me na sua ultima carta, assim tambem nada poderá alterar a minha viva e sincera adhesão á sua augusta pessoa.

Finalmente, não ignorando vós que não dependeu de mim embaraçar a serie de acontecimentos, que só me é licito deplorar com todos os fieis subditos de sua magestade fidelissima, que felizmente compõem a grande maioria, ou quasi totalidade da nação portugueza, que tem por timbre ser fiel a seus reis, pensareis sem duvida como eu, que seria contra a minha dignidade manifestar os sentimentos de lealdade que me animam, por outro documento que não seja o exemplo, que constantemente tenho dado de obediencia e amor ao meu legitimo soberano.

Escripta em Vienna de Austria, aos 16 de março de 1827. — Infante D. Miguel. — Para o marquez de Rezende, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario de sua magestade, o imperador do Brazil, junto a sua magestade imperial e real apostolica.

#### DOCUMENTO N.º 176

(Citado a pag. 97)

Representação dirigida ao infante D. Mignel pelo veador João da Rocha Pinto, pedindo-lhe uma resposta decisiva, que o levasse a concluir, se devia ou não demorar a nau D. João VI no porto de Brest

Serenissimo senhor. — Com o mais profundo respeito tedo a honra de representar a vossa alteza real, que, havendo-me o marquez de Rezende, enviado extraordinario e mipoc.

nistro plenipotenciario de sua magestade, o imperador, meu augusto amo, junto de sua magestade imperial e real apostolica, transmittido officialmente por copia authentica, a autographa, que na sobredita qualidade recebeu de vossa alteza real em data de 16 do corrente, e julgando en pelo seu conteúdo, e à vista das minhas instrucções (que tive a honra de fazer patente a sua alteza real), que não posso suppor preenchida inteiramente a honrosa commissão de que fui encarregado, e tomar uma resolução qualquer, relativamente à nau D. João VI, que se acha surta no porto de Brest, e cujo destino depende unicamente de vossa alteza real. Não posso, serenissimo senhor, deixar em taes circumstancias de pedir a vossa alteza real, se digne dar-me novos esclarecimentos, dos quaes eu possa concluir, se me cumpre esperar até o tempo em que chegarão as respostas ás communicações, que foram feitas a sua magestade imperial e real fidelissima por sua magestade imperial e real apostolica, e das quaes depende a ulterior resolução, que de vossa alteza real haja de tomar, o que provavelmente não acontecerá até o mez de agosto, augmentando-se com os dias as enormes despezas de uma nau com 640 pessoas de tripulação, alem d'aquellas que vieram destinadas para o serviço de vossa alteza real, ou se devo partir?

Cumprindo-me ponderar respeitosamente a vossa alteza real, que sendo a sobredita nau, e toda a sua tripulação e guarnição portugueza, sem que todavia eu possa, pelo teor das minhas instrucções, considerar-me auctorisado para tomar ordens do governo de Portugal, não sómente eu poderia ver-me duplicadamente compromettido, se em circumstancias, como as que póde desenvolver o actual estado das cousas em Portugal, tomasse de meu motu proprio a arriscada deliberação de fazer ir a nau para aquelle reino, como poderia lembrar por economia; mas vossa alteza real mesmo se poderia achar embaraçado, caso por sua real vontade a nau D. João VI houvesse de dirigir-se para um dos portos de Portugal.

Bem persuadido que vossa alteza real se convencerá facil-

mente da necessidade em que me considero de recorrer novamente a vossa alteza real, para the pedir os esclarecimentos de que preciso, a fim de preencher tão importante, quão delicada commissão, de que seu augusto irmão e soberano se dignou encarregar-me, e não menos convencido de que vossa alteza real pesará maduramente as rasões e circumstancias que tive a honra de lhe expor, julgo desnecessario, e até seria sair fóra da esphera da posição em que me constituiram as soberanas ordens de sua magestade imperial e real fidelissima, apoiar junto a um principe, animado dos sentimentos manifestados na supracitada autographa, e munido dos conselhos de uma corte tão sabia, e tão conjuncta á pessoa de sua magestade imperial e real fidelissima, como a de Vienna, os raciocinios que a minha situação, e o meu zêlo, me suggeriram nas circumstancias de que julgo vossa alteza real cabalmente informado.

Digne-se vossa alteza real, annuindo ás minhas justas representações, aceitar benigno os protestos dos invariaveis sentimentos, com que tenho a houra de confessar-me com o mais profundo respeito, serenissimo senhor, de vossa alteza real o mais attento, reverente e fiel creado. = João da Rocha Pinto. — Vienna, em 20 de março de 1827.

## DOCUMENTO N.º 177

(Citado a pag. 98)

Segunda carta regia, dirigida por D. Miguel ao marquez de Rezende, em resposta à representação que lhe fez João da Rocha Pinto, declarando não poder fizar a epocha da sua partida para o Rio de Janeiro

Marquez de Rezende. — Havendo o veador João da Rocha Pinto feito chegar á minha presença uma representação, na qual elle pede as minhas ordens, relativamente á partida da nau D. João VI, e expondo-me: 1.º, que sendo summamente

avultadas as despezas, que occasionaria a demora da nau, e da sua tripulação no porto de Brest, se ella ali continuasse a permanecer, o que sem duvida seria mui prejudicial aos interesses de sua magestade imperial e real fidelissima, meu augusto irmão; 2.º, que, pelo teor das suas instrucções, elle não podia tomar sobre si, visto o estado em que Portugal se acha, o fazer sair a mesma nau para o dito reino, porque essa determinação traria talvez comsigo graves inconvenientes; portanto, desejo que vós, marquez de Rezende, façaes constar ao referido veador, que o respeito que tributo ás soberanas disposições de meu augusto irmão, não permitte que eu haja de tomar sobre mim responder, pelo que pertence á partida da mencionada nau, de outro modo que não seja o de exhortar o mesmo veador a seguir a similhante respeito as ordens e indicações que elle receberia do nosso soberano.

Todavia, tal è a minha solicitude pelos interesses do imperador e rei, meu augusto irmão e senhor, que em consequencia da exposição de João da Rocha Pinto, busquei alcancar, e obtive de sua magestade imperial e real apostolica a promessa de que, dando-se o caso da minha partida, sua dita magestade, com a sua costumada benevolencia, me facilitaria os meios mais adequados para me transportar ao Brazil. Pelo que toca à epocha em que isso poderà realisar-se, refiro-me novamente à carta que em 16 do corrente vos dirigi, não dependendo unicamente de mim o fixar aquella epocha, tanto mais que sua magestade, o imperador da Austria, agora mesmo acaba de instruir-me de que algumas das principaes côrtes alliadas estão de perfeito accordo com elle sobre a necessidade de esperar pelas resoluções de meu augusto irmão, tomadas posteriormente ás communicações directamente feitas pelo dito monarcha a sua magestade imperial e real fidelissima, e tambem depois das informações do que sobreveiu a Portugal, de que meu augusto irmão terá sido inteirado, e igualmente acerca do deploravel estado das cousas d'aquelle reino. Ninguem melhor do que vos pode fazer justica às minhas intenções, bem como aos sentimentos manifestados na minha precitada carta, sentimentos fundados

no respeito, amor e gratidão que consagro, e consagrarei sempre a meu augusto irmão.

Vienua, em 25 de março de 1827. = Infante D. Miguel. -Para o marquez de Rezende.

## DOCUMENTO N.º 177-A

(Citado a pag. 30t)

Extracto da carta que o nosso encarregado de negocios em Madrid, José Guilberme de Lima, dirigiu a D. Francisco de Almeida Portugal, ministro e secretario d'estado dos negocios estrangeiros, em data de 4 de junho de 1827.

Dizia a s. ex.ª que o motivo principal da expedição d'aquelle correio era o passar ás suas mãos uma copia da memoria que u ex-visconde de Canellas dirigiu a sua alteza, a serenissima sentiora princeza da Beira por mão de seu primo Manuel Velho da Cunha, que depois de estar em Aranjuez uns quinze dias, vendo com frequencia a sua alteza real, veiu occultamente a esta capital, onde permanecia havia já oito dias, donde deve partir para Valladolid. Como na residencia de Manuel Velho em Araujuez se projectasse, e merecesse a approvação, o plano de que abaixo fallo, pareceu-me político não só não dar passo algum para fazer sair d'aqui ao dito Velho, por ser elle o encarregado de o pôr em execução, mas procurar que elle se demorasse n'esta côrte todo o tempo possivel (o que consegui até o dia 14 do mesmo mez de juuho); e por esta mesma causa diria a s. ex.ª parecer-me muito urgente, que os portuguezes amnistiados partam quanto antes para Portugal.

O plano concertado funda-se no seguinte delemma: ou osenhor infante D. Miguel, em execução das ordens de seu augusto irmão, parte para o Brazil, ou, segundo a opinião das grandes potencias, deve vir para Portugal logo que tenha vinte e ciuco annos, assumir a regencia do reino (opinião aqui

mut commum).

No primeiro caso, a serenissima senhora princeza da Beira publicará um manifesto para salvar a responsabilidade de Fernando VII, em que confessará ser ella a auctora de todos os esforços que fez a divisão realista portugueza, e quem fez os sacrificios pecuniarios para os apromptar; que tendo sido illudido seu augusto irmão e arrastado para um captiveiro d'onde não saírá jamais, julga do seu dever punir pelos direitos d'elle, e pelos seus proprios, como successora ao throno de Portugal na sua falta, convocando todos os bous portuguezes para que se lhe unam; irá pór-se á frente d'elles, levando em sua companhia por unico general o visconde de Canellas, e por officiaes, de tenentes coroneis para baixo, aquelles que forem escolhidos (effeito que produziu sem duvida a memoria inclusa do visconde de Canellas).

Fernando VII, posto a salvo d'este modo, não terá duvida de prestar-lhe quaesquer auxilios dissimuladamente.

Se o senhor infante D. Miguel vae para Portugal, n'este caso se verificarà a invasão com os rebeldes que aqui estão, e com os que por differentes pontos se estão alliciando, e vão passando diariamente, debaixo dos mesmos principios até agora adoptados.

Logo que tive conhecimento d'este plano, (cuja execução foi confiada a Manuel Velho da Cunha, que devia partir para Valladolid, para pôr-se de accordo com o capitão general de Castella a Velha, O'Donell, e o regente d'aquella audiencia. D. Joaquim Parra, para quem se enviariam cartas, e o dinheiro necessario), communiquei-o a mr. Lamb com a maior reserva, exigindo d'elle todo o segredo, mesmo de todos os seus collegas aqui, porque seria fatal para o real serviço, e para os conductos por onde sei cousas tão particulares, que chegassem cousas tão importantes a trasluzir-se; o que elle observou pontualmente, expedindo debaixo de outros pretextos para Londres no dia 2 do corrente um dos secretarios da sua legação como correio.

Dizia tambem a s. ex.ª n'esta occasião que o visconde de Canellas reside na sua antiga casa de campo a um quarto de legua de Bayonna, junto aos reductos de S. Pierre de Yrubi, Porta de Mousseralle. Elle recebe a sua correspondencia debaixo do sobrescripto de Mr. la Yrigoyen, ou la Herigoyen— Banquier à Bayonna, e do consul de Hespanha em Bayonna.

À vista de tudo, dizia a s. ex.ª que me parecia interessante conjurar o governo francez a não deixar sair de França por nenhum pretexto ao visconde de Canellas, ficando em não perder de vista a Manuel Velho, e em fazer diligenciar para o fazer sair de Valladolid. —José Guilherme de Lima.

Curiosa memoria do visconde de Canellas, a que o documento acima se refere, designando-se n'ella as causas principaes do triumpho não esperado dos liberaes, a que o seu auctor chama «anglo-portuguezes».

Narrar uma historia de importantes e variados factos de sete mezes e oito dias, seria tão extenso como intempestivo nas actuaes circumstancias.

Algum dia o farei para vingar os homens de bem, e persuadir aos governos, que estão dormindo sobre um vulcão. Indicar pois agora as causas primarias dos funestos acontecimentos da referida epocha, será sufficiente para justificar os innocentes, e criminar os culpados. Primeira: Esta é sem duvida o ter recaido em meu sobrinho, o marquez de Chaves, um commando em chefe de tanta delicadeza como transcendencia; commando que elle não podia exercer directa ou indirectamente, por causa do seu deploravel estado mental, bastantemente conhecido. Em tal situação a sua auctoridade, alem de incoherente, era illusoria, como aquella do seu ajudante general, que eu exercia em seu nome, e derivada de um tal commando em chefe. Nem elle, nem eu, por consequencia, podiamos ser obedecidos, e de facto o não fomos antes da nossa entrada em Portugal, e bem menos depois d'ella.

Entre mil factos que o provam bastará indicar o acontecido ommigo em Villa Real no dia 12 de dezembro, em premio le ter libertado em vinte dias, com 800 bayonetas, as pro-

vincias de Traz os Montes, Beira e parte do Minho, que todo seria nosso em mais oito dias, assim como a cidade do Porto, em virtude das negociações que tratava com os realistas d'aquella provincia.

No dia 12 de dezembro ás duas horas da madrugada fui preso na minha cama e minha mulher tambem, a minha correspondencia apprehendida, assim como 3:000 cruzados do dinheiro que ali tinha, e tudo isto por ordem do visconde de Montealegre, debaixo do fingido nome do general em chefe, marquez de Chaves.

Encerrado em uma liteira entre bayonetas me forçaram a sair do exercito e a retirar-me para a minha quinta de Canellas. Desde este momento cessou o men commando e toda a minha influencia no exercito, nem o quiz exercer mais, ainda que fui chamado alguns dias depois, nem o podia fazer, porque a contiança e o respeito, bases da subordinação e da obediencia, depois de uma vez perdidos, não se recuperam jamais sem um castigo exemplar sobre os culpados.

Segunda. Esta violenta usurpação, nascida da força de uma facção armada, deu de facto o commando a Montealegre (cujo exercito se compunha já de 4:000 homens), até à reumão das divisões de Magessi e Telles Jordão, effectuada em Celorico, em 29 do dito mez de dezembro, e produziu tambem, entre outras mil causas da nossa ruina, um exemplo terrivel, que os citados generaes seguram depois, governando em chefe as suas divisões, sem admittir o commando de Montealegre, nem objedecer ao do marquez de Chaves senão quando lhes convinha.

No dia 29, o marechal de campo visconde da Varzea, principion a servir no exercito de major general, e a repartir o commando com Magessi e com o quartel mestre general. Francisco Henriques Teixeira, determinando-se todos os movimentos e operações por meio de um conselho militar que se estabeleceu então, e no qual tivo parte com o meu voto (sempre desattendido), porque n'esse mesmo dia fni chamado da minha casa para o exercito, e ali permaneci até ao dia 14 de janeiro, em que dei a minha demissão por segunda e ut-

tima vez. Os motivos d'ella foram as provas evidentes que tive da reunião das duas facções, que existiam desde o principio nas divisões de Montealegre e de Magessi, e da qual resultou: primo, a evacuação da praça de Almeida sem rasão alguma, e sem o menor movimento da parte do inimigo; secundo, a tentativa de capitular com elle, ou de entregar as armas em Ciudad Rodrigo; tertio, e finalmente a retirada do exercito para Traz os Montes, porque a facção de Montealegre se oppoz a depór as armas na Castella Velha por motivos pessoaes que lh'o prolubiam então.

Terceira. Um similhante conselho militar em fórma de republica, devia produzir necessariamente uma anarchia primeiro, e depois a cobardia de alguns generaes, e de suas tropas na batalha de Coruche, que eu sustive só durante a ultima hora do dia, com os batalliões n.º 11 e 21 no fogo, com o n.º 24 de reserva, e com os dois esquadrões do n.º 12 de cavallaria; o segundo d'estes esquadrões não se portou como devia, por não querer atacar quando lh'o ordenei, apesar de me pôr à sua frente com a espada na mão para carregar com elle o mimigo, tudo por culpa do seu indigno commandante. Esta cobardia dos officiaes de todas as graduações, crescendo diaramente, chegou a communicar-se a uma parte dos soldados já desmoralisados, e insubordinados, pelo criminoso exemplo de seus proprios chefes, e produziu sem duvida aquella que praticaram na tarde do dia 7, quando, fogindo de um inimigo que não tinham visto desde a linha do rio Tamega até à raia de Hespanha, 4:000 homens com 800 cavallos depositaram as armas diante de um esquadrão de lanceiros hespanhoes para não atacar a 3:000 constitucionaes com 200 cavallos (se tantos querem que fossem), que estavam a 3 e a 4 leguas sobre os seus flancos: podendo por isso mesmo batel-os em detathe, ou então, mesmo no dia 8, as tropas do conde de Villa Flor, que estavam em Duas Igrejas, e no dia 9 as do general Mello, que estavam em Outeiro.

Quarta. Evacuar a praça de Almeida com viveres para meses e munições para annos, abandonar a provincia da Beira, tão realista como a de Traz os Montes, porque nem um só tiro tinha custado, e voltar para esta, trazendo ali a guerra e compromettendo na passagem por Hespanha, aquelles mesmos protectores a quem deviamos tudo; foram sem duvida outros tantos golpes mortaes, que se deram sobre a causa realista portugueza e hespanhola, que está ligada á primeira

Quinta. Em logar de bater formalmente nos dias 22, 23 e 24 de janeiro ao general Mello, que occupava Chaves com 600 homens, e ao marquez de Angeja, que estava em Villa Real com 500, para impedir depois a passagem do Douro ao conde de Villa Flor, que apenas tinha chegado a Lamego com os seus 2:000 homens escassos; passar pelo contrario logo a Chaves com duas divisões, deixando retirar o general Mello para Villa Pouca, a fim de se apoiar nas tropas do marquez de Angeja; e collocar finalmente a divisão do general Telles em Mirandella, devendo postal-a em Alfarella para separar os ditos generaes, e batel-os em detalhe; é sem duvida outra evidente e decisiva causa de nossas desgraças.

Sexta. Passar à provincia do Minho, sem outro plano que não fosse o saquear a cidade do Porto e fugir, porque nenhum outro recurso em taes circumstancias lhe restava; chegar a Braga no dia 30 de janeiro depois de haver desbaratado os 400 homens do coronel Zagallo; ficar ali quatro dias para exigir contribuições e limpar os cofres publicos, dando tempo ao inimigo de passar o Douro, e de embarcar para o Porto uma parte de suas tropas, e de reunir outra em Pombeiros aos generaes Mello e Angeja, que unidos antes d'isso em Villa Pouca passaram ao Minho pelos desfiladeiros da ponte de Cavez na frente da divisão do general Telles, o qual, em logar de os perseguir de Carrazedo, onde estavam ainda n'essa occasião, se retirou pelo contrario para Mirandella; operar em fim de tal maneira, è commetter muitos e grandes erros; é mais do que ignorancia de uma parte e cobardia da outra; ė sem duvida um dos motivos mais influentes na emigração do exercito realista.

Setima. Atacados, ou antes surprehendidos em Braga, no dia 4 de fevereiro, pelas tres divisões inimigas, e não se re-

trarem sobre Carvalho d'Este, mui forte posição e segura com a retaguarda em Traz os Montes, e em seu caminho militar, antes pelo contrario postar o exercito na margem esquerda do pequeno rio Cávado e ponte do Prado, posição que não era defensavel; dividir os batalhões do exercito nas demais partes e vaus do rio, na distancia de 5 ou 6 leguas, não parece sómente um absurdo e erro militar jamais praticado, mas tambem a intenção de destruir todo o exercito realista, que rompido pelo centro na ponte do Prado podia facilmente ficar todo prisioneiro, ou talhado em peças; e se tal não aconteceu n'esse infausto dia 5 de fevereiro só á ignorancia militar do inimigo se deve, á escuridade da noite que sobreveiu, e á mesma cobardia dos constitucionaes, que não se atreveram a dar um passo alem da Villa da Barca, apezar da total dispersão do exercito realista, que a isso os convidava.

Oitava. Entrar na Galliza em desordem, largar ali muitas armas, mas tornal-as a receber, e conseguir chegar a Chaves, por effeito da protecção de verdadeiros realistas, reunir-se ali e reparar-se, não para defender aquella primeira linha, como convinha, mas para passar logo no dia 18 a Moncorvo, terceira linha, publicando que iam entrar na Beira para dar tempo ao inimigo de lhes impedir a passagem: os dois generaes Montealegre e Magessi, disputando então entre si o commando em chefe, e servindo-se ambos do nome do marquez de Chaves, apropriar-se cada um dos corpos do exercito que podia convidar para a sua respectiva divisão, ainda que pertencesse à outra; os dois governos supremos do visconde de Villa Garcia (irmão do visconde de Montealegre), e do desembargador Caetano de Mello, expedindo decretos um contra "outro, como se prova da copia junta, e tirando o primeiro illegalmente todos os dinheiros que podia encontrar nos cofres publicos, e haver das contribuições que lançava; tão rara transcendente anarchia militar e civil, não podia prodeszir menos do que a ruina total da provincia de Traz os Mortes, berço do realismo portuguez, o descredito e a perda "I fralkvol da justa e santa causa da legitimidade do senhor to . Miguel 1.

Cumpre acrescentar porém que o provisorio governo supremo do desembargador Caetano de Mello era o legitimo composto de homens leaes, honrados, e presidido pelo marquez de Chaves, assim como era illegal, intruso, e desmoralisado aquelle governo, que se arrogou o visconde de Villa Garcia, e o brigadeiro de milicias reformado, Francisco de Madureira, por haverem sido legalmente demittidos pela mesma auctoridade, que os havia nomeado para a junta de Bragança, que se dissolveu para se formar o dito provisorio governo, composto dos membros das outras juntas, que então existiam, para se conseguir a indispensavel unidade.

Nona. O marquez de Chaves, dirigido então absolutamente pelo general Magessi e major Teixeira, quartel mestre general, saíndo de Chaves para Moncorvo com a segunda e terceira divisão, debaixo do pretexto de passar á Beira, aonde não havia inimigo a combater, quizeram todos reforçar as ditas divisões com o n.º 14 de infanteria e o n.º 4 de caçadores, que estavam n'essa occasião na divisão do general Telles Jordão; porêm este general não quiz largar os ditos corpos, e seus mesmos officiaes se oppozeram a passar outra vez para as ordens do general Magessi. Os tres regimentos de cavallaria transmontona não quizeram também marchar para Moncorvo e ficaram em Chaves, com a divisão de Montealegre. O general Teltes, para não ficar na linha do Tamega, que era a primeira, saiu com a sua divisão de Villa Pouca, e veiu para a segunda em Mirandella. Tão loucos, indiscretos e sobretudo insubordinados movimentos despertaram o inimigo (então em quarteis de inverno desde Lixa, Pombeiros e Guimarães até Braga), e o induziam a obrar, tanto para evitar a publicada invasão da Beira, como para se aproveitar da desintelligencia, anarchia e deslocação das divisões realistas, já collocadas em columna com a frente em Hespanha, que era, já se sabe, o alvo dos cobardes e dos perfidos. Consequentemente o general Mello entrou com 1:000 homens pela altura de Barroso no dia 25, e o conde de Villa Flor por Amarante no dia 26, com 2:000 homens, se tantos lhe quizerem dar; tal foi uma das tres proximas causas das nossas desventuras.

Decima. A immediata retirada de Chaves para Vinhaes, que o visconde de Montealegre effectuou com a sua divisão, composta de 900 e tantas bayonetas e de trezentos e tantos famosos cavallos, sem ver nem sentir o inimigo, permittiu ao general Mello o adiantar-se sem dar um tiro até Mirandella e Villa Flor, posições que o general Telles abandonou também sem os esperar, assim como fez logo o general Magessi áquella de Moncorvo, retirando-se para Freixo de Espada a Cinta, abandonando assim a terceira linha de defeza, para buscar a primeira barca de Hespanha, objecto já bem enunciado no conselho militar de Valle de la Mula do dia 14 de janeiro, e do qual não fallo por não haver sido felizmente testemunha d'elle.

A divisão do general Telles, passando o Sabor na ponte de Reimendes, abandonou também ao mesmo tempo a terceira linha de nossa defeza, e pelo Mogadouro veiu acompanhando a de Magessi até à raia secca, aonde ambos fizeram alto na distancia de 10 a 12 leguas do inimigo, que avançava livremente como e quando queria. N'essa occasião a divisão de Montealegre estava ainda concentrada nas vizinhanças de Vinhaes sobre a raia também, e quando o general Mello avancou sobre Mirandella nem caiu sobre a sua retaguarda, como podia fazer, nem defenden as pontes de Valle de Tellas e Valle de Armeiro, que os mesmos paizanos tinham já defendido duas vezes contra o inimigo n'esta mesma campanha. No mais perfeito socego, esperou o general Mello em Mirandella as tropas do conde de Villa Flor, que entraram por Amarante, mas debaixo do fogo das guerrilhas, ou voluntarios realistas, que eu havia organisado e que ali commandava, e quando ellas se adiantaram sobre Villa Flor, este, reunindo as suas, marchon para Bragança, onde se achava retirado o visconde de Montealegre desde Vinhaes, e cuja cidade evacuou tambem sem esperar o inimigo, retirando-se para Penello a meia legua da raia, aonde se reuniu no dia 6 à divisão do general Telles.

A divisão do general Magessi, que tinha estado em Constantino, deu no dia seguinte alguns passos e ficou em Abelanoso a 2 legnas pequenas de Penello. N'este dia 7, as tres divisões realistas, fugundo de um inimigo que não viam, ficaram d'esta fórma involuntariamente reunidas. Depois de haver passado com a minha guerrilha por meio das linhas minigas acoçado pela retaguarda e pelos flancos en tinha sido obrigado a acolher-me ao exercito, e por isso havia chegado a Penello no dia 4.

Querendo ainda fazer o ultimo esforço e sacrificio, propuz a todos os generaes por escripto e de palavra que se atacasse o inimigo em detallie, ou bem o general Mello em Bragança, on o conde de Villa Flor, que marchava de Mogadouro para Sandim, perto de Miranda. Assim m'o prometteram, mas não o cumpriram, porque no dia 7 esperei em vão no povo de Arguzelho junto a Outeiro, que as referidas divisões se adiantassem; e pelo contrario sobre falsas noticias da chegada do conde de Villa Flor a Casarellos (estando elle ainda em Sandim, e em Duas Igrejas), as duas divisões de Montealegre e Telles Jordão se pozeram em marcha pelas quatro horas da tarde para S. Martinho, povoação raiana bespanhola. A divisão de Magessi, que estava em Abellanoso, a legua e meia de distancia de Penello, entrou em Hespanha na mesma neite tambem, e todas no seguinte dia 8 de março (de horroresa memoria), ali depozeram as armas vergonhosamente diante de um esquadrão de lanceiros hespanhoes, chegando a humilhação a ponto dos generaes Magessi e Montealegre, voltarem à raia com suas divisões, para ali lançarem por terra as armas, que o inimigo veiu recolher no dia seguinte: horroroso facto que se publicou, mas que eu não podia presenciar, facto nunca ouvido, e menos praticado por soldados portuguezes.

Depois de ter indicado as causas principaes do triumpho dos liberaes anglo-portuguezes, nas quaes felizmente não tive a menor parte, separado do exercito realista em 12 de dezembro, como fica dito, e por não ter influido depois em suas operações durante os quatorze dias do mez de janeiro, em que fui obrigado a ficar unido a elle na provincia da Beira, é do meu dever apontar ao menos as causas d'esta minha se-

gunda separação, e dizer também o que fiz, e em que-me occupei fóra d'elle.

Alem das que indiquei, a primeira causa foi porque a divisão de Magessi me desobedeceu escandalosamente, não querendo por influencia do seu general e mais chefes seguir-me ao reconhecimento de uma povoação aonde os perfidos e os cobardes diziam que o inimigo estava com grande força para nos atacar em Almeida; tudo a fim de allucinar a tropa e de a fazer consentir a entrar em Hespanha, para depór ali as armas, como já então se pretendeu; on bem para se capitular com o inimigo, que era a segunda alternativa, que o general Magessi depois propoz no conselho. A insubordinação e violencia praticada commigo foi tal, que o commandante da brigada, tenente coronel Rosa (por ter dado parte de doente n'esse mesmo momento o coronel Canavarro e o tenente coronel Alpoim), chegou a dizer-me que a minha vida perigava, se em vez de levar a divisão ao dito reconhecimento a não mandasse marchar logo para Valle de la Mula, povo raiano, sonde já estava o general Magessi com as bagagens; e como eu não accedesse a tão infame proposição, desprezando a vida, que infinitos assassinios não cessavam de ameaçar ha muito tempo, como n'aquella madrugada, o dito commandante Rosa mandou marchar a divisão para o referido povo sem ordem minha.

A segunda causa foi porque o mesmo general Magessi me desse na manhă seguinte em Valle de la Mula, em resposta às queixas que the fazia sobre os referidos factos, que era indispensavel o render as armas, ou capitular; e que isto mesmo ia propor em um conselho militar, que seria composto de todos os officiaes do exercito, cuja proposição, merecendo todo o meu desprezo, me determinou a saír logo do exercito, como fiz, sem esperar a reunião do dito conselho militar. Elle teve logar comtudo, como soube depois, porêm, o voto do general Magessi e da maior parte dos seus officiaes, foi vencido pelos outros, e preferida a retirada para Traz os Montes, á entrega das armas, ou á capitulação que elle propoz.

Ni toda que separado do exercito até ao fim da sua desas-

trosa campanha não fi juei ocioso, trabalhei sempre e mui vantajosamente, ainda que debalde, em favor da santa causa. que se não pude salvar, demorei ao menos alguns dias, defendendo co n paizanos a margem esquerda do Douro, e parte da do Tamega em primeiro logar, não podendo evitar a evacuação da praça de Almeida e da provincia da Beira, a todos os differentes generaes em chefe requeri que me deixassem ali dois batalhões ao menos para suster o realismo n'aquella provincia, e para entreter n'ella uma divisão do inimigo, que de outra sorte viria com todas as suas forças a Traz os Montes para se reunir às do marquez de Angeja, general Mello e coronel Zagallo, que ali operavam já; coja infallivel juncção era a mais clara contradiçção do perfido plano, que faria fugir o exercito realista da provincia da Beira, por não querer arrostar com a divisão do conde de Villa Flor, e vinha para Traz os Montes combater esta e as outras tres divisões.

Por outro plano igual foram depois ao Minho combater estes quatro corpos, e mais aquelle do general Stubbs com todas as guarnições d'esta provincia, as minhas instancias porém foram todas desprezadas, e por isso não pude ali fazer mais que ajuntar os dispersos nás povoações raianas de Batocas e Bouças, cujas reuniões teriam libertado a Beira, talvez se o novo commandante da cidade de Rodrigo as não fizesse dissolver passados poucos dias, e marchar para o deposito de Salamanca.

Em taes circumstancias fui obrigado a vir tambem para Traz os Montes pouco depois do exercito, no dia 24 de janeiro, e não querendo, nem devendo reunir-me a elle, occupei-me em organisar os paizanos armados em batalhões de voluntarios realistas, segundo o systema de Hespanha. Logo que soube que as nossas divisões tinham passado ao Minho marchei de Bragança a reunir-me com a do general Telles, que de Mirandella principiava a marchar para Villa Real, já de todo evacuada pelo inimigo, assim como o resto da provincia, porque suas tropas seguiram logo as nossas, assim como as do general Telles deviam ter seguido estas sem a menor perda de tempo.

N'esta consideração ao mesmo general propuz logo que marchasse antes para Vilta Pouca aonde me reuniria com elle para seguirmos pela Ponte de Cavez, ou pelos vans do Tamega, o marquez de Angeja e Correia de Mello, que por ah acabavam de sair para o Minho. Esta decisiva diversão porem que se fazia á nossa invasão do Minho foi demorda não sei porque, desde o dia 4 até ao dia 9, cuja demora me não pode ser imputada, porque eu podia simplesmente pedir e não mandar.

- Ha muito tempo, se não foi logo no principio, todos os generaes das divisões os commandavam em chefe e absolutamente, romtudo, na tarde do dia 9, salmos ambos de Villa Real com a sua divisão, e apezar da copiosa neve que caiu, e dos maus caminhos da serra do Marão, ao amanhecer do dia 10 chegàmos aos vaus de Pedrança e Caniço no rio Tamega perto de Mondun, os quaes passámos debaixo do fogo do regimento de unhoras de Basto, que atacámos e dispersámos. Camishando depois sobre Cavez, fizemos outro tanto ao regimento de Penafiel, ficando senhores da ponte fortificada pela meia tote, por causa das grandes distancias e obstaculos, que foi recessario vencer, e de que é só capaz o soldado portuguez, quado è bem commandado. Entre milhões de provas d'esta sserção, pode ser uma esta operação, que cinco dias anles tera o mais decisivo resultado. Um trabalho continuo desde as duas horas da tarde do dia 9 até à meia noite du da 10 com quatro horas de descanso unicamente, nem des-🎮 nem enfraqueceu os soldados d'esta divisão, como em mas circumstancias teria acontecido a outros. Na mesma <sup>podrugada</sup> do dia 10, um batalhão de milicias e ontro dos <sup>tuegs</sup> voluntarios surprehenderam a ponte de Canavezes, tohando ali uma peça de 6 com muitos prisioneiros; e outros dois tratalhões iguaes, entretiveram ao mesmo tempo o inina ponte de Amarante, ainda que mui superior em

O resultado geral d'esta operação bem concertada e exelacia for quebrar o prestigio que fazia representar impenelare à sas pontes e vaus do rio Tamega; fazer 103 prisiopoc. neiros, apprehender dois carros de munições, de que todas necessitavamos com muito gado e infinidade de grãos, que tinham no seu respectivo assento. Sabendo então que o inimigo já voltava para as suas posições da linha Tamega, depois de ter feito entrar na Galliza as nossas infelizes divisões, repassamos o rio no dia 12, e destruindo as fortificações da ponte de Cavez, conservámos a margem direita até ao momento da entrada do general Mello pelas alturas de Barrozo. Como a margem direita do Douro estivesse então desguarnecida e ameaçada, deixando o general Telles com a sua divisão em Villa Pouca, parti para Villa Real, a fim de organisar ali os voluntarios realistas para a defender, assim como os arredores de Canavezes e Amarante, que as guarnições das ditas villas infestavam. Nisso me occupava, quando o general Mello entrou em Chaves sem dar um tiro; porém assim mesmo flanqueado por suas tropas e abandonado pelas nossas, me conservei em Villa Real, à espera que o conde de Villa Flor entrasse por Amarante, para lhe fazer a resistencia que podesse com os meus voluntarios sem um soldadode linha, a não ser a minha ordenança do cavallaria, que 🔈 dizer a verdade valia por quatro.

O cende de Villa Flor chegou com effeito no dia 26, e avançou em duas columnas, uma por Mezão Frio para a Regua.
e a outra pela serra do Marão para Villa Real. Os meus voluntarios collocados então sobre um e outro caminho, fizeram
o mais vivo fogo desde as nove horas da manhã até à note,
causando-lhe uma grande perda. A primeira columna uão
pôde entrar na Regua n'aquelle dia, e a segunda, debaixo
do proprio mando do conde de Villa Flor, entrou apenas em
Villa Real às oito horas da noite. Tal foi a resistencia que
meus paizanos lhe fizeram, em perfeito contraste com a fuga
do exercito realista, que constava de 4:000 bayonetas e 800
eavallos.

Retirando-me então, cheguei na manhã seguinte à ponte de Abreiro, aonde esperava encontrar as tropas do general Telles, que tão formidavel posição guarneciam; porém já estava abandonada, assim como Mirandella e Villa Flor, que evacualas tambem por nossas tropas, já estavam occupadas pelas constitucionaes, que se estendiam até ao rio Sabor e ponte de Moncorvo, por não terem encontrado resistencia alguma. Vendo-me assun totalmente cortado por todos os lados, resolvi-me romper a todo o custo antes que ficar prisioneiro, omo parece que se pretendia, visto que nenhum aviso tunha eccebido da mui antecipada, e vergonhosa retirada do nosso exercito de posições tão fortes, que podiam defender contra imples forças.

Sem outro arbitrio esperando a noite, avancei no maior silendo até às tinhas inimigas, e às onze horas tive a felicidade de as passar sem ser presentido. Chegando ao povo da Trindade ás duas da madrugada, depois de uma marcha rapida de sete horas por caminhos intransitaveis, sem ter perdido un so homem on bagagem. Perseguido nos dias seguintes felos generaes Villa Flor e Mello, que se iam estendendo hyremente em toda a provincia, continuei a minha retirada orm ordem, por não ser possível suster-me com um punhado pazanos no meio de duas divisões inimigas, e vim no dia hancontrar o exercito na linha limitrophe disposto por ter-<sup>(e)</sup>ra vez a remetter-se em Hespanha e a render as armas. Angla então tentei evitar tamanha desgraça, representando e Polindo que se atacasse o general Mello em Bragança, ou o Onde de Villa Flor no Mogadouro primeiro, e depois em Sandim.

Consegui que a divisão do general Telles avançasse em dois dras 3 teguas, até Penello; porém, como ao mesmo tempo a de Montealegre se retirásse de Bragança, e se encontrassem ambas no dito povo de Penello, ali ficaram ambas, apezar de minhas instancias, no dia 6 e manhã do dia 7, dando occasião a que o general Mello chegasse a Outeiro, e as avançadas de Villa Flor a Duas Igrejas. Em vão as esperava en em Arguzello, com os esquadrões n.º 6 e n.º 9 de cavallaria, que tinha postados na dita povoação, com os meus voluntarios no povo de Santo Olhão, e alguns caçadores de tinha, que mandaram tambem no dia 6, para occupar esta linha de batalha, que me haviam promettido. A deposição das armas

estava decidida, como prova a evacuação de Almeida, e a entrada em Hespanha no dia 15 de janeiro, e todos os demais referidos factos, que são um simples esboço de tão larga historia.

Não obstante ainda então pretendi (dia 7 ás quatro horas da tarde), persuadir que estas duas divisões se reumssem á de Magessi, que estava en Abellanoso com o quartel general a legua e meia de Penello, e que reunidas atacassem o conde de Villa Flor na manhã do dia 8 em Duas Igrejas, a duas leguas do dito povo, porque o podiam bater completamente antes que chegasse o general Meilo, que ficava a cinco leguas de distancia, que ha desde Outeiro a Duas Igrejas. Todos os meus esforços porêm para se atacar um ou outro corpo inimigo foram inuteis, pois quando cheguei da vanguarda a Penello, para persuadir este novo acertado plano, já toda a tropa marchava para Hespanha, aonde entrou em a note d'esse dia 7.

Em tão desastrosas circumstancias o unico partido que me restou foi dissolver o corpo de guerrilhas que commandava, e que tinha nas avançadas de Arguzello e Santo Olhão para não ficarem prisioneiros pela retirada do exercito; ficar só em Portugal n'essa noite para ser o ultimo a sair na manhã do dia 8, protestando diapte do cêu e da terra contra todos os auctores de tantos males e desgraças, que vão opprimir de novo a minha desventurada patria, e contra os infames agentes da ignominia de que se cobriram as armas portuguezas, jamais envilecidas de tal maneira.

Tão grandes males poucos remedios téem; se alguns ha, só a heroica nação hespanhola os póde dar, se aproveitar a opportuna occasião que ainda agora lhe offerece o enthusiasmo realista da nação hespanhola, e a reação geral da nação portugueza.

Se esta porém for suffocada pela tyrannia e pela força, os realistas não poderiam jamais fazer outra. Se a facção anglo-portugueza tiver alguns mezes para recrutar os seus corpos de linha e milicias, formará um exercito formidavel de 50:000 a 60:000 homens, que juntos a 10:000 inglezes, que

podem vir, e a \$:000 liberaes hespanhoes, que ali se estão organisando debaixo do mando de Mina, Lopes Baños e seus corriphens, farão muito mais difficil a victoria que agora podam ter, auxiliando a divisão realista portugueza com outra igual divisão hespanhola.

Todos os soldados das tres armas, e a cavallaria particularmente, podem cooperar mui vantajosamente para o triumpho de tão justa causa, e todos os soldados afianço com a munha cabeça se for necessario.

Por minha parte nada posso contribuir, por me faltar o talento necessario para tamanhas emprezas, e as manhas precisas para combater os intrigantes, submetter os perlidos, e castigar os insubordinados.

Zamora, em 20 de março de 1827.—(Assignado) Viscondo de Canellos.

## Copia do documento que se cita no principio da precedente memoria

Sessão do dia 20 de fevereiro de 1827.

N'esta tomou-se em consideração a representação dos quatro generaes, constante do officio da data de hoje, que acompaulia a attestação da camara d'esta villa, e manifesta a dolorosa situação em que este geverno se acha, e que o obriga a tomar mão de sua legitima auctoridade para salvar o exercito realista, a religião, a patria e a legitimidade de sua magestade, o senhor D. Mignel I, não obstante que, por evitar vias de facto, tenham resolvido esperar a resolução de sua alteza a seremssima senhora princeza da Beira, nossa augusta protectora, a quem haviam recorrido em representação datada de 17 do corrente; mas fundados no direito de primazia, por ser certo que esta suprema junta foi installada em 28 de nosembro do anno preterito, em cuja epocha não existia nos donninos de sua magestade outro algum governo a favor do lito senbor, e que uma vez reconhecida, já não podia ser suspensa senão pela verdicação dos motivos por que se installou provisional e intermamente, ou por determinação expressa das augustas personagens que a determinaram, unicos superiores que reconhece, em cujo caso, todos os mais individuos, por mais privilegiados que sejam, the ficam subordinados.

Determinou, por uniformidade de votos:

- 1.º Que até nova decisão de sua alteza real, tome o commando do dito exercito o brigadeiro visconde de Montealegre, cujas ordens serão expedidas em nome do marquez de Chaves, mas só exequiveis as que forem emitidas pelo ajudante general nomeado, e da confiança do dito general em segundo; e responsabilisa a todos os commandantes de divisão, ou de corpos, que obedeçam a outra ordem que não seja d'aquella auctoridade.
- 2.º Que se passe ordem ao auditor geral do exercito para logo proceder a uma devassa sem limite de tempo e numero de testemunhas, formando auto e corpo de delicto, com o dito officio e attestação da camara, para o que se lhe envie copia; e poderá nomear escrivão para a mesma devassa, que remetterá com sua informação a este governo para dar as ultimas providencias que achar justas.
- 3.º Que quanto a subsidios e fornecimento do exercito se mande rigorosa ordem ás auctoridades territoriaes, para estas fazerem entregar todos os dinheiros publicos ao deputado commissario, Antonio José Pereira de Campos de Albuquerque, ou á sua ordem n'esta villa, ou onde existir o exercito, tudo sem perda de tempo, e com pena de suspensão e o mais procedente de que se fizerem culpados, isto mui positivamente ao juiz de fóra de Bragança, servindo de corregedor, e a quem se encarregou a cobrança da contribuição, que se exigiu dos constitucionaes de Bragança, pelo que deve responder, e ao corregedor de Moncorvo e Miranda, a quem se darão as ordens mais positivas por via do vice-presidente, visconde de Villa Garcia, para isso auctorisado em 7 do mesmo mez.
- 4.º Que todas as referidas auctoridades, pedindo sem perda de tempo aos parochos das respectivas freguezias um mappa de sens freguezes, que foram habilitados para voto nas eleições de parochia, e por elles derramem a collecta a todos os

constitucionaes, on suspeitos de affectos a esse malvado systema, fazendo-lhes pagar logo duas decimas do líquido rendimento, em que se achem habilitados nos respectivos mappas; e no caso de não pagarem logo, se obriguem os capitalistas das mesmas freguezias, ou districtos a que paguem aquella collecta, hypothecando ao seu seu embolso todos e quaesquer bens dos collectados, de que receberão jaro de 5 por cento, e alem d'elle em pena lhe pagarão demais a decima parte do desembolso, que os ditos credores fizerem por conta d'elles.

5.º Que a respeito dos que forem realistas se lhes derrame decima dobrada, e os obriguem logo a pagar a metade, ficando a outra a vencer-se nos tempos marcados na lei.

6.º Que aos beneficiados, abbades e mosteiros se lançará tres decimas, segundo a em que estiverem collectados na antecedente collecta, de que pagarão logo a terça parte, visto que a imperiosa necessidade da manutenção do exercito obriga este governo, muito a seu pezar, a tomar mão de meios extraordinarios para salvação da patria, que é a suprema lei, ante quem cessam todas as outras.

7.\* Que a copia d'esta sessão se remetta a todas as auctoridades para lhe darem o mais prompto e exacto cumprimento, e saberem a alta responsabilidade em que este governo os constitue no caso de não lhe obedecerem, ou executarem outra em contrario, ainda que seja dada pelo proprio marquez de Chaves, ou em seu nome, porque todos os que as derem em contrario ficarão sujeitos ás penas dos que desobedecem a el-rei, e a que se notificam de responder, remetendo-se esta mesma ao marquez de Chaves, general em tuefe por via de Francisco Henriques Teixeira, que fica qualmente responsabilisado pela sua entrega e execução. — Insconde de Villa Garcia, vice-presidente do governo — Francisco de Moraes Madureira Lobo, brigadeiro general, deputado do governo — José Manuel de Sousa e Castro, se retario com voto.

Conforme. = Antonio Joaquim Pinto Morcira.

#### DOCUMENTO N.º 177-B .

(Citado a pag. 112 e 113)

Carta do dr. Abrantes, dirigida a sir William A'Court 6

III. mo e ex. mo sr. — Desde o momento em que sua alteza, a serenissima senhora infante D. Izabel Maria, se declarou regente de Portugal, começou v. ex. a espalhar por toda a parte que a regencia de sua alteza não podra durar senão até que sua alteza o serenissimo senhor infante D. Miguel completasse vinte e cinco anuos.

V. ex. a se lembrará que no seu gabinete tratámos esta questão, o que eu fiz a v. ex. a o seguinte dilemma; ou o senhor infante jura a carta constitucional, ou não a jura; se a jura, como é de esperar da sua fidelidade e obdiencia às ordens de seu augusto irmão é seu rei, então não póde ser regente de Portugal, porque a carta o veda; se a não jura, então não póde ser considerado como portuguez; consequen-

<sup>4</sup> A pag. 112 da parte n do vol. n da 3.º epocha da nossa lintorna do guerra civil, nos queixámos de que a camara dos pares de 1826 se deixara levar dos perfidos conselhos do ministro inglez em Lisboa, su William A'Court, reputado por então, como um dos mais efficares promotores da usurpação miguelista. Na nota que se acha na seguinte pag. n.º 113, pela mesma rasão nos queixamos também de D. Francisco de Almeida na sua qualidade de ministro dos negocios estrangeiros em Lisboa, durante aquelle anno.

Ao escrevermos o citado volume não tivemos noticia de documento algum, comprovativo da fama liberticida, que se attribuia ao referido A'Court. Encontrado como ultimamente foi por nos no vol. 111, Documentos para historia das córtes geraes da nação portuguesa, colligidos pelos ses. Clemente José dos Santos (barão de S. Clemente), e José Augusto da Silva, aqui o vamos igualmente publicar, para inteiro conhecimento do leitor, e prova cabal de que não foi sem rasão, que a fama culpava o dito A'Court como nocivo a causa liberal, tendo-o como suspeito de trabalhar ja para que a regencia do reino fosse dada a D. Miguel, logo que chegasse à idade marcada na lei para este cargo.

(S. J. da Luz Soriano)

temente, com mais rasão ainda, será excluido da regencia de um remo, cuja lei fundamental não quiz jurar.

N'essa occasião procurei fazer entrar a v. ex.\* na verdadeira intelligencia de varios artigos da carta constitucional, a tim de convencer a v. ex.\* e de the mostrar que estava em um perfeito erro. Mas eu não tivo a fortuna de persuadir, e menos de convencer a v. ex.\*, e pareceu-me que v. ex.\* nem entendia a carta constitucional, porque não sabia a lingua portugueza, nem tinha os conhecimentos elementares de directo publico sobre este objecto, nem da legislação de Portugal a este respeito.

N'esta occasião pareceu-me conhecer que v. ex.º não approvou a inesperada resolução de sua alteza, talvez porque v. ex.º não foi consultado, e o tempo confirmou as minhas suspeitas. Oxalá que eu me tivesse enganado!

N'essa mesma occasião v. ex.ª observou, e com rasão, que a proclamação de sua alteza, com a data do 1.º de agosto de 1826, devia ser referendada pelo ministro e secretario de estado dos negocios do reino, e que o não fóra; ao que respondi, que d'essa falta de formalidade legal não era culpada sua alteza, mas sim o ministro de estado, como vou fazer ver a v. ex.ª Mas antes d'isso cumpre que v. ex.ª e o publico portuguez seja informado dos motivos que sua alteza, a serentissima senhora infanta D. Izabel Maria teve para se declarar regente do reino.

Pelo decreto de 6 de março o senhor D. João VI nomeou um governo composto de quatro membros, presidido pela senhora infanta D. Izabel Maria, para resolver todos os negocios, assistindo cada um dos secretarios de estado ás resoluções dos negocios das suas respectivas secretarias.

A nação augurou muito mal de um tal governo, não só porque governos collectivos em geral sempre são maus, mas também porque os membros de que elle se compunha, exceptuando o ex.<sup>mo</sup> doque de Cadaval, não tinham a opinião pública a seu favor, e os secretarios de estado, exceptuando Barradas, eram todos detestados.

Sua affeza a serenissima senhora infanta D. Izabel, pela

sua natural affabilidade, pelas suas maneiras attractiva pelas suas eminentes qualidades e virtudes, tinha a seu vor os votos da capital e da nação; mas sendo simples p sidente do governo, obrigada a sujeitar-se ao que decidi a maioria de homens em os quaes a nação nada confia pouco bem podia fazer. Tal era a opinião geral e publica o publico raras vezes se engana.

O primeiro passo que o governo deu, e que muito de gradou a toda a capital, foi a mudança da residencia da nhora infanta de Lisboa para a Ajuda, não só porque ficamuito mais longe para quem tinha necessidade de tratar o seus negocios, mas principalmente porque toda a capital o mia pela vida de sua alteza. O voto publico era que sua teza ficasse no palacio do Rocio, centro da capital, onde alteza passaria melhor do que na Ajuda, ao menos nos o zes de inverno, e onde n'um momento, se fosse preciso, ria para defender a sua preciosa vida todos os habitantes Lisboa. Mas o conde de Murça, por um calculo tão mesquinho, como errado e impolítico, teimou n'aquella mudança sua alteza sujeitou-se, e o publico detestou cada vez mo o conde de Murça e os membros do governo.

O publico soube que sua alteza, querendo imitar seu gusto pae, tinha tomado a resolução de dar audiencia to as quintas feiras, e que o governo se havia opposto a isto odio publico augmentou, pois, como era de esperar, con os governadores e secretarios de estado; isso constou a alteza, e por esse motivo, não lhe importando a opposidos governadores, começou a dar audiencias, medida coque sua alteza mais penhorou os corações de todos os ha tantes da capital. A maior parte das pessoas que concorram á primeira audiencia foi só para comprimentar e agridecer a sua alteza o beneficio que acabava de fazer publico.

Tudo quanto se passava no governo sabia-se logo em Qualiz e no publico, porque alguem do governo o publicava Soube-se que sua alteza quiz fazer algumas reformas nas repartições da casa real, e que encarregando este negocio de secondo de secon

differes maiores da casa e ao conde de Murça, como presidente do erario. O conde queria fazer uma reforma tal, que um candissimo numero de familias ficariam a pedir esmotat Sua alteza horrorisou-se com similhante reforma, e a reprovou sua alteza conservou tudo o que seu pae tinha feito. Ordenou que se não provessem os logares que fossem vagando, visto que havia empregados de mais; que se conservasem as pensões a quem as tinha, mas que estas acadassem com a vida da pessoa agraciada. Sua alteza entendeu que era o tempo que devia fazer esta reforma; sua alteza cortou tudo o mais que havia de superfluo, e por esta judiculta reforma sua alteza economisou em todas as repartições mais de 103:000,5000 réis. Sua alteza deu este exemplo ás outras repartições do estado, mas ellas não o seguiram.

O publico soube que sua alteza, querendo que se publicasse o resultado d'esta reforma na Gazeta de Lisboa, o goerno se tinha opposto; mas sua alteza, mais bem aconselhada, mandou-o publicar. O odio contra o governo cresceu na mesma proporção que se augmentou o amor, consideração o respeito dos habitantes da capital e do reino pará com sua alleza.

larradas propoz no governo que fossem chamados para lasboa todos os individuos que se acharam mais ou menos complicados no fatal dia 30 de abril de 1824; o governo protuptamente annuiu, só porque Barradas disse que el-rei la la lenção de os mandar vir com brevidade! Esta medida conditio Barradas perdeu a boa opinião publica de que até ali 105 ava. Barradas conheceu em poucos dias que tinha competitudo um gravissimo erro político. Elle viu-se obrigado, meo tempo depois, a mandar prender o prior mór de furisto, que o mesmo Barradas tinha elogiado e mandado para Lisboa. Desde então Barradas e os governadores on am execrados.

O publico soube que Lacerda, à imitação de Barradas, tidra proposto no governo que se verificassem algumas graras que el-res tuda tenção de Jazer em o dia de seus annos! Os governadores approvaram a proposta, e o publico o n'isso um verdadeiro ataque à auctoridade real do sent D. Pedro IV, e consequentemente mais os detestou.

O publico soube que sua alteza fora em tins de maio trada pelo conde dos Arcos, em sessão do governo, comuita fatta de consideração e respeito, e que sua alteza affligira tanto, que ali mesmo perdeu o movimento do brace perna direita; a indiguação, o odio e a raiva publica conto o conde dos Arcos subiu ao mais alto ponto; e se eu não co seguisse o prompto restabelecimento de sua aleza, a vida d conde dos Arcos corria o mais imminente risco. Mal o sa s. ex.ª

O publico soube, em consequencia de uma falsa noticidada pelo capitão de um navio chegado da Babia a Lisbinos fins de maio, que o senhor D. Pedro IV tinha ali dictarado que nada queria de Portugal; o conde dos Arcos nha proposto no governo que se mandasse recolher para Lisboa o marquez de Abrantes, e todos os mais individu que el-rei, que Deus tem em gloria, tinha mandado sair de reino por cansa do negro e fatal dia 30 de abril de 1821, publico soube que esta imprudentissima proposta fora apprivada pelos mais governadores, mas que sua alteza declarámui decididamente que não queria, e que sem positiva orde de seu augusto irmão e seu rei nunca entrariam em Portugaquelles individuos.

Estando sua alteza nas Caldas, receben o conde de Port Santo (intimo amigo de v. ex.²), nos principios de julho, a correio do nosso ministro em París, communicando-lhe que o governo francez acabava de receber por um navio chegad do Rio de Janeiro a Brest a 46 de junho, a noticia de que senhor D. Pedro IV havia abdicado a coróa de Portuga Pedro de Mello den a noticia tal qual perfidamente lh'a tintidado o governo francez. Digo perfidamente, porque, sabenda quelle governo que o senhor D. Pedro IV tinha abdicade em sua augusta filha a coróa de Portugal e as condições co que tinha abdicado; sabendo que o senhor D. Pedro IV tinha abdicado que

portuguezes, occultou todas estas valiosas e importantes orunstancias ao ministro de Portugal; este participon ao onde de Porto Santo o que o governo francez lhe havia comnumado, mas recommendon, segundo é constante, o mais profundo segredo, emquanto se não recebiam noticias mais oromstanciadas e mesmo officiaes. Mas o conde de Porto Santo, longe de guardar o recommendado segredo, fez o contririo. Era dever sen participar immediatamente esta nohua an governo, que residra então nas Caldas da Rainha; 🖚, em vez d'isso, communicou a noticia ao intendente getal da policia, que a participou aos ministros dos bairros de lasboa, e ao conde de Barbacena, ministro da guerra, que ordenou ao conde de Alhandra, governador das armas da urle, que participasse a todos os commandantes dos corpos di capital que o senhor infante D. Miguel era o legatimo rei de Portugal! O general assim o fez, e Lisboa esteve a ponto de sadar em sangue e o reino todo. O odio publico requinbilicontra os condes de Porto Santo e de Barbacqua, e contra os givernadores, que nenhum caso fizeram de um tal procebuscuto.

O publico soube que depois das criminosas communicações de que acima fallo é que o conde de Porto Santo participou para as Caldas da Rainha a noticia que tinha recebido de Paris, noticia que já n'aquella villa se sabia por cartas particulares de Lisboa, que pintavam a consternação em que toda a Calpital se achava, e a indignação dos seus habitantes contra secondes de Porto Santo e de Barbacena.

Charles Stuart, portador da carta constitucional, de vaconstitucional de constitucional de vaconstitucional de constitucional de constituciona

Sua atteza abandonou o uso da preciosa agua das Caldas, Quat deve a sua vida, e que devia continuar por mais vinte dras ao menos, e partir para Lisboa, a fim de comprir e fizer comprir as ordens de seu augusto irmão. Mas toda capital soube que tanto era o empeuho e boa vontade de si alteza em que se cumprissem as ordens soberanas, quantera o desleixo e má vontade dos governadores e de todo os secretarios de estado. O publico viu com horror e indignação, que se publicou um extracto da carta constituciona que inteiramente a desfigurava, a fim de enganar o povo indispol-o contra a mesma carta constitucional. Sua alter quiz que se castigasse exemplarmente o auctor e o censo mas nem o governo, nem os ministros de estado, principalmente Barradas (a quem este negocio, como secretario de estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, competic deram um passo para se descobrir o auctor, o censor, ou editor.

Os habitantes de Lisboa e Porto souberam que os guvo nadores e ministros de estado empregavam todos os mei possiveis para adiar o juramento da carta constitucional, qual, apezar de tudo, foi jurada no dia 31 de julho. Os tr bitantes de Lisboa sabiam que se tramava dia e noite conti a carta e contra as ordens do senhor D. Pedro IV, cujos it contestaveis direitos os inimigos da ordem, do bem public e do imperio da lei começavam a pór em duvida. O public soube que o governo recebia diariamente avisos exactiss mos de que no Alemtejo se procurava revoltar o regiment de infanteria n.º 47, o de cavallaria n.º 2 e a guarnição d Elvas; que o infame brigadeiro Maggessi e o capitão môr d Alandroal eram os principaes agentes d'esta nefanda revolti que em Traz os Montes toda essa execranda familia dos SI veiras procurava revoltar aquella desgraçada provincia. que o regimento de infauteria n.º 24 estava a desertar par Hespanha, se o governo não tomasse promptas medidas. In terceptou-se a correspondencia do capitão mór do Alandro com os chefes da revolta em Lisboa. Tudo foi presente s governo; debalde a senhora infanta propoz uma e mil vezi que se tomassem medidas promptas e energicas para previ nir tão grandes malés. Governadores e secretarios de estado principalmente o conde de Barbacena e Barradas, que devum operar de accordo e sem perder um momento, dormiram; nem uma só medida adequada tomaram, e se alguma ionaram, foi tardia e inadequada. Maggessi e o capitão mór do Alandroal fugiram, e com elles o regimento de infanteria nº 17 e o de cavallaria n.º 2; e em Traz os Montes fugiu o regimento de infanteria n.º 24, o visconde de Montealegre, seo rimão, e muitos outros Silveiras e silveirados.

Os habitantes de Lisboa estavam desesperados; elles entenderam que a nação estava trahida, e persuadidos de que os governadores e os secretarios de estado estavam conspirados contra o senhor D. Pedro IV, e que para levar ao fim seus intentos se queriam perpetuar na regencia creada pelo decreto de 6 de março, traçaram o plano de fazer acclamar no 1.º de agosto a senhora infanta D. Izabel Maria regente de Portugal, e defender a sua regente e a carta constitucional 4 custa das suas proprias vidas.

Estava prompta e impressa uma proclamação, que devia apprecer aftixada pelas esquinas de Lisboa na madrugada do 1.º de agosto, e muitos milhares de pessoas, militares e paranos, deviam ajuntar-se no paço da Ajuda e acclamar ali a senhora infanta, emquanto se fazia o mesmo pelas principues roas e praças de Lisboa. Eis-aqui uma copia fiel d'aquella proclamação:

Portuguezes t O senhor D. Pedro IV, nosso legitimo rei, pelo seu real decreto de 26 de abril passado, confirmou a regenta creada por seu augusto pae, sómente até à installação da que havia de ser decretada na carta constitucional. Esta compete unicamente à senhora infanta D. Izabel Maria, a deve ser installada no dia 31 do corrente, por ser n'esse que a carta começa a ter execução.

Mas office; ha homens pequenos em numero, grandes meios (porque téem o mando), os quaes pretendem usurá senhora infanta os seus direitos e manter-se no governo e ainda alem das côrtes geraes.

Portuguezes, pares do reino, clero, nobreza e povo; milies e magistrados, consentireis vós que se faça tamanha injuria à filha, irmã e tia de soberanos nossos? Sereis in guos da carta constitucional, se tendes a vil fraqueza de deixar violar tão infamemente no dia mesmo em que e rada!

• Viva o senhor Pedro IV e sua augusta filha, a senho D. Maria II; viva a senhora infanta, unica regente; viva carta constitucional; tremam os rebeldes; tremei tri dores.•

Sua alteza foi por mim informada de tudo o que se passa e do que se pretendia fazer na madrugada do dia 1.º i agosto. Apresentei a sua alteza um exemplar d'aquella pe clamação impressa, que está hoje em poder de sua magi tade fidelissima, o senhor D. Pedro IV. Inimigo declarado ( revoluções, eu representei a sua alteza as funestas conf quencias, que podiam resultar d'aquella medida tumultuos principalmente contra os secreterios de estado e contra governadores, que, exceptuando o ex.<sup>mo</sup> duque de Cadav eram verdadeigamente detestados, como auctores de todi os males que a nação estava soffrendo. Suppliquei pois a s alteza que obstasse por todos os meios possíveis à revoluçi que estava preparada, e cujos resultados ninguem podia pr ver, nem calcular. Mostrei que era impossível que os gabin tes da Europa não desapprovassem altamente similhad revolução, da qual tirariam pretexto para que a carta const tucional não fosse ávante. Mostrei que, na conformidade ( carta, ninguem podia disputar a sua alteza a regencia d reino; que se declarasse pois regente e desse immediati mente parte a seu augusto irmão e seu rei dos motivos qu tinham resolvido sua alteza a dar aquelle passo.

Escusado é expor aqui as judiciosas reflexões que sua a teza fez n'esta occasião; direi sómente a v. ex.º que sua a teza, convencida de tudo o que tive a honra de lhe exportem como da pureza e fidelidade dos seus sentimentos, o denou-me que fizesse uma proclamação (foi no dia 20 dijulho de tarde), e que lh'a apresentasse para sua alteza examinar. Sua alteza ordenou-me que pela mesma via pequal en tinha recebido a proclamação impressa, que acin

cramação tumultuosa se verificasse, assegurando em seu cue que soa alteza tomaria as medidas necessarias para que no 1.º de agosto os receios dos habitantes de Lisboa firassem inteiramente desvanecidos.

Assum o fiz; o que eu trabalhei e os incommodos que tive desde o día 29 até ás onze horas da noite do día 31 de julho so en os sei, e alguns verdadeiros amigos do bem da nação, do el-rei, da carta, da senhora D. Maria II e da senhora infanta D. Izabel Maria; e por certo que não foi este um dos menores serviços que tenho feito á minha desgraçada nação, que eu amo tanto mais, quanto ella tem sabido resistir a tantas intrigas, a tantas traições, a tantas perfidias e a tantos e a tão acerbos males, que injustamente tem solfrido, e que a mais infame política, a mais horrenda infidelidade, o fanalismo, a hypocrisia e a irreligião lhe têem causado.

No dia 30 de manha apresentei a sua alteza a proclamação de que tinha sido encarregado, e que teve a boa fortuna de mercer a sua approvação. No dia 31, pelas quatro horas da lande, mandou-a sua alteza ao ministro e secretario de estado dos negocios do reino, ordenando-lhe que mandasse imprimir miniediatamente seis mil exemplares; que mandasse a porção que lhe parecesse ao intendente geral da policia com urdem de os mandar aflixar pelas esquinas de Lisboa na madrogada do dia seguinte 1.º de agosto, e os mais que se po-

O ministro de estado dos negocios do reino respondeu a saleza da maneira seguinte:

de les a bella proclamação de vossa alteza real. Ella prende lanto quanto seduziu o juramento! Eu vou cumprir em tudo es ordens de vossa alteza real, e não deixarei jamais de ser. Tomo dero — De vossa alteza real, senhora, o mais humilde reado — José Joaquam de Almeida e Araujo Correia de Lacada. — Em 31 de julho, ás quatro horas e tres quartos da lade.

V. et.º concordará commigo, que era escusado que sua al-

teza advertisse ao seu ministro de estado que referenaquella proclamação; era do seu deser referendal-a, o cipalmente tendo eda mercer lo a sua approvação, etvé da carta que fica transcripta. E quando aquelle m não approvasse nem a medida, tiem a proclamação, de mediatamente ir procurar sua alteza, e expor-lite as r pelas quaes não approvava, nem uma, nem outra esu-

Demorei-me um pouco em expor os motivos que fiteza teve para se declarar regente do remo, para mojo v. ex.º e a todos os diplomatas residentes em Lisbo foi só o bem e a salvação do estado, só o puro desevitar uma revolução, cujos resultados podum ser funque obrigaram sua alteza a dar aquelle passo, e nãi paixão terrivel — a ambição —, que tão fatal tem simundo, que tão fatal tem sido a Portugal, e que miltem sido fatal aos que por ella se deixam arrastar! Es gusta princeza, que tem sido victima de quantas calma a perversidade, a irreligião e a mais infame política princeitar, nunca teve ambição de reinar; se tal paixão tir sua alteza não teria rejeitado com indignação e horros postas que se lhe fizeram, e com as quaes qualquer principe se deixaria deslumbrar, illudir e arrastar.

Passemos á questão da regencia de Portugal e vejar ella pertence á senhora infanta D. Izabel Maria, ou so por direito pertencer ao senhor infante D. Miguel. O que dizer póde não agradar ao senhor infante; mas en dique entendo, e se sua alteza não receia ouvir a veji também eu não temo dizer-lh'a. Nenhuma indisposição contra este joven principe; ninguem tratou com mai; peito e consideração a sua alteza, emquanto esteve em figal, do que eu; e sua alteza se lembrará que, quando a da nau ingleza Windsor Castle todos os creados fugia sua alteza, eu não deixei um só dia de ir saber como fiteza passou a noite, e beijar-lhe a mão.

O senhor infante D. Mignel jurou a carta constitue logo deve estar por tudo o que ella determina. Sua deve estar por tudo aquillo que é de direito; se assim luer, sua alteza passará por um usurpador, e de tal crime não e su alteza capaz; pelo menos tal se não deve presumir, e menos anda que haja soberanos que, esquecidos de si propus, e pondo de parte o direito e a justiça e só guiados por uma política tão falsa como perniciosa, quizerem por força que o senhor infante D. Miguel seja regente de Portugal logo que completar vinte e cinco annos de idade.

O artigo 92.º da carta constitucional, legitimamente dada, e que a nação toda jurou com a melhor vontade, com o maior prazer e com o mais vivo enthusiasmo, como v. ex.ª sabe e testemunhou em Lisboa, diz que durante a menoridade (do rei) o reino será governado por uma regencia, a qual pertencerá ao parente mais chegado do rei, segundo a ordem da successão, e que seja maior de vinte e cinco analism.

A senhora infanta, quando a carta se jurou, era o parente mas proximo e o unico maior de vinte e cinco annos; logo in tenhora infanta è que a regencia do reino devia recair. Mas v. ex.º e os diplomatas que residem em Lisboa (e que lahez sem o saberem estão servindo a causa impia e os iniquos fias da infame junta apostolica ) dizem que isso só se dete entender emquanto o senhor infante D. Miguel não completar vinte e cinco annos. Mas quem póde resolver esta questão? Só a carta constitucional, o direito e a vontade do enhor D. Pedro IV, e de nenhum modo as intrigas diplomaticas.

\* se a impia junta apostolica ou jesuitica conseguir os abominaveis se meipos fins a que se propõe, renovar-se-hão na velha (e mui velha) la impareis tempos desgraçados, tempos de barbaridade e de ignoranta que os papas depunham os reis, davam e tiravam corôas, absoltim impamente os povos do juramento de fidelidade que tinham preside até seus legitimos soberanos! A mesma Inglaterra será uma das aux velmas, quando menos o pensar! Outro fim não tem em vista a atá finaceção que os governos do continente estão dando a tão impia serelade, ou en estou muito enganado, ou as potencias européas promum todos os meios de excluir do continente europeu a Gran-Bretadu quera o cou que en me engane. (Nota do de. Abrantes.)

Diga me v. ex.\* em que artigo da carta constitucional acha v. ex.\* essa doutrina?

O artigo 92.°, que fica transcripto, tal não diz, tal distincção não faz; e aquillo que a lei não distingue, ninguem o pôde distinguir. É um principio de direito incontestavel.

O artigo 97.º determina moi claramente que tanto o regente, como a regencia prestará o juramento mencionado no artigo 76.º, acrescentando a clausula de fidelidade ao res e de the entregar o governo logo que elle chegar à maiorulade, ou cessar o seu impedimento.

D'este artigo claramente se vé que qualquer pessoa que uma vez entrou na regencia de qualquer estado deve n'ella permanecer, e a ninguem pode entregar a regencia d'esse estado senão ao seu legitimo penhor.

Tal foi o juramento que sua alteza deu; sua alteza seria perjura se entregasse o governo, ou regencia de Portugal a a outra pessoa que não fosse a senhora D. Maria II.

Em nenhum artigo da constituição se acha escripto, ou de algum d'elles se pode deduzir que, quando acontecer entrar na regencia uma infanta, por ser maior de vinte e cinco annos, esta regencia cessará logo que o infante, se o houver. completar aquella idade.

Mais. O artigo 93.º diz que, se o rei (menor) não tiver parente algum que reuna estas qualidades (as de que falla no artigo 92.º), será o reino governado por uma regencia permanente, nomeada pelas côrtes geraes, composta de tres membros, dos quaes o mais velho será o presidente.

Então a regencia nomeada pelas côrtes geraes ha de ser permanente, e a regencia da senhora infanta D. Izabel Maria. que a carta constitucional indisputavelmente chamou para aquelle eminente emprego, havia de ser temporaria? Por que artigo da carta, por que principio de direito publico havia de haver uma tão estranha como escandalosa differenca?

V. ex.ª bem vê, se quizer ser sincero, que pela carta constitucional, que o senhor infante jurou sem restricção alguma, sua alteza não póde ser regente de Portugal quando fosse simples infante, quanto mais estando ligado a um con-

trato matrimonial com a legitima rainha d'aquelle reino, como logo farei ver a v. ex.º Vejamos se o senhor infante póde ser regente de Portugal por direito.

O illustre auctor da obra intitulada Science du publiciste, em que empregou dez annos de assiduo trabalhor e no excellente resumo que o mesmo auctor fez d'essa obra, intitulado Esprit du droit, diz expressamente, quando trata da duração da regençia, o seguinte:

«Lorsque l'on a reconnu, que l'autorité royale ne doit être ni interrompue, ni entravé, il faut ajouter que cette autorité ne doit pas être considérée comme pouvant même sommeiller un instant, et qu'en ce sens encore on a raison de poser ce principe, que le roi ne meurt pas.

Annsi, dans les cas d'absence du chef de la monarchie (e este é o caso em que Portugal presentemente se acha, porque o senhor D. Pedro IV é rei de Portugal até que se verifiquem as coudições com que abdicou), les fonctions du regent doivent commencer à compter du jour où le monarque, ayant quittée le territoire national, se trouve par là dans une position telle que sa liberté, son indépendance morale peut devent l'objet d'un doute; et par les mêmes raisons, elles doivent durer jusqu'à ce que toute incertitude à cet égard soit dussipée par son retour au sein de la patrie.

•Dans le cas de démence ou d'incapacité pour cause de maladie ou enfermeté, les fonctions de la régence doivent commencer du jour où cet état d'incapacité, constaté dans un conseil de famille, aura été déclaré par les deux chambres et elles doivent durer jusqu'à ce que le retour à la santé ait été constaté, reconnu et declaré avec les mêmes formalités.

Entin, dans les cas de minorité, les fonctions du régent commenceront au moment de la mort du prédècesseur du roi mineur; et elles cesseront de plein droit le jour où celui-ci attendra sa majorité.

 Pendant la durée de la régence, aucune cause étrangère à la personne du régent ne doit interrompre ses fonctions ou l'exclure de la régence.

· Amsi, par exemple, dans le cas où, par défaut d'age, ou

autre cause d'empêchement du parent le plus proche, la r gence aura été dévolue à un autre; celui-ci, une fois entre exercice, continuera ses fonctions aussi longtemps que o vra durer la régence; et le parent qui, par quelque cause q ce soit, se sera trouvé empêché de exercer la regence, pourra y prétendre, l'empêchement cessant.

«Si, par exemple eucore, le prince mineur décède laisse la couronne à un prince anssi mineur d'une autre branche régent en exercice conservera la régence jusqu'à la mur rité du nouveau roi.»

Ha nada mais claro, nada mais positivo a respeito da m teria em questão? Leia v. ex.ª a citada obra Esprit du dro et ses applications à la politique et à l'organisation de la m narchie constitutionnelle, por M. Albert Fritot, pag. 410 111.

À vista do que deixo dito e transcripto v. ex. vé que un regente qualquer, que entrou no exercicio das suas funcçõe seja por ausencia, seja por demencia, ou por incapacida qualquer do rei, ou seja na menoridade do mesmo rei, de continuar a reger até que o rei volte aos seus estados, o no caso de doença, até que esteja perfeitamente restabel cido, e, no caso de menoridade, até que o rei chegue à mai ridade legal.

Segundo a solida doutrina d'este sabio e illustre publicis contra a qual v. ex.ª nada tem que allegar com rasão e ju tiça, vé-se que durante a regencia nenhuma causa estranta pessoa do regente, on da regente, deve interromper su tuncções, ou excluil-o da regencia. Quer dizer que o regeso pode ser privado da regencia em que uma vez entrou, o porque a pessoa em quem a regencia recaiu morreu, ou porque voluntariamente se demittiu d'ella, ou porque se inhaliantou por qualquer causa para continuar a reger.

V. ex. ve que o senhor infante D. Miguel, por não teratade competente, quando a carta constitucional foi jurado podía ser regente; entrou para a regencia a senhora fonta D. Izabel Maria, porque estava no mesmo grau de protes seu que o senhor infante D. Miguel, e porque tinh



ibble da lei: e uma vez que entron na regencia, ninguem a pode por direito excluir. Ainsi, par exemple, dans le cas où, por defout d'age, ou autre cause d'empêchement du parent le plus proche, la régence aura eté dévolue à un autre; celui-ci, une fois entré en exercice, continuera ses fonctions aussi longuemps, que devra durer la régence; et le parent, qui par pudque cause que ce soit se seva trouré empêché d'exercer la régence, ne pourra y prétendre, l'empêchement cessant».

Não ha nada mais positivo, nem mais apropriado ao caso de que se trata.

Se as regencias não fossem permanentes, mas sim temporarias, quão desgraçada seria a sorte dos povos! Que vasto campo para intrigas, para cabalas, para partidos, de que as nações são sempre victimas!

Pretender, pois, excluir da regencia de Portugal a senhora manta D. Izabel Maria, para entrar o senhor infante D. Minuel, seria commetter uma horrorosa injustiça: seria uma manta e execranda violencia, seria o passo mais impolitico, mas escandaloso, e o mais infame que os gabinetes da Europa podenam dar! Seria calcar aos pés todos os principios de direito, de religião, de moral, de justiça e de sã política! Seria augmentar os acerbos males de uma nação que a ninguem offendeu, e que só quer o que o seu legitimo rei lhe deu e hada mais.

A tudo o que fica dito é preciso acresceutar que o senhor nfante D. Miguel, por isso que está ligado a um contrato malministal com a senhora D. María II, está em circumstanlas um diversas das de um simples infante.

Pelo artigo 90.º da carta constitucional o senhor infante b. Miguel não pode ter parte no governo do reino, nem pode ter o titulo de rei senão depois de ter da rainha filho ou filha. Então, se o senhor infante não pode ter parte alguma no overno, quando a rainha estiver reinando, como havia de o o lor infante governar o reino durante a menoridade da sma rainha? Seria um perfeito absurdo, e mais absurdo ainda de passar quasi dez annos de menoridade.

Ne agora tenho mostrado a v. ex.ª, com a mais conve-

niente clareza, que pela carta constitucional e por direito a regencia do reino pertenco incontestavelmente a sua alteza a senhora infanta D. Izabel Maria, e de nenhum modo ao senhor infante D. Miguel, e que só o abominando e criminoso direito da força, só a mais execranda violencia, póde privara senhora infanta D. Izabel Maria da regencia de Portugal.

Porém a regencia de um reino tem logar ou porque o re está ausente, ou porque está demente, ou porque está incapaz de governar por causa de qualquer molestia, ou porque é menor. Mas em qual d'estes casos se acha hoje Portugal? No primeiro.

O senhor D. Pedro IV foi reconhecido legitimo rei de Portugal por todos os gabinetes da Europa, depois da nota circular do principe de Metternich, dirigida aos embaixadores e ministros de sua magestade imperial e real apostolica, datada de Vienna a 27 de março de 1826. Só uns poucos de rebeldes, que o oiro, a seducção e intrigas do gabinete de Madrid, da impia junta apostolica e do seu chefe em Portugal, se illudiram, arrastaram ao crime e perderam.

O senhor D. Pedro IV. como legitimo rei de Fortugal, podia dar aos seus fieis subditos uma carta constitucional, conforme a doutrino da santa altiança. Sua magestade fidetissima, dando aquella carta, não fez mais do que restituir à nação portugueza aquellas instituições, que eram coevas com o principio da monarchia e com as quaes os portuguezes, tão poucos em numero, assombraram com seus feitos gloriosos a Europa e o mundo. Sua magestade não fez mais do que restituir-nos aquillo que o despotismo e a mais mal entendida política nos havia roubado desde 1608 até agora; roubo que a impia junta apostolica, o despotismo de alguns gabinetes, a irreligião, a hypocrisia e o mais horrendo fanatismo querem perpetuar.

O senhor D. Pedro IV, como legitimo rei de Portugal e Algarves, abdicou em sua augusta filha a senhora D. Maria II a coróa d'estes reinos: mas abdicou com as seguintes condições: 1.º, juramento da carta constitucional; 2.º, esponsaes feitos e rasamento concluido. O soberano acrescentou: e esta Tas duas condições.

Prestou-se o juramento à carta constitucional; celebraram-se os esponsaes; mas está o casamento concluido? Não; tanto não está concluido, que sua alteza o senhor infante D. Miguel póde ainda casar com outra qualquer princeza, e senhora D. Maria II póde ainda casar com qualquer outro unupe, que seu augusto pae lhe determinar. Esta conclusão será talvez diplomatica, mas é logica, é necessaria. V. ex. sabe que as palavras devem entender-se no seu senlidii natural e obvio, e em geral no sentido que lhes dà aquelle que falla ou escreve. Mas quando houvesse, no caso presente, alguma duvida (que não ha, para quem sabe porluguez) sobre a maneira de interpretar as condições com we a seahor D. Pedro IV abdicou, pergunto, a quem pertence dade a sua verdadeira interpretação? Pertence acaso ao Ponope de Metternich? Pertence a v. ex.\*, que, mil vezes. rembo infinitas cartas de Lisboa, tem dito que o senhor Polto IV não governa em Portugal, nem é rei de Portugal desde que den a carta? Pertence aos seus collegas diploinitas residentes em Lisboa, que tanto empenho têem mosvado em ver acabada a nossa carta constitucional? De certo que não. A verdadeira interpretação pertence exclusivamente nauctor do acto de abdicação, que felizmente para Portugal chora o Brazil, está vivo.

Se as condições da abdicação não estão preenchidas, como a unegavel; é evidente, é incontestavel que o senhor D. Pedro IV é ainda rei de Portugal e dos Algarves, e como tal ese necessariamente ser considerado até ao momento em que o casamento se concluir. Logo não existe menoridade, arque el-rei está vivo. Logo o senhor D. Pedro IV. que ó quer nato de sua augusta filha, é quem pode e deve nomear pessoa que ha de fazer as suas vezes, isto é, quem ha de ser au logar tenente em Portugal. Esta escolha pertence inconstavelmente ao senhor D. Pedro IV e só a elle. E se al-un gabinete se quizesse entremetter, ou interferir n'este rgorio, ou pretendesse negar esta prerogativa a sua ma

gestade fidelissima, prerogativa que lhe é inherente, como rei e como pae, perpetraria o mais execravel e escaudaloso attentado, e daria um terrivel exemplo, que um dia lhe poderia ser funesto.

Sua alteza a senhora infanta D. Izabel Maria, para evitar, como fica dito, uma revolução que estava preparada e imminente, cujos resultados podiam ser fataes, e apoiada na constituição, que poncas horas antes se tinha jurado, declarou-se regente do remo, e v. ex.ª é testemunha ocular do regospopublico com que a capital recebeu tão fausta noticia. V. ex.1 sabe a satisfação e applausos com que esta resolução de sua alteza foi recebida por todas as camaras e corporações do reino. As felicitações que ellas dirigiram por esta occasião a sua alteza correm impressas, e v. ex.ª sabe que sua alteza nunca espalhou dinheiro, nem o mandou espalhar, para se the darem applausos: eu estou certissimo que nem um so dos espiões de v. ex.ª (apezar da innata perversidade de similhante gente) havia de levar a v. ex.º tal noticia. V. ex.º sabe que sua alteza, apezar das mais criminosas intrigas, apezar das mais negras e infames calumnias, que a perversidade e malicia dos inimigos de el-rei e da carta téem inventado, c de que sua alteza tem sido victima, sua alteza gosa da mesma estima e amor publico de todos os portuguezes.

Sua alteza, logo que se declarou regente, den exacta conta de tudo a seu augusto irmão e seu rei, que houve por bem approvar tudo quanto sua alteza tinha feito. O senhor D. Pedro IV desde então considerou sua augusta irmã. a senhora infanta D. Izabel Maria, como seu delegado on logar-tenente em Portugal, e não como representante de sua augusta filha durante a sua menoridade; porque não ha menoridade emquanto o legitimo rei (que é o senhor D. Pedro IV) está vivo; pelo menos emquanto as condições com que sua magestade fidelissima abdicou não estiverem plenamente verificadas e preenchidas.

Eu já expuz a v. ex.ª os motivos por que sua alteza se declarou regente do reino no 1.º de agosto; e se v. ex.ª e os seus collegas quizessem attender e ouvir a voz da rasão, da justiça o da verdadeira política, confessariam que sua alteza fez o que devia; fez um importantissimo serviço à humanidade, à causa publica e à causa da legitimidade, prevenindo a anarchia e todos os males, que necessiriamente resultariam da revolução que estava preparada e imminente. Mas que v. ex.º e os seus collegas reconheçam ou não o importantissimo serviço que sua alteza fez a seu augusto irmão e seu rei, e à sua nação, pouco importa. Basta que o senhor D. Pe dro IV approvasse altamente a resolução que sua alteza tomou n'essa occasião e elogiasse a proclamação que sua alteza emittiu, e o seu comportamento leal, franco e grandemente político.

Sendo pois incontestavel que o senhor D. Pedro IV é legitimo rei de l'ortugal e deve necessariamente ser assim considerado, pelo menos até que as condições com que abdicou estejam preenchidas, é evidente que a senhora infanta D. Izatiel Maria governa Portugal como logar tenente do senhor D. Pedro IV, e que só ao senhor D. Pedro IV, como rei e como pae, pertence nomear a pessoa que ha de fazor as suas vezes em l'ortugal.

Mas como legitimo rei de Portugal póde conferir ao seu logar tenente plenos poderes ou poderes limitados. Eu desamo a v. ex.ª para que apresente um só publicista ou um só jurisconsulto portuguez, digno d'este nome, que ensine ou sustente uma doutrina opposta. E comtudo v. ex.ª, apezar da paixão que, segundo parece, o devora, por ver acabada a constituição em Portugal, conhece que a questão de que se trata, quamdo sobre ella houvese alguma duvida, que não ha, só pelos publicistas, só pelos bons jurisconsultos portugueros è que póde ser resolvida, e não por v. ex.ª, nem pelos seus collegas, que, ou não têem os conhecimentos necessaruos ( o que eu não creio), oir se os têem, estão obrando, segundo parece, de má fê e contra aquillo que entendem. Escolham.

Se o senhor D. Pedro IV tivesse outorgado ao seu logar tenente plenos poderes de certo não teria sua magestade feito algumas graças (ainda que rarissimas) depois que reconheceu sua augusta irmă por seu delegado em Portugal. E como têm os secretarios de estado, sustentados por v. ex.ª (como se lê em o New Times e no Courier de 23 de maio), tido a criminosa temeridade de se oppor e rejeitar mesmo essas pouquissimas graças que o soberano fez, porque incontestavelmente as podia fazer, como ainda póde e poderá até ao momento em que se preencherem as condições com que abdicou? Não è isto animar o crime e os rebeldes?

V. ex.ª bem conhece que o bispo de Vizeu, o barão do Sobral e o predilecto amigo de v. ex.ª, D. Francisco de Almeida, commetteram um crime, e comtudo v. ex.ª sustentou-os ainda nos logares, apezar do clamor publico, desde fevereiro ate 9 de junho! A final foram demittidos, como mereciam.

Eu sei por cartas de Lisboa fidedignas que v. ex.ª tem dito e espalhado que o senhor D. Pedro IV não governa em Portugal depois que deu a carta, porque isso seria contra a separação do Brazil, que a Inglaterra solidou e ha de manter. Mas que tem a separação do Brazil com os decretos que o senhor D. Pedro IV mandou, ou ainda houver de mandar para Portugal? Em que ataca sua magestade a separação do Brazil de Portugal? Fico esperando a resposta.

Sei igualmente que v. ex.ª diz e espalha (e já se vé sem fundamento algum) que continuando o senhor D. Pedro IV a expedir decretos para Portugal, fica este sendo colonia do Brazil. Valha-me Deus com a logica de v. ex. 1 Não se assuste v. ex. " Os portuguezes jamais consentirão que Portugal seja colonia do Brazil, assim como os brazileiros e o seu imperador nunca podem consentir que o Brazil volte a ser colonia de Portugal: a separação natural dos dois paizes está estabelecida usque in æternum. E v. ex.ª não vê que o cunho da nossa moeda é separado; que a nossa diplomacia, o nosso exercito, a nossa marinha, o nosso thesouro, os nossos empregados, tudo, em uma palavra, é separado? V. ex.º não vé que quem não é cidadão portuguez não pode ser empregado em algum logar publico? Que mais provas quer v. ex.\* de que l'ortugal pão é colonia do Brazil? É preciso confessar que v. ex.º tem uma logica bem particular! Mas tambem o neroe de Santa Heleua, que, podendo ter feito a ventura do -mundo, fez a sua desgraça, tinha a sua política particular; Fai ma polítique à moi.

Diga-me v. ex.\*, por isso que o senhor D. Pedro IV é imperador do Brazil e rei de Portugal, póde alguem que tenha senso commum concluir d'ahi que Portugal é colonia do Brazil? Pois um soberano não póde ter dois estados independentes um do outro, e sem que um seja colonia do outro? El·rei de Inglaterra não é tambem rei de Hanover? E porventura a Inglaterra é colonia do Hanover, ou o Hanover colonia de Inglaterra?

Mas é bom não citar exemplos de fora quando os temos em casa. Ignora v. ex.ª que D. Affonso III, sendo conde soberan o dos estados de Bolonha, em França, por ter casado com a princeza Mathilde, condessa soberana d'aquelles estados, foi, pela tyrannica deposição de el-rei D. Sancho II, acciamado rei de Portugal, e que ficou sendo soberano de Portugal, e ao mesmo tempo soberano dos estados de Bolonha, sem que Bolonha fosse colonia de Portugal, ou Portugal colonia de Bolonha?

Ignora v. ex.ª que D. Affonso V, pelo casamento que fez com a rainha D. Joanna, foi acclamado rei de Castella e de Leão, e que ainda que passou a reger estes estados, não perdeu por isso em Portugal o exercício da sua auctoridade real e dos seus direitos magestaticos, que continuou a exercer? E porventura foi Portugal colonia dos reinos de Castella e Leão, ou os reinos de Leão e de Castella colonias de Portugal?

Ignora v. ex.º que el-rei D. Manuel, casando com a prin-Leza D. Izabel, herdeira dos reinos de Castella, de Leão, o de Aragão, foi governar aquelles tres reinos, sem perder por leso os seus direitos magestaticos em Portug. 1º E porventura foi Portugal colonia d'aquelles tres reinos, ou estes tres remos colonia de Portugal?

Ignora v. ex.ª que dois paizes governados por um mesmo rei não formam por isso uma só e a mesm i nação, e que são cousas mui differentes?

A abdeceção existe emas ella depende, para se verificar, de condições estatementas pulo mesmo integrante, que generoramente abdicio, so depois de satisficias, so depois de presidentes e que el-rei denara de americar em Portugal. Nenhum publicista, nenhum juriscorsu to portuguez de boa le e de mestana instrucção dessara de convir comungo n'esta verd de; e são os publicistas, são os jurisconsultos portuguezes, e não as intrigas diplomáticas e os enredos e cabalas da impia junta apostidos ou jesuntea, que podem ou direm resolver uma questão em si mesma clarissima, e que so a má le, o espirito de usurpação e fins sinistros querem embrulhar e tornar problematica.

Mas quando o senhor D. Pedro IV, depois de preenchidas as condições com que abdicen, deixar de ser rei de l'ortugal, porque assim o quiz, deixa elle de ser pae a E não é o pae o tutor e cuiador nato de seus filhos? Quem pode, pois. tira ao senhor D. Pedro IV o poder de nomear quem administre em Portugal a propriedade, o patrimonio de sua augusta filha, se elle è incontestavelmente o legitimo tutor e administrador das pessoas e da propriedade de seus tilhos durante a sua menoridade? Logo, ou o senhor D. Pedro IV se considere como rei de Portugal, que innegavelmente è ate que se preencham as condições com que abdicou, ou se considere simplesmente como pae da senhora D. Maria II, e consequentemente tutor e administrador legal de sua augusta htha, a ette e só a elle compete a escotha da pessoa que deve governar o reino de Portugal durante a menoridade da nossa actual rainha; essa escolha não pertence a v. ex.º, não pertence aos diplomatas residentes em Lisboa; não pertence mesmo a gabinete algum da Europa. Isso seria uma perfeita usurpação de direitos incontestaveis; seria um acto de des potismo napoleonico, de que nenhum soberano da Europa, segundo eu penso, será capaz.

É preciso concluir esta carta, que, apezar de não dizer ametade do que podia e tenho que dizer, saíu mais longa do que en esperava; en a vou terminar, dizendo afontamente a v. ex.º que, se na questão de que se trata houvesse boa fé,

os conhecimentos necessarios do direito publico da Europa, e particularmente do du eito portuguez, e se houvesse uma verdadeira intelligencia da carta constitucional portugueza, nem uma só pessoa dotada de bom senso e amiga da verdade, da ordem e da legitimidade, deixaria de conhecer:

1.º Que a menoridade, de que trata o artigo 92.º da carta constitucional, suppõe a morte do rei anterior. Mas felizmente o legitumo rei de Portugal está vivo. Logo a elle, e só a elle, é que pertence nomear quem ha de reger Portugal emquanto sua augusta filha for menor.

2.º Que as regencias são permanentes; n'ellas não ha successão, e neuhuma causa estranha á pessoa do regente deve interromper suas funcções, ou excluidada regencia; e que por consequencia, uma vez que sua alteza a senhora infanta D. Izabel Maria entrou na regencia de Portugal, a ninguem pode entregar o governo do reino senão ao seu legitimo senhor, que é a senhora D. Maria II; e tanto mais porque seu augusto irmão e seu rei, tutor e administrador nato de sua augusta tilha, approvou plenamente tudo quanto sua alteza fez, e a considerou desde então como seu logar tenente em Portugal. Consequentemente sua alteza a senhora infanta D. Izabel Maria não pode ser privada da regencia sem violencia, sem attentado, sem manifesta e escandalosa usurpação.

Pendant la durée de la régence (diz o citado publicista), azzune cause étrangère à la personne du régent ne doit interrompre ses fonctions, ou l'exclure de la régence.

Ainsi, par exemple, dans le cas où par défaut d'âge como aconteceu ao seuhor infante D. Miguel), ou autre cause d'empêchement du parent le plus proche, la régence aura eté dévolue à un autre, celui-ci, une fois entré en exercice, continuera ses fonctions aussi longtemps, que devra durer la régence; et le parent qui, par quelque cause que ce soit, se sera trouré empêché d'exercer la régence ne pourra y prêtendre, l'empêchement cessant. Mais claro do que islo não ha uada.

3.º Que o senhor infante D. Miguel, por tudo o que fica dato, não tem direito algum á regencia de Portugal. Se o respeito, a fidelidade e obediencia que o senhor in fante D. Mignel, como primeiro subdito, deve a seu augusto irmão e seu rei, nada vale, se não vale o direito publico da Europa, nem o direito portuguez; se não vale a carta constitucional, legitimamente outorgada e com prazer jurada; se ao direito, á rasão, á justiça e á legitimidade se quer substituir o direito da força, da cabala e da intriga, eutão está acabada a questão.

O que acabo de escrever a v. ex. francamente o diria a sua alteza o senhor infante D. Miguel; e estou certo que sua alteza, longe de se offender, me louvaria, e então conheceria que eu sou mais amigo do seu bom nome e da sua gloria do que aquelles que o lisonjeiam, que tão mal o téem sempre aconselhado, querendo precipitar os acontecimentos, e não tendo nunca em vista os seus conselheiros a verdadeira gloria de sua alteza, mas sim e unicamente os seus particulares interesses.

Que sua alteza o senhor infante D. Miguel seja o primeiro a dar o exemplo de respeito, de fidelidade e obediencia às ordens de seu augusto irmão e seu rei. Sua alteza desvanecerá com esse honroso passo todos os receios, todas as desconfianças da nação; e os portuguezes de todas as classes conhecerão então que o senhor infante D. Miguel é digno de governar um dia, ao lado da sua augusta rainha e esposa, uma nação briosa, sempre fiel e valorosa.

Sou com a mais perfeita consideração, de v. ex.ª attento venerador — O conselheiro Bernardo José de Abrantes e Castro. — Londres, 38, Allsops Buildings, New Road. Em 5 de julho de 1827.

### DOCUMENTO N.º 178

Citado a pag. 1331

tensação feita ao intendente geral da policia, José Joaquim Rodrigues Bastos, por ter ordenado ao corregedor da comarca do Porto yar não tomasse conhecimento dos factos revoltosos

Serenissima senhora. — Ordena vossa alteza que en inlame que ordens expedi ao corregedor da comarca do Porto, ubibindo o de tomar conhecimento dos factos contrarios á syurança publica, e attentatorios contra a auctoridade legi-Ima, e que motivo houve para isso. As ordens que podem ler alguma referencia ao objecto de que se trata, são as conslantes das duas copias inclusas. Na primeira entre outras con-515, é o referido ministro advertido por não remetter em tempo competente as participações de factos d'aquella naturesale como poderia elle remettel-as sem previamente haver touado conhecimento algum d'esses factos?) Na segunda nada se the probibiu, e apenas se lhe lembrou que um monstruoso summario, que elle enviou, era pelo seu objecto ds competencia do juizo do crime, e se the apontou a marcha que elle devia seguir em casos similhantes. Não se the faltou em tom imperativo, e n'isto é presentemente muito cautelosa esta intendencia, persuadida de que não é ella, mas a lei. quem deve mandar. O conhecimento que os corregedores das comarcas devem tomar dos objectos indicados é mais um conhecimento de policia, do que um conhecimento verdadeiramente judicial. Aquelle é-lhes prescripto pela lei, e recommendado por mui repetidas e positivas ordens, este A-lhes vedado pela ordenação, livro i, titulo avin. § 23.º O ministro representante, porém, postergando aquelle primeiro dever, tão essencialmente nas actuaes circumstancias, sendo das mais inexactos e remissos nas suas participações, ignorando mesmo, como d'ellas se viu, passados muitos dias, que na sua pequena comarca se haviam revoltado formalmente alguns concelhos, passou a occupar-se quasi exclusivamente DOC

de receber denuncias anonymas, inquietando as t n'ellas nomeadas, pronunciando, prendendo e mar esta capital grande numero de presos, com infr e da portaria de 11 de novembro do anno passaassim a porta a intrigas e á calumnia, preterindo e as solemnidades legaes, e até não havendo esc desoccupados que os seus, chamon de fóra o esc nio da Rocha Martins Furtado, com quem, por or vernador militar, e com manifesta infracção da c via começado uma celebre devassa em juizo de c a qual vossa alteza mui providentemente chamou sença. Este ministro é aliás dos mais ineptos que o no real serviço, e o juiz de fóra do civel, servin crime da cidade do Porto. é homem de probidade mentos; e tendo sobejas rasões para crer, que . arredam os mencionados procedimentos, é por que com elle a intriga, ou a calumnia, não poss effeito os seus sinistros intentos. E em tal estado muito convirá que vossa magestade (aça a forma que na forma exposta eu não cheguei a fazer. Aci queixoso corregedor, sem caracter, e sem meios vendeu a um partido de exaltados que o dirige que attribuo a inesperada animosidade com que c berou a queixar-se de mim, talvez para fazer rec odiosa suspeita n'um homem, cujos principios e gnados pela imprensa, e são conhecidos em todo fóra d'elle, e sobretudo por vossa alteza, que ta munhos me tem dado da sua benignidade e confia

í

Lisboa, em 19 de janeiro de 1827. — José Joaq ques Bastos.

# DOCUMENTO N.º 179

Citado a pag. 163)

Augustrados de Lishoa que sobstituiram o intendente geral da policia, Jusé Joaquím Rodrigues Bustos, no desempenho do seu logar de intendente em julho de 1827 por occasião da chamada Saldanhada

13.00 e ex.000 sr. visconde de Santarem. — O desembargala da paça, intendente geral da policia, julgando que devia "radir-se a qualquer occorrencia, e aos insultos pessoaes que discumente the teem sulo feitos, deliberou refugiar-se mesmonesta capital, e nos participou que estavamos anctorisaospocelle 1, para conjunctamento occorrermos, no que fosse possel, à manutenção da ordem e segurança publica ; e com retrauctorisação, é do nosso dever participarmos a v. ex.ª o reforb, para o fazer presente a sua alteza, a serenissima sulora mfanta regente. Ignalmente se dignară v. ex.ª fazer Preside à mesma senhora, que na noite de hoje continuaun a correr as ruas d'esta capital varios magotes de pesvas, em que entravam differentes soldados, especialmente le fidicias, soltando os mesmos ciras e morras, de que por Mantendencia já se tem dado parte a v. ex.ª, sendo certo ro taes ajuntamentos se demoraram algum tempo ás portas bis quarters' dos regimentos de milicias, e também se soltaom iguaes vozes junto á casa do ministro da fazenda, sita noma de S. Bento, onde se achavam reunidos até esta hora buttos ministros d'estado ora existentes n'esta capitat. No polemos, porém, deixar de observar que uma das par-

Estes cavalheiros eram o corregedor do crime do bairro Alto, Marlold, Terreira Homem de Brederode, e o corregedor do Rocio Izidoro tatumo do Amaral Semblano, dois dos mais famosos miguelistas d'aqueltempo, os quates a fama publica commemorou como taes nos annaes da maristratura portugueza. Foram elles os que assignaram as outras acus contas, emquanto Bastos não fornou para a intendencia. Só esta amilia era por si rapaz de caracterisar os sentimentos políticos d'esta defendende. tes onde se conheceu maior exaltação de espirito foi ma da Emenda, fronteira á casa onde assiste a familia do dit tendente, e igualmente na travessa de André Valente, fronte da casa do chanceller da casa da supplicação, a chegaram ao arrojo de atirar pedras. É o que julgâmos d levar ao conhecimento de v. ex.ª, para ser presente a alteza, que ordenará o que for servida.

Lisboa, em 26 de julho de 1827. — O desembargador regedor do crime do bairro Alto, Martinko Teixeira Ho de Brederode. — O corregedor do Rocio, Isidoro Anton Amaral Semblano.

## Outro officio sobre o mesmo assumpto

Ill. ma e ex. mo sr. visconde de Santarem. — Havendo bido ordem do desembargador do paço, intendente ger policia, para continuarmos na noite de hoje a occorn sua ausencia com aquellas providencias possiveis, quan importante fim da manutenção da ordem e segurança po n'esta capital, temos a honra de assegurar a v. ex.\*, pe fazer presente a sua alteza, que durante o dia nenhumas videncias foram precisas, por isso que tudo teve a app cia de socego. Durante a noite, porém, é que apezar muitas e combinadas medidas, tomadas pela força arn especialmente pela cavallaria, se tem observado muita n effervescencia em espalhar os vivas a João Carlos de S nha. O corpo de infanteria do commercio, e o batalha caçadores nacionaes, aquartelados, este no convento do mo, e aquelle no da Boa Hora, sendo provocados pela p laça, ou por quem quer que dirige os grupos sedicios que tem mostrado maior exaltação, saíndo em magotes seus quarteis, e querendo carregar as armas com inc insubordinação e falta de disciplina. Continuam as mec de precaução, para obstar a qualquer tentativa dos mi tencionados, e é quanto por agora podemos informar a v. para ser presente a sua alteza, que mandará o que for vida.

Deus guarde a v. ex.º Lisboa, em 27 de julho de 1827. — O desembargador corregedor do bairro Alto, Martinho Teireira Homem de Brederode. — O corregedor do Rocio, Izidaro Antonio do Amaral Semblano.

P. S. O intendente geral da policia, confiando nas providencias adoptadas, recolhen-se a sua casa; mas como lhe constasse que continuavam os disturbios e tentativas do corpo do commercio e atiradores, julgou prudente refugiar-se amba por esta noite, até se conseguir o inteiro restabele-timento da ordem. = (Assignados) os dois supracitados corregedores Brederode e Semblano.

## DOCUMENTO N.º 180

Gitulo a pag. 152)

Provisse que o intendente Bastos nenhum escrupulo tinha em faltar afficialmente á verdade à propria infanta regente, levado da sua paixão política de perseguir os libernes, occasiões havendo ignalmente em que dava ordens voraes para se proceder a prisões, não obstante o espirito mystico e devoto que ostenta n'algumas das suas producções litterarias

### Documento do primeiro caso

Serenisssima senhora. — Em virtude de ordens regias, communicadas á intendencia, são soccorridos pelo cofre da policia, e pelo da casa pia, varios estudantes com a mezada de 120000 reis a cada um, a fim de se formarem nas differentes faculdades a que se applicam. Estas mezadas têem sido pontualmente pagas a todos os que apresentam certidão de frequencia e aproveitamento. Acontece, porém, que alguns dos ditos estudantes se alistaram voluntariamente no corpo academico, que ha pouco se organisou na dita cidade; e como elles, pela exposta rasão, têem deixado de frequentar as autas dos seus respectivos cursos, e essa falta continuará por

mais algum tempo, duvido se devo ou não mandar-lhes assistir com aquellas mezadas, assim emquanto ao preteritoromo emquanto ao futuro, o que vossa alteza se dignará resolver.

Lisboa, 7 de fevereiro de 1827. — José Joaquim Rodrigue — Bastos.

N. B. Falta à verdade em incluir os pensionistas da casapia no numero dos alistados em 1826 e 1827, porque sende quatro estes pensionistas, nenhum d'elles se alistou no corpeacademico d'aquelles dois annos, e só dois d'elles se alista ram no de 1828.

### Documento do segundo caso

O intendente Bastos mandava prender por ordem sua varios hespanhoes, sem dizer por que motivo, com especial recommendação aos magistrados a quem expedia as referidas ordens, na data de 5 e 6 de outubro de 1827. Quanto a postruguezes, não se acharam no registo ordens por elle expedidas para a sua prisão, porque essas ordens as dava ella vocalmente, como se prova, alem de outros, pelo seguinal officio, expedido já pelo seu successor, José Barata Freira Lima, ao commandante da guarda real da policia:

Ill. 100 e ex. 100 aquim José Maria de Sousa Tavares.—
Em ratificação ás ordens verbaes que v. ex. 4 recebeu do metantecessor, para a prisão de José Maria Pinto da Fonseca Ratigel, major governador da fortaleza da Foz do Douro, e de Thomás Pinto da Cunha Saavedra, tenente do regimento de cavallaria n.º 7, cumpre que v. ex. 4 novamente recommende ao corpo do seu commando, e com especialidade a alguns officiaes da sua confiança, que se prosiga com efficacia n'esta ditigencia, servindo-se v. ex. 4 communicar-me tudo quanto se apurar sobre o destino d'aquelles réus, a fim de que em consequencia eu possa deliberar convenientemente até conseguir a captura que sua alteza determina.

Deus guarde a v. ex.ª Lisboa, 23 de abril de 1828. = José Barata Freire de Lima.

### Outro para o juiz do crime do bairro dos Romplares

Em vista do que v. m. el me communica, na qualidade de corregedor de Belem, cuja vara se acha servindo, relativamente à diligencia de que vrebalmente foi incumbido pelo meu contexsor, ácerca dos passageiros chegados do Rio de Jameiro a tordo do navio Formosura, João Candido Baptista e D. Francisco Sierra y Mariscal, cumpre-me dizer-lhe que deve proseguir na mesma diligencia, fazendo conduzir para esta intendencia os bahus com os papeis apprehendidos a taes individos, a fim de serem por v. m. el examinados, e separados todos os que contiverem assumptos de suspeita, e dando-me o final do resultado d'esta averignação, que muito e muito lhe recommendo, attentas as circumstancias de que se reveste este caso.

Deus guarde a v. m.º Lisboa, 15 de abril de 1828. = Just Barata Freire de Luna.

# DOCUMENTO N.º 181

(Citado a pag. 461)

Detreto de 3 de julho de 4827, pelo qual D. Pedro nomeou o infante
D. Miguel, seu irmão, seu logar-tenente em Portugal, e cartas
que dirigiu ao seu dito irmão, ao rei de Inglaterra e ao imperador
da Austria

Por muitos e ponderosos motivos, que se fazem dignos da minha real contemplação, e attendendo a que a salvação e a segurança do estado é, e deve ser sempre, a suprema lei para lodo o soberano, que só deseja a felicidade dos seus subditos; e tomando na minha real consideração a intelligencia, actividade e firmeza de caracter do infante D. Miguel, neu muito amado e prezado irmão: hei por bem nomealo neu logar-tenente, outorgando-lhe todos os poderes que, amo rei de Portugal e dos Algarves me competem, e estão

designados na carta constitucional, a fim de elle governar e reger aquelles reinos em conformidade da referida carta.

O mesmo infante D. Miguel, men muito amado e prezado irmão, o tenha assim entendido e o execute. Palacio do Rio de Janeiro, aos 3 de julho de 1827. — Com a rubrica de ma magestade.

# Carta de D. Pedro dirigida a D. Miguel na citada data de 3 de julho de 1887

ł

ĺ

Men querado irmão. — Tenho a satisfação de lhe anamerar que, havendo tomado em consideração a sua conducta regular, e a sua reconhecida lealdade, acabo de o nomear men logar tenente no reino de Portugal, para o governar em men nome, e em conformidade com a constituição, que tenho outorgado ao dito reino.

Espero que men querido irmão tomará esta resolução como a maior prova que en lhe posso dar da minha confiança, e do amor que lhe consagro. ==(Assignado) *Pedro*.

Carta do mesmo D. Pedro, diregreta a sua magostade britannica na supra citada data de 3 de julho de 1827

Inadocció Senhor men irmão e primo. — A necessidade de restabelece a ordem em Portugal, e consolidar o systema constitucional, que ali foi jurado, me obriga, como rea legatimo d'aquelle remo, a ordenar, na data de hoje, ao miante D. Miguel, men irmão e genro, que passe a governar o referado remo em men nome, na qualidade de men logartenente, pela contiança que tenho na amizade inalteravel que subsiste entre nos, rogo a vossa magestade de me auxiliar pela sua parte, não so para que esta regencia exercite sem demora suas funcções, mas igualmente para levar a effeito que a carta constitucional, outorgada por mim, e jurada naquelle pare, se torne a lei fundamental do reino.

Sou, etc. Assignado Pedro.

Carta dirigida igualmente por D. Pedro a sua magestade imperial e real apostolica, tambem na referida data

(Traducção). — Meu prezadissimo sogro e amigo. — Os mesperados e recentes acontecimentos de Portugal, e a conducta firme, constante e leal, que meu irmão, o infante D. Miguel, tem tido junto a vossa magestade imperial e real apostolica, me decidiram a ordenar-lhe que parta para Portugal, a fim de governar aquelle reino em meu nome, e na qualidade de meu logar-tenente. Convencido, como estou, que esta medida merecerá a approvação de vossa magestade, rogo-lhe haja de me ajudar quanto lhe seja possivel, aconselhando-o que execute esta ordem e governe aquelle reino em conformidade com a carta constitucional, que outorquei, e que foi jurada por elle e pela totalidade dos meus subditos portuguezes.

Pedindo a cooperação de vossa magestade, considerar-mebei feliz, etc. = (Assignado) Pedro.

### DOCUMENTO N.º 182

(Citado a pag. 166)

Cartas dirigidas pelo infante D. Miguel a seu irmão, o imperador D. Pedro, a el-rei da Gran-Bretanha, e a sua irmã, a infanta regente D. Izabel Maria

### Primeira carta

Vienna, 19 de outubro de 1827. — Senhor. — Recebi o decreto que vossa magestade imperial e real fidelissima houve por bem dirigir-me em data de 3 de julho, pelo qual vossa magestade se dignou nomear-me seu logar-tenente e regente dos reinos de Portugal e Algarves e seus dominios: e conformando-me com as determinações soberanas de vossa magestade, occuper-me desde logo das disposições necessarias para marchar a Lisboa, a tim de preencher as sabias e paternaes vistas de vossa magestade, governando e regendo os ditos reinos em conformidade da carta constitucional, por vossa magestade outorgada á nação portugueza.

Todos os meus esforços terão por objecto a manutenção das instituições que regem Portugal, e contribuir quanto en possa para a conservação da tranquillidade publica n'aquelle reino, e oppondo-me a que ella seja perturbada por facções, qualquer que seja a sua origem, facções que jamais terão o meu apoio.

Deus guarde a vossa magestade, etc. = (Assignado) O hefante D. Miguel.

### Segunda carta

(Traducção.) — Vienna, em 19 de outubro de 1827. — Senhor. — Havendo chegado às minhas mãos o decreto peloqual o imperador e rei meu irmão acaba de nomear-me seu logar-tenente e regente do reino de Portugal e Algarves, deve ser um dos meus primeiros cuidados levar esta alta resolução ao conhecimento de vossa magestade. Convencido da parte que vossa magestade tomará n'ella, em consequencia da antiga e intima alliança, que existiu sempre entre Portugal e a Gran-Bretanha, e que eu desejo sinceramente cultivar, ouso lisonjear-me que vossa magestade se dignará conceder-me a sua benevolencia e o seu apoio, pois que o fim que tenho em vista é o de manter invariavelmente a tranquillidade e a boa ordem em Portugal, por meio das instituições, que estou firmemente resolvido a fazer respeitar.

Dirijo esta supplica a vossa magestade, emquanto não tenho a houra de pessoalmente a fazer, com a confiança que me inspira a alta sabedoria e o interesse que vossa magestade tem tomado sempre por tudo quanto importa à minha familia e à fortuna de Portugal.

Rogo a vossa magestade se digne aceitar o tributo dos meus sentimentos de respeito e da alta consideração, etc. — (Assignado) O Infante D. Miguel.

Tere ira carta, ou a dirigida pelo infante a sua irmã.

L Manta D. Izabel Maria, regente de Portugal

Veneral, aos 19 de outobro de 1827. — Minha querida ana. — Posto que eu deva suppor que já terá chegado ao en conferemento a soberana resolução effectivamente tomada por nosso augusto irmão e rei, de me nomear seu total tenente e regente n'esses reinos, para os governar na conformidade do que se acha prescripto na carta constitucidad, dada por nosso augusto irmão á nação portugueza, não posso todavia dispensar-me de the aununciar que chegou ás minhas mãos o decreto de 3 de julho do presente auno, em virtude do qual me acho plenamente auctorisado para assumir a regencia dos reinos de Portugal e Algarves, e suas dependencias.

Determinado a manter illesas as leis do reino, e as instiluções legalmente ontorgadas por nosso augusto irmão, e
que todos jurámos de manter e fazer observar, e de por eltes teger os sobreditos reinos, cumpre me que en assim o
declare, a tim de que a mana de a esta solemos declaração
r competente publicidade, e queira fazer constar ao mesmo
tempo a firme intenção em que me acho de comprimir facções, que debaixo de qualquer pretexto tentem perturbar a
tranquillidade publica n'esses reinos; desejando en que ertos e culpas passadas, que possam ter sido commettidas,
sejam entregues a um total esquecimento, e que a concordia
e um perfeito espírito de conciliação succedam ás deploratera agriações que têem desunido uma nação celebre nos antidas da Instoria pelas suas virtudes, valor, lealdade e respeitoso apego para com os seus principes.

A tim de levar a effeito as regias intenções de nosso augosto irmão, fico-me dispondo para regressar a esse reino; e portanto rogo á mana que, sem a menor perda de tempo, mande apromptar e sair para o porto de Falmouth uma fragata de guerra e um brigue, a fim de segoir viagem d'aquelle para esse porto de Lasboa.

Deus guarde, minba querida mana, os annos que lhe appe-

tece seu mano, que muito a ama. = (Assignado) () Infante. 11. Miguel.

## DOCUMENTO N.º 183

(Citado a pag. 166)

Carta dirigida pelo infante D. Miguel a el-rei de Hespanha, D. Fernando VII, sen tio, pedindo-lhe que os refugiados portuguezes vosseus estados não excitem commoções em Portugal

Vienna, 21 de outubro de 1827. — Meu muito amado tio, — Tenho a honra de participar a vossa magestade que recebu um decreto, datado do Rio de Janeiro, pelo qual meu augusto irmão, o imperador do Brazil, e rei de Portugal e dos Algarves, me nomeia seu logar-tenente o regente d'aquelles reinos. Tendo aceitado esta regencia, e tencionando partir em breve para Lisboa, veiu ao meu conhecimento, por vias de credito, que alguns dos chefes dos refugiados portuguezes, que actualmente se acham nos dominios de vossa magestade, pretendem entretanto excitar commoções, a fim de perturbar a ordem publica em Portugal, o que necessariamente produzirá catamidades que não podem escapar à alta penetração de vossa magestade.

N'este estado de cousas, immediatamente me dirigi a vossa magestade, com a contiança que me inspira o sincero e bem conhecido desejo de que vossa magestade está animado, de manter a tranquillidade na península, a fim de que, pesando na sua alta sabedoria materia de tanto valor, vossa magestade se digne tomar aquellas medidas que julgar mais apropriadas, para fazer conhecer aos ditos refugiados a minha completa desapprovação de taes projectos, que firmemente estou resolvido a reprimir.

Deus guarde, etc. = (Assignado) O Infante B. Miguel.

## DOCUMENTO N.º 184

Citado a pag. 234

pecreto pelo qual o infante D. Miguel mandon proceder a novas instrucções para as eleições, as quaes deveriam unir as duas qualidades (aliás incompativeis) de serem conformes à carta constiturional, e analogas aos antigos usos e costumes do reino

Sendo actualmente impraticavel a immediata convocação de uma camara de deputados, que substitua a que fui servido dissolver por decreto da data de hoje, por isso que se não acha feita a lei regulamentar sobre as eleições, e que as disposições mandadas observar por decreto de 7 de agosto de 1826 são conhecidamente defeituosas, como a pratica prowu: hei por bem, em nome de el-rei, derogar o reterido dearto de 7 de agosto de 1826, e mandar immediatamente proceder à organisação de novas instrucções, que, sendo conformes ao que se acha disposto na carta constitucional, sejam igualmente analogas aos antigos usos e louvaveis costumes d'estes reinos, proprias de uma monarchia, e isentas quanto e possivel de serem illudidas e fraudadas, facilitando-se por este modo à leal nação portugueza o meio de ser dignamente representada. E devendo objecto de tão alta transcendencia ser encarregado a pessoas tementes a Deus, fieis ao throno comantes da patria: hei outrosim por bem, em nome de el-rei, nomear para este effeito sómente uma junta, de que será presidente o bispo de Vizeu, par do reino; e membros n visconde de Santarem, Antonio Gomes Ribeiro, João de Matos e Vasconcellos Barhosa de Magalhães, Antonio José Guião, José Ribeiro Saraiva, José Joaquim da Cruz e Carvaho. José Barata Freire de Lima, João de Figueiredo, e o conselheiro Manuel José Maria da Costa e Sá, que servirá de secretario, a qual fará subir à minha presença os seus trabalbos em fórma de consulta.

José Antonio de Oliveira Leite de Barros, ministro e secretario d'estado dos negocios do reino, o tenha assim entendido e taça executar, expedindo para esse tim as partici pações e ordens necessarias. Palacio de Nossa Senhora d= Ajuda, em 13 de março de 1828. — Com a rubrica do sernissimo senhor infante regente. — José Antonio de Oliveres Leite de Barros.

#### DOCUMENTO N.º 185

of stade a pag 227)

Felicitação do cabido de Elvas dirigida ao infante D. Niguel, e resposta que este lhe deu

Deus ouviu os rogos ardentes da nação portugueza, e no restituiu em triumpho vossa alteza real para durgir o lem da monarchia, que hoje governa tão gloriosamente, par confusão da impiedade e do rebelde espirito do secula A virtude collocada no throno penetra todos os coração com seus raios irresistiveis, e, mais cedo ou mais tarde quando a restricta justiça, e os bem applicados premios taverem logar, sujeitar-se-hão ao brando jugo da rectudão daz leis os mesmos turbulentos inimigos da tranquillidade. Assim Portugal exulta hoje ao ver vossa alteza, modelo dos principes, formádo na escola do mundo, admirado pelas nações e pelos monarchas da Europa, e destinado pelo cuidado e sabedoria, que vossa alteza manifesta em constituir a felicidade dos portuguezes, para entrar brevemente na classe dos monarchas mais celebres mencionados na historia.

Se o feliz regresso de vossa alteza ha difundido a alegra por toda a monarchia, a do cabido de Elvas foi na verdade excessiva, e escolhendo-nos para a distincta honra de virbenar a mão de vossa alteza por tão feliz occasião, penetrado da mais viva emoção por este agradabilissimo, e ha muito suspirado acontecimento, elle nos encarrega de expressar aos pés de vossa alteza o seu profundo respeito, amor e indelevel fidelidade à augusta pessoa de vossa alteza, e o vivo desejo de envar novas graças ao cêu pela breve consolida-

ção de seus augustos direitos, como imperiosamente o dem malam o geral desejo e as antigas leis do paíz.

A 18to respondent o infante D. Miguel:

A deputação agradecerá ao cabido de Elvas a demonstracão los seus sentimentos, que agora acaba de lhe expressar, o assegurará de que em todas às occasiões desejarer contributor para a felicidade dos habitantes da cidade de Elvas.

# DOCUMENTO N.º 186

et itodo o pag. 200)

Per eto pelo qual o infante D. Niguel approva a representação que la dirigia o senado da camara, e promoveu a assignatura de outras similhantes, ao mesmo tempo que mandava participar o contratio ao corpo diplumatico

Sendo-me presente a representação, que em data de hoje lez-subir à minha augusta presença o senado de Lisboa, co-mo representante d'esta nobre e leal cidade; son servido responder lhe que, exigindo a minha propria dignidade, e a houra da nação portugueza, que objectos tão graves como o me las assumpto da referida representação, sejam tratados belos meios legaes que estabelecem as leis fundamentaes da morarchia, e não pela maneira tumultuosa, que infelizmente los togar no anno de 1820, tenho por certo que o senado, e os honrados habitantes d'esta cidade, depois de haverem representado nos termos que sómente lhes cumpria, darão so mondo, o á posteridade, mais uma prova da sua fidelidade, esperando tranquillos em suas casas as ulteriores medidas, que só a mim pertence dar.

Paço da Ajuda, em 25 de abril de 1828. - Com a real rubrico.

### DOCUMENTO N." 186-A

Citado a pag. 229,

Representação assignada no dia 25 de abril, em casa do doque de Lafões, em nome da unbreza do reino, pedindo a D. Biguel que convocasse a córtes os antigos tres estados, para assumir a corte abolir a carta constitucional

Os membros da nobreza abaixo assignados, por si e com o representantes da mesma, vem cheios do maior respeito e acatamento supplicar a vossa alteza se digne anunir aos votos de uma nação inteira, que deseja e necessita ver a vossa alteza collocado no throno dos seus augustos e reaes predecessores, por isso que, segundo as leis fundamentaes d'esu monarchia, de rigoroso direito lhe pertence.

A nobreza de Portugal sempre foi, é, e jamais deixará de ser o mais firme sustentaculo do throno. Em todas as epochas mais memoraveis que marca a historia, tem dado as mais decisivas provas da sua fidelidade e da sua honra, e n'esta actual conjunctura não póde deixar de tomar uma parte activa no gravissimo assumpto de geral interesse, que occupa presentemente a nação toda.

A nobreza tem, pois, a honra de expor a vossa alteza a necessidade de levar a effeito seus puros e leaes desejos, representando-lhe que o meio mais seguro de o conseguir, e o mais conforme á dignidade de vossa alteza, e ás leis fundamentaes d'esta monarchia, é a convocação immediata dos tres estados do reino, feita segundo os antigos usos e costumes, para n'elles se tratar legitimamente materia da maior importancia, qual é a de reconhecer solemnemente os legitimos direitos de vossa alteza á corôa de Portugal e seus dominios, e de abolir a intitulada carta constitucional da monarchia portugueza, por isso que foi dada por um monarcha antes de ser jurado e reconhecido pela nação como rei de Portugal, e que alterou essencialmente a fórma da successão do reino contra as leis fundamentaes do mesmo.

Da al La sabedoria de vossa alteza conta a nobreza o gloraco fi 💶 de tão justo e abengoado empenho, para bem geral da म्हाँकि: e no entretanto só lhe cumpre pedir com fervor, espet ar com a maior confiança que vossa alteza se dignearallier benignamente seus votos, e prover de prompto remedio suas supplicas. = (Assignados) Duque de Lafões = Marquez de Louriçal = Marquez de Tancos = Marquez de othio - Morquez de Sabugosa - Marquez de Borba - Marquez de Lacradio (D. Antonio) = Marquez de Penalca == Marquez de Torres Novas = Marquez de Bellas = Marquez de Valuda = Marquez de Pombal = Marquez de Vagos = Marques de Vianna - Marques de Alvito - Conde de S. Mipul = Conde de Belmonte (D. Vasco) = Conde de Belmonte D. José, == Conde de Almada = Conde de Soure = Conde de Ibdomlo = Conde de S. Vicente = Conde de Vianna = Conde da Atalora -- Conde de Ceia = Conde de Porto Santo = Conde de Carrathaes - Conde de Mesquitella - Conde de S. Lourenço = Conde da Figueira = Conde de Castro Marim = Conde de Burbacena = Conde de Murça - Conde de Cintra - Conde de Paraty = Conde de Valladares = Conde de Penule = Conde da Alhandra = Conde da Ega == Conde de How Manur Conde da Poroa = Conde de Povolide = Conde la Anadia - Conde da Redinha - Conde de Pombeiro -Lande das Arcos (D. Miguel) - Conde de Subserra - Conde la Louzā (D. Luiz) = Conde de Rezende -- Conde da Ponte --Conde das Galceias = Barão de Alvito = Barão da Lopa == Principal Silva = Principal Freire - Principal Menezes - : Principal Lencastre - Principal Corte Real - Principal Camara == Principal Furtado == D. Prior de Guimarães == Prior mor de Avi; == Visconde da Asseça == Visconde da Bahia == Visconde de Souzel - Visconde de Torre Bella - Visconde te Mage = Visconde de Villa Nova da Rainha = Visconde de Ertremoz - Visconde de Juromenha : Visconde de Souto de El-Iter = Visconde de Azurara = Visconde de Manique = Viscande de Berre = Viscande de Veiros = Barão do Sobrat Geraldo) = Barão de Villa da Praia = Barão de Beduido: Barão de Sande - Barão da Portella - Barão de Queluz = =

## DIETANTO S. ST

Less .. 78. 331

Secreta de 2 de maio de 1969. pota qual D. Majori mando efectivamente convecer a cul de tros estamo do resp

Lendo-e aprezentado muio mas, em risão de me preferences a personale de musicar de tredo sendo a recidencia que dista men entre e pa tamb giorna anna, sa carra de es de à de como de querencio en antelizer e argentes representatives. bes esta materia tem feito subir a minua real poelega e a malerza, as tribunaes e dains es camaras. undos, conformación-que com o narrecer de prese asidoud binas do servicio de Deus e do sem da gação, const dans tres estatus du cemo para esta cadade de Lasbia. em tenta dras, crotados desde a data das cartas de reção, a fino de que edies, por mode solemne e legal, si es cuos e entrios d'esta monarchia, e na forma protect emultiantes occasións, recordiciam a applicação de l pontos de direito portuguez, e por este modo se resticoncendia e socego publico, e possam temar assente direcção todos os importantes negocios do estado.

O men conselho de ministros o tenha assum ente execute e faça cumprir. Palacio de Nossa Senhora da nos 3 de maio de 1828 — Com a rubrica real

#### DOCUMENTO N.º 188

Chtado a pag. 23%)

perceto de 3 de março de 1828, pelo qual D. Pedro declara completa a sua abdicação da coróa de Portugal, e manda que este reino seja avermado constitucionalmente em nome de sua filha, a rainha D. Maria II, o encarrega o infante D. Miguel da execução d'este decreto

Sando chegado o tempo, que em minha alta sabedoria hana marcado para completar a minha abdicação á corba portogueza, conforme a minha carta regia de 2 de maio de 1826. e ouvindo muito dar á nação portugueza, sempre zelosa da sua independencia, tima prova indubitavel de que en desejo sela perpetuamente separada da nação brazileira (da qual tunho a mui distincta gloria e ufania de ser soberano), de un modo que torne impraticavel até qualquer idéa de reumio: hei por bem, de minha muito livre e espontanea vontide, depois de ter ponderado este tão importante negocio, odenar, como por este meu real decreto ordeno, que o reino de Portugal seja governado em nome da minha muito amada dependa filha, D. Maria II, já anteriormente sua rainha, na brua da carta constitucional por mim decretada, dada, manlala parar e jurada; e outrosim declarar muito expressamente, que não tenho mais pretensão on direito algum à co-101 portugueza e seus dominios.

O infante D. Miguel, meu muito amado e prezado irmão, regente dos remos de Portugal e Algarves, e n'elles meu logar-tamente, o tenha assim entendido e faça publicar. Palação da Boa Vista, aos 3 de março de 1828. — Com a rubrica de ma magestade o rei.

#### DOCUMENTO N. 189

states pag. The

## Artigas da «Trombeta final» ritados na correspondencia do ministro ingles para Londres

Temos ouvido por em questão a legituradade de D. Mignes repetidas vezes. Se aquelle principe, contra o desejo e rego c de sen povo, tivesse adopta lo leis rejeitadas pelos costimeda nação; se tivesse consentido em ser reduzido a condição de um rajah da India, permittindo que um embarvador irreglez governasse em seu logar, elle teria obtoto os applans d dos liberaes francezes, e os elogios dos jornaes inglezes. Mas o principe nio está disposto a sujedar-se a lei dos estrangeiros; elle escuta a voz do seu povo, que lhe pede que annulle o pretendido acto constitucional, creado em quatro dias em um paiz estrangeiro, e o qual transtorna arbitrariamente a ordem da successão ao throno de Portugal. Eis-agui a rasão por que o liberalismo accusa D. Miguel de traição ( usurpação. Nos não repetiremos o que por duferentes vezes se tem observado a respeito dos incontestaveis direitos de D. Miguel ao throno de Portugal. Só a má fé, e o espirito de partido, são capazes de negar um principio sobre o qual o portuguezes não têem duvida alguma. Unicamente informare mos os leitores sobre um folheto que se acaba de publical debaixo do titulo D. Mignel e os seus dereitos. O estimave auctor d'esta pequena obra, o qual com muita propriedade define a legitimidade, justa posse dos direitos adquiridos prova que hoje em dia a coróa portugueza não pertence ( D. Pedro, mas a D. Miguel; e particularmente demonstr que a mesma coroa em caso nenhum pode reverter para nova princeza D. Maria, a qual não é natural de Portugal ainda mesmo quando os direitos de seu pae fossem admitti dos. O auctor compara a legitimidade de D. Pedro á de FI tippe II, rei de II espanha, que se erigin rei de Portugal de pois da morte de D. Sebastião. Póde acrescentar-se que l corração de D. Miguel tem grande similhança com a usurpa-

Alei fundamental de Lamego, prosegue o folheto, fundada sobre uma convenção mutua e livre, e firmada com juramento, estabeleceu a ordem regular da successão de varão a varão, e mais decretou: «que nenhum principe estrangeiro podei ta vir a ser soberano do reino; que se o rei tivesse uma filta muica, esta seria obrigada a casar com um portuguez. Los de outra fórma não poderia reinar, visto que a nação moera obrigada a obedecer a qualquer soberano, ou outra pessoa que não fosse natural de Portugal». Nós acceitâmos paro o mante D. Miguel o titulo de contra-revolucionario. The file dão as imprensas liberaes e os publicistas inglezes. Porque elle o é da mesma maneira que o duque de Bragança, quando libertou o seu paiz de um jugo estrangeiro.

A exposição que estamos revendo, nota que na reunião dos estados, convocados em Lisboa em 1641, na restauração do remo, assim como nas côrtes de Lamego, na sua fundação, a tere o povo, outra vez unidos unanimemente, e na fórma mais absoluta, bem como a mais adaptada aos interesses do estado e do seu principe, ajustaram as condições da naturalisação e da ordem da successão. Estabeleceu-se, em concordancia com o primeiro contrato: eque a successão de Portugal nunca podesse recair em principe estrangeiro, nem em seus filhos, ainda que sejam os mais proximos parentes de rei que ultimamente possuia a coróa; e se acrescentou a esta condição fundamental, que no caso do rei d'estes reinos ser chamado a succeder em outra corda, ou em um imperio maior, será obrigado a residir em Portugal, e que se tiver dois filhos, o mais velho tomará para si o governo do reino estraugeiro, e o segundo reinará em Portugal, podendo sómente este ultimo ser reconhecido herdeiro e legitimo successor. Ora, como ao governo britannico convem separar o infante do throno, por ser mais a proposito para os sens interesses, que este reino seja governado por uma regencia, debaixo da direcção de um embaixador inglez, segue-se necessariamente que os portuguezes devem formar as suas leis tandament es, un efter a colem da successão, e até constair como no lo a acto polo qual D. Pedro em um tratado e ou pae sommemente tes se acceu a separação dos imperassam com o a résidencia de D. Pedro, pela qual aquello teoretra conficiant e sustenta em sua pessoa a condição de u negero para Pertugal.

Conciercaus este art go adduzando um dos ultimos p graphes do papel que acabamos de tratar: «Se contra tot ordem, rasis e equidade, a mie patria, que recuson sef vermoda pelo savi tro dos notos de Carlos V e de Manuel submettesse as leis da colonia (Brazil), então, e com m mais justo fundament i do que o lez Camões quando son galamidade de Aleacer, todo o bom cidadão póde excla que Portagal, a sur patrio, dervou de existiro, É port tem saludo que prot cerbs insignificantes, declarações dentes e actes elegies, não podem constituir legitimidal qual som the existe has condições do principio vital e fi tivo estal elecido no contrato; e a respeito de Portugal, ( principio de vida, esta rasão essencial, está na naturalida residencia. D. Miguel, portanto, como logar-tenente de Di dro, e um agente revocavel, a questão fica sempre a mer è a colonia que governa a mão patria, e è igualmente um p Cipe estrangeiro ausente que governo de facto; as condide Lamego e Lisboa não podem ser preencladas por D guel regente; só o podem ser por D. Miguel rei. Por digindade, e só por esta maneira é possível decidir a c ta e da legitimolado, estabelecula na importante condição manter e salvar o imperio. E suppondo ain la que o infa hoje rei, renunciasse por acto seu os direitos que tem, k mente ad prirados, esses direitos não pertenceriam a Da dro, que é ausente e estrangeiro; outros membros da f de Bragança ha que nem são estrangeiros, nem auser (Extracto da Quotidienne de 27 de março de 1828

Oatro artigo publicado no citado periodico, a *Trombeli* 600 no mesmo dia 21 de abril:

Relação circumstanciada da festividade celebrada pelos militares portuguezes que residem em Chelva, no reino de Valencia, em honra do feliz regresso do serenissimo sembor infante D. Miguel a Lisboa

0 dia 25 de março, do presente anno, foi escolhido para eckirar a entrada do serenissimo senhor infante D. Miguel em Lisboa; na vespera, desde as dez horas da manhã até à meia noite, houveram girandolas e fogos de artificio, e uma escellente banda de musica, que saindo da Praça Real, giron leias ruas da villa, tocando o hymno portuguez, acompanhada de um grande numero de portuguezes, que levavam letras micalizas do amor, respeito e veneração que todos consagramos ao nosso anjo e ás suas virtudes, e tudo se fez com s maior ordem e tranquillidade possivel. Amanheceu o dia 🛂, e logo principiaram as girandolas e fogos de artificio, que ha vespera se tinham armado sobre uma arvore elevada na Itaga iteal. A fonte, situada no centro d'ella, ornou-se com tamos e louros, e na frente da igreja principal esteve pendente uma elegante e ricamente illuminada pintura de sua magestade catholica com motos em honra dos emigrados porluguezes n'este paiz. A praça, que forma um quadrado imberleita, capaz de conter pelo menos 14:000 pessoas, esteve dornada em frente da igreja com dois retratos de corpo interro de sua magestade catholica, e do serenissimo senhor infute D. Miguel, com esta inscripção: Viva a religião catholica romana! O portico da igreja esteve adornado com dois escudos, em que se viam as armas de Hespanha e Portugal cobertas de louros, e circumdadas de uma brilhante illuminacăra. Do lado direito estava um grande pedestal com uma egerula, indicativa da constancia de caracter e fidelidade dos emigrados portuguezes para com o altar e o throno; da parte esduerda collocou-se uma bella cornija sobre uma janella, com palavras descriptivas das virtudes do soberano, e sobre tada o retrato de sua magestade catholica, sentado debaixo de un rico docel com uma coroa, que tinha esta legenda: Ina D. Maria Amelia, rainha da Hespanha! No lado esquerdo do portico estiveram iguaes divisas, com a diffe de que os motos e emblemas eram dedicados ao am nosso anjo, e aos louvores dos emigrados portuguezes janella esteve o retrato do dito augusto senhor, debai um rico e elegante docel, com a legenda: Viva a imper rainha de Portugal!

Pela manhă houve missa solemne, com o Santissin posto, e ao erguer a Deus se deu uma salva de alegria canton o Te Deum, e das duas para as tres horas teve o sermão, no qual se elogiaram as brilhantes qualidad serenissimo principe D. Miguel, e se demonstrou quão culaveis beneficios resultariam da sua chegada, não s Portugal, mas para toda a Europa, pela destruição dos maçons, e pela elevação dos realistas. Depois do s houve procissão do Santissimo Sacramento, na qual tor parte officiaes de todas as graduações, ao todo trezenti soas, acompanhada por musica com o hymno realista. ques dos sinos, os fogos de artificio, as janellas rica ornadas, e elegantes senhoras a ellas, tudo aviventava rações das pessoas empregadas na festividade. Ás oito da noite principiou a illuminação, que montava a pe oito mil lumes, e se repetiu por tres noites succe A maior parte da villa esteve illuminada, e a musica sia até pela manhã ajudaram a exaltar os prazeres scena festival, inspirando a mais pura alegria, que gmentava com a boa vontade dos nossos amigos hespa cujo enthusiasmo mais se desenvolvia com o nosso, na adhesão à causa do altar e do throno.

## DOCUMENTO N.º 189-A

(Citado a pag. 251)

Desputo de principe de Metternich para o conde de Bombelles, ministre austriaco em Lisboa, condemnando os successos d'esta capital desde que a ella chegou o infante D. Miguel até ao dia 22 de março de 1828

Mr. le baron de Villa Secca a reçu, il y a quelques jours. un commer de Lisboune avec des dépêches de son gouvernement, qui te chargeait pour le cabinet de Vienne de communcations verbales et confidentielles, dont il s'est acquitté dans une compte de conférences, que j'ai en l'honneur d'avoir avec lui. Dans la première cet envoyé voulut bien me faire put sommairement du contenu d'une dépêche que lui avait adressée mr. le vicomte de Santarem en date du 22 mars le joins ici un précis fait de mémoire de cette communicahon, que mr. l'envoyé de Portugal accompagna de tous les développements qu'il jugea nécessaires et auxquels je me borna à répondre dans des termes généraux, me reservant daborder dans une second conférence, avec plus de détail, les duferents points que mr. le vicomte de Santarem avait touchés dans sa dépêche du 22 mars. C'est le résultat de cette dernière conference, dont je vais avoir l'honneur de vous faire part. Je commençai par prier mr. le baron de Villa secca de voutoir bien remercier mr. le vicomte de Santarem de la communication, qu'il venait de me faire de la part de e ministre, et je lui observai que si j'en avais bien saisi le sens et l'esprit, il me paraissait que son gouvernement, en le chargeant de cette communication pour le cabinet de Vienne, s'était proposé le double but de lui prouver: que l'infant D. Miguel, d'après les événements qui s'étaient successivement passes en Portugal dans le cours des dernières années, ne pouvait pas, en rentrant dans ce royaume, suivre une autre ligne politique, que celle qu'il a effectivement suivie pour s retablir et y consolider le principe monarchique; et que si

quelques ministres étrangers se sont permis de représenter à leurs cours les intentions de ce prince comme équivoques, ou de faire naître des doutes sur la ligne de conduite que son altesse royal paraissait vouloir suivre, on devait l'attribuer à l'erreur dans laqueste ils s'étaient laissés induire par le part, revolutionnaire, qui se voyant menacé de perdre son influen ce, avait osé calomnier les démarches, et jusqu'aux intentions de l'infant.

Mr. le baron de Villa Secca, étant convenu que tel était effectivement le but que s'était proposé son gouvernement, je crus devoir lui avouer franchement, que je ne trouvais malheureusement pas dans l'apologie, qu'il venait de me faire de la ligne de conduite qu'il a suivie, depuis le retour de son altesse royal, l'infant D. Miguel à Lisbonne, les éclaircissements, que j'aurais désiré y recontrer, pour détroire les doutes, qui se sont élevés depuis lors généralement en Europe sur les intentions et les arrière-pensées de ce prince. Je ne m'arrêterai point ici, lui dis-je, sur les événements qui se sont passès en Portugal dans le cours des dernières années: ils appartiennent à l'histoire; mais une ère nouvelle a commence pour ce royaume et pour l'infant, le jour où ce prince s'est décidé à accepter la lieutenance générale et la régence du royaume aux conditions auxquelles il en a été investi par l'empereur D. Pedro, conditions, que l'infant s'est solennellement engagé vis-à vis de l'empereur-son frère, et vis-à-avis des principales puissances de l'Europe, à remplir religieusement. Je rappelai à mr. le baron de Villa Secca, qu'ayant pris part personnellement aux transactions de Vienne, et connaissant tout aussi exactement, que moi, la nature et l'étendue des engagements, que l'infant y a contractés, personne par conséquent n'était plus que lui à même de juger, si les actes du gouvernement portugais, depuis le retour de l'infant, sont en effet conformes à ces engagements, et si c'est à ces actes. ou à l'influence, que peut avoir exercée l'esprit de parti sur les ministres étrangers, résidants en Portugal, qu'on doit attribuer les doutes que nous avons vu s'élever depuis lors, sur les intentions et les sentiments de l'infant.

It est de notoriété publique que le premier des engagements qu'a contractés l'infant, a été celui de maintenir la charw. de réprimer avec fermeté l'esprit de faction, et de contenir la recolution. C'est sur cette base que réposent les transactions de Vienne; elle se réproduit dans tous les actes, qui ont été rédigés les nommement dans la lettre de l'infant à l'empercur D. Pedro, son frère et dans celle de ce prince à l'inante Izabelle, sa sœur. Je rappelai à cette occasion à mr. le baron de Villa Secca, qu'on était convenu à Vienne, que ce serait sur cette même base que seraient fondés tous les actes du nouveau gouvernement portugais; et je me permis de lui are observer, que non obstant, ce gouvernement, par un acès de modération au moins imprudente, avait tolèré dès les premiers jours de l'arrivée de l'infant à Lisbonne, les cris Editions de vice D. Miguel roi absolu, mort à D. Pedro, etc., et qu'il avait permis que ces cris fussent proférés impunement jusque dans les appartements du palais, lorsqu'il avait catre les mains tous les moyens de comprimer ce mouvement papulaire; que par cet excès de tolérance le gouvernement vait compromis l'infant de la manière la plus grave vis-à-vis de l'empereur son frère ; et qu'il avait été par conséquent la premiere cause des dontes, qui ont commencé à s'élever sur 103 véritables sentiments de ce prince.

Jen'ai point caché à mr. de Villa Secca l'impression déla corable qu'avait faite à Lisbonne l'hésitation de l'infant à prêter le serment voulu par la charte; qu'on était informé du conseil donné à ce prince de prêter serment à la reine Marie II, et qu'on savait également qu'il avait été au moment de céder à ce conseil; qu'il était facile par conséquent de concevoir les incertitudes auxquelles on s'était abandonné salt ses véritables sentiments. Si l'on examime en effet sans prevention, ai-je ajouté, dans quel esprit ont été rédigés les ordonnances et les décrets qui ont été publiés par le gouvermement portugais, dans le courant du mois de mars dernier, nommement ceux du 17 et 18 de ce mois, on ne peut se dessimuler, qu'an heu de porter, comme ils le devraient, le practère d'une severe impartialite, ils sont faits, au contraire, pour entretenir et pour encourager les esperances de parti, qui veut à tout prix renverser la charte constitutornelle du royaume, que l'infant a juré de maintenir et en vertu de laquelle il se trouve placé par l'empereur D. Pedre, son frère à la tête de la régence.

Comment s'étonner alors, qu'on se permette de nouver des doutes sur les véritables sentiments de l'infant, lorsqui ces dontes se trouvent justifiés par les actes de son propre gouvernement, et est-il juste d'accuser les ministres ètrangers, résidents à Lisbonne de s'être laisser induire en erreur à cet egard par le parti révolutionnaire, auquel ils sont assurément bien eloignés d'accorder la moindre confiance, lorsque les faits parlent d'eux même? On pourrait ajouter encore à ceux, qu'on vient de citer, la précipitation regrettable avec laquelle l'infant s'est prêté à faire dans le personnel de l'armét des changements qui pouvaient être nécessaires, que ce prince avait, sans aucun doute, le droit incontestable de faire, mais qui, portant presque tous sur des officiers, qui semblent n'avoir d'autre tort, que celui d'être attachés à la constitution, ont nécessairement dû faire craindre, que le gouvernement ne fût disposé à s'abandonner à un système de réaction contraire aux sentiments que l'infant a publiquement professés dans sa lettre à 'infante Izabelle, sa sœur, qui a été rendue publique par ordre exprès de co prince.

Mr. le vicomte de Santarem, paraissant ignorer les circonstances, qui ont motivé l'expédition de cette lettre, j'ai prié mr. le baron de Villa Secca de l'en informer et de mander entr'autres à ce ministre, que ce fût précisément à cette occasion, que son altesse royale s'engagea positivement à adresser à la nation portugaise, au moment même de son débarquement à Lisbonne une proclamation conforme aux principes, qui avaient servi de base à la rédaction de sa lettre à l'infante sa sœur. Il est vrai que ce fait ne se trouve point explicitement rappelé dans les protocoles de Vienne, mais il ne l'est pas moins que l'infant se détermina à écrire à l'infante sa sœur une lettre, renfermant sa profession de foi et destinée à être rendue publique, parce qu'il fût re-

oum alors, que ne pouvant exercer l'antorité de régent. w lorsqu'il aurait prété aux chambres le serment voulu par la charte, il serait plus convenable, qu'il attendit l'époque de son arrivée à Lisbonne, pour adresser à la nation portuguise une proclamation rédigée de manière à ne laisser acon donte sur les sentiments politiques, à tranquilliser par consequent tous les partis et à les réunir autour de sa personne. C'était en effet le seul moyen de calmer toutes les cramtes, d'étouffer tous les dontes dans leur naissance. et de contenir tous les partis. Mr. le baron de Villa Secca, qui des le principe avait partagé cette opinion avec tous les membres de la conférence et avec son altesse royale elle mêue, n'a pu disconvenir, que si quelques ministres étrangers, esidents à Lisbonne, ont insisté sur cette mesure ils n'ont ot en cela que remplir un devoir, qui leur était imposé par s transactions de Vienne. Il est d'autant plus regrettable, ne feur voix n'ait pas été écoutée dans cette circonstance, ne d'après notre conviction la plus intime, cette mesure auat vraisemblablement suffi pour prévenir tous les inconvéents de la position difficile et embarrassante dans laquelle gouvernement portugais s'est si gratuitement placé.

J'ai cru devoir observer encore à mr. le baron de Villa ecca, que si je ne me permettais pas de juger jusqu'à quel pint l'infant s'était trouvé dans l'impérieuse nécessité de assoudre la chambre, il me paraissait cependant, qu'il eût le peut-être préferable, de laisser s'écouler cette session nu touchait à sa fin, pour pouvoir procéder ensure avec asir et surtout sans infraction de la charte au travail prépatoire pour les futures élections, que je ne pourrais d'après la m'empêcher de régretter vivement, que l'infant, en so técidant à cette mesure, qu'il avait le droit incontestable de cendre, n'ait pas prévu les graves inconvénients, qu'elle ouvait avoir du moment où elle ne serait pas suivie immétatement de la convocation d'une autre chambre, conformétent à l'article 74 § 4 de la charte.

Comment empecher en effet qu'on n'envisage cet acte du ouvernement, comme une violation manifeste de la charte,

et comment prevenir l'impression dangereuse, qu'il ne sair rait manquer de produire, par consequent, sur l'espeit de l'empereur D. Pedro! N'est-il pas à craindre, que ce souverain, qui était au moment de prononcer la séparation letale et définitive des deux couronnes et de consentir au départ de la jeune reine Marie, ne révienne de ces dispositions favorables, lorsqu'il sera informé de ce qui s'est passe à Lisbonne depuis le retour de l'infant, son frère, et que dans un premier moment d'irritation il ne se porte même à retracter le décret, par lequel il a conféré à l'infant la regence du royaume? Déjà ses agents à Vienne et à Loadres laissent non seulement pressentir, par leur langage, que telles seront sans aucun doute les déterminations auxquelles s'arrêtera l'empereur, leur maître, du moment où les évènements du Portugal lui seront connus, mais ils se disent même éventuellement autorisés à rétirer à l'infant les pouvoirs de régent, pour le cas où ce prince se permettrait de porter atteinte aux droits de l'empereur, son frère, à ceux de la reine Marie II, et aux principes de la charte. Je n'ai point laissé ignorer au baron de Villa Secca les démarches, que le marquis de Rezende a déjà faites à cet egard à Vienne, je l'ai mformé des motifs qui ont déterminé cet envoyé à aller se concerter sur cet objet avec son collègue à Londres, et je la mis à même de se convaincre, que le cabinet de Vienne n'avait rien négligé pour prévenir cette nouvelle complication, qui placerait l'infant dans une situation d'autant plus dangereuse, que les puissances, nommément l'Autriche et l'Angleterre, qui ont tout fait pour faire entrer ce prince en Portugal, dans de voies légales, et pour le placer à la tête de la régence de ce royaume, se verraient privées de tout moven de lui être utiles le jour où l'empereur D. Pedro revendiquerait ses droits en prouvant; que l'infant son frère a violé la charte, et les conditions auxquelles il avait consenti à lui confier la régence du Portugal.

Voità cependant le danger imminent auquel ce jeune prince s'est exposé en s'écartant de la ligne de conduite, qu'il avait eu la sagesse de se tracer à lui même à Vienne, et l'empereur notre auguste maître prend à son sort un intérêt trop vif et trop sincère pour le lui dissimuler. J'ai en raison de cela vivement pressé mr. le baron de Villa Secca de faire connaître à l'infaut avec une entière franchise, la manière dont la conduite de son gouvernement est envisagée à Vienne, et le point de vue sous lequel on envisage également la postion personnelle de ce jeune prince. Je ne lui ai point enfin dissimulé que si l'infant se laissait jamais entraîner par le porti, qui le conseille, et qui paraît le dominer, à usurper la couronne du Portugal, il devrait s'attendre alors à être abandonné par toutes les puissances de l'Europe, et à n'être reconnu par aucun d'elles. Déjà l'on s'aperçoit que la confiance qu'elles se plaisaient à placer en lui au moment de son départ de Vienne est fortement ébranlée, et ce n'est pas assurément le résultat le moins facheux de la marche incertame et incorrecte, qu'a suivie son gouvernement.

Dans une situation aussi critique, que l'infant ose mesurer la profundeur de l'abyme dans lequel il est au moment de se procipiter, et il n'hésitera plus alors, j'aime du moins à l'esfert encore, à revenir d'une erreur momentanée et à suivre desormais le seul sylème, qui puisse sauver le Portugal dans la crise, dont il est menacé, et conserver la couronne de ce rotaume à l'auguste maison de Bragance. Ce n'est pas à vous, lur, le comte, que je crois nécessaire d'observer qu'en suivant ce système avec sagesse et persévérance, on parviendra bien plus sûrement à renforcer et à consolider dans ce pays le principe monarchique.

de the doute pas, que mr. le baron de Villa Secca ne rende un compte exact à son gouvernement de la manière dont j'ai repondu à ses communications, mais j'ai eru utile, dans tous les cas de vous en informer, pour que vous puissiez conformer votre langage au contenu de la présente dépêche, que vous étes au reste autorisé à communiquer à mr. le vicomte de Santarem, s'il vous témoigne le désir d'en prendre con-

Recevez, etc. Vienna, le 22 avril de 1828. = Metternich.

## DOCUMENTO N.º 190

(Citado a pag 257)

Circular do visconde de Santarem, expedida so corpo diplomatico por tuguez residente em paíz estrangeiro, expondo-lhe o que se bana passado em Portugal depois da chegada do infante D. Niguel a Lisboa

Devendo, em execução das mais positivas ordens de sua alteza real, o serenissimo senhor infante regente, por ao facto a v. s.a dos acontecimentos que se tem passado depois da chegada do mesmo augusto senhor a esta córte, e da sua instaltação na regencia d'estes reinos, não posso dispensarme de chamar a attenção de v. s.ª sobre algumas circumstancias e particularidades que tem occorrido, as quaes remontando a causas anteriores de grave importancia, que porventura terão escapado á penetração d'aquellos que hão residido fora do theatro aonde ellas têem produzido os mais funestos effeitos, cumpre que en baja de recordal-as. E um facto geralmente sabido que os principios democraticos da revolução franceza reappareceram desde o anno de 1820 em quasi toda a peninsula italiana, em Hespanha e em Portugal, e ameagaram em março de 1821 a França mesmo, apezar do seu governo representativo. Seria ocioso entrar aqui nas particularidades occorridas n'estas epochas; ellas são demasiado conhecidas. Comtudo, cumpre observar que os gabinetes das principaes potencias da Europa, vendo ameaçada a segurança dos thronos e o principio europeu, ameaçados finalmente todos os direitos e toda a organisação social, trataram de derrubar e empenhar todos os seus recursos para debellar completamente o espírito e organisação democratica em qualquer parte onde ella apparecesse.

Pelos esforços da política d'essa corte desappareceu a revolução do Piemonte, e foi complétamente destruida a de Napoles; pelos do gabinete das Tuilherias foi derrubada a organisação democratica em Hespanha. E pois aqui o logar de recordar a v. s.\* que não acontecen assim a Portugal. Apez ar da rebellião do Porto de 24 de agosto de 1820 ter proclaszido os mesmos effeitos de uma constituição, que mais propriamente se devia chamar uma democracia real, a na-(30 Portugueza, essencialmente monarchica, teve logo em execuação os principios proclamados, e a revolução em poucos traezes de um a outro angulo do reino, por quasi um sentimento unanime dispertou o espirito nacional. Cumpria haver um chefe, que desse o primeiro grito de salvação dos direitos soberanos, e que se dispozesse a salvar a corba e a monarchia. A Providencia chamon para este nobre feito a um principe da augusta casa de Bragança, e coube em sorte este memoravel acontecimento ao augusto principe que hoje occupa a regencia d'estes reinos. Nenhuma intervenção estrangeira, pois, foi necessaria para restaurar o throno e a monarchia, e o principio europeu em Portugal. As potencias da Europa prestaram em consequencia toda a sua admiração por um facto que salvava este reino, e que pelas suas consquencias promettia a futura salvação e consolidação do principio monarchico em toda a peninsula.

Apezir d'este memoravel acontecimento, o espirito desorpanisador e o elemento democratico vencido não murcharam 
am todas as suas esperanças de fazer reapparecer os seus 
planos, e de retomarem pelo menos a principal influencia 
em os negocios do estado, para collocarem tudo, não em um 
andamento regular e moderado, mas sim no da revolução. 
Abstenho-me de referir os factos e circumstancias que occorreram depois do anno de 1823, que provariam sobejamente 
aquelle plano e aquellas vistas. Estes factos e estas circumstancias não escaparam por certo a quem tem um espirito 
penetrante, e conhece e examina de boa fe os negocios do 
seu paiz.

V. s.ª não ignora quanto algumas côrtes européas, temendo a influencia do espirito revolucionario em Portugal, se pronunciaram contra as disposições e vistas de sua magestade o senhor D. João VI, quando penson em sua política restabelecer a antiga organisação primordial da monarchia.

OC.

bo conhecimento d'esta exigencia de alguns dos principaes gabinetes, quando se compara com a theoria d'aquellas antigas instituições, em que a extensão do poder real era de tal modo lata, que até na promulgação e sancção prestada, e dada a alguns dos capítulos e supplicas dos estados se servia dos termos certa sciencia, pleno, real, e absoluto poder, concluent aquelles, que seguem passo a passo a política do estado, que os ditos gabinetes temiam, que apezar d'esta extensa latitude do poder real, a influencia da revolução debellada podesse conduzir os negocios então a um andamento opposto aos interesses do throno e á necessaria consolidação do principio monarchico na peninsula.

Uma nova epocha, um facto importantissimo vem dar ultimamente uma nova direcção aos negocios e interesses de Portugal, e à politica dos gabinetes. A carta constitucional de 29 de abril de 1826, estabelecendo desde logo um novo direito publico portuguez, por ser emanada do principio que formava parte essencial do actual direito publico universal da Enropa, foi estabelecida em Portugal; mas desde o momento em que foi jurada, o espirito da revolução democratica de 1820 julgou ganhar um completo triumpho, e se apoderou do modo mais espantoso da direcção dos negocios. calcando sempre que podia os elementos monarchicos da curta, demonstrando pelos factos a sua tendencia a por a coberto da mesma carta tudo no andamento da revolução de 1820. Não se tratou de seguir o rigor dos principios, mas sim a marcha da revolução. Se se tivessem seguido os caminhos legaes, indicados pela natureza d'aquelle direito publico em harmonia com os nossos antigos habitos e principios, similliantes agitações por que temos passado não teriam collocado estes reinos em grandes difliculdades; mas bem longe de seguirem uma vereda de principios monarchicos, tentaram de agitar os povos, e de lhes tornar a querer incutir, que o passado fora para elles o tempo do arbitrio, e que uma nova era se devia abrir, fundada nos elementos desorganisadores da soberania popular, quando ao mesmo tempo se escudavam com o principio europeu, e com uma lispocrita adhesão à soberania. Por esta tendencia seguida sem disfarce, uma serie de factos o circumstancias se apresentacam logo, demonstrando a invasão da democracia sobre o elemento soberano, sobre a dignidade da coróa, e sobre a mesora parta

Bustará referir poucos factos para o demonstrar de um modo triumphal. Seja o primeiro o da luminosa proclamação do governo, publicada logo que chegou a carta, a qual foi immediatamente tratada pelo partido desorganisador como sediciosa, só porque estabelecia e proclamara uma importanussima e legal verdade, de que a carta era inteiramente differente da constituição revolucionaria de 1822. Em contraposição àquelles principios da referida proclamação appareceu um acto na mais grave materia, que poz no mais funesto andamento a carta, e de cujo perigo só livrou Portugal de grandes catastrophes a camara dos pares com a sua attitude rejeitante. Fallo das instrucções para as eleições; instrucções que pertencem exactamente ao principio de Burke, isto é, que eile dizia «serem proprias dos calculadores modernos, que tendem a enfraquecer todo o principio nacional, e a debilitar o centro da acção do poder legal», infringiram manifestamente a carta, e se desviaram do espirito d'ella. Se a o segundo o da tendencia dos escriptos publicados n'essa epocha, os quaes foram um vehiculo de anarchia, mil vezes mais perigosos os publicados nos tres primeiros mezes, do que os publicados nos tres aunos da revolução. Finalmente, não se pode desconhecer por uma serie de factos occorridos o pendor que as cousas tomaram, foi mui alheio do rigor de principios.

V. s.\* estarà ao facto dos receios que as grandes potencias manifestaram ácerca do i ndamento das cousas em Portugal, do que guiou a sua alta política, e a sabedoria das suas vistas a remediarem um mal de tanta transcendencia, promotendo o triumpho do rigor de principios sobre o acabamento de uma influencia desorganisadora, e a prepararem as negociações para dar uma estabilidade a Portugal.

O que se passou previamente ao regresso de sua alteza,

o serenissimo seuhor infante regente, mostrará ao espirito penetrante os fundamentos d'estas asserções. No decreto da sua nomeação para a regencia d'estes reinos, seu augusto irmão dá uma prova bem patente de que pela firmeza de caracter d'este principe julgava a sua alteza na posição de remediar os males de Portugal, e de consolidar o principio monarchico.

Em presença, pois, das declarações que acabo de fazer, não era equivoco qual poderia ser a alta politica d'este principe, logo que se installasse na regencia. Não podia ser outra que não losse o consuldar o principio monarchico, e dentro da esphera de rigor de principios actuaes desvanecer a influencia da revolução. O espirito, porém, da revolução, vendo perdida a sua influencia nos negocios do estado, vendo que havia uma marcha firme, minou e agitou logo tudo, para suscitar difficuldades ao governo de sua alteza, excitar receios em alguns dos ministros estrangeiros acreditados junto de sua alteza, a fim de darem como equivocas as intenções do mesmo augusto senhor. Tristemente, sejam quaes forem os fins de alguns d'estes ministros, tem-se deixado surprehender por estes infundados receios, e tem em consequencia collocado o governo em uma posição summamente melindrosa, que debditando a sua acção, póde trazer comsigo graves perturbações a este reino e talvez á peninsula.

É sobre este ponto essencial que sua alteza ordena a v. s.º haja de prestar a sua mais profunda attenção, e para esse effeito, antes de lhe communicar as ordens do mesmo augusto senhor, terei previamente de o informar dos seguintes factos. Sua alteza, desde o momento da sua chegada desenvolveu a maior moderação, e os principios da mais profunda política. Sua alteza evitou a reunião das tropas, que deviam juntar-se no dia da sua feliz chegada. Sua alteza evitou o apparecer nos primeiros dias na cidade, para evitar que o socego publico se perturbasse por qualquer modo. Sua alteza recebeu com a mais generosa affabilidade todos os individuos mais compromettidos na revolução. Finalmente, todos os seus passos n'este ponto foram essencialmento conformes

com o que se convencionou nas conferencias de Vienna n'este assumpto. Entretanto as camaras continuavam nas suas funcções legislativas. Sua alteza passou a nomear os seus ministros, alguns conselheiros d'estado, e alguns commandantes de corpos e generaes de provincia. Sua alteza, usando assum das prerogativas, que lhe são inherentes e indispensaveis, tem preparado o caminho do rigor de principios, mas o espirito de vertigem do partido exaltado da revolução, tem querido fazer acreditar que o uso de taes faculdades era uma tendencia não conforme com os principios estabelecidos. Este tem sido, pois, o ultimo recurso de que tem fançado mão para entorpecer a acção do governo.

Sua alteza, julgando como passo preliminar para a consolidação do rigor de principios a dissolução da camara dos deputados, usou da faculdade do poder moderador, dissolvendo-a. Esta medida não podia deixar de ser uma das de mais instante necessidade. Seria um desdouro nacional, que continuasse a existir uma camara, onde se achavam trinta e seis deputados, que assignaram o famoso profesto contra quaesquer innovações que se fizessem na constituição democratica de 1822; portanto, não podiam esposar senão hypocritamente os principios d'estas actuaes instituições, e que esperariam depois de terem preparado tudo para tentarem passar outra vez áquella organisação a opportunidade que lhes offerecia a sua iniciativa na reforma da carta no fim dos quatro annos; camara onde, alem d'aquelles protestantes, a maioria de sessenta e tantos era de deputados das extinctas cortes; camara que, em rigor de principios, e pelo modo com que foram feitas as eleições, era antes composta dos representantes da revolução do anno de 1820, do que dos representantes da nação.

Era consequente que da existencia de tal camara, de cuja tribuna publica a cada passo saiam principios evidentemente contrarios ao espírito da carta e á dignidade da coróa, sendo muito mais perigosas no momento em que sua alteza começava a reger estes reinos, deveria sua alteza comprehender na sua alta sabedoria a necessidade inquestionavel da sua

dissolução. Sua alteza, pois, possuido d'estes principios, usou da sua prerogativa dissolvendo-a, ouvido o conselho d'estado na conformidade da carta, e chamando a esse mesmo conselho todos os conselheiros d'estado, mandando logo por decreto do mesmo dia proceder a novas instrucções em harmonia com a carta, para as novas eleições para as côrtes geraes. As antigas instrucções, sendo provisorias, e não uma lei regulamentar, a qual ainda não existia, era das attribuições de sua alteza pelo § 12.º do artigo 75.º da carta, promolgar outras que fossem inteiramente conformes au rigor dos principios. Apezar, porém, d'esta conducta franca, d'esta firmeza de principios, poderam informações, ao que o governo suspeita, dos desorganisadores, surprehender a boa fé do cende de Bombelles, ministro d'essa corte junto a sua alteza, e do embaixador de Inglaterra, ao ponto de dirigirem ao condo de Villa Iteal as notas das copias n.ºs 1 e 2, ás quaes por ordem de sua alteza respondi com as das copias n.ºº 3 e 62 Pela do conde de Bombelles especialmente v. s.ª verá oc termos em que elle se expressa sobre as noticias que tinha d'une manière à ne pouvoir guère en douter.

Apezar das respostas terminantes que foram dadas, tem continuado os seus receios, não sobre este assumpto, mas sobre outros que tem sensibilisado a sua alteza, pelos desejos que o mesmo conde tem mostrado de uma manifestação publica do governo ácerca das suas intenções, a qual não póde, nem deve ser outra senão a dos actos do mesmo governo, nem tal manifestação foi estabelecida nas conferencias de Vienna. Mais desagradavel tem sido também a sua alteza a attitude que mr. Lamb tem tomado pelos mesmos infundados receios, apezar da franqueza d'aquella primeira transacção, pela qual poderia julgar da inalteravel política de sua alteza.

Sua alteza, havendo manifestado o desejo que tinha de que as tropas britannicas se demorassem mais algum tempo em Lisboa, o conde de Villa Real assim o manifestou ao embaixador de Inglaterra na sua conferencia de 4 do corrente, por isso que o protocollo das conferencias engajavam o gobritannico sobre o acquiescer a esta manifestação dos des jos de sua alteza, ao que o dito embaixador respondeu, marcando o mesmo protocollo que as ditas tropas voltas em quanto antes a Inglaterra, vu qu'elles ont rempli entiremeni le but que les deux gouvernements se proposaient, e concluiu que as perturbações que tinham occorrido depois da chegada de sua alteza, eram de natureza à faire desirer que les troupes anglaises n'en soient point temoins.

Parecia que depois d'esta declaração as tropas inglezas embarcariam; mas ficaram, e tem occorrido o muito desagradavel facto de parecerem animar um partido agitador, podendo ter graves consequencias uma similhante tolerancia.

Emquanto, pois, pelo proximo paquete não faço ulteriores communicações a v. s.º, é sua alteza servido que v. s.º, logo que receber este despacho reservado, procure ter uma entrevista com sua alteza o principe de Metternich, em que lhe exponha a parte mais importante d'esta deducção, e dos factos que a comprovam, e que desvaneça todas as infundadas informações, que porventura ahi possam chegar, relativas a política do governo de sua alteza, significando ao mesmo principe que sua alteza, confiando tudo nas provas do magnanimo interesse que sua magestade imperial e real apostolica sempre manifestou pela sua pessoa, interesse e socego d'este reino, sua magestade prestará todo o credito à franqueza e rigidez dos sentimentos de sua alteza.

Ordena o mesmo augusto senhor que v. s.ª expeça logo um correio com o resultado do que se tiver passado, e que sem reserva communique tudo quanto for concernente a tão grave assumpto.

Deus guarde a v. s.ª Paço da Ajuda, 22 de março de 1828. = Visconde de Santarem. — Sr. barão de Villa Secca.

N. B. Com esta mesma data se escreven este officio mutatis mutandis para Londres ao marquez de Palmella, para Berlim ao conde de Oriolla, e para S. Petersburgo a Rafael da Cruz Guerreiro.

#### DOCUMENTO N.º 191

(Citado a pag. 258 o 275)

Nota expedida pelo conde Dudley ao marquez de Palmella, em queixa da má conducta de D. Niguel, pela qual falseava todes suas anteriores promessas e juramentos

O abaixo assignado, principal secretario d'estado de magestade britannica na repartição dos negocios estraros, recebeu as ordens de sua magestade para accul recepção da nota de s. ex.ª o marquez de Palmella, en xador extraordinario e ministro plenipotenciario de sua gestade fidelissima n'esta côrte, datada de 8 do corrento quat s. ex.ª incluiu o extracto de um despacho do visco de Santarem; e para informar a s. ex.ª que sua magestacelhe as seguranças de sinceridade das intenções de su teza real, o infante regente, que s. ex.ª o visconde de tarem transmittiu ao marquez de Palmella, para inform do governo de sua magestade, como uma prova do de sua alteza real o infante D. Miguel, de cultivar a amir e alcançar a confiança de sua magestade.

O abaixo assignado, comtudo, faltaria aos seus deveráquella franqueza e sinceridade que deve prevalecer na respondencia entre dois paizes, por tanto tempo e tão es tamente unidos, como a Inglaterra e Portugal, se houvide occultar a s. ex." que muitos dos acontecimentos que marcado o começo da regencia de sua alteza real tentisado no espirito de sua magestade, sentimentos de desecego e de frustradas esperanças.

Pela letra d'aquelles ajustes, debaixo dos quaes sua a real tomou sobre si o governo de Portugal, era obrigai conservar a carta constitucional; por todo o espirito e d'elles, não menos estava sua alteza real ligado a abste de todas aquellas medidas, que podessem produzir j causa de publica apprehensão e receio. É pois com o m sentunento que o abaixo assignado se acha constrangir

observar, que em nenhuns d'aquelles pontos parecem ter solo executados os referidos ajustes.

Não será fóra de proposito recordar a s. ex.º as promessas, pelas quaes sua alteza real se ligou antes da sua chegada a Portugal, e ao mesmo tempo aquellas circumstancias do seu subsequente proceder, que não correspondem com as mesmas promessas.

No anno de 1826 sua alteza real prestou o juramento de lidelidade à constituição, conforme estava ordenado pela carta portugueza. No mez de outubro de 1827 sua alteza real, havendo sido nomeado por seu irmão, o imperador e rei, D. Pedro, para seu logar-tenente e regente de Portugal aux termes des loix existentes dans cet état, et conformément oux institutions données par l'empereur, son auguste frère, la mmarchie portuguese, declarou pelos seus plenipotenciartos, o barão de Villa Secra e o conde de Villa Real, no protocollo de uma conferencia em Vienna, tida sobre aquello assumpto, que elle havia mandado preparar uma carta, para reinber uma assignatura dirigida a seu irmā, a então regente D. Label Maria — de manière à ce qu'elle (cette lettre) puisse Ure rendue publique, et à ce qu'elle ne puisse en même temps lutter aucun doute sur la ferme volonte de ce prince, en uc-Alant la lieutenance du royaume, que l'empereur son frère, cent de lui confier; d'en maintenir réligieusement les instituhous... de vouer le passé à un entier oubli; mais de contenir un même temps avec force et fermeté l'exprit de parti et de fitchon, qui a trop long temps agite le Portugal.

Sus alteza tambem se dirigiu a sua magestade em uma carta, datada de Vienna em 19 de outubro, na qual sua alteza real dizia: Convaincu de la part qu'elle y prendera par suite de l'aucienne alliance entre le Portugal et la Grande Bretagne; et que je désire sincèrement cultiver, j'ose me flatter qu'elle vondra bien m'accorder sa bienveillance, et son appui, le but, que je me propose tant de maintenir invariablement la tranquillité et le hon ordre en Portugal au moyen des institutions octroyées par l'empercur et roi mon frère, institutions, que je suis firmement résolu de faire respecter.

Haverá sido impossível que sua magestade, a não suspeitas extremamente injuriosas contra o caracter o dade de um joven principe, cujo proceder era então d por um sabio e virtuoso soberano, duvidasse da intensua alteza real de levar a effeito promessas tão soler publicamente annunciadas; sua magestade, portanto beu sua alteza real á sua chegada a Ingliterra com a honra e distincção devida á sua alta jerarchia.

Durante a estada de sua alteza real n'este paiz, com n'um protocollo, datado de 12 de janeiro de 1828, e sobre as determinações de sua magestade, tendente tar um supprimento pecuniario para uso de sua altere a permittir que as tropas britannicas, em vesperas gressar de Portugal a Inglaterra, se conservassem n' paiz mais algum tempo, a instancias de sua alteza real, do sua alteza real partiu, deu-se ordem a uma força n sua magestade britannica para acompanhal-o, a fim do festar ao mundo a satisfação que tinha sua magestade confiado o governo de Portugal pelo imperador D. F seu irmão, na qualidade de seu logar-tenente.

Simultaneamente empregava-se a influencia de sua na tade na côrte do Rio de Janeiro, com o fim de persus imperador D. Pedro a conveniencia de completar a su cação da corôa de Portugal, e de mandar para a En joven rainha D. Maria da Gloria.

Todos estes actos tão amigaveis, e ao mesmo tem uteis a sua alteza real, dimanavam da convicção em que magestade estava de que sua alteza o infante se mantir disposição de sustentar a carta constitucional, outorga portuguezes pelo imperador e rei D. Pedro, e que sua real promettêra observar na carta dirigida a sua augumã, e na que dirigiu a sua magestade, tendo plenamer rado observal-a autes de deixar Vienna.

Sua magestade naturalmente encara com preferencii vor uma fórma de governo analoga em principios áquel tem regido os seus dominios, assegurando-lhe ha tam nos a ventura, e elevando-os a tão alto grau de prospee glora; e desejaria que o povo de l'ortugal, em cuja sorte sua magestade toma tão vivo interesse, desfructasse a vantagem das mesmas instituições, outorgadas pelo sen soberano uo legitimo uso de suas prerogativas, e confirmadas pela geral accetação e consentimento dos portuguezes.

E por isso que sua magestade mais profundamente lamenta a concorrencia de circumstancias posteriores à chegada de sua alteza real a Portugal, que haviam originado a convicção, a que sua magestade não podia deixar de ser induzido, de quo sua alteza real se achava dominado da intenção de pôr de parte a carta constitucional. Segundo um artigo d'essa carla, o rei ou regente de l'ortugal, è obrigado quando disphe as côrtes, a convocar outras immediatamente. Da es-Incla observancia d'esta importante disposição é evidente Me depende a propria existencia da carta. Se no exercicio da prerogativa de dissolver as camaras, o soberano podér, ou directamente, on por qualquer expediente, evitar nova convecação por um periodo indefinido, é obvio que a indole do systema seria inteiramente alterada, e que em logar de muta a monarchia, se tornaria absoluta. Na presente conunctura os ministros de sua alteza real, em logar de aconselliarem sua alteza real para que convocasse novas córtes, conselharam-no a publicar um decreto, declarando que uma auva convocação immediata é inexequivel. O motivo allegado e a não existencia de uma lei eleitoral, e serem manifestamente defeituosas as disposições provisorias para esse effeiio, contidas no decreto de 7 de agosto de 1826. Sua alteza real annulla, pois, todas essas disposições, e nomeia uma commissão de dez pessoas para confeccionar outra lei, que deve ser submettida à sua approvação. Não se específica praso, dentro do qual a commissão deva dar conta da sua tarefa, nem se fixa a epocha em que o decreto, depois de obter a sancção de sua alteza real, deve ser levado a effeito. A convocação das camaras póde, pois, protrahir-se indefinidamente em flagrante contradicção com a expressa determinoção da carta n'uma das suas clausulas essenciaes.

Não se encontra justificação para esta manifesta irregula-

om fraccionado, debititado e exhausto, tornar se la de f. cooquista ao minigo estrangeiro. Não è com Portugal, duzido a similhante extremidade, que os predecessores sua magestade, ou sua magestade mesmo, contrahiram liança, nem foi em tal situação que as forças da Gran-Bertais se moveram em seu auxilio.

O infraescripto recebeu pois ordem de sua magestade pa participar a s. ex.\*, o marquez de Polmella, que as menca canadas occorrencias e as consequencias, mui obvias que d'azl las ha para receiar, excitaram a inquietação de sua magestade ácerca da sorte de Portugal, e da ventura e bem-estar do proprio infante. O infraescripio não occultará a s. ex.\* que a inquietação não desappareceu da mente dos ministros de sua magestade com o extracto do officio do visconde de Santarem, exarado na nota de v. ex.\* de 8 do corrente.

A impressão produzida pelos actos referidos, inconsistentes com repetidos juramentos e promessas tão frequentemente confirmadas por um principe, não póde obliterar-se com o officio de um ministro em que declara que a intenção de seu amo não é aquella que todo o animo e tendencia do seu governo, com demasiada clareza, indica desde o seu começo.

N'estes termos sua magestade aguarda o resultado dos acontecimentos em Portugal, sem impaciencia, mas com anciedade proporcionada ao interesse que sempre teve pela ventura e tranquillidade d'esse reino, e á convicção que sua magestade sinceramente nutre ácerca dos perigos a que se expõe estas vantagens, assim como a honra e segurança do sua alteza real com a conducta do governo portuguez desde o momento em que sua alteza real volton ao seu paiz.

O infraescripto aproveita esta occasião para renovar a s. ex.ª, o marquez de Palmella, a segurança da sua mais alta consideração. — A s. ex.ª, o marquez de Palmella — Dudley.

# DOCUMENTO N.º 192

(Citado a pag. 264)

Note dirigida polo marquez de Rezende ao principe de Mettern'ch Protestando contra a conducta que o infante D. Miguel tinha em Portugal

(Traducção.) — O abaixo assignado, enviado extraordina110 e ministro plenipotenciario do sua magestade imperial e
124 fidelissima, chamado a fixar toda a sua attenção sobre o
125 ustador estado dos negocios do reino de Portugal, e podetido de um para outro momento, ter de lhe applicar as
instrucções eventuaes de que se acha munido, tem a honra
de apresentar a sua alteza, o senhor principe de Metternich,
chanceller da côrte e d'estado de sua magestade imperial e
126 real apustolica, os seguintes extractos do texto litteral das
126 otadas intrucções.

· Havendo attendido aos sabios conselhos do sua magestido imperial o real apostolica, e inteiramente satisfeito da moducta que o senhor infante D. Miguel tem tido durante a sua estada em Vienna, por meio da qual tem conciliado a si a estima dos portuguezes e dos estrangeiros, sua magestade imperial e real fidelissima dignou-se conferir a sua alteza real a regencia de Portugal com o titulo de seu logar-tenente n'este reino; imperador e rei inteiramente livre, quanto à esculha de pessoa, em quem delegasse o exercicio de sua anctoridade soberana, ausente como se acha dos seus estados transatlanticos, não teve outro fim mais do que cimentar a paz e a felicidade nos seus estados europeus, assim como na sua augusta familia. Para completamente conseguir isto, e assegurar ao mesmo tempo o seu direito de alta superintendencia sobre a dynastia e sobre os interesses de um povo que a Providencia contiou aos sues cuidados, sua magestade imperial e real fidelissima julgou conveniente fazer depender esta delegação especial e revogatoria por sua natureza, de

with their of them were the sens succios.

· Minder i es de 1940 o 1817or os decidos legitimos e 181 pre-incres de sa maresca e esenal e real fidelissima. e de sua magestade a raisba D. Moria da Gloria; manter carta pretazzera, evecesida per sua magestade impenal real biologica, e a gual sur altem real o senhor infam L press a jurgando: cão se destar dominar por partido an l gon liver cosar a dission e remiculdes as portuguez d em tiuta de um centre common, conseildar e apertar carla vez mais a albança com a Gran-Bretacha, a qual Fortugal d'eveu a sua sulvação nos tempos da adversidade, e á qual se ligam tão gloriosas tembranças, antigas e modernas; seguir finalmente os coeselhos saintares, dados pela sabedoria, enperiencia e vartude de sua magestade imperial e real apostolica : taes são, pois, as condições de que sua magestade imperral e real tidelissima julgitu fazer depender a delegação dos poderes conferidos a seu augusto irmão.

Todavia, sua magestade imperial e real fidelissima, fazendo inteira justiça aos boos sentimentos que sua alteza real lhe havia por tantas vezes mamfestado, e à fidelidade caracteristica da nação portugueza, não dissimulou os perigos, aos quaes o senhor infante se acharia exposto, em consequencia de uma segunda tentativa da parte de uma facção fanatica e ambiciosa, que, cobrindo-se com o manto da dedicação ao throno e ao altar, para calcar aos pes os mesmos direitos que ella pretende defender, poderia surprehender a boa fé de sua alteza real, ou servir-se contra a sua vontade do seu augusto nome para actos contrarios às condições acuna mencionadas. A fim de obviar aos males que resultariam de tão criminosas tentativas, se viessem a ter logar, sua magestade imperial e real fidelissima julgon conveniente munir os seus representantes, em Vienna e em Loudres, de instrucções preventivas, em virtude das quaes o abaixo assignado se acha auctorisado a declarar ao governo de sua magestade imperial e real apostolica, que o imperador do Brazil, rei de Portugal, revogará os poderes que delegou no

ente > = infinte D. Miguel, desde o momento em que este proc 🎍 🛊 je for julgado como abraçando os conselhos, e obrar leba 🕽 🗙 o da influencia de uma facção, que tenda a violar as proce L Endas leis.

O a baixo assignado tem a honra de prevenir ao mesmo iempo sua alteza, o senhor principe chanceller da côrte e do estado, que devendo necessariamente concertar-se com o sr 🐧 sconde de Itabayana, enviado extraordinario e ministro plenti Dotenciario de sua magestade imperial e real fidelissima l Unto de sua magestade britannica, sobre as medidas que a act ual crise poderia exigir da sua corte, tomou a resolução de Se dirigir a Inglaterra, onde se demorará sómente o mews tempo possivel, contando voltar ao seu posto dentro em pomeas semiduas.

U abaixo assignado toma, finalmente, a liberdade de assecurar a sua alteza, o senhor principe chanceller da côrte e do estado, a sua sincera intenção de proceder n'um tão delicado negocio com toda a reserva e toda a circumspecção compativel com as suas instrucções, e os seus deveres de rezular estrictamente a sua marcha, segundo as informações onthenticas que receber sobre o estado das cousas em Listoa, e de não se referir áquellas que as circumstancias imperiosas the poderão impor, senão depois de terdado conhecimento d'ellas aos ministros de sua magestade imperial e real apostolica, e aos de sua magestade britannica.

O abaixo assignado aproveita, etc. == (Assignado) Rezende.

#### DOCUMENTO N.º 193

(Citado a pag. 308)

Proclamação do conselho militar do Porto, em 17 de maio de 1828

Portuguezes: - A força militar, essencialmente obediente o espirato do juramento explicito de lealidade ao legitimo rei, o senhor D. Pedro IV, reuniu-se por auctoridade d'esse sotemne e sagrado juramento, para o ratificar e sustentar.

De liera e estre invecto le shomusido esse tegitane internas, preclamato por una facción rebelde outro monarcia, que são era o serior D. Pedro, serão acaso motivos em pastó que a motre resolação das tropas portugações:

O marianos auctor da carta constitucional da monarcim não previu que te exessem auctoridades rebelladas, que domnando a mesma força, a quiessem impelhir à destruição das auctoridades jegitimas; e por vergonha nossa o governador das armas, que era d'este partido, e cujo posto abundonou, tendo resebido a sua promoção em nome do senhor D. Pedro IV, só pormitia, porjum e vingativo, que a força se reunisso para destruir a mesma constituição!

Então que meio resultava aos defensores da legitimidade nas montanhas de Coruche, nos desfiladeiros de Amarante, nas margens do Prado, e sobre a ponte da Barca? O sangue que ah derramaram os sub-litos constitucionaes da legitimidade, estava votado á abjecção mais humilhante; ia a ser punido como crime o que fez o brazão da nossa honra; e tomar-se-nos-hão contas da nossa subordinação e obediencia ao governo constituido, que lá nos mandou sustentar o brio militar, o decoro da patria, a santidade do juramento, e a legitimidade do throno?

Portuguezos! O nosso fim e justo; o céu, á face de quem parámos obediencia ao senhor D. Pedro IV, ha de abençoar nossos esforços, porque manda que não juremos em vão no santo nome do Senhor: os soberanos da Europa, alliados todos do mesmo monarcha fidelissimo, e ante cujo governo figuram seus representantes, hão de respeitar o caracter dos soldados portuguezes: os nossos camaradas, companheiros de armas, hão de coadjuvar-nos na nossa honrada empreza.

Protestâmos, porém, à face de Deus e dos homens, que ninguem mais do que nós respeita o senhor infante D. Miguel, emquanto logar-tenente de seu augusto irmão, legitimo e jurado rei de Portugal, o senhor D. Pedro IV: mas emquanto a facção que o rodeia lhe menoscabar os sentimentos expressos de um juramento, ainda superior ao nosso,

somes obrigados com respeitoso sentimento, a considerar romo umpotente a sua vontade governativa.

Portuguezes: Viva sua magestade fidelissima, o senhor b. Pedro IV; viva a rainha, a senhora D. Maria II; viva a carta constitucional da monarchia portugueza; viva o senhor mante D. Miguel, como logar-tenente de sen angusto irmão: uva para sempre a religião santa de nossos paes, que presidu ao piramento que prestâmos.

Porto, em conselho militar no quartel de Santo Ovidio, 17 de março de 1828. = Duarte Guilherme Ferreri, coronel de artitheria n.º 4 = Francisco José Pererra, coronel de infantena n.º 6 = Henrique da Silva da Fonseca, coronel de infanteria n.º 18 - Francisco da Gama Lobo Botelho, coronel de cavallaria n.º 12 = José Julio de Curvalho, coronel graduado de caçadores n.º 10 = José de Barros e Abreu, tenente coronel de cavallaria n.º 12 = José Baptista da Silva Lopes, beheale coronel de artilheria n.º 4 - Alexandre Marcelina Le Main e Brito, tenente coronel de infanteria n.º 6 Joumm Manuel da Fonseca Lobo, tenente coronel de caçadores \* 11 = Manuel Alexandrino Pereira da Silva, inajor de adinteria n.º 18 - Antonio da Costa e Silva, major de artilberta n.º 4 = Antonio Correta Leitão, major de infanteria 4.º 18 = Miguel Correia de Mesquita, major de caçadores a. 11 = Pedro Antonio Rebocho, major de caçaderes n.º 10.

#### DOCUMENTO N.º 194

(Citado a pag. 309)

Manifesto do conselho militar, em 18 de maio de 1828

Conselho militar, reunido em nome da auctoridade legitura do senhor D. Pedro IV, faltaria a um dos seus constitutivos deveres se não manifestasse á nação quanto antes do medo o mais publico e solemne os motivos que teve em vista, e os que tem sobrestado á nomeação de uma junta procisoria, encarregada de manter a legitimidade do senhor D. I dro IV. para a direcção dos negocios geraes, tendentes glorioso fim que sustenta a brava e fiel tropa portugueza.

Sem prévia combinação de um estudado accordo, a tro devorava em si os sentimentos de uma justa indignação co tra os motores da trama iniqua que se ordia, para a tore perjura ao solemna juramento, prestado no dia 31 de jul de 1826, de obediencia e lealdade ao moito alto, podero e legitimo rei, o senhor D. Pedro IV, e de observancia e de feza da carta constitucional da monarchia portogueza, decretada em 29 de abril do mesmo anno. Cada corpo militar queimava a si proprio em fogo lento de um reprezado patritismo a favor do rei legitimo; cada qual nutria em separada esperança de um remedio que fizesse com que o juramento se não alcunhasse de rebellião ao governo a expressão o sentimentos da sua fidelidade a esse inviolavel juramento.

De dia em dia se accumulavam incentivos do desgosto mais saliente; pronunciar ainda na voz mais mysteriosa nome do senhor D. Pedro IV era um crime de lesa-mago tade! Fallar ainda do modo mais cauteloso na carta constil cional era um attentado de alta traição! Officiaes de todas graduações eram deportados do modo o mais ignominio entre perfidos abraços, e osculos de pharisaico patriotism só porque a fama de sua integerrima probidade os figura incapazes de perjurio! Officiaes inferiores eram algemad e arrastados de carceres de fortalezas para o porão de mi quinhas embarcações, unicamente porque o seu honra comportamento era ofhado como incapaz de transigent com a perfidia! Soldados de morigeração religiosa, que e pressavam tendencia de não quebrantarem seus devereram atirados às enxovias mais immundas das cadeias, ca ignominioso desprezo, e taxados todos de revolucionario crimmosos d'estado !

Ao passo que a tropa via gritar entre as suas fileiras y vento exterminador dos seus sentimentos da legitimidade; seuhor D. Pedro IV, observava no meio dos seus concinas, arrugos e parentes, igual jugo de ferro a calcar o enumasmo de amor e respeito ao mesmo augusto senhor. t na carrção, que em musica jubilosa tinha sido composta e moderada pelo talento do senhor D. Pedro IV, foi alcunhada am o labéu de hymno revolucionario e estrangeiro, e não so expressamente prohibido de se tocar pelas musicas militires, mas inquisitorialmente era espionado quem o cantasse ate em sua propria casa, mettido em processo como demaroso e republicano, e o que é mais, até presos e castigados insignificantes rapazes, que o entoavam pelas ruas! Os cidadãos pacificos, as familias conviventes em mutuas relações de amizade, eram tolhidos da urbana e reciproca conviven-(ia) quem apparecia pelas ruas depois das nove horas da node era preso, desfeiteado, maltratado, ou apalpado...entre improperios, proprios da verduga tropa da policia, capitancada até em força pelos chefes, que a incitavam com indignas e vergonhosas maneiras.

Finalmente, o quadro escandaloso que apresentava a cidade do Porto, carregado de dia em dia com sombras mais
medonhas de uma perseguição estudada, era figurado com
amilhança, ou ao menos com homogenea agitação em varias
terras do reino.

Enquanto este acintoso procedimento das auctoridades minares e civis aggravava o sentimento publico, as municipalaldes, por si sós erectas em absolutas representantes de soas povoações, faziam autos rebeldes, desthronisando com um rasgo de penna o legitimo e jurado rei, e acclamando seu amão. Gentalha prostituida, ou rapaziada, e pobretões immundos, seguiam fanfarrões gritadores, que provocavam o (181), em vez de merecerem attenção.

Ainda está bem presente a ridicula lembrança das acclama ções por essas ruas no dia 29 de abril passado! A sua mecora servirá de escarneo, emquanto existir a recordação das essas que compunham os vergonhosos grupos, que á hora dia, roucos, bebados e como possessos, se deram em esctaculo por toda a parte!

Eque fazia a tropa durante estas orgias? Era fechada nos

quarters, e commettida a segurança de similhantes actos puedes à presença da policia, unica força votada ao perjuente presso contra a legitimidade.

O respeitoso nome do senhor D. Pedro IV, victoriado (algunas ruas proximas ao quartel militar de Santo Ovidua tarde e noite de 30 de abril, attrahui immenso povo, quartir e cheio só de gostosas sensações, ao echo de vidao rei legitimo e á carta, corria a engrossar as expresso de saudação que sempre presta a tão caros e respeitavolucitos. De repente lhes cáe em cima o general e a immengerada policia: cutiladas, atropellamentos, e até uma modor o honroso despojo d'esse dia, e que a mesma policia em na como uma victoria!!

Tal é, em succinta menção, a crise violenta que desde chegada dos governadores das armas e das justiças, apor pela avivação de uma policia civil mais altenuante, agua esta cidade.

De Aveiro sabia-se qual foi o procedimento do bravo la talhão de caçadores n.º 40, trancando e annultando o ao de acelamação rebelde, feito em sua ausencia!

De Braga conhecia-se o espirito dos corajosos regiment de infanteria n.º 3 e 9, que obstavam com sua presença pratica de uma igual rebeldia!

De todos os acantonamentos das tropas nas varias pardo reino succediam-se as noteras de igual desgosto, de igudesejos, e de iguaes sentimentos de fidelidade ao leguithrono do senhor D. Pedro IV, e ás instituições constituenaes

Emfin, a tropa mostrava em seu espirito que estava inc paz de transigir e perjurar.

E emquanto isto se passava nas provincias, que succel pa capital do remo?

O serenissimo senhor infante D. Miguel havia jurado ob diencia e reconhecimento a seu augusto irmão e legitimo r o senhor D. Pedro, e á carta, na córte de Vienna de Austri e ao assumir a regenera como logar tenente de sua maig tade, tudo o le nove purado na precenciadas cártes Sua alteza, nomeando o seu ministerio, começou a decretar e ordenar com a formula prescripta, e em nome de el-rer; passados tempos appareceu uma nova phrase de rubrica real, em diplomas que exprimiam a destruição da legitimidade do rer e da carta. Uma nova numeração nos diplomas legislativos mestrava uma nova estrada governativa.

De repente salta-se ao uso da denominação de regente, sem a clausula do nome do rei; e de novo torna-se a usar do formulario de infante regente em nome de el-rei.

E que mostra isto, portuguezes? Não prova que sua alteza está coacto por um ministerio traidor, que sendo investido no seu poder, em virtude da carta, e sendo por isso responsavel, referenda e expede documentos em tão diversas linguagens diplomaticas?

Sur alteza não è rei, e por isso não lhe compete rubrica real. A sua alteza, como regente em nome de el-rei, não pertuce assignatura singela de infante regente, como inculcadora de absoluto poderio.

Eis-aqui demonstrado o sentido em que o aconselha o seu ministerio; eis-aqui patente o motivo por que sua alteza se afaston do caminho marcado por el-rei e pela carta constitu-conal.

Não fallámos nos actos praticados por sua alteza até ao dia 25 de abril passado, em que, por virtude do poder de regente mome de el-rei decretou; mas depois d'esse dia, em que 2 Contam as infracções pelos actos dimanados do governo, des em considerar se irritos todos os diplomas, porque se actiam contaminados de contradictorios principios, e sua alteza considerado como coacto, illudido e fascinado por uma la exió, que o torna aos olhos da nação e do mundo como uma becura.

Tal e o fundamento por que o conselha militar, reunido em de auctoridade legituma do senhor D. Pedro IV, disse sta proclamação, que sua alteza estava coacto, e imposibilite a sua vontade governativa, como regente e logar tenente de rece

Interminar, porem las circumstancias do termo d'essa

coacção, pertence á madura reflexão de pessoas doutas, tementes a Deus, respeitosas ao rei, ficis á carta, e de confianço publica.

É este o fim do conselho militar: escolher individuos revestidos de prerogativas tão emmentes.

Não tem sido possível ainda concluir esta escolha; ella anda entre as deliberações do conselho, que segue tomando as medidas de precauções militares para o socego publico emquanto que as auctoridades ecclesiasticas e civis seguena nos seus ordinarios caminhos.

Tem chegado a esta cidade corpos, que adheriram à nobre resolução de fidelidade que se sustenta; os seus dignos commandantes teem sido ouvidos; e por isso o conselho multar reumdo, em nome da auctoridade legitima do senhor D. Pedro IV, não tardará em concluir seus imprescriptiveis de veres.

Porto, em sessão de 18 de maio de 1828. = truarte Gui therme Ferreri, coronel de artilheria n.º 4 = Francisco Jose Pereira, coronel de infanteria n.º 6 = Henrique da Silva de Fonseca, coronel de infanteria n.º 18 - Francisco da Games Lobo Botelho, coronel de cavallaria n.º 12 = José Julio de Carvalho, coronel graduado de caçadores n.º 10 = Jose de Barros e Abreu, tenente coronel de cavallaria n.º 12 - José Baptista da Silva Lopes, tenente coronel de artilheria n.º 4 🔫 Alexandre Marcelino de Maio e Brito, tenente coronel de infanteria n.º 6 = Jooquim Manuel da Fonseca Labo, tenente coronel de caçadores n.º 11 = Manuel Alexandrino Peren 6 da Silva, major de infanteria n.º 18 = Antonio da Costa d Sdra, major de artilheria n.º 4 = Autonio Correia Leitão, major de infanteria n.º 18 = Miguel Correia de Mesquita, major de caçadores n.º H = Pedro Antonio Rebocho, major de caçadores n.º 10 - Jose Maria de Sousa, capitão commandante de caçadores n.º 6.

### DOCUMENTO N.º 195

(Citado a pag. 311)

## Nanifesto da junta provisoria do Porto, com data do 28 de maio do 1828

A locata provisoria, encarregada de manter a legitima autorida de de el-rei, o senhor D. Pedro IV, faltaria a um dos sens mais importantes deveres, se deixasse de manifestar à nação portugueza, ás nações da Europa e ao mundo inteiro, os cercladeiros motivos que a determinaram em tão sisudo emperatro, se deixasse no silencio as graves rasões, que justificam o nobre e denodado esforço com que o brioso e leal exercito, unido em sentimentos a um povo fiel, correu ás armas trara coadjuval-o na justa empreza de manter illesos os direitos de um soberano adorado, de salvar a nação de um opprendario, que nunca maculára as paginas da sua historia.

A mação portugueza, na qual o espirito de lealdade e amor Jos seus monarchas é um instincto, pôde enxugar as lagrimas que lhe havia arrancado a morte de um rei clemente, om a elevação de um rei legislador, o senhor D. Pedro IV, an llar ono de seus maiores. A sua auctoridade foi reconheciill. e em seu nome exercitada desde aquelle doloroso inslante, não só pelos subditos portuguezes, mas pelas outras Merrens, que não tardaram em acreditar os seus ministros juntes da regencia, que o senhor D. João VI tinha nomeado; ratificando n'esse acto o reconhecimento que havia já feito dos « breitos do mesmo senhor á corba de Portugal, pelas cartan s regias de 13 de maio e 5 de novembro de 1825. A na za is tranquilla e geral ohediencia marcou por toda a parte aque de reconhecimento. Um movimento generoso, e conrena alta sabedoria do senhor D. Pedro IV, produziu um de que são raros os exemplos na historia. O senhor D. Pe-AV remneion ao poder pleno e absoluto, que seu augusto he havia transmittido; e conhecendo que os nossos males Juovinham de uma administração, que nunca póde ser

bos com uma defentuosa organisação política, procurou cortal os pela raiz, dando á nação instituições capazes de remediar as necessidades públicas, e accommodadas aos progressos que o espirito humano tem feito na estrada da civilisação.

Este benefico presente, este pacto de alliança entre o rei e os seus subditos, poz em combustão os espiritos inquietos, homens egoistas que, invocando objectos os mais sagrados, só tinham em vista conservar a preza que haviam empolgado, para continuarem a beber o sangue da nação. Desagradava-lhes uma lei que põe freio ao crime, que reconhece a virtude e o merecimento 1; e transpondo todos os deveres, ousara:n logo duvidar dos direitos do seu anetor, e em breve disputar-lh'os com as armas na mão, contradizendo assim, e do modo o mais perjuro, o seu proprio facto, e manifestando ao mundo que a perfidia sómente, e o seu mal entendido interesse, era o soberano dos seus corações.

Se o bravo e fiel exercito debellou, e expelliu para solo estranho tão abjecta facção, se uma nação amiga, fiel e antiga alhada, observando religiosamente os tratados, nos enviou rapidos soccorros; poderosos inimigos, fóra e dentro do reino, poderam conseguir o que a força e a violencia não conseguira; poderam paralysar todo o andamento da carta constitucional, perseguir os amantes do sen rei, das novas instituições e da felicidade da sua patria; tentaram indispor o senhor D. Pedro IV contra aquelles mesmos portuguezes, que haviam sustentado os sens direitos; ousaram denegrir o seu leal procedimento, attribuindo-lhes projectos que homem algum sensato pode formar na Europa.

Tudo elles soffriam resignados, porque a revolta nunca for a sua divisa; sabem expor as vidas quando o dever os chama; porem, nunca soprar o fogo da discordia.

O senhor D. Pedro IV, em tanta distancia dos portuguezes, acrediton em taes circumstancias que a nomeação do senhor infante D. Miguel para seu logar-tenente o regente

 $<sup>^{1}</sup>$ listo, poreme un pratica galo tem pas ado de ulepras, como infelixmente ten ex visto

comprimir partidos, e restabelecer com mão segura e firme a concordia e harmonia; do senhor infante D. Miguel, que, tendo jurado a carta constitucional, havia dado a maior prova de obediencia ao seu rei; que tendo contrahido esponsaes com a senhora D. Maria II, tinha dado a maior prova de reconhecimento dos direitos de seu augusto irmão; do senhor mante D. Miguel, que publica e espontaneamente tinha desapprovado o proceder de um punhado de bandidos, que, lomando o seu nome por divisa, e abusando da sinceridade do provo, tinham tevantado o estandarte da revolta.

Quem não esperaria que o regresso d'aquelle principe ao seio da sua patria, ao seio da sua familia portugueza, ia sanar todas as feridas. Todos nutriam lisonjeiras esperanças, mas em quão diversos sentidos!

Aquelles que só téem por timbre obedecer ao seu rei, obedecer à lei, e promover o bem da nação, nutriam as esperancas de que esse bem la agora a consolidar-se; os inimigos, porein, do rei, da lei e de toda a ordem, respiravam o espinto de vingança, e só d'ella nutriam as esperanças. Anciosa reperava toda a nação que a voz de um principe, encarregado de tão altos destinos no começo da mais brilhante cartera, the assegurasse os principios de justiça, que fariam a luse do seu governo, os principios de fraternal união, que deviam enlaçar todos os portuguezes, fazendo-lhes esquecer antigas desavenças; anciosa esperava a nação ver reiterar e Por com effeito os desejos que aquelle principe havia manifestado) tras cartas, que de Vienna de Austria tinha dirigido a sua umā, a senhora infanta D. Izabel Maria, então regente: po-1 em 1 um fundo silencio deixon oscillantes as melhores espetanças, e os maus estabeleceram as soas.

Utu tremendo juramento, prestado á face dos ministros de Lodas as nações da Europa, do modo mais solemne e ma gestaso, estreitou de novo os vinculos da obediencia, que brigandam o senhor infante D. Miguel, que em nome de el-rei da posernar

🐧 o locada bo do refamio igocnio aguada, a ropa lez dos pas-

sos retrogrados, que desde o seu primeiro desenvolvimento presagiam o funesto acontecimento que despertou a lealdade portugueza.

A imprensa, ha muito agrilhoada, gemia ao firmar os mais sediciosos caracteres. Imprimiam-se escriptos em que se procurava demonstrar que o senhor D. Pedro IV tinha perdido o direito à corôa de Portugal, e que o senhor infante D. Miguel era o nosso rei e absoluto; recommendava-se que fossem por toda a parte propagados, e os amigos do rei e da lei eram n'elles insultados, eram atacados com a mais grosseira impudencia, o espirito publico agitado, fascinado, e as tochas da rebellião accesas de todos os modos. Era no sagrado recinto do palacio que um bando de perdidos assalariados praticava os maiores desacatos, insultando o senhor D. Pedro IV, que até em seus delirios votavam á morte, atacando as auctoridades mais respeitaveis e os cidadãos mais probos.

E taes factos eram tolerados, eram animados á face de um ministerio, composto de pessoas entre as quaes havia algum. que decididamente se tinha manifestado contra os direitos do senhor D. Pedro IV, emquanto aquelle ministro, que gosava da opinião e confiança dos soberanos, intimos altiados do mesmo augusto senhor, fôra despedido do serviço.

O crime toma rapidamente o logar da virtude. Os bravos militares que, obedecendo ao governo de el-rei, tinham exposto a vida em defeza de seus inauferiveis direitos, todos os empregados que tinham sustentado o seu dever, são, em nome de el-rei, perseguidos, e substituidos por homens conhecidamente rebeldes. A cobardia e a traição occupam o logar do valor e da lealdade; o horisonte político se escurece, e tudo offerece a mais horrorosa perspectiva; tudo annuncia a mais espantosa procella; assim um desalento universal paralysa todos os movimentos do corpo social.

O abatido commercio expirou, e o proprio governo sentiu os resultados de tão doloroso estado, na falta de rendas publicas, e no descredito nacional.

A representação nacional é dissolvida, sem terem sido ve-

contecido tim de afastar para longe quem podesse tis calisar os actos do governo. Deixa-se de convocar immediatamente uma nova camara de deputados, infringindo duplica damente um dos mais importantes artigos da mesma carta. Uma junta se forma com o apparente pretexto de dar novas instrucções, e o acto da sua creação é a subversão da carta.

e com a maior violencia, actos de perjurio, actos de rebellião, pedindo ao senhor infante D. Mignel que houvesse de acclamar-se rei absoluto, e acclamando-o de facto en muitas partes. Taes procedimentos são acceitos, e até louvados; e a exaltação que esse louvor produz, augmentando o furor dos malvados, prepara a Portugal umas vesperas sichanas.

Que fazia a nação portugueza? Soffria com magestoso e desapprovador silencio tantos males: gemia, mas não ousava levantar a voz, na persuasão de que obedecendo, obedecia ao seu rei legitimo, porque em nome d'esse rei se machinava a usurpação.

Mas poderiam subditos fieis conter os sentimentos leaes, que thes ferviam nos peitos, ao ver coroados os esforços dos manigos do senhor D. Pedro IV? Ao ver romper o pacto social? Ao ver chamar com a mais decidida usurpação, os estados do reino? Os estados do reino que haviam tomado uma nova fórma com a carta constitucional, e que só em conformidade com esta podiam ter uma existencia? Não...e os monarchas tudos do mundo, e as nações todas, com fundamento riscaram Portugal da lista das nações, ao ver que os portuguezes soffriam que, em despeito do principio da legitimidade, que faz hoje a base do direito publico da Europa. fosse usurpada a coróa ao senhor D. Pedro IV; ao ver que os portuguezes não sabiam defender as instituições, que magnanimo thes dera aquelle rei; ao ver emfim que os portuguezes com tanta facilidade quebravam o juramento, que tão solemnemente haviam prestado. Os ministros das diverbros perderão antes a vida do que fattar a tão sagradas of gações <sup>1</sup>. Porto, 28 de maio de 1828.

# DOCUMENTO N.º 196

(Citado a pag. 311)

Carta dirigida a B. Pedro polos membros da ex-junta do Port( em 5 do agosto de 1828

Senhor. — Os desastrosos acontecimentos, que puzera termo às mais bem fundadas esperanças do breve restabel cimento da legitima auctoridade de vossa magestade em Prugal, obrigando-nos a procurar asylo n'este reino, nos i põe o dever de levar ao conhecimento de vossa magesta os infortunios, que tanto opprimem nossos corações. Dem rámos a execução d'este dever até que fosse possivel a união dos individuos, de que se compunha a junta proviria, encarregada de manter a legitima auctoridade de vui magestade.

Parece que uma geral opposição à flagrante usurpação d direitos de vossa magestade se deveria seguir à voz da junça e da lealdade, tão nobremente levantada na cidade Porto. A causa da fidelidade foi todavia suffocada em Liste e a influencia de grandes personagens conseguiu suspendo progresso de uma empreza tão hem começada. Os esfoços dos leaes patriotas foram mal succedidos no Algary sendo victima d'aquella empreza o major Chateauneuf, be baramente assassinado pela ferocidade, incitada pelos imagos de vossa magestade. A junta provisoria, quando pol conseguir enviar um emissario áquelle reino, já elle se achiva em completa anarchia, e era impossível communicar di posição alguma com as auctoridades publicas. O govern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> E fattaram vergonhosamente a ellas, fugindo para Inglaterra, bertos de terror e opprobrio pela mais inqualificavel maneira.

usta repador conseguiu incitar a mesma desordem na provincia da Beira, armando a gente do campo de maneira que não oi praticavel estabelecer communicação regular com a praça de A lineida. Parou a concorrencia dos corpos do exercito a e reunir ao estandarte de vossa magestade; e o inimigo, seabor dos principaes recursos da monarchia, assim como da marinha, mandou com toda a presteza bloquear a barra do Porto. A junta provisoria, em nome de vossa magestade, se dirigiu ao capitão da fragata Pegado, commandante do bloque io, para desistir de um tal projecto; porém, foi inutil a nos sa requisição. Esperava-se pela chegada da nau D. João VI, para o dobrado fim de se levantar o bloqueio, e de se haver meios maritimos para alguma empreza ou expedição sobre Lisboa; tudo ficou frustrado com a entrada da referida nau no Tejo. As participações dirigidas pela junta provisoria aos agentes diplomaticos em Lisboa, e com particularidade as suas requisições aos ministros da Gran-Bretanha e da Austria não alcançaram resposta. Nos nos abstemos de informar <sup>a Yussa</sup> magestade ácerca da nenhuma protecção que a juntaprovisoria achou no ministerio britannico, para o qual olhava com alguma esperança, como aquelle governo mais intimamente ligado com vossa magestade. Os ministros de vossa magestade na côrte de Londres devem ter as informações que nós não possuimos, para explicar a indifferença que o governo britannico mostrou em toda esta crise, bem como a iojustica e a ignorancia do estado das cousas em Portugal, que fizeram a lord Aberdeen, no seu discurso na casa dos brils em 16 de julho, qualificar de mal affectos a qualquer legitimo governo os portuguezes, que téem feito quanto podem para que não fique dovidosa a sua lealdade á sagrada <sup>causa</sup> dos direitos de vossa magestade e da sua augusta

A falta, pois, de protecção dos alliados, o levantamento da sente do campo, formada em corpos denominados guerribas, as ordens do governo usurpador, que determinavam lizesse contra nós uma guerra de exterminio, o mau exemplo da maior parte dos prelados ecclesiasticos, transpoe.

cendente no clero inferior, o procedimento de alguns gra des da côrte, e de algumas familias influentes nas provinci tudo concorreu para que no fim do mez de junho se achas a junta provisoria reduzida a desiguaes recursos para proguir na luta em que se achava empenhada. O valor e ener da tropa leal, e a fidelidade dos seus chefes, sem duvida cançariam que o inimigo não conseguisse no principio van gens; os recontros da Ega, da Cruz dos Morouços, do Vo ga, de Tebosa e de Guimarães, o mostraram com toda evidencia; porem, a nossa perda em gente não era facil ( supprida por meio de novos reforços, porque haviamos ch gado ao maximo da reunião da tropa, que se havia declara pela voz de vossa magestade, emquanto o inimigo consegu reunir gente em maior numero, e por experiencia conhec mos que differentes corpos do exercito, que esperavamos uniriam a nós, logo que avistassem os nossos, continuara firmes nas fileiras da usurpação. A nossa cavallaria era mul inferior em numero á do mimigo. As medidas de terror d Lisboa pareciam copiadas d'aquellas abraçadas nos mais é lamitosos tempos da revolução franceza, sendo os individu conhecidos de affectos á causa de vossa magestade condu dos a prisões, emquanto outros se poderam abrigar em té ras estranhas, escolhendo antes as privações, e o desafiar ira de um inimigo sem piedade, do que manchar seus nou com o perjurio, e deixar à sua posteridade maculas indel veis.

Por este meio conseguiu o inimigo evitar em Lisboa algulevantamento contra a violencia do seu procedimento. Entre tanto a praça de Valença succumbio, havendo o deão de Brga conseguido subornar parte da guarnição por uma quant consideravel de dinheiro, conforme foi a junta informad-A guarnição de Almeida se achava cercada de um numer consideravel de guerrilhas, não permittindo as circumstancias em que estava o exercito de operações, e as poncas tropas ao norte do Porto, o destacar gente alguma para abri communicação para ella, e d'este modo ficou o serviço de vossa magestade privado dos valorosos esforços do reg mio 🖚 - ° 45 de infanteria, de um batalhão do n.º 23, e de m dest 🖘 camento de artilheria.

N'est emeio tempo chegou ao Porto o marquez de Palnella. Embaixador de vossa magestade em Londres, acomnanhado dos generaes conde de Sampaio, Thomás Guilherme
smills, conde de Villa Flor, João Carlos de Saldanha de Oliteira o Daun, Francisco de Paula de Azeredo, dos consemeiros barão de Renduffe, Candido José Xavier, D. Filippe
de Sousa e Holstein; dos condes da Taipa, e de Calhariz, e
de outros portuguezes fieis a vossa magestade, e á honra,
cujos bons desejos e fidelidade a junta provisoria aproveitou,
unudo uns ao governo, e collocando outros no exercito, como
unellor achou convir.

Cocumstancias infelizes demoraram consideravelmente a vogem da embarcação. Ella chegou ao Porto quando o exeruto largava as suas posições junto a Coimbra, principio dos desgraçados acontecimentos, que tornaram inuteis os esforus começados com tão bons agouros. Operações militares conduziram o exercito ás vizinhanças do Porto. A junta pro-Vioria consultou os generaes ácerca da defeza d'esta cidade, a qual se achava inteiramente bloqueada, tendo-se ausuentado o numero das embarcações do bloqueio; e depois de se deliberar sobre o estado das consas, e á vista das nobrias communicadas á junta sobre a rennião geral das foras minigas em differentes pontos das estradas para o Porto, Mordon-se uniformemente, que a defeza d'esta cidade sówente se poderia protrahir por pouco tempo; que ella era rejudicial à segurança dos habitantes, por tender a trazer Contra elles grandes calamidades, sem que de um tal sacrifício resultasse utilidade á causa dos direitos de vossa ma-Festade. A nenhuma cooperação de Lisboa, e a impossibilidade de mudarmos para ali o theatro da guerra, em rasão des loquero, tudo induziu a pensarmos com a maior circumspecção, para evitar que os corpos, que tão denodadamente se haviam declarado por vossa magestade, a final não fossem constrangidos a depor as armas a um inimigo, para quem a fidelidade a vossa magestade é considerada como o maior

dos crimes, e a mais decidida recommendação para cast e perseguições sem termo.

Debaixo d'este principio se julgou de absoluta necession o abandonar a cidade do Porto, retirando-se o exercito sul, junto com as poucas forças ao norte do Porto, el existiam sobre Vallongo, para a provincia do Minho; e d este plano devesse trazer comsigo a necessidade de mo e diversos movimentos, que a junta, composta de um gra numero de membros, não podia seguir com a rapidez ne saria, e antes a poderia entorpecer, assentou-se que k simplificada ao numero de tres membros, que foram of rechal de campo João Carlos de Saldanha de Oliveira e Di o coronel Francisco da Gama Lobo Botelho, e o dr. Joaq Antonio de Magalhães, dos quaes o primeiro seria o pri dente, e ao mesmo tempo teria o commando em chefe exercito, o que tudo consta da portaria que respeitosamé se ajunta; e depois de lhes haver transmittido por este legal a legitima auctoridade, que deveria continuar a exercitada em nome de vossa magestade, se dissolvé mesma junta.

Temos a honra de observar a vossa magestade, que a ral opinião da junta n'esta sua derradeira reunião, foi q retirada se effeituaria para a provincia do Minho, tendo objecto principal destruir as forças, que n'aquella provinciam ter reunido o visconde do Peso da Regua, D. Afi da Costa e Macedo, Gabriel Antonio Franco de Castro, e a mundo José Pinheiro, seguindo as operações militares gundo a sorte das armas, tendo como ultimo recurso pobilidade de uma retirada para a Galliza.

Os abaixo assignados renovam os protestos de respectidendade, que consagram á augusta pessoa de vossa ma tade, a quem Deus guarde por muitos e dilatados annos mo todos os ficis portuguezes havemos mister. Londro de agosto de 1828. Beijam respeitosamente a real mão vossa magestade os seus mais humildes subditos. — Ant Hypolito da Costa — Duarte Guitherme Ferreri — Cond Sampaio — Francisco da Gama Lobo Botetho — Jose Jone

tetado de Sampaio - Alexandre Thomás de Moraes Sarmolo = Francisco Ignacio Wanzeller = Candido José Xatat - D. Filippe de Sousa e Holstein = Christiano Nicolau tepie = Manuel Antonio Vellez Caldeira Castello Branco = Dr. Joaquim Antonio de Magalhães.

# DOCUMENTO N." 197

(Citado a pag. 322)

Parte official dada para Lisboa pelo governador militar do Algarve,
• (cuente general Luix Angusto Navier Palmeirim, sobre os aconlecimentos políticos d'aquella provincia em maio de 1828

Seulor. — Tenho a honra de pôr na real presença de vossaimpostade todos os acontecimentos que n'este reino tiveram our desde o dia 25 do corrente até hoje. No dia 25 do coroute se espathou n'esta cidade a noticia de que no Porto tihavido uma sublevação contra vossa magestade, e que o se havia formado uma junta, que estava governando Poda cidade á testa de 8:000 homens; logo no mesmo dia "ou que em Lagos o primeiro batalhão do regimento de Manteria n.º 2, junto com as milicias da mesma cidade, e ams immigos do throno e do altar, se tinham também sublevado (sobre cujo objecto levo á presença de vossa mavolade os officios que me foram dirigidos); então o major Mangel Bernardo de Mello, commandante do segundo batahim do mesmo regimento aqui estacionado, junto com a sua oliculidade se apresentou no meu quartel general, e me disse que estavam decididos a annullar o auto de acclamao honrado povo d'esta cidade tinha voluntariamente lato uo dia 30 de abril do corrente anno, e que se eu não annuisse a 1880 corria muito sangue n'esta cidade, pois que <sup>ales</sup>, com o seu batalhão, esperavam as tropas de Lagos, e 🏴 fanam o que determinavam. Vendo eu esta resolução. <sup>nander</sup> chamar o governador da praça, o tenente coronel de

miticias, o corregedor e o juiz de fóra, e consultando com e les, assentámos que não havia remedio senão ceder á força a tim de evitar effusão de sangue, pois bastantes exaltado inimigos do throno e do altar haviam comprado a tropa, não tinhamos n'esta cidade outra força para lhes resistir s não vinte homens de artilheria, pois que as milicias eram e mui pequeno numero, e tinham muitas difliculdades para poderem reunir. Attentas estas tristes circumstancias, anno mos, com bem pezar dos nossos corações, e n'esse mesmo da seu salvo fez a tropa, e os exaltados revolucionarios do novo auto, como bem lhes pareceu, e obrigaram as aucto dades a ir á camara a assignar.

No dia 26 comecaram a mancommunar-se os exaltados in migos do throno para ine assassinarem e ao juiz de for pondo interinamente em meu logar o coronel de milicias i Lagos, José de Mendonça, emquanto não viesse o conde Alva, e em logar do juiz de fóra o ex-juiz de fóra Joaquim A tonio da Costa Sobrinho. Fomos avisados d'este confuin dia 27, e então n'esse mesmo dia entraram alguns soldad de granadeiros a descontiar da traição que lhes urdiam ( seus officiaes, o que constando-me, mandei chamar o maj commandante do batalhão, è lhe disse que eu estava re vido a ir à frente d'elle para fazer ver o seu engano; que it mediatamente desse ordem ao batalhão para se reunir, e q todo o official que não quizesse acompanhar-me, desde já havia por desligado, em virtude da carta regia que vossa m gestade me tinha enviado; aterrou-se o major com tal res lução, e ás quatro horas da tarde sai do meu quartel gener com o meu ajudante de ordens, que n'aquelle momento ac bava de chegar d'essa corte , e fallei com os primeiros s dados que encontrei, dizendo-lhes que fossem buscar a badeira a casa do seu commandante, pois que este era vi traidor, e que m'a trouxessem: então um brioso soldad pôde tirar a bandeira, e appareceu no meu quartel gener seguido de dezeseis granadeiros; marchei para a praça col

<sup>1</sup> Era seu proprio filho, Augusto Xavier Palmeirum.

a hardeira na minha mão, acompanhado do tenente coronel de mhcias, Manuel José da Conceição e Matos, e com vinte homes de artilheria, que juntos com as ordenanças da cidade, que de toda a parte se me reuniam, e alguns outros soldados do segundo batalhão com o capitão Gaspar de Villa Lobos, o tenente Cayola e um sargento, guarneci as cinco todas de fogo que aqui existiam, determinado a defender os direitos de vossa magestade; então o major commandante se retirou com toda a officialidade, obrigou o batalhão a serud-o, e se retirou pela estrada de Faro, toda a noite me conservei em armas até hontem, e assestei a artilheria em diversas posições, a fim de me defender no caso de ser atarado. Todas as auctoridades me desampararam, menos o juiz de fora e os officiaes acima mencionados, e isto por muito tempo.

No dia 28 de madrugada sentimos ao longe estrondo de utilhena, e poucas horas depois souhemos que o dito major commandante, depois de suster o correio, que vinha para esta ulade, marchava com o batalhão em direitura a Olhão a una-se com seis companhias de milicias de Lagos, commandidas pelo coronel Mendonça e pelo major Chateauneuf, e que tinham partido a atacar a praça de Faro; porêm, que "brioso regimento de artilheria ali estacionado os havia rebalido, vendo os soldados do batalhão n.º 2 a traição dos officiaes, os abandonaram, e se vieram entregar n'esse mestro dia petas cinco horas da tarde, em que entraram Besta cidade entre vivas dos seus camaradas, e de immenso PAG, que armado estava disposto a defender os direitos de wssa magestade até ao ultimo extremo: n'aquella occasião liz ver aos soldados a grande falta que haviam commettido desamparar a sua bandeira e o seu general; então rewaram repetidos vivas a vossa magestade, e vi correr as la-Frimas dos soldados, o que mostrava o arrependimento do Tro que acabavam de commetter.

Finalmente hoje, 29 do corrente, tenho a gloria de dizer Vossa magestade, que á vista das differentes participações lue acabo de receber, está restabelecido o socego n'este reino, e que os officiaes, e officiaes inferiores rebeldes, que duziram a tropa, foram presos pelo povo na sua fuga, e o major Chateauneuf foi morto pelos habitantes de Faro. I todo este reino o povo está em armas para defender os dio tos de vossa magestade, e por toda a parte as cadeias esta atulhadas de matvados, que o povo diz não querer conserventre si.

Eu devêra informar a vossa magestade d'estes acontementos pelas differentes secretarias d'estado; porém, não faço, por não ter um momento de meu, e espero que vo magestade me desculpe. Logo que eu possa dirigirei a vo magestade um minucioso detalhe do que tem occorrido n'e reino, e então terei a honra de fazer constar na sua real p sença a briosa conducta de varias auctoridades, e ao mestempo de recommendar o comportamento de alguns official e da tropa das differentes linhas. Vão juntos os officios, qu'este momento acabo de receber do governador de Fat e coronel de artilheria n.º 2, para que vossa magestade que sciente das occorrencias que ultimamente tiveram loguaquella praça.

Deus guarde a preciosa vida de vossa magestade por di tados annos, como hei mister. Quartel general de Tavira, de maio de 1828. — Luiz Augusto Xavier Palmeirim, tener general governador das armas.

(Supplemento ao n.º 130 da Gazeta de Lisboa de segun feira 2 de junho de 1828.)

## DOCUMENTO N.º 198

(Citado a pag. 359)

Proclamação do general Francisco Ribeiro Saraiva, dirigida ás tropas miguelistas

Soldados! Que apathia é a vossa? Como olhaes com indifrença o sagrado juramento de fidelidade, prestado solemn mente ao nosso legitimo rei, o senhor D. Pedro IV? Não sois some vencedores de Amarante, Coruche, Ponte da Barca e de Prado? Não vos cobristes de gloria em todos os dias que ambatestes contra os inimigos de el-rei, da vossa patria, o matmente da vossa liberdade? Que guardaes, pois, para vos remardes, aonde já se acha a maior parte dos fieis do exercito?

solidados! En vos chamo em nome do rei legitimo; a relición a vosso dever, a vossa gloria vos chamam aos campos decondeixa; esses que vos querem illudir são irmãos d'aquelles contra quem vós soffrestes tantas privações, tanto frio e lanta neve nas provincias do norte; deixae-os, vinde abraçar tosos irmãos de armas, a victoria é certa, a nossa patria ara lure, o rei vingado, e podereis dizer a todo o tempo a vossos filhos — oprendei commigo a ser fiel ao rei; eu son borrado.

Condeixa, 2 de julho de 1828. = Francisco Saraira da Cesta Refonos.

#### DOCUMENTO N.º 199

(tatado a pag. 196)

Aria Pela qual o general Saldanha de facto se exonorou de presidente de Commissão administrativa, para que fora nomeado pela junta provisoria em 2 de junho de 1828

Tendo convocado os generaes Saraiva e Pizarro, hem como os commandantes das brigadas e dos corperas, e propondo-lhes a retirada para Galliza, pelo modo que v. ex. as e seus collegas propozeram e acordaram commigos, e com o marquez de Palmella e conde de Villa Flor, repo que todos são de opinião differente, como v. ex. as e servidad ver da declaração inclusa, e todos assignaram; d'esta lorma reputo-me desouerado da commissão que a junta go-

de el-rei em melhores tempos as tropas que compõe esta l divisão.

Deus guarde a v. ex. ax Quartel general em Santo Ovi o Novo, 2 de julho de 1828. — Ill. 1105 e ex. 1110 e ex.

## MULIENTON CITADOS NO TOMO III DA 3.º EPOCHA D'ESTA HISTORIA

#### PARTE PRIMEIRA

## DOCUMENTO N.º 200

(Citado a pag. 13)

O marce sues de Palmella espõe a D. Pedro a obrigação moral que lhe assà sia de valer, tanto a elle marquez, como a todos os mais emi-Factos, pelo triste estado a que se viam reduzidos, por terem abr a gade a sua causa

Londres, 9 de agosto de 1828.

Se phor! Depois de haver dirigido por esta occasião a magestade uma serie de officios, que talvez contenham mut a materia escusada, mas que pelo menos são todos relaao serviço de vossa magestade e aos interesses de Porlogal, permitta vossa magestado que acrescente sómente eslas Doucas regras, para fazer menção de um negocio que um Dem toca, segundo penso, á justica e decoro de vossa mazestade, e que ao mesmo tempo diz respeito aos meus metrosses, e aos dos meus companheiros de fortuna.

Todos os que tomaram parte na defeza da causa de vossa Magestade estão proscriptos em Portugal. Tenho, assim coum tunitos ontros leaes subditos de vossa magestade, a bonra de la aver sacrificado os meus bens e a minha existencia em Por Lugal ao cumprimento dos meus deveres. Os meus bens brain sequestrados, e eu declarado traidor por um governo,

ques atraigoa elle mesmo todos os seus deveres.

A quelles, cujos bens ainda não foram sequestrados, por have-rem saido com licença de Portugal, têem perdido os seus solclos, pensões e ordenados.

Pudo o que acabo de expor é de publica notoriedade. Vossa magestade não deixará, porém, a fidelidade punida e desgraçada à vista do crime triumphante, nem consentira que os que seguem a sua sagrada causa façam com isso a rum das suas famílias.

Peço, portanto, submissamente licença a vossa magestad para protestar, como protesto solemnemente, contra as condemnações, contra as injurias, e contra as perdas que experimento, e para reclamar em meu nome, e no de mens companheiros, da piedade de vossa magestade a indemnisaçã que se nos deve, embargando, se para isso for necessario nas mãos de vossa magestade a importancia da prestaçã anmal, que o governo do Brazil se obrigou, pela convençã de 29 de agosto de 1825, a pagar ao de Portugal, da qua l vossa magestade póde dispor para esse fim, e que será mai sique sufficiente para indemnisar os individuos, cujos bens foram confiscados.

Nada mais direi sobre um assumpto, que entrego todo e unicamente á justa consideração de vossa magestade, e só acrescentarei que tenciono publicar, debaixo da fórma de um protesto, ou manifesto, meu particular, esta mesma reclamação, para que o procedimento do governo de Portugal não pareça receber tacitamente a minha acquiescencia.

Beijo de novo respeitosamente a augusta mão de vossa magestade, que Deus guarde. — Marquez de Palmella.

#### DOCUMENTO N.º 201

Citado a pag 402)

Londres, 6 de setembro de 1828.

Senhor! — Quando já se achavam fretados e promptos para partir os transportes, que deviam ir buscar à Galliza o resto das tropas ficis a vossa magestade, que desgraçadamente se viram constrangidas a ir buscar um refugio à Hespanha, recebi a noticia inesperada de que dois navios haviam entrado em Portsmouth, trazendo um numero consideravel dos ditos refugiados, e que successivamente iriam chegando os outros,

As maneira que tornava inutil a saida dos transportes para o fin projectado.

Em taes circumstancias pareceu-me, de accordo com o visconde de Itabayana, dever tratar desde logo da organisação de um deposito geral para todos os portuguezes leaes, que vem acolher-se a esta terra, e escolheu-se para isso o porto de Plymouth, que offerecia bastantes vantagens, tanto pela sua posição central, como por se acharem já ali fretados e promptos quatro navios para irem buscar a Hespanha a nossa tropa, e que serviriam agora para recebel-a, e conduzir onde o serviço de sua magestade o requerer.

Tenho, portanto, começado já a juntar em Plymouth todos os nultares portuguezes, á excepção dos generaes e officiaes de maur patente, e um grande numero de outros individuos: e acha-se á testa do deposito, encarregado da sua organisação e administração o conselheiro Candido José Xavier, que me pareceu ser uma das pessoas mais capazes de desempenhar esta difficil commissão, tanto pelos seus conhecimentos e quahdades, quanto pela sua pratica da secretaria dos negocios da guerra.

As instrucções que d'aqui levou são para ordenar relações dos portuguezes, tanto militares, como civis, que se apresentarem no deposito, e distribuir-lhes os soccorros indispensaveis para a sua subsistencia, vestuario e aquartelamento, conforme as suas respectivas graduações ou empregos, fazendo uso para os alojar dos navios de transporte, que já se acham fretados, e fretando os que ainda forem necessarios, segundo o numero de gente que se reunir, e que por non computo approximado, deverá passar de 2:000 individuos.

Esta gente será dividida em tres classes: a primeira consistirá dos que se podérem organisar em um, ou mais batathões de combatentes, com a sua devida proporção de officiaes e soldados. Esta classe, a mais necessaria de todas, é de receiar que seja pouco numerosa, porque as auctoridades hespanholas de Galliza induziram por fraude, e constrangeram por maus tratos a maior parte dos soldados que haviam

entrado n'aquella provincia a voltar para Portugal, e tipoucos officiaes inferiores è soldados teremos, a par de ritos officiaes subalternos e superiores; a segunda deve o
por-se de todos os officiaes que não poderem collocar-se tcorpos que se organisam, mas que se acham aptos para tvir, e podem ser empregados utilmente na defeza das iltque se mantiem sob o domino de vossa magestade; a tceira é dos individuos militares ou paizanos, que desejar
em direitura à corte do Río de Janeiro, para reclamarea
natoral amparo e protecção do seu legitimo soberano.

A medida que se possa completar o numero de pessoas qualquer das tres classes, sufficiente para encher um na de transporte, deve cada navio fazer-se de vela, dirigindo as das duas primeiras classes para os Açores, e as da toceira para o Brazil.

Cada navio vae sob o commando de um official escolhide munido das instrucções necessarias para desembarcar o pontos onde for mais conveniente: e no caso, que beas o permitta, de haverem succombido temporariamente tar umas, como outras ilhas ao ataque dos rebeldes, deverão dos os transportes continuar a sua derrota para o fito de neiro.

Ao mesmo tempo que se trata d'estes arranjos em P mouth, compraram-se em Londres por conta de vossa o pestade dois navios que hão de levar o armamento neces rio para o corpo que se organisa em Plymouth, artilher armas e munições para as ilhas. Estes objectos, que apromptam com a maior actividade, não podem ir nos momos navios em que vae a tropa, por ser isso contrario às tod este paiz, onde não podem fazer-se armamentos hostis contra as potencias que não se acham em guerra contra a Grabretanha.

Para completar a expressão dos esforços, que o digno r nistro de vossa magestade n'esta córte, o visconde de la bayana, está fazendo de accordo commigo, para obstar, possivel for, á perda total dos dominios portuguezes, repe rei que se expedio para Hamburgo Christovão Pinto de M constructo, encarregado de recrutar um batalhão de 600 homens: e segundo officios que d'elle recebi hoje, devo espendique por todo este mez chegará ao menos metade do dito imporom o seu armamento, e tenciono, sem o deixar desimbarcar em Inglaterra, enviar para a embarcação que trouter esta tropa o numero de officiaes necessarios para a organisar e commandar.

Se estas multiplicadas diligencias forem baldadas, e quiter o destino que temporariamente vença a rebellião e a perfidia, não me restarão remorsos, nem escrupulos de haver unitido quantos esforços dependiam de mim para obstar a lão fatal resultado; e vossa magestade saberá relevar os erros, que involuntariamente houver commettido na defeza da sua sagrada causa.

Devo fazer a justiça ao visconde de Itabayana, de declarar a vossa magestade que nenhum soberano tem a fortuna de possur mais zeloso, nem mais activo servidor.

Devo também observar, que em todos os subditos de vossa magestade reunidos em Inglaterra, ha uma rivalidade de zélo de devoção ao seu real serviço, merecedora de melhor sorbe e sobretudo cumpre mencionar os heroicos sacrificios. Intos pelos officiaes e soldados da valorosa tropa que entrou milespanha, e que arrostou quantos perigos e privações se indem imaginar, para se manter fiel ao seu dever, até ao finido de haver por ultimo conseguido embarcar á sua custa, ilim de se não expor a exceder o mez de demora em Hestanha, que lhe fóra cruelmente fixado como o praso, alem lo qual the não seria permittido ali permanecer.

O desejo de não abusar do precioso tempo de vossa magestade, me induziu a referir em substancia o que exponho n'este officio, antes do que remetter-lhe volumosas copias da forrespondencia, que tenho tido com os individuos incumbidos das diversas commissões de que faço menção.

Reijo respeitosamente a augusta mão de vossa magestale. — Marquez de Palmella.

### DOCUMENTO N.º 202

(thiadu a pag. 405)

### Cuidados do marquez de Palmella sobre a ilha Terceira

Londres, 13 de agosto de 1828.

III. mas e ex. mos srs. — Constando-me que n'essa ilha hor a briosa resolução de se separar do governo usurpador, o em Portugal acaba de consummar actos da mais perfida reli dia, e que estão decididos a defender-se contra as forças o de Lisboa hão de ser enviadas para derribar a legitima ctoridade de el-rei fidelissimo, o senhor D. Pedro IV, julgi do men dever solicitar immediatamente do digno ministro sua magestade, o imperador do Brazil, que me permitte fazer aportar a essa ilha a fragata brazileira Izabel na viagem à Madeira, para por ella enviar a v. ex. \*\* este t officio, que lhes será apresentado pelos generaes Moun Palhares. Estes militares vão auctorisados para se entenrem com v. ex. es, e mesmo para ahi deixarem alguns el ciaes, e dos outros soccorros que se destinam para o F chal, que possam dispensar-se, e de que ahi haja extre falta. Espero que assim ficarão habilitados para repelhir de já qualquer aggressão, e logo que receba participações ( cumstanciadas de v. ex. 45 tratarei de proporcionar-lhes to o mais de que possam carecer, e que esteja ao meu alcant ate chegarem as providencias de sua magestade o sens D. Pedro IV, já annunciadas, e que a todo o momento aguardam.

Se alguns dos officiaes, que vão na fragata, ficarem n'e ilha, devem as suas guias servir para os seus futoros vermentos, posto que sejam endereçadas ao actual governad e capitão general da ilha da Madeira.

Devo prevenir v. ex. " de que esta fragata, pela nação que pertence, bem como pelo relevante serviço que v prestar, merece ser acolhida com a maior consideração,

que devem ser-lhe prestados todos os auxilios de refresco, ou mantimentos de que necessite.

Fico ancioso por haver noticias de v. ex.<sup>as</sup> e do estado de deleza d'essa, e das outras ilhas dos Açores, que eu espero polerão resistir ás forças da usurpação, e manterem-se fieis 40 nosso legitimo e magnanimo soberano o senhor D. Pedio IV.

Deus guarde a v. ex. \*\* — III. \*\* e ex. \*\* srs. membros do governo provisorio das ilhas dos Açores. == Marquez de Palmella.

Outro officio para os membros do governo interino da ilha Terceira .

Londres, 23 de agosto.

Ill. \*\*\* e ex. \*\*\* srs. -- Pela fragata brazileira Izabel. que no da 21 do corrente se fez á véla de Falmouth, já tive a honra de escrever a v. ex. \*\*, e segurar-lhes que faria tudo quanto da muha parte estivesse para concorrer com v. ex. \*\* à defeza dessa ilha, cuja sustentação é de tamanha importancia para o bem da causa do nosso augusto soberano. Estou certo de que v. ex. \*\* receberão do commandante da fragata, e dos ofinaes portuguezes que nam a seu bordo, os auxilios de que elles podèrem dispor, tanto pecuniarios, como militares.

Agora reexpeço o navio que me trouxe o officio de v. ex. Ade i do corrente, para lhes assegurar que estou tratando de i do corrente, para lhes assegurar que estou tratando de individade de remetter-lhes, em direitura d'este porto, armas, munições e petrechos de guerra por um navio expresamente fretado para esse fim; e será bom que v. ex. Ad fiquem prevenidos de que o dito navio levará, quando se approximar a essa ilha, o signal seguinte — uma bandeira branca no mastro grande, para lhe darem qualquer aviso que julguem opportuno.

Tambem devo prevenir a v. ex.<sup>33</sup> que havendo chegado ultimamente a este paiz uma parte da tropa fiel a sua magestade, o senhor D. Pedro IV, que se refugiára em Hespanha depois do desastre do Porto, vou empregar todos os esforços

para organisar um corpo, que será expedido para essas ilhas, e ficará debaixo das ordens da ex.<sup>ma</sup> junta, assim como os militares de diversas graduações que se acham aqui, e que não podendo ser aggregados ao corpo, irão para serem empregados no que v. ex.<sup>as</sup> entenderem conveniente.

Concluo que ainda serso necessarios quinze dias para se preparar a partida do batalhão, mas espero que as munições de guerra possam ir d'aqui com maior brevidade. Entretanto muito confio no valor do batalhão n.º 5, e das mais tropas da guarnição d'essa ilha, sobretudo nas acertadas medidas que v. ex.ª terão adoptado para a sua defeza. Creio tambem que bastará, para que essa ilha fique segura, repellir os primeros esforços dos aggressores, dando assim tempo a collocar esse baluarte de fidelidade a coberto de qualquer risco futuro.

Não devo occultar a v. ex.<sup>35</sup> que seria chimera de qualquer auxilio directo da parte do governo inglez na presente occasião. Não duvido, porém, que alguma embarcação de guerra ingleza possa ir cruzar na altura d'essas ilhas, ainda que não seja mais do que para proteger o seu proprio commercio. É todavia certo que, não obstante a neutralidade que este governo conserva, a opinião publica em Inglaterra é toda a favor do senbor D. Pedro IV.

Cumpre-me, por fim, assegurar a v. ex. As que levarei, como devo, com o merecido louvor á presença de sua magestade, el-rei meu senhor, tudo o que v. ex. As me participaram, para que sua magestade possa recorrer aos meios que a sua sabedoria houver por convenientes, para recompensar e manter tão distincta fidelidade.

Deus guarde a v. ex. \*\* — III. \*\*\* e ex. \*\*\* os srs. membros do governo provisorio das ilhas dos Açores. = Marquez de Palmella.

## DOCUMENTO N.º 203

etlitado a pag. 621

#### Expedição para a Madeira

Londres, 8 de agosto de 4828.

III. 100 e ex. 100 sr. — Havendo sido demorada até ao dia 11 do corrente a partida do paquete, pelo qual já tive a honra de escrever a v. ex.4, aproveito esta circumstancia para lhe annunciar que a fragata brazileira Izabel, que se esperava ver diegar a Inglaterra dentro em pouco, entrou com effeito no porto de Falmonth, onde se está apromptando a largar quanto antes para a Madeira. Creio que poderá sair para o seu destino por toda a semana que vem, e levará o brigadeiro Palhares, e uma porção de officiaes de diversas paten-🙉 cuja lista não posso ainda hoje enviar a v. ex.ª, e que não todos com a expressa condição de servirem, quaesquer que sejam as suas patentes, debaixo das ordens de v. ex.a, « da maneira que v. ex.º determinar.

Acham-se jå em Falmouth 1:100 a 1:200 espingardas encamidadas. 1:500 patronas, 150 barris de polvora, 200:000 lalas de mosquetaria, 10:000 pederneiras, para serem embarcados a bordo da fragata. Este armamento e munições crão entregues a v. ex.º pelo brigadeiro Palhares. Pode 1. ex. contar pela mesma occasião com uma somma de diubeiro em especie, e será conveniente que não faça uso, senão em caso de absoluta necessidade, da carta de credito que remetti no officio precedente.

Cumpre-me prevenir a v. ex.ª que officiei ao segundo tenente, commandante da escuna Nympha, Francisco Navier Auffdiener, da maneira que a v. ex.ª constará da copia indusa. Tenho a bem fundada esperança de que o sobredito halis e distincto official conseguiria levar a essa ilha a embarcação do seu commando, e transportar n'elta alguns officiaes de artilheria dos que se tinham refugiado em Gibraltar,

os quaes me parece poderão prestar serviços uteis a nas circumstancias actuaes.

Renovo a v. ex.ª os protestos de consideração hé cera, e de affectuosa estima, rom que me prezo ser, ex.º sr. José Lucio Travassos Valdez, de v. ex.ª muito servidor. = Marquez de Palmella.

## DOCUMENTO N.º 204

(Gitado a pag. 64)

Relatorio dos successos de Portugal depois da revolução do 1º 16 e 17 de maio de 1828, apresentado pelo proprio major genheiros, Bernardo de Sá Nogueira, seu auctor, no Riqueiro, ao imperador D. Pedro, em 30 de novembro do referide 1828

Senhor. — Não sendo possível que a verdade tenho chegado ao conhecimento de vossa magestade, relativo á conducta das tropas portuguezas, que no mez de nocorrente anno proclamaram de novo os direitos do magestade, aproveitando a permissão que vossa magestade, aproveitando a permissão que vossa magestade de vossa magestade a seguinte mui abrevir posição historica dos factos que tiveram logar até á cidas ditas tropas a Inglaterra: e como as acompanhe tantemente, quer nos combates, quer na sua malfadarada, posso responder pela exactidão do que se segue

Proclamados de novo no Porto os direitos de vos gestade á corôa portugueza nos dias 16 e 17 de maio seguintes em outros logares, marcharam alguns corpo Coimbra, a fim de ahi se reunirem, e de avançarem Lisboa. Se este movimento tivesse sido executado coi dez, elle teria posto um termo á usurpação. Para chel tas forças havia sido nomeado um general, o qual, a vendo jamais commandado tropa, ignorava totalm

praira da arte militar, assim como a sua theoria. Este erro da junta produziu os mais funestos resultados para a nobre casa que defendiamos.

No principio de junho mandou-me o general perseguir um regimento de milicias, que ia fugindo para os rebeldes, alancei a sua retaguarda na serra do rio Zezere, e para o quartel general de Condeixa trouxemos alguns prisioneiros. No mesmo dia o quartel general retrogradou para Coimbra aduas legnas. Este movimento, executado sem necessidade, fez desagradavel impressão nas tropas e no povo.

Na noite de 19 para 20 de junho mandou o general um forte destacamento para surprehender o inimigo na villa de Soure, a quatro leguas de Coimbra; mas sabendo no caminho, por alguns prisioneiros que fizemos, que elle se achava alerta, dirigimos a nossa marcha sobre a villa da Ega, onde lavia força dos rebeldes, que tomámos de surpreza. Elles perderam bom numero de mortos e feridos, e perto de 100 posoneiros, entrando n'esta conta o commandante d'esta força e alguns officiaes. A nossa perda foi pequena. Eu fui lendo n'esta occasião.

Em 21 o inimigo atacon os nossos postos, e nas posições da Cruz dos Morouços, a meia legua ao sul de Coimbra, junto estada real, sustentámos por perto de doze horas um comate dos mais renhidos contra uma força dobrada da nossa m numero de homens e bôcas de fogo. No campo de bataha não tinhamos 3:000 homens, porque contra todas as remilitares se não haviam reunido á divisão: 1.º, dois ou les batalhões e um esquadrão, que a junta poderia ter en-Mado do Porto e Minho. Ella deveria ter tido presente, que men é senhor de Lisboa tem por si as probabilidades de selo de todo Portugal, e consequentemente deveria empregar todos os esforços para conseguir a posse da capital; 2., lres hatalhões e outros destacamentos de excellente tropa, que guarneciam a praça de Almeida, e que algumas suemilhas tinham tornado incommunicaveis comnosco; um hatalhão deveria ter sido mandado acompanhar a ordem do abandonarem a praça e reunirem em Coimbra: apezar das

minhas instancias durante quinze dias, o batalhão não partiu, e depois da nossa retirada aquelles batalhões, que haviam ficado paralysados, capitularam com o inimigo; 3.º, dois batalhões e dois esquadrões, que sem motivo sufficiente o general havia mandado para Tentugal, a perto de tres leguas do campo da batalha; 4.º, dois batalhões de milicias, que apezar das minhas repetidas observações se haviam deixado na Figueira, a sete leguas de Coimbra, e que se perderam depois. Assim, se tivesse havido juizo militar, a nossa força presente no campo deveria ter sido augmentada pelo menos com dez batalhões e tres esquadrões.

Durante o combate a esquerda da nossa linha apoiavase n'uma collina, e a direita n'uma aldeia; ambas estas posiçõesforam disputadas com longos e sanguinolentos esforços; por duas vezes o immigo se assenhoreou da collina, e por duas vezes foi d'ella expulso à bayoneta, ou com metralha. A note separou os combatentes. As tropas de vossa magestade dormiram no campo da batalha, e ahi passaram todo o dia seguinte. Deveu-se o ganho d'esta acção ao valor dos soldados. que gastaram n'este dia perto de 30:000 cartuchos, à bravura dos officiaes, e à actividade de alguns officiaes do estadomaior, que harmonisaram os movimentos das tropas, porque se combateu sem projecto, sem plano e sem ordem. A juntanão se participou que haviamos ganho a hatalha! Generaes téem perdido acções, e têem annunciado triumphos; ignore que algum calasse uma victoria. Este silencio fez pensar i junta que haviamos sido derrotados, e o que se seguiu devia contirmat-a n'esta errada opinião.

O general, em logar de atacar o inimigo, como nós fortemente lhe pedimos, adoptando conselhos talvez sinceros, apoiados pelo terror panico, poz-se em retirada para o Porte na madrugada do dia 27, movimento absurdo e o mais fatal para a causa de vossa magestade. Coimbra, forte por natureza, e onde eu, como chefe de engenheiros, havia levantado algumas obras de fortificação, podia ser defendida com a maior facilidade, quaesquer que fossem os movimentos da divisão, e n'isto se havia assentado. Mas a cidade foi abandoda, como se a divisão houvesse sido batida; e se eu, sem para isso ter obrigação, mas unicamente por zêlo, me não demorasse n'ella durante algumas horas depois da saída da nossa tropa, teriam caido em poder do inimigo mais de 800 homens em differentes postos, aos quaes nenhumas ordens e haviam communicado.

No dia 28, tendo a divisão passado o rio Vouga, os nossos postos, estabelecidos na margem do pantano do Marnel, e na ponte que o atravessa a um quarto de legua ao sul do rio, hram atacados. A acção durou nove ou dez horas, sendo sustentada quasi unicamente pelos nossos caçadores; por vezes tentou o inimigo passar o pantano e a ponte; esta era a poseção mais importante, e ahi dirigia eu o combate, que sempre repellido à bayoneta. Ficamos senhores das nossas posições durante toda a noite seguinte. A perda foi grande de parte a parte : um dos batalhões inimigos perdeu elle so mais de 200 homens mortos e feridos. Ainda d'esta vez 麗 não participou á junta que haviamos ganho uma acção. Na madrugada de 29 ordenou o general a continuação da retirada. Na Ega, na Cruz dos Morouços e no Marnel, os officiaes soldados conduziram-se com a maior bravura. Muitos nomes podem ser citados com distincção.

Em 2 de julho achava-se a divisão a meia legua ao sul do furto em posição, cuja força eu havia augmentado com algumas obras de fortificação. As noticias, os movimentos dos rebeldes, tudo nos indicava que na madrugada seguinte seriamos atacados.

Quando se deviam fazer disposições para uma batalha, foinos communicado que a junta havia assentado, que não tinhamos força para resistir ao inimigo, que a cidade do Porto
não devia ser defendida, por não ser d'isso susceptivel, e
para não ser exposta ao saque, que em consequencia a junta
ae dissolvia, devolvendo a sua auctoridade a uma commissão,
s ordenando que o exercito de vossa magestade se retirasse
para despanha, onde esperaria as ordens de vossa magestade. Os membros da junta, e muitos outros empregados civis
a trilitares, determinaram embarcar para Inglaterra; foi-me

offerecido lugar a bordo, eu preferi ticar com os soldado e seguir a sua sorte, por julgar ser este o men dever.

Communicada officialmente a ordem da junta aos officiae commandantes de brigadas e de corpos reunidos, respondmos declarando positiva e unanimemente, que não sairiamo de Portugal, e que continuariamos a combater peta causa de vossa magestade.

O brigadeiro Pizarro foi o general que ficou comnosco elle possue excellentes qualidades pessoaes; mas havendo servido na marinha, pouco conhecia o serviço da terra; est falta foi uma das principaes causas dos nossos infortunios Entretanto nos tributamos a este general o nosso reconhecimento porque marchou comnosco.

Propuz, e o general approvon, que a divisão passasse para o norte do Douro, que fosse defendida a passagem d'este rid e a cidade do Porto, que se enviassem rapidamente duas brigadas a atacar os rebeldes do norte, que se haviam approximado à cidade, que d'esta força marchasse um destacamento forte, que cruzaria o Douro, a quatro ou cinco leguas de Almeida, e que reunido à guarnição d'esta praça repassaria a norte, onde nas provincias de Traz os Montes e Minho continuariamos a guerra com a maior energia. Marchei com parte da força para se por em execução a projectada manobra. N minha ausencia mudaram de plano; e o exercito, abaudonando o Porto, retirou-se pelo caminho de Braga. Os rebelde do norte tentaram embaraçar-nos a passagem para esta di dade; mas foram batidos, deixando no campo 60 a 70 mot tos; a tropa conduziu-se com a sua costumada bravura. O voluntarios academicos, e outros voluntarios, comportaram se com distincção. Foi aqui morto o capitão Rocha, do 9 de caçadores, que com o maior valor se havia conduzido ni ponte do Marnel.

Na situação em que nos achavamos restava-nos marchasobre a praça de Valença, situada na raia da Galtiza, deixa n'ella as bagagens, o trem pesado, e com a maior parte de nossa força continuar a guerra no paiz montanhoso, ma muito povoado e rico ao norte do rio Lima. Propuz este plan

o general, adoptou o; mas no dia segninte. 5 de julho, a lesta do exercito mudou de direcção, tomando o caminho que pelas asperas serras do Gerez conduz á Galliza. A retasuarda da columna distava mais de uma legua da sua frente. Eu acompanhava a retaguarda, como fiz sempre durante a retirada, e até á fronteira tivemos continuados tiroteios com os rebeldes.

Tendo nós entrado no territorio hespanhol com mais do 1900 homens, em logar da hospitalidade que o nosso mau lado nos obrigou a solicitar das auctoridades d'este paiz, só dellas recebemos um tratamento digno dos principios aposblicos, que dominam n'esta desgraçada terra. Não contentes com o armamento e cavallos dos soldados, exigiram também e despojarami os officiaes, desde o general até ao ultimo alferes, das nossas espadas e dos nossos cavallos. Os officiaes de manteria, os paizanos, e até as mulheres de officiaes que compunham o exercito, foram deixadas a pe; muitas das 1055as bagagens foram saqueadas, e muitos d'entre nos ompletamente roubados. A nossa caixa militar foi-nos tirada, e não se nos deram rações, nem de étape, nem de pão. Os possos commissarios aproveitaram esta occasião para fugrem com o dinheiro que haviam recebido para o sustento da tropa, a qual se achava no bivaque sobre rochedos nus, e estava exposta a um tempo insupportavel de frio, vento e

Dias depois os soldados foram separados dos seus officiaes e sargentos; fomos acampados nos mais asperos logares das serras, e a mutua communicação foi-nos rigorosamente prohibida. Estando como bloqueados, aos acampamentos vinham muito poucos viveres, e por preços exorbitantes; entretanto officiaes hespanhoes, um sem numero de padres e frades, empregavam todos os meios de seduzirem os soldados e sargentos para voltarem a Portugal. Os soldados, firmes na cansa que defenderam, conservaram-se em geral por muitos dias vendendo até a ultima camisa para comprarem pão, e só quando o excesso da miseria chegou ao seu auge foram submetter-se ás auctoridades da usurpação, e foram. mas

chorando, e invocando o real nome de vossa mages a conducta dos soldados é digna do maior louvor, nã cem menos elogios os sargentos e os officiaes, porqui mente os que conservaram meios repartiram com camaradas privados d'elles.

Intimou-se-nos ordem do governo hespanhol para do seu territorio dentro em trinta dias, sob pena de entregues ás auctoridades da usurpação. Para paginosso transporte reclamámos o nosso cofre ao capita ral Eguia. Este, auctor de todas as indignidades co das para comnosco, respondeu como sempre o fizo não admittia reclamações nossas. A tyrannia oppresachibia as nossas queixas.

Dirigimos a el-rei de Hespanha uma respeitosa en documentada da conducta das auctoridades, pedindo gação de tempo para aquelles d'entre nós que tot destituidos de meios não podessem sair de Hespa praso marcado. Copias d'esta exposição enviâmos p drid aos ministros de Austria, França e Gran-Bretanl

Da Corunha e do Ferrol no meiado de agosto demá para Inglaterra em embarcações pagas por aquelles nós a quem a rapacidade apostolica tinha deixado cousa. De Africa não partem certamente os escravos phados nos navios como nós n'esta viagem.

Logo que desembarquei parti para Londres, par municar ao marquez de Palmella e visconde de Itali estado dos meus camaradas. Elles expediram soccor mediatamente. E logo se principiou a organisar um o emigrados, para serem expedidos em auxilio da Ma Açores.

O capitão general Valdez, suppondo-me em Ing pediu ao visconde de Itabayana que me enviasse par deira, por isso parti no primeiro paquete. Quando ja ilha achava-se ella já em poder da usurpação, tropa era bisonha, nunca havia visto inimigo; os che zeram conduzil-a ao combate, ella fugiu, elles tiver embarear. Pelo contrario, em Portugal as tropas eram bravas, aguerridas e ardentes nos combates; os officiaes dos corpos eram excellentes: alguns dos officiaes do estado maior sabiam o seu dever, e serviam com a maior actividade. Os nossos infortunios foram produzidos exclusivamente pela ignorancia e terror panico de quem dirigia, ou antes impedia as operações. Tivemos meios, não souberam aproveital-os. Ganhámos as ecções, e ordenaram a retirada. Vencedores, tivemos a sorte dos vencidos.

s, os officiaes e soldados, tendo a convicção de havermos feito o nosso dever para com vossa magestade, fisonjeát no nos na esperança de que vossa magestade se dignará approvar a nossa conducta, e empregar-nos no serviço da senho na b. Maria II, nossa augusta rainha. A sancção de vossa ma sestade nos fará esquecer nossos soffrimentos, e será a mais doce recompensa dos nossos serviços.

Tenho observado o valor dos meus camaradas, e o seu entrusiasmo por vossa magestade, e sendo eu o primeiro d'aquelle exercito que tenho a fortuna de vir à augusta presença de vossa magestade, considero um dever meu, depois de ter exposto os successos occorridos, o supplicar a vossa magestade haja por bem o realisar as nossas esperanças.

Senhor! Tenho a maior honra em ser, com o mais profundo acatamento, de vossa magestade imperial, muito fiel e humil de subdito. Bernardo de Sá Nogueira, major do real corpo de engenheiros do exercito de Portugal.

## DOCUMENTO N.º 204-A

(Gitado a pag. 448)

Officio dirigido do Porto pelo tenente general Antonio Uspolito da Costa ao marquez de Palmella, mostrando-lhe a esperança que a junta do Porto tinha em ser auxiliada pelo governo britannico, e de que não seria por elle reconhecido o bloqueio naval, que D. Xiguel mandára pór á barra do Douro

Ill. mo e ex. mo sr. - O cargo de que nos revestiram os chefes militares dos corpos estacionados n'esta cidade, rennidos em conselho militar, e mais pessoas escolhidas de todas as classes para eleitores de uma junta provisoria, aonde residisse o centro de um governo destinado a levar ávante a leal e patriotica empreza de obstar á queda da legitima auctoridade de el-rei, o senhor D. Pedro IV, nos impoz logo, e na primeira sessão, a urgente necessidade de nos dirigirmos a v. ex.\*, não só pelo seu importante emprego, mas também pela reconhecida lealdade de que é dotado para com o nosso legitimo rei, e pelos talentos e consummada intelligencia. que tanto o distinguem. Nos contâmos com o efficaz auxilio de v. ex.", para ser conseguido o fim da nobre tarefa em que tão sisudamente nos achâmos empenhados. Receberemos com o maior reconhecimento todos os conselhos e direcções que v. ex.2 julgar a bem do serviço do mesmo senhor.

É escusado que n'este logar se refira a successiva serie de factos, que provocaram tão extraordinaria e importante medida, resolvida pelo conselho militar, por serem geralmente sabidos; todavia, transmittimos os papeis impressos, e inclusos, para mais exacta informação dos acontecimentos, que têem tido logar n'esta cidade.

Os ministros das potencias estrangeiras, que se acham juntos ao governo de sua magestade fidelissima em Lisboa, acabam de qualificar a natureza do decreto de 3 de maio do corrente anno: e n'este estado de cousas acabou n'aquella capital a auctoridade do legitimo rei de Portugal. Nos bem

carm exigia pessoas de talentos, que não possuimos; porem. As qualidades dos individuos de que se compõe esta junto, em cousa alguma podem influir para se não reconhecer que na mesma reside, na presente crise política, a unica delegação actualmente existente em Portugal, do poder e autondade real do senhor D. Pedro IV, e as apuradas circumstancias em que esteve o conselho militar não permittiram diversa eleição e outras formalidades.

Parece-nos propor a v. ex.ª que seria conveniente, que se dignasse de prevenir a possibilidade da facção dos degenerados portuguezes que se acham em Hespanha, tornar a intentar a invasão d'este reino, como atrozmente fez em 1826; lambem nos persuadimos que v. ex.ª mais facilmente poderá lazer a reclamação dos auxilios do governo britannico, quando assim se torne necessario, havendo n'este reino uma audondade que se dirija em nome de el-rei, o senhor D. Pedo IV. Por ultimo ficámos convencidos de que será mui propicio antever o caso do governo de Lisboa pretender deriarr este porto em bloqueio, se bem que a marcha que os Montecimentos vão tomando nos dá esperança de não dever ser receiada tal medida contra nós, e que, a verificar-se, Movavelmente o governo britannico se opporia, quando não losse por outro motivo senão pelo de proteger a propriedade dos seus subditos, avultando por outro lado a idéa de que a un governo não reconhecido, como o que actualmente se acha installado em Lisboa, não se lhe consentiria o uso de un direito tão fiscalisado geralmente pelas potencias neu-

Temos n'esta cidade as tropas do partido do Porto, as da provincia do Minho, e parte das de Traz os Montes, e as da Beura, com algumas da Extremadura, que estão marchando sobre Coimbra.

Nenhuma occasião mais opportuna se apresenta aos nobres, honrados e valorosos expatriados que se acham n'esse para, para se unirem a uma tão justa causa, á qual já tem feito relevantes serviços. Dens guarde a v. ex.º muitos annos. Porto, em jun visoria, encarregada de manter a legitima auctoridel-rei, o senhor D. Pedro IV, em 23 de maio de 1 III.º e ex.º sr. marquez de Palmella, par do reino, xador de sua magestade fidelissima na còrte da Grannha. — Antonio Hypolita da Costa, presidente.

## DOCUMENTO N.º 205

(Citado a pag. 128)

Assento dos tres estados do reino, juntos em córtes na cidade de Lisboo, feito a 14 de julho de

Ainda que cada um dos tres estados do reino, junt côrtes, em cumprimento do encargo, que a todos fo no discurso de proposição, pronunciado no dia 23 de do corrente anno, levou á presença de sua magestado de assento, em que substanciava as fortes rasões por f conhecia devolvida por direito á sua augusta pessoa de Portugal: pareceu, comtudo, conveniente, e até ni rio, e foi em rasão d'isso, decretado por sua magestad alem dos autos especiaes, acordassem em um só a que comprehendesse todos os seus fundamentos, e resse às duvidas (que não podem ser senão especiosa) sobre esta materia haja de suscitar, ou tenha suscitad teresse e o espirito de partido; a fim de que acordado, gnado geralmente pelos membros, de que os tres esta compõem, venha a ser a voz unica da nação inteira, pi do, e mantendo o direito fundamental da successão a com a singela imparcialidade, e ao mesmo tempo com me resolução, proprias de um povo gravemente detern a não commetter, e a não admittir injustiça.

Nomeando, portanto, os tres estades uma commissão posta de igual numero de membros de cada um d'a membros de reconhecidas luzes, e de provada gravid aum da patria: a commissão, depois de juntar, e conferir de novo sobre ponto de tamanha importancia, deu emtim sua cola, a vista da qual os tres estados unanimemente acordaran na fórma seguinte.

Se as leis do remo haviam excluido o senhor D. Pedro da pressão à corôa, pelo menos, desde 15 de novembro de 1825, a corda portugueza, em 10 de março de 1826, pertenconcentestavelmente ao muito alto, e muito poderoso rei, eschor nosso, o senhor D. Miguel I: porquanto, sendo os dus principes chamados um depois do outro, excluido legalmente o primogenito, a corda, por esta exclusão legal, neressiriamente foi devolvida ao irmão segundo. Em vão se procuraria entre elles outro principe, ou princeza com direi-18 successão, depois de excluido legalmente o primogenio; porque, não podendo ser senão descendente do senhor D. Pedro, ou se ha de dizer, o que repugna a rasão, e até à dos termos, que depois de excluido, possuia direitos incessão, ou se ha de admittir, o que seria um absurdo wal, e ainda mais manifesto, que elle podia em 10 de março vasmittir-lhe directos, que já, pela supposição, não possuia. vio podia esse principe, ou princeza, emquanto menor, e m poder de paes estrangeiros, deixar de se reputar tamben estrangeiro para Portugal; mas, dado ainda que assim unio reputasse, nem por isso podera receber direitos, de The aquelle, por quem unicamente lbe podiam ser transmitlidus, já então se achava privado pelas leis.

Essaqui o grande, o inconcusso fundamento, com que os tres estados reconheceram o seu legitimo rei e senhor na augusta pessoa do senhor D. Miguel I. O seu primogenito fora legalmente excluido; os descendentes do primogenito, dada a dita exclusão legal, não podiam ter d'elle, e muito menos de outrem direitos á successão; e as leis chamam induputavelmente, em tal caso á successão a segunda linha.

Quem pode com effeito, entre as pessoas, que téem noticia das les fundamentaes portuguezas, pôr em duvida que ellas esduem do turono todo o principe estrangeiro, o todo o principe que se acha políticamente impossibilitado de residir no

🚅 👚 🧓 🕳 pode pôr em duvida que o senhor D. Pedro - de 15 de novembro de 1825, se tornou elle a contro, havendo-se, e dando-se por soberano 🎎 e que se impossibilitou de residir en so pelo facto de se constituir soberano d'esse was tambem pelo de se ligar por juramen 🖜 leis, que tão expressa e resolutamente lh'o pro-memoria das politicas alterações e mubrazil; muito vulgarisada anda a carta constitu-para provar a existencia de leis e successos tão with superfluo, e até reparavel. Quanto mais, que perunttido a verdadeiros portuguezes, que se ponor de tocar feridas tão frescas da triste patria, e a recordação de seus dons e finezas, ou olhadas com anthereuça, ou de proposito mal correspondidas. www. as pessoas estranhas, que desconhecem as leis manuficaes portuguezas, e mesmo a certos naturaes, que utectam esquecer-se d'ellas, os tres estados allegam. antivam a resolução literal e clarissima das cortes de lapor aquellas palavras enão venha o reino a estrangeinão queremos que o reino em tempo algum passe 3 cujo sentido è tão desembaraçado e corrente. construir escusado, e mesmo inepto qualquer commenta-Wiegam tambem, ou lembram o pedido (indubitarelmaio ontorgado dos tres estados em 1611, e particularda nobreza: insigne monumento, sem duvida da made, do zelo da patria, e do político acerto de nosso S 📉 🔊 advirta-se que não e de inferir do dito pedido, que ana asse então duvida sobre a decisão das córtes de Lamego? en respecto; antes esta decisão servia continuamente de mouto, com que as pretensões castelhanas se rebatam, ani tal se acha dedutido no fundamento quinto do famoso uno tento nas cirtes do deto anno. Não se procurava que de probabi uma morração no torante a exclusão de waterne: pretenta-se son repetir, relogar, tornar supecor sinda às duvidas mais cerebrinas dos interessados a legislação já conhecida, e sempre seguida; salvo no caso de code sobre as fronteiras um exercito formidavel, e de forjuição sen terror o aresto de juizes pusillanimes.

Seguida foi por certo, como se vê na desaffectada relação lestes successos memoraveis, na controversia que se levann por fallecimento de el-rei D. Fernando, em que D. Beadiz que se achava nas mesmas circumstancias do senhor l. Pedro, soffreu, quanto à real successão, a mesma repul-3. D. Beatriz nasceu em Portugal, era filha primogenita e mos do antecedente monarcha: e foi comtudo excluida do tarato. Que motivo a excluiu? A rasão do sexo? Mas succeom as mulheres á coróa nas Hespanhas. Os escrupulos sotre neasamento da rainha D. Leonor? Mas estes escrupulos. omo è patente da historia, só tomaram algum corpo e vulto nas cortes de Coimbra. Entrar com armas em Portugal? Mas a ustrada com armas foi já provocada pela resistencia. Na qualdade de estrangeira esteve claramente o motivo e o fun-Junento da resistencia. Aqui topava sim, posto que o não potem os allegados publicos do tempo, a repugnancia e a resslencia dos povos. Conheciam o direito portuguez; o note de rei natural, isto é, que nasceu e vive entre os mesmos otto que reina, tinha o devido preço no conceito d'aquelles oudi leiros amadores da patria; a sua generosidade recusa-🤏 🤛 com horror ao perigo de estranha dominação; e os mechancos de Lisboa e Santarem, como os representa o singelo chronista d'aquella idade, mostraram mais pundonor e acerto 103 suas resoluções, do que alguns sabios presumidos do

Mas era, dizem, desnaturalisado de Portugal o conde de Bolonha, e reinou em Portugal. Porém, o conde de Bolonha não teinou por successão, reinou extraordinariamente por eleição; foram procural-o a França os magnates d'este reino; a autoridade pontificia corroborou a escolha; passando immediatamente para Portugal, recobrou a naturalidade; não lomon o titulo de rei senão depois que, como por dispensa. Ini para isso habilitado pelos estados; sendo muito para no-

tar que tão havia então no reino outra pessoa da real fi pois que o infante D. Fernando era casado em Castel infanta D. Leonor era casada em paiz ainda mais re por forma que as leis não se violaram com o conde de nha, mas procurou-se n'elle um remedio extraordina necessidades preputasimas do remo, segundo-se se cum a possivel pontualidade, o esporito das leis e dos o nacionales.

Famandos são e tão obvios os inconvenientes, e, pa zer melhor, os damnos de um rei estrangeiro, ou elle ( por pascumento, ou por escolha, que não era possive escapaissem a sabedorna dos prissos legisladores é ao ins para o dizer assum de toda a nação; d'onde procede nem nos ladassem leis discretas e expressas para se a larem, nem decrasse, em todos os casos, de correspor estas leis o conceito e a determinação dos povos. Na t de, sendo o rei estrangeiro por pascimento ainda que s do ao throno se tornasse cidadão, os vinculos do sauge tavam, e com elles deviam faltar es da recaproca conho do amor, faltava a perfeita noticia das propersões, do tames e dos verdadecros interesses dos pocos, e con um dos mais importantes meios de os rezer com pisacerto; se o reu sem embargo de ter cascolo no reino, assentar a sua residencia em diverso esta lo, eis-aqui of entreure a vice-reis ou a tenentes : eis-agui os seus prof esqueral es, e pela maior parte sarrificados aos do povo, se preferira para a resulencia: e eis-aijur de um lado ( contentamento e os seos tristes e rumosos effectos, e d tro cantelas astotas e oppressão, que cedo degenerár INTERESTATI

polífica teve logar com a intrusão dos reis de Castella; mas a asencia dos reis de Castella não prova mais contra as leis princuezas de residencia, do que a sua falta de naturalilide prova contra as leis de exclusão de estrangeiros. É combilo de advertir, não só que, tanto que o oppressivo jugo foi ocudido pela gentileza de nossos maiores, foi logo repetida mairtes de 1641, a lei que excluia os impossibilitados de tisdirem, mas tambein que a nobreza do reino, mesmo no optulo n das côrtes de Thomar, se animou a pedir que elrunsulisse entre nos o mais tempo que lhe fosse possivel, que Filippe se viu obrigado a responder pelas seguintes paras: «Eu procurarei de vos satisfazer». E quanto deum estar persuadidos os portuguezes da necessidade, quer le facto, quer de direito, da residencia de el-rei dentro do Palo, que nem as negociações, nem o terror embargaram a oz da nobreza para fazer desde 138f este pedido; nem um m tão poderoso e tão voluntario se atreveu a dar-lhe resis sta menos adequada f

As leis, pois, assim claras, assim precatadas contra todos nicos, ou de estranha dominação, ou de muito graves in-Avenientes no regimento interior; a opinião nacional declana diversas epochas, e nos varios successos da nossa listoria; a rasão intrinseca e cabal de uma e outra cousa; uluram do direito de successão à corôa portugueza o pribozemto actual da excelsa familia de Bragança, e na sua Resua, como é em direito obviamente reconhecido, todos os descendentes. Estrangeiro por escolha, e preferencia mpria, estrangeiro por tratados; as leis de Lishoa o excluicoherentes com as de Lamego; sem residencia presente, bitura e moralmente possivel no reino, foi igualmente excluido pela carta patente de 1642. E como era força que a excluin principiasse no mesmo ponto em que os seus motivos m fundamentos essenciaes; se a rasão de estrangeiro, e a noral impossibilidade de residencia foram anteriores, como in renlade foram, a 10 de março de 1826, n'este notavel dia, a monte roulson a Portugal um reverenciado monarcha; mas <sup>35 less,</sup> com todos os portuguezes que as respeitam e amam.

de la come de la come de delle a successão à cotéa, de que la memos taream en inde lão justamente o primeiro.

Não fuero aos tres estados do reino, que a exclusão some D Pain tuba and cours muito attendivel fund menta. A citada carra patente outorgou o pedido - qui ma s vello dis tillos varões, quando o rei possuisse d distinctes senhanos, su codesse no maior, e o menor c been so segundo e è a necavel que o ultimo rei, erigidi Brazil em remo, p- sacuadors senhoros distinctos, posto q não separados, e que, separados pela lei de novembro 1825, os possuro pontuamente na condição em que a cal patente es supplie eu es considera. l'retender que para est to caso indicado os devia o ultimo rei possuir separados p dilatado tempo, e pussuar por berança, e não de outro mod e uma maistencia na letra, ou casca prosseira na fei, com d gravo mamfesto do seu espirito, e indigna de uma causa q deve ser tratada com franqueza e com gravidade: pretend que o pedido dos povos, com a outorga do legitimo princio não constitue verdadeira lei; ou e uma tergiversação, a q so costuma recorrer a fraqueza, ou uma cabal ignorancia) que são substancialmente as nossas leis feitas em córtes. A sum e que os povos então pedicam que se lhe desse a for extrinseca das outras leis, e com ellas se encorporasse ordenação: mas quando assim o pediram não olhavam pl a essencia da lei, olhavam, e elles mesmos o declaram, pa a sua notoriedade e para o acrescimo de respeito e de foi que vem ás leis da sua formalidade exterior. Os estade comtudo, não duvidam por de parte este fundamento, q com ser, como certamente é, muito ponderoso, não reputi necessario.

Tambem lhes não fugiram armas civis, violação affronto das leis patrias, arrogações de auctoridade exorbitante antes despotica; em summa, não se esqueceram da vene vel patria, ou atacada com furor hostil, ou desattendida insultada nos seus direitos e na sua dignidade. Mas tem i pugnancia, como já se disse, a tocar em feridas aiuda n cerradas e muito mimosas; e entregam o desaggravo da i

tra olendida e ultrajada à justiça da divina Providencia, e alem disso a confusão dos proprios culpados, e a censura suera do mundo contemporaneo e da posteridade.

A vista de rasões de tamanho peso, contiam justamente os tres estados, que ao seu accordo sobre a exclusão do senhor b. Pedro, e o devolvimento da coróa de Portugal a seu autusto irmão, não podem fazer-se objecções, que passem de meramente especiosas. Mas como alguem poderia julgar que era receio, o que não seria senão desprezo, resolveram encultar essas mesmas objecções especiosas; e fazer ver ainda ao menos profundos, que não são mais do que phantasmas de que o interesse e o partido tem lançado mão, em falta de melhor.

Useahor D. Pedro é primogenito. E quem o nega? Concelese facilmente, que teve os direitos da primogenitura; os pues, a não os perder antes de 10 de março, seriam promptaconstantemente reconhecidos. Sem embargo do amor, quo un merecido aos povos o nosso augusto fei, e que os povos o muito lhe tem consagrado, a nação portugueza não é a 🏴 laz da justiça sacrificio às suas paixões, e mesmo às suas pacces honestas. O nosso monarcha seria o primeiro a relogiar as tentativas dos povos, se elles, por impossivel, quissem attribuir-lhe um direito roubado a outrem. É plenaunte provada, é notoria a moderação de seu animo real. Porem os direitos de primogenitura não se podem, como suesquer outros, alienar e perder? Podem por certo; e tica Mustrado bem claramente que o senhor D. Pedro os tinha perdido antes de 10 de março de 1826. São cousas bem ditersas desprezar e violar o direito, que ainda se reconhece, on reconhecer que um direito se perdeu; e esta ultima é a que Portugal, sem sombra de injuria (de que está muito lange tem praticado a respeito do senhor D. Pedro.

Lomo então o teve por seu rei logo em março de 1826?

Lomo accertou, jurou e deu a execução a carta de 29 de abril?

Lomo o manteve na posse, governando-se o reino em seu nolha, e segundo a lei que elle dera, até maio ou abril de 1828?

A resposta é facil. Do mesmo modo por que teve por seus

reis tres Fihippes de Castella, e se conservou na sua super por sessenta annos. Chegou-se ao mesmo termo por canhos em parte diversos.

Os tres estados quereriam dispensar-se de descer ás tuens baixas, aos criminosos arbitrios aos occultos e impumeios, de que se valeu uma facção para perder o remo, presumindo, com discurso bem pouco acertado, que achara ruma geral a sua propria elevação. Mas assim é necessar para detender a honra da patria, e todas as consideraçõe devem ceder em presença d'este sagrado motivo. Não postou nas fronteiras portuguezas um bem disciplinado eve cito ás ordens de um famoso general; mas talvez não faltoiro, nem faltaram promessas; e laborou de certo a negocição ardidosa de D. Christovão de Moura, alliciando uns, ado mentando outros, allucinando com rasões apparentes, e ca expressões equivocas, e até mesmo altegando falsamente co o concurso e interposição de grandes potencias.

A boa fé, inseparavel de animos verdaderramente real foi surprehendida, foi embargada a sincera voz de um sal e zeloso conselho; o esforço contrario de alguns honrados l tornado vão por machinações e expedientes desleaes, e f novou se a seu modo a sentença de Ayamonte. Que 😰 n'este caso a triste nação portugueza? O legitimo herdeis posto por antecipação a 400 leguas do reino, mat podia di gir-nos. Os tres estados, a quem competia pugnar pelas no sas liberdades, não se convocaram. Os povos, sem cond ctor, sem um ponto legal de reunião, não podiam sen fluctuar em anciedade e incerteza. Os bons portuguezes s se lamentavam em segredo, e alguns mais determinados l ram profestar para lá das fronteiras; mas prevalecco a obde escandalo, e o reino foi arrastado, foi forçado a subit ter-se ao jugo. E abonará tudo isto melhor os direitos do s nhor D. Pedro, do que os successos de 1580 abonaram direitos do rei de Castella?

Os tres estados olham para a religião do juramento co o profundo respeito, que se deve ao soberano senhor, que e n'elle invocado, e que requer a sua gravissima important no gorero das sociedades humanas. Lastimam-se bem sincentrente de o ver nos nossos tempos prostituido, e por isso
memo desprezado com tão sacrilega irreverencia para com
i Migestade Divina, e com tão enorme prejuizo dos homens
e das republicas. Não podem comtudo conceder que deixe
de ser irrito ou nullo quando recâe sobre materia illicita,
quando é extorquido pela violencia, quando da sua observanra resultaria necessariamente violação de direitos das pessas e dos povos, e sobretudo a completa ruina de nações.

E tal foi o juramento a que allude esta objecção. Guardal-o
não importaria menos que arrancar a vida da patria, e nenouma religião do juramento póde obrigar ao parricidio da
patria.

Porem se os portuguezes receberam por violencia, e sofreram com repugnancia um jugo que aborreciam, não foi Mentado on coacto o senhor D. Miguel para fazer em paizes estribos declarações de não ter direito á coróa de Portugal, spomessas de vir governar o reino como regente e em nome seu irmão? Fazer declarações e promessas em paizes esruhos!! Porque? E para que?... Parece aos tres estados, Ne si com estas interrogações se confunde tão valente objecdo Esperam que não hão de achar resposta; mas se contra que esperam lhes for dada, Portugal romperá o silencio, a ua agora obriga os seus representantes o respeito devido illustres nações. Acrescentam todavia: embora o senhor 1) Miguel quizesse cortar pelos interesses proprios, por não empenhar em disputas, que poderiam, ainda que injustamente, ser notadas de ambição; embora guardasse moderatio muto subida; a sua moderação podia aniquilar os seus diredos? Tel-os ou não por aniquilados em virtude da sua muleração, não tocava á nação portugueza?

Allega-se a lei de 15 de novembro de 1825, em que sua magestade o senhor D. João VI, que Deus haja em gloria, trata o senhor D. Pedro de Alcantara de principe real, de l'ortugal e Algarves, e de herdeiro e successor d'estes reibus, ao mesmo passo que decreta a separação entre Portugal en Brazil. Mas que isto fosse uma declaração directa e posi-

adding the second of the secon

So to ness the series of the parallel of the parallels. It to be carming the or mere later or only of a the ของ ปราชาสาลัก โดยโกแหล่ง การบากการ เหตุสาลัก (การปลุ่มเลิก) in the not necessary to the transpose were expansion. gas barres but a so at 1 a cour, san wante, other t so the tree to special the tree tree message for which and ua vati iejās em pue firavam es dureil es de sealier la l'ell serti de ser a ene favicave , i cranecia es de seu mai i. I que não perde ser verdo de que o sealore D. João VI quite socribrar os finellos de um primitir a grandeza de dull in mie crivel que quae-se res éver um pouto de tamanto l portança, sem o conourso dos tres esta los do recino, que policiosa como ampiamente acabava de declarar indispet vel em materias do direito fundamental, na lei gravissima i de junho de lezi: 3.4, que se tai fisse, por impossive vontade de legislador, não podram condescender com 6 nem condescendem os tres estados.

Todo o que sem o consentimento dos tres estados, ao nos legitaria, clara e facilmente inferido, se disputer, e putear, quanto ao direito fundamental, e especialmente qui ao direito de successão a corda, e não só alusivo e difermas também invalido e nenhimi: asserção que os tres e dos não tiram do publicista Watel, mas sim do direito, antes da rasão universal: e em que se conformam como ja dieseram os nossos maiores, também juntos em córtes 1641. E presuppondo (dia o assento feito em córtes no anno, por cousa certa em direito, que ao remo sómente o pete julgar e declarar a legitima successão do mesmo relimporguam por ultimo, ou pretendem impuguar, os di

los decl-rei nosso senhor e os da nação portugueza, advertimo nos de que o reconhecimento, que os soberanos da Eurepulsaram ao senhor D. Pedro, como roi de Portugal, fora lemento e não de facto.

Decin e querem abster-se aqui os tres estados de toda a reposta menos circumspecta, de que poderia offender-se o espedo devido aos soberanos e a gravidade propria. Como poem o mesmo respeito devido aos soberanos pede que se digima, os tres estados a dão como se segue.

fales sabem que a facção turbulenta e temeraria, com as palairas cavilosamente empregadas. Leis antigas, natural, fillo primogenito, enleou e allucinou as potencias européas, que adherindo discretamente ao seu nobre systema de legilimidade, reconheceram e quizeram, sem o perceberem, corliberar por seu reconhecimento o mais enorme desvio das las, o mais arrojado insulto, que se fez até agora aos granles respeitaveis princípios da legitimidade. Mas n'isto não leim outra cousa senão um engano feito ás potencias, ou mais um crime de facciosos, que se não poupam a crimes. Looderá um engano das potencias, ou, para melhor, um dome de mais nos facciosos, prejudicar os direitos de el-rei las nossos? Se as potencias européas se dignassem de responder a esta pergunta, certamente responderiam que não.

O que resta, pois, é pedir às potencias, e esperar, como os tres estados do reino confiadamente esperam da sua sabelora e justiça notorias, que sobre os negocios internos de Portugal, e particularmente no que toca às suas leis fundamentaes, e ao seu direito de successão à coróa, escutem o osteminho solemne da nação portugueza, de preferencia aos sophismas, ou insinuações ateivosas de uma facção; na orteza de que por este modo não hesitarão, no tocante aos pretendidos direitos do senhor D. Pedro à coróa d'este retao, em reformar quanto antes o seu juizo.

O que tudo bem attendido, e gravemente ponderado, os fes estados do reino, achando que leis clarissimas e terminantes excluiram da corôa portugueza, antes do dia 10 de marça de 1826 o senhor D. Pedro e seus descendentes, e

por isso mesmo chamaram, na pessoa do senhor D. Migua a segunda linha; e que tudo o que se allega, ou póde allegem contrario, é de nenhum momento; reconheceram una memente, e declararam em seus assentos especiaes, e n'e geral reconhecem e declaram que a el-rei nosso senhor senhor D. Miguel, primeiro do nome, pertenceu a dita cor portugueza desde o dia 10 de março de 1826, e que porta se deve reputar e declarar nullo o que o senhor D. Pedi na qualidade de rei de Portugal, que não lhe competia, princou e decretou; e nomeadamente a chamada carta consticional da monarchia portugueza, datada de 29 de abril o dito anno de 1826.

E para constar se lavrou este auto, que todas as pessos que ora assistem em cortes pelos tres estados do reino, as guaram. Escripto em Lisboa, aos 14 do mez de julho de 182

### Braço do clero

Patricio, Cardeal Patriarcha — Frei Joaquim, Bispo Coimbra, Conde de Arganil — Joaquim, Bispo de Castel Branco — Francisco, Bispo de Vizeu — Antonio, Bispo Bugia, suffraganeo e vigario capitular de Evora — Frei Mnuel, Bispo Deão — Francisco, Bispo de Vizeu, como procundor do bispo de Leiria — Principal Decano — Principal Sea — Principal Menezes — Principal Lencastre — Principal Camara — Como procurador do principal Côrte Real, Pricipal Menezes — Principal Furtado — Dr. Frei José Dout dom abbade geral, esmoler mór — Monuel, Prior mór Aciz — José, Prior mór de Palmella — Antonio Pinheiro Azevedo e Silva, vice-reitor da universidade — D. André Concenção, substituto geral da congregação dos conegos i gulares de Santa Cruz de Coimbra.

#### Braco da nobreza

Duque do Cadaval = Duque de Lafões = Marquez do Le riçal = Marquez Mordomo mór = Marquez de Tancos Marquez de Pombal = Marquez Monteiro Mor - Como prourdor do marquez de Penalva, Conde do Redondo - Marwe: de Vagos = Marquez de Sabugosa = Marquez de Vian--Como procurador do marquez de Bellas, Marquez de Vanna - Marquez de Vallada - Conde de Povolide - Conde Gua = Por meu irmão D. Jayme Caetano Alvares Pereira de Vella, Praque de Lafões - Conde de Cintra - Conde de \* Myuel = Conde de Porto Santo = Conde dos Arcos = Conde A l'emfel = Como tutor de meu sobrinho o conde de Valladans, Marquez Mordomo Mór - Pelo conde de Carvalhaes, buque de Lafões = Como procurador do conde de S. Louтяко, Marquez de Sabugosa — Conde do Rio Pardo — Conde de Murça \_ Conde Porteiro Mor = Como procurador do ande de Mesquitella e conde de Sampaio Antonio, Visconde h Buhra - Por mim, e como procurador do conde da Po-103, Conde de Peniche - Por mim, e como procurador de un sogro, Conde da Louza (D. Diogo) — Como procurador lis condes da Figueira e de Pombeiro, Marquez de Vianna = unde de Anadia - Conde de Castro Marim - Conde das Intrias = Conde de Barbacena (Francisco) = Como promador de seu pae o conde de Barbacena, Conde de Barba-(Francisco) = Conde da Lapa = Como procurador do tode de Rio Maior, Marquez de Pombal — Conde de S. Viante = Como procurador do conde de Bobadella, Marques h Tuncos = Conde de Vianno = Conde Barão de Alvito, por s e como procurador de seu sogro o marquez de Alvio, conde barão de Alvito = Conde de Almada = Conde da En = Conde de Belmonte = Como procurador do conde de Camarido, Barão de Sande - Conde do Redondo - Como procarador do conde de Sourc, Conde do Redondo = Conde da Alalan -- Conde da Alhandra -- Conde da Redinha -- Visme da Bahia, por mim, e como procurador do visconde da Bahia (João) — Visconde de Juromenha (João), e como prourador de seu pae o visconde de Juromenha - Visconde de Santarem = Visconde de Azurara = Visconde de Magé = Vismule de Porto Covo de Bandeira=Visconde de Manique do bitendente = Vesconde de Extremoz = Barão da Villa da

Praia = Como procurador do visconde de Villa Nov Ramba, Antomo José Guião - Barão de Sande, por si, 6 procurador pelos barões de Villa Franca, de Quelui Quintella - Barão de Albufeira - Barão do Zambujal procuração do barão de Beduido. Visconde de Porto 💪 Bundeira = D. José Francisco de Lencastre == O Conse Manuel Jose Sarmento = 0 Conselheiro Joaquim Jose teiro Torres = O chanceller mor do reino, Antonio Ribeiro — O chanceller da casa da supplicação, João de tos e Vasconcellos Barbosa de Magalhães = O conselheir tendente geral da policia, José Baruta Freire de Lin D. Francisco de Mello Manuel da Camara = Francisco xoto Pinto Coelho = O Conselheiro João Manuel Place Moraes = O Conselheiro Manuel José Maria da Costa e E como procurador do conselheiro d'estado Ignacio da Quintella, Manuel José Maria da Costa e Sa = O dese gador do paço honorario, juiz da coróa e fazenda, Vid José Cerveira Botelho do Amaral — O Conselheiro De Joaquim da Cruz e Carvolho, por si, e como procurad conselheiro Antonio Pedro de Alcantara Sá Lopes = 0 selheiro vereador do senado, João José Mascorenhas d vedo e Silva - Joaquim José Ferreira Cardoso da Costa tello, senhor da villa de Serem, alcaide mór de Ceia — 1 Cartano de Abreu Menezes, do conselho de sua magesta O conselheiro da fazenda, Antonio Xavier de Moraes To Homem, por si, e por procurador do barão do Sobral consetheiro Antonio Avelino Serrão Diniz = Jose Anselm reia Henriques — João de Carvolho Martins da Silva F do conselho de sua magestade e desembargador do pa O desembargador do paço, Lucas da Silva Azereda i nho, procurador da coróa = O conselheiro desembar do paço, José Pedro da Costa Ribeiro Teixeira - O lheiro da fazenda, José de Mello Freire = O conselhei conselho da real fazenda, e como provedor das capell senhor rei D. Allonso IV, Diogo Vieira de Tovar e Albi que = Dr. João de Figuriredo, do conselho de sua ma de, desembargador decano de aggravos e honorario di mbargo do paço = Luiz de Paula Furtado de Castro do Rio le Mendança = O Conselheiro Joaquim Estanislau Rodrigues Conhado - O conselheiro da tazenda honorario, Jeronymo lastano de Barros Aranjo Bessa = O conselheiro d'estado morario, Joaquim Pedro Gomes de Oliveira == O conselheiro vecador do senado. José Ignacio de Mendonça Furtado == O conselheiro do ultramar, Manuel Ignacio de Sampaio e Pour - O conselheiro do ultramar, Dr. João Antonio Rodriques Ferreira = O Conselheiro Carlos Felix Giraldes May = Odesembargador do paço, José Antonio da Silva Pedrosa == Udesembargador do paço, Francisco José de Faria Guião, PUN, e como procurador do barão de Castello Novo (Joa-Timi = O desembargador do paço, Manuel José de Arriaga Umm da Silveira — O desembargador do paço, José Joaquim Marigues de Bastos = O Conselheiro Domingos José Cardon=0 conselheiro e procurador da real fazenda, Antonio lus Gurão = José Maria Sinel de Cordes, alcaide mór da da de Alvalade = O Conselheiro Luiz José de Moraes Caralho = O Conselheiro José Ignacio Pereira de Campos = Conselheiro José Pedro Quintella = O Conselheiro Alexan-11 Jose Picaluga - José Antonio de Oliveira Leite de Barros, Conselheiro d'estado = Thomás Antonio de Villa Nova Portuval do conselho d'estado honorario, e como procurador de Unuel Vicente Teixeira de Carvalho, conselheiro d'estado lonorario -- Joaquim Guilherme da Costa Posser, do consedo de sua magestade == Antonio Thomas da Silva Leitão, do tonselho de sua magestade = O desembargador do paço, Pedro Alvares Diniz = Francisco José Vieira, do conselho de sna magestade = José Maria Dantas Pereira, do conselho de su magestade - José Ribeiro Saraiva, conselheiro da fazerda.

#### Braço dos povos

Marquez de Borba, presidente — José Accursio das Neves, procuradores por Lisboa.

Luiz de Macedo Guerreiro Siqueira Reimão — João Barrans Galvão da Gama, procuradores por a cidade de Evora. João Bernardo Pereira Continho de Vilhena e Napoles João da Cunha de Sequeira Brandão, procuradores Coimbra.

João Farto Franco — Dr. Francisco ilaymundo da Sde ra, procuradores de Santarem.

Pedro Manuel Tavares Pacs de Sousa — Manuel Chrura vão Muscarenhas Figueiredo, procuradores por Tavira.

Manuel Percira Continho de Vilhena = José de Lemos Mo e Vasconcellos, procuradores de Lamego.

João José de Magalhães Pinto, actual juiz de fora de Sives — Manuel Raymundo Telles Côrte Real, procuradores positives.

João Barreiros Galvão da Gama — Luiz de Macedo Guerreiro Sigueira Reimão, procuradores da cidade de Elvas.

Luiz, Bispo de Beja — Francisco de Brito Lobo e Castanho da, procuradores por Beja.

João Pereira da Silva da Fonseca — Gonçalo Barba Alurd de Lencastre e Barros, procuradores por Leiria.

Francisco de Assis da Fonseca, como procurador de João Diogo de Mascarenhas, pelo seu impedimento, que é procurador de Faro = Fernando José Moreira de Brito Pereur do Carvalhal e Vasconcellos, procuradores por Faro.

João Antonio de Azevedo de Magathães — Alvaro de Mared Pestana Coutinho de Vasconcellos, procuradores por Lagos João Lobo de Castro Pimentel — Luiz Coutinho de Albergaria Freire, procuradores por Extremoz.

Valerio Maximo de Brito Fragozo Amado — Francisco Moria de Villas Lobos e Vasconcellos Cogominho Satema Barreto procuradores por Montemór o Novo.

Luiz, Prior mor da Ordem de Christo — Anthero José d Maia e Silva, procuradores por Thomar.

Antonio Ferreira de Castro Figueiredo — José Ignacio d Moraes, procuradores por Bragança.

José da Costa e Andrade — João Baptista da Costa, procuradores por Portalegre.

Francisco de Almeida Freire Corte Real = Francisco Camolino, procuradores por Covilhã.

Joaquem José María de Sousa Tavares, procurador por setubal.

Antonio Colmierro de Moraes, procurador por Villa Real.

Antonio de Sá Pinto Abreu Souto Maior — João de Sa Pinto

Abreu Souto Moior, procuradores por Vianna do Minho.

Marandre Matheiro de Sonsa e Menezes — João Lopes de Colheiros e Menezes, procuradores por Ponte de Lima.

Francisco de Paula Limpo Quaresma — Vicente Ignacio da Rocka Peniz, procuradores por Moura.

Gonçalo Manuel Peixoto = José Pedro Moniz de Figueire do procuradores por Alemquer.

Luiz de Atouguia Sousa Continho, procurador de Torres

Modau Joaquim das Neves Antunes — Polycarpo Joaquim 

Fones, procuradores de Cintra.

l'unato Sertorio de Faria Blanc = João Felix dos Santos las, procuradores por Obidos.

Por min, e como procurador de Francisco de Paula Leite, lanuel José Correia de Freitas e Abreu Carreiro de Gouveia, preumdores de Alcacer do Sal-

Ovigario da vara, Joaquim Miguel de Oliveira Ferraz = Romas Antonio da Costa e Mello, procuradores por Almada.

Marquez do Lavradio (D. Antomo) = D. Prior de Guima-

Francisco de Assis Salgueiro — Manuel Bernardes Pestana limbão, procuradores por villa de Niza.

Borân de Castello Novo — Pedro de Ordas Caldeira de Valladure, procuradores por Castello Branco.

Francisco Dias Loureiro — José Pereira Cortez de Lobão, procuradores por Serpa.

Luiz Nicolau Faria — Joaquim Anacleto Rozado Esquivel, procuradores por Mourão.

Intonio Carneiro de Figueiredo Pereira Continho de Vithena Rangel — O Coronel José Carneiro Pizarro, procuradores por Villa do Conde.

Barão de Tavarede = O Coronel Antonio da Costa Couti-Lopes Tavares, procuradores por Trancoso. Aut a > Mit tal Lade > or Costs Carred, prop
etter of romain age of state or losg. D. Manuel
lina Laste > Ente

ş

"一年一年

S. S. S. S.

i

mailine j

tigen fich in the in its man and ender

A set M. S. te Limbille opnomination pon Army Frommer Film is to Mess to Limbi = Inst April of Matters, Sept. no. opnominations pon Asiz.

For a sign in Figure Fineman in Armate = LiFor a sign Bar man, companients que Armates.

Send The Distance & Send Line = Schooling
 Outed Line Processing, procured residence for Louis
 In Branch Constitution, procured on position

OPutre Into Frontano da Palma Maldonado. por Alegreta.

Proir I se de Cienca Leide = Antonio de ( Mina Gerra, proportiones por Peramacor.

Fernanti: 1a Gualali pe Mizinki — Igmicio i Barris Gualili Branco, producadores por Castel Manuel de Mendinga Figueira de Azeredo Pinto e

João Antonos Rebeiro de Sousa Almeida e Vascom marel res por Castello Rodrigo.

O Prior J.An Estaço Morato — O Bacharel Jos de Mitis Miljillaiss, prominadores pela villa de M

O Bachard Januario José Ferreira Victor d O desembargador dos aggravos da casa da supplio Vicento Cabbida de Casal Ribeiro, procuradores da Certã.

Francisco Antonio Chichorro da Gama Lobo, por Monforte do Alemtejo.

João Rebello Paixa Lobato — Joaquim Manuel 1 procuradores por Fronteira.

Manuel Sancho Biscaia e Silva = Antonio dos Figueiredo, procuradores pela villa do Crato.

Frei Joaquim José Dias Ramos, procurador por Diogo Pereira da Gama — Frei D. José Maria Ca concellos Gama, procuradores de Campo Maior.

Felix José Lopes Ramos, procurador por Castro

Francisco de Assis da Fonseca, como procurador de Berinho Thomás de Gouveia Vasconcellos, procurador de Monro, por impedimento do mesmo.

Palro Alexandrino Migueis Taurino - Bento Paes de Sanbe Castro, procuradores por Palmella.

bão Anastacio Frade de Almeida - Ambrosio José Capeto, rocuradores de Cabeço de Vide.

hot Antunes Ramos Ferreira — Antonio Joaquim da Silva Cropo, procuradores pela villa de Monsanto.

Fernando Pereira de Faria Cota Falcão — Antonio Nuno da fonseca, procuradores pela villa de Coruche.

O Lapidão Mór Antonio de Matos Faria e Barbosa = Joagum de Magalhães e Menezes, procuradores por Barcellos.

O Beneficiado Pedro Antonio Gonçalves Vaz de Azevedo == O Beneficiado Antonio José Machado de Azevedo, procuradotes da villa e praça de Caminha.

Jaratho Jose Palma, procurador de Garvão.

braçio José de Vilhena, procurador de Panoias.

José da Silva Ataide da Costa — José Manuel Peixoto de tando Sousa Machado, procuradores de Ourem.

Antoni, Arcebispo de Lacedemonia - Candido Rodeigues lleares de Figueiredo e Lima, procuradores por villa do

Jonquim Romão Gomes Carlos — Francisco de Paula de Madonca Corte Real, procuradores pela villa de Albufeira. beantho José de Sequerra = José Gonçalves de Sa, pro-

curadores pela villa de Oprique.

O Capitão már Manuel José Mendes de Carvalho = Antonio leagum Farto, procuradores pela villa de Arrayoltos.

José Victorino Zuzarte Coelho da Silveira = José Cardoso Monz Castello Branco, procuradores pela villa de Borba.

Ignacio Pedro Rosado Guião — Balthazar Caralleiro Lobo de Abreu e Vasconcellos, procuradores pela villa de Portel.

Dingo da Cunha Souto Maior - Antonio Lourenço de Matos zamborja, procuradores por Villa Viçosa.

Jose Fratho Caeiro - Joaquim Roman Mendes Papança, mentadores por Monçarás.

13

.

nordo de 30 de junho de 1828, pelo qual o senhor infanto D. Nipel declarou conformar-se com a resolução dos pretendidos tres estados, que o tinham declarado rei, e mandou que se lavrasse um dereto, por todos assignado, com os fundamentos d'aquella reolução

Tendo maduramente considerado a importante materia que s los estados juntos n'estas cortes, que mandei convocar. in offereceram nos assentos tomados em cada um dos brao, e nos quaes reconheceram que, segundo as disposições los leis fundamentaes d'esta monarchia, eu era chamado à ose da coróa d'estes reinos, pedindo-me que honvesse por so de assumir a dignidade de rei e senhor d'elles, que se e lavia devolvido desde o fallecimento de el-rei, meu sebur e pae, que santa gloria haja: E ponderando quanto me impre seguir em tudo as mesmas leis fundamentaes da moanha, sobre as quaes está firmado o throno portuguez: ou servido, por estes respeitos, conformar-me em tudo com s referidas resoluções dos tres estados. E convindo que tanto b presentes, como á posteridade conste os fundamentos a que se firmaram os mencionados assentos, hei outrosim u bem, que à simillança do que se praticou nas côrtes cebradas no anno de 1641, se forme assento motivado, assimado por todos e cada um dos tres braços.

Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, aos 30 de junho de 1828. — Com a rubrica de sua magestade.

### DOCUMENTO N.º 206

(Citado a pag. 76)

Carta regia de 14 de julho de 1828, Pris qual D. Miguel nomeou uma alçada para a cidade do Porto

Victormo José Cerveira Botelho do Amaral, desembargador do paço honorario, e juiz da corôa da segunda vara. Anigo, eu el-rei vos envio muito saudar. Havendo-se manifestado na cidade do Porto em o dia 16 de maio d'este de 1828, e successivamente em alguns outros pontos formal rebellião contra a legitima auctoridade que en cia; e tendo continuado, ainda depois da minha exalta throno, que pelas leis fundamentaes da monarchia mi tencia incontestavelmente; a qual rebellião, supposto fo camente militar, comtudo n'ella se acham complices ti pessoas que não são militares; e sendo a rebellião um dissimo delicto, segundo as leis portuguezas, que n'il conformam com as leis de todos os paizes civilisado! presente ainda mais aggravante, por se mostrar emmesmo nas mais pequenas circumstancias, uma reprod da que teve logar no anno de 1820, e não ter por issotim senão, como aquella (supposto que debaixo de f apparencia em contrario), a total aniquilação do thron religião, o estender por este modo sobre Portugal um vio de males, e causar talvez a sua ultima ruma; tor por isso indispensavel que os que machinaram e per ram este horroroso crime, que abala sempre em seus ( ces a existencia de uma nação, e que em si comprehend tros muitos delectos, como a experiencia mesmo agorade verificar nas inauditas atrocidades praticadas pelosi des, e bem assim todos aquelles, que por qualquer m thes prestaram ajuda, conselho on favor, experiment rigor das penas, que as lois contra elles estabelecem, que o seu castigo, servindo de exemplo para o futuro, de uma vez a revolução que em Portugal, ou encobert declaradamente, dura desde o referido anno de 1820, teria já conseguido seus iniquos e perversos fins, se ni contrasse uma barreira invencivel na lealdade nunci mentida da nação portugueza, e na sua firme adherer respeito à santa religião; e não sendo possivel que a sição das merecidas penas se verifique com a promp que em occasiões taes convem, sem que aos principa gares, aonde os crimes se commetteram, se envie um da, na fórma antigamente usada, a qual, munida de 🐼 des especiaes, inquira d'elles, e os julgue logo em d suncia breve e summariamente, e pela verdade sabida. baso è de directo em similhantes casos: Sou servido ordear vos, que immediatamente passeis à cidade do Porto, e 🚉 emquanto en não houver por bem designar-vos outro car, abrindo sem demora uma exacta e escrupulosa desem limitação de tempo, nem determinado numero de testemunhas, à qual servirá de corpo de delicto esta nuda carta, sejam pronunciadas, presas e sentenciadas em ulima instancia todas as pessoas de qualquer classe, estado o jerarchia, não sendo militares, que fossem apprehendidas ou armas na mão (porque a respeito d'esses tenho dado outras providencias), contra as quaes houver prova bastank, que mostre terem por qualquer modo tomado parte na mencionada rebellião, que teve principio na cidade do Porto u 16 de maio do presente anno de 1828, sendo vós o juiz relator, e adjuntos os desembargadores Manuel Jese Calhei-168 Bezerra de Araujo, Constantino José Ferreira de Almeib. José Vicente Caldeira do Casal Ribeiro, Joaquim Gomes la Silva Belfort e João Antonio Ribeiro de Sousa Almeida e Disconcellos; e sómente para o caso de algum ou alguns lestes estarem impedidos, ou de haver empate de votos, os esembargadores José Patricio de Seixas Diniz, João da tanda Neves e Carvalho, e José Joaquim de Abreu Vierra, quaes entrarão pela ordem pela qual são aqui nomeados : can caso de empate em numero igual, conforme o disposto na ordenação, livro 1.º, título 1.º, \$ 6.º, e sendo os processos bumados verbal e summariamente, e sem outras solemnidides, que não sejam as indispensaveis, e de direito natural. será escrivão da referida devassa, e mais processos, o desembargador Joaquim Manuel de Faria Salazar, o qual tambem terá voto em ultimo logar, sendo necessario por impedunento dos que ficam referidos, ou por haver empate. E hei for bem auctorisar-vos para avocar quaesquer autos e papeis, \* proceder a todas as mais diligencias que entenderdes setem convenientes para desempenho da importante commissão que de vós contio, as quaes podereis encarregar a cada un des juizes vesses adjuntes, ou a qualquer corregedor,

provedor, juiz de fóra, ou ordinario, das differentes to remo, que todos n'isto vos obedecerão; assum comoctoriso para empregardes nas ddigencias d'esta alçada quer officiaes dos referidos ministros; e podereis of prender antes de pronuncia as pesssas contra as qua ver suspeita hem fundada de serem complices nos re delictos, pronunciando-as depois, ou fazendo-as solf gundo o que a seu respeito se for descobrindo; e l requisitar auxilio militar ás auctoridades competentes do vos pareça necessario, o qual vos deverá ser pr mente dado. A alçada se regnirá na casa da relação de e vencereis vos, e os vossos adjuntos, os diarios qui leis se acham estabelecidos, os quaes a final serão s tos, assim como todas as mais despezas da alçada, pel dos reus condemnados, áquella repartição por onde fi sido pagos; e me ireis dando conta do progresso dos lhos da alçada, para eu, segundo as circumstancias, oc com as providencias que entender serem precisas. O qu executareis na sobredita fórma, não obstante quaesqu disposições e direito commum e do reino, ou costum trarios, que todos hei por derogados para este eff

Escripta no palacio de Nossa Senhora da Ajuda, en julho de 1828. --- Rei.

### DOCUMENTO N.º 207

(Citado a pag. 104)

Prorlamação dirigida por D. Pedro á nação portugueza em 25 de julho de 1828 f

Portuguezes! — Não è como vosso rei que agora vo pois minha abdicação está completa; è sim como r vossa legitma rainha D. Maria II, e como seu tutor.

Esta proclamação e a citada a pag. 190 do iv volume d puchos de Patmelta, de 13 de outubro de 1828. A coacção em que está men irmão, o infante D. Miguel, recente d'esse reino, é a todas as vistas clara e manifesta; pagar o contrario seria offender sua honra, que julgo illibatousideral-o traidor aos protestos feitos a mun, quando que, e reputal-o perjuro ao juramento, que tão livre e esponaneamente prestou em Vienua de Austria, e ratificou em Lisboa perante a nação legalmente representada, conforme a uma constitucional, que por mim vos foi offerecida, e por refere por vós acceita e jurada livre e solemnemente.

Lua facção desorganisadora, debaixo do pretexto de defoder o throno e o altar, trabalha incessantemente no meio b desgraçado Portugal, a despeito de todas as considerações physicas, civis e politicas, disputa os indubitaveis e impresophyeis direitos, pelos quaes a vossa rainha legalmente subiu ao throno de seus maiores; domina o regente, goverwo reno, dissolve uma camara de deputados, dignos e dislactos pelos seus merecimentos; não convoca immediatamente outra, na fórma do titulo 5.", capitulo 1.º, artigo 74.º, Li.º da carta constitucional, com manifesta usurpação do Inder legislativo; decreta uma junta para fazer novas instruções para as eleições de deputados, ás quaes chama le-🐸 : estas não apparecem, e ao contrario derriba de um só solpe a carta constitucional, convocando as côrtes antigas, Instituição já abolida pelo juramento da mesma carta; louva Mentados praticados contra cidadãos fieis a seus juramenlos: consente, e até auctorisa, que o corpo da tropa, que dena velar sobre a segurança publica, commetta horrores na mesma capital, a titulo de defeza do throno e do altar. Até unle a desgraça é capaz de conduzir homens incautos e fralos! Ainda aqui-não pára ; louva soldados portuguezas, quanthese insubordinam contra os seus chefes, contra chefes fieis a seas juramentos, tudo baseado sobre as duas ancoras prin-"Macs - throno e altar!! Que throno será capaz de consenur que taes attentados se pratiquem? Que religião mandará "vecutar similhantes procedimentos, até contra a decencia e decoro de familias honestas e distinctas? Ah! portuguezes, <sup>1 que</sup> ponto chegou a vossa desgraçada patria, dominada

pelo fanatismo, hypocrisia e despotismo f Se fosse posso vossos maiores levantarem-se das sepulturas, elles torriam repentinamente a cair mortos, quando vissem o bedas suas victorias transformado em theatro de horrores.

Vós sois dignos de melhor sorte; na vosssa mão esta vossa felicidade, ou a vossa total perdição. Segui os me conselhos, portuguezes; elles vos são dados por um corac philanthropo e verdadeiramente constitucional.

E tempo de abrirdes os olhos, e de vos unirdes todos par sustentar o juramento que prestastes á carta constitución e aos direitos da vossa rainha. Fazendo isto, vós não só si vareis a patria, mas também a meu irmão, defendendo verdadeiro throno e a verdadeira religião catholica aposti lica romana, conforme o modo por que a jurastes sustenti-Não deis, portuguezes, uma victoria aos inimigos dos govenos monarchico-constitucionaes; elles desejam ver perjun collocados sobre os thronos, para reforçarem seus argume tos contra taes fórmas de governo; longe de mim repub men irmão perjuro ou traidor; elle está, sem duvida, coacl e eu como tal o considero e considerarei, emquanto os che fes do partido desorganisador não sairem de Portugal. St tentae, portuguezes, a carta constitucional; ella jamais estrangeira; foi vos dada por um rei legitimo; que mal 🖠 trouxe? A liberdade de que só tinheis promettimento. Si portuguezes, regae com vosso sangue a arvore da liberdad e vereis como ella ha de florecer entre vós, fructificando despeito de todas as intrigas e machinações. Não consinte que ella seja offendida com golpes de pertidia e de traição patria, que jaz opprimida debaixo do jugo do mais feroz 🖫 potismo.

Vós sois um povo livre, formaes uma nação independo te, que esperaes? Os governos da Europa sustentam a gitimidade da vossa rainha; pelejae por ella e pela car constitucional. Não temaes obstaculos; vêde que a causa quides defender é a da justiça, e que para sua defeza estaes li dos a um juramento. Á presença do vosso regente não che a verdade: fanaticos, hypocritas, homens desmoralisados

despotas th'a offuscam, e o risco imminente em que está sua migestade o faz submetter a esta facção, que jamais igual tem operecido entre o povo portuguez, que desde o principio a monarchia foi sempre tão livre, quanto o comprovam as ngmas da historia. Segui o exemplo dos antigos portugue-🗷, approximae-vos do regente, fallae-lhe mui clara e respolosamente, como aquelles fallaram ao senhor rei D. Aflosso IV, e dizei-lhe: «Senhor, pelo caminho que vossa alteza se deixa guiar, inevitavelmente se precipita no maior de todos os abysmos; governe-nos conforme a carta constitucional, que vossa alteza e nos jurámos, e saiba que unicamente dete modo legitimo è que nos o queremos. Se assim o protecardes, vereis que elle, achando d'este modo os portugwzes dispostos a sustental-o como regente constitucional, revadirà à tutela vergonhosa que o domina, que o quer leur ao precipicio, d'onde jamais poderá sair com honra, e que, vindo lançar-se em vossos braços, a fim de governar onforme a lei, fará a vossa fidelidade. Succorrei-o, portugurzes, aliás elle e vós sereis victimas da anarchia. Minha consciencia está livre de remorsos, expuz-vos a verdade, se aquizerdes seguir, sereis felizes; ao contrario vereis o collo do mais acrisolado despotismo levantar-se entre vós, para omes mais poder ser esmagado.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1828. — Penno, Imperador. Esti conforme. — Francisco Gomes da Sdea.

# DOCUMENTO N.º 208

(Citado a pag. 197)

Participação feita a D. Pedro pelo marquez de Palmella da imciencia em que os emigrados se achavam por causa das insições que alguns gabinetes da Europa lhe faziam contrarias mesmos emigrados.

Londres, 6 de setembro de 4828.

Senhor!— À medida que se vae approximando o tem em que podemos esperar providencias de vossa magestadoresce a anciosa impaciencia dos leaes portuguezes, co sorte está pendente das suas soberanas resoluções. Deus apermittirà que ellas sejam conformes às ardilosas insintições, que vossa magestade recebe da maior parte dos gal netes da Europa, os quaes, movidos só pelos seus proprienteresses, e quasi todos pela aversão que têem ao system representativo, que a magoanimidade de vossa magestad quiz estabelecer em Portugal, tratam de lhe pintar a su causa como irremediavelmente perdida, e lhe aconselham qua transija com a usurpação, a mais pertida de que a historofferece exemplo, sacrificando a fortuna de Portugal e a se propria honra, sem que ao menos lhe resulte de um tal conficio a mais pequena vantagem.

Confio na divina Providencia, que não permittirá a co summação de similhante sacrificio, e que ella continuará inspirar sentimentos generosos e magnanimos ao real con ção de vossa magestade.

Não ceda vossa magestade, nem transija sobre os seus de reitos, ou os de sua augusta filha; e esteja certo que, ain mesmo quando pareça que momentaneamente está desesprada a sua causa, ella tornará a resurgir, e acabará primiphar.

As noticias ultimas que temos aqui de Lisboa são de 20 c mez passado. Continuavam os sequestros, não só dos be dos que se haviam declarado a favor de vossa magestade i arreição do Porto, mas também dos que têem saido de rugal sem licença, o que vae comprehender uma classe merosa de individuos, alguns de grande consideração pelo nascimento e fortuna, como os condes de Linhares e de lidos, o marquez de Ponte de Lima, Luiz de Vasconcellos, mão do marquez de Castello Melhor, e muitos outros.

As prisões em Portugal continuavam sem fórma de prosso pela maior parto, e a penuria de dunheiro no erario
arece extrema. Sem embargo acharam-se os meios necesanos para preparar uma expedição consideravel contra as
las da Madeira e dos Açores, a qual se fez à vela no dia 9
le agosto, composta da nau D. João VI, duas fragatas, duas
acretas, e outras embarcações menores, com 4:600 homens
de desembarque. Não podem tardar as noticias das primeicoperações d'esta esquadra, e confesso a vossa magestade
que as espero, não sem bastante sobresalto, por não ter ainda
condo tempo sufficiente para enviar d'aqui soccorros efficasas ditas ilhas.

O paquete em que foi Luiz Mousinho de Albuquerque, e levava algum dinheiro, e officiaes destinados para a Marra, partiu de Falmouth a 10 de agosto, e a fragata Izabel, lur levava para a mesma ilha dinheiro e munições, sómente au so dia 21, de modo que nem um, nem outro soccorro liderá ter chegado antes da apparição da esquadra porturiza.

Todavia, se o general Valdez achar firmeza e cooperação los habitantes da ilha, e se tivermos a felicidade de que elle pessa repellir o primeiro ataque, estou persuadido que obtenhos pol-a para o futuro em estado de resistir a qualquer losa lentativa, e o mesmo digo da ilha Terceira.

As ultimas noticias que por agora temos da Madeira são de 11 de agosto, e da ilha Terceira de 4 do mesmo mez.

Beyo com o mais submisso acatamento a real mão de vossa magestade. — Marquez de Palmella.

# DOCUMENTO N.º 209

(Citado a pag. 101)

### Intenção du governo inglez em dissolver o deposito de Plymonth

Londres, 26 de novembro de 1828.

III. sr. — Esperava hoje escrever com vagar a v. s.', aproveitando me para isso da partida do barão de Rendoffe: porém, occupações que sobrevieram de uma natureza bastantemente desagradavel, me obrigam a deferir o que tuda a dizer-lhe, tanto mais que supponho D. Antonio de Mello me fornecerá brevemente outra occasião para o fazer.

Os nossos negocios por emquanto não assumem mellor apparencia, nem é de esperar outra cousa emquanto sua magestade, o imperador D. Pedro, não abraçar clara e abertamente a causa de sua augusta filha. Até então ser-nos-ha forcoso continuar na posição equivoca em que permanecemos. considerados até como revolucionarios pelos mesmos gabinetes que, retirando de Lisboa os seus ministros, parecam haver dado a prova mais evidente de desapprovação a conducta do senhor infante D. Miguel. O que as potencias fizeram por sua livre vontade, leva-se a mal que nós o pratoassemos por obrigação e fidelidade aos nossos juramentos! N'uma palayra, vivemos n'uma quadra em que se acham 💉 pressões para cohonestar todos os crimes, quando a conveniencia o pede e os successos os sanccionam; mas esta fata" lidade não muda, nem pode mudar a essencia das cousas. 🗳 virá o dia em que bem se mostre quaes são os revolucions. rios e quaes os homens de bem.

Para dar a v. s.ª a chave da declamação com que principuesta carta, dir-lhe-hei que o governo inglez está decidido dissolver o deposito de Plymouth, sendo-me esta resolução communicada de palavra, e depois por escripto pelo duquo de Wellington, remettendo-me um apontamento dos diversos logares para onde os militares portuguezes deveriam ser en viados, separados os officiaes dos soldados. Esta resolução

debaxo do pretexto da inquietação que a existencia do deposto causava em Portugal, encheu todos os que a ouviram de surpreza e da mais viva indignação. Ninguem suppunha que o governo britannico se atrevesse a mostrar pela usurpação uma parcialidade tão formal, nem tão pouco se jutgava que se arrogasse o direito de infringir por similhante modo a liberdade de individuos estrangeiros desarmados, que vietum redamar a hospitalidade d'esta nação.

Considerando eu que, alem do mau effeito que essa medida lavia de produzir em Portugal, ficariam os emigrados ublidos de servir a nossa causa, por isso mesmo que o gomo britannico nunca lhes permittiria emprehenderem debis quaesquer expedições, ainda quando viessem buscal-os embarrações de guerra brazileiras, e ponderando por outro bido, que se continuaria sem utitidade alguma a fazer-se para a manutenção d'esta gente dispersa a mesma enorme despeza que nos leva o deposito, pareceu-me mais conveniente evitar a ignominia de sermos aqui tratados como prisocenos de guerra, fazendo embarcar quanto antes todos o oficases o soldados para o Rio de Janeiro, e offerecendo mesos de transporte aos refugiados não militares, que d'elles se quizerem aproveitar.

Com isto também virá a diminuir moi consideravelmento adespeza, e se não se evita o outro inconveniente que indique, a saber, o mau effeito que uma tal medida produzirá em Portugal, o mesmo inconveniente se dava com o outro arbitho, e ao menos escolhemos o que nos é mais decoroso. Acho concordes n'estes sentimentos os principaes individuos portuguezes a quem consultei, e por conseguinte vou tratar de fazer partir quanto antes os emigrados em seis navios que já fretei, e de f. etar para o mesmo fim mais algumas embaranções.

As ultimas noticias do Rio de Janeiro alcançam a 23 de selembro, e dão nos fundadas esperanças de que o imperador se deculirá a adoptar medidas vigorosas. Essa resolução é, como ja disse, aquella que só póde, segundo os calculos humanos, dar um aspecto favoravel a nossa causa. ministrado-nos o apoio legituno de um soberano tão interessado sustental-a, e tolhendo aos nossos inimigos a faculdado dizerem, que fazemos a guerra por nossa propria conta, sondem e sem consentimento expresso de governo algum tabelecido. Se o imperador não se tiver já decidido antes chegada dos portuguezes que lhe vão apparecer no tho Janeiro, e de esperar que este acontecimento o decidiri, se assim não succeder, seguir-se-ia então que, ainda mempirando aqui ficassem, não haveria perspectiva de melhor mento para os nossos negocios, e seria em todo o caso má ter recorrer ao Brazil como asylo, ou ao menos ao imperidor, a quem a honra e a probidade impõe sem duvida o devide prover á subsistencia de tantos individuos, cuja sorte in se pode negar que é obra sua.

Pelo que nos toca particularmente a nós, membros de corpo diplomatico portugnez, a intervenção de sua magest de, o imperador, é ainda mais necessaria, para nos salvar de posição em que nos achâmos, posição precaria, anomala, que não pode durar munto tempo, como cada um de nos pelsua parte experimenta, segundo a carta de v. s.º de 28 de corrente. Entretanto o arbitrio, que propoz a mr. de Ferre nays, parece me acertado, e servirá para ir ganhando tempaté virem resoluções do Rio de Janeiro.

Será bom que v. s.ª faça uso opportunamente das especie que tenho tocado n'esta carta, não em conferencias officiae mas com as pessoas do seu conhecimento, apresentando d baixo de cores vivas a conducta do ministerio britannico, fazendo-a contrastar com a sympathia, que a nossa causa en contra no publico em Inglaterra e em França, cujo gabinel é de esperar queira a este respeito ir mais de accordo com opinião publica do que o de S. James.

Aos militares portuguezes ahi residentes poderá v. s.º d zer, que sabe que haverá meios de transporte para todos o que quizerem unir-se à divisão de Plymouth, ainda que n e necessario apressarem-se demasiadamente, visto ser ta grande o numero de officiaes a partir, que não é possiv rem todos juntos. Eu conto escrever aos principaes que aluestão, mas não o podendo fazer hoje, reservo tudo para o primeiro correio.

Póde v. s.ª entregar ao dr. Lopes Rocha a importancia da impressão da sua obra, desculpando-me pelo motivo ama indicado de não lhe responder hoje, o que farei bretemente.

la accusei a recepção das suas cartas de 17, e agora repito que accusei a recepção das suas cartas de 17, e agora repito que accusei a lista dos portuguezes, que em Paris não assignaram o juramento á senhora D. Maria II.

Hepito a v. s.<sup>a</sup> que, segundo me parece, convem que se abstenha o mais que for possivel de collisão, ou por palavra, ou por escripto, com esse ministerio, porque a nossa conducta por agora deve ser toda passiva e espectante.

O portador dará a v. s.º as noticias de Lisboa que temos aqui, e e de suppor que já ahi as haja mais modernas.

Deus guarde a v. s.º — III.ºº sr. Nuno Barbosa de Figueiredo. — Marquez de Palmella.

## DOCUMENTO N.º 210

(Citado a pag. 201)

#### Commette-se a Leopoldo Bayard o ir a Gibraltar

e nos seus sentimentos de fidelidade para com a auusta pessoa de el-rei, o senhor D. Pedro IV, que assentámos
in Utilisar-nos do prestimo de v. s.ª a bem do serviço do
es mo senhor, pedindo-lhe que haja de passar quanto antes
Gibrattar, para ali fazer pessoal entrega do officio incluso
ex.mo marquez de Barbacena, que ha de provavelmente
pear n'aquelle porto na viagem que segue do Itio de Janeiro
o de Leorne, tanto pelo costume em que estão os navelantes de fazer essa escala, como pelo desejo e necessidade

que deve ter o dito marquez de informar se do que ha acontecido ultimamente em Portugal.

Alem d'esta entrega, pedimos a v. s.ª que faça as maiores instancias, para que o ex.ºº marquez acceda a quanto lhe propomos no officio de que v. s.ª e portador; e se v. s.ª julgar conveniente tomar alguma medida preventiva para o caso possivel em que a fragata que conduz o referido marquez não haja de tocar no porto de Gibraltar, podel-o-ha fazer, obrando de concerto com o consul do Brazil n'aquetle porto, a quem expedimos para este effeito o officio também incloso.

Não nos consta ainda a epocha certa em que o ex. mo marquez de Barbacena devia partir do Rio de Janeiro; porêm, suppomos que a sua partida não teria logar antes do fim do mez de junho proximo passado . E se por algum motivo imprevisto acontecer que essa viagem não se effectue, participal-o-hemos a v. s.ª, logo que tenhamos d'isso o devido conhecimento, para que v. s.ª possa regressar a esta cortemode a legação do Brazil satisfar-lhe-ha as despezas que v. s.ª tiver feito n'esta commissão do serviço de sua mages—tade o imperador do Brazil e rei de Portugal.

Deus guarde a v. s.º Londres, em 22 de julho de 1828. — Marquez de Rezende — Visconde de Itabayana. — Sr. Eldefonson Leopoldo Bayard.

### DOCUMENTO N.º 211

(Citado a pag. 204)

Chegada de sua magestado fidelissima a senhora D. Naria 11 a Inglaterra

Londres, 29 de setembro de 1828.

O Todo Poderoso, ouvindo os rogos da lealdade portugueza, se dignou conduzir a salvamento ao porto de Falmout

Largou do Rio de Janeiro em 4 de julho, e chegára a Gibraltar to dia 2 de setembro.

🔼 uragest de fidelissima a senhora D. Maria II. A fragata Sazabenta Imperatriz, commandada pelo vice-almirante visbude de Souzel, entrou pelas dez horas da manhã de 24 de etembro de 1828, sendo saudada com salvas de artilheria do castello de Pendennis e das embarcações surtas no porto: vista do real estandarte de Portugal, annunciador da altapersonagem que a fragata Imperatriz conduzia, encheu do many enthusiasmo todas as povoações vizinhas áquella baha, e à proporção que a noticia se espalhava se cobriam as estadas de immensidade de pessoas. Sua magestade fidelissma deixou o Rio de Janeiro aos 5 de julho, e chegon a Gibollar aos 3 de setembro. N'este porto teve o marquez de Barbacena informação do estado actual das cousas em Portugal, e em conformidade com as instrucções do seu imperial vangusto amo, dirigiu a viagem para Inglaterra. Sua mageslade britannica, sabendo da proxima vinda da senhora D. Maria II, deu as suas reaes determinações para que fosse tratada encebida como soberana de Portugal e dos Algarves. A causa dos reis e da legitimidade alcançon mais esta victoria soire a traição e a usurpação.

El-rei mandou comprimentar sua magestade fidelissima pelo lord Clinton, um dos gentis homens da real camara, e Por sir William Freemantle, the sourciro da real vedoria. Sua un gestade respondeu aos comprimentos dos commissarios de el-rei com aquella affabilidade, que tanto realça a belleza da sua pessoa; não foi preciso que se traduzisse a resposta, Porque sendo sua magestade conhecedora da lingua france-2a. nella expressou os seus agradecimentos. O desembarque de sua magestado fidelissima teve logar no dia 27, acompabhado de continuadas demonstrações de respeito, e no meio de vivas expressões do interesse, que n'este paiz existe pela quesa dos seus direitos. A camara de Falmouth, com o seu Muyor à frente, foi, por insinuação de mr. Peel, ministro e secretario d'estado dos negocios do reino, apresentar as suas felicitações, congratulando a sua magestade fidelissima pela sua feliz chegada aos dominios britannicos, desejando a sua magestade todas as prosperidades, e que o seu benigno governo continuasse a conservar a amigavel alliança, qua tantos annos tem subsistido entre o reino de Portugal o Gran-Bretanha.

Sua magestade respondeu pelo modo mais affavel, trando quanto se lisonjeava de que os fieis subditos d magestade britannica lhe dirigissem expressões que mo vam tanta satisfação com o recebimento e attenções, com sua magestade britannica a tratava. Junto a sua mago se achavam o marquez de Palmella, embaixador de Port na côrte de Londres, a marqueza sua esposa, e o viso de Itabayana, enviado extraordinario e ministro plenipe ciario do imperio do Brazil; e foram apresentados a sua gestade differentes auctoridades militares e civis, e al portuguezes expatriados. Sua magestade partiu de Falmi no dia 27, e foi pernoitar a Truro. No seguinte dia havi chegar a Exeter, e no dia 29 partia d'ali para Bath, aond espera no dia 30. Julga-se que sua magestade vem hal uma casa de campo não mui distante de Londres, para cansar depois de uma penosa viagem, e para conservação sua tão preciosa saude. A vinda da rainha fidelissima a glaterra, assegurando a sua alta diguidade, veiu augme a gloria da nação britannica, e será o termo das desgr em que está sepultado o povo portuguez. Sua magest principiando a carreira da realeza na mais tenra idade, cendente das mais illustres familias da christandade, t trando na suavidade da sua indole aquelle generoso e ben ammo com que o Creador a dotára para reger os portures; herdando dos seus gloriosos antepassados tão legiti titulos a um sceptro, do qual seus impios inimigos, sóm pela mais ignominiosa traição e aleivosia a tem preten privar; taes são os direitos com que a rainha dos lusit apparece no meio de Albion, despertando a sympathia ( lires sentimentos, que o amor da justiça, da liberdade gloria, sabe inspirar em povos livres. O idolo do amor, respeito dos leaes portuguezes recebe em uma nação el nha aquellas homenagens que as recordações da anticonstante allunça entre l'ortugal e Inglaterra tem estali

do, para estreitar os vinculos existentes entre o magnanimo monarcha da Gran-Bretanha e o augusto chefe da casa de Bragança.

O outorgador das liberdades do Brazil e de Portugal, mindo aos augustos titulos da rainha fidelissima o ducado do Porto, não podia, por maneira mais solemne e lisonjeira para os seus fieis subditos, assignalar a alta e terminante approvação do leal procedimento com que se procurou manter na cidade do Porto os direitos do senhor D. Pedro IV e da senhora D. Maria II.

A Providencia, protectora da innocencia e da realeza, condaz a joven rainha dos portuguezes ao mesmo campo de
astin aonde estão aquelles subditos, que, em defeza dos diretos do seu soberano, antepozeram todos os riscos, antes
do que se submetter ignobilmente a um despotismo, simihante ao qual não ha exemplo algum na historia dos tempos
de cralisação. A presença de sua magestade faz esquecer os
valathos, reanima os animos quebrantados com o triumpho
temporario da usurpação, e apaga as saudaddes dos patrios
turs. A causa da senhora D. Maria II é a causa da justiça e
da verdade, e isto basta para ella triumphar.

Felicitação dirigida em Falmouth a sua magestade D. Maria da Gloria, rainha de Portugal pela camara d'aquella cidade

Sirva-se vossa magestade permittir, que nós, ficis subditos de sua magestade George IV, rei do reino unido da Granbrelanha e Irlanda, o Mayor, corporação e habitantes da cidade de Falmouth e suas vizinhanças, nos apresentemos humidemente a vossa magestade, sinceramente congratulando-a pela sua feliz chegada aos dominios de nosso soberano, e certificando a vossa magestade que dirigimos as mais ferrorosas preces ao Todo Poderoso, que felicite a vossa matestade com a mais prospera saude e todas as mais venturas, e para que a amigavel alliança, que por tantos annos

tem subsistido entre o reino de Portugal e este reino, por debaixo do benigno governo de vossa magestade, continu por longo tempo, para houra e prospendade de ambar nações.

Datado aos 26 de setembro de 1828.

## DOCUMENTO N.º 211-A

(Citado a pag. 217)

Officio do marquez de Palmella para D. Pedro, prevenindo-o da p tida de lord Strangford para o Rio de Janeiro, e da commis que por ordem do governo inglez levava para junto do mesa B. Pedro

Londres, 14 de agosto de 1828.

Senhor! — A partida de lord Strangford està mui proxima Tive uma esperança momentanea de obstar a ella, informa do confidencialmente ford Aberdeen dos motivos da sua moção do Rio de Janeiro, como vossa magestade verá carta confidencial inclusa; mas nem isso bastou, pois attribuiram o desejo manifestado por el-rei meu senhor, que Da haja em santa gloria, a intrigas do conde da Barca, que enta se achava de novo no ministerio.

As instrucções que lord Strangford leva, segundo tente colligido indirectamente por via segura, são de manifestar vossa magestade que este governo não se erige em juiz de questões de direito, que se elevaram ácerca da corba de Portugal, que reconheceu e reconhece a vossa magestade e agora a senhera D. Maria II; mas que vossa magestade e agora a senhera D. Maria II; mas que vossa magestade está mui longe, e que é duvidoso que possa efficazment sustentar os seus direitos: que n'esse caso parece mais prodente tirar o melhor partido possivel das circumstancias, transigir, assegurando ao menos o casamento de sua augus filha, uma completa amnistia e restituição de bens a favi dos individuos compromettidos, por haverem sustentado

legitima causa. Aconselha-se a vossa magestade que logo a sua augusta filha à Europa, confiando-a ao andor da Austria, e que não annulle a sua abdicação. Lette-se n'esse caso sustentar os direitos da senhora laria II, o que significa cedel-os ao senhor D. Miguel, liante as duas condições acima ditas.

cuso acrescentar reflexões sobre estas vergonhosas inacções, e sobre a precipitação escandalosa na verdade, com e o governo britannico, depois de haver anathematisado a arpação do throno de Portugal, se volta agora para vossa agestade, aconselhando-lhe que a sanccione!

Nas mãos de vossa magestade está, como já tive a honra the mostrar, o frustrar este plano de iniquidade. Basta un tenha constancia e seguimento no systema que adoptar, que por força ha de acabar por vencer. A perspectiva que turopa offerece a vossa magestade é mais vasta, e talvez uns segura do que a que tem d'esse lado do Atlantico.

Continuamos a fazer diligencias activas para cultivar as acentes disposições a nosso favor manifestadas pela Franca. O marquez de Rezende partiu hontem para Paris, e eu actevi por elle uma extensa, e creio que bem instante carta mr. Hyde de Neuville, em quem tenho fundado bastante offinaça para o successo do dito plano. Tambem não perco de tista o gabinete de S. Petersburgo.

Beno respeitosamente a real mão de vossa magestade. —
Marquez de Palmella.

## DOCUMENTO N.º 212

(Citado a pag. 329)

Antas lamentações dirigidas a D. Pedro pelo marquez de Palmella espondo-lhe a triste sorte a que os emigrados se achavam reduzidos

Londres, 6 de setembro de 1828.

Senhor! — Já em um dos meus precedentes officios tive a honra de dizer a vossa magestade que a perseguição contra

todos os individuos, que dão provas de fidelidade a vossa n gestade, é cada vez maior, e mais escandalosa em Portug No numero d'esses individuos cabe-me a fortuna e a glo de ser contado, senão como um dos mais conspicuos, ao m nos como um dos mais odiados e mais perseguidos. Não ca sará surpreza a vossa magestade a noticia de que se acha sequestrados, delapidados e roubados todos os meus ben não só da coróa e ordens, mas tambem patrimoniaes, e s crificado portanto n'este lance tudo quanto eu possuo pa sustentação da minha numerosa familia.

Nas mesmas circumstancias se acham outros muitos les subditos de vossa magestade, e devo em primeiro logar me cionar, como vossa magestade verá da copia inclusa, o s cretario d'esta embaixada, de cuja habil e incansavel coopração tenho todo o motivo de estar satisfeito.

Meu irmão, tres dos meus cunhados com suas familia numerosas, e um grande numero de outras pessoas da primeira qualidade, vão achar-se tambem na miseria, por na haverem consentido em se deshonrar. De entre os meticunhados, creio que o conde de Linhares tenciona ir brevemente acolher-se á paternal protecção de vossa magestade Os outros dois, condes de Alva e de Villa Real, vão tempo rariamente viver, com a economia que as circumstancias es gem, nos Paizes Baixos, a fim de evitar a carestia de Ingliterra, e o mesmo fazem as familias de Ponte de Lima. Ficilho e muitas outras.

Envio debaixo do n.º 2 copia de uma carta que recebi de D. Lourenço de Lima, em consequencia da qual, de accorda com o visconde de Itabayana, julguei não se the poderem e gar os succorros que se distribuem aos outros portuguez igualmente destituidos de recursos.

Com o n.º 3 remetto copia de uma carta de Luiz de Va concellos e Sousa, que se acha nas mesmas circumstance de D. Lourenço de Lima, e provavelmente carecerá de igua soccorros.

Os documentos n.ºs 4, 5 e 6, constituem a corresponde cia que tive com o marquez de Loulé, ao qual, por insing

vão, e com pleno accordo do visconde de Itabayana, facilitei um emprestimo mensal de 230 libras esterlinas, das quaes 30 são destinadas ao conde de Villa Flor, em attenção a estarem confiscados os seus bens em Portugal, e as 200 devem servir para pôr o marquez de Loulé, e a augusta senhora que está com elle, ao abrigo da miseria, que aliás soffreria, pela falta das mezadas, que deixaram de lhe pagar em Lisba.

Abstenho-me de entrar a este respeito em maiores detalas, porque sei que o visconde de Itabayana o faz, e creio que não será talvez inutil este acto de beneficencia de vossa magestade.

Em presença de tantas e tão consideraveis despezas que la a fazer para preparo de expedições e sustentação de pessos sacrificadas pela causa de vossa magestade, confesso que me atemoriso, e só me consola a certeza de que o animo anteroso e grande de vossa magestade as não poderá deixar, não digo de approvar, mas, se me é licita a expressão, de agradecer.

Deus guarde a augusta pessoa de vossa magestade. == Marquez de Palmella.

## DOCUMENTO N.º 213

(Citado a pag. 224)

Instruções dadas pelo marquez de Palmella á deputação por elle mandada ao Rio de Janeiro, ou exposição dos portuguezes leaes árigida a sua magestade o imperador do Brazil

Londres, 19 de outubro de 1828.

Sethor! — Dignou-se vossa magestade declarar effectiva a abdicação, que havia feito da coróa de Portugal em sua augusta filha, a senhora D. Maria II, e enviar para a Europa este penhor sagrado da prosperidade de uma nação, digna por tantos títulos dos paternaes disvelos com que vossa magestade tem procurado consolidar a sua felicidade.

HANN, synhor, este himinoso astro entre os muitos portupinone free por serem tiris a vossa magestade, por obedetanos se suse resus determinações se acham hoje fóra da nomi, voso secriticado quanto possuitam, e o seu primeiro metas de mujera submissamente a soberana vontado de casa impossase, presento o putamento de fidelidade, protocasa impossase, presento o putamento de fidelidade, protocasa impossase, presento o putamento de fidelidade, protocasa impossase, presento o putamento de fidelidade.

THE RESIDUE OF THE PROPERTY OF

special description of the second sec

we willing to be distributed for the contract of the contract

Compared to a section to a designation of the section of the secti

the second of the second section of the second seco

pr-the todos os possiveis auxilios, para collocal-a sobre o Promo que a Providencia lhe destinou.

Não é, senhor, a conquista de Portugal que tem de emrebender-se; cumpre sómente despertar de um modo legal lealdade opprimida, e apoiar os sentimentos que o terror em feito abafar no fundo dos corações.

Os abaixo assignados conhècem que os soberanos da Europa não podem ser surdos ás reclamações de sua augusta
amha, que felizmente se acha na situação de poder-lh'as dibor com successo; porém, elles confiam em que a desperovação que vossa magestade fizer das atrocidades pratiadas em Portugal, e que não podem deixar de ter causado
mais justa indignação no coração de vossa magestade, que
interpellação que vossa magestade fizer a esses mesmos
soberanos, e a que o mais antigo e fiel alliado de Portugal,
el-rei da Gran-Bretanha, alludiu na sessão do encerramento
das camaras, hão de exercitar uma poderosa e decidida induencia para pôr termo a uma usurpação, que destroe todos
os fondamentos em que assentam os thronos do mundo.

O senhor infante D. Miguel, tendo-se rodeado de um partido msano, inimigo da patria que lhe deu o ser, e de vossa impestade, só porque desejou remediar os males que soffria resa patria afflicta, de um partido que tem postergado todas as leis, trabido todas as obrigações, e despedeçado todos os turulos, não póde por fórma alguma resonciliar-se jamais com ella. A vossa magestade cumpre declaral-o assim, e proter ao governo do reino durante a menoridade da mesma senhora, segundo as leis e usos da monarchia.

Taes declarações acabarão de patentear a verdade aos reis da Europa, e de fazer-lhes conhecer que são os verdadeiros defensores da realeza aquelles portuguezes, que uma facção perlida e traidora tem querido inculcar-lhes como rebeldes, e que não tem outro crime senão obedecer ás soberanas vontades de vossa magestade, e aceitar as instituições, que sem soluciação alguma vossa magestade se dignou outorgar-lhes.

Os soffrimentos da nação portugueza, os sacrificios de lutilos portuguezes ficis, a humanidade e a gloria de vossa

magestade, tudo exige que vossa magestade se digne des volver aquella sabedoria e força de caracter, que brilh em todas as suas imperiaes deliberações.

Seria offender a vossa magestade suppor um só momen que podesse tolerar a ruina total de tantos portuguezes; espoliação feita á sua augusta filha, o desprezo de suas votades, e de um nome que por tantos titulos está ligado es a eternidade.

Vossa magestade não póde retrogradar na carreira que se tem gloriosamente empenhado, e por isso os abal assignados esperam ver cumpridos os seus votos e os de dos os portuguezes fleis, em cujo nome os abaixo assignad expressam estes seus respeitosos agradecimentos, e a cliança de obter todos aquelles soccorros que estão no por de vossa magestade, para collocar no throno dos seus mares a augusta rainha que nos mandou, insigne ramo da illutre familia de Bragança, de que vossa magestade è o copor ventura nossa.

Officio do marquez de Palmella para o marquez de Araca ministro dos negocios estrangeiros no Brazil, versar sobre o assumpto que acima se lé

Londres, 27 de outubro de 1828. — Ill. <sup>mo</sup> e ex. <sup>mo</sup> srans criticas circumstancias em que se acha a monarchia prugueza, é indispensavel empregar todos os esforços pronseguir que triumphe a legitimidade, sem attender às diculdades, e ainda às irregularidades que inevitavelmente l'de commetter-se para attingir um tão importante e tão la vavel fim. Persuadido d'esta verdade, e vendo que eu sou unico membro do conselho d'estado de sua magestade filissima que actualmente se acha em Inglaterra junto à repessoa de sua magestade, a senhora D. Maria II, resolvi, accordo com o sr. marquez de Barbacena, plenipotencia da mesma augusta senhora, e com a inteira approvação ministro de sua magestade o imperador do Brazil n'esta o

le, assignar, conjunctamente com o sobredito sr. marquez de Barbacena, as instrucções que devem servir de norma à missão que vae levar a sua magestade imperial as proposições que se lhe endereçam em nome da rainha sua filha, e a representação assignada por um grande numero dos portugueses lieis, e por esse motivo expatriados.

N'essa mesma qualidade de conselheiro d'estado tenho a borra de annunciar a v. ex.ª que vae o conde de Obidos e de Sabugal, par do reino, munido de uma carta credencial de sua magestade, a senhora D. Maria II, para residir na quabilade de seu enviado extraordinario e ministro plenipotenciario junto a sua magestade o imperador do Brazil, levando consigo o sr. dr. Joaquim Antonio de Magalhães, na qualidade de secretario de legação.

E outrosim do meu dever participar a v. ex.ª que Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, que foi ha dois mezes incumbido de uma importante missão junto de sua magestade lidelissima, ficará pertencendo, debaixo do caracter de conselheiro de legação, á missão de Portugal no Brazil.

Não posso duvidar, nem por um momento, do acolhimento que sua magestade imperial se dignará fazer á missão que la reclamar a sua intervenção, para restaurar a sua augusta lilia o throno em que elle mesmo a collocou, e para sustentar as instituições com que sua magestade, sem solicitação le maguem e por sua espontanea generosidade, quiz felicitar a nação portugueza.

Asim como estou persuadido do favor com que sua ma
gestade imperial ha de prestar attenção aos agentes de sua
magestade fidelissima, faço tambem a v. ex.ª a justiça de
reconhecer que elles não poderão deixar de se aproveitar
d'aquella natural inclinação, que v. ex.ª conserva pela sua
printeira patria, e que lhe não terá permittido ser espectador
haliferente dos males que tem soffiido, e da usurpação e
tra vania que sobre ella pesam actualmente.

Se ja-me licito, por fim, empenhar também o favor do con el e de Sabugal, e dos seus companheiros, a benevolencia que v. ex. sempre me ha tratado, e repetir-lhe n'esta

occasião que me prêzo ser com a maior consideração — III e ex.<sup>mo</sup> er. marquez de Aracaty, ministro dos negocios trangeiros de sua magestade o imperador do Brazil — v. ex.<sup>a</sup> muito attento e fiel servidor. — Marquez de Polme conselheiro d'estado de sua magestade fidelissima.

## DOCUMENTO Nº 214

(Citado a pag. 226)

Participação do marquez de Palmella, feita ao encarregado de ne cios em París, dizendo-lhe ter nomeado uma deputação para ao Rio do Janeiro participar a D. Pedro acharem-se cumpeidas ordens que lhe bavia dado.

Londres, 17 de outubro de 1828.

Ill. To sr. — Havendo os portuguezes fieis à causa da legatimidade prestado, na conformidade da soberana determinição do senhor D. Pedro IV, juramento de preito e homena gem à senhora D. Maria II, rainha reinanto de Portugal occorreu a muitos entre nós que seria conveniente enviarcorte do Rio de Janeiro uma deputação, encarregada em primeiro logar de annunciar a sua magestade que se acham cum pridas as suas ordens, e em segundo logar de lhe agradeo o sacrificio penoso que fizera, separando-se de sua augustilha, a fim de envial-a á nação portugueza, a quem ella Clusivamente deve d'ora em diante pertencer.

Occorreu mais o aproveitar-se esta mesma deputação pasupplicar respeitosamente a sua magestade, o imperador de Brazil, a mercê de não separar a senhora D. Maria II dos potuguezes leaes, que em tão grande numero se acham em grados fóra da patria, separação que de certo aconteceria agora se levasse a effeito a viagem de sua magestade fide sima a Vienna, viagem que havia sido traçada antes de constituido de Janeiro a usurpação de Portugal.

Pareceu coherente com os principios que todos profesi

mos, pedir outrosim a sua magestade, que na qualidade de imperador do Brazil houvesse de se declarar alliado de sua lugusta filha, por isso que mal se poderia esperar que os covernos da Europa sustentassem efficazmente a sua causa, emquanto o seu proprio pae lhes não desse um tão justo exemplo. Finalmente não podia deixar de se incluir n'esta pretensão, até para evitar as falsas interpretações dos malevolos, a supplica ao mesmo augusto senhor para que recomhecesse a impossibilidade de qualquer reconciliação com o senhor infante D. Miguel, conservando-se este á testa da nação portugueza.

laes são os sentimentos que se expressam no papel de que remetto copia inclusa, e que rogo a v. s.ª haja de propor à assignatura das pessoas que n'elles concordarem d'entre "s portuguezes ahi residentes. Este papel será levado á presença de sua magestade imperial por um par do reino e dois nembros da camara dos deputados; a saber: o conde de Sabugal, Alexandre Thomás de Moraes Sarmento, e dr. Joaquim Antonio de Magalhães, os quaes estão perfeitamente no caso de acrescentarem todas as explicações e desenvolvimentos de 400 06 pontos acima indicados são susceptiveis, e que talvez não poderiam sem grando inconveniente registar-se na representação, assignada por tantos individuos, e que não dei-Jara de circular em publico. Os deputados devem ir pelo primeiro paquete, e no caso de que não chegue a tempo a copia que a v. s.ª remetto para ser por elles levada, transmittir-se-lhes-ha subsequentemente para o Brazil.

Deus guarde a v. s.º — III.º sr. Nuno Barbosa de Figueiredo. — Marquez de Palmello.

## In CENENTO N.º 215

White a pag 530

Oticio do conde da Ponte para o visconde de Santarem, partid the a opunião dos diplomatas extrangeiros, residentes em acerca do casamento de D. Hoguel com sua sobrinho

III. " e ex. " sr. — Hontem recebe a alegre noticia trada no l'arto do exercito realista; a conducta prudi tropa, e a tranquilindade de que aqualla ontade gosa, to duzulo aqui e em Londres effecto muito util ao parte sua magestade. Anida que de v. ex. " não uve parte vi também hontem por um decreto que sua alteza unh tado o titulo de rei, annumdo assim aos votos dos trados. E peço, pois, a v. ex. " queira, por tão grande u fazer subir à presença de sua magestade os meus ar votos pela prespendade do seu reinado.

Logo que sube d'esta noticia, procurei indagar a c dos differentes membros do corpo diplomatico aqui a tados, e è do meu primeiro dever fazer saber a v. ex e pois a opinião mais geral da Europa, relativamente importante acontecimento. Todos os gabinetes estão cordo em reconhecer sua magestade como rei de Poi no caso porém do mesmo senhor cumprir a promesem Austria de casar com sua sobrinha. Se pois isto s todas as difficuldades estão vencidas, como me asse pessoas de toda a confiança. A maneira de conduzir e gocio suppõe-se ser a melhor dirigir sua magestade 🎎 rentes potencias uma exposição em que declare os m que teve para acceitar o titulo de rei, declarando porei tentar a sua palavra relativamente ao consorcio. Uma exposição dizem seria conveniente enviar ao Brazil, rando sua magestade que não tinha podido conservar mo regente, por terem declarado os tres estados que o the pertencia; mas que a sua palavra como homem a pria do mesmo modo, casando com sua sobrinha. E be cado na minha posição fallar eu n'este objecto, sem saber quaes são as intenções de sua magestade a este respeito; mas é do meu rigoroso dever informar o mesmo augusto sembor do modo de pensar do resto da Europa a nosso respeito, e de que responsabilidade me não julgaria eu sobrecarregado, se a falta das minhas exactas informações, agradaveis ou desagradaveis, podessem impedir sua magestade de tomar uma resolução qualquer. Julgo, pois, ser do meu dever fazer o que fiz, e informar a v. ex.ª de tudo quanto podér saber, e que nos diga respeito.

Mutos diplomaticos desejam que a moderação continue nos actos do governo; ella desarmará o partido contra elle. Não deixa, porém, de ver toda a gente sensata o vigor de medidas necessarias contra os principaes motores da revolução. Os nossos diplomaticos, que deixaram de reconhecer ana magestade até como regente, fizeram-nos mates incalculaveis. O nuncio de sua santidade expressou hontem os mesmos sentimentos relativamente ao casamento.

Deus guarde a v. ex.º Paris, rue de Pelletier, nº 5, 18 de milio de 1828. — Ill.º e ex.º sr. visconde de Santarem. = Concle da Ponte.

#### DOCUMENTO N.º 216

(Citado a pag. 234)

Novo officio do conde da Ponte para o visconde de Santarem, partici-Pado-lhe a opinião dos diplomatas estrangeiros residentes em Paris acerca do governo do infante D. Miguel

III. 100 e ex. 100 sr. — Depois dos ultimos officios que a v. ex. 2 divigi, n. 02 0 e 10 reservados, tenho desenvolvido com toda 3 energia os principios do nosso direito perante os membros do corpo diplomatico, e posso certificar a v. ex. 2 que estão a maior parte d'elles convencidos, pelas rasões que lhes tenho etposto, dos direitos de sua magestade el-rei nosso senhor. Sendo, porém, hoje dia de correio, assentei, para dar mais

es cubes adarmações a v. ex.º, ir hontem ver alguns, e conderencias com o núncio, o embaixador da Sardenha lassona, e passo a dizer a v. ex.º o modo de ver os nos negocios por coda um d elles em particular.

Comment esta combentissimo com o que entre nos se f issession pulça, porem, que o negocio do casamento e a mem pentism e mercessarum. O cantanyador de Inglaterra, le Street mudem me falion besse sentido, acrescentando o the positio regular to their governo, gos elle pessosima munio se manessera no que tima ae alcodo em Portugi que segui aucune appositava o chanismento das cortes, tal more per ente, quando foi ao Brasil unha pedido ao imper me que no desse a carta a Pertugal, mas que chamasse magas correst que terrio todo o mundo sas costa que one from this se received a substantial a fir a consider you, and two nive que the nice passares. And put two ha de metribut bejet e much, pera i muschilejio do arti systema northaneta, è estatosalação do nutero governo: 🛊 constant a ingularia empante his avesse respects Brazil, não podha por ora fazer danti a miseo respento.

O ministro de Sirviento esta percenantente ministrado que e a sua magastado, o senhor Co Mignet, a quem perceno o mesta atra ver que em Portagon, le anto a le ourent o posse misso, assim o disculnidas

I inquisem france e carrique : mess respentir (1,322)

I emparation in Bussa, Prizo a Berge, tenne que est

Coma la firedes le sis magestate, e segmanante met

como: Vescome o calculatata in the soulo a musis do se

que en lie acra, ele grandiente se rese meniguez, la

ció i que las Termos que i introducan en le Portir

co i messas i samos, el secció i trappolíturate nosa

limitar soure i fercania, indua ogo soure o resto da l

"A. i que sou a se momento de racio de Tuesas l

mo que la segma finale de maio de racio de Tuesas l

mo que la segma de permis de momento de racio de l

mo que la segma de la comparation de monstrutacionente

mo que la segma de permis de momento de la comparticación de la comparticación de las segmantes de como de la comparticación de las segmantes de como de la comparticación de la comparticación de las segmantes de la comparticación de las segmantes de la comparticación de las segmantes de la comparticación de la comparticación de las segmantes de la comparticación de la comparticación de las segmantes de la comparticación de las segmantes de la comparticación de las segmantes de la comparticación de la comparticación de las segmantes de la comparticación de la comparticación

breitos, não podia de repente mudar de systema; que do governo portuguez dependia a maior ou menor brevidade para seu reconhecimento; que eu bem sabia o que todos os princes inglezes e francezes diziam de sua magestade e seu governo; que para desmentir isto eram precisas obras em entido contrario. Portanto, que elle me aconselhava, que muvesse em Portugal muita moderação; que os castigos losem os necessarios, mas sem mostrar espirito de vingança 105 punições; que estas se limitassem aos verdadeiros che-🔄 da revolta do Porto, e aos que mais directamente a tinham annado. Rogava mais que o governo de Portugal fizesse quanto antes uma declaração em que demonstrasse que sua mgestade muito sentia a saida dos ministros das outras poleocias; mas que não obstante isso, Portugal continuava a diar todas como suas amigas e alliadas, e a considerar como existentes os tratados de amisade e alhança, a que Portugal com ellas se acha ligado. Pozzo di Borgo concluiu fazendo Volos pelo prospero reinado de sua magestade, e segurando que a marcha que elle indicava era a necessaria para em poucos mezes tudo se concluir.

Posso assegurar a v. ex.ª que eu tenho desenvolvido a materia de maneira que já ninguem duvida dos direitos de sua magestade. Quanto ao negocio do casamento, tanto eu, como o visconde da Asseca, temos fugido quanto podemos de entrar em questão; eu como não sei a vontade de sua magestade, quando hontem se me fallou n'isso, sempre avancei que essa materia era alheia aos direitos de sua magestade, os quaes, como eu demonstrava, eram incontestaveis.

Utna expedição de 18:000 francezes vac partir para a Morcea, commandada pelo general Maison. O visconde de Canellas vae partir d'aqui para Portugal. Este officio com mesmo numero vae por segunda via; por ser importante, por Inglaterra.

Deus guarde a v. ex. Paris, em 30 de julho de 1828. = 111. Paris e ex. Paris e

-15

DOF.

## DOCUMENTO N.º 217

(Citado a pag. 235)

A França exige também o emprimento da promessa feita por li M guel de casar com a rainha D. Maria II, sua sobrinha, coma el que os miguelistas concordavam, uma vez que os direitos do il fante fossem reconhecidos, independentemente de tal casamento.

III. 100 e ex. 100 sr. — Na conferencia que tive com mr. 10 Raineval, e de que a v. ex. à já dei parte no meu ultimo olici reservado, me declarou este ministro que sua magestali christianissima não podia receber a carta que el-rei nos senhor lhe tinha escripto, por ser costume não se receberen cartas, senão de governos reconhecidos, e que el-rei de França, assim como os outros soberanos, não reconhecia a sua magestade como rei de Portugal. Dando-me esta res posta, principiou a tratar dos negocios em geral, perguntato do-me primeiro qual tinha sido o motivo pelo qual a senhora D. Maria da Gloria (a para Inglaterra e não para Vienna, Esta pergunta demonstra que o governo francez, assim como Q inglez, ignoram completamente a rasão de tal determinação Passou depois a tratar do reconhecimento de el-rei, e segu rou que não havia outro meio senão o da fusão dos direitos como em Inglaterra se praticou; que só d'esse modo en Portugal poderia haver socego, e que as potencias da Euro pa, tendo reconhecido o imperador D. Pedro como rei Portugal, não podiam deixar de recouhecer valida a sua abd cação na senhora D. Maria da Gloria. Sendo verdade, conf nuou mr. de Raineval, que nenhuma potencia européa in fazer agora a guerra a Portugal; comtudo, a falta de relaçõe com as outras potencias trará comsigo desordens infinitas fi interior d'esse reino, e nenhuma d'ellas se apartará dos prid cipios que as outras adoptarem, certificando-me que o stat quo da nossa questão era este. Acabou dizendo-me que tempo podia trazer alguma mudança no systema geral, mi

por agora não julgava se podesse o reconhecimento fazer de outro modo.

Comparando os meus outros officios a respeito d'esta questão, notará que até ha pouco sómente se propunha o rasamento, sem se faltar em fusão de direitos; hoje, porém, só debaixo d'esta ultima clausula é que se pretende fazer o reconhecimento. Depois de ter dito a mr. de Raineval que me parecia injusto não se receber a carta de el-rei, da qual a recepção não julgava envolver o reconhecimento, e que tendo el-rei nosso senhor julgado ser um acto de polidez para com os outros soberanos; participando-lhes o que tinha occorrido em Portugal, não podia deixar de ser mui sensivel a sua magestade que este seu franco recebimento fosse mai recebido, recusando-se os outros soberanos a receber as suas cartas.

Passei a refutar os argumentos que este ministro tinha produzido do modo seguinte: O meio que a França propoz para o socego de Portugal è justamente o melhor para conservar sempre n'elle uma guerra civil eterna: A senhora D. Maria da Gloria, confundindo os direitos que a Europa the quer dar à coroa de Portugal com os de sua magestade " senhor D. Miguel, seu tio, concede-se-lhe em Portugal. esaunião assum se fizer, direitos que por nossas leis fundamentaes ella não tem; e d'este modo nunca o partido de Ma magestade fidelissima hoje poderá considerar revolucionamo qualquer outro partido, que invocando o nome d'aquella princeza, queira fazer uma revolução em Portugal. Os direilos da coróa de Portugal da senhora D. Maria da Gloria estão ligados com a existencia da carta constitucional, e logo que ella fosse considerada como tendo parte no governo, era hastante motivo e rasoavel, para que o partido liberal reclamasse a lei fundamental que a fez rainha. Ora, suppondo ain-<sup>da</sup> que sua alteza podesse já entrar em Portugal, e que a melliur união podesse existir entre ella e sua magestade, essa nunca impediria o seu partido de perturbar o socego do reino. Estes argumentos são tão claros, que é impossível estejam mesmo ao alcance dos ministros das differentes

in the late of the

è

îri

15

1

portation e o que parere e que se quer para sustentar i presion allegir à coma civil, e a peninsula à desorde Sa Barrane, o scator D. Miguel I, é para Portugal! isto e e em ra deste pau; ninguem no reino è cap ce : 3-1 - - 2 S. Un an que lhe pertence. Para a Euro en e sar . Ze sæ v. ex. mesmo diz que penhama p tenes es de lacto a l'ortugal, els portanto el r warm : tas and a quando sua magestade tem esta ce - man se preiende que elle ceda dos seus direde 😑 🕿 🖘 🛪 🛰 🖎 e do direito que lhe dá o facto d 👉 🥧 🦿 raciado o cerario quasi sem resistencia. S was the Protects, ordesse hoje dos seus directos, d - - - - inn quanto ale aqui se tem feito? È portant a 2 mile mer-solide para e governo de Portugal o admil a a tos tos armos Conclui asseverando ao ministro de a pros su magnitus, que sua magestade sentia muito ald as outras potencias, mas que o desejo - serio sentior tem de a ver renovar nunca serà milè ser meres que nou compromettam a sua diguito - le seus arrestos à corba de Portugal.

a ruscquentra, pois, do acima exposto, e de tudoquante 🚤 zan assodo a respeito do reconhecimento de sua mages ... auge at ser do meu dever dizer a v. ex. que me po con a ser a mossa política de ora em diante expedanto to runes have do meso parte o que devemos, as naçõe se se querem persuadir do que lhes dizemos, o que no · cos de tempo. Condemos de tranquillisar o remo, d same at n 18 008838 tinanças, de sustentar as nossas colo . . no angeneutar a nossa marinha, de organisar o noss www. mostremos rectudão na administração da justição more no ses actos do coverno, nenhum desejo de vingar the mass dess estrungentes no nosso paix o melhor acothi an an ante do governo, e o tempo mostrará à Europa ( a composed de entrar em refacies comnosco. Hontem mi 🔍 . 🗸 un que sua magestade, o imperador do Brazil, 🕻 a cale um copego a Roma pedir a sua dispensa de and the come come a sembora D. Maria da Gloria, Esta noticia assim isolada não merece credito; mas se v. ex.ª reflectir sobre uma participação que lhe fiz de que o marquez de Palmella e Itabayana tinham mandado dizer ao imperador, que de modo algum largasse mão do governo de Portugal, então não me admirará que informassem de que seria impossível conservar a magestade el rei nosso senhor, n'aquelle paiz, no caso do partido do Porto vencer. N'esta hypothese mandaria sua magestade o imperador do Brazil alguem a lluma: esta noticia, porém, merece confirmação, e quando en tivor melhores informações direi a v. ex.ª o credito que ella merece.

Deus guarde a v. ex. a Paris, em 5 de outubro de 1828. = 111. ao e ex. mo sr. visconde de Santarem. = Conde da Ponte.

## DOCUMENTO N.º 218

(Citalo a pag. 236)

Officia do conde da Ponte, mostrando ao visconde de Santarem o modo por que a França encarava a causa miguelista em Portugal no mez de novembro de 1828, tendo-a por contraria aos principios da legitimidade, reconhecidos na Europa

Ill. 100 e ex. 100 sr. — Tive com effeito no dia immediato aquelle em que escrevi o meu ultimo reservado audiencia do immistro dos negocios estrangeiros; passo a informar a v. ex. 4 do que n'ella se passou. Principiou mr. de la Fertonays por dizer muito mal do procedimento de el-rei nosso senlior, relativo a ter faltado a todos os juramentos, e ter riganado o governo austriaco e francez; disse que a influencia de sua magestade, a imperatriz rainha, fazia com que o governo não obrasse tivremente; asseverou que em Portugal remava a mais perfeita anarchia e barbaridade; que individuos por meras suspeitas, como o conde de Subserra, por exemplu, gemiam em prisões, sem se lhes fazer processo; que isto em nação alguma era admittido hoje. Que todos os

directos d corôs de Portucal pela lei fundamental, tionneada rainha pela carta constitucional vinda de Ora, não existindo essa lei, ou não a recebendo os preso, cessa para Partigul tudo quanto ella determitariendo abstrucião na carta, e suppondo mesmo qua tora era acumante rainho por abolicação de seu pae, indicate da carta, em preciso que os seus direitos fossei de carta, em preciso que os seus direitos fossei de carta, em preciso que os seus direitos fossei de carta, em preciso que os seus direitos fossei de carta acuma acumas, como sempre se provis que o inniversable. Di fredo, amba quando tiresse do carta, las talas acueras a linha de successão, sem o carta, um o do tres estados.

de auromando de mo de a Ferronays ter combatido por and the vital annua are tent paridade com o caso actual de exeruntees liste follower, como filho de D. João VI, to mitro directo . . . . . . . . . . . . . . . . que não tinha Bosopart - with the marine a bride species; mas como se la m mi cosers sometimo de facto e não de direito. terr o desir e e e e e entarei se não lemento them and the considerar portupaire . . . . . por acaso perdecita arm . m - - - ameos de o destruiren fa-🗢 - 😁 - 🔻 - - - erno seja moderado, quend the end of the land of the lan orn to real services mesma guerra pelespe Tejo uma esquadra francia aces. O governo portuguez ha de set ... ununigos deixarem de o perructius para quem se exige moderação mais cruel, intrigando até para que a 🕏 na judem a introduzir a guerra cintero 💮 🧸 de repellir a força pela força, e asse hante havemos de punir os que li lo

sur ar que sei quaes são, pois que veido de chambres, pornaes officiaes, todas

A con elles as maiores calumnias e falsidades sobre a, e por ahi vejo como o governo francez è de là intro. Se com effeito os governos da Europa querem moto em Portugal, comecem por aconselhar aos inimigos verno portuguez, que não continuem nos infames esfortes continuadamente fazem para levar a guerra ao seio asa patria, esforços que ainda que inuteis, pois recebelá forem, o castigo da sua ousadia, e seriam comtudo egidos talvez, se não fosse a constante conducta e modeo do ministerio britannico a nosso respeito.

isim finalisou este renhido dialogo, acabando com toda a lez diplomatica, e vindo no dia seguinte mr. de la Ferrs deixar-me um bilhete de visita.

us guarde a v. ex.<sup>a</sup> Paris, 21 de novembro de 1828. = e ex.<sup>mo</sup> sr. visconde de Santarem. = *Conde da Ponte*.

## DOCUMENTO N.º 219

(Citado a pag. 238)

eo officio do marquez de Palmella para o visconde de Itahayana

pdres, 12 de janeiro de 1829.

e ex.<sup>mo</sup> sr.—O officio de v. ex.<sup>a</sup> de 8 do corrente in me de surpreza e de magua, e me faria agourar os funestos resultados para a justa causa da senhora D. Ma-, se fosse possível imaginar que ella haja de ser reala sacrificada pelos ministros, que servem a seu augusto

testou firmemente persuadido que sua magestade, o imlor do Brazil, não póde jamais esquecer-se, nem de que de mesmo rei de Portugal, nem de que as numerosas has, que soffrem agora a perseguição atroz do usurpal'aquella corôa não fizeram mais do que seguir, como lobrigados a fazel-o, a voz do seu soberano, e aceitar tituições por elle outorgadas; que este é o seu unico e, e só por este perderam tudo quanto possuiam. Não podera sua magestade imperial tão ponco fechar os olhos triste sorte que espera a sua augusta filha, por elle mesmi collocada no throno de Portugal, se o seu natural protector a abandonar nas maiores difficuldades. Finalmente, não posse conceber que os ministros d'estado de sua magestade, o imperador do Brazil, de cujas rectas e nobres intenções femo o mais alto conceito, hajam de esquecer-se um so instante de que e inseparavel a honra e a dignidade do imperador do Brazil, da honra e da dignidade do senhor D. Pedro IV, no que possam sujeitar este a maior das anomínias, son lear do modo mais cruel a dignidade d as pelle.

Tiro portanto a concussão de que e externo de v.et. el póde desapprovar na sua esserim a conducta de v. et. elo sen collega o sr. marquez ós licerode, e muito mas quado a vejo justamente apreciada e recompensada petas besist diguidades que acasam de lhe ser conferidas; e o topos atribur a uma desgraçada equivocação as ordens que e acaba de receber, e em consequencia dos quaes se per topos gado a cessar de ministrar a endas mas da rainha ficencia em Londres os fondos que ao como de tinha pressa se conta do sen governo.

As mesma " ... . . . . . . . ex. a cita no despende of agemain a minha opinian, poss rember d. -confiaca an leitus ao legitimo representate O4 1/15 a senhora D. Maria II, e para Jam depositados no banco de Inglaterra una il acha-se presentemente aqui, è and, que tenho a honra de lhe envia inrevestido do caracter de embaixador de - - - e quando mesmo quizesse susou não haver ainda apresentado a refenda uagestade britannica, não poderá em nea se que o sr. marquez de Barbacena se ache nos resderes do augusto pae e tutor da rambiMas sobretudo é tão evidente a contradicção que haveria chando-se sua magestade fidelissima ella mesma aqui, para be não pagar debaixo do pretexto de que só deverão ser agas ao seu legitimo representante quantias que lhe são debalas, e sem o supprimento das quaes se verá obrigada a bandonar os seus subditos fieis e a sua propria causa, que não me parece possível que o gabinete do Rio de Janeiro ossiderasse esta questão debaixo do seu ponto de vista natural, quando expediu as ordens que v. ex. a refere.

Pagando por conta da divida do Brazil a Portugal, e papando á senhora D. Maria II, ou a seus representantes legiimos, o governo do Brazil nenhum risco pode correr, quaesper que sejam as contingencias futuras, pois que v. ex.ª Delhor do que eu conhece que o Brazil não contrahiu resposabilidade nenhuma pela convenção de 1825 para com redores do emprestimo portuguez de 1823; que esta Isponsabilidade continua a pesar inteiramente sobre Portual: que o Brazil cumpre as estipulações contratadas, paando ao legitimo soberano de Portugal, porque o duvidar isto seria o mesmo que admittir a possibilidade de que a surpação fosse coroada de successo, sendo aliás certo que le na hypothese quasi inadmissivel n'este fatalissimo caso, unca a usurpação deixaria de ser considerada como tal, sem precedesse um acto de reconhecimento, no qual necespriamente se haviam de admittir como bem pagas todas as pantias, que até essa data houvessem sido subministradas legituna soberana de Portugal.

A vista de quanto acabo de expor, resolvo communicar copia do officio de v. ex.a, e d'esta minha resposta ao sr. marquez de Barbacena, assim como tambem transmittirei tudo
o ministro de sua magestade fidelissima no Rio de Janeiro,
espero que v. ex.a, cujos sentimentos illustres, briosos e
eses tanto tem contribuido a animar-me n'este ultimo e pecoso periodo da minha vida publica, ha de, se não por si só,
o menos de accordo com o sr. marquez de Barbacena, conmuar a prestar a esta embaixada os auxidos pecuniarios.

esta os quaes se dissolverá immediatamente, e sem remedio.

todo o nexo que ainda existe nos esforços dos leaes subditos de sua magestade, a senhora D. Maria II, para restaural-a sobre o throno que lhe pertence.

Deus guarde a v. ex. 4 - Ill. no e ex. no sr. visconde de habayana. — Marquez de Palmella.

# 100 (MENTO N.º 220)

and a pag 218

tario repu selo qual o rainha D. Nacio II

Martin martines de l'almella, par do reino e conselheiro destad and a rainha vos envio muito sandar como annell an men corre. Exigindo as extraordinarias circumstat is in the ora se achain meus reinos, e a da un-no amente auctorisada para a expedição de tral - tre houverem de ser dadas a bem du met porção dos meus subditos que permano 2 ressoa: hei por bem, com o conselho e o competenciario do imperador, men munto preocurador, que esta referendará, nomear-vos es as funcções de ministro e secretario d'eslaan magestade imperial tenha providenciado sodos meus reinos e dominios; e ao mesmo coriso para dardes subsidios áquelles dos mens que d'elles necessitarem, pelo facto de marado de Portugal, e que por justificados mobem seguir viagem para o Brazil, em conformque por vós lhes hei mandado intimar, deanisidios ser prefixados em uma tabella que fareis presença, e podendo vós applicar, tanto prese como para a do transporte das pessoas que deand o Brazil, e das legações que se conservaran

debaixo da minha legitima auctoridade, todos os pagamentos que receberdes da legação brazileira n'esta côrte, em cumprimento da convenção celebrada entre a corôa de Portugal e a d'aquelle imperio aos 29 de agosto de 1825.

O que me pareceu participar-vos, para vossa intelligencia, e para que assim o executeis e façaes executar, remettendo copia authentica d'esta minha carta regia ás repartições onde a minha real auctoridade continúa a ser reconhecida, para que hajam de cumprir esta minha real determinação na parte que lhes toca. Escripta em Laleham, aos 2 dias do mez de janeiro do anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1829. — RAINBA. — Marquez de Barbarena. — Registado).

## DOCUMENTO N.º 221

Citado a pag. 262)

Esforços do marquez de Palmella para pór a Terceira ao abrigo do ataque dos miguelistas

Londres, 14 de janeiro de 1829.

Ill. o e ex. o sr. — Já em um dos meus antecedentes officios annunciei a v. ex. que se achava proxima a partir a primera divisão dos refugiados portuguezes em Plymouth; agora cumpre-me participar-lhe que effectivamente saíram nodia 3 do corrente o corpo de 266 allemães, commandados pelo tenente coronel Schwalbach, embarcados no navio dinamarquez Fortuna, a bordo do qual se acham 3:000 espingardas. No dia 6 saíram mais quatro transportes, levando a seu bordo uma força de 600 homens, e officiaes de tropa de linha, commandada pelo general João Carlos de Saldanha, como v. ex. e verá no mappa incluso. Esta gente vae sem armas, por ser essa precaução indispensavel, para não dar justos motivos a este governo de nos accusar de violação do direito das gentes. No dia 11 saíu um hiate portuguez, levando mais 19 praças, e fica a sair no primeiro momento fa-

Concluirei este officio dizendo a v. ex. que me mempo de buscar meios indirectos para poder fazer ao memos chegar ilha Terceira o resto das tropas que temos em logiaterra, fizendo-as embarcar d'aqui para algum porto de França. Camb para os Açores, e usando de outras cautelas na esperança de que assim não serão incluidas na prohibição que este governo se obstina a pronunciar contra os que siem em directura de legisterra.

Deus guarde a v es. "- Ill. " e es. " sr. conde de Sib-

## Dan LMENTO N.º 255

Likely a pag 467

Protesto inscado pelo general Saldanha contra o atros procedinale que paro com elle tose o commodoro W. Valpole, commandant de dinas fragulas implesas, que em jameiro de 1829 se acharan lle-quenando, por ordem do seu governo, a ilha Terceira, impediale the o desembarque que com a gente du seu commando n'ella pre-trodua facer

Aos tó días do mez de janece de 1829, a bordo dobo que togiez Suzana, debaixo das cameras da Vilia da Pranta na nita Terceira, e quando o dito brique estava no anterdomino da mesma villa em conserva da galera Minerea, e do brigue Lyra, da mesma nação, e tantem da galera rusa la libram, transportes desarmados, que sarram de Plymouth no dia 6 do corrente, conduzindo a sea bordo o conde de Saidanha, o general Pizarro, diversos obcides, solidados, manheiros e paizanos, que, sem armas, nem munições, eu apparencia alguma hostil, procuravam a cha Terceira, sempre tiel e obediente, como elles, à sua legituma soberana, a runha D. Maria II de Portugal; foram o dito brique e o Lyra, que navegavam na proa das duas galeras, repentinamente ducados por duas fragatas inglezas, que pouco tempo antes unham içado a sua bandeira a sotavento do mesmo porto e

asportes, uma das quaes, a Ranger, do commando do comodoro W. Walpole, atravessando logo que chegou a alcanrompen o seu fogo contra os brigues Lyra e Suzana, ando estes tratavam de dar fundo, já dentro e debaixo das stalezas da Villa da Praia, fogo que fez logo dois rombos brigue Suzana, que despedaçou a sua lancha, matou um Mado, que trabalhava em desatracal-a, e feriu gravemente a paizano.

Em consequencia d'esta espantosa aggressão, praticada la praias dos dominios da rainha fidelissima D. Maria II, ixaram o Suzana e os transportes de dar fundo, e atraveslado então, o commodoro Walpole mandou a bordo do Suha um official com uma carta para quem commandava os ctuguezes, perguntando para que fim demandava aquella a e mares. O conde de Saldanha, a quem competia responr. declarou que tinha ordem da sua legitima soberana, Maria II, para conduzir à ilha Terceira, governada em u augusto nome, e occupada por algumas das suas tropas, na parte dos portuguezes, que voluntariamente haviam pasdo ao reino de Inglaterra; ordens que procuraria cumprir todo o risco.

A esta declaração contestou o commodoro W. Walpole, pe elle tinha ordens positivas do seu governo para não onsentir que aportassem em alguma das ilhas dos Açores; que empregaria contra nós as forças do seu commando, se wzessemos demandar qualquer d'ellas, insistindo que d'ali les alastassemos.

Uconde de Saldanha tornou a repetir que, apesar da rapidez das intimações, estava, como devia, determinado a amprir as ordens que tinha, e que só desistiria de desemparrar no porto em que entrára, sem encontrar impedimento llyum no alto mar, quando o commodoro W. Walpole o coninderasse prisioneiro, ou mettesse a pique os transportes cettos e desarmados que elle dirigia, invocando, como the possivel, o direito das gentes, os tratados e relações do 192 e amisade subsistentes entre sua magestade fidelissima sua magestade britannica.

monurs. Unione são dever esperar a respueda pour escripto, mas communios aos seu corte algumas reflesivos do conde es communio ambie a aporte o capalão Radiord a biento do como e monuro e mina ser vera estadada, que se reduzia a diser que e o capalão Radiord. A biento da como e mina ser vera estadada, que se reduzia a diser que e o capalão a transcritor da sua mesorra, não destado o capala da capa da ca

" who is assumed according to the complete as a second to the control of the complete as a second to the control of the contro

transcent o work de Soldania es n'appar e est estreter pressionale or a sold at the polymen is jorge to six silverna, na dispersion is executar to eath order, to congainds trusteen paret seems per community sein fiand the contraction of the contr on an unistincia- til anten til reven file estracolomica which there as highers the nactive rules are send atomics an Seculate a fragilia Beauger, e a summentere manage desti sindarianio, não si ao propis de Spotanta, mas ao capido to resume que o seguirosem supe, Supe, liberar d ser, esta amentar de sangunorenta agrassio que a Sezione sobre. courts toras antes ao momento de dar fundo, a como es Saintha mante que expetin Pract a monte de Aumer and outro with the expressionant varies residence arrespondence of a new quinciar has minimar es imeagainnes du prava a poabordant le mandar to ammodure e armente, que class edigando canta a cuera vista aggressão, que os pertugue the military in will be the selection of military

the other resources a commencer of the 12 interests the properties to be a second of the 12 interests the properties to be a second of the 12 interests the properties to be a second of the 12 interests the properties to be a second of the 12 interests the properties to be a second of the 12 interests the properties to be a second of the 12 interests the properties the 12 interests the 12 intere

vegar para França, para Inglaterra, on para onde quizesse.

com tanto que saisse immediatamente das ilhas dos Açores,

umittindo porém o commodoro, tanto n'este officio, como

nas intimações antecedentes, responder so considerava on

não o conde de Saldanha prisioneiro de guerra. Esta omisão obrigava o conde a pedir novas explicações: mas no mo
mento em que escrevia (ouça-nos o céu! ouça-nos a terra!

aibam-no os reis e saibam-nos os povos!) as balas da Ran
ger, fragata de sua magestade britannica, commandada pelo

commodoro W. Walpole, cruzaram novamente os mastros

do Sazana, atravessado nas aguas de um porto onde reina

a rainha fidelissima D. Maria II. alliada a mais antiga talvez

do rei da Gran-Bretanha!

Então o conde de Saldanha fez arrojar o bote ao mar, lançou-se n'elle, e dirigindo-se ao Ranger, que atravesson para o receber, e levou elle mesmo o officio que arrebatadamente terminara: mas só obteve, alem das attenções e delicadezas proprias do commodoro W. Walpole, que parecia soffrer telo serviço penoso e infeliz que era obrigado a executar, e telo sangue derramado a bordo do Suzana, uma resposta por escripto, renovando as intimações e ameaças anteriormente fertas, e sustentando a sua firme resolução de empresar logo as forças do seu commando para nos expulsar do puro da villa da Praia.

Com esta resposta voltou o conde de Saldanha para hordo do Sazana, e viu que as fragatas tinham já tomado posição a bariavento e a sotavento dos transportes, que por ordem do conde de Saldanha se tinham conservado sempre atravessados, posição que dava ás fragatas a possibilidade de os submergor com as primeiras bandas da sua artilheria. Então o made de Saldanha, conhecendo que o pairar por mais tempo naquelte porto serviria só para sacrificar a vida dos portuguezes desarmados, que a sua rainha lhe tinha confiado, e expor a maiores insultos a nação que ati representava, reputou-se prisioneiro de guerra no meio das fragatas de sua magestade britannica, e mandou marear pelo mesmo modo que

to trapatas indicavam. For trassequestra os quatro li tro masogaram a lenkia e un: : verko dava, o qual monto presa e normassi annura por lembordor escoli: for fragatas, file mune una communa a navegar vento se moss tota e a outa sa mesma alieta.

Companies some at a mile interes in mile, lendo a mort at Tras appoint als passive lumins in turde; e tone appoint at the passive service de un appoint at the passive service de un appoint from appoint from the passive service de un appoint from appoint from the passive service de un appoint from the passive service de la fragatione, parte existe o fogo (

s. -- -- -- -- -- -- podem acabar-est- prote ..... . --- one os possos transporte- ja não ...... de with de frant e (15 cutros des uns a was the frames infricts have not unpol and arrangements de um porto e de m - mesegrates Jenos Erdes do mesmo norto 👡 🛶 выдение нехивраючев сощо Gioralia. 👊 - Shawes Bid Charlestos, mas artifica a resemblicable from this to wise amounts esticoss mandana a Sicilia atravessara j www. Manjer GrapeGarot, um soldado a <sub>одини</sub>н : анта Ето ч атакадов. finain a lagrant to a first photo- becas arms on pome Control (1915) 1912 Blots O (0.6.51) 19190 DESCRIP News with a wall tall solve to make este is the site of the table to the contamental que the state of the second second at a news chegada. the annual of the state of the second property is bounded an general dur ... der de Saganta e c general Carsa (6889) to Jose (786) And California estava ( at the tight of Remains the other terrestration.

Auto acreditar que fossem inglezes os navios de guerra, que la similhante paragem commettiam taes hostilidades.

A vista d'estes factos, e outras circumstancias tão penosas omo aggravantes, que a brevidade do tempo não deixa detallar, è evidente que o direito das gentes foi reflectidamente stropellado pelo governo britannico, em prejuizo manifesto e mealculavel da soberania reconhecida e incontestavel da munha fidelissima D. Maria II, e d'aquelles de seus subdivs. que confiados no direito publico europen, nos tratados sistentes entre os legitimos soberanos de Portugal e da firm Bretanha, e mesmo da lei communi do povo inglez, tiolam vindo espontaneamente habitar Inglaterra, e depositar tella os restos da sua fortuna, não só como reino neutro. mas alliado, amigo, e reconhecedor até hoje dos mesmos puncipios de legitimidade, que fielmente sustentâmos; dicatos atropellados sim pelo abuso da força, desprezo da morai e da fé publica; mas direitos sagrados, em virtude dos ques nos era permittido navegar a nosso proprio risco em raisportes neutros e desarmados, sem armas, nem muni-🗽 para qualquer ponto da monarchia portugueza, que obebresse e fosse governado em nome da sua legitima rainha, D Maria II de Portugal, circumstancias plena e cabalmente realisadas na ilha Terceira, capital dos Açores.

Os abaixo assignados, tomando o céu por testemunha sobre as vagas do oceano, à vista e debaixo das baterias das tragaas que os aprisionaram, protestam com a solemnidade possivel, em nome da sua soberana, contra o procedimento horrorasamente hostil, praticado hoje contra elles no porto da vila da Praia, na ilha Terceira, pelo commodoro W. Walpole, commandante das fragatas de sua magestade britannica, a llanger e a Nimrod, repetindo e declarando que a mesma lora, e que o mesmo commodoro, que os fez prisioneiros na vila da Praia, os conduz e escolta, disparando a sua artiflieria à mais pequena alteração nas vélas dos transportes rin que navegam.

Em firmeza do que se fez este auto de protesto às dez holas da norte do dra 16 de janeiro de 1829, que eu, Joaquim Nogueiro Gandra, secretario do governo das armas do Porto, escreva, = (Assignados). Conde de Saldanha = Brigadeiro general longum de Sonsa Pizarro, e todos os mais officiaes e pessoas notaveis que se achavam a bordo.

### DOCUMENTO N.º 223

Historia pag 227

Participação frita para Paris, pelo espião João Candido Baptista, subornado pelo addido á legação miguelista n'aquella capital, João Naria Borges da Silveira

Tendo apparecido n'estes ultimos dias alguns individois dos effectivos em casa do marquez de Palmella, na mais prefunda melancolia, soltando ao mesmo tempo algumas palavras, como por exemplo «derremos passar esta onda; se ao menos podesse vir dinheiro de Portugalo, etc., suppormos que havia alguma consa extraordinaria que muito o mcommodava, alem do que se disse a seu respeito na camara dos fords: porem, souhemos depois, por elles mesmos, que a sua tristeza e abatimento nascia das faltas do duque de Wellington e de lord Aberdeen, e não de novo, ou reente acontecimento, pelas quaes elles viam o negocio quasi perdido, justamente como já tinhamos enunciado em uma tota. Estes mesmos homens, que são os demagogos de maior rora suleração que existem aqui em Londres, chegam a dizer que 3 não ha outro remedio senão ir para o Brazil procurar algura 1 modo de vida, e que os que não gostarem do Brazil, e qui zerem ticar na Europa, devem dedicar-se desde já a algumconsa de que possam tirar meios de subsistencia, por isse que a Portugal não se torna muis.

E preciso, comitido, notar que no meio d'estas suas la mentações, concebem ainda esperanças com a resistencia d= ilha Terceira, cuja conservação e para elles no momenta actual da maior importancia, por ser este o unico ponto que

téem para as suas operações revolucionarias, e persuadiremse, que emquanto a Terceira se conservar em seu poder, jamais terà logar o reconhecimento de sua magestade, e que resistindo ella, irão com esta resistencia não só desmentir os tords Wellington e Aberdeen, quanto às imputações que estes fizeram ao partido liberal, mas entreter as esperanças aos eus socios em Portugal, cujos animos convem agitar, para que não cáiam em apathia, e se promova a reacção n'este reino, que elles tanto desejam, e para a qual tanto téem trahalhado ha um anno a esta parte, já, como se sabe, na invenção de noticias e boatos, qual d'elles mais absurdo e destitrado de fundamento, tal como o da intimação que elles deram para Portugal como official, e de que resultou o dicer-se d'ali nas cartas de 23 e 30 de maio, que pelas noticias que corriam, breve os esperavam; invenção em que foram tão felizes, como nos seus planos de conspirações, já na remessa de papeis incendiarios, cartas e outras correspondencias sediciosas, e tendentos a desvairar os espíritos; e já finalmente, illudindo e enganando por todos os modos e maos, e com aquella perversidade que lhes è propria, e sò delles privativa, os miseraveis que ainda se confiam n'elles, restão pelo que thes mandam d'aqui dizer, não obstante terlles mostrado a experiencia, por muitos e repetidos factos, que tudo tem sido n'estes seus socios de cá uma serie de contradicções, de embustes e falsidades, que só téem servido para os levar aos trabalhos de uma missão, e talvez a mais alguma cousa.

Todos estes males cessariam immediatamente com o reconhecimento de el-rei nosso senhor; mas emquanto este
não chega, é necessario aos revolucionarios, como lhes chamou lord Aberdeen, não perder tempo, e lauçar mão de todos os ardis de que a maldade é capaz, tanto para fomentar
a confusão e a anarchia em Portugal, como para sustentar a
ilha ferceira, cuja quéda ou tomada, na nossa humilde opinão, e mesmo na d'elles, acabava toda a questão. Conventhes, portanto, como dissemos, a desordem em Portugal, e
meservar a todo o custo aquella ilha, para o que não ha an-

triga que não imaginem, nem machinação que não ponham em pratica : o já se vê que o plano, quanto á Terceira. é fazer com que o governo de sua magestade não possa dispor de forças de mar e terra para atacar e tomar aquella ilha, distrahindo-as para outra parte; sendo estes homens, por outro lado, tão imbecis e miseraveis, que não véem que tudo lhes tem sido frustrado; não vêem, que a nação portugueza, convencida que todos os seus males têem nascido das revoluções e desordens em que téem querido precipital-a animos inquetos e espiritos desorganisadores, tranquilla e firme observa os esforços impotentes dos malvados, e fiel ao seu legitimo soberano, el-rei o senhor D. Miguel I, foge de envolver-se em qualquer machinação, por mais brilhante que se the apresente: não vêem, emfim, estes sans culottes, que, apesar de todas essas intrigas e manejos occultos do governo do mesios augusto senhor, sabe remover e vencer todos os embaraços pela sua energia e firmeza, e que tem em consequenca disposto o ataque da ilha Terceira por um modo que não pide falliar a derrota completa dos irreconciliaveis iniumgos da or dem, do socego e do genero humano.

Londres, 28 de junho de 1829.

#### DOCUMENTO N.º 223-A

(Citado a pag. 334)

Parte official da batalha da villa da Praia, na ilha Terceira, ganha pelos constitucionaes, em 11 de agosto de 1829, sobre os miguelistas

Depois que a v. ex.ª dirigi o meu ultimo officio, em que participava que a maior parte da esquadra bloqueante se havia retirado, e deixado sómente dois brigues em observação, continuou este estado de cousas sem alteração até ao de 29 de julho, em cuja tarde se avistaram na borda do hom sonte navios em grande numero, que avançavam para terra

na madrugada seguinte se reconheceu ser a esquadra iniliga, composta de 22 vélas, a saber: 1 nau, 3 fragatas, corvetas, 4 brigues, 4 charruas, e navios de transporte de lifferentes grandezas, e alguns d'estes armados em guerra. vista d'isto fiz as minhas disposições para receber conceientemente o inimigo; e tendo guarnecido todos os pontos ccessiveis da ilha, e estabelecido vigias em todos os de guasi repraticavel acresso, designei a guarnição dos castellos de S. João Baptista e S. Sebastião, formei uma columna volante que occupasse us cumes sobranceiros a parte OSO, e NO. da ilha, e apoiasse immediataments qualquer ponto sobre o qual a esquadra se dirigisse em disposição de ataque n'esta parte da costa; e reunindo o grosso das forças em uma cohouna central, a conservei commigo para decidir a victoria, marchando com ella sobre o primeiro ponto que fosse seriamente acommettida.

A esquadra bloqueante, ou fosse porque as calmas e os tentos de S. e SE., que reinaram nos primeiros días da sua oparição a embaraçassem de operar, ou fosse porque fiada em falsas noticias e calumniosos boatos, malevolamente estalhados sobre o espirito e disposição d'estes povos leaes, esperasse perturbações internas que a coadjuvassem, ou fosse finalmente para reunir os meios de ataque que ainda de faltavam, conservou-se hordejando na costa a S. e SO. da ilha até ao dia 10 do corrente mez de agosto, tendo nos das antecedentes recebido vinte a trinta barcos abertos de offerentes lotes, que mandou vir da ilha de S. Jorge, e que se distribuiram pelos diversos navios.

Em 10 de agosto, tendo o vento voltado ao SO., toda a esquadra tomou o rumo de SE., e amarando-se cada vez mais, teconheci sobre a tarde que a posição em que ella se achava, em relação ao vento, lhe permittia atacar com vento largo a villa da Praia, e com vento mais escasso as bahias ao O. d'esta cidade e castello. Formei então uma nova co-huma, que com algumas bócas de fogo divigi a occupar S. Sebastião, a fim de poder de prompto soccorrer a villa da Praia.

luntarios da rainha, a senhara D. Maria H, do commando da major de caçadores n.º 9, Manuel Joaquim de Menezes, e ordenei ao commandante do districto, à esquerda da villa da Praia, o tenente coronel de infanteria n.º 16, Pedro José Frederico, puxasse a sua força às alturas que dominam aquella bahia no seu lado esquerdo.

Ao romper do dia seguinte a esquadra, querendo melhor encobrir o seu designio, e talvez illudir-me, appareceu assis aterrada, e em frente das bahias ao O. de Angra e castello, mas ao aclarar completamente o dia, soprando-lhe o vento mais fresco, e ennevoando-se o horisonte com aguaceiros, voltou subito de bordo, e rasando a costa rapidamente, surgiu de improviso na bahia da villa da Praia, onde teve logar a acção feliz e gloriosa, cuja descripção resumida submetto a v. ex.², para que se sirva leval-a ao conhecimento de sua magestade.

A proximidade da terra, em que a esquadra, favorecida pelo vento, dobrou o cabo da Praia, e a neblina e aguaceiro que n'aquella hora offascaram o horisonte, encobriu aos defensores da villa da Praia todo o movimento da esquadra immiga; e só pelas onze horas da manhã, em que as nevoas se dissiparam e o vento serenou, descobriram a nau immiga que fazia a vanguarda da esquadra, e isto ao tempo em que já entrava a bahia aproada á terra, e seguida por todos os navios da esquadra, á excepção de uma corveta, deixada em frente do porto de Angra.

O forte denominado do Porto rompeu o fogo, e este los togo respondido por uma handa da nau, e mais vasos da esquadra, a qual, continuando o seu movimento, penetrou al conde o fundo the permittia; lançou ferro, colheu o panno. continuou sem interrupção a mais vigorosa canhonada.

O forte do Porto, commandado pelo alferes de infanterante. 3. Simão de Albuquerque, proseguindo no seu fogo como maior acerto, emquanto o inimigo trovejava com pouca fructo sobre as nossas baterias e trincheiras, fez logo na nacero consideraveis avarias, partindo-lhe o pau da retranca e parte do tombaddho, e ferindo muita gente a bordo.

For, porém, em vão que o inimigo, com o fogo aturado de centos de canhões, pretendeu aterrar os voluntarios da enhora D. Maria II, que sós ainda, em tão ardua crise, se ichavam atacados com tanta celeridade e violencia. A sua itenção tixou-se sobre toda a linha que lhes estava confiada, esperaram com aquelle sangue frio e subordinação, que co-ceterisa os verdadeiros militares, e que honra os mais agueridos, o desenvolvimento da operação do desembarque.

Pelas quatro horas da tarde, sem que o fogo de bordo lescontinuasse um só momento, o inimigo, lançando uma commo de tropas nas lanchas, acommetten com rapidez e denodo a ponta aonde existe o forte do Espirito Santo, e aonde ama accumulação de penedos de basalto, e grossos montões de tava rolada, formam uma estreita assentada na base de uma escarpa de pedra quasi vertical

O major Menezes mandou immediatamente uma parte dos seus voluntarios a supportar este ponto, reunindo-se à força que do districto immediato se postára junto á base do forte; estes valentes militares, debaixo do fogo das baterias de bordo, e da metralha de duas canhoneiras que protegiam o desembarque, começaram uma tão viva e tão bem dirigida fuzdaria, que conseguiram fazer retroceder alguns dos escaleres, todos terrivelmente estragados; a maior parte, porém, da força inimiga, arrojando-se atrevidamente a todo o risco sobre os penedos, e trepando ao forte do Espirito Santo, que 14 se achava evacuado, conseguiu lançar alguns homens no interior do mesmo forte, emquanto outros poucos mais longe "ouseguiram trepar a escarpa. Era este o projecto do inimi-40, que pretendia assenhorear-se do forte e da crista da rucha, occupar com a sua força as altura da nossa esquerda, alim de proteger as suas operações ulteriores; porém, o vabr dos voluntarios mallogrou este plano; porquanto, trepando rapidamente ao cume que domina o forte, saltando <sup>n ello</sup> à baioneta, e desalojando os inimigos, os precipitaram cobre es rochedos em que tinham desembarcado, e guarnecerama a crista da escarpa.

🐧 🖭 ste tempo o inimigo, acossado em parte pela fuzilaria

matadora, que chovia sobre as lanchas, e em parte com o fim de lançar uma segunda columna contra o flanco direito da nossa linha, retirou as lanchas para bordo, o que deixon a sua primeira força, composta da flor das suas tropas, e quasi totalmente formada de granadeiros e caçadores, entre o abysmo do mar e uma escarpa impraticavel, guarnecida no cume por uma activa fuzilaria. N'este tempo já a columna central, que eu tinha feito marchar ao primeiro indicio do ataque, depois de percorrer uma extensão de estrada batida de flanco pelas baterias da nau e fragatas, entrava na villa da Praia, e já a primeira columna dos atacantes, privada dos seus commandantes, e de outros officiaes feridos mortalmente, acommettida por um chuveiro de balas, e isoladas na base da escarpa, se achava completamente rota e desalentada, e os soldados exasperados bradavam pelas lanchas para reembarcar-se; mas bradavam inutilmente, e continuavam a soffrer o continuo fogo dos nossos, emquanto os navios seu cessar faziam jogar a sua artilheria para a terra.

Seja-me permittido fixar a attenção de v. ex.ª sobre o espectaculo que se me apresentou, quando cheguei ao campoda batalha, espectaculo o mais bello que póde encontrar-seus guerra, e que talvez se não apresente em um só sobre mil combates. Os canhões da esquadra batiam por toda a parte a praia e collinas adjacentes, e os nossos fortins com um limitadissimo numero de canhões, servidos por artilheiros da costa, respondiam a centenares de bôcas de fogo que os alacavam, e no alto da escarpa a pequena linha de voluntarios desenvolvia simultaneamente o maximo valor e a mais sublime generosidade.

Os atacantes, abandonados sobre os rochedos, não podendo, nem estender-se, nem escapar-se, e persuadidos que nóimitando as ordens por elles recebidas lhes negariamos quartel, estavam reduzidos à exasperação; os mais audazes fazianfogo para o cume da barreira, e em breve feridos occultavam-se entre as penhas, que o mar vinha pouco a pouco invadando, porque a maré estava na força da enchente: os mais fracos occultavam-se nas lapas. Este horroroso estado de inlizes, pela maior parte arrastados ali pela violencia e tyranta do usurpador, commoveu os generosos voluntarios; e endo nos individuos vencidos um bando de victimas miseaveis, bradavam-lhes do alto da escarpa que não fizesse e ocupados; e alguns ligados com cordas, estendendo-as ao longo la escarpa, outros descalçando-se e descendo assim pelos penhascos, davam as mãos e tiravam do abysmo os inimizos, que effectivamente largavam as armas, sem que os perfurbasse, nem o fogo dos canhões e dos mosquetes, nem a metralha de um brigue, que fazia fogo sobre a véla; e conduzindo os prisioneiros assim feitos á villa da Praia, voavam de novo ao fogo, muitos ligando com lenços rasgados mais de uma ferida recebida.

logo que a columna central penetron no campo da batalta, liz avançar duas companhias do quinto batalhão de cacadores para supportarem na esquerda os voluntarios, estendro resto da força no lado direito da bahia, contra o qual
o mimigo dispunha o seu segundo ataque. Com effeito, mal
as minhas disposições estavam tomadas, quando, a abrigo
da nau e fragatas, se embarcava uma segunda columna, e as
lanctas, desenvolvendo-se successivamente, ameaçavam a
hossa direita; mas tendo o primeiro tiro de artilheria de
campanha da bateria, do commando do capitão Villarinho,
toltado a primeira lancha e as seguintes, confundida toda a
linha, as lanchas retrocederam, e cobriram-se com a uau ao
som dos gritos de victoria de toda a nossa linha triumphante.

Chegava então o resto da minha artilheria, e os obuzes que a difficuldade das estradas tinham demorado; e a primeira granada por elles tançada ameaçou a esquadra de um aovo perigo. Era, porém, já noite, e a maré estava em preamar, e a nau que tinha no baixamar tocado no fundo, flutuava de novo; a calma que reinava no decurso da tarde foi substituida por uma leve viração. Então a nau commandante, tento mallogrado o ataque sobre a nossa direita, abandonando completamente a flor das suas tropas, com que atarara a nossa esquerda, fez signaes ao restante da esquadra,

e os navios, cortando apressadamente as amarras, surgiram fóra da barra e fizeram-se ao mar, o que de certo não conseguiriam todos, se o tempo me tivesse permittido trazer as baterias da praça maior numero de peças de grosso calibre, on se os obuzes tivessem chegado mais cedo.

O inimigo perden n'este dia toda a força com que atacon a nossa esquerda, e que avalio, segundo o que observer, e o depoimento dos prisioneiros, em 800 a 1:000 homens, dos quaes 388 foram feitos prisioneiros, e o restante pela maior parte morto sobre as rochas e afogado, como se vê do grande numero de cadaveres que já tem vindo á costa. Ali morreram varios officiaes, entre elles o tenente coronel Azereda commandante em segundo da expedição, e commandante 🛝 😹 primeira brigada, e o major D. Gil Ennes da Costa. O perimeiro d'estes officiaes, mortalmente ferido, foi ainda test emunha do complemento da nossa victoria, mas expircapoucos momentos depois, manifestando o seu espanto pe-la generosidade com que via tratar os seus camaradas. Ab 🖘 🕩 donou o inimigo igualmente n'este ponto as tres canhoner 🖚 com que tinha protegido o desembarque; a perda que sol fren a segunda columna de desembarque deve ter sido ca 🎟 siderabilissima, pela impossibilidade de salvar a gente 📢 🗥 lanchas voltadas e quebradas. Finalmente, soube dos presioneiros que tinham tido muita gente ferida a bordo, e en tre outros o tenente coronel Doutel, commandante da segunda brigada, o qual foi ferido por um estilhaço do pau da retratica, roto na nau. Pedaços de lanchas quebradas, alguns barcos abandonados, cadaveres em grande numero estão sendo arrojados pelo mar em toda a costa da bahia da villa da Praia, e nas adjacentes. A nossa perda consistin em 9 bor mens mortos, inclusos 3 officiaes, e 25 feridos, como v. exmais circumstanciadamente verá no mappa que remetto.

Tal foi, ill. not e ex. no sr., para nos o glorioso e transcendente resultado, que os inimigos do throno de sua mage stade tiraram da sua primeira e provavelmente ultima tens a tiva contra este baluarte da fidelidade.

Toda a guarnição d'esta ilha, officiaes e soldados de tod 🚄

orroas, se portaram, segundo as posições em que se achaim, como compria aos defensores da mais santa e generosausa. A principal gloria, porém, d'este dia pertenceu ao orpo de voluntarios da senhora D. Maria II. A narração sacta do seu comportamento, que acabo de submetter a ex.ª, é o seu elogio; e quando factos taes proclamam a toria de um corpo, todas as expressões são fracas e infetures ao merecimento.

O tenente D. Antonio de Mello, men ajudante de ordens, que envio a v. ex.", e que recommendo á benevolencia de ma magestade, terá a honra de pór aos pés da mesma augusta senhora os votos de amor e submissão d'esta guarnição, e informará a v. ex." das particularidades que me é imposível inserir na presente narração.

Extracto de um outro officio do conde de Villa Flor para o marquez de Palmella

bepois do día 44 de agosto a esquadra inimiga, que não bello derxado de observar, se amarou consideravelmente, e tenom a corveta que tinha deixado em observação defronte de Angra. Tem-se visto passar differentes barcos na direcção de S. Jorge. Não reputo provavel um segundo ataque: 1.º., porque o inimigo perden perto de metade da sua força, e desta toda a de plena confiança; 2.º, porque tem feridos on mortos os seus principaes officiaes; 3.º, porque os navios receberam consideraveis avarias. Comtudo, eston prompto para os receber em qualquer ponto, e posso dizer a v. ex.º que o faço agora com quasi a certeza da victoria. = Conde de Villa Flor

Proclamação do conde de Villa Flor, dirigida aos habitantes das ilbas dos Açores, depois da derrota da expedição miguelista na batalha da villa da Praia

No dia 11 de agosto a esquadra, roubada ao serviço de sua magestade a rainha pelo usurpador da corôa de Portugal, e as tropas por elle seduzidas e violentadas para auxiliarem a rebellião, tendo-se atrevido a atacar a ilha Terceira, foram completamente repellidas, rotas e desbaratadas. A maior e melhor parte da sua força, ou morreu afogada nos mares, e ferida sobre as rochas, ou depondo as armas, caiu em poder dos defensores do throno e das leis.

A esquadra fugitiva apenas deixou alguns navios em frente d'esta ilha, os quaes todos os dias diminuem em numero, que o inverno proximo afugentará completamente. É este momento, povos opprimidos d'estas ilhas, de mostrardes vossos leaes sentimentos, de rasgar os documentos da vos infamia, e de proclamardes o legitimo governo da nossa ad rada rainha, que a todos vos olha como filhos, que preten de pela docura e justiça reunir sob o sen sceptro paternal.

Executando, como governador e capitão general d'es Lailhas, suas piedosas e clementes intenções, eu fiz ponpar a vida a quantos deposeram as armas, e a humanidade e a clemencia coroaram a victoria. Os infelizes habitantes d'estas ilhas, que arrastados pelo tyranno cairam em men poder, em segnindo as clementes ordens de sua magestade, os restitue às suas familias e à liberdade. D'elles saliereis, habitantes dos Açores, a differença que existe entre o regimen feroz da usurpação e o mando paternal e sagrado da legitima rainha-Elles vos pintarão qual a paz interna, e a força respeitavel de que gosam os povos da Terceira para sua ventura e defensa, e então conhecereis quanto vos interessa a umão prompta aos defensores da fidelidade. No emtanto, habitantes das ilhas, contae que as relações comvosco, longe de serem prohibidas, serão francas e leaes, as vossas embarcações serão recebidas e protegidas nos portos d'esta ilha, 🐠 🖻 vossos generos serão empregados e trocados n'este mercado - protecção de sua magestade se estenderá sobre vós, semque hyres e desenganados a solicitardes.

Palacio do governo em Angra, 26 de agosto de 1820. = onde de Villa Flor.

#### DOCUMENTO N.º 224

(Citado a pag. 358)

Maria dirigido pelo marquex de Palmella e José Antonio Guerreiro an imperador D. Pedro, por não poder ter já logar a sua resolução de reassumir a corda portugueza, depois de haver confirmado a sua abdicação, quando já sabedor da traiçocira conducta de seu irmão em Portugal

Londres, 25 de abril de 1829.

Sembor! -- Em data de 15 do mez corrente tive a honra de escrever a vossa magestade, dando-lhe parte da minha degada à Europa, e do estado em que achei os negocios de Portugal, e opinião que d'elles formei, à vista dos copiosos extarecimentos que recebi. Hoje um dever mais arduo, porun anda mais importante, me obriga a fallar a vossa madesinde sobre o mesmo assumpto, porèm em diverso sentila sempre com aquella pureza de intenções, e com a franmeza da verdade, que todo o subdito leal e verdadeiramente relasa deve a um soberano tão glorioso e tão magnanimo.

A vigorosa resolução que vossa magestade tomon de re-Issumir a coróa portugueza, por haverem caducado as condições da sua abdicação, e por ser fundado em falsa causa "decreto de 3 de março do anno passado, era em si mesma fundada em direito incontestavel; porém, infelizmente achase em contradicção com actos mui recentes, emanados do avemo de vossa magestade, cuja natureza torna inexequiiels todos os decretos de que eu fui portador.

Por uma nota de 9 de outubro do anno passado, dirigida <sup>a lodo o</sup> corpo diplomatico pelo ministro de vossa magestade em Londres, foi communicado a todos os governos que vossa magestade, não obstante todos os acontecimentos passal em Portugal, e sem embargo da difficuldade que, movi por aquelles mesmos acontecimentos, os ministros de ve magestade na Europa haviam tido de notificar ás côrtes a gas o decreto de 3 de março, queria todavia que este fovatioso, como tal o reputava e reconhecia a senhora D. Vria II por e como rainha reinante de Portugal. Uma tal comunicação, da qual incluo aqui a copia, presuppõe a ratifição com inteiro conhecimento de causa d'aquelle decreto pretender-se agora annullal-o é contrario a este ultimo a cessa de ser fundado em bom direito, e dá aos gabinetes ropeus boa occasião de se queixarem de ser ludibriado até de se opporem por quaesquer meios á execução de acto, que sómente podia ter effeito, estando fóra do alca de toda a objecção bem fundada.

Estas e outras rasões foram mui seria e madurame ponderadas entre mim e os marquezes de Barbacena e Palmella, e unanimemente concordámos em que em ocrade tanta transcendencia, para obedecermos ás verdade intenções de vossa magestade, era forçoso que nos abstir semos da litteral observancia das suas ordens, e n'esta e formidade passámos a indagar qual seria o meio mais le e mais seguro para chegarmos ao fim que vossa magesta se propoz.

As rasões que ficam expostas, as outras que se podem duzir da proclamação, que vossa magestade dirigiu aos petuguezes, já depois da insurreição do Porto, e o facto de estar a senhora D. Maria II recebida e reconhecida por el de Inglaterra como rainha reinante, e como tal tacitamen reconhecida pelos outros governos, tanto assim que n'el qualidade vem seu real nome lançado no almanach real de França para o anno corrente; todas estas considerações ne convenceram da necessidade de adoptarmos por base fi cosa a continuação da qualidade de rainha reinante na enhora D. Maria II, e como esta augusta senhora, apesar esta menoridade, tem em si radicada a plenitude do pod real, n'ella devem residir todas as attribuições e faculdad

necessarias para se remediarem os males que affligem Portugal, e que nem podem ser remediados pela intervenção las camaras, que não existem, nem pela applicação das leis lo direito publico portuguez, por estarem de facto todas conmodidas e transtornadas pela obra da usurpação.

Verdade seja que a senhora D. Maria II é menor e impuere, segundo o direito civil; porém, em Portugal não ha lei nguma que marque idade para os soberanos serem havidos or puberes, e sua magestade fidelissima tem já bastante desenvolvimento das faculdades intellectuaes para sober o que obra; a falta do idade póde ser supprida pela outorga e aurtoridade de seu augusto pae e tutor, e a sua falta de expenencia póde ser remediada pela assistencia e conselho de um plenipotenciario de seu augusto tutor. Sua magestade por este meio não pôde governar, mas pôde (o que é muito diverso) nomear uma regencia que governe em seu real nome. Por este modo em França, por morte de el-rei Henrique IV e de el-rei Luiz XIII, seus successores, não obstante suas Muras idades, foram ao parlamento de Paris, e ahi approvaam e confirmaram a nomeação de regentes para o reino, a historia de Inglaterra offerece exemplos muito analogos, e in diplomacia e no direito das gentes positivo estes precedelles são de poderoso argumento.

O marquez de Barbacena exigiu que se redigissem projedos dos actos necessarios para esta transacção, e em consequencia redigi: t.°, um decreto motivado, pelo qual vossa
magestade, como tutor da senhora D. Maria II. a auctorisa
para a creação, nomeação e regulação de uma regencia, que
em seu real nome haja de governar os reinos de Portugal e
Algarves, e seus dominios; 2.°, plenos poderes ao marquez
para no acto d'aquella creação, nomeação e regulação assistir e dirigir sua magestade, e especialmente auctorisar em
nome de vossa magestade o que ali se obrar para aquelle
tim: 3.°, finalmente, uma carta de gabinete, participando a
cada um dos soberanos da Europa a resolução de vossa mapara tutoria de pedindo-lhes o reconhecimento do novo governo.
Será para mim grande ventura que vossa magestade se digne

approvar, mandar expedir e assignar estes actos tão importantes.

Se a regencia assim creada vier a faltar, póde crear outra pelos mesmos meios, e vossa magestade conservando junto a ella constantemente um embaixador, ou agente diplomatico, homem virtuoso, de firme caracter, e sobretudo zeloso do serviço de vossa magestade, exigindo ser informado regularmente da marcha dos negocios, e não abandonando pamais uma causa, que por tantos títulos é sua, não tem que temer abusos, nem prevaricação de uma regencia, cujos membros derivam toda a força presente, e todas as futuras esperanças da vontade da soberana, que está debaixo da tutela e guarda de vossa magestade.

Sendo o tempo o mais importante elemento de acção, perder algum n'esta importante occasião seria atraiçoar a confiança de vossa magestade e a causa da senhora D. Maria II. e por isso logo que se hajam alcançado os meios pecuniarios indispensaveis, a regencia vae partir para a ilha Terceira, para ali estabelecer o centro da emigração e das futuras operações, providenciando desde logo o que for mais urgente, esperando porém que cheguem os diplomas assignades por vossa magestade, para com a sua publicação se dar a saber a origem e extensão dos poderes da mesma regencia.

O marquez de Palmella, unanime commigo em intenções e em opinião, assigna esta carta, e ambos pedimos a vossa magestade que nos conceda a honra de beijarmos a sua augusta mão, e de renovarmos os protestos da nossa constante e inabalavel fidelidade.

Deus guarde a vossa magestade. Marquez de Palmella — José Antonio Guerreiro.

# DOCUMENTO N.º 225

(Citado a pag. 350)

Decreto de 15 de junho de 1829, pelo qual D. Pedro nomeon a regencia que em 15 de março de 1830 se foi installar na ilha Terceira para dirigir os negocios da emigração

Havendo eu, pelo meu real decreto de 3 de março do anno proximo passado ordenado que os reinos de Portugal e Algarves, e seus dominios, fossem governados em nome da minha muito amada e querida filha, D. Maria II, já anteriormente sua ramba (na fórma da carta constitucional, por mim ·lada para aquella monarchia, e ali jurada pelo clero, nobreza e povo), declarando en muito expressamente ser chegado o tempo, que em minha alta sabedoría havia marcado para completar a minha abdicação á coróa portugueza, e não pretender ter mais direito algum à mesma coròa e seus domimos; aconteceu que o infante D. Miguel, meu irmão e meu togar-tenente, e regente d'aquelles reinos, a quem a execução e publicação do meu decreto de 3 de março era commettida, mão someote o não publicou, nem cumpriu, mas com manifesto abuso da minha confiança, e com quebra não menos mamfesta da obediencia e fidelidade, que do modo mais publico e formal, repetidas vezes me havia promettido e jurado como a seu rei e legitimo soberano, e outrosim contra o expresso e formal reconhecimento, que havia feito da sobredita minha muito amada e querida filha, D. Maria II, como rainha reinante por minha abdicação, cem a qual n'essa reconhecida qualidade havia contrahido solemnes esponsaes, se alevantou com os mesmos reinos, chamando-se, e fazendo-se chamar rei e senhor d'elles, com os quaes factos aniquilon o titulo da logar-tenencia e regencia d'aquelles reinos, que en n'elle havia delegado, usurpon uma coròa, que por nenhum titulo lhe pertence, e destruiu de facto as instituirões emanadas do men soberano e legitimo poder, para promover e assegurar a grandeza e a prosperidade d'aquelles

reinos, as quaes elle proprio à face da Europa havia jural fielmente guardar e fazer guardar.

De todos estes acontecimentos, succedidos depois do me real decreto de 3 de março do anno proximo passado, to resultado com todos os males, que actualmente opprimemente reinos de Portugal, Algarves e seus dominios, as outras nestissimas consequencias de se acharem os mesmos reinos em governo algum legitimo para os reger e administrar, ticar sem publicação e sem execução o sobredito decreto 3 de março, emanado do men real, legitimo e reconhecipoder, e de estarem os direitos da minha muito amadquerida filha sem auctoridade que os proteja e defenda, es faça reconhecer e respeitar.

E como não haja no direito publico portuguez lei algue que seja applicavel no presente caso, acompanhado de cli cumstancias tão extraordinarias como imprevistas, nem ba em Portugal governo algum, que para supprir com fontal legislativas esta omissão, possa legitimamente convocar un nova camara de deputados, e de novo organisar a camara dos pares, hoje quasi extincta pela voluntaria renuncia d grande parte dos seus membros; sómente da minha mull amada e querida filha, D. Maria II, como legitima rainha el nante (supprindo eu, como seu tutor e natural protector. que falta em sua idade), póde sair o remedio para tão grad des males, para occorrer aos quaes ella é auctorisada pel grande miseria e oppressão em que se acliam os povos, qui a Divina Providencia conflou ao seu maternal cuidado, pel necessidade urgentissima de restituir os reinos de Portugal Algarve e seus dominios à communicação política das mal nações, de que os separou a usurpação; pelo natural e ini prescriptivel direito de defender contra todo o invasor, di de recuperar de qualquer usurpador a corôa, que por tão la gitimos, e por tão reconhecidos direitos é sua, e lhe perte ce; e finalmente, pelo exemplo do que em casos similha tes, ou analogos, tem sido praticado em outros estados d Europa.

Por todas estas rasões, na qualidade de tutor e natur

protector da sobredita minha muito amada e querida filha, b. Maria II: hei por bem crear e nomear uma regencia, que em seu real nome reja, governe e administre os reinos de Portugal, Algarves e seas dominios, e n'elles cumpra e faça publicar e cumprir o meu decreto de 3 de março do anno proximo passado, e faça outrosim reconhecer, respeitar e guardar os seus legitimos e inauferiveis direttos.

Esta regencia será composta de tres membros, os quaes elegerão um ministro e secretario d'estado, que sirva em todas as repartições dos negocios do mesmo estado, emquanto a real auctoridade da rainha reinante não for restabelecida va toda a monarchia, ou não for necessaria a separação d'eslas repartições. Os negocios serão decididos á pluralidade de tolos: e na falta ou impedimento de algum membro da regencia servirá por elle o ministro e secretario d'estado quande for um, e quando houver mais de um, aquelle que for uns antigo em data de nomeação; e sendo permanente a bila, ou impedimento, a regencia nomeară quem o deva substituir, não podendo todavia nomear pessoa que não titer, na data d'este decreto, o titulo do conselho da rainha lidelissima. A regencia prestará na sua primeira sessão o competente juramento, do qual se conservará um termo, assignado por todos os seus membros, no archivo da mesma regencia.

E para esta regencia nomeio o marquez de Palmella. do conselho d'estado da rainha reinante, o qual servirá de presidente; o conde de Villa Flor, par do reino; e o conselheiro Jose Autonio Guerreiro, que assim o tenham entendido e faram expedir os despachos necessarios para inteira execução d'este decreto. Palacio da imperial quinta da Boa Vista, aos 15 de junho de 1829. — Com a rubrica de sua magestade imperial.

Cumpra-se, registe-se e façam-se as participações competentes. Palacio do governo em Angra, em 15 de março de 1830. — Marquez de Palmella — Conde de Villa Flor — Jusé Antonio Guerreiro.

# DOCUMENTO N.º 226

(Citado a pag. 359)

Officio dirigido pelos regentes ao imperador D. Pedro, expondo-lhe a impossibilidade em que estavam de se poderem ir instattar na illa Terceira, emquanto se não dessem as providencias que d'elle re clamasam

Londres, 20 de junho de 1829.

Senhor! — Achando-se já reunidos em Londres os tres m-dividuos sobre os quaes recaíu, por determinação de vossa magestade, o encargo cada vez mais penoso de dirigir os esforços dos fieis portuguezes, e de defender a causa e os interesses da augusta filha de vossa magestade imperial, cumprimos com um indispensavel dever, participando a vossa magestade imperial que desde agora considerámos o conselho da regencia como virtualmente existente, pão obstante a impossibilidade em que nos achâmos de notificar a sua installação, ou de fazer em nome do mesmo conselho acto al gum publico e formal, emquanto vossa magestade se não degnar de decidir as questões, e de resolver as duvidas que dois d'entre nôs tiveram a houra de levar, em data de 25 de abril, à sua alta consideração.

A obediencia com que nos prestâmos entretanto a executar as suas augustas ordens, e o zêlo que naturalmente nos anima, não só pelo serviço da nossa soberana, mas tambem pela nossa patria e nação, não podem cegar-nos sobre as difficuldades que de dia em dia recrescem, a ponto quasi de obstruir todas as vias de salvação para onde lançâmos os olhos, nem tão pouco deixa cada um de nós de reconhecer sincera e plenamente a sua propria insufficiencia, para desempenhar en tempos tão críticos a commissão que sobre nós devolve quando se exigiria para seguir com esperança fundada de successo uma similhante empreza, alem dos talentos em mentes que não possuimos, e a confiança, senão da totaldade, ao menos do maior numero dos nossos compatriotas, o em

quaes, critados e divididos pela má fortuna, estão bem longe de convordarem na opinião que formam de qualquer dos individuos sobre quem podia recair a escolha de vossa magestade.

Ratificando, pois, o que o marquez de Palmella, e José Antonio Guerreiro, já tiveram a honra de representar a vossa magestade imperial, acrescentaremos agora todos tres as nossas ferventes supplicas para que vossa magestade imperial designe pessoas mais aptas e em melhores circumstancias do que nos, para comporem o conselho de regencia que vossa magestade mandou instaurar. Emquanto, porém, esta nossa supplica não póde ser attendida, não nos eximimos de empregar todos os nossos esforços no serviço da rainha nossa senhora, e ainda menos nos julgâmos dispensados de levar aos pês do throno de vossa magestade imperial a expressão veridica do estado dos negocios de Portugal, e a opinião que sobre elles podemos formar.

As duas camaras do parlamento inglez, e a camara dos deputados de França, acabam de receber successivamente as explicações, que ha muito tempo se esperavam dos seus respectivos governos, sobre a politica que estes gabinetes tiem seguido, e pretendem seguir a nosso respeito. Na camara dos communs de Inglaterra declarou mr. Peel, orgão do munisterio, que não obstante o acto de usurpação, commettido pelo senhor infante D. Miguel, o governo britannico se não considerava obrigado, nem se achava disposto a intervir com quebra da sua neutralidade na contenda actualmente existente ácerca da coróa de Portugal. Na camara franceza o ministro dos negocios estrangeiros, mr. Portalis, em um brere e envigmatico discurso que pronunciou, deixou pela primera vez adivinhar que os gabinetes europeus não se manbaham tão firmes no reconhecimento da legitimidade da senbora D. Maria II, que não admittissem a possibilidade de uma discussão de direitos entre ella e o seu contendor, acrescentando uma phrase ambigua sobre a determinação las potencias de manter a paz e de evitar as revoluções, o promilica que ainda mesmo fazendo votos para o restabelecimento em Portugal da ordem legitima, desejam ainda ma a conservação da paz. O duque de Wellington na camara do lords, depois de defender com bastante violencia e azedum a sua conducta, pelo que diz respeito à neutralidade qu pretende guardar, e ao attentado commettido nas aguas d itha Terceira, que pretendeu justificar com frivolos argumentos, disse que o unico meio que apparecia de reconcida as dissensões existentes entre os diversos membros da carde Bragança, era um compromisso entre os directos das dad partes, isto é, entre o direito de successão, que sempre tunksido reconhecido na Europa, de uma parte, e o directo que resulta do assento dos cortes de Portugal da outra.

N'esta graduação de revelações da política dos dois procipaes gabinetes da Europa reconhecerá vossa magestale imperial, sem que nos seja necessario apontal-as á sua alta penetração, as intenções até agora occultas, ou pelo menos tacitas, dos mesmos gabinetes. Reconhecerá sem duvida que ainda quando por algum tempo se mantenham interrompalas as relações diplomaticas com Portugal, não devemos conservar a menor esperança de um auxilio effectivo a favor da sembora D. Maria II por parte das potencias estrangeiras, nemesmo dos seus bons officios.

As noticias de Portugal são cada vez mais lutuosas. De pois das execuções, ou assassinatos do Porto, tem continuado o systema de tyrannia e de violencia com as numerosas vetir mas que gemem nas prisões, e annunciam-se à nação, cheo de terror, novos espectaculos tragicos; de taes noticias de ve se naturalmente inferir, que o descontentamento e a mi seria augmenta de dia em dia, e que entre os proprios por tuguezes até agora illudidos se desacredita, e so torna odios o governo levantado por uma facção pertida e egoista. Este sentimentos, porém, acham-se necessariamente sopeado pela acção poderosa do governo de facto, e não parece provavel, ao menos por agora, que sem um impulso externo nação abatida e desanimada ache em si mesma força sufficiente para se libertar do jugo.

Privados, portanto, da esperança de uma commoção espon

remos o apoio com que nos lisonjeavamos das potencias a Europa, ficâmos abandonados aos nossos, isto é, aos estros da leal guarnição que defende a ilha Terceira, auxiliados pelos subsidios até agora insufficientes que lhes têem sulo remettidas de Londres, e aos serviços que estiverem no raso de prestar 2:000 emigrados, pouco mais ou menos, que amida se acham na França, Belgica e Inglaterra, comprehendo individuos de todas as idades e de todas as classes.

Com estes fracos meios, assim mesmo ainda não devemos mitregar-nos ao desalento, porque a causa a que nos volámos e justa, os nossos motivos os mais puros, e o nosso proceder sento de todo o crime; porém, como a Providencia muitas wes tem permittido o triumpho temporario da injustiça, gorámos qual será a nossa sorte, e devemos candidamente infessar a vossa magestade imperial que o seu apoio firme, franco e effectivo nos parece indispensavel para a realisação les esperanças que ainda conservam os bons portuguezes. wando dizemos apoio effectivo, não se segue d'ahi a necesmade absoluta de que o Brazil faça a guerra a Portugal, so ista politica o desaconselha d'isso. Mas entende-se que vossa regestade imperial manifeste sem rebuço o interesse que ressariamente toma na causa de sua augusta filha, e se "plique para com os governos estrangeiros sobre este importante assumpto com aquella energia e decisão, que tanto agmentam o valor das palavras de um soberano, e que não pulem deixar de ser conformes aos intimos sentimentos do Vissa magestade imperial, menos ainda como pae da senho-12 D. Maria II. do que como rei e legislador que foi da nação Portugueza. O apoio que submissa e instantemente solicitámos de vossa magestade consiste sobretudo em nos não deivar apparecer à face do mundo inteiro como uns poucos do midviduos isolados e sem centro, sobre os quaes a calumnia ha recair os epithetos de facciosos e revolucionarios, por não se apresentarem até agora cobertas do respeitavel escudo. sastentado por um braço soberano, e porque se conservaram <sup>ale</sup> agora occultas as ordens expedidas por vossa magestade, e a approvação que vossa magestade se tem dignade conceder aos serviços de alguns d'elles, dando logar assima que os gabinetes da Europa considerem como actos espontaneos, e quasi de rebellião contra vossa magestade imperial, a execução fiel das suas ordens, e os maiores e mas continuos sacrificios ao serviço de sua augusta filha.

Da ilha Terceira não temos noticias ha mais de um mer. e n'este momento as esperámos com anciedade tanto maior. quanto se approxima a crise que deve decidir, ao menos por algum tempo, da sorte d'aquelle ultimo refugio da lealdade portugueza. As expedições, que com grando despeza e des usada actividade téem saido de Lisboa para os Açores, jáde positaram na ilha de S. Miguel um certo numero de tropas. e ficava a sair de Lisboa com a maior brevidade uma expedição maior, constando de doze embarcações de guerra de diversos lotes, e levando pouco mais ou menos 1:500 lo mens com provimento de munições de guerra. O plano que se tem formado parece evidentemente ser o de bloqueste bombear por mar a cidade de Angra, ao mesmo tempo que as tropas d'esta ultima expedição, reunidas com as de S. Mguel, tentarão effectivamente um desembarque na ilha. Pao resistir a este combinado ataque existem na ilha para cimi de 2:000 homens de guarnição, entrando n'este numero os batalhões de voluntarios e de officiaes que foram de Plymouth, e não ha duvida que esta força, se for bem dirigidavalendo-se da vantagem incalculavel que lhe resulta das fortificações existentes na ilha, e sobretudo da fortaleza de S. João Baptista, que se reputa quasi inexpugnavel, e que se acha provida de artilheria e petrechos, será sufficiente para repellir a aggressão.

Pede, porém, a responsabilidade que sobre nós recie, que declaremos que os habitantes da ilha téem manifestado pel maior parte disposições desfavoraveis ao governo, e que modo por que téem estado até agora organisado esse governo-não merece toda a confiança.

Portanto, estamos cheios do maior cuidado emquanto no não constar que o conde de Villa Flor, e os officiaes do estad

or que com elle sairam do Havre no dia 5 do corrente, ituaram o seu desembarque, augmentando-se ainda mais osso susto com a noticia da desgraça que hontem se recu de haver caído nas mãos dos cruzadores portuguezes navio em que se achava embarcado o benemerito e valomajor Bernardo de Sá, que se expoz, assim como o ade de Villa Flor e seus companheiros, ao maior de todos riscos, tentando forçar o bloqueio.

A vista do que acabamos de expor, facilmente reconhecera sa magestade imperial a que ponto se augmentam os nosembaraços, pela falta absoluta de embarcações armadas a as quaes se possa, se não adquirir a superioridade, ao enos manter sobretudo, se for duradouro, o cerco da cidade angra; e quanto ao auxilio de algumas embarcações brateiras, ou pelo menos a permissão de nos valer das fragaque ha tantos mezes estão ociosas em Falmouth, teria do util. Por este motivo nos atrevemos a pedir a vossa manistade imperial que, a titulo de venda, de emprestimo, ou aqualquer outra maneira, nos forneça as embarcações de cerra, que só assim podemos haver.

Terminaremos assegurando a vossa magestade imperial, se nos não temos descuidado de tentar todos os meios para per o emprestimo que vossa magestade imperial nos mansa contrahor, e sem o qual não será possivel sustentar, nem posmo a attitude que até aqui conservámos. Alguma esperança concebemos de que as nossas tentativas não sejam baladas, porém sobre isto nos reservámos a informar a vossa pagestade imperial, quando se realisem estas esperanças.

Mo meio de tantas e tamanhas adversidades, temos ao menos a ventura de poder assegurar a vossa magestade impetal, que a nossa amada e augusta soberana gosa da mais perfeita saude, e continúa a desenvolver de dia em dia as mais amaveis qualidades, tornando proveitosos os bem dirisidos disvelos das pessoas incumbidas da sua educação.

Por esta occasião não podemos refrear-nos de declarar a constemação que nos causa o receio da proxima partida de magestade fidelissima para o Brazil, a qual no momento

presente, quer se considere pelo que diz respeito à nação portugueza, quer aos gabinetes estrangeiros, não póde desar de ter em nossa humilde opinião as mais funestas consequencias.

A muito alta e muito poderosa pessoa de vossa magestado imperial guarde Deus muitos annos, como desejámos e havemos mister. — Marquez de Palmella — Marquez de Valença — José Antonio Guerreiro.

### DOCUMENTO N.º 226-A

(Citado a pag. 381)

Officio dirigido pelo marquez de Palmella, e os seus dois collegas regentes, ao marquez de Barbacena, pedindo-lho que exponha a D. Pedro a necessidade de resolver a materia contida n'este mesmo officio

Londres, 20 de agosto de 1829.

III.ººº e ex.ººº sr. — Achando-se tão proxima a partida de v. ex.\*, com quem unicamente nos entendiamos ácerca das prestações pecuniarias, que sua magestade o imperador subministrou para o serviço da rainha fidelissima, é indispensavelmente necessario que lhe apresentemos a exposição exacta da nossa situação a esse respeito, o que dividiremos em tres artigos, convem a saber: 1.º, a importancia dos subsidios e despezas que se estão devendo até ao fim da s mez corrente; 2.º, o calculo o mais modico do que se neces sita mensalmente para enviar à ilha Terceira, para sustentar ainda que mesquinhamente, o que resta do corpo diploma tico portuguez, e para não deixar morrer de fome os emêgrados; 3.º, o projecto de um emprestimo garantido pele governo do Brazil, como sendo o unico meio que se no: apresenta para tentar, com alguma esperança de successoa restauração do throno da senhora D. Maria II-

Ad primum. A presença de v. ex. a afiança sufficientemente

o pagamento da divida atrazada, a qual, ainda que nunca fosse officialmente reconhecida por v. ex.2, não deixa comtudo de ser por nós considerada como sagrada, tanto mais, quanto è maior a miseria dos credores. Agora, porém, que sua magestade fidelissima infelizmente se retira, e que não ha na Europa quem se interesse como v. ex.ª nos negocios da mesma senhora, è innegavel que a maior parte dos emigrados vão cair no maior abatimento, e que o modo unico efficaz de os convencer de que sua magestade o imperador continúa a proteger a causa de sua filha, seria pagar-lhes em dia o tenue subsidio que recebem para a sua sustentação. Juntâmos a esta carta, debaixo do n.º 1, o extracto da divida atrazada, com indicação das suas differentes origens. Sentimos mais do que v. ex. a o pode sentir, que ella monte i somma consideravel de 44:500 libras esterlinas; e o unico meio que nos occorre como adoptavel nas actuaes circumstancias para a extincção d'esta divida, é o de se lhe applicarem consignações mensaes, inteiramente independentes do que v. ex.ª nos deixar para as despezas correntes.

Ad secundum. Dois objectos ha que diligenciar, a saher: a conservação do presente estado de cousas, e o emprego de meios conducentes para se restaurar o throno legitimo, e nenhuma d'ellas se consegue sem meios pecuniarios. Para restaurar o throno legitimo é necessario armar uma força maval, empregar offensivamente a gente que temos, suscitar insurreições em Portugal, fornecer armas e munições aonde convier, e entreter em toda a parte correspondencias activas. Nada d'isto se tem feito, nem se póde fazer, emquanto não estiver installado um governo legitimo, que possa apparecer em publico, e que tenha os meios pecuniarios proporcionados a grandeza da empreza. Se v. ex.\* não podér fornecer estes meios desde já, não deixará todavia de reconhecer, que " forçoso que nos deixe providenciados aquelles, que são indispensaveis para os tres fins indicados no principio d'este officio. A menor somma com que se póde satisfazer esta despeza, contando com a mais severa economia em todos os ramos d'ella, é de 8:000 libras esterlinas em cada mez; e como

estas apenas poderão chegar para o sobredito objecto, ne deve esperar-se que d'ellas se possa applicar alguma parce a quaesquer despezas, que hajam de resultar de occorrenciamprevistas. Para conhecimento de v. ex.4 diremos, sómet em grosso, que o nosso calculo está baseado, pouco mais menos, sobre as seguintes applicações: 4:000 libras est linas á ilha Terceira, 2:000 libras estertinas para o corpo dipinatico: total, 8:000 libras estertinas.

Esperámos firmemente que v. ex.4 nos deixará segura sobredita mezada (sem a qual não podemos aceitar respo sabilidade nenhuma), ao menos pelo espaço de tempo qui necessario para recebermos as ordens, que sua magestad imperador nos enviar depois da chegada de v. ex.ª ao Rio Janeiro. O calculo prudente que se costuma fazer em sin lhantes casos é de cinco mezes pelo menos, mas tratando de uma resolução, que exige alguns dias para se tomar. nhecerá v. ex.ª a absoluta necessidade de nos deixar prodenciada a despeza de seis mezes. No caso, pois, de c v. ex.ª careça de meios promptos para a totalidade dos dil mezes, assim como para a totalidade do objecto indicado i artigo 1.º, occorre-nos que não seria talvez impossívet o obli sobre a responsabilidade pessoal de sua magestade o imp rador uma limitada quantia de dinheiro na praga de Londre posto que esta difficil negociação não possa concluir-se tão breve espaço de tempo, quanto resta antes da partida ( v. ex. Rogâmos, portanto, a v. ex. que deixe alguma pe soa da sua confiança munida da sua assignatura para pode com as condições que v. ex.ª deixar declaradas, garantir, e nome de sua magestade o imperador, um emprestimo qui não exceda 50:000 libras esterlinas.

Ad tertium. É evidente que sem uma quantia considerave applicavel à guerra, que se deve fazer ao senhor infant. D. Miguel, nada podemos fazer que seja verdadeirament efficaz, e assim o reconheceu sua magestade o imperado impondo como condição sine qua non para a installação uma regencia o conseguir-se um emprestimo de 4.000:00

atras esterimas. Já dissemos a sua magestade imperial, e agora a v. ex.º temos a honra de o repetir, que foram baldadas todas as tentativas, que praticámos para conseguir um tal emprestimo, e que estamos perfeitamente desenganados da sua impossibilidade, ainda mesmo quando se podesse offerecer a garantia individual de sua magestade o imperador. Vimo-nos, portanto, forçados, como v. ex.º bem sabe, a adoptar o unico recurso que nos offerecia, concluindo o emprestimo, cujo original agora entregámos a v. ex.º, pedado que o apresente a sua magestade o imperador, e solicite a sua ratificação.

Este contrato que v. ex.4 se prestou a assignar tambem, sub spe rati, è feito debaixo da condição de ser garantido pelo governo do Brazil pela quantia de 500:000 libras esterlibras, com a faculdade de se elevar, se se quizer, à somma de 1.000:000 libras esterlibras; e estipula-se em um dos seus arigos que ficará à opção dos metuarios o tomar a dita quanta por conta do Brazil, sem se fazer nas apolices menção do poverno de Portugal, e que sem alterar em nada a essencia do negocio, o simplifica talvez na fórma, e torna na opinião dos mutuantes mais facil a venda e a circulação das apolices.

Julgamos, e v. cx.\*, como entendido d'estas materias, poleia avaltar os fundamentos da nossa opinião, que as conditões d'este emprestimo são nas actuaes circumstancias as mas vantajosas que podram obter-se.

Uma vez que sua magestade imperial seja servido obri847-se debaixo de uma das duas fórmas indicadas ao pagamento dos juros e amortisação d'este emprestimo, terá com
250 um meio mais facil e simples de prestar efficaz auxilio
à causa de sua augusta filha, sem que fique onerado de
10 nenhuma fórma o governo do Brazil, que em tal caso não
11 fara mais do que pagar de uma vez a sua magestade fide11 fissima a totalidade da somma, que ainda resta em virtude
12 do artigo 1.º da convenção de 19 de agosto de 1825; e jun12 junente com este officio offerecemos a v. ex.ª, marcado
13 com o nºº 2, um projecto de convenção, que entre o go15 juneros imperial e o que se installar em nome da senhora
16 poc.

D. Maria II deve ser assignado, quando esta transacção pecuniaria se concluir.

Depois de termos exposto a v. ex.ª quanto nos occorre dizer-lhe de mais essencial sobre os tres pontos, que nos pro pozemos desenvolver n'este officio, não podemos deixar. coherentemente com o nosso dever, de fazer a seguinte declaração formal, pedindo a v. ex.º que a leve em nosso nome ao conhecimento de sua magestade o imperador, e que solcite para ella a mais séria attenção, e o acolhimento do mesmo senhor. A clausula da convenção de 1825, pela qual o Brazil se obrigou a satisfazer o emprestimo portuguez de 1823, não liga por maneira nenhuma o governo do Brazil com os crédores do dito emprestimo, os quaes nem auctorisaram, nem assignaram, nem approvaram aquella convenção, e por consequencia não adquiriram em virtude d'ella direito algum. Este ajuste, portanto, só liga mutuamente os dois governos, e lhes deixa a plena faculdade de o rescindirem, ou alterarem sempre que assim o queiram.

Escusado é entrar em maiores explicações, dirigindo-nos a v. ex.\*, que a fundo conhece este negocio, e limitar-noshemos, portanto, a declarar, em nome da senhora D. Maria II. a opposição official que fazemos, não só a que sejam pagaaos crédores do emprestimo de 1823, mas a que sejam depositadas pelo governo do Brazil, para terem essa applicação de futuro quaesquer quantias de dinheiro, por ser indubiavel que, sendo a senhora D. Maria II rainha legitima de Portugal, e estando como tal reconhecida por sua magestade" imperador, só a ella, ou a seu pró, devem ser effeituados os pagamentos de todas as quantias estipuladas na convenção de 1825, sendo certo que o governo do Brazil nunca effertuon pagamento algum aos credores do emprestimo de 1823. e se limitou até ao presente a dar ao legitimo governo de Portugal a somma annual necessaria para pagamento dos juros e amortisação progressiva do capital.

Deus guarde a v. ex.º—III.ºº e ex.º sr. marquez de Barbacena. — Marquez de Palmella — Marquez de Valença — Jose Antonio Guerreiro.

# DOCUMENTO N.º 226-B

(Catado a pag. 391)

Mirio do embaixador hespanhol em Londres, D. Francisco de Zea Bermudez, dirigido em 17 de fevereiro de 1830 ao conde de Montealegre, ministro da mesma nação em Lisboa, participando-lhe o que tinha passado com ford Aberdeen e o duque de Wellington, árerea do reconhecimento do infante D. Miguel

He tenido estes dias varias conferencias con lord Aberleen, y con arreglo à las órdenes recebidas de la corte, todo mi conato se ha dirigido à repetirle las mas vivas y encarecilas instancias sobre el reconocimiento de su majestad fidelisima por la Inglaterra. Las respuestas de este ministro han ido tomando progresivamente un caracter mas decidido, y ha acabado por insistir mas eficasmente que nunca en que conviene, y aun es necesario, si su majestad fidelisima quiere facilitar à la Inglaterra los medios de accelerar la epoca de su reconocimiento, que se decida a conceder amnislia à los portugueses comprometidos en causas políticas, sin rategorias exceptuadas, ni exclusion de individuo alguno. A esto le repliqué que talvez el proximo paquete de Lisboa nos traeria un indulto sobre las bases que V. E. me ha insinuado, las cuales no fueron consideradas inadmisibles por el mismi (lord Aberdeen), con tal que el numero de las per-"Onas exceptuadas fuese reducido; pero este ministro desratio mi observacion diciendome, que las demoras del gohiemo portugués han dado cabida á nuevas complicaciones de acontecimentos graves que, antecipandose á resolución de u majestad fidelisima, son causa de que se haya convertido, la que antes hubiera sido providencia util y oportuna para les circunstancias existentes entonces en providencia de poco ralor è insignificante para lus que han sobrevenido de resultar de las noticias recebidas ultimamente del Brazil; que por lo tanto, si en efecto llegaba una amnistia en los terminos que

yo le anunciaba, seria de indispensable necesidad acona à su majestad fidelisima, que expediese segunda amni tan amplia, que no comprendiese excepcion alguna.

Habiendole yo observado que esto me parecia imposto porque ese gobierno no tenia suficiente fuerza moral i hacerlo sin la immediata perspectiva del reconocimiento su majestad fidelisma por los obstaculos que le oponde exasperacion de sus pueblos contra los rebeldes pertini me contestó que no seria esta una dificultad insupera porque, aun que la leccaterra persiste en el proposito fide no hacer de este seta de demencia una condicion al renocimiento. Se realiza o paramos entendernos para lo uno fuera sourair no correa per lo outro.

Local Atomicon de bodo tendora en sustancia esta úlmorescora a « ventrora de Asseca, segundo el mismo conde un la della.

door n' Colmicton, y serverable les selules y mui door n' Colmicton, y serverable les selules y mui door n' Colmicton, y serverable les selules y mui door n' Colmicton, y serverable les despaches del exeme entrance en para pedir que la linglaterra no retarde en reconocimiento, traté de hacer que pier me anuncia con las excepciones que est galarmo retermasables sobre la que el conde de Aberd entra resto es, una anunctia general ra toda la ranchea.

 D. Maria de la Gloria como reyna à consequencia de la abdiración de su padre; y que esta fatal obsecasion de la corte de Lishoa era la causa principal de haberse embrollado tanto este asunto, siendo tal la gravidad de las intensas complicaciones que presenta en el dia, que ya las anteriores combinaciones no son bastante poderosas à desvanecer los obstaculas que entarpecen su feliz conclusion.

Las últimas noticias do Rio de Janeiro, proseguió este primer ministro, y la llegada à Londres de un tal Mascareñas lonas de Assis), con despachos para los depositarios de la contanza de D. Fedro, no dejan duda alguna de que se trata de establecer immediatamente en la isla Tercera una regenoa, o gobierno à nombre de D. Maria de la Gloria, para que dede ali se proceda a poner en pratica, con los auxilios pemuarios, que de un modo, ó de otro, poderan ciertamente Poporcionarse aqui, y con los refuerzos de tropas y marina que fueren llegando de Rio de Janeiro, el plan de operacioses, que meditan contra Portugal y sus posesiones ultramamas. Ligada, como se halla la Inglaterra com D. Pedro y O. Maria de la Gloria, y obligada por sus empeños anteriores marchar en este negocio de acuerdo con otras potencias, ho tendrá arbitrio para estorbar estas tentativas, si el señor D. Miguel no se resuelve prontamente à franquearle el único cumo que queda ya para hacerle con decoro, y con la breredad que exige la urgencia de las circunstancias. Este solo consiste en la concesion sin perdida de tiempo de una amnisfut general a favor de todos los portugueses comprometidos en la causa de D. Maria, de la Gloria sin excepcion de persona ahnma, sea el que fuere el grado de culpabilidad atribuido, dun que señalando para acogerse a este beneficio un termino Perentorio, que no conviene baje de tres meses.

ellepito a V. (continuó el duque), lo que en otras ocasioties le he manifestado, y ahora ruego se sirva de ponerlo en conocumento del gobierno portugués, a fin de que no equiseque muestras intenciones; que la Inglaterra no exige la ammistia como una condicion expresa al reconocimiento, desviandose, solo en esto, del modo de pensar de las demas po-

tencias. El motivo en que se funda para llevar adelante esta resolucion, y que manifestará publicamente, quando llegue el caso, es su systema invariable de no ingerirse en los asumos interiores de otros países. Tenemos otro reservado que direa V. confidencialmente, el cual para nós otros, y acaso para el gobierno portugues, no es menos digno de atencion. Si hicieramos de la amnistia una condicion expresa, esta envolveria para nós otros la obligacion de proteger á los indultados, si estos en lo succesivo se considerasen agraviados por algun quebrantamiento del indulto, compromiso que estamo s resneltos a evitar, con tanta mas rason, cuanto que dado estecaso, si los reclamantes fuesen desoidos por el ministerio britanico, no dejarian de acudir al parlamento en demandas contra nós otros, lo qual engendraria desagradables discusiones con el gobierno portugués, que nuestra prevision deves precaver...

flacia dos puntos cardenales, dijo este ministro, debe d irigirse toda la consideración del gobierno portugués: el prismero es el miramiento debido al pundonor de todas las princ apales potencias de la Europa, que, con exclusion de la Españ 💵 reconocieron de hecho a D. Maria de la Gloria como soberar a legitima de Portugal, aprobando y aun sanccionando imp 1 citamente por este mismo acto la conducta de los portugueses, que abrazaram su partido, de donde resulta que al tiempo de desolver los lazos anteriores para proceder al reconocimiento de D. Miguel, no pueden, ni queren dejar desamparados y proscriptos á los que, como ellas, tubieron, ó afectaron tener a D. Maria de la Gloria por legitima succesora de D. Juan VI, porque de hacerlo asi faltarian contra su propia política : y cometerian una mjusticia : sacrificio de dignidad y decoro que por ningun titulo pueden exigir la España y Portagal del resto de la Europa; el segundo es que el interes bien entendido del señor D. Miguel mismo manda que se corra un velo sobre los acontecimientos pasados, horrando hasta la memoria de las comociones políticas, que engendraron, para consolidarse en el trono, y aflanzar la duración de la tranquilidad de Portugal.

obre el primero no aventuro nada en asegurar a V. E. que oudonor de las potencias llega hasta el extremo de que ca se decidiran à reconocer a D. Miguel, si no accede à ue pîden, y las pone à cubierto de la critica de sus pue-

sobre lo segundo no creo que tendre de hacer grandes terzos para demonstrar que nadie está tan interesado coD. Miguel en aparecer à la faz de Europa con el caracter oberano justo y clemente. Esto lo puede hacer sin mecabo de su decoro, sin peligro el mas remoto, y sin comineter en lo mas minimo sus intereses; pues los que no 
ovechen con tiempo de beneficio del indulto quederán, 
este mero hecho, excluidos de él, recayendo sobre ellos 
teso de sus desgracias por su propia culpa; y el señor 
diguel tendrá el merito de haber dado al mondo un 
implo insigne de clemencia; y en la hipothesis de que 
os se acojan á la amnistia, con fundamiento se puede aseu, que aquellos que se hallen en el primer grado de commiso no regresarán a Portugal, no por temor al gobierno, 
o por recelo de la animadversion pública.

Asi pues todas las consideraciones posibles concurren à ospar, y convencer al gobierno portugués sobre la utilidad enveniencia suma que resultará de acceder á los deseos as potencias, ya nuestras amistosas amonestaciones.

Conesté al duque en sustancia lo mismo que llevo dicho procipio del presente officio al referir mi respuesta à lord aden, deteniendome mui particularmente en la repredacion de las grandes dificultades, que tendria que vencer gabinete para dictar las providencias que se le aconsejan, ae estas serian insuperables, si la concesion de la amnistro fuese inmediatamente seguida por el reconocimiento a loglaterra, to qual le daria la fuerza moral, e que carece ctual situacion.

qui fué donde el duque se explicó con mas franqueza nunca, y mas explicitamente que el conde de Aberdeen, andonie que, si su majestad fidelisima escuchando la voz rason, y prestando oidos á sus consejos amistosos, se apresurase in continenti à conceder una aumistra cosiva de la generalidad absoluta de los portugueses é metidos en la causa de D. Maria de la Gloria, sin exde individuo alguno, podia decirme que ninguna otri deracion à la rason presente detendria el reconocimien la Inglaterra de su majestad fidelisima, lo que en L verificaria enviando à la corte de Lisboa un embajadoi nistro a bordo de un navio de guerra, y si fuese ne tambien un par de fragatas con orden de establecer si tadero en el Tajo. Hecho esto, anadió el duque, y de otro buque menor en Oporto, todos los planos brazil revolucionarios se desplomaban de una vez, y las fi que se reuniren en Terceira quedarian reducidas à absoluta nulidad. No puedo ofrecer pruebas mas conc tes del interés, que me inspira la conservacion del ór de la tranquilidad de la peninsula, y los desens de 💰 à las vivas instancias de su majestad catolica, y de p ver la realisación de lo que tanto anhela el señor D. M pero ruego a V. E. no olvide decir a su gobierno, y pol noticia de la corte de Lisboa, que si esta no adopta p mente el partido que le aconsejamos, las cosas podran plicarse en terminos, que no preveo hasta que punto p llegar las consecuencias. De todo esto he enterado mi menor al visconde de Asseca, así como lo haré à la p brevedad, y por extraordinario con nuestra corte. Y tanto, vista la urgencia de las circunstancias, y cump con los descos de este gobierno, lo pongo en noticia de para que no tarde en llegar al conocimiento de su mo fidelisima.

# DOCUMENTO N.º 227

(Citado a pag. 39%)

roctamação da regencia, dirigida aos portuguezes, incitando-os a revoltarem-se contra D. Miguel

Portuguezes! — A regencia, creada para governar os reiss de Portugal e Algarves, e seus dominios, em nome da anhora D. Maria II, nossa legitima rainha, acha-se installada em territorio portuguez.

A usurpação que em 1828 annullou todos os actos pelos quaes o senhor rei D. Pedro IV tinha abdicado a coróa portugueza, auctorisava-o para reassumir a soberania d'estes remos, sem clausula, nem condição; porém, sua magestade lime no constante desejo de felicitar por todos os modos ressiveis os povos, que a Divina Providencia tinha confiado seu paternal governo, e querendo remover até a mais lete apparencia de união de Portugal ao Brazil, renunciou o vea direito, manteve a abdicação da coróa a favor da sua muito amada e querida filha, hoje nossa rainha reinante; e como seu pae, tutor e natural protector, creou uma regencia, upa primeira incumbencia é sustentar e defender os inaufentes direitos d'esta augusta soberana.

Portuguezes! Vós sereis gratos a tantos beneficios; o munho interro conhece a vossa inabalavel fidelidade aos vossos legitimos soberanos, e o valor indomavel que vos tem caratensado em todos os tempos; e se o peso de circumstancas calamitosas tem momentaneamente sopeado a acção de tão sublimes virtudes, a regencia espera vel-as em breve manifestadas, reumindo-vos ao centro commum e legal da autoridade, que em nome da vossa legitima soberana se acha belizmente installada n'esta parte do solo portuguez, onde veram quebrar-se todos os esforços dos inimigos do throno.

A regencia do reino, decidida a conservar illeso o sagrado deposito que lhe foi confiado, dos direitos legitimos da rainha, e das instituições patrias, espera que todos os portuguezes

reunirão seus esforços para auxilial-a, e lhes traz á memora o exemplo recente da Hespanha e da Grecia, reduzidas a um só e ultimo baluarte, e conseguindo comtudo triumphar do poder dos seus oppressores; tauta força tem a perseverança na sustentação da justiça e independencia nacional.

Portuguezes! Só de um governo legitimo póde dimanar a tranquilidade pública e a segurança individual; e só elle póde reunir debaixo de um sceptro paternal todas as classes de cidadãos; e acalmando o impeto das paixões, sarar as feridas da patria; emquanto que um poder intruso e illegal so se estriba na violencia das facções, e no rigor e crueza da perseguições individuaes.

Á voz da legitimidade veremos armarem-se em nosso favor todos os corações generosos; os soberanos da Europa hão de applaudir os nossos esforços, e Deus, que em 1826 presenceou e aceiton nossos juramentos, abençoará a nossicausa.

Palacio do governo em Angra, 20 de março de 1830. -Marquez de Palmella — Conde de Villa Flor — José Antono
Guerreiro — Luiz da Silva Monsinko de Albuquerque.

# DOCUMENTO N.º 228

(Cit ido a pag 39.)

Proclamação anunyma dirigida aos portuguezes, incitando-os a revoltarem-se contra D. Miguel

Portuguezes! - Despertie do lethargo em que jazeis! Amda não bastarão para horrorisar-vos as desgraças da patria? Que esperaes? Que os vossos campos acabem de ficar desertos, o as povoações do remo reduzidas a cinzas?

O usurpador dos direitos e do throno de Maria II, esse monstro sedento do sangue innocente dos mais honrados e dustres de nossos conculadãos despovoa o solo de nossos i, theatro de illustres feitos em defensa dos monarchas auguezes e da independencia nacional.

s masmorras atulhadas de paes de familias, porque foficis aos sous deveres; cidadãos probos, militares dignos ma nobre profissão, ou gemem no fundo dos calabouços, bandonam a patria e suas familias consternadas. Nem para aos furores do despota nobres matronas, timidas celtas, honestas viuvas, e até innocentes creanças!!!

rapacidade dos sequestros é um roubo atroz do usurdor, e seus vis sequazes, que reduzem á indigencia a nainteira para a si proprios se enriquecerem.

Portuguezes! Aonde estão as fortunas promettidas pelos terminadores? Que paga tiveram os proprios instrumende seus crimes? Que é da vossa segurança pessoal? des são as virtudes do tyranno, que vos opprime, e que sa os dias e noites do nosso luto e miseria entregue á pula e á mais sordida fascivia? Empregados, onde estão vossos salarios? Quem ronsome a riqueza do estado? que espectaculo apresenta a nossa soberba capital? pars fiediondo, o da penuria e do desprezo!

Hypocritas e perfidos ministros da religião vos tem illuto e arrastado ao crime, à sombra da pretendida defensa throno e do altar, que elles proprios desprezam e vilipentom.

Um illegal e traidor ajuntamento de malvados, que se deminaram congresso nacional, vendidos à abominavel facção le nos devora, proclamou a usurpação do reino e a vossa sgraça; entregou ao mais abjecto e vingativo despota a pada do exterminio, o instrumento de suas insaciaveis inganças.

Portuguezes! Derribae o tyranno; a empreza é digna de os, descendentes de honrados e constantes varões, que jalos se curvaram ao despotismo, ainda mesmo de reis legi-

Proclamae a augusta rainha Maria II, a filha e neta de ssos monarchas, proscripta agora em reino estranho! Portuguezes! E tereis coração para soffrer que a vossa soberana dependa de estrangeira protecção para sentar-se em seu throno, que nossos antepassados tornaram glorioso, e que vós proprios já defendestes contra o mais poderoso conquistador?

Portuguezes! É tempo! Os remorsos já fazem tremer a tyranno! cobarde! elle cairá na poeira ignobil do vilipendo em que merece ficar envolto. Soldados! Quereis ser por mas tempo instrumentos de um vil usurpador? Ah não! Ás armas Fazei triumphar a innocencia, a justiça, a legitimidade! Castigae o crime, a usurpação; e vingae a religião de nosses paes e a honra da patria.

N. B. Esta proclamação é dos principios de março de 1829, dizendo os miguelistas que fora feita e mandada imprimir pelo marquez de Palmella.

### DOCUMENTO N.º 228-A

(Citado a pag. 400)

São mandados reduzir a 125000 réis mensaes todos os vencimentos dos emigrados existentes na Ilha Terceira. por portaria da respectiva regencia

Sendo absolutamente impossivel nas actuaes apuradas cucumstancias em que se acha a fazenda publica, não só pelo acrescimo dos soldados unidos ás nossas fileiras, e augmento dos prisioneiros, mas tambem em consequencia das despezas feitas e a fazer com as expedições intentadas para avançar e terminar felizmente a causa da rainha e da patria, em que nos achâmos empenhados, e para a qual todos se acham promptos e dispostos a fazer os maiores sacrificios chavendo cessado, como é publico, todos os recursos exteriores), e amesmo tempo indispensavel conferir aos emigrados alguma prestação, que, unida á étape que já recebem, possa occorrer ás primeiras necessidades da vida: manda a regencia, em nome da rainha, que por agora, e emquanto as ditas cu-

mistancias não melhorarem, se pague a todos os emigras, corneçando pelos membros da regencia, até aos ultimos dividuos, tanto da classe militar, como da civil, que recem subsidios superiores ao pret, uma prestação igual em pheiro, fazendo a competente proporção a respeito dos insionarios, reformados e similhantes, a qual perceberão á nta dos seus respectivos vencimentos, ficando-lhes em dida a parte que deixarem de receber, que lhes será satisjua progressivamente, e à medida que augmentarem os reorsos pecuniarios do thesouro; a dita prestação se comerá a contar do mez de outubro em diante, conferindo-se quelles, que nada receberam, e encontrando-se a respeito los outros, que haviam já percebido os seus completos venimentos, progredindo pelos mezes seguintes até se regulaisar e equilibrar a mencionada prestação, emquanto não é ossivel pagar os soldos e ordenados na sua totalidade.

Palacio do governo em Angra, 21 de julho de 1831. = losé Antonio Ferraira Braklamy.

- rabella da prestação mensal que a regencia, em nome da rainha, ha por bem ordenar se pague, começando desde ja, pelo que respeita ao mez de outubro, ás classes abaixo declaradas, na fórma do disposto na portaria d'esta data, continuando-se da mesma fórma nos mezes seguintes
- 1.º Todo o official militar e empregado civil do exercito, se;a qual for a sua graduação, receberá por mez a prestação de 125000 réis.
- 2.º Todo o official reformado (sendo emigrado), seja qual for a sua graduação, receberá por mez a prestação de 85000 reis (isto é, se o seu vencimento não era menor d'esta quantia, porque sendo, receberá dois térços do que recebia).
- 3.º As mulheres, que actualmente vencem o subsidio de 105500 réis mensaes, receberão por mez a prestação de dois terços d'aquelle vencimento.
- 5.º Os paizanos, que venciam o subsidio mensal de 155000 ros, e d'atri para cima, entrando n'este numero os membros

da regencia, e mais empregados, receberán por mez a prestação de 125000 reis.

5.º Os paizanos, que venciam menos de 156000 réis par mez, receberão a prestação de dois terços do que recebiam

6.º As umas e tilhos dos officiaes multares, e de pesseas classificadas em superior coodição, receberão o mesmo que ate ali recebiam.

Palacio do governo em Angra, 21 de julho de 1831. = Casimiro Maria Parrella.

#### DOCUMENTO N.º 228-B

(Citado a pag 106)

Protesto de alguns emigrados portuguezes, residentes em Plymouth, contra a indecorosa repetição do juramento exigido por José Balbino, em virtude de seu moto proprio, seiencia certa, poder real e absoluto

Os abaixo assignados, tendo em lembrança haver a regencia de Portugal e Algarves ordenado por decreto de 15 de julho de 1826 que a carta constitucional da monarchia, dada e nutorgada pelo senhor D. Pedro IV, como rei de Portugal e Algarves, aos 29 de abril do mesmo anno, fosse solemiemente jurada, como com effeito o foi por toda a nação no da 31 do dito mez; e tendo igualmente presente o juramento ratificado em acto apparatoso n'esta cidade de Plymouth aus 12 de outubro de 1828, que os abaixo assignados e maio portuguezes então aqui residentes, prestaram na fórma 48guinte: «Ratifico o juramento de obediencia e fidelidade, que implicitamente prestei à senhora D. Maria II, como unica e legitima rainha de Portugal, na conformidade do que for estabelecido pela carta constitucional de 20 de abril de 1826. a qual a nação portugueza jurou solemnemente guardar e cumprir, visto achar-se completa, pelo senhor D. Pedro IV, a abdicação em favor da mesma augusta senhora, não obstante der verificar-se a clausula do seu casamento, em vicusurpação praticada n'aquelle reino». Juramento este ica os abaixo assignados postergaram, e estão prom ustental-o, como têem feito sempre à custa de seus de suas proprias vidas.

dendo, porem, agora serem os abaixo assignados s em commum, como todos os mais portuguezes emiem Plymouth, pelo coronel Bernardo Antonio Zagallo, nnuncios affixados nas esquinas, e por elle assignados de 29 do corrente, para nos dias 30 e 31 se aprem na sua residencia, a fim de prestarem juramento diencia e reconhecimento á regencia estabelecida na rceira, em nome de sua magestade a senhora D. Macomo unica auctoridade legal, emquanto não possa lecer-se a regencia determinada no capitulo 5.º, arle da carta constitucional da monarchia portugueza. ie o mesmo coronel ordenou em cumprimento da ornanada do encarregado de negocios de sua magestade ima em Londres, o conselheiro José Balbino Barbosa ajo, datada de 27 do corrente; notam os abaixo assi-, que taes ordens vieram desacompanhadas da copia lecreto, pelo qual a mesma regencia da ilha Terceira mandar se the prestasse o supra mencionado jurasegundo é estylo e pratica inalteravel, quando se manmar juramentos de tal natureza; sendo tambem não digno de notar-se que as palavras por que principia do mesmo conselheiro para o coronel Zagallo são fintes: «Tem-se ordenado...», etc., etc., sem dizer conselho, ou por que auctoridade!

edo mereceram os subditos da senhora D. Maria II ser o por esta maneira dictatorial? À vista de similhanto fiedade, julgam os abaixo assignados que lhes cumpre r, pela maneira mais positiva e mais explicita, que freito para desobedecer á supradita ordem, pois que pinutil e contraria aos usos do reino, é illegal. É inuque pela ratificação do juramento acima mencionado, pente se obrigaram a reconhecer e a obedecer a to-

das as auctoridades legitimamente estabelecolas em da senhora D. Maria II. Contraria aos usos do reino. ( tendo havido em Portugal cinco regencias desde 1807, nhuma se prestou juramento d'esta on outra naturez gal, por dimanar, ou de uma auctoridade desconhecia da do conselheiro encarregado de negocios, cuja auctor a tanto se não estende.

Plymouth, 31 de agosto de 1830. — Assignados I Joso da Cruz Junior, negociante — José Coelho de Som gociante — José Gomes da Silva Villar, fiel do real of do tabaco — Francisco Rebello Leitão Castello Branco. I rel em leis — Pedro Guedes do Nascimento, proprieta Noutel Correia de Mesquita, official de secretaria — I dro Cardoso, negociante — Joaquim Vellovo da Cruz, gado da relação do Porto — Joaquim Carlos Fernas Couto, capitão de inficias — Guitherme Frederico de O Maio, fidalgo da casa real.

P. S. A invenção d'este absurdo, acintoso e intemporamento é devida á iguara presumpção do sr. Luiz Acido Abreu e Lima, que usurpou com escandalo flagraduento magestatico de impor e arrancar juramentos, o soube que os emigrados, conhecendo a notoria incapado criminoso desleiro, ou anti-patrioticas intenções dos nagens a quem o imperador tão impropriamente os gara, protestavam perante o necociador bratileiro en dres pelos direitos da rainha e pela carta constituciona sr. Lima liberal provisorio, mas servil por principios não teve pejo de impor juramentos aos mielizes residem Bruges; escrevendo em 28 de agreto de 1830 ao si legado o aquelo rolla uma carta, que e mas um mai can tavor da usarquesia de D. Mazon, que uma nota doplomata, caramente jogo pela ranca agrama de Por

Se anodo os proposes do se. Lima, a prestão portugios de el e la cula sens acide de Treversa que live de transporto de la cultura podem observar, de por a pareiro de que e de o

e não de direitos da rainha e do povo portuguez. D'esta e, se o Porto ou Lisboa expulsar o usurpador, e estaber um governo em nome da rainha e da carta, este gono será revolucionario e eminentemente criminoso, senão prar pelo sr. Lima e pelo marquez de Palmeila...! ex. mo D. Francisco de Almeida, reconhecendo o abuso o sr. Lima fez de um poder que ninguem lhe presumia, ridou sim em París para aquelle juramento; mas obserdo que em Frauça só algum ex. mo parasita aceitaria o seu vite, mui avisadamente desistiu de tal intento. m Bruges, Londres e Plymouth têem-se ameaçado com ispensão de subsidios aquelles que recusaram prestar um imento illegitimo. Se os mandões gordos e fartos comtterem tal abominação, aprendam os emigrados com os Isienses o com os belgas a punir os vampiros que os deam e os diplomatas que os aviltam. (Nota do editor.)

#### Protesto dos emigrados contra as medidas violentas do governo usurpador

Yendo que até hoje o não téem feito os arbitros dos nossos stinos, protestam os abaixo assignados, emigrados portuoezes, subditos fieis de sua magestade fidelissima, contra toos os actos violentos do governo de facto existente em Lisboa, pe tem expedido ordens para o sequestro e arrematação os bens pertencentes aquelles que, por não violarem a sanidide do juramento de fidelidade, prestado a el-rei o senhor 🥦 Pedro IV, e a sua augusta filha, a senhora D. Maria II, ou legaram o paiz, ou se acham presos, e processados pelas planussões revolucionarias do mesmo governo usurpador; considerando outrosim que os cumplices, ou co-reus de dição para com a magestade de el-rei, o senhor D. Pedro IV, loje sua augusta filha, podem distrahir os fructos apprehenlos, e os mesmos bens, já por titulo de arrematação, ou qualquer outro principio; em seu nome, e d'aquelles e, por se acharem dentro do reino, e sujeitos à tyrannia

do dito governo de facto, não o podem fazer sem risco de sua existencia, resolveram protestar, como em verdade protestam contra todos os actos e pessoas, que attentarem á sua propriedade de qualquer natureza que etta seja, para d'essas pessoas, sejam os ministros e conselheiros d'estado, sejam os juizes que executarem as suas ordens, escrivães, testemunhas, depositarios e arrematantes, se haverem em todo o tempo os bens de raíz e moventes, direitos e acções, por qualquer fórma alheados, lucros cessantes, damnos emergentes e reparação da injuria; protestando outrosim de preseguirem em juizo, como traideres e réus de lesa-magestale de primeira cabeça todos os que forem partes para se commetterem similhantes attentados, singularmente aos mustros e secretarios d'estado, e aos arrematantes, em combrimidade com a disposição da ordenação, livro 5.º, titulo 4.º

Os abaixo assignados conham este solemne protesto à pastiça de sua magestade, a senhora D. Maria II.

Fóro do territorio portuguez, aos 4 de abril de 1839.= (Seguem-se trezentas e vinte assignaturas.)

# DOCUMENTO N.º 229

(Crtsde a pag. 121)

Protesto dos emigrados portugueres contra a missão do marque de Santo Amaro, viudo do Braxil á Europa para terminar por parte do D. Pedro os negocios da emigração, protesto que a regenen de Terceira igualmente approvou

Os emigrados abaixo assignados, deputados da nação portugueza nas córtes de 1826, 1827 e 1828, aos quaes pela illegalidade da dissolução, decretada pelo ex-regente de Portugal, o infante D. Miguel, cumpre concorrer para a salvação da sua patria por todos aquelles meios que estão ao seu alcance, e que são compativeis com o respeito devido aos pracipios da independencia e soberania das nações, tem até ao

presente guardado o mais profundo silencio a respeito da chamada questão portugueza, pela illimitada contiança que elles tinham nas pessoas encarregadas das negociações até agora existentes.

Porém, os extraordinarios acontecimentos ultimamente occuridos em França são de natureza tal, que elles não podem deixar a menor duvida a respeito das intenções do ministerio Polignac, relativamente aos negocios de Portugal. Este ministerio tinha tomado por si a iniciativa das negociatões, depois que lord Strangford, por suas intrigas nada pôde coaseguir do caracter franco e nobre do imperador do Braul. O golpe que acaba de expulsar do throno da França a tarlos X, rasgou ao mesmo tempo o véu, que occultava os perfidos designios de rebater es ferros que algemam os portuguezes, com o pretento de manter a paz da Europa, e de assegurar para o futuro a tranquillidade da península.

Hoje póde julgar-se qual era o interesse, que pela paz e repouso da peninsula tomava um ministerio, que desde longo lempo afiava o ferro para dar nas instituições da França o derradeiro córte; hoje, depois de tão terrivel e proveitoso exemplo, póde muito bem julgar-se quaes seriam as bases propostas ao imperador D. Pedro para pôr termo ás calamidades que affligem Portugal. Póde hoje entrever-se quaes seriam os meios que se empregariam para fatigar sua constanta, e para suspender sua boa fé o seus nobres sentimentos.

Por esta rasão os abaixo assignados têem justos motivos para receiar o progresso de negociações estabelecidas em tão funestos precedentes, sem que o imperador D. Pedro se ache cabalmente informado dos verdadeiros fins, que dirigiam toda a política do banido e extincto ministerio de Polignaç. Ao mesmo tempo reclamam toda a attenção do plenipotenciamo do imperador, sobre a immensa responsabilidade que sobre elle pesa, se inconsideradamente precipitado, e sem moras instrucções de seu amo, compromettesse a honra e a dignidade da rainha de Portugal, assim como os inauferiveis direitos do povo portuguez. Ainda que á regencia estabele-

cida na ilha l'erceira compete obstar, como de certo obstar pelo poder de que se acha revestida, ao andamento de n'gociações, cujos resultados, bem longe de assegurar a foto tranquillidade de Portugal, teriam pelo contrario as consquencias mais funestas; os abaixo assignados seriam indigueda confiança da nação, que em 1826 os elegeu como se mandatarios, se por quaesquer motivos, pondo de parte sua honra e os seus deveres, e surdos ao clamor das su consciencias, deixassem em tão urgentes circumstancias é manifestar, pelo unico meio que está ao seu alcance, qual a opimão e os sentimentos da grande maioria de toda aut ção portugueza.

O usurpador da coróa de Portugal, assim como a façot que o rodeia, tem por todos os meios procurado apresental diante dos gabinetes da Europa o silencio dos tumulos e dol carreres, a voto dos seus complices e o soffrimento das sua victimas, como a manifesta expressão do livre consentimento, tacita approvação e voto unanime do povo portuguezei favor de um governo, cujas crueldades materialmente alles tam o contrario. Tudo quanto em Portugal tem havido al agora, prova, como provam exuberantes factos em que abin da a lustoria, que um tyranno, senhor dos recursos de un pair, rodeado de pretorianos, de magistrados venaes ed infaines delatores, pode por algum tempo sustentar-se sobo um throno usurpado. Em Portugal milhares de victimas poseus longos padecimentos, e nos paizes vizialios mintos m emigrados reduzidos á miseria, tem do modo mais positivo protestado contra a usurpação, e contra suas consequencia porem, no calamitoso estado em que se acha Portugal, es quanto não chega o dia de um terrivel exemplo, não é post vel que a grande maioria da nação portugueza possa mat festar a sua desapprovação, e protestar contra a illegalidad do procedimento de qualquer pessoa, que sem seu manda e expresso consentimento, pretenda fazer em seu nome abdicação e renuncia de seus direitos e liberdades.

Por tantos e tão ponderosos motivos, os abaixo assignidos, em nome dos seus compatriotas enugrados, em nome

de tablos milhares de victimas, que jazem nos carceres e fortalezas de Portugal, e em nome de todos os portuguezes, cuja voz se acha embargada pelo terror de medidas sanguinaras, cada um de per si, e todos unanimemente, protestam e declaram:

Que o usurpador da corôa portugueza, tendo calcado aos pos todos os juramentos o promessas, que tão solemnemente bava feito em a côrte de Austria, e ultimamente em Lisboa em preseuça das côrtes, e de todo o corpo diplomatico, perdeu todo o direito à contiança publica, garantida por seus uramentos e palavra, e que por conseguinte a sua existencia em Portugal, depois de tantas tyrannias, è incompativel em a prosperidade futura e com o socego da nação portugueza, assim como è incompativel com a dignidade e seguraça da rainha de Portugal, a senhora D. Maria II, em quem os portuguezes têcim as mais firmes esperanças da sua futura blioidade.

Que elles não reconhecem poder algum sobre a terra, que de direito tenha auctoridade para revogar, ou modificar as instituições políticas dadas á nação portugueza por seu rei legitmo, e por ella aceitas e juradas, e por si, em seu nome em nome de todos os portuguezes, declaram qualquer acto contrario, quaesquer que sejam as fórmas de que se ache revestido, como um acto de força e de violencia, que nenhum portuguez é obrigado a cumprir e guardar, e contra o qual os abaixo assignados protestam diante de Deus e dos homens pulo modo mais solemne.

Feito em Paris, aos 11 de agosto de 1830. — Manuel de Macelo Pereira Coutinho — Condo de Saldanha — Ir. Joaquem Antonio de Aguiar — Cuetano Rodrigues de Macedo — Manuel Gonçalces de Miranda — Francisco Antonio de Campos — O Conselheiro Bernardo José de Abrantes e Castro — Manuel Alves do Rio — Leonel Tavares Cabral — José Alves Pinto Villar.

Carta que Manuel de Macedo Pereira Continho dirigiu ao marquez de Santo Amaro, remettendo-lhe o protesto acima escripto

Ill. \*\*o e ex. \*\*o sr. — Tenho a honra de apresentar a v. ex.\* a declaração e protesto, assignado por alguns deputados de côrtes do l'ortugal residentes n'este reino, e brevemente metterei outro assignado por maior numero de portugueres, para que v. ex.\*, attendendo ao que n'elle se pondera, lap aquelle uso, que as snas luzes e reconhecido zélo pelo serviço do imperador do Brazil, e da rainha de Portugal, a senton D. Maria II, lhe dictar. Igual protesto vae ser remetido sua magestade imperial, assim como à regencia estabeleción na ilha Terceira para seu conhecimento.

Paris, 12 de agosto de 1830. — De v. ex.ª, ill.º e es.º sr. marquez de Santo Amaro, fiel captivo. — Manuel de Macedo Pereira Coutinho.

Adbesão e approvação que deram ao supracitado proteste os emigrados portuguezes abaixo assignados

Tendo sido communicado aus abaixo assignados, emigrados portuguezes, o protesto que alguns deputados actuamente residentes em Paris fizeram aos 11 dias do mez de agosto de 1830, contra todo e qualquer acto tendente a detruir os direitos da senhora D. Maria II, como rainha renante dos portuguezes, e a revogar ou alterar a carta conse tucional de 29 de abril de 1826, os abaixo assignados, tid vendo em similhante protesto senão a contirmação dos prim cipios, por os quaes os abaixo assignados téem combatido e soffrido, e que são conformes aos do direito publico universal, e particular do reino de Portugal, julgam o sobredito protesto um documento de liberdade e lealdade, que muite honra seus nobres auctores e signatarios, e ao qual por isse os abaixo assignados dão sua plena, formal e explicita adhesão e approvação. Em prova do que fizeram este, que assignoram.

Paris, 15 de agosto de 1830. - José das Neves Barbosa, pregedor do bairro de Belem — Bernardo Martins da Sil-, negociante = Cesario Augusto de Azevedo Pereira = Anmo Tavares de Almeida - Miguel Antonio Dias, estudan-- Manuel Alves do Rio Junior - Francisco Luiz de Gouveia imenta, magistrado - José Francisco de Assis e Andrade, z de fora de Mertola - Manuel Teixeira Basto Junior -Aleixo Falcão Wanzeller, proprietario - João Antonio pes de Andrade, major graduado de milicias = José de Menego David, capitão de cavallaria n.º 4 = José de Azevedo les, capitão de cavallaria n.º 10 = Henrique de Mello Les e Alvellos - José Narciso de Almeida Amaral, magistra-Vasco de Sousa Coutinho, coronel de milicias - Antoo de Mello, alferes do terceiro regimento de infanteria 💳 macisco Rodrigues - Manuel Feliciano da Costa e Almei-= Antonio José Figueira, estudante = Antonio José da nueca Mimoso Guerra, corregedor de Aveiro = Albino Alo, doutor em philosophia = Antonio José Vieira Santa Ri-- Antonio Luiz Dourado, estudante - José Jacintho do maral — José da Silva Passos, advogado do numero da recão do Porto - Manuel da Silva Passos, advogado do nutro da relação do Porto = Torcato Francisco Carneiro, esdante - Alexandre Alberto de Serpa Pinto, coronel de licas = José Pinheiro Vizeu = Jodo Teixeira de Mello, oprietario - José Caetano Rojão - João Manuel Taveira Carvalho - José Caetano de Campos - Caetano de Sousa aral = Antonio Manuel Lopes Vieira de Castro, abbade = e Caldeira Pinto de Albuquerque.

N. B. Esta adhesão e approvação foi dirigida a Manuel de lecdo Pereira Coutinho, para que tambem a remettesse ao requez de Santo Amaro, destino que tambem tiveram ous adhesões, assignadas pelos emigrados portuguezes existes em outros depositos.

#### Protestos que tambem tiveram logar nos depositos dos emigrados portuguezes de Ostende e Brugos

Os abaixo assignados, deputados da nação portugueza, residentes na Belgica, dão sua plena, formal e explicita adhesão e approvação ao protesto, que alguns dos seus collegadeputados actualmente residentes em Paris fizeram e assignaram aos 11 dias do mez de agosto, contra todo e qualquer acto tendente a prejudicar os direitos da senhora D. Maria II, como rainha reinante dos portuguezes, a revo gar, ou mesmo alterar a carta constitucional de 29 de abril de 1826, ou a reconhecer o infante D. Miguel como regente, ou rei de Portugal, havendo quasi por expresso o dito protesto, que explicitamente declaram na fórma acima, e em prova assignam em Ostende aos 27 de agosto de 1830. — Joaquim José de Queiroz — João da Mata Chapuzeth — Vicente Nunes Cardoso.

Tendo sido communicado aos abaixo assignados, emigrados portuguezes residentes na Belgica, o protesto que alguns deputados, actualmente residentes em Paris, fizeram aos II dias do corrente mez de agosto, contra todo e qualquer acto. tendente a destruir os direitos da senhora D. Maria II. como rainha reinante dos portuguezes, e a revogar ou alterar a carta constitucional de 29 de abril de 1826; os abaixo asse gnados, não vendo em similhante protesto senão a confirmação dos principios por os quaes os abaixo assignados tem combatido e soffrido, e que são conformes aos direitos publico universal e particular do reino de Portugal, julgam o sobredito protesto um documento de liberdade e lealdade. que muito honra os seus nobres auctores e signatarios, e ao qual por isso os abaixo assignados dão sua plena, formal e explicita adhesão e approvação; tendo só a acrescentar que jamais reconhecerão o infante D. Miguel como regente, ou rei de Portugal, pois sua conducta politica, e seu caracter orrigivel à face da Europa, que tomam por testemunha, auctorisam a esta explicita declaração.

Em prova do que fizeram este e assignaram. Bruges, 27 agosto de 1830. — Thomás Guitherme Stubbs, tenente getal. — (Seguem-se mais cento cincoenta e duas assignatu-

Resposta dada pelo secretario da regencia da Terceira ao primeiro d'estes dois protestos

A regencia, a quem o ex.mo marquez de l'almella fez proite a carta que v. m. 4 lhe dirigiu em 27 de agosto passa-La acompanhando a copia de um protesto, que no mesmo assignaram tres deputados da nação portugueza nas córde 1826, 1827 e 1828, que se acham n'esse paiz, e a code outro protesto, assignado em Bruges no mesmo dia 🕏 cento cincoenta e tres emigrados portuguezes: mandale accusar a v. m.º a recepção da mencionada carta e cos que a acompanham, e dizer-lhe que não havendo rece-Ido ainda o officio do desembargador Manuel de Macedo preira Continho, que v. m. diz fòra encarregado da reessa do outro protesto, a que o seu se refere, suspende or isso o seu juizo sobre a propriedade e necessidade de miliantes actos, e sobretudo da sua publicação, cumprino-ne acrescentar, em nome da mesma regencia, que nos demionados protestos ella vé a expressão de sentimentos, 📭 reputa serem não só os dos individuos que assignaram, us de todos os leaes portuguezes firmemente decididos a sacrificar jamais os direitos da senhora D. Maria II, raiha reinante de Portugal e Algarves, nem os da nação por-Ingueza, firmados na carta constitucional de 29 de abril de 826, nem finalmente a reconhecer o serenissimo infante Miguel como rei, ou regente de Portugal, sentimentos les em tudo conformes com o juramento que a regencia histou no tempo da sua installação, e que tem dirigido e ingirão sempre os seus actos, e manifestados já pela mesregencia, não só aos seus agentes diplomáticos, más aos

de sua magestade, o imperador do Brazil, e ao mesmo augusto senhor, na qualidade de tutor de sua magestade fidelissima. Portanto, espera a regencia firmemente que a luvara, dignidade e paternal amor de sua magestade imperial, o augusto pae e tutor da senhora D. Maria II, e o cabal contecimento que o plenipotenciario do mesmo augusto senhor ma Europa tem sem duvida adquirido do estado actual dos negocios, desvanecerão inteiramente os receios, que occasionaram a assignatura d'estes protestos.

Deus guarde a v. m.<sup>10</sup> Palacio do governo em Angra, 21 de outubro de 1830. — Luiz da Silva Mousinho de Albuqua que. — Sr. Joaquim José de Queiroz.

## DOCUMENTO N.º 229-A

(Citado a pag. 454)

Proclamações dirigidas pelo cando de Villa Flor aos habitantes (a Açores, depois que em 21 de abril de 1831 desembarcou na illa de Pico com a expedição destinada a tomar as ilhas de cesta, aos militares que seguiam a causa do usurpador

Açorianos! — É chegado o tempo de sacudirdes o vergonhoso e pesado jugo, que ha tanto tempo vos opprime. Vos sos irmãos, os bravos e briosos portuguezes, que depois da mais terriveis catastrophes, e á custa de toda a sorte de nocos e de soffrimentos, tiveram a constancia de não desesperar da salvação da patria, e souberam manter-se firmes invenciveis na ilha Terceira, vem agora quebrar os feros com que uma facção impia vos maniata os braços.

Açorianos! Nos não vimos fazer-vos a guerra; sabemos perfeitamente que se a violencia pode suffocar a manifestação da vossa honra e lealdade, estes sentimentos existem em vossos corações tão puros como convem a peitos portuguezes. A regencia, em nome da nossa graciosa rainha, a senhora D. Maria II, manda-nos para vos livrar dos vossos op-

essores, para plantar entre vós o regimen das leis, para a reunir debaixo de um sceptro bemfazejo, a cuja sombra saremos todos dos bens de uma justa e regrada liberdade; finalmente para desaffrontar a nação portugueza do eterno probrio, que the resultaria á face das nações civilisadas, se armanecesse por mais tempo sujeita á brutal tyrannia, que degrada aos olhos do mundo inteiro.

A triste experiencia de tres annos de tyrannia e de oppres-50, tem desvanecido de todo as illusões, que os perfidos utores da usurpação tinham conseguido espalhar. Já todos unhecem que a hypocrisia se revestiu do manto da religião, ara povoar de victimas os desertos mortiferos da Africa, e ara derramar nos cadafalsos o generoso sangue d'aquelles que recusaram violar seus juramentos. Erigiu-se o perjurio un virtude, a fidelidade foi chamada traição, e assim se conundiram todas as ideas do justo e do injusto.

Todas as nações da Europa se horrorisaram á vista de nutos crimes: e os governos indignados, têem-se recusado onstantemente a reconhecer o usurpador da corôa portugueza. A Europa espera que os portuguezes acordem finalmente do lethargo em que têem jazido, e acclamando esponaneamente a rainha legitima, se colloquem de novo no lorioso logar que lhes pertenceu sempre entre as nações.

Eta, pois, acorianos! É chegado o momento que vós, e nós, orsejavamos; acclamae espontaneamente a nossa legitima runha; restabelecei a carta constitucional; entre de novo no goso das liberdades patrias que gosaram nossos maiores, e que nos foram restituidas pelo augusto pae e tutor de sua nagestade; e assim dareis a todos os portuguezes o mais dorioso exemplo. Viva a rainba D. Maria II! Viva a carta constitucional.

L'ma divisão da leal guarnição da Terceira vem desembarr n'esta ilha, para a restituir á obediencia da soberana letima. Serão baldados quaesquer esforços, que queiram ptar-se para resistir-lhe: e aquelles que, louca e obstinas a reboque, com destino a ir atacar a ilha do Faial, on S. Jorge, conforme o vento o permittisse.

Hoje ao amanhecer achei-me defronte da villa das Vétas, ilha de S. Jorge, e decidindo me a effeituar immediatame o desembarque, mandei proceder a um reconhecinto da costa pelo capitão-tenente Hills, e pelo major Paco, official este a quem eu rendo elogios pelo muito zêlo ericia que desenvolveu para o bom resultado da expedi-, o a um signal feito do seu escaler, saltou a tropa que de para as lanchas, e se dirigiram para terra a um pequeno to chamado ribeira do Nabo, guarnecido com 150 homens ordenanças, alguns soldados de linha e uma peça de areria. Ao meio dia o major Bernardo de Sá Nogueira, meu meiro ajudante de ordens, saltou em terra com 30 hons de infanteria n.º 18, e o major José Joaquim Pacheco n 20 homens do mesmo regimento foi saltar um pouco is para o SE., junto a uma rocha de altura consideravel, rtada quasi verticalmente, para subir a qual foram neceshas escadas de mão, que en de prevenção tinha mandado zer: por este mesmo logar saltei eu e o meu estado maior. successivamente foi desembarcando a divisão toda.

Logo que a sobredita força se achou em terra mandei os is majores pelo caminho d'esta villa, mandando ao mesmo apo occupar sobre a minha direita a freguezia de Ursulina, r um destacamento de 50 homens, commandado pelo caso de caçadores n.º 2, Joaquim José Nogueira, e coadjudo pelo meu capitão do estado maior, Balthazar de Almeida mentel, os quaes se encontraram com uma força do inigo de 70 homens de linha e 150 milicianos, que foram apletamente derrotados, deixando em nosso poder uma ra de calibre 6, grande numero de mortos e feridos, e allas prisioneiros, e ao mesmo tempo nos apossámos de tres res artilhados, que guarneciam aquella costa.

A columna da esquerda, que seguiu a direcção da villa das das, encontrou a pequena distancia o inimigo em numero 300 homens de linha e milicias, collocados em posições majosas, e defendidos por um parque de artilheria de For the a rapidez come que artificamens, que as dose hor da tarde pa me actura a esta valu come a minima porte da actura, sentier de toda a artificario e minimales que existin elta. Os restos da força minima se reneraram para o infida dilas, amen como o generandor, e mando-os minimalmente perseguir por uma estermos, cominandada pelo qui tão de capadores a.º 12, João Antonio Betorio, inscopendino que no correcte das de amanda estarão tudas em nota poder.

Não posso explicar a v. s.º a exateção que toda a toda que tenho a homa de commandar, mandeston ou occasió de combate, em que resouvam morassates os vivas à nossi il gusta soberana e à carta constitucional, e vejo-me obrigida dar geralmente os maiores agradecimentos aos officiales inferiores e soldados de todos os contrasendo difficial fazer distincções, quando todos, e cada um aparticular, se portaram com o valor no combate, e todo mente com os habitantes d'esta ilha. Todavia, cumpreta fazer a devida justiça às acertadas medidas tomadas planajor José Joaquim Pacheco, e pelo major Bernardo de Si Nogueira, logo no primeiro momento do desembarque, a sun como a distincta bravura com que se comportaram.

O capitão-tenente da marinha, Roberto Hills, tem mostr do em todas as occasiões a sua actividade, e particularmed na direcção do desembarque; o commandante do briguo li beral, Francisco Xavier Auffdiener, tem constantemente ma miestado a sua pericia, zólo e actividade.

Remetto este officio pelo coronel Theotonio de Ornellas, qual poderá informar mais extensamente a v. s.º dos acontementos do dia de hoje, e tomo a liberdade de recomme dar este official à regencia.

A promptidão das operações, a bos escolha do logar (

desembarque, e o ardor que as tropas d'esta divisão desenvolveram, contribuiu felizmente, e mediante o auxilio de beus, não só para o completo e feliz resultado d'esta operação, mas tambem para ella se poder concluir com uma perda tão ponco consideravel da nossa parte, como v. s.º conhecera da relação, que terei a honra de remetter-lhe, logo que receta as necessarias participações dos commandantes dos corpos.

Deus guarde a v. s.º Quartel general da villa das Vélas, a ilha de S. Jorge, 9 de maio de 1831. — Ill.º sr. João Fereira Sarmento. — Conde de Villa Flor.

# DOCUMENTO N.º 229-C

(Citado a pag. 464)

### Parte oficial da tomada da ilha do Faial pela divisão do commando do condo de Villa Flor

Il. " ar. — Tendo nos meus antecedentes officios exposto 1. s. , para o fazer presente á regencia, que estava reunindo os meios necessarios para atacar a ilha do Faial, não obstante a presença da corveta Izabel Maria, na qual a gramição d'aquella ilha parecia ter posto a maior confiança, pois logo que ella pela primeira vez se lhe apresentou cessaras toda a correspondencia commigo, não obstante haverem proposto uma capitulação; tenho agora a noticiar-lhe, para o levar á presença da regencia, que no dia 22 do corrente, tendo en decidido atacar a ilha sem empregar no transporte de tropas senão barcos e lanchas, fiz marchar a força que julguei sufficiente para a ilha do Pico, e passei eu mesmo aquella itha, chegando no dia 23 pela madrugada á villa da Magdalena, ponto que bavia escolhido para d'ali dirigir o ataque sobre o Faial.

Pouco depois da minha chegada ouvi alguns tiros de artilheria nos fortes da bahía da Horta, e dirigindo a attenção para aquelle tado, foram vistas grandes numero de landa navegando de terro para a corveta, e do corveta para terro ponos degons a corveta começou a fazer-se de véla, apor de sorrem memos ama eracem, mas fraca.

Cinquanto no questianes a manobra da corveta, saia halu, un legus unur mit dergundo-se para o norte. Il course the salar i like a capacia em terra, fiz immedia werte at un reale nun bies Chiues an encoutro da d on the same of the same of the se passava ( wire on a south the a maragin lentara eracual ne ne mant and the set tope em dois ani the same are a resource fundament of porto. Immedial were transfer or emerge to uma força sul and and a super equipment is uness, coas para obsid and the response of the second of siste à sandre de la company de la prais le and a series of the series of activité à men desembarque au fernar da noil a apparations, due 11725 d este signal que pos col die with obertadores; 20 eateur 22 mila, que s quanticamente illominada, for mirroado de qu m nos transportes se achava funde ate : e bem de an alicial, dos que n'elle se actur un embarcolis a mer-une a submissão absoluta dos officiars e soldado 🐷 🤕 tenavam a bordo d'esta embarcação.

pue presidiram à retirada, ou antes à vergoobies ligitariador, e parte da guarnição d'esta ilha, assim com aminandante da corveta, cujo dever era protegelo.

La la lo foi peior à condição d'estes individuos, a quem potulação honrosa a que elles antepuzeram a mandante da corveta, porêm, dada aos leaes, e al apprimidos habitantes d'esta ilha, que no meio de composições desordem d'este dia souheram unir o mais videnciales do governador do Faial, e do commandante de commandante.

veta de guerra, foi tão precipitada, que nem recolheram destacamentos distantos do porto, nem poderam impedir uma grande parte dos soldados, que de man grado desde pno de 1828 se véem encorporados nas fileiras da usurao e da tyrannia, se acolhessem ás casas dos habitantes, os montes da ilha, d'onde vem a cada momento apresense; isto de tal sorte, que um cabo de esquadra de n.º 1 infanteria saiu armado em uma lancha a levar me à Maalena noticia do que se passava, quando ainda a corveta achava a tiro de bala da bôca da bahia. O inimigo encrao, porèm, acceleradamente uma grande parte da artilheb. o balame e o cartuchame, e até carxões de armas, que o muandante de um dos transportes, americano de nação, o quiz receber a seu bordo, e que é o mesmo enjos passabros se renderam hontem á noite, e por conseguinte se acha nda fundeado n'este porto.

Logo que conheça exactamente o numero dos bravos soldos, que correm a alistar-se de novo dehaixo da legitima indeira, e o dos prisioneiros de guerra, assim como das unições, armas e petrechos, que escaparam á estragação, e o terror e o despeito dictaram aos fugitivos, informarei or via de v. s.º a regencia; no emtanto v. s.º the fará prente a agradavel noticia de que a ilha do Fayal se acha liritada e restituida á obediencia de sua magestade a rainha, em que uma só gotta de sangue de um dos meus bravos indados corresse n'estas praias, e sem que uma só violentuma só infraçção leve da mais estricta disciplina mantasse a victoria, que a presença da bandeira nacional e realizaba de alcançar sobre os seus inimigos.

Temos unicamente a lamentar o ferimento de um subdito pramico, residente n'esta ilha, o qual foi praticado por um los soldados inimigos no acto do embarque d'estes: espero, perem, que este ferimento, posto que grave, não seja morbi. (Morreu infelizmento.)

Se a prospera circumstancia, que acabo de referir, não en logar ao desenvolvimento do denodo reconhecido, e abejamente provado dos officiaes e soldados, que tenho a

satisfação de commandar, não me deixam por eso penhorado as suas disposições para correr ao ataque ( ditado, nem a actividade e zélo dos officiaes, e disdos soldados, sem omittir a generosidade para aquellas armas submetteram ao nosso poder.

Dens guarde a v. s.<sup>a</sup> Quartel general da villa da Ildi ilha do Fayal, 24 de junho de 1831.—*Conde de Villa I* 111. <sup>ma</sup> sr. João Ferreira Sarmento.

#### DOCUMENTO N.º 229-D

(Litado a pag. 469)

Proclamações dirigidas pelo conde de Villa Flor à guarair e babitantes da ilha de S. Miguel

Officiaes e soldados da guarnição da itha de S. Migu Ouvi, emquanto é tempo, a voz da rasão e da prudenci vos resta um momento: aproveitae-o para acclamar a fee Portugal, a senhora D. Maria II, e para vos unirdes divisão, que em nome da mesma senhora vem occuparilha. Se assun o tizerdes, sereis recebidos e tratados irmãos.

Todas as mais ilhas dos Açores estão na obedience rainha, e os militares de suas graduações, que, escuta voz da honra e da lealdade, souberam sacudir com terinfame dominio d'esse feroz usurpador, são hoje partites da gloria e da fama immortal dos bravos defensor Terceira; aquelles que imprudentes e temerarios ous resistir ao seu valor, ou gemem prisioneiros de guerra arrastam por entre vós o opprobrio da sua vergonhosa fo

Militares da gnarnição da ilha de S. Miguel, decid emquanto é tempo; passadas algumas horas, lament inutilmente a vossa obstinação.

Habitantes de S. Miguel! — Chegou o tempo da vossa vação. A vossa lealdade, o vosso amor á nossa legitima ha, a vossa adhesão ás justas liberdades, que nos foram ourgadas pelo augusto pae da senhora D. Maria II, são bem phecidos: e é para vos livrar dos tyrannos, que tem suffodo tão honrados sentimentos, que vem desembarcar em essas praias uma forte divisão dos bravos, que na ilha Terára souberam erguer duradouro padrão á fidelidade, á hostancia e ao valor portuguez.

Michalienses! Officiaes e soldados de milicias, e de orderiças, correi a unir-vos a vossos libertadores; o ferro e o go que trazemos não é para vos, é para os vossos oppresres; mas se algum d'estes, conhecendo o seu erro, abraçar un tempo a justa causa que defendemos, lembrae-vos que portuguez, abraçae-o como irmão; o raio da vingança é só ara os obstinados e incorrigiveis. Viva a senhora D. Maria II! iva a carta constitucional! Vivam os portuguezes leaes!

#### Parte official da tomada da ilha de S. Mignel

III. \*\*\* e ex. \*\*\* sr. — Tenho a satisfação de participar a v. ex. \*, ara ser presente á regencia em nome da rainha, que a ilha de S. Miguel se acha libertada do jugo que a opprimia; as tropas que a guarneciam completamente rotas e dispersas; as soldados pela maior parte apresentados e aprisionados, e degitimo governo de sua magestade fidelissima e a carta constitucional da monarchia proclamada no meio das expressões de jubilo e enthusiasmo d'estes leaes habitantes; são lactos ultimados.

Este successo, que acaba de arrancar da escravidão o archipelago dos Açores, e que tanto honra os defensores da legitumidade, que jamais o abandono e a desgraça poderam ahater, teve logar pela maneira de que passo a informar a v ex.4, e por sua via á regencia em nome de sua magestade.

Em resultado do reconhecimento, a que en havia mandado proceder sobre as costas da ilha de S. Miguel em 27 de jupo, determinei effeituar o desembarque da divisão expedicionaria, em caso de não apparição de navio iminigo d'aquella ilha, que fica a E. da ponta da Ajuda. El quencia, saindo de Angra no dia 30 de julho sobre comecci a navegar sobre o ponto, que bavia marcad lupa de guerra de sua magestade, que tinha ido a para se reunir ao resto do comboio.

Naveguei toda a noite e tarde seguinte, e tendo o do comboio caido um pouco a sotavento da derroto ditada, sobre a noite me achei em frente da ponta di ilha, que logo dobrei; e tendo-se reunido a chalupa boio, corri a costa do N., em vista da terra até ao desembarque, defronte do qual cheguei no dia 1 das cinco para as seis horas da manhã.

Immediatamente começou a effettuar-se o desemb foz da ribeira, que tica ao O. do togar da Achadinha que o ponto do desembarque fosse incommodo e ar e o vento soprasse com bastante força do tado do produzir um roto do mar consideravel, toda a força barcou sem risco, tendo sido desprezados pelos p que aportavam, alguns paizanos que, forçados pelo dos dos oppressores, destacavam com alavancas os do alto da elevada escarpa de mar, e os faziam rota nossa tropa,

O inimigo, que desde o romper do dia observára e vélas, dirigindo-se ao longo da costa, póz em march taneamente uma força na mesma direcção, e ontra ua no valle das Furnas, ambas destinadas a estorva embarque.

A primeira d'estas forças, depois de um tiroteio, logar com as nossas avançadas nas alturas da ponto da, retirou-se deixando em nosso poder uma peça tanha e suas munições, e morto no campo o capitão lino Coelho Bandeira do Quental, ajudante de orgeneral Prego, alguns soldados de caçadores n.º companhias de voluntarios addicionaes ao mesmo fo e alguns prisioneiros dos mesmos corpus.

A segunda força, que acommetteu o flanco esqu

amna em marcha, foi igualmente desbaratada com perda capitão José Maria da Silveira, de infanteria n.º 20, que commandava, e de alguns soldados, mortos e prisiotros

Conseguido isto, e tendo-se no emtanto concluido o desibarque com toda a divisão reumda, estabeleci o campo a alturas que dominam o logar da Maia, tendo na minha ute a profunda ravina, denominada Ribeira dos Moinhos. Ao romper da manhã comecei a marchar ao longo da esda do litoral, atravessando o logar da Maia, que o inimigo ha feito abandonar quasi totalmente pelos habitantes, e, m encontrar o menor obstaculo, avancei até ao logar de rio Formoso, cujos fortes se achavam abandonados, e enjovada a artifheria que os guarnecia.

O logar de Porto Formoso está situado no fundo de uma ha, ou valle semi-circular, que limita ao S. a cadeia de rras do centro da ilha; a E, um contraforte pouco elevado mesma cadeia, que desce para o mar, e separa a baixa de rto Formoso dos campos da Maia: e finalmente ao O. oucontraforte mais alto e escarpado, que penetrando no or na direcção do S. para o N., constitue a ponta da Riara Grande. As vertentes da cadeia central, altas, abruptas ponco consistentes, são cortadas por um numero considevel de ravinas difficilimas de atravessar, e o contraforte 🦫 0., não menos abrupto, é cortado pela estrada encaixiada entre barreiras verticaes, que conduz do Porto Forposo à Ribeira Grande, a que dão o nome de Ladeira da Vea. constituindo este contraforte uma posição militar das has formidaveis, tanto pelo seu difficil ingresso, como pela urta frente e apoio dos seus flancos na cadeia central no mar, com um morro abrupto e inaccessivel.

Uma similbante posição, que col re a villa da Ribeira Graneccidade de Ponta Delgada, e toda a parte do O. da ilha las. Miguel, não podia ser, nem foi effectivamente abandoida pelo inimigo, o qual, tendo praticado uma profunda irtadura na estrada unica que a atravessa, guarneceu as toras com toda a força que tinha na cidade, na Ribeira Grande, e em todas as suas immediações, força que asan em 2:500 a 3:000 homens.

Eram seis horas da manhã, quando, tendo observado a posição do inimigo, fiz fazer alto e dar descanso á divisão de Porto Formoso, aproveitando este tempo para fazer ao comhoio os signaes necessarios para desembarcar n'aquelle petir as reservas de polvora, que a difficuldade do terreno emqui desembarquei, me não permittiu lançar em terra.

Isto feito, e tendo reconhecido a força, que o inimigo polo tirar da formidavel posição que occupava, e da artibida com que a guarnecia, e já então tinha trocado alguns tecom a pera de montanha que lhe haviamos apprehendido o dia antecedente, vi que devia supprir com a manobra aquil que me faltava em numero e em terreno, e determiner les near o inimigo pelo seu flanco directo, fazendo major esfon para ganhar os cumes da cadeia central, e enfraquecend assim a sua resistencia, forçar de frente a passagem da 6trada da Ladeira da Velha. Para este fim ordenei ao bablhão de caçadores n.º 5 que avançasse através das ravinos ganhar a extrema direita do mimigo, e logo que vi a su marcha sufficientemente avançada, e um tiroteio começad com os atiradores d'este corpo, fiz marchar o deposito d cadetes e companhia de academicos, a auxiliar e amphar est ataque, formando a direita do quinto batalhão de caçadores e os batalhões de infanteria n.º 18, do regimento provisoro e contingente do batalhão de artilheria de Angra, tendo a frente o corpo de sapadores, fazendo o serviço de caçade res, foram destinados a effeituar na occasião opportuna ( ataque da estrada.

Emquanto progrediam os movimentos de flanco, e continuava a nossa esquerda o tiroteio entre os atiradores do la talhão de caçadores n.º 5 e a direita do inimigo, e que esté julgando indispensavel oppor-se áquelle ataque, chamar pouco a pouco a sua força para as alturas do seu flanco de reito, toda a sua linha rompeu em alaridos e brados de alegria, e subitamento uma força de 400 homens de milicias de Villa Franca, e 400 homens do regimento de infanteria n.º 1

que de Villa Franca marcharam, atravessando a cadeia central da ilha sobre a Maia, fizeram um ataque subito sobre a nossa retaguarda. Porém, foi de curta duração o alvoroço dos contrarios; porquanto, tendo immediatamente o batalhão provisorio, que fazia a nossa retaguarda, feito frente a este novo inimigo, o poz em plena fuga, depois de experimentar uma descarga cerrada, fugindo immediatamente apenas presentiram o vigor do nosso ataque, sem que nem um momento este ataque subito e inesperado interrompesse, ou alterasse o plano, ou o progresso das operações da nossa freute.

Logo que o inimigo observou a nullidade do effeito do ataque precedente, em que sem duvida tinha posto a mais firme esperança de successo, dirigiu toda a sua attenção sobre o seu flanco direito, e á medida que puxava mais e mais força para aquella ala, e que a estendia successivamente para a crista das montanhas, o tiroteio com o batalhão de caçadores n.º 5 tornava-se mais vivo e animado; e o corpo de cadetes e academicos tinha avançado sufficientemente, e ganho uma posição propria para tirar vantagem do primeiro movimento retrogrado a que o inimigo fosse obrigado. Então julguei ser chegado o momento de atacar a posição em frente ao longo da estrada, e assim o effeituei com a columna de manteria acima designada, deixando duas companhias do regimento provisorio a cobrir e segurar a nossa retaguarda.

Immediatamente que o inimigo se viu acommettido em frente, passada a cortadura da estrada, e o nosso ataque de flanco levado ávante com um novo vigor, começou a fazer fogo em retirada, abandonando successivamente todas as suas posições, até que, vencido o ponto culminante do contraforte pela nossa columna, o observámos e perseguimos na vertente opposta da montanha, não só em completa derrota, mas em uma absoluta fuga e debandada.

Passado isto, os nossos corpos dobrando a altura, vieram formar-se todos na estrada, que conduz á villa da Ribeira Grande, no extremo da qual estabeleci o campo, dépois d'este glorioso e decisivo combate.

O numero dos mortos do inimigo deve ter sado conseguirel, e pelo que respetta à sua perda, só posso diver que la completa; porquanto, não reuniram mais um só pelotão di força que entrou em combate; e todas as guarmições, que tenham nos differentes pontos da costa, enviaram no dia seguinte a sua submissão à discrição, tendo-os ja abandema a maior parte dos soldados.

I m desembarque effettuado em uma costa difficil, e potegada por um navio de guerra, a que se não podiam oppasem temeridade os nossos navios; dois de combate nas psições as mais adversas, e contra uma força triplicada; um sodicia completa, e a perfeita derrota dos nossos adresa tos tal e a fust via da expedição, que sob o meu commando signo de Vigitas a ilha de S. Miguel.

There is comes, textos os individuos d'esta divisão entremar es persas trades triumpharam das maiores privações e anticamente de seldados d'esta divisão todos mo-1 11 to a porte o dessito, a andacia e a constancia, que lui constant una productes de possa bistoria distinguiran o constituent : o lecturum a admiração das mais nacion to service de tanto angestanna custaram à divisão a mb a a smores n's, Antonio koquim Borges de and the second second second second second design and the second and the second properties affected Jose Mi I . e. an limbe t a nellow a to removate a quitati and which is a trained of the substitutes of the suldaday 2 minns

n no reces que o general intruso. ? se se foi inference e esta do nece e diantouse en esta do nece e diantouse en esta do nece e diantouse en esta de villa da Ribeira Grande. Esta logo que en emos effettuado o desembarque, e repellido a esta para nos impedir, volton do mesmo modo e electros e terminando assim as suas operações militares e qua as forças á direcção do coronel Sdva Reis, que

o commandante da acção, que teve logar nos montes da leira da Velha.

povo da cidade de Ponta Delgada, ha tanto tempo opprido, apenas no dia 2 de agosto viu a cidade inteiramente andonada pelas forças imilitares, rompeu em vivas à rainha, entiora D. Maria II, e à carta constitucional, arvorou a bantra nacional no castello de S. Braz, e começou sobre a de a desarmar e prender os soldados e officiaes que fuim do campo da batalha. Porém, o general Prego, com de do seu estado maior, o corregedor e juizes de fóra sta cidade, e villa da Ribeira Grande, tiveram tempo de tharcar a bordo de uma barca ingleza, que se fez de véla este porto.

Deus guarde a v. ex. Quartel general em Ponta Delgada, de agosto de 1831. — Ill. <sup>mo</sup> e ex. <sup>mo</sup> sr. Joaquim de Sousa Quevedo Pizarro. — Conde de Villa Flor.

P. S. O meu ajudante de ordens, portador da presente, encarregado de apresentar à regencia, em nome da raida, as bandeiras dos regimentos de infanteria n.ºº 7 e 20, or nós resgatadas das mãos que as profanavam na acção Porto Formoso.

Proclamação que depois da acção da Ladeira da Velha formulou o conde de Villa Flor

llabitantes de S. Miguel! — Depois que o valor dos soldados do meu commando dispersou e aniquiton inteiramente dos armada que opprimia esta ilha, e deu logar ao genemos e patriotico movimento dos cidadãos de Ponta Delgada, do men primeiro dever, e do vosso essencial interessé, que ordem regular, a tranquillidade publica, e o curso das leis jam quanto antes restabelecidas. Os soldados que commundo vos darão o exemplo da subordinação e disciplina altar; dae vós o exemplo da subordinação á lei. O governo paranha, a senhora D. Maria II, e a carta constitucional, que abâmos de proclamar, são incompativeis com a licença, em a desordem, com o exercício de vinganças privadas, e

com o espírito de perseguição intolerante, que é o caracter essencial do despotismo. É preciso, portanto, que cesse desde já todo e qualquer procedimento tumulturano e illegal, e que as leis tenham o seu pleno curso, tanto para punir o cume, como para assegurar e proteger a innocencia. Em consequencia d isto, e em virtude dos poderes que me foram outorgados entraordinariamente pela regencia em nome da ranha, determino o seguinte, que será fielmente executado en toda esta ilha, e que as camaras d'ella farão immediatamente proclamar com pregão nas ruas, e affixar nos logares publicos d eltas, e que igualmente todos os parochos leiam a seu respectivos freguezes na estação da missa, e logo que a tê nham rescubido:

- 1.º A neuhom paizano, ou militar de primeira e segundialita, se permitura exercer qualquer prisão sem ordem de legitima austoridade, salvo nos casos prescriptos na carta constitucional.
- 2.º Todo o paizano ou militar de primeira ou segunda linha apprehendera e conduzira a esta cidade, ou ao men quartel general, sem por maneira alguma os ferir, espancar ou insultar, a quaesquer officiaes ou soldados das tropas recenderrotadas, que for encontrado disperso, foragido ou dislaçado.
- 3.º Em nenhum ajuntamento que tenha logár em demonstração do jubilo e satisfação; em nenhuma acclamação feia em logar publico ou particular, é lícito reunir imprecições de vingança, ou de insulto às demonstrações de puro jubilo, que deve animar todos estes leaes habitantes.

Quartel general em Ponta Delgada, 4 de agosto de 1831.—
Conde de Villa Flor.

# ICCMENTOS CITADOS NO TOBO III DA 3,º EPOCHA D'ESTA HISTORIA

#### PARTE SEGUNDA

## DOCUMENTO N.º 229-E

(Citado a pag. 56)

# Manifesto do D. Niguel, allegando os seus direitos á corúa do Portugal

A nação portugueza, desde a gloriosa fundação da monarna, deve a sua liberdade ao seu inabalavel e constante amorla independencia, ao seu afferro ás suas leis fundamentaes aos principios do seu direito publico constitutivo, que extuem do exercició da soberania aquelle principe, que não for atural d'estes reinos, aquelle principe que não exercer a soperania dentro dos mesmos reinos, que excluem do exericio da mesma soberania todo aquelle principe que, ainda mesmo tendo direitos reconhecidos à successão da coroa, tenha feito a guerra e commettido hostilidades contra a sua patria.

Sobre estes solidos fundamentos se consolidou pelo longo decurso dos seculos o magestoso edificio nacional da monarcha, o throno resplandeceu, a prosperidade dos portuguezes e o seu renome subiu ao maior auge por uma continuación de victorias e de gentilezas de valor, de que nenhuma historia de outro povo offerece nem tantas, nem tão extremadas em tão curto periodo.

llerdeiros os portuguezes das heroicas virtudes de seus antepassados, que fizeram tremer as legiões romanas; que apesar de avassatlarem o mundo então conhecido, os respentaram pelo seu amor da independencia, não consentiram aunca que esta fosse impunemente atacada.

Pela conservação da sua religião, das suas liberdades e astruições poderam expulsar os sarracenos, e os foram ven-

cer e desbaratar no seu mesmo assento africano. Foi por elas que os portuguezes prestaram á navegação serviços, que nenhuma outra nação pôde imitar; foi pelo valor que ella thes inspiraram, que os portuguezes mostraram à Europa os caminhos do universo; foi por ellas que os portuguezes, pomeiro do que outro algum povo, abriram ao antigo contnente a rota para conhecer todas as producções de todos o chinas, a indole e situação de tantos povos diversos; foi por ellas que os portuguezes dictaram as leis ao Egypto, á An bia e à l'ersia; foi por ellas que o dialecto portuguez foi que a lingua universal; foi por ellas que os maiores potentado da Asia, humilhados disputavam a preferencia e a honra di serem tributarios de Portugal. Foi por estes mesmos de mentos de força nacional que Portugal se fez respeitado, le inido e prospero. Foi por estes mesmos elementos que am ção portugueza acabou sempre por triumphar de todas as mais violentas crises em que se tem achado.

Portugal existia ao abrigo d'aquettes principios e formi de governo, que os factos e experiencia de tantos seculos tinham mostrado ser o unico conforme com os seus usos, um as suas liberdades e com a sua indole, quando um feror om quistador das liberdades de todos os povos, e usurpador de quasi todos os thronos invadiu peta força das armas todos os estados da Europa. Não escapou este reino à ambição d'aquette dominador; a Hespanha em poder das armas de Buonaparte facilitou o ataque e invasão d'estes reinos. Men augusto pae julgou então em sua alta sabedoria preferivel poupar as vidas de sens vassaltos, evitando um combate designalissimo, quando toda a Europa se achava opprimida por aquelle poder dominador, e salvar o decoro de sua augusta familia, passando aos seus dominios transatlanticos.

A separação da minha real familia do territurio continental de Portugal para outro hemispherio foi a causa motorimais efficaz de se manifestarem desde logo em a nação por tugueza aquelles nobres brios, que a fazem tão recommenda nos fastos da historia. A nação portugueza atelevou em massa para repelhir o dominio invasor. O so

berano, separado a mais de duas mil leguas, era invocado com o grito nacional, e posto que o reino estivesse exhausto de todos os recursos, a nação desarmada pelos oppressores, e o exercito em França, acabou por triumphar, indo fazer tremular as quinas portuguezas nos muros de Tolosa.

Quando a peninsula da Ibera se convertia em um theatro de victorias, que concorriam para a salvação da Europa, aquelles sectarios dos princípios revolucionarios e democraticos, que tinham alagado a França de sangue e de horrores, e que o poder militar de Buonaparte tinha comprimido, buscaram hypocritamente aproveitar-se do enthusiasmo da nação hespanhola pela restauração do throno de el-rei catholico para estabelecerem uma constituição democratica, que derrobasse o antigo edificio das instituições monarchicas da llespanha, pelas quaes a nação sinceramente batalhava.

A heroica resolução de el-rei catholico, e a fidelidade do loro hespanhol desbarataram aquelle nefando artificio, e lortugal foi preservado por então da desastrosa influencia daquella monstruosa organisação.

Apesar d'aquelle revez, os sectarios da democracia não descansaram depois de tramar pelo restabelecimento dos pencipios que tinham estabelecido; e a Europa viu com hortor e inquietação de novo restabelecer-se aquelle monstruoso governo em Hespanha em 1820, e a sua influencia ameaçar a Europa de uma conflagração universal. A Italia, a Allemanha, a Russia, e a França mesma, experimentaram as funestas consequencias do que se passava em Hespanha.

Os innovadores democratas conheceram que Portugal era o reino que offerecia, pela ausencia da familia real, melhor opportunidade ao desenvolvimento de seus planos destruidores, e sem estudarem a verdadeira indole dos portuguezes, promoveram que o vulcão revolucionario rebentasse n'este terreno classico da fidelidade. Para surprehenderem a nação, e arrastal-a a um abysmo de males invocaram, ao mesmo tempo que seus chefes se levantaram, com traidor perjurio na cidade do Porto, o nome augusto do soberano a quem tinham jurado fidelidade, a religião que ultrajavam, e a patria

a quem traham, e hypocritamente proclamaram aos pouq a restituição do seu suberano ao reino, a restituição das suz antigas córtes e estados, instituições com que a nação se lé aha teito temida e respeitada em outros tempos nas maste motas partes do globo.

A mação portugueza, essencialmente monarchica, collecca então a fementula traição, e os males que a facção per para que preparava. Em poucos mezes, de um angulo a ouro do romo, o espirito nacional se despertou, a mais patente executação dos principies revolucionarios se manifestou en tare substro grau, que só o respeito devido á piedade de monaguesto poc, que a fiel nação portugueza lhe tributava, polymento os persos, não sacriticando aquelles, que tinham premento e sasteolado a revolução.

cumpira, comitudo, que se desse o primeiro grito da alvar so dos directos soberanos; que se salvasse a coróncione migusto pase e a monarchia. A Providencia me lam desinado para esta nobre empreza, e em um momento: monarchia for salva, e el-rei meu augusto pae restitudo monatura dos sous directos soberanos. Nenhuma interventitest migusta for assessanta para restaurar o throno e a nomarchia. A diferidade dos partinguezes, e a minha españaco repus aos pos de meu augusto pae, theram tudo.

La diversas potencias da Europa, que unham visto amerque a segurança de todos os thronos e o princípio europeuque turbam visto ameaçados de uma userra subversão todos es condomentos da ordem social, ameaçados todos os direitos deposs de terem libertado a Europa da oppressão dat umas de Buonaparte, me manifestaram, por meio de sent representantes junto de el-rei meu augusto pae, a sua admitor to por um facto, que salvára a religião e estes remos, o que pelas suas consequencias promettoa a futura salvação ( consolidação do principio monarchico em toda a península-

A experiencia tem mostrado desde o meio do seculo pas cala, que os mimigos dos reis e das instituições monarchias, e das verdadeiras liberdades dos povos, não toleram sem coputadam com os principes que sustentam a religião in os principes que sustentam o principio monarchico e as itigas instituições.

O glorioso acontecimento da recuperação dos direitos soranos de el-rei meu augusto pae excitou nos inimigos de dos os thronos aquelle rancor, que tenazmente tem prooudo constantes oscillações revolucionarias; que tem protazido as desgraças e infortunios, de que todos os estados, odos os povos se têem resentido, e experimentado as mais mestas e lamentaveis consequencias.

A facção democratica, que havia traidoramente, e com aão sacrilega insultado a religião, usurpado a auctoridade ral; que havia pretendido despojar a nação das suas instituições, e representação de tantos seculos, posto que venda por aquelle memoravel acontecimento, não desistiu em mas esperanças, não desistiu de seus planos para retomar polo menos a sua influencia em os negocios do estado. Um dos maiores obstaculos que se apresentava ao desenvolvimento d'estes perversos projectos, era a confiança que el-rei neu augusto pae tinha posto em mim, tendo-me nomeado sommandante em chefe do seu exercito com a especial re-tommendação de o defender dos seus inimigos; era o amor, reconhecimento e admiração, que a nação portugueza e o exercito me manifestavam por ter salvado a patria do naufragio da revolução.

Para conseguir os seus fins aquella facção promoveu me os maiores desgostos, buscou todos os meios de inquietar o meu animo, e de privar el-rei meu augusto pae e a nação dos serviços que lhe prestava. N'aquella lamentavel conjuntura dei a mais exuberante prova da minha fidelidade a el-rei, meu augusto pae, e da pureza das minhas intenções, pasando á côrte de Vienna de Austria.

Os infortunios que el-rei o senhor D. João VI, men augusto pae, havia experimentado, promovidos por aquella facção semocratica, que tinha sacrificado os seus vassallos nos seus dominios; que the tinha usurpado a sua real auctoridade; infortunios e as maguas que aquelle respeitavel monarcha linha experimentado com a desmembração do Brazil, uma

alução e incerteza. mus ratica tinha conseguido que asse com o Brazil da coróa de D erest men augusto pae, consti amperio independente da d anagres proprias e independent sutuações que o excluiam da suce a sua descendencia nascula no B - paração; tinha conseguido que s os portuguezes para dividir a mon ... am amperio, que violentamente se manus da coróa de men augusto par conseguido que fizesse a guerra contr a vassallo e fitho do soberano de P mas infantes D. João e D. Diniz, herd cortes de Coimbra de 1385, tendo-se adado o inimigo de Portugal nos sitios ( peio reconhecimento da mesma indepe and cratado de 29 de agosto de 1825 con da sua soberania como soberano d'ell que rompesse o pacto que, ligando-o cio juramento que prestou a el-rei meo ana apuação como principe herdeiro. The d resedo e eventual, segundo o direito por un succeder na coron d'estes reinos

ma regencia, que não tinha fundamento na lei de 23 de nocembro de 1674, promulgada em consequencia do disposto sos tres estados do reino, nem em disposição alguma do direito publico portuguez.

O direito publico portuguez, comprovado pelo que se observou, tanto pelo fallecimento do senhor rei D. Duarte, como pelo que se praticou com a regencia da menoridade do senhor rei D. Sebastião, e no tempo do senhor rei D. Affonso VI, não deixa a menor duvida de que as regencias para exercerem poderes magestaticos devem ser reconhecidas e auctorisadas pelos tres estados do reino.

Este direito publico estabelecido nas nossas côrtes é tão claro, que nenhuma excepção, nenhum abuso podia servir ile aresto para se controverter. È tão claro que o senhor rei D. Duarte, tendo nomeado no seu testamento a senhora raiola D. Leonor regente do reino, e tutora de seu filho, o senhor rei D. Affonso V, successor indisputado da corôa, Principe jurado em côrtes pelos tres estados, rei depois do fallecimento de seu pae de pleno direito, circumstancias que vão concorriam então na pessoa de meu augusto irmão, nem na creação da regencia, que ficon governando o reino depois do fallecimento de el-rei meu augusto pae, o acto do senhor rei D. Duarte, apesar de ser de outra natureza mais conforme com os estylos da monarchia do que o da creação d'esta regencia, os tres estados do reino nas côrtes do anno de 1439 rejeitaram aquella regencia, annullaram as disposições d'aquelle testamento do rei defunto, o senhor D. Duarte, decidiram que o governo do reino fosse entregue ao senhor infante D. Pedro, duque de Coimbra, como se executou, sustentando-se e declarando-se, que os tres estados em córtes tinham auctoridade em materias de regencias e de menoradades, declarando-se mais nas sobreditas córtes, que o sembor rei D. Duarte não podia nomear tal regencia, nem em (a) caso deixar regedor do reino á sua vontade.

Os governadores do reino, que no anno de 1580 decidiram uma questão de successão, tinham sido nomeados e eleitos pelos tres estados do reino, conforme o assento, que se tomara no precedente anno de 1579 mas cortes le lador e apesar de ter sido esta uma regencia nomeada e andosada pelas tres estados, a decisio d'aquelles governados fie accombata pola di faração, doutrina e fundamentos dissente das cortes de 5 de março de 1641.

As institucives da mocarchia estavam em seu pieno non su temporem que fanceren es rei men augusto pae, de sauto memoria. Aquesto soberano testa solempemente declinio na sua carra de sei te a de panha de 1826, que a unica e reducivera antiga constitución da morarchia portugueza sentida estabesecuda, pre elle a barra parada, assim como o tulmi lesto de reas sons provienescores no acto da sua elevação binoso.

Bras was evidente pre más e quaiques acto contrair o brende para la final procesa procesa procesa a comia d catas remas, tin cara cor cara au cara a para contrair a comia d catas remas, tin cara cor cara au au cara a cara a cara contrair.

Annual des de compartiera, tembre o recho o esta deplor comparte de mem angredo por le comparte de destrutur de la comparte de destrutur de de destrutur de de destrutur de de

manuscrit norm esse effecto que men numero maño, apeno constant do faderamento de men numero pare, transfernario y otano de rei de l'artagas a 26 de abril de 1826,
pare la ser soberano de um estado, que pero metro 1.º 6º
como motamenta, a carta brazarera de 1820, não podra tercomo nom Portugas: apesar de se ter naturalisado a sircomo nome, não so como calaçãos, mas como principes do
como nomes acuques b.º. 6.º, 56.º, 100.º, 105.º, 105.º, 116.º,
1 mi.º e 119.º da mesma carta: apesar de se ter obricomo no de Brazal prevo actições 100.º e 106.º da mesma

rta; apesar de ter voluntariamente declarado em 15 de julo de 1824 a el-rei meu augusto pae, que não tinha jamais
tetensões sobre Portugal, que era incompativel com os inresses do Brazil o ser rei de Portugal; apesar de as leis
inlamentaes de Portugal por outra parte exigirem que seus
es não sejam principes estrangeiros, como se declaron e
tabeleceu nas côrtes de Lamego de 1143, nas de Coimbra
1385, e se sustentou nas de Almeirim de 1580, nas de
tisboa de 1641, e em outras posteriores, declarou-se rei de
terugal, apesar de as leis fundamentaes de Portugal exigim a residencia do soberano em Portugal; apesar de não
r sido acclamado depois do faltecimento de meu augusto
re com as formalidades estabelecidas, e que se observaram
todas as acclamações dos senhores reis d'estes reinos.

Apasar das insanaveis nullidades d'aquella declaração, poto quaes meu augusto irmão como imperador do Brazil não oda herdar a corôa de Portugal sem uma reunião dos tres tados do reino em córtes, nem exercer poder algum no tino sem o consentimento dos estados, conseguiu aquella leção que elle exercesse actos como soberano de Portugal a um reino estrangeiro com o determinado fim de subvertras instituições de Portugal, publicando uma carta constileconal em 29 de abril d'aquelle anno de 1826.

E evidente que ainda mesmo que meu augusto irmão ticomo de Portugal; que ainda mesmo que tivesse prestado o inispensavel juramento prescripto pela lei de 0 de setembro
locatione estabelecido, não poderia jamais mudar as instilocatione estabelecido estabelecido estabelec

Esta mudança, revestida de circumstancias de tão vital portancia para a existencia política e administrativa da nato portugueza, era em summo grau superior á que fez necesaria a appellação do senhor rei D. Pedro II para as côrtes 1698, apesar de exercer o poder real, em virtude da abdi-

St lie e ar-Sail for -

- VI, recommend bas codes is - uur na explicação de um e v - de Lamego, declarando aqui-📉 . (mal na lei promulgada em 😢 🖰 as côrtes, que tinha expedido 😓 ar remo então juntos em cortes par an mentos necessarios à declaração de ocando-se, porque era nos tres estate-- der d'aquelles que as estabelecena ando este o direito publico do remon exscreve, os mesmos principios d'elle s em vigor pela carta de lei de \$ de junierei meu augusto pae tinha declarados 💮 💯 25 antigas instituições da monarchia eran ausodadas á nação, e provadas pela expens alos em vantagens innumeraveis, que d'al-Expunha mais aquelle venerando monarda e impossibilidade de introduzir innovcom o caracter, educação e usos inveleque se não podiam demolir as nobres e reagas instituições políticas consolidadas com o one us reis seus predecessores, e elle mesmo tr as sustentar, declarando que não podiam haver espesentação nacional, senão as antigas composestados do reino, isto é, clero, nobreza e pouenstituição do estado provia o bem publico, não cucias novas, incertas e perigosas, ou com relot . patulas e destructivas, conducentes a mais fatal co, como a experiencia tinha mostrado.

carta de lei de meu augusto pae se recordon como a facção rebelde e desorganisadora de 1820 shudir a nação portugueza com a artificiosa proonvocar as antigas côrtes, sem ontras vistas mais te destruir aquellas mesmas instituições que pro

portinto manifestas, pelo que fica substanciado, f inde 29 de 29 de april de 29 de abril de 1826 foi por meu augusto irmão promulgada, e a incapacidule em que se achava para o poder fazer, ainda mesmo que tivesse sido rei de Portugal de pleno direito.

Meu augusto irmão, não podendo succeder na corôa de Portugal, pela provadissima e indubitavel exclusão que d'elle fazam as leis fundamentaes da monarchia portugueza, e os fundamentos do direito publico de Portugal, e as leis fundamentaes do Brazil, e consequentissimamente pelo que fica emberantemente provado, não podia exercer acto algum como soberano de Portugal, não podia também de fórma alguma abdicar a corôa que não possuia.

A abdicação que fez em sua filha, a senhora princeza do Grão Pará, minha sobrinha, era portanto evidentemente nulla, e contraria a todos os principios de direito publico portumez e da rasão universal.

Muha sobrinha, a princeza do Grão Pará, quando nasceu unha recebido o titulo de princeza da Beira; foi em consequencia da constituição brazileira de 1823, considerada enfão pelos brazileiros como herdeira presumptiva do throno do Brazil, e tanto princeza brazileira, que o titulo portuguez que tinha recebido foi mudado em consequencia do nascimento do principe hereditario D. Pedro em 1825, dando-selhe o titulo de princeza do Grão Pará, que é prescripto e dado pelo artigo 105.º da constituição do Brazil ao herdeiro presumptivo da coróa do Brazil, depois do principe imperial, o que não seria assim se a constituição brazileira a tivesse obsiderado como estrangeira, porque n'esse caso, em logar de se lhe dar aquelle titulo de princeza do Grão Pará, teria sido excluida do throno do Brazil pelo artigo 119.º da carta brazileira.

Postera

th dada

elle E

Estas disposições da lei fundamental do Brazil tinham sido estabelecidas antes do fallecimento de el-rei meu augusto pae, o senhor D. João VI, e por estas ficavam excluidos da coróa do Brazil, não só el-rei meu augusto pae, mas tambem todas as tinhas collateraes da familia da real casa de Bragança, que meu augusto irmão, o aquellas instituições contavam como estrangeiras.

Seria, portanto, o mais inaudito absurdo suppor que a nha sobrinha, a princeza do Grão Pará, D. Maria da Glopodia unir na sua pessoa, contra as leis de Portugal e a Brazil, a impossível e espantosa anomalia de princeza braleira e portugueza ao mesmo tempo, ou de natural e estageira.

As leis de Portugal, e as do Brazil não deixavam a me duvida ácerca da sua verdadeira qualidade de princeta trangeira. Estas leis concordavam com os principios del reito publico, considerando como estrangeira para Porto toda a descendencia de meu augusto irmão, nascida no b zil antes e depois da separação. Os filhos de men augu irmão são, sem excepção, chamados á successão da corbi Brazil pelos artigos 118.º e 119.º das instituições d'aqu imperio, não sendo já então considerados portuguezes. que n'esse caso seriam excluidos d'ella pelo artigo 119.º mo estrangeiros; e alem d'estes fundamentos tinham fid legitimamente cidadãos brazileiros pelo artigo 6.º d'aque mesmas instituições, que estabeleceu do modo mais fou que eram cidadãos brazileiros os que nasceram em Porti e sens dominios, e residiam no Brazil quando se procla a independencia nas provincias em que residiam, e adh ram a ella expressa ou tacitamente, continuando a residi Brazil.

Estas disposições são inteiramente conformes tambem as leis de Portugal no livro 2.º, titulo 55.º, § 3.º das o nações do reino, que determina, que se alguns naturaes rem do reino e senhorios d'elle por sua vontade, e se to estabelecer em outra provincia sós, ou com sua familia filhos nascidos fóra do remo e senhorios não serão havi por naturaes, pois o pae se ausentou voluntariamento reino em que nasceu, e os filhos não nasceram n'elle. I dubitavel que por direito natural os filhos seguem a coção do pae; se o pae assenton o seu domicido em pair trangeiro fica pertencendo a outra sociedade; e seus filambem a ella pertencem, como claramente demonstrat publicistas.

É pois evidentissimo por todos estes fundamentos, que primha sobrinha a princeza do Grão Pará, D. Maria da Gloria, do tuesmo modo que meu augusto irmão, e toda a sua descerdencia se actiavam impossibilitados de succeder na coróa de Portugal, como era igualmente expresso pelo artigo 6.º das côrtes de Lamego de 1143, e petas de Lisboa de 1641, on de se decidiu que a successão nunca passasse a um princi pe estrangeiro, ainda que seja aos parentes mais proximos do ultimo rei.

È igualmente evidente, que ainda quando men augusto irmão tivesse sido successor legitimo de el-rei men augusto pae, o senhor D. João VI, não podia dispor a seu arbitrio da coroa de Portugal a favor de sua fitha, a princeza D. Maria da Glora, minha sobrinha, excluindo seu fitho contra a tei que prefere o varão, nem podia ter auctoridade para dispor d'esta coroa sem concorrencia dos tres estados do reino em côrtes, como se prova sobejamente pelo direito publico de Portugal, e pelos exemplos da historia do reino.

Anda mesmo que meu augusto irmão tivesse sido successor legituno de meu augusto pae na corôa d'estes reinos, e que tivesse abdicado no filho varão, essa abdicação não seria valida sem a acceitação e reconhecimento dos tres estados do reino, como se declarou e sustentou nas côrtes do Lamego de 1668.

A posteridade não poderá certamente acreditar, que em sete dias, em um modo tal so pretendesse assim dispor da nação portugueza.

A volação das leis fundamentaes de uma nação, principalmente as que regulam a ordem da successão ao throno, tem por infallivel consequencia a guerra civil, e os desastres mais funestos que um povo póde experimentar; e se a historia geral de todas as monarchias o não tivesse tristemento provado, o que se passou desde o fallecimento do men augusto pae até a declaração dos tres ostados do reino, em 11 de julho de 1828, o demonstraria a toda a evidencia.

A facção predominante, que pretendia envolver a nação em um abysmo de mates, buscou mui de proposito, depois

10 - 10 - 10 - 10 que los actes chegaram a l'ort 5 - 10 - 10 - 5 - 20 - 10 pulo modo mais vodento e rev 10 - 10 - 10 - 10 que hesitava em os publicar, a fin ( 2 - 10 - 10 des tres estados do remo em córtes par

no estados se remiser estados de monarchia, a nação represer estados de monarchia, a nação represer estados est

strigueza achou-se então em um estado de de será inacreditavel na postendide se sua filha, e por outro acto posterior de 2 de masses suspendido a mesma abdicação.

solo mesmo como foi sem a menor formalidade estable direito publico da monarchia aquella carta, este i de disposto na mesma carta des excluiam não só meu augusto irmão de toda a sobe sobre Portugal, mas todo o acto posterior passado e some era uma evidente violação d'aquelle juramente sma carta.

mase então a monstruosidade de se promulgarem acome de um soberano que tinha abdicado, invocado a sua tempo outro soberano, e designado na carta que a nação, emquanto por todo o reino o povo, fiel experendas instituições, e á independencia da mons portugueza, me acclamava como seu rei, manifestando modo mais patente em julho e outubro do mesmo ar 1826 nas provincias de Traz os Montes e no reino do conde se chegou a estabelecer uma regencia em un movimentos que foram seguidos rapidamente por temporario, invocado de se chegou a estabelecer uma regencia em un movimentos que foram seguidos rapidamente por temporario de se chegou a estabelecer uma regencia em un movimentos que foram seguidos rapidamente por temporario de se chegou a estabelecer uma regencia em un movimentos que foram seguidos rapidamente por temporario de se chegou a estabelecer uma regencia em un movimentos que foram seguidos rapidamente por temporario de seguidos rapidamentes que se con contrato de seguidos rapidamentes que se contrato de seguidos con contratos de seguidos con contratos de se con contrato de seguidos con contratos de seguidos con con contratos de seguidos con contratos de seguidos con contratos de seguidos con con contratos de seguidos con contratos de seguidos con con contratos de seguidos con con contrato

mmenso numero de portuguezes de todas as classes do estado. E por numerosos corpos do exercito.

Todo o mundo sabe que cu não tive a menor parte ou influencia nos movimentos, que houveram no reino a favor da minha real pessoa, depois do fallecimento de meu augusto pae, e durante a minha residencia na côrte de Vienna de Austria.

Seria necessario fechar os olhos à evidencia dos factos para dewar de conhecer que a nação portugueza tem tido sempre a maior aversão a tudo quanto possa alterar as suas instituições; e se tantos exemplos da sua historia o não demonstrassem sobejamente, o facto de se buscar apoio estranho para a conter em sujeição, aquelles actos bastariam para provar qual era o estado moral da nação n'aquella epocha.

Os gabinetes da Europa reconheceram que um estado tal era impossível de se conservar; viram que este estado ameaçava a tranquillidade da Europa; viram que men augusto irmão procedia inteiramente de um modo contrario ao tratado da separação; reconheceram a necessidade do men regresso para estes reinos, e fizeram sentir estes inconvenientes ao gabinete do Rio de Janeiro.

Entretanto a complicação em que a facção democratica havia conseguido collocar depois do fallecimento de men augusto pae a sorte da nação portugueza, se tinha augmentado pelos actos de insanavel nullidade, emanados da influencia d'aquella facção.

Vendo que não tinha podido conseguir a minha ida para o Brazil: vendo que as potencias da Europa estavam cuidadosas pelo estado do reino de Portugal, imaginou os expedientes que são notorios. Men augusto irmão, apesar de todas as suas incapacidades de poder, passou a expedir um decreto pelo qual me nomeava seu logar-tenente para governar estes reinos conforme os poderes que lhe competiam pela carta, que tinha sido imposta á nação portugueza. Aquelle decreto estat electa a espantosa doutrina de dois poderes soberanos em o mesmo paix, sem que nem um, nem outro tivesse o podere conforme áquella mesma carta, imposta á nação portu-

gueza, pela incompetencia (ainda quando aquella carta les valida), de existir um poder delegado revogavel fóra da letra d'ella, com a imposta obrigação ao mesmo tempo de a lazer observar, e de reger por ella.

Era evidente que, ou eu havia de reger conforme aquellas mesmas instituições, ou fóra d'ellas. Por ambos os molos, conforme o disposto no decreto, era impossível, moustroso, anarchico e nullo, mesmo se taes instituições fossem validas.

Fui então convidado pela côrte de Vienna para regressar a Portugal, e para as transacções que são notorias.

Tendo feito na mesma corte de Vienna reserva especial de meus direitos, condescendi com o que me foi proposto-

A minha chegada, porém, a estes reinos a naçõo estuntidad pelo modo por que havia sido tratada, excitada pelos ataques feitos á sua independencia, aos seus costumes e ás suas teis fundamentaes, rompeu acclamando-me como seu rei legitimo por todo o reino, de um modo mais geral, ma és unanime de que tinha feito no tempo dos senhores re is D. João 1 e D. João IV. Os tribunaes, o clero, a nobreza, o todas as camaras do reino não só me acclamaram, mas em suas representações me supplicaram que convocasse os tres estados do reino, que cingisse a coróa que por direito hereditario e pelas leis fundamentaes me pertencia. Representam-me que cingisse a coróa para salvação da mesma coróa e do estado.

N'este estado da nação todos os meios que generosa e efficazmente empreguei para a conter, e para dar ao mundo uma prova de que não ambicionava a corôa, foram infrectuosos.

N'esta situação, ou deveria consentir que uma horrorosa anarchia fosse inevitavel consequencia d'aquelle estado em que o reino se achava, que haveria de perturbar o socego da peninsula e da Europa, ou seguir os meios legaes prescriptos pelo direito publico do reino para salvar a nação. A alternativa não podia ser duvidosa para um principe verdudeiramente portuguez.

Estava provado por tantos factos da maior evidencia, que

Portugal nenhuma especie, nenhuma theoria de governo era possivel existir, nem poder manter-se sendo opposta ás leis fundamentaes da monarchia e ao direito publico do reino. 308 usos e costumes dos portuguezes.

Na conformidade, pois, do que o senhor rei D. João IV havia estabelecido de que se chamasse o reino a côrtes pelos tres estados todas as vezes que o hem publico assim o exigisse; na conformidade do que o senhor rei D. Pedro II, sendo regente do reino, observou, convocando as côrtes de 1668; na conformidade do que observou o governo do reino no 1.º de setembro de 1820, convocando os tres estados para evitar o imminente perigo que corria a nação e a monarchia pela rebellião que tinha occorrido no Porto, achando-se tambem o mesmo reino chamado já a còrtes pela carta de lei de meu augusto pae de 4 de junho de 1824, mandei congregar 16 tres estados do reino para que, conforme seu direito indisputavel, pozessem termo a um tão grave assumpto, como era o da successão à corôa d'estes reinos, cuja incerteza conservára até então o reino n'aquelle estado de agitação e de infortunio. Para este effeito mandei expedir cartas convocalorias às camaras das cidades e villas que téem voto em corles, guardando-se nas mesmas cartas todas as formulas estabelecidas. Foram do mesmo modo observados todos os stylos praticados na monarchia por occasião da reunião dos estados, e observados com maior escrupulo do que em epocha alguma se praticára.

Do mesmo modo que o senhor rei D. Affonso I, glorioso fundador da monarchia, apresentei-me aos estados no dia da abertura das côrtes sem as insignias reaes, e nenhum acto de soberania como rei de Portugal exerci, antes da declaração dos estados, de que a corôa me pertencia de direito pelas leis fundamentaes da monarchia.

Os tres estados do reino em côrtes pronunciaram a sua decisão, que firmaram com os exuberantes motivos em que a fundaram pelo seu assento de 11 de julho de 1828 á face de todo o mundo.

Aquellas côrtes foram as mais nomerosas que houveram

desde o principio da monarchia. Aquellas côrtes compozeram se das pessoas de maior distincção nas suas jerarchas, de maior riqueza nas suas propriedades, de maior consideração na sua representação, sendo mais do que em todas numerosos os representantes do povo de oitenta e qualm cidades e villas que têem voto em cortes.

Nenhuma eleição desde o principio da monarchia foi mas livremente feita do que a dos procuradores dos povos para as cortes de 1828, que declararam os meus reaes direitos a coróa d'estes reinos.

die !

2. . q

perte

COT

12 5

Foi na presença de uma facção militar, que se revoltira para obstar a que a nação recuperasse a sua liberdade, e 68 estados pronunciassem o seu juizo, que as eleições se liveram; foi na presença da revolta militar, que a mesma fação preparou ao mesmo tempo no reino do Algarve, que as mesma eleições se fizeram. Foi no momento em que os representantes de todos os soberanos da Europa suspenderam as sua decisão. Foram aquellas eleições cercadas por toda a parte de obstaculos extraordinarios que a facção lhes oppoz. Foi por entre as fileiras dos soldados revoltados que os procuradores dos povos atravessaram para virem cumprir a missão que a nação lhes dava.

Á vista da declaração dos meus reaes direitos pelos tres estados, a facção espavorida desappareceu diante da nação, que por toda a parte a repellia.

Nos tres estados do reino reside unicamente o poder de pronunciar o seu juizo indisputavelmente competento e valido, principalmente nos casos de applicação e interpretação das feis fundamentaes da successão da coróa d'estes reinos, como o provam numerosos exemplos da historia e documentos d'elles, no que se estabelecen nas côrtes de Lamego de 1143, nas de 1385, nas de 1499, nas de 1475, no que se passou com o senhor cardeal rei D. Henrique, quo não pôde regular a successão ao throno d'estes reinos conforme seus desejos, por causa das côrtes de Almeirim de 1580 lhe terem declarado, que não admittiriam nada a respeito da successão.

porque ninguera fora do reino tinha direito de julgar tat questão, porque era materia que só pertençia aos tres estados, e terminantemente as cortes de Lisboa de 1641 no seu assento de 6 de março d'aquelle anno, apesar do reconhecimento feito a el-rei Filippe II de Castella pelas côrtes de Thomar de 1580; apesar do juramento prestado pelo senhor duque Theodosio de Bragança áquelle soberano; apesar da Posse de sessenta annos, declararam nuilos todos os actos que se tinham observado durante aquelle tempo, e desligado o senhor rei D. João IV e a nação portugueza do juramento que unham prestado com os fundamentos: 1.º, que os tres estados do reino juntos em cortes representam o mesmo reino; 2.º, que tinham poder de restituir o reino a quem de direito pertencia, seguindo a mesma forma que no principio do mesmo reino se guardára com o senhor D. Affonso Henriques, primeiro rei d'elle, fazendo assento declaralorio; 3.º, que era cousa certa em direito, que ao reino súmente compete julgar, e declarar a legitima successão do mesmo reino, quando sobre ella ha duvida entre os pre-Masores.

As côrtes de 1828, que declararam que a coróa d'estes reinos me tinha sido devolvida desde o fallecimento de men augusto pae pelas leis fundamentaes; que declararam nullos lados os actos que se tinham praticado contra o direito publico do reino; que me declararam desligado de todo o juramento, e á nação; usaram de um direito indisputavel e incontroverso, que tinham, tão legal como tiveram as de Lamego para estabelecerem leis fundamentaes, as de Coim-Ira de 1385 para chamarem ao throno o senhor rei D. João I. e que declararam incapaz de reinar a rainha D. Beatriz, herderra da coróa de Portugal, não obstante ter sido acclamada depois da morte de seu pae, o senhor rei D. Fernando em 1381; usaram do mesmo direito, e da mesma auctoridado que tiveram aquellas cortes para excluirem os infantes D. João e D. Diniz, filhos do senhor rei D. Pedro I, da successão do reino, pelos motivos que ficam declarados; usaram do mesmo direito e da mesma anctoridade que tiveram

as de 1641, para chamarem ao throno a real casa de Bragança, a quem de direito pertencia, excluindo a dynasta hespanhola, que até ali tinha estado de posse do reino; usaram do mesmo direito, e da mesma auctoridade das córtes de Lisboa de 1698, para interpretar e derogar uma das kis fundamentaes de Lamego.

Bastantes provas tinha eu dado ao mundo de que não ambicionava a corôa; mas se por uma parte eu jamais aceitara uma corôa que me não pertencesse de direito, pela outra el tambem jamais renunciaria ao nobre orgulho de pertencer á nação portugueza.

Restituido á minha patria, o meu primeiro dever era o de mostrar que era um principe portuguez, descendente de tantos reis, que haviam escrupulosamente observado as leis fundamentaes da monarchia, e guardado aos portuguezes de seus fóros e as suas liberdades. Todas as transacções, pois, em que fui convidado a tomar parte, estando ausente de Portugal, foram declaradas não obrigatorias para a nação, não só pelos fundamentos sustentados pelas córtes de Lisbas de 1828, e pelo que se tinha observado e declarado nas de 1611, mas tambem pelos exemplos do que se havia precedente mento observado n'estes reinos.

Por todos estes fundamentos não hesitei que o bem do estado, e a felicidade da nação me impunham o dever de me conformar com a decisão dos tres estados do reino.

Apesar da acclamação do povo; apesar das espontaneas representações dos tribunaes, e das diversas ordens do estado, de todas as camaras do reino para que cingisse a coróa, que de direito me pertencia; apesar da decisão dos tresestados do reino em côrtes, julguei dever preencher aindemais uma formalidade do direito publico portuguez, estabelecida na lei de côrtes de 9 de setembro de 1647, e observal-a de um modo ainda mais solemne do que a que observaram os senhores reis meus augustos predecessores. Cumpri as disposições d'aquella lei na presença dos tres estado do reino em 7 de julho de 1828, prestando o juramento anção reunida em côrtes, e recebendo da nação por meio d

eus representantes em acto solemne de côrtes, o seu juramento de preito e homenagem.

A mação portugueza, tendo assim por meio dos seus representantes nos tres estados usado de um direito seu como ração independente, e que nenhuma potencia estrangeira lhe podia disputar, conforme todos os principios recebidos em que repousa a ordem social, fez com que o meu throno fiasse firmado não só nas solidas bases em que se firmou o senhor D. Affonso I, D. João I e D. João IV, mas tambem as de todos os governos. Fiquei assim occupando o throno e Portugal, não só conforme as leis fundamentaes do reino, conforme o direito publico portuguez, mas tambem pela ancorrencia de todos os direitos, segundo os differentes rincipios estabelecidos e proclamados por todas as fórmas de governos.

Não existin jamais um poder que tivesse origem mais leal do que aquelle em virtude do qual cingi a coróa d'estes teinos. Direitos hereditarios, declaração e applicação das leis ludamentaes, acclamação nacional de toda a nação portupeza n'estes reinos, e em todos os seus dominios ultramamos, nos Açores, Madeira, possessões de Africa, e Asia e lacau na China, sem exceptuar a mesma ilha Terceira, onde ma rebellião militar comprimiu a expressão e vontade do lovo, primeiramente manifestada, constituiram os fundaentos d'aquella legalidade.

Aquella facção, que tinha sido arrojada para fóra d'estes luos pela fidelidade dos portuguezes, começou desde logo a paizes estrangeiros, onde vagava, a empregar todos os eios mais escandalosos, principalmente pela imprensa pedica, para fascinar com as mais absurdas e capciosas pulcações, em que alteravam as leis de Portugal, a letra d'ellas os factos mais notorios, as pessoas desapercebidas, a fim atrahir por taes meios com uma nunca vista hypocrisia sympathias que a verdadeira desgraça inspira, ao mesmo empo que tenazmente tem machinado tambem por mil meios inquietação e ruina da sua patria, tentando introduzir-lhe guerra civil e a anarchia.

Por tão escandalosos modos tem aquella facção pendido transtornar, e confundir todas as noções midade e de justiça. Tem aquella facção pretendem seus escriptos, como com suas intrigas, fazei á Europa os factos, não só da historia d'estes reim sidencias que houveram, principalmente quando de reis D. João I e D. João IV subiram ao throno, o decorrera n'aquellas epochas, mas também os caso tissimos que têem occorrido nas outras monarchiropa em circumstancias menos críticas e menos infi

As conspirações preparadas por aquella meso para subversão do estado, têem exigido a applicaç d'estes reimos aos factos para sua repressão e el mesmo modo que se observou sempre em Portutodos os paizes do mundo, até por direito natural

A nação portugueza, pela sua attitude desde a urgada a estes reinos, pela sua fidebdade aos seus religiosos e monarchicos, tem cabalmente mostrado a falsidade das asserções dos immigos de todo nos e de todas as monarchias, offerecendo ao utranquillidade de que téem gosado estes reinos notantas agitações que tem occorrido em outras para a prova mais demonstrada da sua situação moral, rito dos portuguezes. Nenhuns esforços d'aquel nenhuns planos para inquietar este reino, nenhum rações por aquella facção preparadas têem tido ou tado senão aquelle que eu devia esperar da Divina (a), o de consolidar cada vez mais o meu throno e a portugueza.

Apesar de taes, tão patentes e tão repetidos facrem convencer aquella facção, de que todas as su vas encontrariam n'estes reinos, não só a sua mais opposição, mas uma ruina infallivel de seus aquella facção, não se achando satisfeita dos malhavia causado, acaba de perpetrar o maior atte maior insulto a todos os soberanos e governos, printo sé uma expedição contra a sua patria, não con

portuguezes degenerados (que sós não teriam valor para atar), mas dos aventureiros revolucionarios de diversas ões, banidos das mesmas nações, mas arrastando meu asto irmão, depois de o ter expulsado do Brazil, a publium manifesto em que o direito, a justiça, a rasão e os os, se achão totalmente alterados, a fim de se excitar a ordem e a guerra civil n'estes reinos, e por meio d'ella aturbação da Europa.

Vaquelle espantoso documento aquella facção, progrelo infatigavel nos seus projectos de fascinar o mundo seus escandalos, fez dizer a meu augusto irmão que lisuccedido a meu augusto pae na corôa d'estes reinos o seu filho primogenito pelas leis fundamentaes da mochia, mencionadas na carta de lei e edito de 15 de nobro de 1825, quando as mesmas leis fundamentaes o biam d'aquella successão pelos fundamentos declarados valmente nos tres estados do reino em 11 de julho de 8, e pelo que fica exuberantemente provado; quando na ma carta de lei de 15 de novembro de 1825 nem uma palavra se encontrava em referencia ás leis fundamentaes monarchia; quando ainda mesmo que se encontrasse alna expressão concernente a ellas, que importasse a sua tração, essa expressão as não podía alterar na ordem da cessão sem o consentimento dos estados, como fica de-

Aquella facção fez dizer n'aquelle documento que fora forlmente reconhecido como rei de Portugal por todas as lendas estrangeiras e pela nação portugueza, que lhe enla á corte do Rio de Janeiro uma deputação, composta de resentantes dos tres differentes estados; quando do recocumento das potencias estrangeiras se não póde deduzir, o jamais deduziu fundamento legal para um soberano las sobre seus povos, ou que um tal reconhecimento pote conferir direito algum, ou alterar as leis fundamentaes uma nação independente. O reconhecimento de um gopo pelas potencias estrangeiras é um acto puramente aclatal, não constitue a legitimidade d'esse governo, nem é poc. tinha sido reconnecido peta deputação, que a tan guera tinha enviado à corte do Rio de Jaueiro, con representantes dos tres differentes estados, quand tados se não tinham reunido, nem tinham conseque auctorisado alguem para que, em nome da nação, seu sero para aquelle effeito; quando não havia ao alguma no estado que tivesse poder legal para noi deputação dos estados do reino, que nem lh'o tinh gado, nem se unham reunido. Seria, portanto, mi e absurdo maudito suppor que houvesse a menor losa, que se podesse deduzir a menor sombra de nimento de uma circumstancia, na qual não havia ne redade, nem direitos, nem tegalidade, nem estylo

Fez aqueba facção dizer a meu augusto irmão, seguir o exemplo do senhor rei D. João IV, restitu elle fizera á nação portugueza, a posse dos seus at ros e privilegios, e para cumprir também a vontade meu augusto pae na carta de lei de 4 de junho de 1 blicara a carta constitucional de 29 de abril de 1820 em logar de restituir a nação portugueza os seus 6 berdades, como fizera o senhor rei D. João IV, violi mesmos fóros e liberdades da nação, e a despojava las que o mesmo augustissimo rei o senhor D. João restituido ao reino, e que lhe tinha jurado, assum reis seus successores, como fica sobejamente mi quando em logar de cumprir o disposto na carta di de junho de 1824, de meu augusto não, antes infi

na qual aquelle soberano tinha declarado que era certo que de novas e diversas instituições se não poderia esperar nem maiores, nem iguaes beneficios aos que se tinham recebido da antiga constituição portugueza, e ponderava os males da introducção de innovações perigosas, fundadas em theorias novas; e introduzia uma constituição inteiramente subversiva d'aquellas mesmas instituições, e aquellas determinações d'aquelle sabio monarcha, substituindo-as por uma compilação da carta brazileira e da constituição franceza do ufausto anno de 1791, sendo alem d'isso contraria simihante nulla innovação da carta às maximas dos mais assizados políticos, como se expressava a mesma carta de lei de 4 de junho de 1824 «por não poder ser util a uma nação squella fórma de governo, que não tiver maior conformidade com o seu caracter, educação e antigos usos, sendo sempre summamente arriscada e impraticavel a tentativa de introduzir, e de querer reduzir a um costume geral os coslumes particulares das nações», dontrina solidissima, ainda quando não fossem tantos fundamentos da mais insanavel bullidade d'aquella tentativa, pela qual por tal acto, longe de se cumprir com a vontade de el-rei meu augusto pae, antes se infringia e desprezava.

Dos mesmos insidiosos princípios estabelecidos por aquella facção para zombar da Europa e do mundo, fez declarar la aquelle papel que n'aquella nulla e monstruosa carta de 29 de abril de 1826 se achava virtualmente revalidada a antiga forma do governo portuguez e a constituição do estado, quando tal carta destruia pelos fundamentos a antiga forma de governo e a constituição do estado, como fica evidentemente demonstrado.

Fez a mesma facção insidiosamente declarar, que para que tal carta fosse uma confirmação, e seguimento da lei fundamental da monarchia, confirmára a lei da successão com totas as clausulas das córtes de Lamego; quando por ella a infringia do modo mais flagrante, substituindo a femea ao varão, e declarando uma nova dynastia por aquelle mesmo acto, fazendo de seu motu proprio uma espantosa e jamais

vista alteração na ordem da successão sem intervenção dos tres estados do reino.

Aquella facção fez dizer n'aquelle insidioso papel, que reconhecera n'aquella carta o principio fundamental do antigaverno portuguez «de que as leis só em cortes se lazamo. quiado ao mesmo tempo sem distinguir mui de propositor classe l'ellas que o soberano pelo seu poder independentes superemo tem o directo de promulgar, d aquellas que são be tas sem y concurso dos tres estados do reino, ou por prepresta e pedido d elles ralmagia do modo mais extraordinario aquelle mesme principio que estabelecera, promulgando de seu meta propos pão se leis pullas pela sua incapacido te es co mo çue, ato sendo soberano d'estes reinos, muo pur e must amas novas instituições sem intervenção emsentamento das córtes, nas quaes reconhecido o poder, que tumbem são tinham, de fozer todas as leis, alterava a dinido nes estabelecendo em uma se camara os dois brapis ao . ecce e da nobreza, excluindo d elles de seu moto propria susses interras, que por direito anticussimo do reino tolam 200 e voto na camara da nobreza, subvertendo assim medem n'aquella parte as instituições venerandas da nocontra em um ponto tão essencial d'ellas, e infringindo em vatra os principios estabelecidos na carta de lei de 1 de juano de 1824, onde el rei men augusto pae tinha estabelecido. que so com o concurso dos tres estados do reino podin livar os periodos da sua convocação.

Para lascinar ainda mais o mundo fez aquella facção dizef a aquelle insidioso papel, que a convocação dos anugos estados em 1828 fora illegitima, por haverem deixado de existi por effecto de uma diuturnissima prescripção, já em virtude das menor madas instituições da carta), absurdo momento de erro gravissimo, com que de proposito aquella fação pretenden abusar do senso commum, sem pejo também do introdução manifesta, com que dissera em o mesmo instituição do pareira do coverno portuguez, e a constituição do samo, de que era um seguimentos, sendo bem obvio que

se a revalidava, e a denominada carta era um seguimento da antiga fórma de governo, reconhecia por isso que tal prescripção não existia.

Finalmente, seria monstruoso e falsissimo pretender que houvesse prescripção nas instituições venerandas da monarchia, quando todos os soberanos as haviam jurado no seu accesso ao throno; quando apesar dos estados se não terem juntado desde a menoridade do senhor rei D. João V quando forjurado em côrtes, aquelle mesmo soberano e o senhor rei D. José I, se fizeram cargo d'ellas, e a rainha minha senhora e avo, a senhora D. Maria I, reinou em virtude d'aquellas mesmas instituições, e casou com principe portuguez em vida de seu augusto pae, conforme o disposto nas mesmas instiluções, reconhecendo aquella soberana a existencia d'ellas. va dos tres estados do reino, de que faz menção na carta de participação a todos os soberanos da Europa em 14 de maio de 1777 da sua elevação ao throno; quando el-rei men au-¿usto pae, de saudosa memoria, restituido à plenitude dos seus inauferiveis direitos, tinha declarado do modo o mais formal em a sua fei de & de junho de 1824, promulgada com todas as formalidades, que as referidas antigas instituições da monarchia estavam em seu pleno vigor, e chamára o reino a cortes pelos tres estados.

1

Ť

1

-

i

B

E

Com taes escandalos pretende aquella facção levar, pois, á ulbua extremidade os seus delirios, perturbar o socego d'estes remos, e insultar todos os governos e todos os povos.

A nação portugueza, fiel sempre aos principios da santa religião que professámos, fiel sempre ao throno legitimo de sens soberanos, zelosa da sua independencia e da conservação das suas venerandas instituições, saberá destruir aquella nelanda obra da iniquidade.

A nobre e valente attitude que ella tem tomado, os sacrificios que por mim tem feito, as provas de jamais visto enthusiasmo, que tem constantemente manifestado, o que en muito lhe agradeço, e a protecção especial com que a Divina Providencia tem livrado estes reinos de tantos perigos, promettem um seguro e indubitavel triumpho contra as per-

versas machinações d'aquelles que lhe téem causado tantaruina, e que só pretendem sepultal-a em um abysmo æmales.

Constando-me, comtudo, que entre elles se acham muitmilitares illudidos pelas perversas machinações dos chelda rebellião, que desejam voltar ao seu dever, tendo-me sim manifestado alguns dos referidos militares, fui servapelo meu real decreto de 7 de fevereiro d'este anno conceder indulto a todos os officiaes inferiores e soldados que abandonarem desde já as bandeiras da rebellião, e se submetterem, a fim de poderem restituir-se ao seio de suas familias em plena segurança.

Se, porém, o maior e mais temerario attentado for commettido por aquella facção rebelde, vindo atacar a sua patria cobardemente com o auxilio de estrangeiros vagahundos, banidos de suas proprias nações, a nação portugueza, desejosa no mais subido grau de enthusiasmo de pór termo aos infortunios que aquella facção lhe tem causado, mostrará ao mundo que jamais soffrerá que a sua religião, o seu monarcha, as suas instituições, os seus costumes e liberdades se jam impunemente ultrajadas.

O clero de todo o remo, firme sustentaculo da religião do throno, tem renovado com o maior enthusiasmo os nobres exemplos que sempre dera, principalmente nas memoraveis epochas dos senhores reis D. João I e D. João IV.

A nobreza de todo o reino, imitando seus illustres antepassados, se acha nas fileras do exercito para sustentar a causa do throno e da patria.

O meu valente e numeroso exercito correu todo ás armas. A todos os momentos recebo continuadas provas da sua aen solada fidelidade. Finalmente, a nação toda está como um só homem prompta a defender-se, e assum como me prestou o seu juramento solemnissimo por meio dos seus representantes nos tres estados do reino, assim hei de desempenhar aquelle que the prestei perante os mesmos tres estados, o a promessa do Deus Todo Poderoso, feita ao senhor rei D. Affonso Henriques nos campos de Ourique, continuará

ser cumprida, salvando estes reinos da impiedade e da

Palacio de Queluz, em 28 de março de 1832. = Rei.

#### DOCUMENTO N.º 230

(Citado a pag. 89)

Carta dirigida por D. Pedro aos senadores e deputados do Brazil, remidos em côrtes depois da sua abdiração, participando-lhes a nomeação que tinha feito de José Honifacio de Andrada e Silva para tutor de seus filhos

Augustos e dignissimos senhores representantes da nacão. — Participo-vos que no dia 6 do corrente abril, usando direito que a constituição me concede no capitulo v, ar-130 130.°, nomeei tutor dos meus amados filhos ao muito proho, honrado e patriotico cidadão, o meu verdadeiro ami-10. José Bonifacio de Andrada e Silva.

Não vos hei, senhores, feito esta participação logo que a gusta assembléa geral principiou os seus importantes traalhos, porque era mister que o meu amigo fosse primeiramente consultado, e que me respondesse favoravelmente, como acaba de fazer, dando-me d'este modo mais uma prova da sua amisade; resta-me agora como pae, como amigo da minha patria adoptiva, e de todos os brazileiros, por cujo amor abdiquei duas corôas para sempre, uma offerecida e outra herdada; pedia à augusta assembléa geral, que se digne confirmar esta minha nomeação.

Eu assim o espero, confiado nos serviços que de todo o neu coração fiz ao Brazil, e em que a augusta assembléa gel não deixará de querer alliviar-me d'esta maneira, nem pouco as saudades que me atormentam, motivadas pela eparação de meus caros filhos e da patria que adoro.

Bordo da nau ingleza Warspites, surta n'este porto, aos 8 de bril de 1831, decimo da independencia e do imperio. — Ревво.

## HOLTWENTO Nº 201

1 Jan 1 pag 150

mura à l'esta

to entitle an entitlement in entitles. THE ST TR. WINDS WILLIAMS . N. INC. IN - - In the state of the state o פונים בעם זו ביות שווים The second of th ्रात्म पर्वे स्थिति सार्थाः राज्या स्था 🚾 🖫 🕏 ्राक्षा वात्र कामा Medico अक्षिता का जा है। ्राच्या विकास के विकास के किया विकास के किया क - - The state of the party of - In. THE REPORT OF THE PARTY OF THE RESERVE OF THE PARTY OF TH - THE DEED WITH TATTOM, MITTER TON - LINES A -- to write an compact, our - e- 1 at The state and the same seemed and an in-. - Low me is believed be a selection of the contract of the c THE CHARGE SEAS CLUBB (TIC). Server to the server to करा होना म ध वायाम रहते व्यक्ति व्यक्ति होना । Committee de Branana se pero mon e a regional. कार कारण मण्डल, अल्डिस मुख्यकाके: यहँग केंग्स कार्याच्या कार क्रांस्ट्र ... the in am published the emicrone desperses in a ... १ र १३ (स्थाप के विकास का का किएक का विकास का ..... on patra, ensite tribia à ampibulin. on accenman e paneta does dictar a her a toda a nacio portografia mande um par qualities, mai a mone esta, s ar ar aprila, som se billar ietti e devolumentis o est 1 5 a second to Pears, usto, maganing, as on ... sus propria demissie, durare personere de recisi as not un to to the produce equipments, in uma facção abjecta e desprezivel lhe quer offertar? Sim, a offerenda funesta não será aceita. Conheço-o, conheço-o sobejamente por mais de uma acção nobre, para duvidar um so instante que elle deixe de recusar com alma romana a fatal proposta, com que os perfidos aduladores querem auquentar seus não minguados dissabores, e tornar ainda mais meludrosa sua posição, já sobremaneira difficit.

Inda ha pouco conselheiros perfidos levaram sua alma de logo a condemnar pelo ostracismo um portuguez livre e ousado, que teve a nobre coragem de escrever verdades que por amargas pesaram. Sentenciado por acto inquisitorio; prevendo e julgado por documento ominoso; exarada de intenão a sentença; classificado até o delicto em supposto chamamento do exercito á rebellião! Como se porventura em terra estranha tal delicto se podera commetter, ou ainda dado o caso, não sobrassem leis repressivas no territorio unde teve logar o sonhado abuso da imprensa! Que mais resta do que sacrificar no altar das vinganças particulares a uchina de tão preclaro arrojo ?!... Ali! se me fôra dado falbrao excelso senhor duque de Bragança com respeito e verdade, folgaria dizer-lhe: «Senhor, attentae pelo desgraçado Peringal! Attentae por tantos benemeritos, que tudo sacrificaram pela lei fundamental e pela augusta rainha vossa filla. Vède, senhor, que pelo errado trilho que vos guiam, ides prompto a despenhar-vos, e a envolver a herança de tossa filha em insuperaveis difficuldades! Tornze vos, senhor, defensor dos direitos da rainha dos portuguezes, e impedi que mãos sacrilegas rasguem as paginas do codigo sagrado, que vos mesmo outorgasteis em vossa magnanimidade! Repelli, afastae do vosso lado todo e qualquer renegado, on degenerado portuguez, que em seus perfidos conselhos ousar diclar-vos actos arbitrarios, que tendem a alienar de vossa augusta pessoa os subditos de vossa filha. Sim, principe, o que vos resta fazer a bem da patria, que se honra em vos ध dado o ser, vos dá sobeja, e ainda mais duradoura gloria, dogue a ephemera, que com actos illegaes vos offerece quem mio ama Portugal, nem os seus. Desprezae, magnanimo, a

oderendo medicas. Via reinaes em masos carações, noto receses do maso gratido, tão tirme e daradoura e da, as mo em altos fedos tem sido illustre nossa metoria. Comercio, poés, senhor, para que os portuguezes se cuasimo legimente, e clies serão os proprios, que reconheciar guestases nos efferecerão esse titudo gloroso, que un mi popular aumero não pode outorgar, e então creando nos fronte com a recisa crean, ao voiso nome ammertal ajunto do a seimante da manarchia.

En quanto em munho tosta linguazem en dessera ao toto da nuesta entena ramba, que ao ser estas linhas verá a em estampativo de sentimpotivo de sentimpotivo de pude o nacional oficialido que que pedito livreem. Do horara de mens consportantas, compendencia ha desterara e nos trabadose, esperio que com lamenta e tarindes tido de resistar a sentimplo, mão se prestanto nueva e tarindes das frapacias enformado da verdiade, altanente desquirou tra, que esperios, em pomos de autorista e legitura ramba, año pode perjurar, o un tido pomos alimitar outra region in pranquer, empuados por restambido de regiona, empuados por tingal não for restambido, e recumbra de representantes da nação, a quem so cate aberrar a en se respresentantes da nação, a quem so cate aberrar a en se mesm as coronastambidos, em o bem da patria o en grama.

Hymoth. 15 de janeuro de 1822.

### Carta

Paris. 31 de cotadors de 1931

Men bion angle. — Esta decatada er a ex-imperador do Britis declarar-se regime de sia dina sign que obsegue a aba Torcora.

No la direit que injuse le more de fação de 1820 tra facilidade e un muito como em despor se monos a traver do excuperador, present a mores de suceres, que são podem esquerar-se das seus recibiles, lem-se promunciado como colo, e nacim que como concerno em Partirgo. e consta que e masmo esperado encentra em Partirgo. e consta que e masmo esperado encentra e quaeranção da alta Terreira.

Os homens da facção de 1828, trabalhando para o ex-imperador do Brazit ser rei de Portugal! Quem tal diria? Quem o acreditará? Aquelles que disseram d'elle o que todo o mundo sabe; aquelles que em 1826 ainda lhe chamaram estrangeiro! Eu tenho á mão o *Popular*, redigido em Londres naquella epocha por alguns dos taes heroes de 1820, como J.da S. C., e pouco me custa transcrever aqui algumas passagens bem singulares e importantes do n.º 19 do dito *Popular*.

A pag. 87, fallando do senhor D. João VI:

Deixou sete fillios, dois varões e cinco femeas. D. Pedro, que segundo o tratado de 29 de agosto de 1825, reconhecido por toda a Europa, deve-se considerar estranho, não póde succeder na coróa, á vista das feis fundamentaes das cortes de Lamego.

A pag. 90, fallando do estado de Portugal:

Em conformidade do famoso tratado de 29 de agosto de 1825, que desmembrou Portugal do Brazil, ficou este sendo nação independente, estrangeira e separada de Portugal; e D. Pedro, imperador do Brazil, havendo-se por esse diploma desnaturalisado de portuguez, e reconhecido como soberano estrangeiro, não póde succeder no reino, porque lh'o prohibem, alem de outras, as leis fundamentaes das côrtes de Lamego. Acha-se, pois, dissolvido o pacto primordial da monarchia, e acham se os portuguezes actuaes com liberdade de escolher o governo que melhor lhes convier, como outriora fizeram os seus antepassados em Ourique, Lamego, na acelamação de D. João I, na de D. João IV, etc.»

A pag. 92, fallando de periodico francez a Estrella:

Se o defensor perpetuo do Brazil, de lá quizer governar Portugal, este tem a mesma rasão que teve o Brazil para se separar de Portugal, acrescendo que D. Pedro, pelo tratado de 29 de agosto de 1825, ficou sendo estrangeiro, e como tal não póde reger Portugal.»

E voltando atrás encontra-se a pag. 82, fallando da proclamação do imperador do Brazil, de 31 de janeiro de 1826, por occasião da sua ida à Bahia: «The agrainment has habitables quanto se empenharan en excusar es lestantes!!!»

E remaino de exacuação da Babila :

The second of memory este abandons e esta densa, ma the constraint for a description da marks, e a ruma una se manual particularità pour Petro I. d'alem, que a constraint de la constraint Petro IV. d'aquem, se accompany are causante bodes estes marches constraint accident petro i la causante bodes estes marches constraint versue en constraint de sea Petro IV. e de brancare de sea Petro IV. e de presentant de sea Petro IV. e de brancare de sea Petro IV. e de presentant de la constant de la co

The second district of the second of the sec

। अवस्था स्थान के के अवस्था के कि निर्मा के कि कि कि कि कि were seem unnarun estructus is no tensibs. was some included to be balled the allegan to the a contract of the property of the contract o securious e comes" On men Dess' quanto rede a fallad म कारत र व सामका, निमा बावन प्रकार क्रिकेंग के ए स्टूड मिला to the second of the second second of the second se a it comparina quantitate de regente a esse a mem que el te-्राप्त , मामानाव्य के Bross कोंग वृषयस्तात्रक, को उत्पन्न विमा 🤝 timme mison in siementos qui dos 25 d'actes i ambuly; moram, par ve Cables de 1930, os pares da pares, depois del THE PROPERTY SPACES & BEDWARDED I LEGISLIC & MINING the in the statement of principles of the section in women to hatmo, arrower a potent on the public e cesm es comments es subrad s de Clarendia H tel, e a were the Board Street, care professes as described to annument, e provincionà i abvisio estrologica a esse que nar mucho de 🖹 de 10/80 de 1921 do a sendo estrantio, and the axis pode reger Portugue, por que à a prombem, am de outras, as leis fundamentaes das côrtes de Lamego; a quem a regencia de Lisboa intitulou Pedro IV, em virde do decreto de 6 de março, que D. João VI nem dictou, em assignou; que acceitasse o governo de Portugal, é o que sohum portuguez deve riscar da memoria para ter em exeação a esses homens, para quem a falta de caracter e de regonha é já uma profissão, um modo de vida.

E em que virá a dar, meu bom amigo, esta alliança do exoperador do Brazil com a facção de 1820? Não lhe parece e de ambas as partes se concebem perfidos e atraiçoados ojectos? E que outra cousa se deve esperar de uma appante reconciliação? Que outra cousa se deve esperar de talinte? Mas uns e outros enganam-se em suas vistas, porce nem esse homem, abjecto e detestavel, que se rebellou latra a sua patria, que insultou a seu augusto pae, e que rseguiu os portuguezes, ha de governar em Portugal; nem ses obscuros, despreziveis e infames demagogos, que se atrem de esperanças estrondosas, que se ensaiam para emregos lucrativos, que meditam vinganças lisonjeiras, e que enhuma consideração os constrange, hão de dar, como ou-Vora deram, a lei á nação portugueza. Mande o meu amigo publicar ahi esta minha carta, porque n'isso faz um serviço os nessos bons compatriotas, e para o seguinte correio lhe aviarei outra sobre o mesmo assumpto.

Seu amigo, \* \* \*.

N. B. Esta carta, que recebemos de París em outubro do miso passado, dormia a somno solto n'uma gaveta, bem longe estavamos de a publicar, para não maguarmos com rendades nuas e cruas os nossos bons compatriotas; porém loge que um documento authentico, qual o officio que o processor de la compatrio de la compatria de compatria de la compatria del compatria del compat

Ontros escriptos vão gemer na imprensa tendentes a mos-

The point - mental partition of the post facility of the post facility of the post facility of the post facility of the post o

Side the real off the second of the condition of the cond

2

#### 3ammmu

Linear a presenta he sur mareaten infremati, e senhar le ताल है हिर्देशकार्य, लाह इन्हें पर तात हमाता है जाति कुछ रही ज्ञान न्या तंद रूक वंशक वेश के देव की मोल्याकाता माद त्यार प्रदेशकीय tem rese contra que de 1.5. " " en mai fe l'decte rouse. Em respecte a ambias vino sa magociado mijent ar colors day to communical to the comment gree seden in tem milete strume me he mr. perpune win si tem fen lande wie empres ur 1 a . ' w ere dein go se preparat was no data desta manda mandar a regentia and extended the extension que a se arms he nucleity const bit in de Norma des regeneras de Portugue a lon de que, in consists for the second resistance name do terr with the for Sc 2 for estate, or, to a more colonier to some migreate block that a feet on to Warte I was to be july have ever a contract to the second of the second משישו בי אורווים ביו בין על בורם און זיין יובנ און קייציי jo deve ser a cada um inteiramente livre, mas porque pronoca à rebellião as tropas leaes da mesma augusta senhora. O que por ordem expressa de sua magestade imperial parlicipo a v. s.º para sua intelligencia.

Deus guarde a v. s.ª Paris, 6 de janeiro de 1832. — Sr. Roligo Pinto Pizarro. — Candido José Xavier.

Londres, 25 de janeiro de 1832. = Um portuguez emi-

Tous les jours de nouveaux faits viennent faire soupçonr que l'expédition projetée contre D. Miguel n'a point pour de la liberté de la nation portugaise, mais l'ambition pernnelle de D. Pedro. Dernièrement nous avons annoncé e le patriote Saldanha, qui pouvait si puissamment seconr l'une et faire obstacle à la seconde, avait été exclus de te expédition, quoiqu'on eût d'abord déclaré publiqueent, qu'il en aurait le commandement. Pourquoi, disionsous, d'une part cette déclaration, et de l'autre cette excluon? La vertu politique, le patriotisme de Saldanha étaien-ils one devenus douteus? Ses talens militaires s'etaient ils péantis tout-à-coup? Rien de tout cela. Nous ne voyons june seule explication de cette conduite contradictoire de Pedro. S'il avait fait sonner si haut le nom de Saldanha, Cétait pour rallier le plus grand nombre possible de patriois, à qui ce nom inspire toute confiance; si plus tard on pat signifié à ce général qu'il ne devait point marcher cone D. Miguel, c'est qu'on avait des projets dont Saldanha ponvait consentir à se faire l'instrument. Aujourd'hui nous pprenons d'une source certaine que si ce général doit recefor quelque récompense de ses sacrifices et de son dévoue-Dent aux intérêts de son pays, ce ne sera point en Portugal. Dans le dernier entretien qu'il a eu avec D. Pedro, il a du emprendre clairement que le nouveau gouvernement ne emploierait qu'à l'étranger. Nous tenons encore de la même urce que D. Pedro veut être régent du royaume, qu'il a solliciter les émigrés portugais de rédiger un acte dans quel ils le supplierait d'accepter ces fonctions, c'est-à-dire.



THE STORM TO BE SELECTED IN

A TREPUEST OF THE START LISTERS IN

All rests to the constant comprehension, provided in the first particular par

man a resultation of 1620, et veux d'autre man aux resultation de 1620, et veux y demont mont resultation d'autre researce que selle ét le la lifere par la maille researce que selle ét le la lifere par la maille researce con selle ét le la lifere par la maille researce con selle ét le la lifere par la maille researce con selle ét le la lifere par la maille researce con selle ét.

Rest a manufer que dons d'un portugue de

And e term ter in Monoment

Man of the control of the same of the same of

pusqu'à son amour de la liberté. Dans cette corresponince, tous les faits sont travestis et dénaturés d'une maière odieuse. Nous allons confondre la calomnie; ce devoir lons appartient comme étant de vrais libéraux et des amis phtiques et personnels du général Saldanha. Notre écrit est lous presse, et il sera publié sous peu de jours. Jusqu'à sa philication, nous demandons à tous les honnêtes gens de ne les croire à la calomnie, et de suspendre tout jugement peu tyorable et précipité sur le compte d'un aussi digne citoyen, le plus ferme appui de la liberté portugaise.

Agreez, etc. = José da Silva Passos = Manuel da Silva passos, avocats à la cour royale de Porto.

Eaubonne, le 31 janvier 1832.

Ill. 1000 sr. — Não podendo sua magestade imperial, o duque le Bragança, satisfazer por ora aos desejos de todos os leaes ortuguezes emigrados, fornecendo-lhe desde já os meios scessarios para se transportarem á ilha Terceira, sendo ne-assario para esse fim que se lhes proporcionem os recursos ecessarios, os quaes sua magestade confia que em breve oderá ter á sua disposição; emquanto, porém, esta occa-ão não chega, quer sua magestade que eu faça saber aos ficiaes militares da primeira ou segunda linha que pode-am transportar-se á sua custa para aquella ilha, que o vice-aurante Sartorius, commandante da esquadra em que bre-mente deve embarcar-se sua magestade imperial, tem dem para lhes dar logar a bordo dos navios de sua mastade fidelissima surtos no porto de Belle-Isle en mer.

O que tudo participo a v. s.ª para sua intelligencia, e para le haja de o communicar aos srs. officiaes portuguezes, ertencentes ao deposito de que v. s.º é commandante.

Deus guarde a v. s.ª París, 18 de janeiro de 1832. — Ill. mo Antonio Candido Cordeiro Pinheiro Furtado. — D. Fronco de Almeida.

Está conforme o original. = J. L. da Cruz

# DOCUMENTO N.º 232

(Citado a pag. 169)

Escilesto de sus mogestade o senhor D. Pedro, duque de Brague. ducado de Belle-Isle a bordo da fraguta «Rainha de Portugal», aos 2 de fevereiro de 1832

Chamain a socceder a el-rei meu angusto pae no thron de Parsugai, como seu filho primogenito, pelas leis funda mace da monarchia, mencionadas na carta de lei e ellic remetur de 15 de novembro de 1825, fui formalmente re contre una rei de Portugal por todas as potencias ( me name membrana, que me envion à côrte do Rio de la were one depositation description des representantes dos tra around pocyume a firtuna dos mens leaes subilita a mus a sunspirentes, e não querendo que as religira required, 100 felizmente estabelecidas entre d we was unependencia de ambos, podessem es reumão fortuita de duas corbas soles - sound sound, decidi-me a abdicar a corba de Portuci a ros a muito amada e prezada filha D. Manadi was guarmente foi reconhecida por todas as polesa sa sa so portugueza.

continentos a prol do paiz que me deu o nace la nobre nação portugueza, que me havia jural como D. Juão IV, aproveitando o curto espaço de como para restituir, como elle fizera, á nação porte dos seus antigos fóros e privilegios, cumpra mante tambem as promessas do meu august como de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1823, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de 1824, e na carta de lei de 4 de junho de lei de 4 de junh

un promulguei a carta constitucional de 29 d

110

🦊 1826, na qual se achava virtualmente revalidada a forma do governo portuguez, e constituição do estapara que esta carta fosse realmente uma confirmação, seguimento da lei fundamental da monarchia, garanti meiro logar a protecção mais solemne, e o mais prorespeito á sacrosanta religião de nossos paes; confirlei da successão com todas as clausulas das córtes de o; fixei as epochas para a convocação das côrtes, como ora já se havia praticado nos reinados dos senhores oso V e D. João III; reconheci os dois principios funtaes do antigo governo portuguez, isto é, que as leis côrtes se fariam, e que as imposições e administração nda publica só n'ellas seriam discutidas, e jamais fóra e finalmente, determinei que se juntassem em uma ara os dois braços do clero e da nobreza, compostos indes do reino, ecclesiasticos e seculares, por ter mosexperiencia os inconvenientes que resultavam da sedeliberação d'estes dois braços.

ra independencia da nação, a dignidade e auctoridade a liberdade e prosperidade dos povos; e desejoso de enturar estes dons aos riscos e inconvenientes de uma idade, julguei que o meio de os assegurar seria o de inha augusta filha a um principe portuguez, a quem imente, pela conformidade de religião e nascimento, ne a nenhum outro devia interessar a completa realide tantos beneficios com que eu pretendi felicitar a portugueza; persuadindo-me também que os bons los do meu virtuso parente, o monarcha em cuja côrte a, o tivessem tornado digno de avaliar a grande conque n'elle punha um irmão, que d'elle fazia depender linos de sua muito amada filha.

o a origem da escolha que fiz do infante D. Miguel, funesta que commigo tem deplorado tantas victimas ntes, e que marcará uma das mais desastrosas epochas oria portugueza.

fante D. Miguel, depois de haver-me prestado jura-

perpetuo de 13 d. - inharam. em fas con Gleria

C135 0

poetimes nez, depois de harara do remo de Portugal, 4 effectivamente lhe confin Nanifesto de sua magestade be por decreto de 3 de juño datado de Belle-Isle a t / m exercicio de tão enueraos ? · voluntariamente juramento . tal qual tinha sido para um Chamado a succest side entregar a corúa á seobor de Portugal, como sse a epocha da sua maioride mentaes da monar attentado sem exemplo pelasor

conhecido como . . . decidir uma questão, que nem é pela nação puede - ava litigiosa, violando a carta constneiro uma dec estados de jurar, convocou os tres estados de differentes est segal e illusoria, abusando assin u res saenti in a buha confiado; e atropellando o rede ambos ... - s soberanos da Europa, que hanan de amissa de Portugal a senhora D. Manall. dois pare sequestos mandatarios, que se achava compros os seu poder e influencia, que se achava um in sea passar o corcia de Portugal quas A Jojo VI. e d'esta maneira usurpon o la ara si o throne, cupo deposito en the tans

1. strongerras estygmatisaram este actu de remuediatamente retirar os seus represenle Lisbon, e os meas ministros plempotor inperador do Brazili, nas cortes de Vienna e un os dois solemaes protestos de 25 de maio re 1828, contra toria e qualquer violação de . iereditarios, e dos de minha tilha, contra i estitueres espentificamente outorgadas per and estatelecidas em Pertogal; contra a illethrope b substites arrathes sub origination two en un decrado de exect. Ja por ellento de um reservoir, prem verme das menormalas dada decisão dos chamados tres ecomentos em que a apoiaram, noetalsa interpretação de uma antiga lei, e mago, e de outra feita em 12 de seerelacero. João IV, a pedido dos tres eseração da mencionada lei das córtes de La-

protestos foram sellados com o sangue, que commente tem vertido desde então tantos mitmas da mais acrisolada fidelidade; e na vertimismosa usurpação, collocando o principe que a caminho da itlegalidade e da violencia, tem sobre os desgraçados portuguezes um cumulo superior a quantos jamais foram supportados por poves.

sostentar um governo que blasonava emanar da vonannal, foi preciso levantarem-se cadafalsos, onde fonolados um grande numero d'aquelles que tentaram no jugo atroz da usurpação; encheram-se de victimas prisões do reino, castigando-se por esta forma, não , mas a lealdade e o respeito à fé jurada; innumeranocentes victimas foram enviadas para os horrorosos s da Africa; outras tem acabado a sua existencia em is carceres, à forna de angustias e de tormentos; e. nte, os paizes estrangeiros encheram-se de portugueitivos da sua patria, constrangidos a supportarem l'ella as amarguras de um não merecido desterro!! esta fórma se desencadearam sobre o paiz em que eu odos os horrores que póde excitar a perversidade hu-Opprimidos os povos pelos ultrajes, que commettem oridades que os governam; manchadas as paginas da portugueza pelas affrontosas satisfações com que o o governo da usurpação se tem visto obrigado a alguns actos da sua irreflectida atrocidade contra s estrangeiros em menoscabo de seus governos; inpidas as relações diplomaticas e commerciaes com a inteira: emtim, a tyrannia manchando o throno; a

meseria e a oppressão suflocando os mais notres eminos nos do pavo "Eis o quadro lastimoso que apresenta forant las terra de quatro annos. O men curação inflicta per esta de la terriveis males consula se toriem, representa de la terriveis males consula se toriem, representa de la terriveis pales consula se toriem, representa de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del comp

The special dos maneres abstration de la company de la com

. .... - < 1 invaria e havesi -- mirrecitib i AND THE TOTAL STREET OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE and a sub- free significant a nove on the The state of the state of the form of the state of the st on an admitted white. He pas hearthly of only the a come me also mes nell ents de sun mansanni di was the will for these e material brings to a real to ा नव का क्षातिकोंक इन्से कहा है दिवाल कर है कि ता नामा उत्ताहरू से वित स्थाप होने हे जापाहरू होन mer or der manne die vele. Industriele, die derer bet were the Confidence of Florence Testing of the table on a regulate of this de Halland brother recommendation of CONTRACTOR OF A CAMBRICA STREET STREET the said in The Court of the State of the St ं क्रम महामान्य माना इन हारामिताल द्वारामामा कार ह k to the time that the thirty is the training.

Course in active to the die Lone as minded to the composition of the c

chava depositada, a qual conservarei até que, estabelecido en Portugal o governo legitimo de minha augusta filha, deiberem as côrtes geraes da nação portugueza (a cuja convosção immediatamente mandarei proceder), se convem que a continue no exercício dos direitos que se acham designados no artigo 92.º da carta constitucional; e resolvida que eja esta questão affirmativamente, prestarei o juramento augido pela mesma carta para o exercício da regencia permanente.

Será então que os portuguezes opprimidos verão chegar o dermo dos males que ha tanto tempo os flagellam; não deverão temer as reacções e as vinganças por parte dos seus irmãos que os vão resgatar; no momento de os abraçarem, os que estiveram tanto tempo longe do solo patrio, deplorarão com elles os infortunios por que têem passado, e prometterão con elles os infortunios por que têem passado, e prometterão con elles os infortunios por que têem passado, e prometterão con elles os infortunios por que têem passado, e prometterão con elles os enterno esquecimento. Quanto aos desgraçados, qua consciencia culpavel teme a ruina da usurpação, de que foram fautores, devem estar certos, que se acção das leis os póde castigar com a perda dos direitos políticos, de que fizeram um tão vergonhoso abuso para desgraça da sua patria, cenhum d'elles ficará privado, nem de sua vida, nem dos direitos civis, nem de suas propriedades (salvo o direito de leiceiro), como o foram desgraçadamente tantos homens borrados, cujo crime era defender a lei do paíz.

Publicarei um decreto de amuistia, em que claramente seam marcados os limites d'este indulto, declarando desde já que não será acolhida declaração alguma sobre acontecimenlos ou opiniões passadas, evitando-se por meio de medidas opportunas que ninguem possa ser para o futuro inquietado por laes motivos.

Sobre estas bases occupar-me-hei com o mais constante desvelo de outras muitas medidas, não menos convenientes honra e ao bem estar da nação portugueza, sendo uma das primeiras o restabelecimento das relações políticas e commerciaes, que existiam entre Portugal e os demais estados, respeitando religiosamente seus direitos, e evitando escrupulosamente todo e qualquer compromettimento em questões

de política estrangeira, e que possam inquietar para o futuro as nações alliadas e vizinhas.

Portugal ganhará todas as vantagens que resultam da par interna e da consideração dos estrangeiros. O credito publico se restabelecerá pelo reconhecimento de todas as dividas do estado, quer nacionaes, quer estrangeiras, legalmente con trahidas, e com isso se acharão meios para o seu pagamento o que sem duvida influirá sobre a prosperidade publica.

Asseguro áquella parte do exercito portuguez, que, illedida, hoje sustenta a usurpação, que será por mim acolda, se, renunciando á defeza da tyrannia, se unir esponneamente ao exercito libertador, exercito que prestará força á sustentação das leis, e será o mais firme apoio throno constitucional e do bem estar dos seus concidada igualmente asseguro aos militares da segunda linha, que tomarem parte na deleza da usurpação, que não serão commodados, e immediatamente serão dispensados do se viço, a fim de poderem voltar ao seio das suas familias, aos seus trabalhos domesticos, de que ha tanto tempo acham separados.

Não duvidando de que estas minhas francas expressõe penetrarão os corações dos portuguezes honrados e amante da patria, e que elles não hesitarão em vir unir-se a mim, aos leaes e denodados compatriotas que me acompanham na heroica empreza da restauração do throno constitucional da rainha fidelissima, minha augusta filha, declaro que não vou levar a Portugal os horrores da guerra civil, mas sim a pare e a reconciliação, arvorando sobre os muros de Lisboa o estandarte real da mesma soberana, como pedem as leis deterna justiça e os votos unanimes de todas as nações cultado universo.

Bordo da fragata Bainha de Portugal, aos 2 de feveres de 1832. — D. Permo, Duque de Bragança.

# DOCUMENTO N.º 232-A

(Citado a pag. 169)

Carla 8 de D. Pedro para o rei dos francezes, o imperador da Austria,
e o rei de Bespanha, remettendo-lhes o manifesto que acabava de
publicar, e pedindo-lhes a sua approvação

Para sua magestade, el-rei Luiz Filippe:

Senhor meu irmão, primo e tio. - Posto que os motivos de honra, e da rasão que me obrigam a deixar os estados de vossa magestade the sejam bem conhecidos, não me posso dispensar de por nas suas mãos o incluso manifesto; aprazme acreditar que vossa magestade se dignará honral-o com a sua approvação, e apoial-o perante os governos da Europa, aos quaes dou d'elle igualmente conhecimento. Forçado, por tão poderosos motivos, a separar-me de vossa magestade, e de sua augusta familia, necessitado me vejo a renovar aqui por escripto os sentimentos do profundo reconhecimento, que me tem sempre animado pelos actos de consideração, que vossa magestade não tem cessado de me testemunhar durante a minha estada em França. Se alguma cousa Póde adoçar a justa dor que experimento ao separar-me d'aquelles que mais prézo no mundo, é a certeza que me acompanha, de que a imperatriz minha esposa, minha filha, a rainha de Portugal, e a joven princeza, que por duplicado titulo mererem a ternura de vossa magestade, ficam debaixo da sua alta protecção; e que mesmo no caso de desgraça, tuja idea repillo, ellas acharão junto de vossa magestade, e da augusta rainha, sua virtuosa esposa, toda a protecção de 908 se tornam dignas, e que em similhante caso o poder e a urttade não deixarão jamais de praticar. Igual reconhecimerato devo tambem a vossa magestade, pela generosidade que o governo tem acolhido tantos subditos da minha ana cla filha, a rainha de Portugal, illustres victimas da sua hde Lidade e da sua honra.

Deixando esta hospitaleira terra, não cessarei jamais de

dirigir ao cen os mais fervorosos rogos pela felicidade e vossa magestade, e da sua augusta familia, assim como pe prosperidade da França.

Acceitae, senhor, a segurança da mais alta consideraçã estima e reconhecimento, com as quaes tenho a honra o ser, senhor meu irmão, primo e tio — De vossa magestad bom irmão, sobrinho e amigo. — D. Pedro, Duque de Brgança. — A bordo da fragata Rainho de Portugal, 2 de fereiro de 1832.

Para o imperador da Austria:

Senhor meu prezadissimo sogro e amigo. — Logo que cl guei á Europa tive a honra de communicar a vossa mage tade imperial e real apostolica os successos que desgraçadi mente tiveram logar no Brazil, e n'essa mesma occasião per a vossa magestade, que houvesse de tomar debaixo da su paternal protecção a sua augusta neta, a rainha de Portugal D. Maria II, minha muito amada e prezada filha; hoje, 🕬 nhor, que tudo se tem proporcionado para que eu possa il me collocar à frente das tropas portuguezas, que sempre tèem conservado fieis à sua rainha, a fim de combater contr o infante usurpador do throno da minha querida e amant filha, vingando por este modo as offensas por elle feitas humanidade, a vossa magestade e a todos os soberanos, e 🕍 vando a paz, a reconciliação e a ordem a Portugal; não post deixar de participar a vossa magestade esta minha firme re solução, contando que infallivelmente merecerá a sua io perial approvação, por ser nascida da miuha honra nunc maculada. Eu tenho muita confiança em vossa magestadi porque sei ama do coração a verdade e a justiça, e no cas em questão ainda tenho mais, e por isso mais franco so porque o negocio loca muito de perto a vossa magestad Trata-se, senhor, de sustentar o principio da legitimidade, de assentar sobre o throno portuguez uma neta de vos magestade, filha da virtuosa Leopoldina, digna filha de vos magestade, minea assás chorada, e da qual jamais me esqui ce rei, cujos direitos são incontestaveis á coróa portugueza, já pela ordem do seu nascimento, já pela minha espontanea abodicação da sobredita coróa, completada a rogo de vossa magestade, e que foi reconhecida por vossa magestade e por todos os soberanos.

Não tema vossa magestade que eu vá ser em Portugal um centro que apoie os revolucionarios; en, senhor, posto que tenho idéas liberaes, o que tem todo o homem de bons principios, e pretenda estabelecer em Portugal a carta constitucional, que com todo o direito, por todos os soberanos reconhecida, dei aos outr'ora mens tieis subditos, não sou capaz de pretender de modo algum perturbar, nem levemente, a paz da Europa, e muito menos a tranquillidade d'aquellas nações amigas e vizinhas; eu desejo unicamente a gloria de cipulsar do throno portuguez aquelle que, enganando a vossa magestade, usurpou para si o throno de sua augusta mla, e que havendo jurado em Vienna a carta constitucional como meu subdito portuguez, e em Portugal como regente emeu logar-tenente, a pisou aos pés para exercer no malfadado Portugal o maior de todos os despotismos até hoje praheadus.

Eis, meu prezadissimo sogro e amigo, em mui poucas palavi as, mas energicas, a minha protestação de fé política, que ambicionava fazer diante de vossa magestade, mas que hoje faço d'esta maneira, por me ser de outro modo impossivel. Peço a vossa magestade licença para juntamente lhe offerecer o manifesto que acabo de publicar, e que espero mercça a sua imperial approvação; igualmente peço licença a vossa magestade para de novo lhe protestar o maior respecto, amor e veneração com que tenho a honra de ser— De vos sa magestade imperial e real apostolica, genro affeiçoado en imigo. — D. Pedro, Duque de Bragança. — Bordo da fragal a Rainha de Portugal, 2 de fevereiro de 1832.

Para el-rei de Hespanha, D. Fernando VII: Senhor meu irmão e tio. — Resolvido a saír do continente

para tomar a nobre empreza de sentar sobre o thrò Portugal a legitima rainha, minha augusta filha, não dispensar-me de fazer conhecer à Europa, e ao mundo ro, os motivos de rasão e de justiça que a isso me ( zem, e que exponho no incluso manifesto, esperand quanto n'elle se contém mereça a real approvação do magestade catholica. Na nobre causa que tomo a p triumpho da lesidade contra a perfidia, da prebidade honra contra a desmoralisação e o crime, interessa a os principes, e muito mais áquelle que, por mais viz natural alliado, tira uma particular vantagem de ver o lecer perto d'elle o imperio suave e constante das le vez do despotismo feroz e sanguinario. Eu estou ce que o modo por que se tem conduzido o actual gover Portugal ha de ter maguado por extremo o coração do magestade catholica, e que vossa magestade terá recond quanto foi surprehendida a sua religiosa consciencia, i liberação do reconhecimento de um similhante governo certeza é mais um penhor que eu tenho de que vossa n tade catholica não permittirá, que algum dos seus su tome parte em uma luta, a que vossa magestade pare ver ser estranho, o que seria de certo contra as justas ções de vossa magestade, e prestaria ao seu governo luntariamente intentos oppostos ao systema politico, qu dirige as potencias européas. Pela minha parte, resolu cuidar para e simplesmente em estabelecer os direito interesses da minha augusta filha, protesto a vossa mag catholica, mui solemnemente, que não só não permittir subdito algum seu tome parte n'esta minha sagrada e za, como explicitamente desde a minha chegada á Eur tenho promettido, mas impedirei constantemente q subditos da minha angusta filha se permittam de inq o governo de vossa magestade catholica, e de perturb qualquer modo a tranquillidade e boa harmonia ent dois paizes.

Aceite vossa magestade os protestos de consideração que sou — De vossa magestade catholica, bom irmão o

ntro. = D. Pedro, Duque de Bragança. — Bordo da fragata portugueza Rainha de Portugal, 2 de fevereiro de 1832.

## DOCUMENTO N.º 233

(Citado a pag. 178)

Discurso dirigido pelo presidente da regencia da ilha Terceira ao duque de Bragança D. Pedro, por occasião da sua chegada á dita ilha, no dia 2 de março de 1832

Senhor! - Quando em 1826, vossa magestade imperial, houve por bem decretar para a monarchia portugueza, de que então era rei pelo incontestavel direito de primogenitura, uma carta constitucional, que tendo sido positivamente aceita e jurada por todas as ordens do estado, ficou sendo o Pacto fundamental e o vinculo sagrado entre o rei e a nação, levantou-se entre os portuguezes um desejo geral, publicamente manifestado, de que vossa magestade, que era o auctor de tão importante obra, fosse também quem com a sua augusta presença, e com o seu firme braço, viesse pôr em execução as sabias e salutares reformas delineadas na carta, vencer os poderosos obstaculos que velhos abusos, e os inle resses fundados n'elles, oppunham a toda a innovação, e lançar assim os solidos fundamentos da prosperidade nacional. O que os portuguezes não poderam conseguir n'aquelle tempo, nós o gosámos hoje; e este dia, trazido pelos inexcrulaveis decretos da Providencia Divina por caminhos que os mortaes não podem explicar, é o dia mais desejado, e de maior gloria para os membros da regencia, que vossa magestade imperial, como pae e tutor da raioha, creou em 15 de Junho de 1820, e para todos os portuguezes, que no reino, ou <sup>na</sup> emigração, suspiram pelo triumpho da legitimidade e da liberdade constitucional.

Quatro annos são quasi passados, senhor, depois que n'esta ilha, no dia 22 de junho de 1828, se proclamon altamente a

sustentação dos direitos de vossa magestade e da senha D. Maria II, nossa rainha, pela sua abdicação, declarando guerra aberta á usurpação e seus sequazes. Esta gloriosa II foi dirigida ao principio por um governo interino, ao qual seguiu uma junta provisoria, escolhidos ambos em sessã extraordinarias da camara, e dos mais respeitaveis habitatos d'esta cidade de Angra, em perfeito accordo com as ctoridades civis e com os officiaes militares. A junta presoria entregou o governo ao governador e capitão gen nomeado em nome da rainha, e este o entregou á reger nomeada por vossa magestade; e em todo este tempo foi a cessario combater a opposição interna, fomentada pelas i cessantes intrigas do governo usurpador, e a força extendom que o mesmo governo procurou destruir este baluart do patriotismo e da lealdade.

O valor e a constancia venceram todos os obstaculos; res tabeleceu-se a ordem no interior da ilha; o dia 11 de agusto de 1829 vin aniquilar-se na hahia da Villa da Praia a poderosa expedição mandada para a subjugar, e um bloqueu de perto de tres annos, nem causou o menor abalo nos penor dos bravos que defendiam a ilha, nem impediu os emigrados que estavam fóra de solicitarem à porfia todas as occasion possiveis de virem reunir-se a elles; até que não podend uns e outros conter por mais tempo seus brios dentro de limites da guerra defensiva, ousaram, sem embarcações d guerra, sem commodos transportes, e sem nenhum dos meio reputados indispensaveis para expedições maritimas, ir, ha vendo nas aguas dos Açores duas corvetas miguelistas, atcar as tropas da usurpação em todas as ilhas d'este archip lago, aonde por tão longo tempo estavam estabelecidasfortificadas.

Senhor! Se este acommettimento foi temerario, o successifoi venturoso, e illimitada a gloria que as tropas fieis n'el ganharam; e a esta temeridade devemos hoje a ventura e podermos, ao mesmo tempo em que fazemos a vossa magentade a entrega do governo e regencia do reino, offerecerlo com elle os humildes e respettosos votos da obediencia,

oção e lealdade da guarnição e habitantes de todas as ilhas os Açores, os quaes todos estão promptos a sacrificar vidas fazenda para bem do serviço da augusta rainha, em nome e quem vossa magestade imperial entra a governar, e para serviço pessoal de vossa magestade.

Os membros da regencia, senhor, nas arduas e difficeis ircumstancias em que por muitas vezes estiveram collocatos, nunca tiveram outro fim em vista senão o triumpho da nusa da legitimidade e da liberdade constitucional, o melhor serviço da rainha, e o maior bem dos seus leaes subditos; e se alguma vez pareceram exceder os limites das suas attribuições constitucionaes, têem na lei da necessidade a maior e melhor justificação. Reconhecem, todavia, que muitas faltas haverão commettido involuntariamente, e d'ellas pedem humildemente perdão, que esperam lhes seja graciosamente outorgado por vossa magestade imperial, em nome da rainha.

Não podemos saír da presença de vossa magestade, sem recommendarmos muito positivamente os muitos, e muito importantes serviços prestados á rainha desde 22 de junho de 1828 por todos os empregados e auctoridades militares, diplomaticas e civis, que têem tido parte activa na gloriosa luta de que a feliz vinda de vossa magestade assegura o protimo triumpho; e muito especialmente recommendamos os serviços dos bravos que formaram a guarnição da ilha Terceira nas duas memoraveis epochas que terminaram, a primeira no dia 11 de agosto de 1829, e a segunda com a tomada da ilha de S. Miguel no principio de agosto de 1831.

Senhor! O contentamento que sentimos, depositando nas logustas mãos de vossa magestade imperial um poder que la certa e segura esperança que temos de que, debaixo do loverno e regencia de vossa magestade, em breves dias será lestruida a usurpação, restaurado o throno legitimo, e condictadas e inteiramente desenvolvidas as instituições politimas, ordenadas ou exigidas pela carta constitucional. Este é firm de todos os nossos desejos, e o objecto das ardentes

supplicas que não cessaremos de dirigir ao Todo Poderose a quem pedimos que conserve e prospere a preciosa vida de vossa magestade, e felicite todos os actos da sua regenci-

À precedente falla respondeu o imperador:

«Agradeço à regencia os sentimentos que manifesta; r tituir a minha augusta filha ao throno, e aos portugueze governo da carta constitucional, é hoje o unico objecto mens desejos, como até agora o tem sido do louvavel ze da regencia.»

# DOCUMENTO N.º 234

(Citado a pag. 179)

Proclamação dirigida aos portuguezes por D. Pedro, por occasião de assumir a regencia quando chegou á ilha Terceira

Portuguezes! — Chegado á Europa em o dia 10 de junho do anno proximo passado, achei a causa de sua magestade tidelissima, a senhora D. Maria II, minha augusta filha e vossa rainha, a ponto de perder-se, e conjunctamente com aquella a causa constitucional portugueza, apesar de todos os esforços feitos por vós. Compellido pelo amor de pae, e pelo dever de homem philanthropo, parti no dia 20 do referido met para Inglaterra, aonde, primeiro que tudo, cumpria trata negocio de tão alta monta; ali dirigi eu mesmo as negociações políticas, tomando grande parte n'ellas, e ordenei que se contratasse um emprestimo, sem o qual baldados seriam todos os meus desejos. Emquanto ás minhas ordens se dava a devida execução, voltei a França para advogar, como advoguei, a nobre causa constitucional perante sua magestades meu muito amado e prezado tio, o rei dos francezes.

N'este meio tempo a regencia, que eu havia creado par vos governar, enviou uma deputação à presença de mintivaugusta filha, e à minha, a pedir-me, em nome da mesma regencia, e em vosso nome, que me pozesse ostensivamente frente dos negocios de sua magestade fidelissima. Este d

ojo, tão expressamente manifestado por vós, não podia deiac de mover meu imperial coração a condescender com elle, a ajuntar gostosamente aos desvelos e cuidados que já me evia tão sagrada causa, o sacrificio da minha tranquilhidade ressoal, e dos interesses que me são mais caros.

Concluido que foi o emprestimo, e apenas por meio d'elle, à custa de bastantes trabalhos e de não poucas difficuldales, se pode conseguir que se apromptasse uma esquadra, apaz de sustentar os direitos da senhora D. Maria II e os los seus fieis subditos, guiado pelo amor da humanidade, pelo da minha augusta filha e pupilla, e pelo da carta constiacional, decidi-me a embarcar em Belle-Isle, e a fazer-me de vela logo que pude para esta ilha, egregio baluarte da fidelidade e da liberdade portugueza. Acudindo d'este modo o chamamento dos seus povos, venho, em nome da vossa faiuha, e pessoalmente agradecer á regencia, a todos os habitantes das ilhas dos Açores, e ás valorosas tropas que as suarnecem, tantos sacrificios feitos, tanta fidelidade provada, lanta constancia desenvolvida, que seguramente vos tornarão los olhos do mundo civilisado vivos exemplos d'aquella herocidade e amor da patria, com que os Albuquerques e Castros se distinguiram na India.

Satisfazendo, pois, aos meus mais sagrados deveres, como pae, tutor e natural defensor da vossa legitima soberana, e aos vossos desejos em tudo dignos de tão leaes subditos da mesma augusta senhora, vos declaro que passo immediatamente a reassumir aquella mesma auctoridade que, por estar ausente, havia depositado na regencia, a qual conservarei ale que, estabelecido em Portugal o governo legitimo da moha augusta filha, deliberem as côrtes geraes se convem que cu continue no fivre exercicio dos direitos que se acham designados no artigo 92.º da carta constitucional. Firme nos meus princípios, eu me glorio de tomar uma parte activa convosco na nobre empreza de derribar a tyrannia, que ha perto de quatro annos tem assolado Portugal; de marchar á esta de tão bravos militares, com o intento unicamente de poce.

lei, e de firmar a auctoridade e o throno de miuha angusta filha e vossa rainha, a qual, educada nos verdaderros prince pios constitucionaes, quando vier a governar-vos, não perderá de vista esta maxima, que — a carta constitucional, to inteiramente a deve reger a ella, como a seus fieis subdios.

A bordo da fragata Rainha de Portugal, surta no porto de Angra, aos 3 de março de 1832. — D. Pedro, Duque de Bragança.

## DOCUMENTO N.º 235

(Citado a pag 220)

Proclamação de D. Pedro, dirigida aos habitantes dos Açores, despedindo-se d'elles ao partir da ilha de S. Niguel para o Porto

Illustres habitantes dos Açores! — Por mais de tres meze tenho vivido entre vós, penetrado de admiração e reconhe-cimento pelos sacrificios que tendes feito, e pela adhesão q 💵 haveis mostrado á causa sagrada da minha augusta fill 🖼 Forçoso é agora que vos deixe, e que, à frente dos braves que me acompanham, vá derribar a usurpação, restaurar o throno da senhora D. Maria II, e firmar o imperio da leirestabelecendo o governo da carta, a cuja sombra gosarão outra vez os portuguezes da união, da tranquillidade e da justiça, de que assás os tem privado a barbaridade e o despotismo. Deixo-vos, pois, fieis açorianos; mas levo commigo uma viva lembrança da vossa fidelidade e do vosso patrico tismo; levo o importante conhecimento da fecundidade vosso solo, e do caracter e espirito industrioso dos sens povos; e se aqui mesmo no meio dos embaraços, que ainda 🕶 deiam o governo de sua magestade fidelissima, tenho pro do, quanto as circumstancias o permittem, às vossas nec sidades; confiae que mais tarde, quando as instituições acharem desenvolvidas, o mesmo governo contará por dos seus mais sagrados deveres estender com particula

tade a protecção e o beneficio d'ellas a tão ferteis paizes, e tão uteis e laboriosos habitantes. Ficae-vos, embora, pois, pravos açorianos; se um intento glorioso me separa hoje de tôs, acompanha-me a certeza de que o vosso amor à causa la justiça, porque vos tendes sacrificado, e a vossa adhesão a novas instituições, de que já começaes a sentir os beneficios, hão de conservar illeso e digno da gloria que tendes adquirido, este nobre archipelago, terra classica da lealdade portugueza, berço illustre da regeneração da mãe patria. — Deuro, Duque de Bragança.

# DOCUMENTO N.º 236

(Litado a pag. 200)

Medidas decretadas por D. Pedro,

por occasião da sua entrada no Porto, em 10 de julho de 1832

Decreto suspendendo as garantias individuaes durante o tempo das operações militares

Hei por bem, em virtude do artigo 145.º \$ 34.º da carta constitucional, determinar, em nome da rainha, o seguinte: Ficam suspensas algumas das formalidades que garantem hiberdade individual, emquanto durarem as operações militares, necessarias para derrubar a usurpação.

Os ministros e secretarios d'estado o tenham assim entenlido e façam executar. Paço no Porto, em 10 de julho de 1832. — D. Pedro, Duque de Bragança — Marquez de Patsella — José Xarier Mousinho da Silveira — Agostunho José Treire.

Decreto extinguindo os corpos de voluntarios realistas, e licenciando todos os regimentos de milicias do reino

por bem, em nome da rainha, decretar o seguinte:
Ligo 1.º Ficam extinctos os corpos illegalmente organis

sados com o titulo de voluntarios realistas, qualquer que seja a sua força.

- Art. 2.º São licenciados, desde esta data, todos os regimentos de milicias dos reinos de Portugal e Algarve, firancia os commandantes inhibidos de os reunir, nem mesmo por companhias, sem para isso preceder ordem do governo.
- Art. 3.º Todas as praças de que se compõem os ditos ro ropos, apenas tiverem noticia do presente decreto, regressar a suas casas, sob pena de serem processados e punidos com rebeldes.
- Art. 4.º Os commandantes dos ditos corpos extinctos e licenciados, seja qual for a sua força, que, tendo conhecimento d'este decreto, a tiverem reunida por mais de vinte e quatro horas, serão julgados em conselho de guerra, e considerados como chefes de rebeltião.

O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra o tenha assim entendido e faça executar. Paço no Porto, em 10 de julho de 1832. — D. Pedno, Duque de Bragança — Agostinho José Freire.

### Decreto mandando organisar corpos com o título de batalhões nacionaes

Hei por bem, em nome da rainha, decretar o seguinte: Artigo 1.º Serão organisados corpos com o titulo de batalhões nacionaes, e com a mesma força e composição que téem os actuaes batalhões de caçadores.

- Art. 2.º Todos os individuos de dezoito a cincoenta annos de idade são obrigados a alistar-se nos mencionados corpos: ficam sómente exceptuados os militares de primeira e segunda linha, os ecclesiasticos seculares e regulares, os medicos, cirurgiões e boticarios, os magistrados e empregados publicos, cujos deveres forem absolutamente incompatives com este serviço.
- Art. 3.º Serão comtudo admittidos n'estes corpos todas as praças dos regimentos de milicias, que voluntariamente

apresentarem, ficando para sempre isentos de outro ser-

Art. 4.º Ao passo que se forem preenchendo os quadros estes corpos, deverá logo fazer-se a conveniente separação es praças proprias para serviço activo, e das que por suas reumstancias peculiares não devem ser obrigadas a saír do stricto do seu corpo respectivo.

Art. 5.º Neuhum castigo, que não seja de multas pecuniaas, ou prisão temporaria, poderá ser imposto ás praças estes corpos, tudo da maneira que incessantemente será egulado.

Art. 6.º Todos os individuos comprehendidos na determiação do presente decreto, são obrigados a alistar-se no raso de oito dias, contados da sua publicação.

Art. 7.º O serviço dos referidos batalhões é obrigatorio òmente até que esteja restabelecido o governo de sua maestade fidelissima nos reinos de Portugal e Algarve.

O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra o toba assim entendido e faça executar. Paço no Porto, em 10 pulho de 1832. — D. Pedro, Duque de Bragança — Agostito José Freire.

## Decreto nomeando um governador militar para as provincias do Minho e partido do Porto

Attendendo ao zelo, actividade e serviços que tem prestado causa de sua magestade fidelissima, a legitima rainha de ortugal, o coronel de cavallaria D. Thomás Mascarenhas: por bem, em nome da mesma augusta senhora, nomeal o overnador militar d'esta cidade, ficando interinamente entregado do governo militar das provincias do Minho e pardo do Porto, cujos governos ficam temporariamente reuidos.

O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra o mba assim entendido e faça executar. Paço no Porto, em 10 јино de 1832. — D. Ревко, Duque de Bragança — Agostibo José Freire.

## DOCUMENTO N.º 237

(Citado a pag. 288)

Buletim p.º 1, das operações do exercito libertador, enumerando as vantagens do desembarque de D. Pedro, e as da sua entrada no Porto

Porto, 10 de julho de 1832.

Sua magestade imperial fez-se á véla com o comboio que se achava surto na praia defronte de Ponta Delgada no du 27 de junho pelas duas horas da tarde, e seguiu viagem com o tempo mais favoravel até ao dia 7 de julho, em que de vista da costa de Portugal na altura de Villa do Conde pelas dez horas da manhã. Pelas sete da tarde do mesmo dia aclava-se todo o comboio nas aguas d'aquella costa, que o vice almirante da esquadra, adiantando-se em uma escuna de guerra, acompanhado por dois officiaes do estado maior do general conde de Villa Flor, tinha ido reconhecer por ordem de sua magestade imperial.

No dia 8, pelas nove horas da manhã, mandon o mesmangusto senhor içar na fragata Rainha de Portugal o pavilho real, que foi saudado com uma salva de vinte e um tiros pelas embarcações de guerra: e logo depois enviou a terra um dos seus ajudantes de campo para levar ao commandante da brigada estacionada em Villa do Conde, e suas immediações, um exemplar do manifesto, e outro da proclamação, que sua magestade imperial acabava de dirigir á nação portugueza, a tim de que, tomando conhecimento dos principios ali estabelecidos, se decidisse a poupar o sangue portuguez, ou a tomar sobre si a responsabilidade d'aquelle que viesse a correr por effeito da sua obstinação.

Voltou o ajudante de campo com uma resposta negativa, e sua magestade imperial havendo assim cumprido com o que o seu coração lhe dictava, ordenou que o exercito desembarcasse no ponto que já se achava fixado entre Villa do Conde e o Porto. Este ponto offerecia a dobrada vantagem

não oppor uma resistencia mediata, e de dividir as forças imigas, cortando pelo centro as suas posições. Em consetencia d'aquella ordem, pelas duas e meia horas da tarde embarcações de guerra tomaram posição na praia do Mindlo. a meia distancia pouco mais ou menos d'aquellas duas voações, e a tiro de metralha da terra; e ás tres horas coeçou o desembarque sem opposição alguma, apparecendo enas em reconhecimento poucas patrulhas de cavallaria, le foram desalojadas por alguns tiros do brigue Conde de Uta Flor.

A guarnição d'este brigue de guerra foi a primeira que, lando em terra, cravou a bandeira da senhora D. Maria II ponto do desembarque, e logo depois d'ella o general ade de Villa Flor com todo o seu estado major, uma parte batathão de caçadores n.º 5, e uma porção do batalhão de winha com os seus chefes respectivos, foram os primeiros 🥦 poderam conseguir saltar na praia. O general, á medida e as tropas desembarcavam, começou a guarnecer os ponsconvenientes para a segurança do desembarque. Os babões de caçadores n.º 2 e 3, debaixo do commando do ente coronel Schwalbach, foram occupar a crista da monha, cujas vertentes vão á margem direita do Leça, aonde forças que tinham marchado do Porto se achavam então midas. O batalhão de marinha foi estabelecer-se em Para-, e o de caçadores n.º 5 em Pedra Ruiva, ficando nós desde o por meio d'esta disposição senhores de observar os moentos, que as forças reunidas em Leça pretendessem fae occupando ao mesmo tempo todas as estradas por 🖢 a brigada estabelecida em Villa do Conde poderia tensua juncção com ellas.

rez-se o desembarque com tal presteza, e a disposição tropas foi tão rapida, que às seis horas da tarde estavam ellas posições occupadas, e às nove da noite achava-se o reito libertador desembarcado sem a mais leve resistente preenchidos completamente d'este modo os desejos de magestade imperial. Emquanto se fazia o desembarque, agata Stag. destacada da esquadra ingleza, estacionada

nas aguas de Lisboa, veiu com uma corveta salvar a sua nagestade imperial; aquellas satvas foram correspondidas por ontras da fragata Rainha de Portugal e do brigue Conde de Villa Flor.

Sua magestade imperial desembarcou ás seis horas da tarde entre acclamações e enthusiasmo mexplicavel da tropa e bençãos de innumeravel concurso de habitantes, que do todas as aldeias proximas vinham ver e saudar, como elles mesmos diziam, o seu libertador. O vice-almirante toda acompanhado no escaler a sua magestade imperial, levando a bandeira que as senhoras da ilha do Faial haviam bodado, e offerecido ao mesmo augusto senhor. Sua magestada imperial, encontrando o batalhão de voluntarios em columna na praia, tomou das mãos do vice-almirante a bandeira. Com expressões dignas da occasião, e do corpo a quem as dirigia, a entregon áquelle hatalhão.

Sua magestade imperial, depois de ter visitado os bivacs ordenou o movimento sobre Pedra Ruiva; e pondo-se à test da columna, foi por este movimento collocar-se na esquerda da nossa linha, ameaçando assim tornear o corpo postade em Leça, e cortal-o da sua base de operações. Este medimento produzia o effeito que lhe correspondia; as tropas de Villa do Conde vagaram toda a noite, tentando inutilment effeituar a sua juncção com as do Porto, e achando todos o caminhos occupados, decidiram a sua retirada sobre a estre da de Amarante; e as tropas postadas em Leça viram-se torçadas a retroceder ao Porto, passar o Douro pelas duas haras da madrugada, e cortando a ponte irem alojar-se malturas de Villa Nova.

Os batalhões de caçadores n.º 2 e 3, seguindo aquelle revimento, marcharam sobre a cidade, onde entraram na tradrugada do dia 9, no meio de vivas e felicitações do por e sua magestade imperial, á testa do exercito, saíndo de fora Ruiva, e seguindo a estrada que vem de Villa do Como entrou na cidade do Porto pelo meio dia. O enthusiasmo co que os habitantes do campo corriam para terem o gosto verem a sua magestade imperial. e de o acompanharem p

ineio das mais fervorosas demonstrações de jubilo, davam a esta marcha o caracter que lhe competia, de um verdadeiro triumpho nacional; e a alegria e acclamações com que aua magestade imperial foi recebido na cidade, excede tudo quanto a imaginação pôde aleançar.

As tropas que tinham fugido de Leça, pouco depois de se baverem alojado nas alturas de Villa Nova, começaram com om tiroteio a inquietar a cidade; mas as embarcações ligeidas de guerra e uma corveta, tendo recebido ordem para virem na manha do dia 10 estacionar defronte das posições occupadas por aquellas tropas, forçaram-nas a desalojar; e I dvisão ligeira, e a primeira divisão de linha, passando o io em barcos ao som de repetidos vivas à senhora D. Mada II, à carta constitucional, e a sua magestade imperial, que assistia a esta passagem, acham-se n'este momento perreguindo aquellas tropas, que fogem em todas as direcções, e nas quaes reina uma absoluta confusão, e uma pronunciada dissidencia. Desde a entrada de sua magestade imperial no Porto, muitos officiaes inferiores e soldados do exercito contario se lhe tem apresentado, dando estes por certo que logo que as nossas tropas atacarem, a defecção será muito consideravel.

Sua magestade imperial, entrando na cidade, foi apear-se sus paços do concelho na Praça Nova, d'onde os habitantes já n'aquella manhã, apenas entrou na cidade a vanguarda do evercito libertador, haviam feito desapparecer os horrorosos patibulos, que, por quatro annos successivos estiveram sa-uflicando victimas da probidade e da honra ao capricho e á venalidade de julgadores infames, e amedrontando os cidadãos pacíficos, que ainda á custa de sacrificios de todos os generos, tinham conseguido escapar á sua barbaridade e á la tyrannia. Os presos políticos foram igualmente soltos por aquelles honrados habitantes.

Dos paços do concelho recolheu sua magestade imperial de alojamento que lhe estava preparado, seguido sempre um immenso concurso de povo, e acompanhando de livas e acclamações á senhora D. Maria II, á carta consti-

tucional, ao pae da patria, ao restaurador das liberdades portuguezas.

Sabe-se agora que das tropas da usurpação, estacionadas em Villa do Conde, uma grande parte debandára, e que o resto passára o Douro em Carvoeiro.

Assim, depois de dez dias de viagem, no espaço de seis horas, achava-se o exercito libertador desembarcado; e por esta disposição, e pelas operações que a acompanharam. achava-se cortada pelo centro a linha de tropas estabelecida ao norte do Douro; a sua direita obrigada em grande parte a debandar-se, e a sua esquerda forçada a repassar e rio, abandonando a cidade do Porto. Em summa, em menos de quarenta e oito horas, depois de haver saltado em terra, tinha sua magestade imperial, à testa do exercito libertador. expurgado de tropas usurpadoras da usurpação toda a bella provincia do Minho; tinha posto em segurança a cidade do Porto ; tinha preparado uma larga base de operações pas duas provincias ao norte do Douro, e tomado a offensiva ao sal d'este rio, havendo conseguido tudo isto sem perda de un só homem, nem por effeito de fogo, nem de desastre. Tal e o poder da justica da causa da presença de sua magestade imperial; da combinação dos movimentos, da intrepidez das tropas, e da influencia e cooperação efficacissima do espirito publico!!!

## DOCUMENTO N.º 238

(Citado a pag. 294)

.

Copía de uma carta mandada do Porto, em 12 de julho de 1832, pelo major de engenheiros Bernardo de Sá Nogueira, depois marquez de Sá da Bandeira, a seu irmão Antonio Cabral de Sá Nogueira, conselheiro da prefeitura da cidade de Angra (ilha Terceira), n'aquella mesma data

Porto, 12 de julho de 1832.

Saimos, como sabe, de S. Miguel no dia 27 do passado. No dia 8 de julho desembarcámos na praia de Lavra, que stá a meia legua ao norte de Leça. Durante a viagem não vemos um só dia de vento desfavoravel; na vespera do esembarque um vento forte nos approximou da costa; no lia do desembarque houve calmaria, de sorte que quanto ao empo nada podiamos desejar melhor. Saltámos em terra em um tiro, tendo o inimigo na distancia de uma legua, e egua e meia da prata em que desembarcámos 2:000 homens le infanteria de linha, 300 cavallos, 8 peças de artitheria, e ailheiros de milicias e voluntarios. Ninguem appareceu na tosta, excepto uns 50 de cavallaria, que abalaram apenas os aossos lhes mostraram os mosquetes.

Eu no dia do desembarque fui mandado, como parlamentario, a Villa do Conde da parte do imperador ao commandante militar que ali houvesse. A meia milha de terra icei no hote bandeira parlamentar; a pouca distancia de uma bateria fiz por um corneta tocar à chamada. Fui recebido na praia por um official, e conduzido ao commandante da tropa ali cantonada, que era o coronel José Cardoso, chefe do regibento n.º 22. Eu disse-the que era ajudante de campo de magestade, o senhor D. Pedro, que vinha com uma communicação de sua magestade para o commandante militar. Disse-me que a referisse. Deve notar-se que ficou a cavalto, stando eu a pé.

Houve então o seguinte dialogo:

«Sua magestade, o senhor D. Pedro, quer que se saiba antes do sen desembarque, que elle vem trazer a paz a Portual, e não a guerra civil; que por isso deseja ser recebido paz. Sua magestade assegura a todos os militares, que dem demora reconhecerem o governo da rainha todas as vantagens.»

4) sentior D. Pedro está à frente dos rebeldes.

Eu poderia perguntar: «Quem são os rebeldes? Mas vim a uma missão de paz e conciliação, e não para entrar em discussões; comtudo, devo observar, que eu esperava achar uma linguagem polida e não insultante, especialmente entre multares, e militares antigos, entre os quaes, mais do que entre outra qualquer gente, ella é ordinaria e necessaria». «È cousa ridicula da parte do senhor D. Pedro vir com 5:000 ou 6:000 homens atacar 3.000:000 habitantes, promptos a defenderem até à ultima a causa do seu legituro soberano, o senhor D. Miguel I.»

•Sim, promptos a sacudirem o jugo que os opprime. Econhece v. s.ª a força do senhor D. Pedro? Não vé a esquadra ingleza que se vae approximando da nossa (o que era certo por virem duas fragatas); sabe se n'este momento não tera logar outro ataque em outra parte do reino? Não o sabe ignora-o.»

•Eu com a artilheria das minhas baterias poderia fazer metter a pique o escaler em que o senhor veiu : mas deixero desembarcar, para saber a que vinha.•

«Faria n'isso uma acção gloriosa? Eu vim com uma bandeira branca como parlamentario, debaixo da garantia do direito das gentes; en eston em seu poder, o senhor polemandar-me fuzilar; mande já se quer, nada me importa; mas a infamia de similhante acção recairá sobre o senhor, e sobre o seu partido.»

«Não se trata de fuzilar olisse elle como envergonhado, mas quando o senhor D. Pedro se atreva a desembaros achará bayonetas bem aguçadas para o receberem.»

N'este tempo principion elle a berrar; e os circumstantes poucos em número, e barqueiros; rira o senhor D. Mignellera absoluto. E en voltei para tordo, gastando munto tempo de proposito no pouco caminho que tinha a fazer, e deno rando me a apanhar con has e flores emquanto berraran. Lembrei me que no Faial gritoram do mesmo modo quanto la fui parlamentario, e que depuis fuziram.

Venter para bordo, e entá i effectuou-se o desembarque a prava do Lavra, que e muito extenso, e tem varios nomes a uma legua e meia ao sal de Vina do Conde, e a duas e meia do Porto. Marchanos de note, e ao dia 9 entramos no Porto, tendo o inimoji passado o lavaro. Em 10 houve um uroleio entre de marujos de aleumas des nosas embarcações entradas no roje os religios estas meior dos nas casas de los nosas embarcações entradas no roje os religios estas meior dos nas casas de los nosas estas que dos nosas em entra em 20 dos nosas em 15 dos 15 dos

na ilha Terceira): peça-lhe que lh'o mostre, e dé-lhe os meus recados.

Na incerteza de qual será o resultado das nossas operações, acho da primeira necessidade que a ilha Terceira seja posta no pé de defeza o mais respeitavel que for possivel com os poucos meios ahi deixados. As auctoridades devem lançar mão de todos os recursos, quer a lei lh'o permitta quer não. O resultado justificará qualquer excesso de auctoridade. A experiencia mostra que da gente da Terceira se fazem bons soldados; aproveitem quantos forem capazes.

No dia da nossa entrada no Porto, o Thiago Martins, commandante de uma brigada miguelista, teve em Villa Nota um ataque de estupor, e lá o levaram assun. Tem desertado para cá à formiga mais de trezentos soldados. Está já formiado me Porto um batalhão nacional completo, commandado pelo coronel Zagallo e officiaes de linha: vão-se formando mais, e recolhendo cavallos e machos.

Adeus. O seu do coração = Bernardo.

# DOCUMENTO N.º 239

i tistado a pag. Wis

Parte official da batalha de Ponte Ferreira, ganha pelo exercito libertador em 23 de julho de 1832 (boletim n.º 2)

Porto, 25 de julho.

Desde o dia 20 que sua magestade imperial havia sido neformado de que as tropas rebel·les, acantonadas entre o Vouga e o Douro, passavam em força este ultimo rio, e tentavam amesçar pela retaguarda o exercito libertador. No dia 21 confirmaram-se estas noticias, e soube-se que ellas tinham tomado posoção sobre a estrada de Penabel, e que estendiam as suas avança las ato Vallengo, sua magestade imperial ordecion immediatamente ao general conde de Vilta Flor que mandasse reconhecer as lorças e o intento do inimizo. desmascarar a sua força, e a fazer conhecer as posições qualitada escolhido para defender-se.

Conseguido assim o objecto d'aquelle reconhecimento. Columna retirou-se tranquillamente diante dos rebeldes, veiu occupar na retaguarda a forte posição de Rio Tinto. entre Vallongo e o Porto.

A perda do inimigo n'este combate foi muito consideravel; no numero dos nossos poucos feridos contam se o tenente coronel Luiz Pinto de Mendonça Arraes, commandante dos voluntarios da senhora D. Maria II, e o major Francisco Xavier da Silva Pereira, o qual, não obstante a sua ferida, continuou a commandar no combate o batalhão de caçadoro n.º 3, emquanto as suas forças lh'o permittiram. O jovente nente Narciso de Sá Nogueira, official do major valor, carregando com a sua companhia, caju morto na frente d'ella-

Sua magestade imperial, à primeira participação d'aquel les acontecimentos, tinha ordenado ao general conde de villa Flor, que se dirigisse com uma divisão de infanteria sobre a estrada de Vallongo, para sustentar, se fosse necessario, a retirada d'aquellas tropas; e recebendo a parte do resultade final d aquelle reconhecimento, quando se achava em camento com o seu estado maior, para ir visitar os postos avançados ao sul do Douro, mudou immediatamente de direcção, e tomou a estrada de Rio Tinto, aonde chegou ao mesmo tempo em que a columna que se retirava de Vallongo, e a que do Porto marchava para sustental-a, tomavam posição.

Informado ahi sua magestade imperial das forças e intento cho miningo, resolveu atacal-o no dia seguinte, e para est effeito ordenou que marchassem do Porto sobre Rio Tinto mais algumas tropas ligeiras; que os postos avançados sobre a estrada do Vonga passassem o Louro, e que se cortassat parate sobre este rro; e tendo por este modo concentrado a cidade as forças que destinava para a seguirança d'ella, de mo general civade de Vota Plur as seas disposições para ma cidar ao inmugo no dia 23.

Em ausequencia das ordeos de sua magestade impera siguado erroral direitos as suas troyas em tres columnas d poucos homens da sua companhia, ousou intimar ao regmento n.º 12 de infanteria rebelde que se rendesse, depondo as armas, e fazendo depois fogo sobre elle, lhe aprisionou alguns soldados, sem perda dos seus. A nossa infanteria, com merivel bravura sustentou por toda a parte as nossas tropas ligeiras, e repelliu victoriosamente as repetidas tentativas com que o inimigo pretendeu romper o nosso centro. A nossa artilheria, dirigida com a maior intelligencia, batia de posção em posição as linhas inimigas, e semeava entre ellasterror e a desordem, apenas tinham podido reforçar-se.

Assim o inimigo, forçado em flanco sobre a sua direita, e atacado vigorosamente pelo centro, foi desalojado successivamente dos bosques e ondulações do terreno, que porfiadamente defendia; e tendo perdido a final a esperança de resistir por aquelle lado, lançou-se todo sobre a esquerda. Então a nossa columna da direita, que tendo occupado em todo o tempo da acção uma posição vantajosa, havia contido em respeito a ala esquerda inimiga, e um corpo de cavallaria que a apoiava, começou a mover-se. Era o principio da noite, e o inimigo, vendo-se de todos os lados rechaçado, procurou ganhar a crista das montanhas que tinha na sua retaguarda, e logo que a noite favoreceu os seus movimentos retirou-se, ou antes fugu em debandada pela estrada de Baltar a Penatiel, deixando as posições que havia defendido, cobertas dos seus destroços.

Sua magestade imperial, com o general conde de Villa Flor, e os officiaes dos seus estados maiores, hivacou sibre o campo da batalha; e depois de ter feito na madrugada de dia 24 reconhecer e verificar a retirada do inimigo, ordenou a nossa sobre o Porto, oude entrou na tarde d'esse dia, a testa da columna, no meio de acclamações, alvoroço e beoçãos de todos os habitantes.

D'este modo se terminou, depuis de mais de sete horas de cumbote, este dia giorneso para as armas da sembora. D. Motra II, em que o general conde de Villa For, e officiases e soldiales do exercito de sua magestade fidirlissima desenvotoriam todas as quanciades e virtudes madares, dignas de homens que pugnam pela independencia e pela liberdade da patria.

A nossa perda entre mortos, feridos e extraviados nas duas acções dos dias 22 e 23, pouco pode exceder de 300 homens; a do inimigo, segundo todas as informações, excede a 1:200, eucontrando-se sobre a estrada de Penaticl só de feridos 160 carros, não contando com a dispersão dos corpos de milicuas, cujos individuos todos os dias se apresentam pretendendo gosar, á sombra de um governo restaurador, do beneficio que os restitue ás suas casas e ás suas familias.

Logo que cheguem as participações dos corpos se publicarão os nomes dos officiaes e soldados que morreram glorioamente pela patria, ou no serviço d'ella se distinguiram n'estes dois dias por feitos relevantes.

# DOCUMENTO N.º 239-A

(Citado a pag. 359, nota)

Pastoral que o cardeal patriareba de Lisboa, D. frei Patricio da Silva, dirigiu em 19 de setembro de 1832 aos seus dioresanos, fulminando os constitucionaes, que debaixo das ordens de D. Pedro tinham occupado o Porto em 10 de julho do referido anno

Patricio I, cardeal patriarcha de Lisboa. A todo o clero, e a todos os fieis d'este nosso patriarchado, saude e benção em Jesus Christo.

Amados filhos. — El-rei meu senhor, pela sua incomparavel piedade e zèlo da santa religião, que domina em seu real nome, não podia deixar de excitar em nossos corações a vehemente dôr e magua que opprime o seu, á vista das impiedades praticadas pelos rebeldes que entraram na cidade do Porto, participando-nos por aviso da secretaria d'estado dos augocios ecclesiasticos e de justiça, que se fez publico, e terá chegado ao vosso conhecimento, as abominaveis persegui-

ções e sacrilegios contra a nossa santa religião, que elles têem perpetrado, não só na mesma cidade, mas tambem em alguns outros pontos a ella mais vizinhos, aonde poderan penetrar, chegando ao execrando excesso de profanarem o templos, de os despojarem e as venerandas imagens que n' les se achavam collocadas, das suas alfaias e ornamentos. de as queimarem; e commetterem até o horroroso attenta da de desocatarem e altrajarem com uma indignidade nuncivista as sagradas formulas que estavam depositadas nos sacrarios. Que espectaculo mais espantoso, e mais capaz de contristar os animos verdadeiramente christãos? Mas é este mens amados filhos, um dos fins detestaveis que esses reledes se téem proposto na sua expedição temeraria. Possuido do maligno espirito dos impios do seculo, elles juntam # crime a rebellião contra o throno do nosso legitimo rei. horroroso crime do desprezo e do odio á santa religião que professamos, e contra os altares de Jesus Christo, para estabelecerem sobre as suas ruinas, de acordo com o inferto. impio systema da libertinagem e do atheismo, on para fue rem, como diz S. Jeronymo, a nossa religião pagã.

rotes

c ja se t

· Ja o

us Do

cos qu

erre d'e

as lhes l

· us cast

ao fure

CHIS. FR

-ta cheit

! - deli

Evange " strib

E qual è, com effeito, meus amados filhos, o primein e re a Gerrea principal objecto, por não dizer o unico, de tantas gueras ramber a que em nossos tempos tem assolado a Europa, senão etirminar da terra o christianismo, sem ao menos se fembrared os impios desertores do Evangelho dos incomparaveis beor ficios, amila temporaes, que por elle vieram ao genero lib mano" Quem amançon os barbaros? Quem civilison os pr vos ? Quem dissipou as trevas da ignorancia, e felicito " progresso das sciencias e dos conhecimentos humanos" Quensendo o Erangelho" Recombeces, poss, o impios, ao menquanto a humanidade the e devedora; e que da rossa ese cranda tentativa não tendes tirado mais do que altuir as luses do edition social, armir is majores contro si mesmis, i unus avairs is astres traire de parte em um tertuités per permi, e municiar a terra de sanças. Becrabecei que é mu कार्य स्थानस्थात ए प्रकारणीयकारक केन्द्र अस्ता स्थानस्थ । स्थान स्थानित dade, e acter a sea comercação, e que serão baidadas todo

s vossas machinações contra elle e as do inferno, com quem

Sim, meus amados filhos, o Senhor confunde, e confundirá tempre os vãos projectos dos impios; e não julgueis que elle tenha fechados os olhos sobre os attentados que mais desaliam a sua indignação e a sua ira. Os sacrilegios, as profapações dos logares santos, os ultrajes, os desacatos commettidos contra a sua magestade divina, são crimes que a sua justiça nunca deixou impunes no povo da sua escotha e da sua predilecção; e se já não chovem raios, como antigamenw: se já se não abre a terra para engulir os profanadores; se estes já não cáem feridos de uma morte repentina; se, emlim, os nossos templos não tremem; se as suas paredes se não desabam, para sepultar debaixo das suas ruinas os sacnlegos que os têem profanado, é porque o Senhor já se mão serve d'esses meios de terror com que então os castigava. Elle lhes tem substituido a mais terrivel das suas vingansas, e os castiga hoje, como temos visto, entregando os homens ao furor e á ira dos homens. Incendios, destruições, carnagens, rios de sangue, miserias, barbaridades, que exredem a fereza dos tigres; emfim, o monstro das revoluções devorando a especie humana; são exemplos espantosos de que está cheia a historia dos ultimos tempos, e que é a hisona dos delirios humanos, e das guerras contra o cén e contra o Evangelho.

Não attribuamos, meus amados filhos, tantas e tão horriles catamidades a outra causa, que não seja o desprezo que
le tem feito da santa religião, e as profanações de tudo quanto
le é mais caro e mais sagrado. É o Senhor, diz um prophel, que tem pronunciado a sua sentença contra Babyloma, e
lecretado a sua total destruição, para vingar a sua honra e
lecretado a sua total destruição, para vingar a sua honra e
lo seu templo profanado e arrazado pelos babylonios.

Intra Babylonem mens ejus est, ut perdat eam, quoniam
lio Domini est, ultio templi sui (Jerem., 51., n). Podia o fule a raiva de orgulhosos conquistadores desmantelar esta
la de famosa, e lançar por terra seus muros e seus edificios;
la não; é a indignação do Senhor quem faz pesar sobre ella

o seu braço, e se vinga dos desprezos com que tem sido e trajado, ultio Domini est: è a vingança que elle toma de roubos, dos desacatos, das profanações e das ruinas do se templo, ultio templi sui. Mas ali! Deixaria o Senhor, sempe zeloso da sua honra, de olhar hoje para os mesmos crime: sem indignação ainda mais terrivel? Elles são tanto ma graves e atrozes perpetrados em nossos templos, quanto e tes são mais respeitaveis do que o antigo templo. Ali o S nhor não era adorado senão debaixo das sombras e de figu ras. Elle ainda não tinha baixado dos céus, e o seu throne como diz um propheta, estava ainda acima das nuvens. Ma depois que, por um effeito da sua caridade immensa, extr ma, infinita, se dignou apparecer sobre a terra, convers com os homens, e estabelecer entre elles um povo tabern culo para sua habitação até ao fim dos seculos; profanar e tes logares, santificados com a sua presença real, e insulta 🖘 descaradamente em sua propria pessoa! Que castigo seri proporcionado a tão horrorosos desacatos, se nos o medirmos pela sua gravidade e pela sua atrocidade? Elles são o fructo do desprezo e das blasphemias, que a impiedade vomita contra a santa religião do amor fraternal, da paz e da caridade; e por isso è justo que o Senhor os castigue com as sanguinolentas desordens que têem assolado a humanidade, e vão assolando ainda, não acabando as revoluções e as sedições, senão para lhes succederem outras de novo.

E na verdade, meus amados filhos, como se poderá esperar que o Senhor ponha termo a este flagello terrivel, sem que se refreie a impiedade que o provoca? Sem que desappareça, e se extermine da terra essa tenebrosa seita de impios, conjurados contra o altar e o throno, que á maneira de nm contagio funesto tem contaminado a Europa? A paz e a boa ordem são incompativeis com a impiedade; para quem não reconhece a Deus nada ha sagrado, nem respeitavel, nem ha crime que, ou o prazer, ou o interesse não justifique; sacudido o jugo da religião e da fé, que obstaculo se pode oppor ás paixões? Quem poderá suspender a torrente de todos os males, que d'estas fontes envenenadas correm sobre a

esgraçada especie humana? Já o seu furor nos teria consunido a todos, e reduzido a terra a uma vasta solidão, se o Senhor nos tivesse abandonado inteiramente, ou se as fontes da sua misericordia se podessem esgotar. Elle quer que os impios reconheçam, e se desenganem do que são capazes os homens sem elle; quer que vejam toda a extensão dos males de que são causa, e ao mesmo tempo a inutifidade e loucura dos seus esforços; porque passará mais depressa o céu e a terra, do que a impiedade prevaleça contra os seus altares. Mas oh! cegueira incomparavel! Estão vendo, e não véem; ourindo, e não ouvem. Elles não viem por toda a parte senão estragos; não ouvem senão clamores dolorosos; mas como se nada d'isto vissem, nem ouvissem, elles não cessam dem desistem de accender o facho das discordias e das revoluções, presumindo ainda no maior extremo dos seus deunos lançar por terra o edificio magestoso e inabalavel da religião e da igreja.

Que é o que nós temos visto, meus amados úlhos, n'esse bando de facciosos, que téem entrado na cidade do Porto? Não satisfeitos de terem levantado o estandarte da rebellião contra a magestade do seu rei legitimo, elles passaram logo a levantal-o também contra a magestade de Deus e senhor dos cens e da terra. Vae a sua impiedade enfurecer-se logo contra os sagrados templos; e vós tremestes ao ouvir narrar os desacatos e as profanações a que se arrojaram. Já o santo rei David nos tinha antecipado o seu horroroso quadro, a puja vista, possuido da mais justa magua, desafogava o seu spirito em enternecidas queixas ao Senhor. Ah! treus meu, dizio elle. Quantas malignidades teem perpetrado os teus ininigos no logar santo? Qanta malignatus est inimicus in santo. (Ps. 73). Pozeram o fogo ao teu santuario para o reduirem a cinzas; desacataram o tabernaculo consagrado ao nome, e o deitaram abaixo; disseram em seu coração deracado, exterminemos da terra o culto do verdadeiro Deus, acabemos os seus dias solemnes; estenderam as suas mãos crilegas até ao sacrosanto corpo do Homem-Deus, sem teerem a sua tremenda magestade, nem fazerem caso da sua

cardade immenso. Mas tu, Senhor, que suspendeste as aguas do mar, que seccastes os rios de Ethn, que esmagaste as cabeças dos dragões, levanta o teu braço vingador contra os sucrdejos, que te ultrajam, e humilha a sua soberba. Assim desabalava o seu zelo, e a sua dór aquelle santo rei.

Mas o novo David, que o céu misericordioso suscitou, entre na augusta pessoa do nosso muito amado soberano e reio senhor D. Miguel I não quer que se peça vingança contr os seus inimigos, mas sim misericordia. Elle quer o ordera que desaggravemos o Senhor de tantos desacatos e sacribegios com que elles o têem insultado; que nossas humildes preces se the dirijam, para que se pacitique a sua justa indignação, a impiedade se confunda e envergonhe, desista dos seus execrandos projectos, e que, emfim, ao triumplo da sua justiça se una o triumpho da santa religião. Elle não zela mais a sua causa do que a causa de Deus, por quim unicamente quer reinar sobre o seu povo; mas ellas deven ser para nós inseparaveis. Tendo elle herdado por um diredo incontestavel o throno dos seus augustos antepassados, herdou também com este os grandes exemplos de zélo e de respeito para com a santa igreja, que achou sempre n'elles o seu grande defensor, e acha agora no herdeiro, em tudo le gitimo, de reis christãos, como gloriosos, o primeiro vagador dos ultrajes que se lhe tem feito; que acaimará o montro da impiedade, e fará emmudecer; e Portugal será salvo das suas machinações horriveis. É logo, meus amados filhos não só do nosso maior interesse, mas tambem um dos possos mais sagrados deveres, na presente occasião em que gememos afflictos à face dos altares, pelos vermos sacrilegamente despojados, enviarmos juntamente ao céu as mais instantes deprecações, para que sustente por dilatados annos na posse da sua herança um rei tão piedoso e tão amivel, o proteja contra os seus e os nossos inimigos; que che os veja humilhados a seus pés, e que nos, desfeita a tormenta da mais infame guerra, gosemos á sua sombra dias pacificae venturosos.

Mas não fiquem ainda aqui as nossas humildes supplicas

s devem ter um objecto mais extenso, e que reclama de a piedade christă. Se aquelle Deus, que é o nosso pae, lambem dos nossos inimigos, e de todo o genero humaagora que uma commoção geral tem abalado todos os ados das nações mais cultas e civilisadas, que uma nuvem donha, carregada de raios está correndo todos os horisoncuropeus, ameaçando a tempestade mais horrorosa, agora o o espirito turbulento da discordia, ou para melhor dimos, da impiedade, tem protestado desorganisar todos povos e todos os governos, sem lhe ter escapado o pastor lilico, o chefe supremo da universal igreja; façamos tamsubir até ao throno d'este mesmo Deus, que é o auctor paz, e ama a caridade, os fervorosos votos que a religião, tteresse e a humanidade nos dictam, para que suspenda ligello imminente de uma guerra geral e devastadora; sair segunda vez dos abysmos do cahos a ordem e a monia; desconcerte os planos dos impios, e inspire aos os mais santos e acertados conselhos. A paz e a tranquilde publica é o maior de todos os bens com que podem citar os povos, mas um bem que o mundo não quer, nem paz de dar; é um dom que só póde vir dos céus. Mas no se poderá este esperar, ou como será possível que be a guerra entre os homens emquanto esta so fizer con-Deus? Desterre-se da face da terra essa raça incredula, orante, blasphema, inimiga implacavel do genero humaque não trabalha senão por desviar as creaturas do rebecimento e da dependencia do Creador; para quem as dades mais importantes, e mais bem estabelecidas, são edo de irrisão; e que por isso mesmo que presume saudo, nada sabe. Proteja-se o Evangelho, e seja este a 📭 de todos os governos; abracem-se as suas maximas, e ua dontrina celestial, e seja othado com horror todo aquelle 🌬 insultar : respeite-se a santa igreja e os seus oraculos ; los não cessaremos então de entoar com os anjos: Gloria Deus no Céu, e na terra paz aos homens.

Para fins tão christãos, tão sagrados e tão importantes, e conformidade das pias e religiosas determinações de sua

magestade: mandamos que em todas as igrejas d'este nosso patriarchado, incluindo as dos conventos, se façam preces por tres dias, que deverão ter principio no primeiro domingo, ou dia santo, depois de se receber esta nossa carta pastoral, publicando-se logo á estação da missa conventual, e affixando-se depois nos logares do costume.

Dada em Lisboa, no palacio da nossa residencia da Junqueira, aos 19 de setembro de 1832. Sob nosso signal e sello das nossas armas. — P., Cardeal patriarcha.

Logar do sello. - Miguel Serafim Ribeiro.

# DOCUMENTOS CITADOS NO TOMO IV DA 3,º EPOCRA D'ESTA HISTORIA

## DOCUMENTO N.º 240

(Citado a pag. 5)

Considerações feitas pelo major de engenheiros Bernardo de Sá Nogueira sobre as operações a fazer fóra do Porto em julho de 1832

Na posição em que actualmente se acha o nosso exercito, ette poderá tomar a offensiva, ou reduzir-se á defensiva, como methor convier. Mas a disposição que existe entre a nossa força de terra e a do inimigo, faz com que devemos buscar augmentar a nossa força com a maior celeridade possivel.

Para conseguir este fim é necessario que as provincias do norte do Douro obedeçam ao governo da rainha. E para as trazer a esta obediencia é preciso que alguma da nossa força e mostre em algumas das principaes das suas povoações, nes como Braga, Guimarões, Villa Real, e mesmo Lamego, para que não se torne em 1832 o que foi em 1828, o fóco da resistencia ao governo estabelecido no Porto.

A distancia a que se acha o corpo principal do inimigo nos deixará tempo para ir em segurança a Braga, Guimarães, Amarante, e voltar por Penafiel ao Porto. Segundo as noticias que do inimigo se receberem, o destacamento empregado n'este serviço poderá receber em Amarante ordem de ir ou não a Villa Real e a Lamego; d'esta cidade ao Porto ha 14 leguas, mas pelo rio desce-se em poucas horas.

O destacamento que se mandasse, para ser respeitavel dereria compor-se de um batalhão de infanteria e outro de cacadores, acompanhado por dez ou doze guias montados para exploradores. Deveria achar-se em communicação diaria com o Porto. O seu commandante faria proclamar nas terras onde stegasse a rainha; affixar as proclamações de sua magestade anperral: distribuir manifestos: fazer affixar alguns dos decretos mais favoraveis aos povos, taes como o da abolição do: dizimos das meunças; do licenciamento das milicias e voluntarios realistas, etc.; communicar as ordens ás auctoridades que se acharem, para a rennião de cavallos e machos: para a formação de corpos de voluntarios, e outros quaesquer que o governo lhe queira dar.

Outra consideração essencialissima é a seguinte:

Se bem o inimigo póde fazer avançar contra nós uma força muito superior á nossa, elle em tal caso deixaria pouco guarnecida a capital, e a costa do mar que lhe está pouco distante, o então facil nos seria embarcar na foz do Douro, e descendo com o vento norte para o sul, saltar em terra, baler as poucas forças que se nos podiam oppor, e entrar na capital antes que o inimigo podesse chegar em soccorro dos seus-

Esta mesma consideração deverá obrigar o inimigo a não avançar o corpo principal do seu exercito, nem mesmo ale ao Mondego, emquanto elle souher que os transportes custem na hôca do Douro á nossa disposição; mas se os transportes forem despedidos, elle sem receio de ataque pela retaguarda fará entrar as suas forças na Beira, e virá ate ao Douro.

Emquanto tivermos transportes, teremos tempo para augmentar e disciplinar as novas forças que se reunirem, sem transportes dentro em oito ou dez dias terminará esta possibilidade, e ficaremos reduzidos, com pouca differença, ao meios que dos Açores trouxemos.

É a faculdade que temos de embarcar para irmos salta em outro ponto do reino, que de alguma sorte estabelec uma especie de equilibrio entre as nossas poucas forças e a do inimigo. Indo-se os navios, este equilibrio é completa mente destruido, e perderiamos o que nos deve tornar mai temiveis ao inimigo, aquillo que o obriga a conservar-se us immediações da capital, isto é, a faculdade de ali irmos at tes que elle, caso avance para o norte.

E evidente que o plano do governo intruso consiste en concentrar as suas forças, ou para nos vir atacar, ou par nos esperar com ellas reunidas. Vir atacar nos não se atre ovavelmente a isso, emquanto tivermos transportes t levem a Lisboa. Se nos esperam reunidos, a preos transportes nos permittirá o irmos mais tarde busom meios muito superiores aos que agora temos. belecido o bloqueio de Lisboa e Setubal, e mesmo an-

ra bom que algumas das nossas embarcações ligeiras bçam a costa desde Peniche até Setubal com particular o, não só para nosso conhecimento, mas para que o o, receioso do ataque, nos dé tempo a organisar os a que tirarmos do paiz em que estamos. Tambem o que de passagem as ditas emtarcações reconheçam entre o Mondego e Peniche.

pe precede pode concluir-se que:

Se devem conservar os transportes na foz do Douro. Que se deve mandar explorar a costa entre o Mondego o, mas com mais especialidade entre Peniche e o Sado. Que se deve mandar um grande destacamento a Braga arães, o qual se póde fazer voltar ao Porto por Penal, segundo as ordens que no caminho receber, ir a pte e voltar, ou a Villa Real, e mesmo a Lamego, seo governo o entender durante a expedição.

istancias são as seguintes:

| 1 |                                           |    |
|---|-------------------------------------------|----|
| 1 | 4 * - 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * | 8  |
|   | ães                                       | 5  |
| и |                                           |    |
|   |                                           |    |
|   |                                           |    |
|   |                                           | 20 |
|   | de marcha 5 on 6.                         | _  |
|   | de marcha 7 ou o.                         |    |
|   |                                           |    |
|   | 4                                         |    |
|   | aes                                       | 3  |
| i | Ne                                        | 20 |
| 1 |                                           | 46 |
|   |                                           |    |
|   |                                           | 26 |
|   | de marcha — 6 on 7.                       |    |

| Braga       |     | <br>    | <br>   |   |     |   |   |     |   |  |  |   |   |   |      | ٠     | ٠ |   |   |     |  |
|-------------|-----|---------|--------|---|-----|---|---|-----|---|--|--|---|---|---|------|-------|---|---|---|-----|--|
| Guimarães   |     | <br>    |        |   | ٠   |   | ٠ | 4 4 |   |  |  |   | • |   |      | <br>- |   | 4 | - |     |  |
| Amarante.   |     | <br>٠.  | <br>٠. |   |     |   |   |     |   |  |  | × |   |   |      |       |   |   |   |     |  |
| Villa Real. |     | <br>L 6 |        | ٠ | 4 4 |   | ٠ | 6   |   |  |  |   | a | 0 | <br> |       | ٠ |   |   |     |  |
| Porto       | • • |         |        |   |     | ٠ |   |     |   |  |  |   |   |   | <br> | •     |   | • |   | • ( |  |
| Dina da     |     |         |        |   |     |   |   |     | 0 |  |  |   |   |   |      |       |   |   |   |     |  |

Porto a Villa Real, pelas terras ditas..... De Villa Real a Lamego..... D'aqui ao Porto.....

Dias de marcha - 7 ou 8, descendo pelo rio.

Havendo necessidade, estas marchas podem fazer-se menos tempo; por exemplo, de Braga a Guimarães calcula se uma só marcha, ainda que haja só tres leguas, mas porque è bom que o destacamento fique nas povoação grandes um dia pelo menos.

## DOCUMENTO N.º 241

(Citado a pag 44)

Fortificações mandadas fazer na Serra do Pilar, pelo major de et nheiros Bernardo de Sá Nogueira, como governador militar Porto, em agosto de 1832 4

III.mo sr. - V. s. fica encarregado do commando da a lheria do posto da serra e da direcção das fortificações. Continuará a fortificar o convento, trabalhando em go

do centro para a circumferencia.

<sup>1</sup> Cremos que estas recommendações foram feitas ao segundo nente de artilheria, Manuel Thomas dos Santos, que por então se ac na Serra do Pilar, fazendo parte da sua guarnição.

As obras a fazer ou continuar são:

Um palanque que permitta fazer fogo das janellas mais altas do refeitorio e cozinha.

Um tambor adiante das portas do convento. Este tambor deve ter por cima um machículi, ou balcão fechado, saído das janellas que estão por cima, para d'ali se lançarem hombas ou cal sobre o inimigo que queira forçar a entrada.

A preparação da bateria ao pé da capella, que ha de enfiar a estrada da Bandeira.

Continuar ou mudar o travez no dormitorio, e reforçar a porta que do dormitorio deita para a eira.

Metter para dentro do claustro circular toda a madeira que

Mandar abater todas as arvores que encubram o inimigo aos defensoros.

Mandar abrir seteiras nas janellas e portas que ainda as

Depois d'estas obras continuará os trabalhos na eira, e na casa da eira, cujo telhado em parte deve ser apeado, e cuja communicação com o corpo do convento se deve tornar a mais segura possível.

Todo o arvoredo entre a eira e a altura que a domina deve ser abatido. Na eira, ou na casa, se deve collocar uma peça, para que a metralha bata a altura. Na mesma eira, por trás do parapeito, se deve fazer um espaldão que cubra os defensores. As arvores se applicarão para abatizes ou palissadas.

A flexa em frente do pateo deve fazer-se, e deve a peça que n'ella se pozer poder descobrir até ao muro que cérca a quinta, para o que se cortarão todas as arvores que a embaraçarem.

O pombal, apeada parte do muro, póde servir de obra atançada, que proteja a retirada para o interior do convento dos nossos atiradores que estejam na cèrca; a sua communica com o convento deve fazer-se segura.

Dia tate da porta que do pateo dá para a cêrca, e que está berta, deve fazer-se um tambor, ficando exterior a entrada o cratical

As tropas que guarnecem o posto da Serra serão dispo de sorte que uma companhia de linha pelo menos, e dois ços do batalhão fiquem em reserva, quando o resto entra atradores, no caso de ataque do inimigo.

Os pontos a guarnecer são a trincheira e casa que de dem o caminho de Villa Nova para a Serra, obra constri ultimamente pelo coronel Eusebio Candido.

Deve haver um posto no caminho que por baixo v Quebrantões, cujo caminho se deve quanto antes cortar o pletamente.

Na balaustrada devem estar alguns homens, logo que o migo se approxime.

Na obra da capella, digo na bateria, deve haver uma capanhia postada ali e no pateo adjacente; esta fornecerá serva para o parapeito da estrada de que fallei, e para capateria.

Na cêrca devem estar duas companhias, que combate quanto podèrem, e se retirarão ao convento em necessida

Outra companhia deve estar do lado da eira, devendo fazer para ella uma communicação commoda com o cur-

O resto deve estar no pateo principal com as armas em rithadas, e com uma vigia no palanque do muro, ao qual si birá só uma parte d'esta gente para tirotear.

### DOCUMENTO N.º 242

(Citado a pag. 40, nota)

Relatorio dirigido pelo marquez do Palmella a D. Pedro, expondo-lhe o desempenho da commissão com que o mandou a Londres em 29 de julho de 1832

Londres, 8 de dezembro de 1832.

Senhor! — Havendo vossa magestade imperial sido sido ordenar-me nos ultimos dias de julho, que passasse mediatamente a Inglaterra, e se me parecesse conveniente.

França, a fim de tratar de varios objectos da maior importancia, e sobre tudo: 1.º, de obter auxilios, os mais que se podessem conseguir dos gabinetes de Londres e Paris; 2.º, de assegurar, por meio dos antigos prestamistas, ou de qua esquer outros capitalistas, os recursos pecuniarios indispensaveis para sustentar a expedição; 3.º, de enviar reforços de soldados, armas, e principalmente cavallos, para exercito libertador; 4.º, de procurar alguns officiaes engenheiros de reconhecido merito, sobre tudo para estado maior: e havendo-me vossa magestade imperial auctorisado pelos poderes amplissimos, que se dignou conceder-me, para concluir os ajustes que as circumstancias me proporcionassem mais vantajosos sobre os diversos pontos comprebendidos nas minhas instrucções; cumpre-me agora levar à presença de vossa magestade, e ao conhecimento do seu conselho, o seguinte relatorio documentado do desempenho da minha commissão, na esperança de que vossa magestade imperial se dignará relevar a summa responsabilidade, que o meu zêlo me obrigou a tomar sobre mim, e sanccionarà os contratos que ajustei em seu nome.

### 1." Questões diplomaticas

Foram desgraçadamente inuteis todas as diligencias que fiz para obter que o governo inglez apoiasse mais abertamente a causa da rainha, quer seja acreditando um ministro lo a vossa magestade imperial, ou consentindo ao menos que lord W. Russell viesse residir para o quartel general; quer seja introduzindo no discurso da coróa alguma phrase is decididamente favoravel; ou, finalmente, interferindo para pór termo á guerra que devasta Portugal, de um modo proficuo á causa da rainha minha senhora.

Vossa magestade imperial já teve presente, e por isso o não Ponho aqui, o memorandum que por escripto entreguei a lord Palmerston assim que cheguei a Londres, e não necessito dizer que me não limitei unicamente a isso, mas que empre-

guei todos os esforços que de mim dependiam para inspirar ao governo britannico algum calor a nosso favor; sómente tirei das minhas diligencias a conveção de que por agora não ha esperança de alterar o systema adoptado. O compromettimento contrabido por este governo, quando declarou formalmente á Hespanha que guardaria neutralidade, a tima de exigir d'elta uma igual promessa, prende-o por agora completamente. Alem de que, a decidida parcialidade que manifestam a favor do senhor infante D. Miguel as tres por tencias do norte, incitadas especialmente pela Prussia, nã deixa de influir alguma cousa na marcha timida da Ingliterra.

N'esta mesma posição ficarão as cousas até que algua ; successo importante conseguido por vossa magestade anima este gabinete a dar algum passo decisivo, ou que sobre nham revezes taes (o que Deus não permitta), que obriguem vossa magestade a solicitar a suspensão de armas, eventualmente projectada, para evacuar o Porto e retirar aos Açores, para o que já lord W. Russell, como vossa magestade sale, se acha munido de auctorisação e de instrucções. Para este ultimo, e triste caso, pode vossa magestade contar com o apoio effectivo, se preciso for, da Inglaterra; mas não dete dissimular-se que a consequencia quasi infallivel seria o encetar-se logo depois uma negociação para o reconhecimento do senhor infante, mediante condições que só poderão ter por objecto alguma amnistia e interesses individuaes. Sunultaneamente com as diligencias que fiz em Londres, dignou-se sua magestade imperial, a augusta esposa de vossa magestade, dar pela sua parte algum passo em Paris, annuindo 105 rogos que para isso ousei dirigir-lhe. D'ahi tambem so resulta, por agora, a confirmação de que o gabinete france. mais tímido ainda do que o da Inglaterra, persiste na interção de seguir a nosso respeito o impulso que sair de Lot. dres, com a differença de que nem se presta com igual fac lidade a dar-nos o auxilio indirecto que recebemos da Inglaterra, onde devo dizer que d'esta vez encontrei disposiçõe mais benevolas do que no anno passado para se tolerarem

peratamentos, compras de navios, e toda a especie de pre-

Conservo plena confiança, pelas declarações positivas recebidas a este respeito do ministerio inglez, de que no caso
de uma intervenção armada da Hespanha, a Inglaterra e a
França se declararão logo a nosso favor; é necessario, porém, que não seja por nós provocada aquella intervenção, e
que o governo de vossa magestade continue a haver-se com
traelhor fé relativamente à Hespanha, e a não lhe dar motivo fundado de queixa, aliás duvido que possamos contar
completamente sobre o promettido apoio.

Nos ultimos dias da minha demora em Londres recebeu-se importante noticia da expulsão do vice consul hespanhol do Porto, e dos preparativos navaes e terrestres, que ainda anles d'esse facto se faziam em Hespanha, os quaes induziram lord W. Russell a declarar em Madrid, por meio de mr. Addington, que se apparecessem embarcações de guerra hespanholas a cruzar sobre a nossa costa, o almirante Parker obrania hostilmente contra ellas.

Emquanto ao primeiro facto, tenho a satisfação de assegurar a vossa magestade que lord Palmerston, pelas informações que havia recebido, o approvou plenamente; e quanto ao segundo, refiro-me à carta que o mesmo lord me dirigin a Falmouth, de que junto copia. Verá vossa magestade, não só as instrucções positivas, que tem o almirante Parker para cooperar com Sartorius, no caso de ser este atacado por uma esquadra hespanhola, mas tambem a certeza de que annuindo à proposta, que lhe fiz em nome de vossa magestade, vão ser mandadas algumas embarcações de guerra para o Douro.

### 2.º Recursos pecuniarios

Sobre este importantissimo objecto não me resta escrupulo ha ver omittido diligencia; encontrei, porém, todos os cadala os obstruidos, e adquiri a convicção clara e positiva da cessidade absoluta em que estamos de lançar mão do ul-

timo recurso, que nos resta para sustentar uma guerra tão justa e tão necessaria. Este recurso consiste nos vinhos da companhia do Douro, mediante os quaes se póde negocia directamente, ou haver-se dinheiro, vendendo-os por conte do governo, e começando primeiramente por pór a salvo maior porção d'elles que for possivel, mandando-os par portos francos, para Hamburgo, ou Guernsey, ou para lng terra, tomadas as cautelas bastantes para evitar que seja embargados n'este paiz. Dos emprestadores do anno passa e mada mais se póde obter, porque o contrato não nos auctorisa a exigir o pagamento da segunda prestação senão depois de estabelecido em Lisboa o governo da rainha; e porque alem d'isso o contratador não tem os fundos necessarios para novos adiantamentos, nem se póde, segundo os termos do contrato, pedil-os por agora aos possuidores das apolices.

A este respeito refiro-me à correspondencia que tive com mr. Ardoin, e de que mando copia á secretaria d'estado dos negocios da fazenda. O recurso a outro qualquer emprestimo é de todo impraticavel, visto o enorme descredito em que se acham as apolices do anterior. Em Paris se apresentou um projecto de mr. Herteaut, que já terá chegado ao conhecimento de vossa magestade, e que me parece obra de um charlatão. de que nenhum proveito se póde tirar, e que nos envolveria em novos e maiores embaraços. Repetidas vezes recorniconfidencialmente ao governo inglez para que adiantasse a vossa magestade uma somma, ainda que fosse modica, a fim de evitar a ruina da expedição, mas foi-me sempre respondido. que este governo não tinha absolutamente meios de o fazer sem recorrer ao parlamento. A mesma tentativa, feita pelsenhora duqueza de Bragança em París, foi, como vossa ma gestade já saberá, igualmente infructifera.

Lembrei-me de convocar em Londres uma assembléa de principaes possuidores das apolices, para thes expor o estadas cousas, e induzil-os a fazerem espontaneamente alguradiantamento de dinheiro; porém, alem de ser muito davadoso o resultado d'esta tentativa, reconheci, depois de consultar varias pessoas interessadas a nosso favor, que se por

deria eventualmente esperar algum proveito, se ao mesmo tempo se offerecesse um novo interesse ás apolices, reduzindo-as, por exemplo, a 40 por cento, o que seria um enorme prejuizo para a nação, e que eu me não atrevi a propor sem ordem especial de vossa magestade. Tentei, na conformidade das minhas instrucções, conseguir que alguma companhia comprasse a dinheiro o direito de exportar uma porção de pipas de vinho separado, para Inglaterra; mas achei este projecto impraticavel, como se vê das cartas de varios negociantes, que enviarei para a secretaria dos negocios da fozenda. Finalmente, tambem tentei em vão estipular com algum negociante a venda por commissão, mediante um diantamento de dinheiro, de uma porção de vinho de emburque.

Reduzido a este apuro, e conhecendo a indispensavel netessidade em que se acha o governo de vossa magestade, de continuar a fazer encommendas de toda a especie á commissão de Londres, e de continuar a sacar letras sobre a casa de Carbonell, não encontrei outro algum recurso, visto que necessidade não tem lei, senão o de declarar à commissão que serão postas á sua disposição 5:000 pipas de vinho separado, a fim de habilital-a para conservar o credito da casa Carbonell, a qual pelas suas contas, remettidas ao ministerio da fazenda, já se acha no desembolso de perto de 70:000 lihras esterlinas. A mesma necessidade me forçou a auctorisar José Ferreira Borges e Henrique José da Silva (que provisoriamente nomeei agente da companhia em Londres), para sacarem letras por 8:000 libras esterlinas sobre a commissão da dita companhia, com a promessa de remetter as primei-728 500 pipas de vinho de embarque, e a faculdade concedida por ambos, de que possa a commissão resacar sobre elles por uma porção igual ao valor das letras, logo que lhes metta os conhecimentos do embarque do dito vinho.

Fire almente, por um contrato que assignei com mr. Reydos, cuja copia junto a este relatorio, obrigo-me em nome sesa magestade a entregar-lhe, ao preço de 18 libras estimas por pipa, a porção de vinto de embarque necessario

para pagar os fornecimentos de homens, armas e cavallo que do dito contrato constam, e cuja importancia não pód actualmente de antemão calcular-se.

Em conclusão direi, ácerca dos recursos pecuniarios, as sim como do apoio das potencias estrangeiras, que teriamo grande facilidade em obter uma e outra cousa, logo que 🛢 conseguissem successos militares, e que melhorasse o a pecto da nossa causa. As circumstancias em que me vialta confiança que vossa magestade se dignou conceder-ac e a disposição que tenho para tomar sobre mim as maior responsabilidades, quando me parece que a salvação do casexige, impelliram-me a exceder sobre este objecto as min 🖹 instrucções, sujeitando-me a todas as consequencias que d' podem resultar, se vossa magestade desapprovar o meu por cedimento. Pareceu-me que havia perigo imminente na mora, e pareceu-me ainda mais que era este um dos cas em que o fim justifica sufficientemente os meios, porquant o edificio todo fragil do credito do governo de vossa mages tade em Inglaterra cairia instantaneamente por terra, se perassem as remessas da commissão.

Na hypothese de vossa magestade sanccionar os ajusto que fiz, seria necessario, segundo penso, contrahir immediatamente um emprestimo com a companhia, segurando-lhe de um modo o mais solemne o pagamento, e recebendo o valor do emprestimo em vinho, para ser applicado pelo governo, não só ao desempenho d'aquelles ajustes, mas tantibem ao supprimento das despezas futuras, as quaes anguettarão muito com os reforços que devem ir successivamento para o Porto, que não poderá de certo sustentar-se sem stançar mão d'este meio, ou de outro extraordinario, que não posso descobrir.

# 3.º Expedição de seccorros

A mais urgente reclamação que se me fez foi a de mande cavallos e soldados de cavallaria. Nos primeiros quinze dia da minha estada em Londres pouco ou nada pude fazer pel mpate de meios pecuniarios; entretanto consegui que expedisse a commissão todos os pedidos de artilheria, marinheiros, e outros objectos, que lhe tinham sido encommendados pelo ministro da marinha, os quaes com effeito sairam, assim como cento e tantos soldados no vapor London Merchant, e no brigue Britomert, e também consegui que F. Wanzeller mandasse um navio carregado de farinha, e que se me fizesse promessa de serem remettidas outras cargas do mesmo genero. Agora, depois dos ajustes que fiz com a commissão, mediante a consignação das 5:000 pipas de vinho, activa-se a compra dos cavallos, e creio que já partiram cincoenta e tantos de Londres, e que irão partindo successiramente até o numero de trezentos, com os competentes arreios; bem como espero que a mesma commissão, independente dos outros contratos que eu conclui, procurará contihuar a enviar reforços de tropas, principalmente da legião estrangeira, que foi agora dissolvida na Belgica, e que deseja ter meios de passar a Portugal. Alem d'isso comprou-se por 7:000 libras estertinas um navio da companhia das Indias orientaes, que já se está principiando a equipar, e deve sair de Londres para se acabar de armar em Brest, ou Cherbourg, nos ultimos dias d'este mez, devendo ser armado como fragata com caronadas de 32, uma bateria de 18, e seis peças de 24. Este navio espero que será commandado pelo capitão Napier, que é um dos mais distinctos officiaes da marinha britannica, e se submette generosamente a servir debaixo das ordens do almirante Sartorius, posto que seja mais graduado do que este na marinha ingleza.

Ji mais acima fiz menção do contrato concluido com mr. Reynolds, em que se estipulou que iriam ao menos 2:000 homens
nuglezes e 1:000 polacos, e 500 cavallos com os armamentos e equipamentos correspondentes; estes reforços
derem partir todos no espaço de quarenta dias da assignaara do contrato; não me atrevo a dizer que tudo seja
nactamente cumprido, mas tomaram-se as necessarias prenucões para que, no caso de falta, não haja ao menos prenucões para que, pois que nenhum pagamento estamos obri-

gados a fazer senão á medida da chegada das expedições so Porto.

Um dos meus primeiros cuidados foi o de tratar com ochefes da emigração polaça, para o alistamento de uma le gião ao serviço de sua magestade fidelissima. O principe de Czartowyski prestou-se a promover este negocio; porénsendo necessario para o levar a effeito obter o consentimen do governo francez, e negociar com as pessoas mais compicuas da emigração polaça, vieram dilações indispensave e ainda hoje não sei qual será o resultado. Este negocio men ver, é inteiramente distincto do que se estipulou com mr. Reynolds, e só poderá verificar-se no caso de sua com gestade, a duqueza de Bragança, conseguir do governo francez que se preste ao menos a fornecer os auxilios necessarios para a organisação e embarque do mencionado corpo.

#### 4.º Generaes e officiaes do estado maior

Nas instrucções recebidas, tanto por escripto, como verbalmente, por sua magestade imperial foi-me positivamente ordenado que procurasse em Inglaterra ou França alguns generaes, ou officiaes superiores, e vossa magestade audorisou-me especialmente para offerecer ao coronel Evans posto de seu ajudante de ordens, com a promessa de ser chefe do estado maior do exercito. Achei ao principio grandes difficuldades da parte d'este official, e tanto assim qu 🖴 resolvi procurar em França, por meio do conde de Flahau 🎥 com quem tenho relações muito intimas, outros officiaes que podessem preencher as mesmas vistas. Encontrou isto, po rém, difficuldades da parte do governo francez, e apenas s me deu esperança de que o general Excelmans se prestana ir a Portugal, com a condição de commandar em chefe exercito, o que eu não estava auctorisado para concedera nem julgava acertado. N'estes termos renovei as minhas de ligencias junto do coronel Evans, e consegui d'elle a promessa positiva de ir nos termos supra indicados, com a comdição alem d'isso de se lhe conceder a patente de tenente general, que pede á similhança do almirante Sartorius, e por ser um dos coroneis mais antigos do exercito inglez, onde em caso de guerra será promovido a major general. Segundo todas as informações que tenho, este official será uma equisição preciosa, pois gosa aqui da maior reputação, sendo elle o que dirigiu em 1814 todas as operações de guerra a tomada de Washington. Parece-me tanto mais necessario este ajuste, quanto pelo contrato com mr. Reynolds era indispensavel haver aqui uma pessoa habilitada para escolher es officiaes dos batalhões inglezes que se organisam, e fiquei de acordo com o coronel Evans em que elte tomasse esta tarela, e obtivesse do capitão Napier, que se prestasse a dirigir todos os arranjos do equipamento da fragata, e a propor os officiaes que devem guarnecel-a.

### 5.º Conclusão

Concluirei este relatorio, participando a vossa magestade imperial que lord Palmerston teve a delicadeza de me offerecer passagem para o Porto em um vapor de guerra, que pôt inteiramente à minha disposição, e do qual me aproveito para levar alguns emigrados, entre outros José Balbino de Barbosa e Aranjo, cujos serviços na secretaria d'estado ahí serão agora mais uteis do que em Londres, e o official de engenheiros José Feliciano da Silva Costa.

Deus guarde a vossa magestade imperial. — Marquez de Palmella.

# DOCUMENTO N.º 243

(Citado a pag. 52)

Noticia official das operações do exercito libertador no dia 8 de setembro de 1832 (boletim n.º 3)

No dia 8 de setembro, pouco depois das oito horas dimanhã, appareceu o inimigo, que do lado de Grijó, pela estrada da Bandeira, se dirigia em força sobre Villa Nova. Logo que o general conde de Villa Flor veiu participar a sua magestade imperial, o senhor duque de Bragança, este movimento, o mesmo augusto senhor ordenou que o sr. coronel Bernardo de Sá Nogueira, ajudante de campo de sua magestade imperial, e governador militar da cidade, se dirigisse ao ponto atacado, a fim de dar pessoalmente ali as providencias e disposições convenientes.

Sua magestade imperial tinha mandado fortificar o convento da Serra, e já precedentemente havia ordenado que no caso de que o inimigo se apresentasse em força n'aquelle ponto, o batalhão de infanteria n.º 6, deixando um reforço com a guarnição do convento, passasse á margem direita do Douro, e fosse levantada a ponte. O governador militar partiu, pois, immediatamente para pór em pratica as ordens que tinha. Sua magestade imperial, acompanhado do seu estado maior, e do commandante geral da artilheria, dirigiu-se á bateria da Victoria, e de lá á da Torre da Marca, com o firm de observar o intento do inimigo.

Quando o governador chegou ao alto de Villa Nova pi então se achava principiando um fogo mui vivo; mas o batalhade infanteria n.º 6, tendo reunido os seus postos, começo a sua retirada; logo no principio d'ella o major Filippe Macelly, que dignamente commandava aquelle batalhão, foi gravemente ferido, e poucos minutos depois o governador tevo braço direito quebrado por uma bala de fuzil. Este acortecimento não alterou o sangue frio e a coragem d'aquello bravo official, que sustentando com o braço são o que acorde.

a de ser ferido, continuou impassivelmente a conduzir a a columa na melhor ordem, e na presença do inimigo, e a seguia, por espaço de meia legua, indicando os pontos 🖰 deviam ser occupados para flanquear a sua marcha até \varTheta passon a ponte, a qual foi immediatamente levantada. Eram dez horas da manha quando o inimigo se apresen-1 em força de 4:000 a 5:000 homens, pretendendo atacar convento da Serra; mas incommodado fortemente pelo jo da guarnição, e pelo das baterias da Torre da Marca e Victoria, de ambas as quaes sua magestade imperial em soa dirigiu muitos tiros, só algumas horas depois póde filicar o seu ataque na esquerda do convento, pelo sitio Eira, por onde protegido pela sua artilheria se approxiu das trincheiras com uma cega precipitação. O hatalhão voluntarios de Villa Nova, que fazia a guarnição do conoto debaixo das ordens do major Fontoura, official de diseto prestimo, conduziu-se n'esta occasião como um corpotropas aguerridas, deixando tranquillamente approximar mmigo, e rompendo depois o seu fogo à queima roupa bre elle.

Esta viva resistencia do batalhão, apoiado por duas comminas do 6 de infanteria, commandadas pelo major Moreique o sustentavam, e em flanco pelo fogo bem dirigido fuzilaria e artilheria das tropas do commando do coronel idges, pelo da bateria da Victoria, e pelo das escunas e moneiras do serviço interior do Douro, debaixo do comado do capitão Hill, forçaram por ultimo o inimigo a pelonar a empreza, e a pagar mui caro a ousadia de a hatentado.

To póde louvar-se bastanto o sangue frio e valentia com treste ataque se conduziu o sobredito batalhão de vorios de Villa Nova, e a porção do 6 de infanteria que o çava; e hem assim o nobre patriotismo que por esta sião se desenvolveu nos habitantes d'aquella parte do alem do Douro, os quaes, emquanto durava o ataque, eram ao convento a pedir armas, e em numero de tresos homens foram engrossar aquella guarnição.

A perda do inimigo deve ter sido consideravel, deixado só no sitio da Eira bastantes mortos, entre tres officiaes, sendo um d'elles o tenente coronel mento das milicias de Tondella, que commandava o afóra aquelles que sem duvida devem ter perdido pa artilheria as columnas que se achavam dispostas pental-o. Alem d'isso teve muito grande numero de e perdeu alguns prisioneiros, e soldados, que se para nós. A nossa perda foi de cinco mortos e deze dos, entrando no numero d'estes ultimos dois offici

Emquanto isto se passava na margem esquerda di o tenente general conde de Villa Flor tinha sobre a direita estabelecido o seu quartel general na bati Congregados, d'onde observava por este lado os m tos do inimigo; este, logo que principiou o seu atl força sobre o convento da Serra, se mostrou em di direcções defronte das nossas linhas; principiando tiroleio contra os nossos piquetes na estrada da Agui na quinta do Covello, e no Serio, pretendendo masca isso os movimentos das columnas, pelas quaes se d a sustentar os seus ataques. Por toda a parte aquelli mentos foram tão vivamente inquietados pelo fogo. das nossas baterias, que em nenbum ponto o inimi conseguir desalojar os nossos piquetes, os quaes a ram constantemente, e com a maior bravura, as st ções, até que depois das sete horas da tarde o inimi cipion a retirar os seus atiradores; e atacado ultin em flanco por cem homens da columna do coronel. commandados por elle mesmo, foram forçados a dec retroceder.

Sua magestade imperial entretanto, depois de vei sar o ataque do inimigo no convento da Serra, foi v baterias sobre a frente atacada, e veiu por ultimo e cer-se na dos Congregados, aonde se achava o tenen ranquiltidade que n'ella tem inalteravelmente reinado, assum como da segurança em que, por justo titulo, se consideram os habitantes; e percorrendo a frente do ataque, teve o mesmo senhor a satisfação de ver por toda a parte o nobre enthusiasmo com que os leaes habitantes do Porto corriam armados às trincheiras para tomarem parte na defeza das suas liberdades; a coragem com que se achavam dispostas ao combate as tropas, assim nas baterias, como nas linhas, e a valentia e sangue frio com que os piquetes do primeiro e do terceiro batalhão do regimento n.º 18, e o dos voluntarios da senhora D. Maria II, disputaram e sustentaram em todo o dia as suas posições; basta dizer em abono d'estes bravos, que a ousadia com que avançavam, obrigou sua magestade imperial a mandar-lhes ordem para que retrocedessem, e se conservassem n'ellas.

Não se póde saber ao certo qual foi a perda do inimigo por este lado; mas avaliando-a pelo fogo vivissimo, que por muitas horas foi obrigado a sustentar dos nossos piquetes, e pelos muitos e bem dirigidos tiros que em todo esse tempo line fizeram as nossas baterias, não póde deixar de ter sido consideravel. A nossa constou de um sargento morto, cinco oficiaes, e seis soldados feridos.

O tenente general conde de Villa Flor, recommendando a sua magestade imperial o patriotismo e conducta briosa das tropas em geral, recommenda com muita particularidade a que tiveram no ataque do convento da Serra o major Christorão José Franco Bravo, e os voluntarios d'aquella guarnicão, e bem assim a officialidade e marinhagem do briguescuma Açor, que muito essencialmente concorreu para que o intended images podesse permanencer alojado nas casas de Villa Nova.

e Montanha, na frente do Serio, e adiantando-se pelo da Aguardente, se estabeleceu nas casas proximas á ja trincheira, e o tiroteio se tornou geral. Os piquetes de inhos, e da Casa Amarella, foram forçados a recolhese ás linhas, emquanto o da Montanha, composto de força do regimento de infanteria n.º 18, de algumas as de voluntarios academicos, e de voluntarios naciodo Porto, commandado tudo pelo segundo sargento nelle regimento, Luiz Garcia, pôde conservar valorosa e ladamente a sua posição, até que junto dos quatro horas arde, carregado por 200 homens, contra os quaes se entou ainda por algum tempo, viu-se por ultimo forçado colher-se às trincheiras; o inimigo, comtudo, não obstanjaver desalojado os nossos, não se atreveu a coroar a descoberto a Montanha, receiando o vivo fogo que se fazia das nossas trincheiras, e os acertados tiros de peça morteiro, que sobre elle dirigiam as baterias do Monte ral e da Gloria.

ntão o commandante d'aquella linha, o coronel do regito de infanteria n.º 18, Luiz José Maldonado de Eça, orbu ao capitão do seu regimento, Manuel Bernardo Vidal,
marchasse com 50 homens, para retomar os dois pontos
Casa Amarella e da Montanha, emquanto o teneute do
mo regimento. Luiz Martins, saindo com 30 soldados
estrada de Braga, devia reforçar o piquete de Paranhos,
salojar d'aquelle ponto o inimigo, o que tudo foi executacom a maior valentia e disciplina, causando-lhe o capitão
il a perda de 10 homens mortos, 3 prisioneiros, 1 cule de polvora e 4 fuzis.

na magestade imperial, que pela manha antes de romper go tinha visitado toda a linha, foi pouco depois das duas as da tarde occupar um ponto central, d'onde observou as os movimentos; ali foi testemunha da porfiada defeza o piquete do regimento n.º 18 fez na Montanha, da boa un com que se recolheu à linha, e do modo porque, dede reforçado, retomou as suas primeiras posições; e em amunho do reconhecimento da patria a tão illustres defensores das suas liberdades, foi servido nomear, em no de sua magestade fidelissima, cavalleiros da antiga e im nobre ordem da Torre e Espada, do valor, lealdade e mero capitão Vidal, o tenente Martins, e o segundo sargento Cia, e destinou seis medalhas de cavalleiros da mesma ordipara serem distribuidas aos bravos que elles tão distincimente haviam commandado. Emquanto o regimento de fanteria n.º 18, assim se distingina em Paranhos, na Cia Amarella e na Montanha, os voluntarios da senhora D. Ni ria II, protegidos pela sua bateria volante, contiveram del modo em respeito o inimigo, que avançara pela estrada Aguardente, que o seu piquete conservou sempre as se posições com o valor costumado de tão distincto corpo.

A importancia que o inimigo deu n'este dia à vivacida dos nossos movimentos, e à firmeza da nossa resistendo brigou a força principal do seu exercito, que se acha postado nos pinhaes contiguos à casa antiga da estrada Aguardente, a tomar as armas. O fogo cessou às sete e m horas da tarde, com o mesmo resultado do dia anteceden retrocedendo o inimigo, e continuando nós a conservar mesmas posições.

N'este dia a perda do exercito usurpador foi muito con deravel; todo o campo que os nossos piquetes tão brios mente lhes disputaram, ficou juncado dos seus mortos, d obstante o cuidado que elle tinha de os retirar, e os ferid devem ter sido muitos mais; a nossa foi de 4 mortos e feridos, contando-se entre os primeiros dois bravos volunt rios academicos, que espontaneamente se haviam offerecid com outros seus camaradas para sairem com os seus piqu tes; e entre os segundos o major commandante do prime batalhão do regimento de infanteria n.º 18, Francisco Paula de Miranda, e o capitão do mesmo batalhão, Rodrig Maria dos Reis. É superior a todo o elogio o valor com que n'este dia se conduziram as nossas tropas; todos os conf lescentes sairam espontaneamente do hospital, e foram re nir-se aos seus corpos: e uma grande parte dos habitant da cidade correram armados ás trincheiras, dizendo algun 🚁 sua magestade imperial, que a causa não era só d'elle, c de sua augusta filha, mas de todos.

O tenente general conde de Villa Flor, em addicionamento às suas participações dos acontecimentos do dia 8, declarou que entre os feridos d'aquelle dia fôra o capitão graduado Antonio José Manso; o tenente Antonio Lino Ferreira; o alferes Antonio Manuel Migueis, todos do regimento de infanteria n.º 18; e o alferes de voluntarios da senhora D. Maria II, Luiz Gomes da Silva; e entre muitos militares que n'aquelle dia se distinguiram, recommendou com muita espenalidade o alferes de caçadores u.º 10, hoje empregado n'un dos batalhões de voluntarios do Porto, Bernardo José de Carvalho, o qual commandava o posto de Paranhos, e sendo ali ferido, não se retirou senão tres horas depois, defendendo a posição que tomára proximo ao dito posto com lal valentia, que obstou a que o inimigo se apossasse d'ella, não se retirando senão depois de ser rendido por outro. Sua magestade imperial, querendo premiar um feito tão distincto, 400 ve por bem, em nome de sua magestade fidelissima, graduar no posto immediato aquelle official, declarando em sua palente os justos titulos por que obtivera esta graduação.

Quanto aos acontecimentos do dia 9, o mesmo tenente general, recommendando a sua magestade imperial os generaes commandantes das divisões, e muitos dos officiaes d'ellas, e bem assim os do seu estado maior, acaba d'este modo: Não posso concluir sem fazer constar, para que chegue ao con l'accimento de sua magestade imperial, que s. ex.ª o miustro da marinha, Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, capitão do real corpo de engenheiros, se conservou constanlemente a meu lado, havendo-se sempre prestado de todo o moct o que está ao seu alcance, como official da sua provada untel Ligencia ..

# DOCUMENTO N.º 245

(Citado a pag. 55)

Noticia official das operações do exercito libertador no dia 10 de sotembro de 1832 (boletim n.º S)

No dia 10, pelas duas horas da tarde, tenton o inimigo valterceiro ataque na margem esquerda do Douro, sobre o convento da Serra, approximando-se das trincheiras pelo mesmo lado da Eira, onde no dia 8 fôra tão vigorosamente repellidos porém, tendo os nossos feito uma sortida sobre elle, o por ram em fuga. Por esta occasião tivemos feridos 1 sargento 2 soldados, e o distincto voluntario Celestino Maló, um do dois generosos irmãos, que de Dunquerque vieram com du embarcações suas, e á sua custa, servir a causa da liberado, e que n'este serviço têem persistido desde o mez de pueiro d'este anno.

Mais tarde foi avistada na baixa de Villa Nova uma forginimiga, composta principalmente do regimento de ufanteria n.º 24; e o general Torres, commandante das forças remargem esquerda do Douro, ordenou uma nova sortida sebre ella. Em consequencia d'esta ordem um piquete, commandado pelo tenente Cabral, ao qual se reuniram o major Bravo, e outros officiaes, que voluntariamente se offerec ram para aquelle serviço, caiu tão vigorosamente sobre rebeldes, que os forçou a abandonar as casas e ruas, e a figir, perdendo um grande numero de mortos, entre os qua 2 officiaes; nós tivemos feridos 2 officiaes, e alem d'est 4 sargento e 4 soldados dos bravos voluntarios de Vi Nova.

O general Torres, participando ao tenente general con de Villa Flor os acontecimentos d'aquelle dia, faz os man elogios ao modo por que se conduziram o capitão qua mestre Seixas, e o alferes Agostinho de Sampaio, que l' feridos; e louva em geral a coragem e enthusiasmo con touveram todos os que compunham a pella força, que

niesmo general testemunha a maior satisfação pela conlucta e hom espirito de todas as praças, que compõem a priosa e valente guarnição do convento da Serra.

## DOCUMENTO N.º 246

(Citado a pag. 61)

Noticis encial das operações do exercito libertador no dia 16 de setembro de 1832, em que se fex uma sortida pela estrada do Serio e Aguardente, para se destroir a construcção de umas baterias maiguelistas que se achavam em começo (boletim n.º 6)

Desde o dia 9 que o inimigo tinha começado a estabelecer ba terias defronte das nossas linhas, entre a Aguardente e o Serio; e sua magestade imperial tinha determinado ao tenera te general conde de Villa Flor, que aproveitasse a primeira occasião opportuna para mandar fazer uma sortida, e destruir-lhe os trabalhos. No dia 16 aquelle tenente general, tenera lo tomado novamente as ordens de sua magestade impenal a este respeito, ordenou que o batalhão de caçadores o.º S, apoiado peto primeiro batalhão do regimento de informaço a, e pelo primeiro batalhão do regimento de informaço a.º 3, e pelo primeiro batalhão do regimento de informaço a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º 10, tudo debaixo do commando do brigadeiro primeiro a.º

ara este fim o batalhão n.º 5 deveria sair pelo entrincheiento entre aqueiles dois pontos; ganhar as alturas do
bello e Paranhos, e cobrir assim a demotição dos trabalimas que o inimigo fazia n'aquellas posições, atacando as troque os protegiam, e que estavam sustentadas por uma
limigada composta dos regimentos de infanteria n.ºº 7, 11 e
limatoria de um pinhal contiguo.

Às duas horas da tarde o batalhão de caçadores n.º 5, dei-

pertence, se poz em movimento para o ponto que lhe pertence, se poz em movimento para o ponto que lhe pindicado; sua magestade imperial, à frente d'elle, o acoung minou até à harreira da cidade, d'onde foi occupar um pora to central e elevado, do qual podia observar distinctamente e resultado d'aquella sortida. O tenente general conde de Vi I la Flor, depois de se ter assegurado de que tudo se achava co prevenientemente disposto, veiu reunir-se a sua magestade con perial.

As duas horas e meia da tarde romperam os nossos pirquetes o fogo, e os do inimigo principiaram a ceder o campo em bastante desordem. Então o batalhão de caçadores n.º 5 avançou às alturas com tal intrepidez e vivacidade, que o una migo, apesar dos esforços que fez para defender-se nas 🕬 sas contiguas às suas baterias, ou pelo fogo, ou à ponta cla bayoneta, foi forçado a abandonal as, e a retirar-se inter a mente sobre a brigada de infanteria que o apoiava. Entre: tanto, coberto pelo vivissimo fogo que o batalhão n.º 5 vale #1 temente sustentava, o capitão Barreiros, do real corpo 🗸 🗜 engenheiros, com a actividade e sangue frio que o disti \*\* guem, à testa de cincoenta trabalhadores, destruiu ao ir 🗲 migo quatro baterias de duas canhoneiras cada uma, e a outra de morteiros, das quaes umas se achavam interramente concluidas, e outras já muito adiantadas, e inothisou-lhe uma grande quantidade de cestões, salsichões, madeiras e ferramentas.

A brigada inimiga poz-se n'este meio tempo em movimento, e carregou por tal maneira o batalhão n.º 5, que o batalhão de infanteria n.º 3, que o protegia, se viu forçado a entrar quasi todo no fogo, e o fez com tanta violencia, que rivalisou de brio com aquelle batalhão de caçadores, cuje comportamento n'aquella acção não é possivel exceder-se. Ao mesmo tempo que o primeiro batalhão do regimento de infanteria n.º 3 sustentava a esquerda do batalhão n.º 3 de caçadores, na direita o primeiro batalhão do regimento de infanteria n.º 10, com o seu costumado e inalteravel sangue frio, que ha muito o tem tornado crédor dos maiores elo

s, sustentava o flanco direito d'aquelle batalhão, dirigindo ca esse fim os seus movimentos com a maior intelligencia. A quanto tudo isto acontecia, o fogo das nossas baterias, e cticularmente das do Serio, Gloria e Monte Pedrat, proteim efficazmente o ataque, e espalhavam o terror e a constitu nas columnas inimigas.

O coronel Schwalback, entretanto, sabendo que n'aquelle pelas dez horas da manhà se havia approximado até à phora da Luz, nas vizinhanças do castello da Foz, uma lumana de cavallaria com alguma infanteria, e uma peça 3, a qual o coronel José da Fonseca, governador d'aquelle tello, fizera retirar, tinha marchado com quatro compalas de caçadores n.º 3 sobre Lordello para inutilisar aquelle imento; e tendo com isso desembaraçado de qualquer tativa inimiga o flanco esquerdo da linha, tinha-se postado toda a força da sua divisão sobre o intrincheiramento Carvalhido, contendo com isso em respeito parte da força i nimigo que devia entrar no combate.

Concluido assim util e gloriosamente o unico objecto Quelta sortida, o general ordenou a retirada dos corpos, le com tanto brio a tinham emprehendido e executado; loga ordem e sangue frio das nossas tropas n'aquella retilida, em presença das forças dobradamente superiores, só lode comparar-se ao valor com que ellas haviam atacado.

Os rebeldes, achando-se já então por aquelle movimento movem das nossas linhas, e animados pelas forças que tibam no seu acampamento, e que em marcha precipitada se ovam n'aquella direcção para protegel os, começaram um aque mais decisivo em todos os pontos desde a Aguarinte até ao Monte Pedral, empenhando-se especialmente a occupar o outeiro que fica defronte d'este ultimo. Aquelouteiro achava-se occupado por um piquete de infanteria 18, commandado pelo bravo tenente Martins, que já no 9 tanto se havia distinguido, e era reforçado por 30 yonetas, commandadas pelo capitão do mesmo regimento priores. o piquete bateu-se corajosamente, e o capitão

Primentel, depois de uma porfiada resistencia, tendo perdido o tenente Martins, e restando-lhe sómente 10 homens, forgado a recolher-se aos intrincheiramentos.

Então sua magestade imperial, reconhecendo a importarcia d'aquella posição, que o inimigo já no dia 9 com tarpertinacia havia disputado, ordenou expressamente ao nente general conde de Villa Flor que a mandasse retome e mandou o seu ajudante de campo, Balthazar de Alme a Pimentel, prevenir as baterias da Gloria e do Serio, par que protegessem effectivamente aquelle ataque, e recommendara o coronel Maldonado, que o sustentasse a todo o custo. Entretanto o tenente general conde de Villa Flor par logo marchar duas companhias do regimento de infanteria, apoiadas na esquerda por duas companhias do batalhão de caçadores n.º 2, debaixo do commando do major Noguer.

Em consequencia d'esta ordem o capitão Primentel, quatão distinctamente acabava de disputar a posição, e o valencapitão Meyrelles, do regimento de infanteria n.º 18. mancharam ao inimigo com as suas companhias, ás quaes espontaneamente se uniram os cadetes do mesmo regimento. D. Francisco de Lencastre e José dos Santos Netto, e trudo voluntarios; emquanto o capitão Barroso, do 3 de infanteris devia occupar a Casa Amarella, onde briosamente se hav batido o tenente de caçadores Montenegro, servindo actualmente no segundo batalhão nacional fixo.

N'este novo ataque obrou a nossa tropa prodigios de vlor. O capitão Pimentel, chegando primeiro ao alto da poção com dois soldados, acutilou um official rebelde, que pretendeu oppor-se-lhe, e tendo recebido á queima-ron y
muitas balas, e tendo sido ferido por uma d'ellas no primpio do combate, permaneceu no seu posto até ao fim d'ella
e só por ordem reiterada e expressa do seu chefe consent
em retirar se. O capitão Meyrelles conduzin-se com a mai
valentia, fazendo pagar ao inimigo mui cara a vida, que illutremente perden n'aquelle combate. O tenente Martins,
regimento n.º 18, achando-se em um ponto desapoiado

tre a esquerda com cinco soldados sómente, defendeu-se até ficar morto sobre aquelle mesmo terreno em que no dia 9 se fizera merecedor do reconhecimento da patria. O alferes do mesmo regimento, José Maria de Sousa Tavares, bateu-se com a sua espada contra 10 ou 12 soldados inimigos, até que sendo auxiliado, aprisionou um, e acutilou os outros. Com tão brava tropa, e com tão illustres officiaes, protegido tudo pelo muito bem dirigido fogo das nossas baterias, não podia ser duvidoso o resultado d'este ataque. A posição foi promptamente retomada aos gritos de viva a senhora D. Maria II! viva a carta constitucional! O inimigo, que a occupava em força de 400 homens, foi forçado a desamparal-a, deixando no campo 30 a 40 mortos, entre os quaes 2 officiaes, outros tantos feridos, 6 prísioneiros, 1 cunhete e 3 barris de polvora.

Emquanto assim rechassavamos na sua direita os rebeldes, estes, com o objecto de distrahir a nossa attenção, es-Lenderam o sen ataque por toda a nossa linha, e na da sua esquerda no logar das Antas, e nas alturas proximas a elle atacaram tão vivamente as tropas do commando do coronel Hodges, que o nosso piquete de 60 homens, sustentado por uma companhia do terceiro batalhão do regimento n.º 18, tudo debaixo das ordens do major Shaw, teria sido forçado a recolher aos intrincheiramentos, senão fosse immediatamente sustentado por uma força composta de uma companhia do hatalhão de caçadores p.º 12, e pelos granadeiros do batalhão de marinha, commandados pelo bravo major Staunton, o qual carregou valorosamente o inimigo, e o poz em completa derrota, causando-lhe a perda de alguas prisioneiros, e de 50 homens mortos on feridos, entre os quaes um official superior, fóra os que na primeira parte do ataque havia já perdido. Segundo o depoimento dos prisignateiros, este ataque sobre a nossa direita foi commandado pelo visconde de Santa Martha.

o intrepido major Staunton foi victima do seu valor no campo da honra; mas a sua conducta n'esta occasião, ajudada pela coragem do major Shaw, e de todos os officiaes e

tropa, assim do batalhão de marinha, como do 18 de infarteria e 12 de caçadores, ajuntou um feito distincto aos illutres feitos d'este glorioso dia. O fogo cesson às oito horas tarde.

Tal foi o resultado d'esta importrnte sortida, a qual 🗇 logar a um combate em todos os pontos gloriosos para armas de sua magestade fidelissima, a senhora D. Maria e que custou ao inimigo, segundo as informações que se tee podido colher, de 700 a 800 mortos, on feridos, entre quaes alguns officiaes. A nossa perda é ao todo, pouco ma 🖡 ou menos, de 100 homens, entre os quaes ficaram no camp da honra 1 : de caçadores n.º 2, o major José Joaquim Nogue 🔫 ra; o major graduado Staunton, do batalhão de marinh 💷 o capitão Antonio Manuel de Meyrelles, e o tenente Luiz 💵 🕊 tins, do regimento de infanteria n.º 18. Foram feridos: caçadores, o capitão Fructuoso Dias, do segundo batalhão os capitães do quinto, Francisco Eleuterio Lobão, e Sebæs tião Grim Cabreira; e o capitão graduado do 12, João Nuo 🥌 Cardoso. Do primeiro batalhão de infanteria n.º 3, o alfer-José Antonio de Aranjo. Do primeiro batalhão de infantes n.º 10, o tenente coronel José Joaquim Pacheco, e o alfer Francisco de Salles Pacheco. Do regimento de infanter n.º 18, o capitão Pimentel, o tenente Marianno José de M 4 cedo, o ajudante Ignacio Joaquim, o tenente Rodrigo Manua de Amorim, e os alferes José Pinto da Silva, e Marcolino M 🧖 nuel do Amaral. Do batalhão de marinha, o tenente Jenkir Do segundo batalhão nacional fixo, o capitão de milicias Lu Antonio de Vasconcellos, e o alferes de infanteria Silver Joaquim Henriques.

O tenente general conde de Villa Flor recommenda consepecialidade a sua magestade imperial o general Brito (La tonio Pedro de), o tenente coronel do 5 de caçadores Fracisco Xavier da Silva Pereira; o do primeiro batalhão de fanteria n.º 3, Marianno José Barroso, e o do primeiro batall

A perda foi de 30 mortos, 118 feridos e 3 extraviados, e portaa de 151 homens ao todo.

infanteria n.º 40, José Joaquim Pacheco, pelos serviços restados n'este glorioso dia, em rasão de os haver pessoalerate observado. Recommenda também pelo mesmo motivo general Valdez (José Lucio Travassos), ajudante general o exercito libertador; o major Loureiro (José Jorge), quarel-mestre general; os ofliciaes d'aquellas duas repartições, Lenente coronel Mendes (Manuel José), secretario militar; seu estado maior pessoal, e o ex. mo ministro da marinha, que se conservára sempre ao seu lado, conduzindo-se com iquella distincta maneira com que o costuma fazer, e que anto o hours. Alem d'estes, recommenda o mesmo tenente general os coroneis Hodges e Schwalback, o commandante geral da artilheria José Baptista da Silva Lopes, e o tenente coronel do primeiro batalhão d'esta arma, Antonio da Costa e Silva, bem como os commandantes das differentes baterias; entre estes, sua magestade imperial, do ponto em que se achava foi testemunha do muito que se distinguiram o tebeta te coronel Costa, e o major graduado Bento José de Oli-<sup>tei</sup>ra Gaudencio, commandante da bateria da Gloria.

O general conclue as suas recommendações da maneira cuinte: «Não se tornando talvez menos dignos de serem con giados outros generaes, chefes e outros officiaes das tropes que tenho a houra de commandar, e em abono dos quaes de simplesmente que todos à porfia se esmeraram em predier com o que devem à patria, e à justa causa que defendernos.

O mimigo não fez movimento algum no sul do Douro, onde a guarnição continúa a conservar-se em optimo espirito. Por esta occasião cumpre dizer que o major Bravo (Christovão José Franco), commandou no dia 8 a defeza brilhante que lez aquella guarnição, por não ter ainda chegado áquelle posto o general Torres, que n'esse mesmo dia, porém mais urde, tomára o commando d'ella.

O tenente general conde de Villa Flor, fazendo subir á presença de sua magestade imperial, em data de 18, todas as importantes circumstancias que ficam expostas, acaba deste modo: «São estas as particularidades mais notaveis

sobre os acontecimentos e briosos feitos que tiveram lo ano dia 16 do corrente, praticados por diversos oficiaes e tropas, que tanto me glorio de commandar, e que por la la das precisas communicações, em rasão dos importantes serviços em que se tem achado empregados os differentes generaes e chefes, têem sido retardadas e:n ser tevadas ao conhecimento de sua magestade imperial, e eu privado conhorroso dever de os recommendar á sua alta consideração a consideração.

## DOCUMENTO N.º 247

(Citado a pag 76)

Noticia official das operações do exercito libertador na batalha do el isa 29 de setembro de 1832, ou no grande ataque feito pelos migua e listas na sua maxima força às linhas constitucionaes do Pour lo (boletim n.º 7)

No dia 29 de setembro, das seis para as sete horas da ma anhã, appareceu o inimigo em consideravel força sobre a satrema direita da nossa linha de defeza ao norte do Douro e tendo passado a ponte de Campanhã, obrigou os piquetes da direita a retirarem-se sobre as triucheiras, bem como u ana peça de campanha assestada alem da Quinta do Prado, quanto tomou posição junto á da China, ficando assim o inimigo en nhor das cortaduras exteriores em frente da linha até à estrada de S. Cosme.

O batalhão de atiradores portuguezes, que guarne calaquelle ponto, apoiado por duas companhias do prime atalhão de infanteria n.º 6, commandadas pelo capitão Batalhão de infanteria n.º 6, commandadas pelo capitão Batalhão de infanteria n.º 18, que occupava a altura das Antas, se estabeleceu em grande for calaquella posição; este movimento fez ver que o mimago tentava forçar algum d'aquelles pontos, pelas fortes columnia.

ogeneral conde de Villa Flor ordenon que tres companhias do primeiro batalhão de infanteria n.º 10 marchassem logo a sustentar aquella parte da linha.

Pelas vito horas, pouco mais ou menos, o inimigo principion os seus movimento de ataque, carregando em grande força a direita da nossa linha, até à estrada de S. Cosme, runseguindo apossar-se da estacada que defendia o batalhão de attradores portuguezes. O tenente coronel conde da Bemposta, pondo-se à frente do referido hatalhão que commanda, com duas companhias de infanteria n.º 6, e uma de infauteria n.º 10, que o capitão Luiz de Mello Breyner ali conduziu, atacou o inimigo com tal arrojo e bravura, que o obrigou, depois de um renhido combate, a desalojar da estaada de que se havia apoderado; n'este glorioso ataque foi morto o major Gentil, e gravemente ferido o bravo tenente con conde da Bemposta, cujo valor passa alem de toda \*expressão; foi tambem ferido n'esta occasião o capitão ad el ido ao estado maior de sua magestade imperial, mr. de steyrie, que, apesar do seu ferimento, não abandonou o po até ao fini da batalha.

a este tempo sua magestade imperial, que logo ao som primeiros tiros tinha saído do seu quartel general, acomhado do seu estado maior, e se havia dirigido ao ponto cado, tinha mandado reunir o corpo de guias, e vendo que ctivamente o inimigo insistia n'aquelle ataque, mandou que o dito corpo viesse postar-se convenientemente re a estrada de S. Cosme, por detrás da primeira cortaque defende a mesma estrada; e havendo deixado quelle ponto o major Balthazar de Almeida Pimentel, seu dante de campo, com ordem de prevenir promptamente meio de disposições opportunas, qualquer vantagem que imigo ahi emprehendesse obter, foi collocar-se no ponto he pareceu mais conveniente para melhor presencear o senvolvimento do ataque, e dar mais promptamente as sordens.

Da altura das Antas destacou o inimigo uma columna forte

Lo quasi todos os seus officiaes, ou mortos, ou feridos, tando-lhe apenas o intrepido major Shaw, que ainda os mandava, apesar de ter recebido tres feridas, tendo acado gloriosamente no campo da honra o tenente coronel rell, que tinha sustentado aquella posição até ao seu ulto instante.

D brigadeiro Valdez, ajudante general do exercito, a quem eneral conde de Villa Flor tinha encarregado de dirigir e l enar as disposições que julgasse necessarias para que se \*Lentassem aquelles interessantes pontos, vendo que o inigo, apesar da carga de cavallaria, se conservava ainda de se da bateria da Lomba, aonde os bravos academicos, quim Manuel da Silva Negrão, commandante da bateria, 🔁 Serrão, José Maria Serrão, e Guilherme Antonio de Cartho, preferiram morrer a abandonar o seu posto, ordenou major José Teixeira de Mesquita, que tomasse o comrado de tres companhias do primeiro batalhão de infanten.º 6, e uma parte do segundo batalhão fixo de voluntas nacionaes, e que marchando pela estrada de S. Cosme, s tentasse o tenente coronel Pacheco, o qual se achava de-Aclendo a posição entre aquella estrada e a bateria do miete de Barros Lima, regulando os seus movimentos pelos aquelle tenente coronel, a quem ordenára igualmente que lacasse o inimigo, que se achava de posse da sobredita ba-Blia, o que se effeituou da maneira a mais bem combinada, Macando e flanqueando a dita bateria aquelle tenente coroel, com aquella bravura e sangue frio que o caracterisa, remando-a logo, emquanto o major Mesquita, carregando o limigo pela estrada de S. Cosme, lhe tomava duas pes de artilheria e um obuz, que os rebeldes se viram obriidos a abandonar. São dignos dos maiores louvores, o pente coronel Pacheco, e major Mesquita, a quem é dedo este brilhante successo, e bem assim o brigadeiro Valz, o qual, emquanto dirigiu este movimento, foi ferido ravemente.

O ex. mo ministro da guerra, Agostinho José Freire, peraneceu constantemente n'aquelte importante ponto, e foi assemunha da valentia com que se conducaram as tre de que o defendam.

O general Cabreira, que loi encarregado de dar as prodencias necessarias para que se sustentasse o innustar ponto do Padrão de Campanhã, lez relevantes serviços, dan « o exemplo com a sua presença às tropas, que briosante « retomación as trocheras.

o hacadaa de marinha, que se havia retirado para a parda linna unto a Casa Amarella, onde sustention um vivo fig contra o immigo, for coadjuvado pelas duas companhas c 5 de caçadinos, commandadas pelo major Jose Maria de Sue sa, as quaes haveam sale mendadas pero aquelle ponto, a fin pe apurarena a referado batadado. A este tempo tinha o mi muni tentado nem uma força, ponen mais on menos de Sabbl houseus, atheur de frente as trancheiras e bateria do Captino. gereguntas peni segundo batalhão de infanteria n.º 18; n'este pomo davia o combate começado as oito horas da manhá por um vivo aroteur, porem depois das duas horas effeitum u minigo i seu decisivo ataque, que apesar do grande fogode mantena e metralha, chegou a penetrar ate ao parapelo e porta da quinta, d'onde foi repelado a bayoneta; então o miimpo se retiron d'este ponto, perseguido pelo nosso igorose logo de fuzilaria, o qual, segundo todas as apparentas. coadjuvado pelo bem acertado fogo de artifieria da bateria dos Congregados, o obrigou igualmente a retirar as duas perças e um obuz que tinha assestado sobre a altura das Anti-E digna dos maiores louvores a actividade e sangue frio affi que em tantas horas de successivo fomo o tenente como el Amaro dos Santos Barroso, commandante d'aquede polése houve, assim como a conducta dos officiaes i feriores e soldados d'aquelle batalhão.

O mimigo, para mascarar o ataque que effectuava sobre nossa direita, engajon um vivo tiruteio no centro da nosbinha em frente da Aguardente, que foi respondido com maior energia pelo bravo batalhão de voluntarios da simbora D. Maria II, e parte do primeiro batalhão moviçõe se conduziu com ignal valentia; n'este situ teres

nigo uma consideravel perda em mortos, feridos e prineiros.

Simultaneamente era atacada pelos rebeldes a altura em nte do Monte Pedral, d'onde, depois de porfiada resistenl. foi forçado a retirar-se o piquete que a defendia, pertennte ao primeiro batalhão de infanteria n.º 3, do commando tenente coronel Marianno Barroso, o qual pouco depois ormon que o capitão Moniz, d'aquelle batalhão, com metade sua companhia, e o tenente de infanteria n.º 18, José Anmio Zagallo, com 30 praças do seu respectivo regimento, bssem das trincheiras. Estes bravos, com a maior valentia tomaram a altura, obrigando o inimigo a retirar-se precitadamente, causando-lhe consideravel perda em mortos e Pidos, e fazendo-lhe alguns prisioneiros. A nossa perda foi quena n'este ponto; temos, comtudo, de sentir a morte capitão Brandão, e do bravo alferes Tavares, de infanteria 3, assim como as graves feridas do alferes Soeiro, do Osmo regimento; a distincta conducta d'este afferes, a do Imeiro sargento, José Antonio Apparicio Ferreira, meren uma particular recommendação, pelo muito que concorram para a retomada da posição, bem como o valor e in-Phidez do capitão Moniz.

Das tres para as quatro horas da tarde, estando já todas nossas posições da direita retomadas, assim como a altura frente do Monte Pedral, restava comtudo uma força conteravel do inimigo na baixa em frente do Captivo, proteta por uma forte columna que occupava o logar das Antas. In o fim de a desalojar, o tenente general conde de Villa ordenou ao coronel Hodges que mandasse fazer uma tida pela direita, flanqueando o inimigo, o que se effeito com parte dos primeiros batalhões n.º 6 e 10, e do de inha, commandada pelo major Shaw, e duas companhias caçadores n.º 5, do commando do major Sousa, tudo deso das ordens do tenente coronel Pacheco, de infanteria 40.

Ao mesmo tempo o capitão Barreiros, do real corpo de Senheiros, intimou, da parte do general, ao major Fran-

reco de Paula de Miranda, que marchasse com parte do tadado do seu commando na direcção do Covello, a finamar a attenção do inimigo sobre aquelle ponto; e movimentos foram perfeitamente executados, e produzio desejado effeito.

O mmigo, acossado pelo fogo da nossa artilheria, e p vivo ataque feito pela sortida da direita, abandonou em fre do Captivo a baixa que occupava com mais de 2:000 homo fugindo em perfeita debandada, e retirou ao mesmo temcolumna que havia postado no logar das Antas; então o nente coronel Pacheco, depois de ter conseguido o fim a havia sido mandado, se retirou.

Pelo tado do Covello, depois de se haver engajado nmiqueno fogo de atiradores, uma força inimiga de 100 a l'homens se apresentou na nossa frente, correndo, dando vas, e pedindo que se lhes não tizesse fogo, o que chego persuadir parte da nossa tropa que elles se queriam entegar; conhecendo, porém, o major Miranda, pelos movim tos de flanco, que ao mesmo tempo o inimigo fazia, que o mais depressa pretendia envolver a pequena força do commando, do que entregar-se, correu para um sargen que vinha na frente, e gritou-lhe: quem ruce? e à sua tiposta D. Mignel 1, o acutilou, ordenando aos sens soldad que fizessem fogo, de que resultou pór-se o inimigo em vigonhosa fuga, deixando 1 sargento e 18 soldados prisiot ros, e 5 officiaes e 38 soldados mortos.

N'este combate muito se distinguiu o capitão Barreiros qual, alem de outros importantes serviços que fez, ser atacado por dois soldados, os acutilou e matou.

O inimigo destacou do pinhal vizinho uma força de 600 mens para proteger os seus fugitivos; então o major Mir da, tendo já sobejamente conseguido o tim a que tinha a mandado, se retirou na melhor ordem, e veiu occupar a primitiva posição na linha. O brigadeiro Henrique da S da Fonseca faz os maiores elogios ao sangue frio e brav d'esta tropa, particularisando o valor e acerto com quimajor Miranda se houve no commando da sortida. São igr

te elogiados os capitães Antonio Garcez Palha, Luiz Caral, que foi ferido, e l'elix José de Almeida; não sendo medigas de louvores os alferes Marcelino José do Amaral, La rauel da Costa Roque, e Joaquim Antonio Medeiros, os que es, alem de fazerem alguns prisioneiros, se bateram dedicadamento com as suas espadas contra grande numero de lados; o alferes D. Antonio José de Mello, fez-se também crector de elogios, pelo seu distincto comportamento n'esta occasião.

Emquanto durava o maior calor do ataque na direita e centro da nossa linha, o coronel Schwalback avançou pela es querda com quatro companhias de caçadores n.º 3, fazendo postar tres d'estas entre o Monte Pedral e a direita de caçadores n.º 2; e mandando marchar uma companhia de caçadores n.º 5 na direcção da quinta da Prelada, observando então que o fogo do inimigo incommodava a linha em frente do Carvalhido, mandou tres companhias dos batalhões n.º 2 e 3 desalojar os rebeldes d'aquelle ponto, no que soffreram perda em mortos, feridos e prisioneiros. O coronel Schwalback elogia muito o ardor e boa vontade com que os commandantes dos corpos, officiaes, officiaes inferiores e soldados marchavam para o inimigo, desejando ter quinhão com seus irmãos de armas na gloria de tão brilhante dia; acrescentando igualmente que o seu estado maior o coadjuvou, como costuma, com interesse, valor e actividade.

Ao mesmo tempo que o inimigo effeituava o seu ataque na nossa linha pela parte do norte, tentou uma diversão ao sul do Douro sobre o ponto fortificado da Serra, e marchando em tres columnas, dirigidas, uma ao ponto da Eira, outra ao centro da cêrca, e outra ameaçando o flanco direito d'aquellas fortificações; este movimento era protegido pelo fogo da sua artilheria, collocada em quatro pontos differentes. Aquella demonstração não durou mais do que uma hora, sendo repellidas todas as tres columnas por um continuado fogo de fuzilaria e artilheria, que obrigou o inimigo a retirar-se para as suas primitivas posições com bastante perda, sendo a hossa insignificante n'este ponto. O brigadeiro Torres louva

man e culturarant das trans de sei romande de la communidad e de la communidad de la commun

to the state of the first the state of the s The usually like in edger in that were pur breas I THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY. the second common pure started and the following sugregations a distraction di exerciti, jeun tem direct 13 ver seem le s'uliveral como le localitée de magnée, est The second of the second second second en liver merche allers or unmenda a podern parte-אל שווקובול שינל דותנו עם יוובוזוכים י ביוור י ביוורים There is the state of the best of THE SECOND OF THE STATE OF SECOND IN LA PRINCIPAL OF S the state of the second of the second of the second בצים שווו בי אושוי בייתוב או יווון ולדברי ו ורישיים בייתוב א chier and is withers, a name in Junta in with and a pun of builders only comes he find a sold in heart . 😅 1.1.

The property of the contract o

In in common is an his die, me not den common de contra a secreta del le sua nagrestare destessanta. O montre le Manuelle common de deste de mais de Mai trasse, sucre de mais de mai de mais de mai de mais de

smoralisação, que necessariamente se deve ter propagado seu exercito, em consequencia dos acontecimentos d'este i, no qual os rebeldes deixaram em nosso poder, alem de aitos officiaes inferiores e soldados, que se nos apresentam voluntariamente, 300 prisioneiros, entre os quaes um pitão de infanteria n.º 19, outro de voluntarios realistas, atrocentas armas, muitas caixas de ferramenta, munições querra, duas peças e um obuz.

Não é possivel dar uma justa idéa da tranquillidade que istia na cidade em todo o tempo que durou a batalha, proirrecusavel da confiança que os moradores tinham no bom sultado d'ella. Os leaes portuenses desenvolveram n'este como já o haviam feito em outros antecedentes, a maior ragem, a maior generosidade e o maior patriotismo, os laes, fazendo fogo nas trincheiras, ou fóra d'ellas, rivalisato de valor com as nossas tropas; outros se apressavam levar munições aos defensores, e em conduzir do campo batalha os feridos, amigos ou inimigos, para os hospitaes, estrando em tudo e por toda a parte o maior desvelo. Os luntarios nacionaes a cavallo prestaram serviços relevanpatrulhando nas ruas, dirigindo o serviço da conducção se feridos, e mantendo com incansavel zêlo a boa ordem tudo quanto respeitava ao interior da cidade.

O tenente general, conde de Villa Flor, tendo informado a ex. o ministro da guerra, dos brilhantes acontecimentos quelle glorioso día, termina a sua communicação da mara seguinte:

Concluo, como é do meu dever, dizendo a v. ex.ª que são sos dos meus maiores elogios o coronel Hodges, comadante da linha da direita, que ficou ferido pouras horas pois de começar a acção, e se conservou até ao fim d'ella seu commando, conduzindo-se com aquella bravura que repetidas vezes tenho testemunhado a v. ex.ª O tenente conde da Bemposta, que eu já citei n'este meu office tão relevantes serviços, que se faz credor da minha

particular recommendação; igualmente se conduziu constara e vator o major Marianni, que lhe succedeu no commando tenente coronel Pacheco, de cuja conducta v. ex.\* for temunha occular, cada vez adquire mais direito á moha tima e particular consideração. O tenente coronel Anaro Santos Barroso, commandante do segundo batalhão de ratheria n.º 18, é também digno dos majores elogios, pessua intelligencia, valor e sangue frio; sendo igualmente credor de louvores e recompensa o major Shaw, do batalhão marinha, que sendo ferido por tres vezes, não abandonou campo até ao fim da acção; o major José Maria de Sousa, caçadores n.º 5, merece igualmente os meus fouvores, asse como o major José Teixeira de Mesquita, pela bravura e a teligencia com que se conduziu na tomada das duas peças e obuz.

Pela parte que recebi do coronel Hodges, vejo que são igualmente dignos de louvores os capitães Montenegro, cu ja memoria elle honra: Barbosa, de infanteria n.º 6: Cunha, de infanteria n.º 18: o capitão Taborda, de caçadores n.º 5, é merecedor dos maiores elogios, por se ter conduzido com a sua costumada bravura: igualmente se distinguiram no fogo os cadetes D. Alexandre de Sousa Coutinho, Luiz Vicente Taborda, e o voluntario Thomás Renaldes, todos de caçadores n.º 3: o tenente Parisini, de caçadores n.º 3, é digno do ser lembrado, assim como os alferes Montenegro, Novae ser lembra

Julgo do meu dever mencionar também com louvor a dineta conducta do major Leal, capitão Passos, segundo nente José María de Carvalho, todos officiaes de artifhet e hem assim o alferes Carvalhal Telles, servindo n'esta arti O coronel Hodges recommenda igualmente todos os officia e cadete Valdez, que estão ás suas ordens, participando que o alferes Beça, apesar de ter sido ferido, se consersempre ao seu lado. Os officiaes de guias, tenente João

Ilo, João de Vasconcellos, que foi mortalmente ferido; e alferes João Xavier de Moraes, João Pereira Soromenho, José Lucio Valente, que serviram ás suas ordens, são digo es de lonvor pelos serviços prestados por elles n'aquello dia; assim como menciona o voluntario Norberto Trancoso, pela sua conducta briosa e valente.

Merecem tambem os meus louvores, o alferes Migueis, de in fanteria n.º 18, que apesar de se achar ainda ferido, se apresentou no fogo, fazendo grandes serviços, bem como adete D. Francisco de Lencastre, que foi gravemente ferido.

O distincto comportamento do coronel graduado de cavalla Fia. João Nepomuceno de Macedo, merece a minha especal recommendação, pelos relevantes serviços que prestou. E mão posso deixar de mencionar igualmente o alferes de graias, Augusto Sotero de Faria, João Pessoa e marquez de Porte de Lima, que primeiro tocaram as fileiras inimigas, ando foram carregadas por este corpo, que todo merece se meus elogios.

Tenho a lamentar a morte do digno tenente coronel de Sa Vallaria José Maria de Sá Camello, que tendo marchado Coro o corpo de guias, se uniu depois, desejoso de fazer os se riviços que estavam ao seu alcance, a uma força de infante via, com a qual carregou, e foi mortalmente ferido.

Os distinctos serviços que tem praticado o brigadeiro Torres, não só n'este dia, como durante todo o tempo que tem commandado as forças postadas na margem esquerda do Douro, e fortificações da Serra, merecem ser levados á preseura de sua magestade imperial.

O brigadeiro Henrique da Silva da Fonseca, commandante da segunda divisão, merece os meus particulares elogios pelos serviços que praticou n'este dia; igualmente os merecem os coroneis Luiz Pinto de Mendonça Arraes, commandante do batalhão de voluntarios da senhora D. Maria II; Luiz José Maldonado de Eça, do regimento n.º 48; D. Bartholomeu Salazar Moscoso, commandante do regimento provisorio; os detterites coroneis Menezes, do primeiro batalhão de infante-



भी राज्यसम्बद्धित होंग्रेश e boa vontade do brigadeiro Brito, or munitame da primeira divisão, é digno do men louvor, ; sun राजार र स्थापनारी José Baptista da Siva Lopes, commi iamo रुक्ता के artilheria.

) भागमान Schwalback, commandante da divisão ligei हात आर्थक अन्यवस्था com os seus movimentos para man सार प्रकारक । कामानुक sobre a nossa esquerda, é digno ( क्रमान क्रमान्ड

Intervente também dizer a v. ex.º que os generaes Que de Pratero e comie de Alva estiveram sempre ao men la entidade estave acrescentar que o brigadeiro Palhar que el acresce acrescentar que o brigadeiro Palhar que el acresce acrescentar que o brigadeiro Palhar que el acresco acresce diose Julio de Carvalho, e o coronel grades loce Varia da classa, desempenharam, como era de espelada que mante, el como era de espelada que mante, el como era de espelada que mante, el como esta de espelada que mante el como era de espelada que mante el como era de espelada que mante el como esta de espelada que el como esta de espelada que el como esta de espelada que el como el como esta de espelada que el como el como esta de espelada que el como

Mercer is never reignes a corrected de milicias. Doming write a frequent reso also que tem mostrado no serviço actual a la cuanta.

the content parameter user ever no conhecimento e content consiste allicates, diferens inferiores e solido que parameter as lateras in margem de Dourn, são o acres as mais ouveres, pero tem dirigido ligo que tem con como em maisgo, protegendo assim as intuitações sema

3 como le mateias. Serpa Pinto, portor-se n'este com e sus costumada valentia, sendo ferido quado av pres conta commego.

el cocone corronel de milicias. Manuel Maria Colmicia accese o meu elegio pela sua conducta n'este din: assesso o renente corronel José Dionysio da Serra.

mago, finalmente, do men dever recommendar particumano 19, etc., para ser presente a sua magestade imper a manicios serviços e condjuvação que me prestou o briado final Lucio Travassos Valdez, ajudante general acrosto sic 30 momento em que foi gravemente feris îm como os do major José Jorge Loureiro, quartel-mesgeneral do exercito, que pela sua conhecida intelligencia, l or e actividade, constantemente fez que se tomassem as a îs acertadas providencias durante toda a acção.

tenente coronel Manuel José Mendes, que me acompaou constantemente, merece tambem os meus louvores.

Devo por esta occasião dizer a v. ex.ª que o major gratrado, Gil Guedes Correia, em quem recatu no campo o tramando da repartição do ajudante general, é digno da Traha consideração, tanto pelo modo com que se houve, trano pela sua reconhecida intelligencia, bravura e zêlo.

Os officiaes do meu estado maior pessoal, pelos serviços ne praticaram nos pontos mais arriscados n'este dia, são gnos da minha gratidão e louvor, e lisonjeio-me que o selo da contemplação de sua magestade imperial, o capitão osé de Mendonça David, deputado do quartel-mestre general, que apesar de se achar bastante doente, se apresentou a direita da nossa linha, fazendo consideraveis serviços, e endo sido ferido pela volta do meio dia, se conservou no atropo até ao fim da acção, tendo alem d'isso este official ado tão repetidas provas da sua bravura e intelligencia, que intelligencia, que intelligencia de ser recommendado muito particularmente contemplação de sua magestade imperial.

E tambem crêdor dos meus louvores o capitão Luiz de ello Breyner, pelos serviços que prestou durante o tempo esteve na direita, conduzindo algumas tropas ao fogo.

Emtim, todos os officiaes das repartições do ajudante-geral, e do quartel-mestre general, prestaram tão dignos priços n'este dia, estando constantemente empregados, stribuindo ordens, e observando os movimentos do inileo nos sitios mais arriscados e de maior fogo, que por merecem a minha particular recommendação.

Tenho, quanto me tem sido possível, procurado fazer relinecer a v. ex.a, para que me faça a honra de levar ao coecimento de sua magestade imperial, os serviços prestados los officiaes e mais individuos, que tiveram a fortuna de rem empregados mais activamente contra o inimigo. Devo comtudo acrescentar, que se deixar de mencionar alguns tros individuos, que talvez terão direito aos meus louvo e á contemplação de sua magestade imperial, só poderá i acontecer por falta de especiaes recommendações.

Cumpre me, porém, declarar a v. ex.º que os tenentes roneis Pacheco, commandante do primeiro batalhão de n.º e Barroso, do segundo batalhão de n.º 18, me participar que todos os officiaes, officiaes inferiores e soldados dos se respectivos batalhões, se comportaram com tal bravura dignidade, que receiam, para elogiar uns, fazer menos para tiça aos outros.

Devo tambem mencionar, que são tão repetidos e tão relevantes os serviços do corpo dos voluntarios academicos
principalmente n'este glorioso dia, que eu entendo, que este
distincto corpo é de tal modo crédor da gratidão da patra,
que elte merece algum signal particular de distincção de sia
magestade imperial.

S. ex.ª o ministro da marinha, Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, capitão do real corpo de engenheiros, que durante toda a acção se conservou a meu lado, conduziu-se com o valor e maneira distincta que costuma.

Ainda que tenho sido muito extenso, lalvez não o tenha comtudo sido demasiado para a grandeza do assumpto, e mesmo deveria ser muito mais, a não considerar que os brilhantes feitos do exercito libertador, que tenho a honra de commandar, foram presenceados n'este dia por sua magestade imperial, que no meio de tão arriscados, como brultantes conflictos, animou por toda a parte com sua augusta presença tantos bravos, a quem, ainda que não fôra tanta a honra, como a que os anima, seria isto mais que sobejo motivo para obrarem prodigios de valor, iguaes aos que realmente se effeituaram.

Deus guarde a v. ex.<sup>a</sup> Acampamento na bateria dos Congregados, em 5 de outubro de 1832. — Ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr. Agostinho José Freire. — Conde de Villa Flor.

N. B. Por officio do seguinte dia, 6 de outubro, o mesmo

cavallaria Antonio Joaquim Pascoalinho, o qual, pelo seu estumado sangue frio e bravura, voluntariamente, e debaixo de um fogo terrivel, foi guiar o batalhão n.º 10 de infanteria, quando este corpo bravamente carregou o inimigo, no que prestára um grande serviço. No referido officio recommendou tambem o alferes de cavallaria João de Almeida, pelo serviço que prestou, carregando o inimigo com os guias, conservando-se alem d'isso na direita da linha, onde fóra empregado pelo deputado quartel-mestre general, José de Mendonça David.

Relação dos individuos de artilheria, que mais se distinguiram no ataque de 29 de setembro de 1832, e a que se refere a noticia official

Capitão graduado em major, José Joaquim de Barros Lobo; capitão José Gerardo Ferreira de Passos.

Primeiros tenentes, Francisco de Paula Lobo d'Avila; Francisco Jacques da Cunha.

Capitão de cavallaria, servindo de commandante de conductores da brigada de calibre 6, João Luiz da Silva.

Alferes de cavallaria, servindo na artilheria, Julio do Carvalhal Telles.

Segundo tenente Germano da Silva Alzina.

Primeiro sargento, Cactano Pereira da Costa e Silva; segundo sargento, Francisco Xavier da Costa Gorjão.

Cabos de esquadra, Jaymo Florindo Pereira; José de Carvalho Velloso: Sebastião José Pereira; Daniel José.

Soldados, João Antonio; Jorge da Silveira de Mattos.

#### Corpo de voluntarios academicos

Primeiro sargento, Joaquim Manuel da Silva Negrão. Soldados: Guilherme Antonio de Carvalho, José Maria Sérrão, Luiz Serrão, Diogo Maria, Agostinho José da Silva Guimarães, Ignacio Fiel Gomes Ramalho, Joaquim Jocondino-Almeida, Antonio Pinto de Carvalho, Antonio Xavier Pin Antonio José de Vasconcellos, José Maria Mendes Diniz.

Repartição do ajudante-general, 5 de outubro de 1832. José Lucio Travassos Valdez, brigadeiro ajudante-general exercito libertador.

#### DUCUMENTO N.º 248

(Citado a pag. 84)

Noticia official do ataque feito á Serra do Pilar no dia 14 de outubro de 1832 (boletim n.º 8)

Os rebeldes, que depois da derrota que haviam soffrido mais dia 29 do passado, nada tinham ousado tentar, nem sobre margem direita, nem sobre a esquerda do Douro, nos desta 14 e 12 do corrente, começaram outra vez a lançar bombas para a cidade; e no dia 13, pelas seis horas da manhã, romperam o fogo de quatro baterias de peças, e uma de obuzas e morteiros sobre as fortificações da Serra, com o design manifesto de facilitarem o bom resultado de um ataque, que te já seis vezes lhes tinha sido frustrado, e que n'esta setima vez se haviam promettido realisar.

Aquelle fogo, começado no dia 13 pelas seis horas da manhã, durou sem descontinuar todo esse dia, toda a noite no dia 14 até muito depois das duas horas da tarde, tem em que o silencio das suas baterias annunciou a marcha asuas massas sobre o ponto do ataque. Nas trinta e tres horas de fogo successivo, haviam os rebeldes lançado contra aquadas fortificações mais de 3:000 balas, granadas e hombas mas o incançavel general Torres, e a heroica gnarnição de elle commanda, tendo o cuidado em remediar os estragos que a artilheria havia necessariamente produzido, esperadom resolução e sangue frio tranquillamente e sem dispas dum tiro as tropas inimigas, que ao abrigo dos pinhaes e sinuosidades do terreno se dirigiam para as fortificações.

As tres horas e um quarto depois do meio dia, pronuncion trimgo o ataque por um fogo vivissimo da sua artilheria posição, e de outras peças de campanha, que desmascalem pontos intermedios das suas baterias, com a protecto qual desenvolveu uma forte linha de atiradores, sustados por 5:000 homens em tres columnas, das quaes a direita se dirigia ao ponto da Eira; a do centro tinha por seto atacar pelo muro da cêrca; e a da esquerda pela cala de Villa Nova. O general conde de Villa Flor, tendo cocimento do desenvolvimento do ataque, mandou então a parte do primeiro batalhão do regimento de infanteria 6, para servir de reserva á nossa tropa.

depellido vigorosamente o primeiro choque, o înimigo recou com tropas frescas a sua linha, e carregando succesmente, e em força por todos os pontos do seu ataque,
e vezes o renovou, e seis vezes foi rechaçado pelo vivo
o dos defensores, e das nossas baterias, estabelecidas ao
go do rio sobre a margem direita, até que esgotadas as
es reservas, e perdidas as esperanças que atrevidamente
tra concebido, cessou o seu fogo, e se poz em completa
trada, depois de mais de tres horas de um combate porlo 1, em que não pôde conseguir que nem um só rebelde
esse, com as armas na mão, o recinto sagrado da honra,
valor e da lealdade. Ás sete horas da tarde já os nossos
tetes se achavam postados nas suas antigas posições.

nossa perda foi pequena; não sabemos por ora ao certo inimigo; consta-nos, porém, sem duvida, que elle dei-

A elle assistimos nos no sitio da Eira, e tão repetidas vezes emtinos a nossa espingarda, que o canno d'ella nos arrebentou junto echos, com a fortuna de não fazer estilhaços, nem de nos offender arte alguna.

rece nos que por uma das muitas balas, que por ella disparamos a o munigo foi morto o capitão Pinto da companhia de granadeio regimento de infanteria n.º 25, de quem acima e mais adiante se
o qual se achava na nossa frente abrigado, com a força do seu
aando, por um pequeno monte com destino a penetrar na Eira, que
llanco esquerdo dos defensores da Serra.

xára 120 mortos á roda das nossas trincheiras, entre os quada major de infanteria n.º 3, e o capitão Pinto, de grande, ros do regimento n.º 24; consta-nos igualmente que dos seus feridos mais de 100 morreram successivamente, e que entre estes se contavam 2 officiaes superiores, e que quarenta carros de feridos marcharam para a relaguarda. Ficaram alem d'isso em nosso poder o capitão Ferreira, graduado em major do sobredito regimento n.º 24, que espontaneamente se passou para nós; alguns prisioneiros e mais de trezentas armas.

Não é possível explicar-se o enthusiasmo com que a brava guarnição da Serra se houve n'esta gloriosa defeza, com o qual só pode realisar o que mostraram os habitantes da cidade, que á porfia passavam o rio para irem tomar quinhão no perigo, e na houra de tão illustres defensores.

O general Torres, não querendo demorar por mais tempo fazer chegar pelo general conde de Villa Flor ao conhecimento de sua magestade imperial as circumstancias essenciaes de tão gloriosa acção, reserva-se para fazer conhecer mais tarde os promenores d'ella, e os nomes das pessoas que mais se haviam distinguido.

Sua magestade imperial, que, postado com o seu estado maior em um ponto conveniente, tinha sido testemunha de tão heroicos feitos, mandou por um dos seus ajudantes de campo agradecer ao general Torres, e à sua illustre guarnição, o valor com que se haviam conduzido; e fez constar ao bravo governador a graça que lhe havia feito de o nomear official da antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada, do valor, fealdade e merito. O ajudante de sua magestade imperial foi recebido n'aquelle recinto com o maior enthusiasmo, e com os mais cordeaes e jubilosos vivas à carta constitucional, a sua magestade fidelissima, a senhora D. Maria II, e ao senhor duque de Bragança.

N. B. A participação official que o general Torres dirigiu posteriormente ao conde de Villa Flor, com relação á victoria da Serra, por elle ganha em 14 de novembro de 1832, é do teor seguinte:

o inimigo, depois de um vivissimo fogo de artilheria, que con trinta e tres horas, tendo principio ás seis horas da anhã do dia 13, julgou-nos perleitamente aniquilados, e anto mais, quanto eu tinha posto todo o cuidado em se lho responder á sua artilheria por qualquer das nossas bôcas de fogo, emquanto se não dispozesse a atacar-nos. Esta supposição, e a de uma brecha praticavel no nosso centro, os eacheu de enthusiasmo, a ponto dos officiaes rebeldes se collocarem na frente dos seus enganados soldados, e marcharam contra nós com mais de 5:000 homens, segundo as ultimas observações que tenho obtido.

O inimigo dividiu a sua força em tres columnas, protegidas até ao fim da acção pela sua artilheria, e cobertas por fortes linhas de atiradores, os quaes rapidamente, e sem darem um só tiro, se approximaram quasi à queima-roupa das nossas trincheiras. Uma d'estas columnas veiu atacar o nosso flanco esquerdo, approximando-se da crista de um pequeno monte em frente da Eira, onde se acha collocado o nosso piquete. Um vivo fogo de fuzilaria, e os muito bem dirigidos tiros de metralha de uma peça de montanha, servida pelos voluntarios academicos, foram a primeira recepção que demos aos sectarios da usurpação, os quaes n'este primeiro ataque soffreram grande prejuizo. Muitas vezes os rebeldos reformaram os seus ataques; mas outras tantas foram repellidos com tanta desvantagem sua como da primeira vez 1.

A segunda columna que se tinha emboscado na deveza, em frente da Pedreira, formou duas divisões, uma das quaes

¹ Foi o auctor d'este escripto o que redigiu esta parte official, como secretario particular que então era do general Torres, fazendo parte do destacamento dos voluntarios academicos estacionado na Seira.

veiu atacar todo o nosso centro, e outra a mesma tedre/
Ambas ellas se approximaram bastante das nossas trincheras; porém, os bem dirigidos tiros de metralha, de fuzilar
e granadas de mão, as tizeram recuar vergonhosamente cotanta mais celeridade, quanto de antes tinham mostrado o
ousadia no principio do ataque. A sua perda n'este ponto f
igualmente muito consideravel, não só dentro da mencionad
deveza, mas tambem na rampa que vem terminar na Pedrei
ra. Todos os posteriores esforços em quererem ganhar
dita rampa foram infructuosos, e a final tiveram n'este pont
o mesmo resultado que no flanco esquerdo.

A terceira columna, dividida igualmente em duas divisõe atacou uma d'ellas o sitio fortificado da capella, e a outrarchou pela calçada de Villa Nova, de sorte que o nos piquete retirou em presença da força superior atacante; inimigo conseguiu apoderar-se de algumas casas da mesma a calçada, e d'ali fez continuado fogo de fuzilaria, até que calçada, e d'ali fez continuado fogo de fuzilaria, até que calçada, e d'ali fez continuado fogo de fuzilaria, até que calçada, e d'ali fez continuado fogo de fuzilaria de direita do la direita do la direita do la mesma sorte que nos outros, pretenderam os reheldes com successivos ataques apoderar-se da capella; mas nunca o conseguira de la porque o fogo da artilheria do lado direito da Pedreira, as granadas de mão, lançadas da mesma capella, e o bem direito de pedreira debandada.

Pela volta das seis horas e meia da tarde, depois de hallo dos completamente em todos os pontos atacados, se retiram em grande confusão, deixando os defensores d'este luarte cobertos de gloria, e o terreno circumvizinho junca de armas e cadaveres, entre os quaes foram depois reconladordos o major Franco, de infanteria n.º 5, o capitão Pinto, ale granadeiros de n.º 24, um official de policia e outros de fanteria, de caçadores, da policia, o commandante e o al dante dos voluntarios miguelistas de Penafiel.

Por noticias dadas por pessoas de toda a confiança constitue o numero dos feridos é extraordinario; entre estes re-

u uma ferida mortal, e d'ella morreu antes de hontem e mente coronel Peixoto, denominado entre elles brigaco: tambem foi ferido o coronel José Theotonio. Em sumentre mortos e feridos ficaram, pouco mais ou menos, DOO homens dos rebeldes fora do combate.

Esquecia-me dizer a v. ex.º que a columna que atacon o utro da nossa linha, foi seguida por uns cincoenta cavallos policia do Porto, os quaes debandaram em consequencia um tiro de metralha da bateria da Pedreira.

No meu citado officio tive a satisfação de fazer menção a ex.º em geral da valentia e sangue frio com que se portam n'aquella gloriosa acção as tropas de sua magestade fiblissima empregadas n'esta defeza; porém, é meu dever fagora menção de cada um dos corpos que a compõe.

Não póde ser excedido o valor e sangue frio dos officiaes estado maior, officiaes de companhias, officiaes inferiores soldados do segundo batalhão de infanteria n.º 18, que derideu a ala esquerda, e parte do centro; e a respeito de tose estas classes, não posso singularisar um só individuo este corpo, porque se o fizesse commetteria uma grando justiça, e por isso tenho grande satisfação de os recomendar a v. ex.º para que se sirva leval-os á presença de magestade imperial, o senhor D. Pedro, duque de Brança, regente em nome da rainha.

E comtudo do meu dever declarar, que o tenente coronel purmandante do dito batalhão, Amaro dos Santos Barroso, qualidade de encarregado por mim da dita ala, executou minhas ordens com a maior bravura, intelligencia e santue frio; e que o alferes do mesmo batalhão, Manuel Luiz Des do Rego, estando commandando um pelotão no cenda linha foi contuso, em consequencia do que lhe ordenei fosse curar, depois do que voltou immediatamente ao seu Par, onde recebeu uma segunda contusão.

Os officiaes, officiaes inferiores e soldados do batalhão naional movel n.º 3 (voluntarios de Villa Nova), que defendem ala direita, tiveram uma conducta em bravura e sangue rio igual á que sempre tem desenvolvido desde o dia 8 de setembro, e por isso os recommendo também a v. ex. 17 que se digne leval-os à presença de sua magestade imper-É comtudo do meu dever declarar tambem que o major 🛹 mandante d'este batalhão, Jose Joaquim Gomes Fontoura, qualidade de encarregado por mim da dita ala, e parte centro, deu exemplo de bravura, desenvolvendo o ma 🗸 or sangue frio e intelligencia na execução das minhas order 15. e por este modo repetiu o que sempre tem feito desde o c 📜 ia 8 de setembro, em que principiou o men commando. Ign 🖘 🗀 mente devo singularisar os nomes de dois voluntarios do d 🚾 🕡 batalhão, que tiveram occasião de fazer um serviço singulan r: o voluntario da quarta companhia, José de Pinho Valen Ce. por mais de uma vez saíu das trincheiras a lançar grana 1 as de mão na columna dos rebeldes; o voluntario da sexta co znpanhia, Antonio de Sousa Cardoso, que estando no pique to avançado da calçada, proximo de ser cortado, não se retirou. e avançando os rebeldes, matou á queima-roupa um official da policia que vinha na frente d'elles.

O destacamento de voluntarios academicos desenvol veu n'esta gloriosa acção, como é proprio do seu extremado valor, a maior bravura, intelligencia, coragem e sangue frio. tanto no serviço de artilheria, como no que voluntariamente fizeram de fuzilaria, de uma maneira tal, que por mais que queira extremar um só na defeza do dia 11, não me é possivel fazel-o; e se o fizesse ficaria eternamente opprimido por um continuo remorso de injustiça a respeito d'aquelles que não mencionasse; e por isso os recommendo muito a v. espedindo-lhe ao mesmo tempo que se sirva levar á presença de sua magestade imperial os relevantes serviços prostado: por estes bravos e distinctos jovens defensores, assim con " " merece os meus elogios o seu commandante, o capitão 🎾 🖰 artillieria, Severiano Sezenando de Bettencourt, que na que se lidade de commandante d'aquella arma desempenhou as m nhas ordens com bravura, intelligencia e sangue frio. É cartudo do meu dever declarar a v. ex.ª que no dia 13 os devoluntarios academicos, José Estevão Coelho de Magalhãe e José Silvestre Ribeiro, bem como o alferes Alexandre (2

Fraihal Silveira Pereira, encarregados dos trabalhos de lificação, dirigiram como taes o restabelecimento da Belia debaixo de um vivissimo fogo de artitheria; e no lificação de um comportamento igual ao dos seus catradas. E para lamentar, em consequencia dos seus disactos serviços prestados n'aquelle, e nos anteriores dias, de fosse gravemente ferido o voluntario academico José breira Junior, d'onde lhe resulton a amputação de uma firma.

O destacamento do primeiro batalhão de artilheria, e a trarmção de uma peça, servida por marinheiros da armada e sua magestade fidelissima, cujo chefe é o primeiro terente Francisco José de Ohveira, desenvolveram a maior travura e sangue frio no serviço das suas respectivas bócas le fogo. Por esta occasião tenho a mostrar a v. ex.ª o meu entimento pela perda temporaria do segundo tenente do primeiro batalhão de artilheria Domingos Antonio Lobo Pestanha; igualmente não posso deixor de fazer menção a v. ex.ª n'este logar do bom serviço que fizeram as baterias da Victoria, e as demais situadas na margem direita do Douro durante a acção.

Não póde ser excedido, e por poucos igualado o enthupassino com que entraram n'este ponto para quinhoar a glona d'este dia, os dois contingentes de infanteria n.º 6, o pri-Deiro commandado pelo capitão Padrão, e o segundo pelo capitão Cabral de Albuquerque. A respeito da conducta aquelles que entraram no fogo, tenho a satisfação de diger a v. ex.4 que repetiram em bravura e sangue frio o que quelle batalhão tem sempre feito na defeza d'este baluarte da Serra desde o dia 8 de setembro, e por isso os recommendo tambem a v. ex.ª para que se sirva leval-os à pre-Sença de sua magestade imperial; é comtudo do meu dever orgularisar, segundo a informação do dito capitão Cabral de Albuquerque, o soldado n.º 125 da sexta companhia, que emlo sido bastante ferido na cabeça, apenas se curou volton Principal de la limba do logo, e não se retirou emquanto oron o ataque.

in afficient a march orders, que são o mayor establicada de la compania del compania de la compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la compania del

an assume sursain tenho tenho i horri della a compania quenta de v. 18. 400 o firmeri america o mena e sersaine de artifleria. Manuel Tiomas a sella que me sur docume de cama, aque el servicio de cama, aque el servicio de cama a que el servicio de cama

in no la mesma sorte o gostoso dever se evar a religio monte e e eva de la constante de caracter de constante de caracter de caracter de caracter de caracter de caracter de caracter portuguezes, que se ne creama no calor da acção com quarenta pessoas o mante empreguei no serviço da Pedreira, as quaes a caracter de voluntarios da senhora D. Maria II, de caracter do hospital. Igualmente tomos parte voluntaria caracter mes do hospital. Igualmente tomos parte voluntaria caracter mesta d'este dia o cadete de caçadores n.º 5. Antes a Principio Casado Giraldes.

Inclusas enviu a v. ex.º as partes dos commandantes ou poss, e as relações nominaes dos mortos e feridos en mutado dia 14 do corrente, em que as tropas do sua costade fidelissima colheram mais um immarcessivel la defeza da legitimidade e liberdade da patria.

teus guarde a v. ex.\* Quartel general da Serra do P er de outubro de 1832. — III.\*\* e ex.\* sr. conde de j Dr. = José Antonio da Silva Torres, brigadeiro communicate da força junto do Douro e na Serra do Pilar.

### DOCUMENTO N.º 249

·Citado a pag. 126;

#### Decreto

Altendendo ao empenho em que a nação portugueza, eu. emquanto seu rei, e depois minha augusta filha, estamos Para com o conde de Villa Flor, par do reino, pela maneira un que tão heroicamente tem pelejado, assim em defeza da Poróa do soberano, como pela liberdade da patria, em uma lata que tão vergonhosa seria para a nação, se os generosos acrificios da boa parte d'ella, e as victorias a que o mesmo Onde de Villa Flor a tem conduzido, não fossem de sobejo Para delir todas essas nodoas, e restaurar o antigo lustre do ome portuguez, principiando seus relevantes serviços com principio da contenda em que, depois dos combates do Prado e da Barca, e da assignalada victoria de Coruche, pur-30u o solo da patria dos rebeldes, que o polluiam e devasta-Nam, e quando na defecção geral, em que o terror da tyran-📭 fez vacillar os proprios leacs, não hesitou em abandonar ludo para salvar só intacta a honra no exilio, que voluntariamente buscou: e nem ainda satisfeito com tamanhos sacrifilos, apenas houve um ponto do territorio portuguez, que insou recusar o jugo da usurpação, ahi correu através dos aiores perigos, forçando o bloqueio da esquadra inimiga, indo à frente do punhado de bravos que defendiam aquelle histre baluarte de fidelidade e da liberdade portugueza, gahar na ilha Terceira a memoravel batalha da Praia de An. a; e com esses mesmos poucos em numero e tamanhos. h coração, foi depois libertar todo o archipelago dos Aço

res; e finalmente à minha propria vista, e sob meu imme diato commando conduziu ás pratas de Portugal o exercit. bbertador, cuja heroicidade e disciplina fazem a admiraçã da Europa, e en mesmo tenho visto levar sempre á victor contra forças tão superiores, posto que em si proprios, e t publica estima tenham sen melhor galardão feitos tão nobre e os mais distictos que entre nos se téem praticado desde que na restauração do reino e pela acclamação do senhor D. João IV, de boa memoria, men augusto avô e predecsor, e por iguaes serviços foi dado o título de primeiro co va de Villa Flor a sen illustre antepassado. D. Sancho Manuel porquanto desejo mostrar men agradecimento e o da raintu pelo que nós e a patria lhe devemos, e já durante meu rei nado, pelos seus primeiros serviços n'esta causa, lhe havia feito a mercé do titulo de marquez, que pelas extraordinarias circumstancias do tempo, não chegou a verificar-se Hei por bem, em nome da mesma augusta senhora, conceder ao referido conde de Vilia Flor, par do remo de jaro e herdade, o titulo de duque da Terceira; e fazer-lhe salto sim perpetua e absoluta doação do valor de 100:0000000 reis, que será verificada em bens nacionaes, os quaes baera como proprios e livres de todo o encargo, qualquer que att tes fosse a sua natureza e condição.

O ministro e secretario d'estado dos negocios do remo de teobra assim entendido e faça executar. Paço no Porto, em de novembro de 4832. — D. Penno, Duque de Braganca — Marquez de Polinella.

### DOCUMENTO N.º 250

(Citado a pag. 434)

Noticia official da sortida feita sobre Villa Nova pela quebrada de Quebrantões, no dia 11 de novembro boletim n.º 9)

Desenganado o inimigo de que as linhas e as baterias, que defendem a cidade do Porto, eram muito superiores aos seu Custa de indisciplina das suas tropas, desengano adquirido custa de terriveis e successivas lições que tem recebido. Empre que ousou atacal-as, e muito particularmente no dia de setembro, resolveu apertar o sitio na margem direita Douro, e por meio de baterias, estabelecidas na margem si juerda, não só bombear a cidade, mas impedir a entrada da barra.

Desde o dia 10 tinha o inimigo desmascarado para este firm uma bateria de peças e outra de morteiros no sitio da Furada, e tinha d'aquelle ponto incommodado o castello de S. João da Foz e algumas das nossas embarcações ligeiras, ameaçava disputar as que chegassem à entrada do rio.

N'estas circumstancias resolveu sua magestade imperial, duque de Bragança, fazer uma sortida sobre a margem estrerda; marchar aos intrincheiramentos do inimigo; reconhecer a posição e a importancia d'elles, e sendo possível estragal-os, ou inutilisal-os completamente.

Para este fim uma força de 1:600 homens, composta dos hatalhões n.º 2, 5 e 12 de caçadores, reforçada por duas companhias do primeiro batalhão do regimento de infanteria n.º 6, e por uma de voluntarios nacionaes do Porto, e seguida de um destacamento de pioneiros, commandado pelo calatão Barreiros, e pelo tenente Martins, tudo debaixo do commando do coronel Schwalback, deveriam passar o rio na Junta da China, subir pela quebrada de Quebrantões, e ameaçar em flanco as posições do inimigo, emquanto uma lorça de 600 homens, saindo da Serra do Pilar, e chamando a attenção d'este sobre um novo ponto de ataque, a nossa tropa ligeira tomasse de revés as suas haterias, protegesse os trabalhos dos nossos pioneiros para destruil-as, e fazendo 🔐 sua juncção com a tropa que saira da Serra do Pilar, obrasse de acordo com ella. Emquanto isto acontecesse na Arreita do inimigo, o coronel do real corpo de engenheiros. Ensetiio Candido, deveria restabelecer a ponte por onde os voluntarios da cidade, conhecedores de Vdla Nova, inquiearram o centro da lubia, e protegeram tudo quanto d'ali

pretendesse passar para a cidade: ao mesmo tempo um troçde marinheiros da nossa esquadra, armados e commandado pelo bravo capitão Morgell, reunidos junto do Trem do Our teriam em respeito a esquerda do inimigo, para que não fos acudir e reforçar na sua direita o ponto atacado; e no cade assim o fazer, passariam o Douro no Bicalho, e protedos pelo fogo da bateria do Conego, estabelecida na margo direita, caíndo sobre as baterias da Furada, tratariam destruil-as.

Dadas estas disposições, montou sua magestade imperi a cavallo com o seu estado maior pelas tres horas e meia e 1114 madrugada do dia 14, e dirigindo-se ao quartel de Santo Oi - dio, poz-se à frente da columna, e a conduziu até ao logza r onde devia fazer-se o embarque. Este effeituou-se com t = 1 rapidez e silencio, que ás cinco horas e meia a nossa fora 📂 🤊 achava ja da outra parte do rio, e subindo pela quebrada 📜 e Quebrantões, surprehendia os dois primeiros piquetes 🕮 o inimigo. Tal foi o impeto com que os batathões n.º 2 e %. duas companhias do batalhão n.º 12 de caçadores, protes dos pelo fogo da nossa bateria do Seminario, e das da Sere do Pilar, atacaram os postos dos rebeldes, que apesar 19 a extrema difficuldade que offerecem por aquella parte as mu tiplicadas sinuosidades de um terreno coberto e extrema: mente difficil; o inimigo foi tevado de posição em posição. e, ou pelo fogo, ou pela bayoneta, foi forçado a recolher-se ao seu intrincheiramento no alto da Bandeira, e a desamparar uma fortissima bateria construida em face da Serra de Pilar pelo lado da cérca, a qual por onze canhoneiras deva bater de frente a cidade sobre toda a margem direita, e era guarnecida de uma mina em logar de fosso.

Esta bateria achava-se prompta e armada com peças de grosso calibre, as quaes nós teriamos infallivelmente mutilesado, se os rebeldes, prevenidos no dia autecedente por um espia, não se houvessem possuido de tal medo, que os obrigou a retirar, não só as bôcas de fogo, mas a polvora, bala, palamenta, e todos os objectos que existiam na dita bateria. Então o destacamento de pionemos, saltando deutro d'ella.

Caraca de muro, que lhe servia de parapeito contra a Serra do Pilar. O capitão Barreiros, o tenente Martins, e o tenente da armada Cardoso, que ficou ferido, conduziram-se n'esta occasião com o major sangue frio, intelligencia e actividade.

Emquanto o inimigo, batido em todos os pontos, era obrigado a concentrar as suas forças no seu intrincheiramento, pretendeu inquietar o nosso ataque por meio de duas petas tigeiras, collocadas na crista da montanha sobre o nosso flanco; e de uma pequena força de infanteria, que ao abrigo de um muro, e coberta por um bosque, rompeu um vivo tirotein na nossa retaguarda; mas sua magestade imperial, mandando collocar uma peça de campanha na posição em que se achava desde o principio do ataque, dirigiu elle mestado o primeiro tiro de enfiada sobre aquella infanteria, que bem depressa desalojou, não produzindo aliás effeito algum fogo demasiadamente mergulhante das duas peças collocadas na crista da montanha.

Entretanto a força que tinha saido da Serra do Pilar, combosta do batalhão do regimento de infanteria n.º 18, e de
ouco companhias do terceiro batalhão movel, commandado
ludo pelo major Miranda, operava a sua juncção com as tropas do coronel Schwalback; e aquellas cinco companhias,
commandadas pelo major Fontoura, concorriam efficazmente
para desoccupar a principal bateria, que foi depois destruida. O general Torres, para facilitar a sortida da sua guarnição, encarregou os seus postos avançados do lado da calçada
de Villa Nova de attrahirem a attenção do inimigo; e o alferes Peixoto, do primeiro batalhão do regimento de infanteria n.º 18, encarregado da execução d'esta ordem, não só
desalojou o piquete dos rebeldes, e fhes destruiu a sua trin-

reas gravas apartem estramente, e com pontos ho de atra e subsentes e decisa, aramentos ate a carco das ras, e send can referente por vocantarios da culudo, for de vinte por comos, entre os quaes um official, e retir ao seu posto.

Conservado portanto amplamente o fim d'aquella so o constel Sonwalleste per as tropas em movimento so Serra do Pitar, como de havia sobretdenado, e sua matade impersar teve a sal stação de ver aquella columna rar-se com a mesma tera or tem e tranquillolade com farm de uma parada, do de de um mimigo de tal mod sombrado de taman a onsadia, que nem ao menos sea ven a picar-la e a retirada.

Assim, as total these not 2 e.5, e duas companhas ( çadores n.º 12, sustentados pelo resto das tropas em ri va, hateram e levaram ate a sua mais forte posição 3:0 Gibro home is minuges. As duas companhas do prid bata hão do regimento de infanteria n.º 6, encarregali observar desde Quebrantões a retaguarda da nossa coluhateram-se com alzuns paquetes na direcção de Aviid retiraram se no fim di combate, repassando o Douro not mo logar em que haviam desembarcado. Emquanto isl passava na nossa esquenda, no nosso centro o fogo de o baterias minigas, que as nossas não tinham ainda of guido calar, não permutur ao coroael Eusebio Candido t belecer a ponte; porem, na nossa direita o troço de 🗈 nheiros arinados, debaixo do commando do capitão Mot tinha passado o rio no Bicalho, e atacado a batería def teiros da Forada; alu o tenente Francisco de Paula I d'Avila, ajudante de campo do commandante gerat da lheria, que espontaneamente se hovia offerecido pará serviço, acompanhado de dois officiaes inferiores di confiança, e da mesma arma, conseguiram encravar morteiros e inutilisar grande parte das munições; e c gniciam destruir tudo, se, ferido mortalmente o capitão gelt, não fosse forçoso retirar os marinheiros, que tom ao inunigo muitos capotes e algumas mochinas, e sem s

vieram repassar o rio no mesmo ponto em que sado.

oras e meia da manhã cessou o combate, e ás un no quartel de Santo Ovidio na cidade as trohaviam marchado.

erda não chegou a 400 homens mortos, feridos s, tendo a lamentar-se entre os primeiros o affede caçadores n.º 5; o ajudante Pires, do batalores n.º 2, official de grande merecimento, e o tão Morgell. Todas as informações que temos fazem acreditar que a perda do inimigo seria O homens, dos quaes 67 passaram voluntarianos, e 80 foram feitos prisioneiros, havendo o 2 officiaes, atem d'aquelles que ficaram morquaes o tenente coronel commandante do bata dores n.º 4, e outro official superior, e o juiz de aço.

durava o combate muitas mulheres, carregando nitos paizanos conduzindo gado, vinham buscar reas, e n'ellas passavam para a cidade, aonde a e o enthusiasmo d'estes pelo feliz resultado apesar das bombas, granadas, balas incendia-es, que successivamente caiam na cidade, é suo o elogio.

es, que já no dia 13 tinham bombeado a fortaa desde as seis horas da manhã até ás tres da tornando a si do pasmo em que os haviam deinaram n'este dia 14 o mesmo fogo, que durou er do dia 15, não obstante a chuva copiosa que eito em todo aquelle tempo, segundo as particineral Torres, mais de 2:500 tiros de bala raza, granadas, sobre aquella tão importante, como sição, sem que, assim n'esta, como na cidade, effeito consideravel.

pou a victoria mais uma vez os illastres defenra, da lealdade e das liberdades portuguezas.

# DOCUMENTO N.º 251

(Citado a pag. 138)

Noticia official da sortida feita pelo exercito libertador na direcção de Vallongo (boletim n.º 40)

exercito inimigo, depois do ataque do dia 14 na margem e parenda do Douro, tinham decidido sua magestade imperiado doque de Bragança, commandante em chefe do exercito deveria ter por objecto essencial reconhecer as forças rebedes por aquelle lado, e envolver, se fosse possivel, alguma a porção d'elfas, aproveitando esta occasião para destruir as suas trincheiras, arrazar as suas baterias, incendiar os seus acampamentos, e causar todos os damnos que, sem comprementer para isso as nossas tropas, podessem prejudicar inimigas.

Para este fim uma columna às ordens immediatas do a ---ronel Schwalback, composta do primeiro batalhão de mareteria n.º 6, dos tres batalhões do regimento da armada. c 34 um esquadrão do corpo de guias, e de um regimento de la 🐃 ceiros da rainha, commandados pelo brigadeiro Bento 13 França, deveriam sair pela estrada de Vallongo, atacar exp frente o inimigo, postado entre esta estrada e o Douro. Entretanto uma força do batalhão n.º 5 de caçadores, saindo da sua posição, e occupando a altura das Antas, protegeria o movimento da outra columna, composta do batalhão de caçadores n.º 3 e do batalhão de atiradores, commandada pelo tenente coronel Joaquim Zeferino de Sequeira, a qual saindo do Captivo, atacaria os rebeldes que se achassem por aquelle lado, e viria apoiar em flanco pela esquerda o nosso ataque, emquanto o batalhão de caçadores n.º 2, fazendo avançar da sua posição uma força pela estrada de S. Cosme, protegeria pela nossa direita o movimento geral. N'este meio tempo os

os corpos deveriam observar na frente das suas posições povimentos dos rebeldes, e procurariam, sem se comproterem, tirar d'ellas todas as vantagens que as circumstanpermittissem.

o meio dia e meia hora montou sua magestado imperial avallo, e acompanhado de todo o seu estado maior dirise ao campo de Santo Ovidio, onde fez immediatamente fitar na sua presença os corpos que ali se achavam posos; e tendo conduzido sobre a estrada de Vallongo a coma que devia sair por aquelle lado, foi occupar um ponto

nde podesse presencear o progresso do ataque.

columna debaixo do immediato commando do coronel walback, havendo encontrado defronte da capella de loque os piquetes inimigos, os fez carregar pelo primeiro alhão de infanteria n.º 6, que immediatamente os desaloe poz em retirada. Emquanto aquelle batalhão seguia vihente os rebeldes que fugiam diante d'elle, o tenente coel Romão José Soares, com 200 homens do seu batalhão caçadores n.º 2, avançando pela estrada de S. Cosme, os ava até à ponte de Campanhã, e protegia assim aquelle imento. Reconhecendo porém o coronel Schwalback que limigo se achava em força na sua frente, fez reforçar o alhão n.º 6 pelo primeiro da armada, e assim entreteve vivo tiroteio com os atiradores dos rebeldes diante das s columnas, emquanto o capitão Barreiros, do real corpoengenheiros, mandava destruir pelos destacamentos de neiros que tinha conduzido, as tres trincheiras das quaes reheldes haviam sido desalojados em frente da capella de Roque pelo capitão de infanteria n.º 6, Amandio Cabral Albuquerque.

No tempo em que isto se passava na nossa frente, a coina que havia marchado pelo Captivo, tendo vencido todos abstaculos que o inimigo havia empregado para obstruir emento os caminhos, encontrou este na sua frente em a e bem intrincheirado; ao mesmo tempo que alguns pos rebeldes, quo dos acampamentos vizinhos correram seu soccorro, ameaçavam tornear pela esquerda a nossa

- havia construido para quarteis, piquetes tenente coronel Xavier, que da alturestruin o muro que servia de parape oberdes, observava no centro o movime - sumnas, tinha destacado sobre a sua essana apoiar o flanco da linha do temente o a trote de um piquete inimigo, o qual, ref a cerão, ameaçava o flanco esquerdo da no 💮 💀 🕪 mesmo tempo o coronel Schwalback re a partro horas da tardo, e este official vendo - la esquerda não podia operar a sua juncção 🐷 ) objecto principal da sortida estava preen m movimento toda a tropa que pela direita. 🔍 🕠 🐱 retirou tranquillamente diante do inimig - compo um punhado de caçadores do batallia a completamente no centro, sobre a altura d 🔍 🧓 Aeldes que tinham conseguido por moment -pente ponto, o qual uma força do regimento i coeda. as nossas columnas tão valentemente esta dever na direita da linha, no centro d'el 💮 🤞 54 avo batalhão de voluntarios da senhora a seno da Aguardente, debaixo das ordens do forçado por 26 praças do mesmo corpo, commandadas pelo valente e benemerito tenente Moura Coutinho, que ahi perdeu a vida, sustentava um vivo fogo, emquanto se destruam completamente, nas posições que o inimigo tinha perdido, os muros e barracas que, ou protegiam o seu fogo, ou abrigavam os seus piquetes. À esquerda da Aguardente, o major de infanteria n.º 48, José Athanasio de Miranda, atacava o monte do Covello, e dirigindo pelo seu flanco direito o alferes Rego, e pelo esquerdo o capitão Quaresma e o alferes Villas Boas, todos do seu regimento, aquelles bravos ofliciaes conseguram com pouca força envolver e aprisionar todo o Piquete dos rebeldes, composto de 1 official, 1 sargento e 29 soldados. Finalmente, o tenente coronel Costa, commandante do primeiro batalhão de artilheria, emquanto o capitão Quaresma, com os officiaes que o acompanhavam, flanqueava a posição do Covello, onde o inimigo conservava uma bateria para morteiros e duas para peças, encarregou o soldado do seu batalhão, Jacintho Vieira, de ir queimar as plalaformas d'estas baterias, e os cestões e fachinas que as revestiam, commissão que aquelle bravo executou complelamente, demorando-se ali para concluir o seu trabalho ainda depois que se haviam retirado os piquetes que o sustentavam.

É inexplicavel o valor e o enthusiasmo com que as nossas tropas correram em todos os pontos ao combate, podendo sómente notar-se em muitas d'ellas o honroso defeito de se exporem demasiadamente. As nossas baterias em todos os pontos da linha d'onde poderam descobrir o inimigo protegeram os nossos ataques, e fizeram consideravel damno nas fileras rebeldes. O que nós soffremos não exceden a 80 hornens mortos, feridos ou extraviados; a perda do inimigo devia ser consideravel, não só porque as suas massas, expostas ao fogo das nossas baterias, deviam soffrer muito, mas porque o fogo de fuzil das nossas posições, em quasi toda a parte superiores ás suas, havia de ser incomparavelmente mais efficaz; a isto é preciso ajuntar os soldados que voluntariamente se nos apresentaram, e os prisioneiros que the fi-

Entretanto uma parte da reserva, que o coronel Marianto Barroso commandava, protegendo vigorosamente este a que na esquerda dos caçadores, levava adiante de si o umigo que pretendia obstar-lhe, e ligava os movimentos linha com es dos corpos, que às ordens dos majores la poiavam a extrema esquerda d'ella, e diante de quem primeiros e segundos piquetes dos rebeldes surprehendid o fugiram, desamparando por aquelle lado as posições.

Tal foi a velocidade com que estes movimentos se evecutaram, que já as nossas tropas occupavam a ponte de Ramalde, quando apenas o inimigo principiava então a mostar se na altura diante dos seus acampamentos; mas o corond se vier, fazendo reforçar a sua tropa, atacou aquella altura; e emquanto os rebeldes eram forçados na direcção da bai se emquanto os parapeitos que elles haviam levantado sob se as estradas, e que nada fizeram valer na sua vergonhosa se estradas, e que nada fizeram valer na sua vergonhosa se estradas, e que nada fizeram valer na sua vergonhosa se estradas, e que nada fizeram valer na sua vergonhosa se estradas, e que nada fizeram valer na sua vergonhosa se estradas e que nada fizeram valer na sua vergonhosa se estradas e que nada fizeram valer na sua vergonhosa se estradas e que imavam um armazem de viveres, incendiavam se regimento n.º 18 de infanteria. Antonio Basiho Garcez Palla se resistindo a uma força muito superior que o atacava, de regimento interiamente um deposito de vinho, que ella pretencia de porfiadamente defender.

Enquanto isto acontecia na esquerda, a columna da reita, debaixo das ordens do coronel Queiroz, desenvolven a sua linha de atiradores, commandados pelo major Jose Vasconcellos Bandeira de Lemos, e pelo capitão Thadeu La de Queiroz, marchava com a mesma rapidez ao minus O major José Antonio Pereira de Eça á testa do sen ha linão, e sustentado pela força que commandava o coro Pacheco, atacou fortemente os rebeldes, e conseguin de alojal-os dos seus acampamentos, e das posições em que ros, os quaes, commandados pelo capitão Barreiros, e ros, os quaes, commandados pelo capitão Barreiros, e ros, os quaes, commandados pelo capitão Barreiros, e ros intrincheiramentos que os cobriam. Entretanto os corpo sintrincheiramentos que os cobriam. Entretanto os corpo sintrincheiramentos que os cobriam. Entretanto os corpo sintrincheiramentos que os cobriam.

eserva de uma e outra columna, ás ordens do coronel Baroso, do major João da Cunha Pinto, e do tenente coronel Villiams, postados convenientemente, protegiam o ataque, impunham respeito e temor ao inimigo pela attitude decisiva com que occupavam as suas posições.

Eram duas horas da tarde, e os acampamentos do Serio, do Padrão da Legua, da Senhora da Hora, de Ramalde, das Bouças e de Serra Alves, eram devorados pelas chammas; e ar diam com elles muitos armamentos, equipamentos, effeitos de todos os generos e bagagens, que os rebeldes, completamente surprehendidos, n'elles haviam deixado; os ranchos foram lançados ao fogo, as caldeiras destruidas, grande quantidade de armas foram queimadas; em summa, tudo quanto existia n'aquelles campos foi reduzido a cinzas, ou inteiramente inutilisado. Tomámos ao inimigo muitas ferramentas, fizemos-lhe 32 prisioneiros, e muitos soldados vieram espontaneamente apresentar-se. A perda que os rebeldes tiveram no combate, attenta a surpreza e o impeto do ataque, deve ter sido pelo menos de 1:000 homens, sem lauçar conta com os que hão de ter desertado, mormente de milicias e voluntarios, por effeito do terror que a natureza do combate lhes incutiu. A nossa perda foi, pouco mais ou menos, de 150 homens.

O general Brito, vendo então preenchido completamente o objecto d'este reconhecimento, ordenou a retirada, a qual os nossos sustentaram em tão boa ordem, e com tal sangue frio, que só pode ser comparado com o ardor e bravura com que haviam atacado. O enthusiasmo e valor de tão illustres tropas, e dos valentes officiaes que as commandavam, é superior a todo o elogio.

Emquanto as columnas entravam nas linhas pelas mesmas estradas, por onde d'ellas tinham saido, o coronel Fonseca segundo o movimento, se retirava sobre a fortaleza da Foz, e o inimigo, que em força de 800 homens o observava n'esta retirada, pretenden introduzir-se na villa, aonde incendion uma casa: mas obrigado pela artitheria do forte se retiron as suas antigas posições. Entretanto o coronel Bacon, com os poc.

zemos. Assim todas as noticias que por diversas partes notem chegado dão a perda do inímigo de 600 a 700 homenalem disso das tres bócas de fogo, que elle apresentou lado de Vallongo, destrumos-lhe completamente um reparte e elle mesmo, pela muita elevação que dava ás suas perdestruiu outro, ficando assim reduzido a um obuz; a estrago na sua artilheria deve juntar-se o que elle soffreu incendio dos seus abarracamentos, na destruição das trimicheiras, na demolição das casas que abrigavam os seus proquetes, e de muros que protegiam o seu fogo.

N'este dia, como no dia 14, os habitantes do campo corriam continuamente na maior força do tiroteio introduzindo gado e farinhas na cidade; este facto só por si prova com evidencia a confiança que elles téem nas tropas que a defendem, no bom acolhimento com que são recebidos, e na boa fê com que se lhes pagam os generos que nos véem trazel: d'elle se collige, sem que se possa duvidar, qual é o espirito de infelizes habitantes que gemem debaixo da oppressão dos rebeldes á roda d'esta leal cidade, e bem se infere qual será o desenvolvimento que tomará o espirito publico por toda a parte, logo que livre do jugo que o opprime, possa conseguir manifestar se.

### DOCUMENTO N.º 252

(Citado a pag. 430)

Noticia official das operações effeituadas pelo exercito libertador por occasião da sortida por elle feita sobre o l'adrão da Legua, em 28 de novembro (boletim n.º 11)

Sua magestade imperial, o duque de Bragança, commandante em chefe do exercito libertador, tinha determinado reconhecer as forças do inimigo diante das linhas e sobre a sua esquerda, e destruir-lhe os seus meios de defeza por aquelle lado, por onde constava que os rebeldes se achavam em maior numero, e que tinham multiplicado mais efficazmente os seus obstaculos.

ra este effeito as tropas destinadas ao reconhecimento in reunir-se no Carvalliido, debaixo do commando do bil Brito: ahi seriam divididas em duas columnas, das a da esquerda, de que o mesmo general tomaria o ando immediato, devia sair pelo caminho de Ramalde, la direita, cujo commando seria confiado ao coronel oz, sairia ao mesmo tempo pela estrada do Padrão da à: estas duas columnas, obrando simultaneamente, dereconhecer as posições e a força dos rebeldes; desalose fosse possivel, dos seus acampamentos, e caindo estes, incendial-os, destruir as suas trincheiras, etc. anto as duas columnas atacassem de frente as posientre o Padrão da Legua e Paços, e Laogil, o coronel eca faria sair da fortaleza da Foz um destacamento que recesse a esquerda d'este reconhecimento, e distrahisse a que pelo lado de Mathosinhos pretendesse flanqueal-o, mesmo tempo o coronel Bacon, com parte dos lanceiros linha, seguindo a estrada de Lordello, observaria os mentos d'aquella força, e ligaria as operações do desnento da Foz com os da nossa columna da esquerda. enze horas e meia da manhã do dia 28 de novembro nagestade imperial, montando a cavallo, acompanhado do o seu estado maior, se dirigiu ao sitio do Carvalhido, as columnas se formavam, e tendo-as visto desfilar nas jentes direcções que lhes havia determinado, veiu colloe em um pouto que dominava todo o terreno da operarojectada.

a um quarto depois do meio dia quando as columnas mbocavam sobre aquelle terreno; o corpo ligeiro da co- a da esquerda, commandado pelo coronel Xavier, prebado-se de trincheira em trincheira até ao sitio das cas, onde os rebeldes tinham o seu principal piquete, rehendeu o inimigo, e pondo em fuga todas aquellas is, flanqueou um intrincheiramento forte, com que elle a o ponto de Ramalde, desalojou o promptamente, e senhor da posição, que era por aquelle lado a chave dos acampamentos.

# DOCUMENTO N.º 252-B

(Citado a pag. (18)

Decreto pelo qual D. Pedro nomeon uma commissão do thesour encarregando-a de fazer um novo emprestimo nas ilhas dos Açores <sup>1</sup>

Tomando em consideração o relatorio do ministro e cretario d'estado dos negocios da fazenda, hei por bem. e nome da rainha, decretar o seguinte:

Artigo 1.º É creada uma commissão composta de semembros, da qual será presidente o primeiro nomeado.

Art. 2.º Esta commissão é encarregada de fazer um em prestimo nas ilhas dos Açores, da quantia de 400:00050 rêis, em moeda insulana.

Art. 3.º Os titulos dos emprestimos contrahidos pela e-egencia na ilha Terceira, a saber: o primeiro, de 40:0003()
réis, creado pelo decreto de 7 de abril de 1831; o segundo,
de 30:0005000 réis, creado pelo decreto de 25 de junho,
e por aviso de 31 de agosto de 1831, e o ultimo de réis
120:0005000, contrahido na ilha de S. Miguel, em virtude
do decreto de 12 de setembro do referido anno, poderão set
tomados em metade da quantia emprestada, dando-se pelo
total ao portador o competente titulo com o juro marcadn'este decreto.

Art. 4.º As acções serão de 2005000 réis fixos cada uma, vencerão o juro de 5 por cento, e a amortisação será de 2 por cento ao anno. As acções que se deverem amortisar serão tiradas á sorte perante a commissão, na sala publica de suas sessões.

Art. 5.º Ficam hypothecadas ao pagamento do juro e capital os rendimentos das alfandegas e bens nacionaes de ilhas, que não tiverem ainda uma applicação especial.

<sup>1</sup> O decreto de que acima se trata, e a que se faz referencia a paz. Un do vol. IV da 3.º epocha da nossa Historia da guerra cierl, aqui o transcrevemos igualmente.

Art. 6.º A commissão juntar-se-ha immediatamente em 8. Miguel, e poderá transferir-se a qualquer das outras ilhas, ou em commissão formada d'entre os membros da mesma, quando as circumstancias assim o exigirem.

Art. 7.º Acontecendo que alguns dos membros nomeados não possa entrar em exercicio, ou seja impedido de continuar n'elle, a commissão nomeará provisoriamente quem o sub stitua, dando parte ao governo.

Art. 8.º São membros d'esta commissão, o visconde de Broges, o barão de Noronha, e os consetheiros Antonio Marino de Lacerda, sub-prefeito da comarca de Villa da Horta, mel de Medeiros da Costa Canto e Albuquerque, Jacintho la acio Rodrigues da Silveira, José Francisco da Terra Brum. e uarte Borges da Camara Medeiros.

o ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda en comba assim entendido e faça executar. Paço no Porto, em en de dezembro de 1832. — D. Peoro, Duque de Bragança — lose da Silva Carvalho.

### DOCUMENTO N.º 253

(Citado a pag. 153)

Sortida feita na esquerda do Douro, sobre Santo Antonio do Valle da Piedade

Porto, 17 de dezembro.

Hoje, pelas sete horas da manhã, uma força composta de uma parte do batalhão de caçadores n.º 3, e de destacamentos de outros corpos, atravessou o Douro defronte de Massarellos, e sem que o inimigo se apercebesse, saltou na praia da quinta do Cavaco, com destino a tirar de um armazem da companhia, estabelecido n'aquelle sitio, o vinho que ali se achava, e de destruir o convento dos frades de Santo Antonio, onde o inimigo alojava os seus piquetes, onde se interceptavam e espancavam as pessoas que d'aquella margem do rio pretendiam passar para a margem direita, onde finalmente se lbes tomavam o que traziam, o que a todos os res-

peitos favorecia por aquelle lado as especulações e host alidades dos rebeldes.

Desembarcada a tropa, uma parte de caçadores n.º 3 🙉 🤼 🖜 beleceu-se na cèrca do convento, e lançou os seus pique - des sobre a sua frente; o resto do batalhão occupou o camulação, que do sitio da ponte conduz a Santo Antonio do Valle Piedade, apoiando assur o flanco esquerdo da nossa lin-710 Sobre o flanco direito, e para baixo do armazem, que se via evacuar, collocaram-se os destacamentos de caçado > res n.º 5 e o dos voluntarios da senhora D. Maria II, e na r 🧸 🚛 guarda d'estes postaram-se em reserva uma parte do contingente do regimento n.º 18, e o contingente do regimento n.º 6; aquelles destacamentos fechavam com os seus pictuetes o terreno semi-circular que devia servir de base à nossioperação. Na frente do armazem a outra parte do contingente de infanteria n.º 18. postada em reforço, se achava 💨 🐠 alcance de sustentar promptamente as tropas que nece:- 8º tassem d isso.

Cada um dos nossos piquetes marchou á posição que so foi designada com o costumado sangue frio e coragema apenas ligeiramente incommodado pelos do minigo, que largaram diante dos nossos, ao seu modo ordinario, as su a trincheiras até á crista da montanha, onde os nossos se esta heleceram. Tinha já então começado a operação, e os articheiros tinham lançado fogo ao convento; porém, emquanto isto acontecia, o inimigo, desembocando em tres columnas de grande força, uma pela esquerda com cavallaria na frente, outra pelo centro, e outra pela direita, forçoso foi á nossa tropulargar as posições, e retirar-se sobre o ponto do embarque.

Aqui os barqueiros do Douro, amedrontados pelos tins de fuzil, que os rebeldes faziam do terreno superior ao armazem, do qual nunca ousaram descer, desampararam as barcas, e diflicultaram com isso a ultima parte da passagem, a qual comtudo se conseguiu concluir depois completamente. Em todo este tempo as nossas baterias da margem direita protegiam com a maior efficacia, e com grande prejuizo dos rebeldes, as nossas operações e movimentos.

par de que uma força não menor de 6:000 homens não biu que conclussemos inteiramente o projecto intenomendo chegaram à margem esquerda do rio sessenta de vinho, algum azeite, algum milho, gados e outros is, e ficou reduzido a cinzas o convento, que pelos já indicados não devia continuar a existir.

evendo isto ainda ao som da artilheria, não podemos to justo qual foi a nossa perda, a qual comtudo sabeae não exceden a 50 homens, entre mortos, feridos e 
ados. Não podemos tão pouco conhecer a do inimigo; tendendo ao effeito que os tiros hem ajustados da 
artilheria forçosamente haviam de produzir sobre as 
assas, devia semiliavida ser muito maior que a nossa 4.

## DOCUMENTO N.º 253-A

(Citado a pag. 463)

pelo qual D. Pedro ordenou que os dinheiros encontrados aas administrações dos tabacos nas ilhas dos Açores fossem mandados para o Porto

indo as actuaes e apuradas circumstancias, que para e face ás enormes despezas que pesam sobre a fazenfica com a sustentação do exercito e esquadra liberse tance mão de todos os recursos que a nação offecachando-se providenciada, pelo decreto d'esta data,
ação que o de 9 de julho ultimo deu ao liquido prolo tabaco, o qual por agora fica suspenso até ao fim
corrente mez e anno: hei por bem, em nome da raiforetar:

o recebedor geral da provincia dos Açores passe, logo la receba, a inspeccionar todas as administrações do

brtida de que acima se da noticia foi tão desastrada, que d'ella a botetim, publicando-se na Chronica do Porto o que superiorité, como artigo do redactor. N'ella perderam os constituciobomens, entre mortos, feridos e extraviados. tabaco existentes nas mesmas ilhas, remettendo immediatamente com a segurança necessaria para o thesouro publicadesta cidade o producto do referido genero, que se toda apurado ate ao fim d'este mez; e tomando contas aos actual administradores, proceda contra os que achar em falta, conformidade das leis, demittindo-os logo, e provendo no gar d'estes os que merecerem sua inteira confiança, dans me parte do resultado de tão importante diligencia.

O ministro e secretario d'estado dos negocios da faze assim o tenha entendido e faça executar. Paço no Porto. 8 de dezembro de 1832. — D. Pedro, Duque de Brayone — José da Silva Carvatho.

### DOCUMENTO N.º 254

(Citado a pag. 400)

Carta dirigida de Inglaterra por Luiz da Silva Mousinho de Albu que a Bernardo de Sá Nogueira, queixando-se da mudança inisterio, que tinha bavido no Porto em 12 de Janeiro de INL

Londres, 19 de janeiro de 1833.

Meu amigo do coração. — O marquez de Palmella tecto ha dias um forte catarrho, que o obrigou a guardar a canal. Ca ao qual sobreveiu um ataque de gotta, de que se acha felizimente já convalescente; isto o impede de escrever-fibe hap, e eu o faço em seu logar para remetter a v. ex.ª a tradução de uma carta, que elle marquez recebeu do capitão Napor D'ella verá v. ex.ª as idéas do dito capitão, e fará da de carta o uso que lhe parecer conveniente.

Parece-me que o plano por elle proposto é inteiramentimpraticavel, attentas as nossas circumstancias; mas, per carta verá v. ex.ª a boa disposição em que se acha aquebenemento official, e talvez entre as idéas que expende aguma se poderá encontrar que seja util ao serviço.

Até aqui o que diz respeito a cousas publicas; agora, prém, convem que eu falle, na qualidade de amigo vello, sem rebuço.

do meu amigo Bernardo de Sá, symbolo da deficadeza e la honra, figure n'uma lista de nomes como aquella em que na se acha.

É livre, porém, a cada um pensar e obrar como entende justo, e bem longe estou de querer influir o espirito de v.ex; mas en faltaria á franqueza de amigo, se lhe não desenvolvesse a minha opinião fra e desapaixonada, pois tenho dobá minha bilis todo o tempo de acalmar-se.

Ignoro se o intervallo entre a convalescença do marquet, e a chegada das respostas de Caning me permittirá ir a Parpara ver a minha família, que ali chegou, e que se reommenda ao meu amigo.

Adeus. Seu deveras amigo obrigado. = Albuquerque.

#### DOCUMENTO N.º 255

(Citado a pag. 176)

Instrucções dadas aos plenipotenciarios conde de Funchal e Luiz Antonio de Abreu e Lima, para tratarem junto do governo inglez de um armisticio dos belligerantes do Porto, e de uma plena pacificação do reino de Portugal

Officio expedido do Porto pelo ministro da guerra, Agostinho Jose Freire, ao conde do Funchal, em 11 de janeiro de 1833

Ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr. — Tenho a honra de transmittir a v. ex.<sup>no</sup> inclusas, não só as copias authenticas do alvará e decretos d'esta data, pelos quaes sua magestade imperial houve por bem exonerar da missão extraordinaria de que se achavam encarregados junto das côrtes de Londres, París e Madrid, o marquez de Palmella, Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, e Filippe Ferreira de Aranjo e Castro, mas também o alvará e copia do decreto pelos quaes o mesmo augusto senhor se digna de encarregar a v. ex.<sup>a</sup>, e a Luiz Antonio de

e Lima, de tratar perante os mencionados governos, asquer, dos interesses de sua magestade fidelissima, ora D. Maria II. e da nação portugueza, segundo as ções juutas, que são as identicas, que haviam sido datantecedentes negociadores, devendo v. ex.ª reclamar obre quaesquer actos, praticados alem das mesmas ções, que constituam a unica norma e medida dos ideres.

magestade imperial manda lembrar a v. ex.ª que no ser imposta uma suspensão de armas a ambos os s, de menhuma maneiro se entenda, que esta fóra respor sua magestade imperial, mas sómente por a logassim o julgar conveniente a bem da humanidade, eza de que o mesmo augusto senhor a não aceitará de qualquer fórma.

no a satisfação de acrescentar que sua magestade imme manda dizer a v. ex.\* que confiadamente espera zélo, lealdade, honra e patriotismo, o cabal desempes ponderosas funcções que é servido commetter-lhe. à guarde a v. ex.\*, etc. — Agostinho José Freire.

Instrucções para os plonipotenciarios seados para tratar de um armisticio e pacificação da nação portugueza

no Porto, 41 de janeiro de 1833.

gecto da missão dos plenipotenciarios que sua magesaperial, o duque de Bragança, agora nomeia, é pratimaiores esforços para conseguir a inimediata interda Inglaterra, só, ou conjunctamente com a França, la França e Hespanha, ou finalmente com as outras a potencias, se assim parecer inevitavel, a fim de pôr la guerra civil que assola Portugal.

obter este objecto é indispensavel que se imponha ogo uma suspensão de armas aos dois partidos bellis em Portugal, e que a contenda possa depois termipacificamente por uma negociação, em que intervenham como mediadores, on como arbitros o gover#10. @ governos acima mencionados.

As principaes rasões allegadas para se obter a internação parecem ser a impossibilidade já quasi reconhecida de que um dos dois partidos destrua completamente o outre por meio da guerra, a duração que esta já tem tido, e a barbaridade que haveria em a deixar continuar.

Se conjunctamente com o armisticio se podér obter o conhecimento da rainha, a saída do infante D. Miguel, com condições que se estipularem, ou uma promessa destes o piectos, ou algum signal tendente a esse fim, será este o piectos, ou algum signal tendente a esse fim, será este o piectos, ou desiderandum, e inerecerá ser comprado à custa grandes sacrificios, no caso de serem requeridos, entrandoreste numero até mesmo alguma cessão de territorio, que não seja no continente da Europa, ou ilhas dos Açores.

No caso, porem, de se não poder conseguir este primere desiderandum, o que immediatamente deve solicitar-se e, pelo menos, o armisticio, para negociar-se por intervenção da potencia, ou potencias designadas, sem a menor referencia antecipada, directa ou indirectamente, ao reconhecimento do senhor infante D. Miguel.

Os plenipotenciarios não poderão annuir a condição alguma, que implique um tal reconhecimento, nem tão pouco a idéa do futuro casamento da rainha com seu tio.

No caso de ser proposta pelas potencias qualquer alteração na carta constitucional portugueza, declaração os plempotenciarios não poder aceital-a como obrigatoria, sem que a nação reunida em córtes a approve.

Divide-se, portanto, a negociação em duas partes :

- 1.ª Conseguir immediatamente o armisticio, com quarquer condições, que não impliquem o reconhecimento immediato, ou futoro do senhor D. Miguel, ou o seu casamento com a rainha.
- 2.ª Annunir às bases de uma pacificação geral da nação portugueza, debaixo da intervenção, ou arbitragem das potencias designadas, com tanto que seja reconhecida a rainho, garantindo-se-lhe o throno, segundo os tratados existentes.

ou por meio de um novo tratado, que não proponha o casamento da rainha com seu tio, nem se ponha em pratica alteração alguma, que as potencias julguem dever fazer-se na carta, sem que a nação reunida em côrtes a aceite.

Quaesquer proposições, alem das que ficam ditas, que possam ser feitas depois de obtido o armisticio, serão tomadas ad referendum pelos plempotenciarios.

Sendo os plenipotenciarios nomeados o conde do Funchal, e Luiz Antonio de Abreu e Lima, o primeiro d'elles, e na sua talta o segundo, será encarregado de tratar directamente com os ministros estrangeiros; mas para a validade de qualquer tratado definitivo exige-se a assignatura de ambos os plenipotenciarios. — Agostínho José Freire.

## DOCUMENTO N.º 256

dhtado a pag. 2021

Noticia official da sexta sortida, feita sobre o monte do Crasto e estrada de Mathosinhos, no dia 25 de janeiro de 1833 (Boletim u.º 12)

Porto, 26 de janeiro de 1833.

O marechal-major general do exercito libertador sain hontem, á uma hora da tarde, á frente de uma força de 1:200 a 1:300 homens de infanteria, 4 peças de artilheria, 60 lanceiros e 20 guias.

Tendo por objecto examinar as forças do inimigo pelo lado de Mathosinhos, o marechal se dirigiu com a referida força pelo caminho de Lordello ás alturas do Pastelleiro, e fez occupar, em frente de S. João da Foz, as posições que cobrem o Pharol, depois de haver feito expulsar d'ellas os postos inimigos. Dispostas assim as suas tropas, o marechal devia esperar, para continuar o seu movimento do lado do mar, que os navios de guerra, destinados a concorrer n'esta empreza, se approximassem da costa fronteira ao monte do

Crasto, como tinha sido convencionado com o vice-almirante. Sartorias; mas ao principio uma completa calmaria, e depoi um vento contrario fizeram com que o vice-almirante sachasse na maior difficuldade para tomar posição sobre a tenha de operações, e esta demora inesperada, de pouco maio ou menos duas horas, deu ao inimigo tempo de fazer mas char as suas forças de diversos acampamentos para reforça o ponto atacado. Com effeito, tendo-se achado dentro de pouco tempo 7:000 a 8:000 homens em frente dos nossos tres batalhões, foi necessario todo o valor dos nossos bran soldados para se sustentarem em suas respectivas posiçõe contra forças que chegavam successivamente do centro de linhas inimigas sobre a direita da nossa força, que se achar engajada em fogo com o projecto de nos cortar.

O monte do Crasto foi alacado e tomado pelas nossas tro pas com a maior intrepidez ás quatro horas da tarde, apena dois navios de guerra poderam postar-se no logar conveniente. Aquella posição foi conservada, queimadas e destruidas as obras, que o inimigo ali tinha feito construir, este brilhante golpe de mão foi executado n'um momento, com a maior impetuosidade, retirando-se o inimigo, ou anta fugindo a toda a pressa, e na maior desordem.

Sobre a direita em frente da Casa do Pastelleiro o inimigo fez os maiores esforços para tornear a nossa direita, e apo derar-se do camunho do Porto: mas elle foi repetitido po differentes vezes, até se abrigar detrás dos seus intrincte, ramentos: e depois das oito horas, havendo duas que tiob cessado o fogo, quando o mare hal o ordenon, as tropas voltaram pelo mesmo camunho de Lordello para as posições que occupavam antes de começar-se este movimento; e mesmo praticaram então as tropas que tinham tomado monte do Crasto, e o acampamento do immigo entre Mathosinhos e aquella posição, voltando para as em que se achivam na Foz e proximidades.

A perda do mimigo foi muito consideravel; informaçõel obtidas por boas vias a fazem subir a mais de 600 homem mortos e feridos. A nossa consistiu em 18 mortos e 95 feri-

dos, comprehendendo-se 6 officiaes no numero dos feridos, e no dos mortos.

Durante todo aquelle glorioso combate, o marechal teve occasião de observar pessoalmente a intrepidez e bravura, que tanto caracterisam nossos valentes guerreiros, e de ceruticar se que com taes tropas não póde tardar o completo triumpho da liberdade sobre o despotismo.

# DOCUMENTO N.º 257

(Citado a jing, 233)

Ataque feito a Lordello, e Casa do Pastelleiro, pelas tropas miguelistas, no dia 4 de março de 1833 (holotim n.º 43)

Sua magestade imperiat, o duque de Bragança, commandante em chefe do exercito libertador, convencido da necessicitade de defender a todo o custo a bella posição da Casa do Pastelleiro, a fim de segurar quanto possivel fosse os meios des desembarque em S. João da Foz, den as suas ordens a sex.º o marechal major general, o qual depois de ter recontrocido o terreno, determinou as obras de fortificação de que deveriam fazer se n'este ponto, e encarregou da execução d'ellas o marechal de campo conde de Saldanha. Este official general desenvolveu tanto zelo e actividade na conclusão d'estes trabalhos, quanta habilidade e coragem mostrou em defendel-os.

Da quinta do Salabert até Lordello, da casa do Pastelleiro até Nossa Senhora da Luz, n'este largo espaço em que nada existia ha dez dias, póde o general Saldanha repellir no fim d'elles todos os esforços do exercito inimigo.

1 Estas obras foram feitas por arbitrio deliberativo do geral Saldantia, o qual por meio d'ellas prestou o mais importante serviço militar da sua carreira a causa liberat. Do dia 3 para o dia 4 o marechal major general, tendo são de acreditar que seriam atucados, fez prevenir os goraes, e tomou as suas disposições em consequencia. Confecto, no dia 4 ao romper da manhã, o inimigo se apre sobre em toda a linha, dirigindo um falso ataque sobre as anhas do Porto. Este engano era demasiadamente grosso para induzir em erro o official ainda menos experimenta. O general Saldanha, que commandava os postos exteror sobre a nossa esquerda, tomou immediatamente as disposições seguintes:

O coronel Pacheco foi encarregado de defender o reducto do Pinhal, á esquerda do Pastelleiro, com um batalhão de regimento de infanteria n.º 10, debaixo das ordens do majero Carneiro, e com o primeiro batalhão de marinha, comma dedado pelo coronel Osorio.

O major Cabral, commandando infanteria n.º 3, defenc la com uma porção do seu regunento a posição da casa do Parestelleiro. A flecha que liga estas duas obras estava occupa ela por um piquete forte de dois destacamentos do terceiro e do decimo.

O coronel Fonseca, governador do castello da Foz. tinha feito occupar, em consequencia das ordens do general conde de Saldanha, a posição da Luz pelo primeiro batalhão movel commandado pelo major Rangel.

A communicação entre o Pastelleiro e Lordello toi confiada ao bravo major Shaw, tendo debaixo das suas ordens um destacamento escocez, e os voluntarios inglezes conhecidos pelo nome de Rifle-men.

Lordello estava occupado por um batalhão do regiment de infanteria n.º 9.

Ao romper do dia o inimigo lançou uma nuvem de atiradores sobre a primeira linha das nossas fortificações; o general Saldanha prohibiu que se respondesse ao fogo que ellefaziam. Aquelles atiradores eram seguidos por destacamentos fortes, que precediam as suas columnas, as quaes se dirigiam com fileiras unidas para o ataque das obras. Estacolumnas marcharam com algum vigor contra as posições de Lordello, da casa do Pastelleiro, do Pinhal, e sobre os pontos de communicação entre estas posições. Ao mesmo tempo outra columna se dirigia entre a posição do Pinhal e Nossa Sentiora da Luz; e emquanto uma companhia do regimento n.º 3, debaixo das ordens do capitão Moniz, sustentado por duas companhias de n.º 10, ás ordens do major Magalhães, carregava vigorosamente á baioneta esta columna, o inimigo recebido á queima-roupa pelas nossas bravas tropas, juncava o terreno com os seus mortos, os quaes caíam por effeito das nos sas baionetas, do fogo da nossa mosquetaria, e da metraque lançavam as peças das nossas posições.

Im punhado de escocezes, e os Rifle-men do major Shaw, im um destacamento de caçadores n.º 12, ás ordens do comel Queiroz, repelliu com a maior intrepidez os ataques, inimigo executava dianto dos seus intrincheiramentos, in rigindo em todos os pontos sobre as nossas tropas um vissamo fogo.

Debalde pretenderam os officiaes rebeldes fazer tornar à l'arga os seus soldados: o sangue frio com que os nossos bravos os esperavam os enchia de terror: os foguetes incendiarios lançados do forte de Nossa Senhora da Luz, e a artifleria do Pastelleiro completaram a total derrota d'estes estenos do usurpador.

Assim se concluiu este ataque, em que tiveram parte 10:000 rebeldes contra 1:400 dos nossos sómente, visto que nenhuma das reservas teve occasião de entrar em fogo; tal foi a valentia e a coragem com que aquelles poucos bravos se bateram!

O exercito libertador perdeu dois officiaes: o coronel Pacheco, ferido desde o principio da acção, não quiz desamparar o seu posto; mais 10 officiaes foram feridos levemente; tivemos 13 soldados mortos e 34 feridos. Assim os officiaes, como os soldados, todos rivalisaram de coragem e de brasura n'este glorioso combate.

O general Saldanha cita com elogio o modo por que se honveram o coronel Menezes, de infanteria n.º 9; o major Cabral, commandante de n.º 3; o coronel Queiroz, de caçanoc. The Forestal governation da Foz, on the engenheuros; o major Stave occurrent Osorio, commandante do promote Forestal de la commandante do promote Forestal de la commandante do article de la commandante do Rolle de la commandante del commandante de la commandante d

The common tenders found, ajudante de cam

se es a mete a como aprenda que ha dias fez

as

som es a mete a como aprenda que ha dias fez

as

som es a mete a como aprenda que ha director

som estados som es escarregado da director

som estados som estados parte n'este com

se estados som estados som parte n'este com

se estados som estados som parte n'este com

se estados som estados est

de maintes de responde accepta, comée de Saldanha, a compet processió O Ferrando de Ameria o tenente Lorge Warres et la capata de maioras. Jos puns Cartos Fernandes de Como le el tenente D. Miguel Ximenes, que servem no estado maior de general como voluntarias, corresponderam a tenensa contiancia que o conde de Saldanha n elles tem. O capatal Salu, addido ao estado maior, conduzindo à cargo uma companha de infanterra n.º 3, teve o seu cavallo morto.

O maper graduado, Magalhães, de infanteria n.º 10; o capuño Mezz; o tenente Veiga, de n.º 3, e o tenente E. Smith Boreago, dos escocezes, houveram-se de um modo tão disuncto, que mereceram ser particularmente recommendados à tenesciencia de sua magestade imperial.

O modo per que se conduzin o segundo tenente de artithoria, Jose Victorino Damazio, é superior a toda a expressão: tendo sido atravessado por uma tola, apenas se lhe for a primeira cura, voltou ao seu posto, tornou a tomar o commando da sua peça, e só á força de repetidas ordens expressas consentiu em retirar-se.

O cirurgião mór da segunda divisão. Queimado, distin

gum-se pelo cuidado com que tratou os feridos, e com que dingiu aquelle serviço.

O general conde de Saldanha deu os maiores agradecimentos ao intendente multar em chefe Vallade, o qual, emquanto durou a acção, duas vezes se lhe apresentou, e tomou todas as medidas convenientes para que nada faltasse no serviço da sua administração. .

S. ex.", o sr. marechal, terá a maior satisfação em levar á presença de sua magestade imperial, o duque de Bragança, os nomes de muitos officiaes, officiaes inferiores e soldados que pela sua coragem téem direito á consideração do mesmo jugusto senhor.

A perda do inimigo deve ter sido consideravel; 300 cadaveres deixados em roda das nossas posições, o numero dos que vimos que o inimigo levou, a quantidade ainda maior los feridos que elle pôde retirar, faz crer que teve mais de 1:500 homens fora do combate.

Desde as tres até às nove horas da manha tinha o inimigo dirigido sobre a Serra o fogo de todas as baterias, que podem descobrir aquella posição, e continuou toda a noite até no dia 4 pelo meio dia. Mais de mil bombas, ou balas, lançou contra aquella posição. As oito horas da manhã saíu o inimigo do campo das Caravelas, e se dirigiu para a igreja de 8. Christovão, e tomando depois o caminho de Quebrantões pelo Pinhal, se approximou do muro da cerca. Pouco antes das nove horas outra columna saiu do mesmo campo, e se dirigiu pelo lado da Fervença em frente da direita; pouco lepois formou-se uma linha de atiradores ao longo do muro. rompeu o fogo.

O general Torres ordenou á tropa que não atirasse; mas ez começar o fogo de artilheria sobre as reservas do inimio, que se descobriam ao longo de um muro junto de S. Chrisovão, e do lado da Fervença. Immediatamente o fugo dos tiradores cessou; as reservas retiraram-se, e não appareceam mais. Foram feridos por esta occasião 1 official, 3 solados da guarnição, e 2 trabalhadores.

## DOCUMENTO N.º 258

(Citado a pag. 270)

Tomada do monte das Antas pelos constitucionaes em 24 de março de 1833 (boletim n.º 44)

Sua magestade imperial foi informado de que o inimização não obstante a inutilidade das suas passadas emprezas, mesditava comtudo tentar ainda a sua má fortuna, e dirigir mais um ataque contra as nossas posições. Era sabido que quara isso tinha o inimigo tomado medidas de prevenção; que tinha feito construir de fachina parapeitos volantes, carregar carros com escadas de mão, e determinar outros preparatiros similhantes, os quaes devendo ser-lhe perfeitamente mutes na occasião, lisonjeava-se elle ao menos, que poderiam servir-lhe para animar a moral dos seus soldados, que reconhece cada dia mais abatida.

Era sabido por sua magestade imperial, que as forças do inimigo iam ser augmentadas por tropas que a toda a pressa tinham marchado de Lisboa, a fim de supprirem até cerlo ponto as perdas que o seu exercito tem soffrido em todos os combates, e que os generaes inimigos esperavam achar nas novas tropas o alento e enthusiasmo, que não se encontra nos soldados que até aqui commandavam.

Sua magestade imperial, tranquillo sobre a defeza da nossa esquerda, pelas obras que ali se haviam construido, tinha ordenado que se fortificasse na nossa direita a posição das Antas, até então occupada sómente pelos nossos piquetes : esta obra tinha começado na noite do dia 23. Pelas onze horas da manhã do dia 24 o tenente general duque da Terceira, primeiro ajudante de campo de sua magestade imperial, e commandante da primeira divisão do exercito libertador, recebeu parte que o inimigo, em força de 2:000 a 3:500 homens, fazia um movimento sobre as alturas para o lado da nossa direita, e parecia propor-se a atacar e destruir aquella obra

penas começada. Em consequencia d'esta communicação, lirigindo-se logo aquelle general ão ponto atacado, achando- já então os piquetes engajados no fogo contra forças mui operiores do inimigo, deu as suas ordens para que as tro- as, que guarneciam o primeiro e segundo districtos, estives- em promptas a operar, se fosse necessario.

Emquanto isto se passava, o inimigo tinha reforçado conaderavelmente o ataque, e os nossos piquetes avançados,
brigados a retirar-se sobre as suas reservas, tinham vindo
omar posição mais perto da linha. Esta circumstancia facilipu ao inimigo a occasião de derribar as poucas pipas que já
a achavam collocadas, e de entulhar precipitadamente uma
scavação de 3 ou 4 braças de terreno, que devia servir para
a fosso da obra projectada.

Sua magestade imperial, que apenas recebeu a communiação, se tinha dirigido ás linhas, acompanhado de s. ex.a, o narechal major general, e de todo o estado major, comprebendeu desde logo que aquella tentativa contra as obras era apenas um pretexto, e que a força desenvolvida pelo inimigo sobre a nossa direita era uma diversão destinada a favorecer am ataque verdadeiro sobre a nossa esquerda, e por consequencia uma repetição do projecto do dia 4. Esta idéa foi promptamente confirmada, porquanto o inimigo bem depressa rompeu o fogo de todas as suas baterias sobre os differentes pontos da nossa extrema esquenda, desmascarando com isso o seu projecto, que elle suppunha ter até ali habilmente disfarçado. Ao mesmo tempo o general conde de Saldanha, commandante de todas aquellas posições, participou a s. ex.2 o marechal major general, que o inimigo começava a sair dos seus intrincheiramentos em tres columpas; forçoso foi então observar a marcha d'aquelle ataque na esquerda, entretendo na direita o fogo dos atiradores iniinigos, cujas columnas de reforço, receiando exporem-se ao logo das nossas baterias, não ousavam adiantar-se das suas primeiras posições.

Eram tres horas da tarde quando o general conde de Saldanha fez constar que as columnas, que havia annunciado, tendo-se dirigido a passo accelerado sobre o reducto do Pinhal, que defendia o coronel Torres com parte do regimento
n.º 6, do seu commando, aquelle ataque fora vigorosamento
repellido, com muita perda do inimigo, e que a resistencia
de tal modo o amedrontára, que apesar de repetidas orden
e esforços dos seus officiaes, a tropa não ousára atacar d
novo; que entretanto outra columna tentára dirigir-se
Pasteleiro; porém, que exposta, desde o momento em que
se mostrou ao nosso fogo de artilheria e dos foguetes
Congreve, não chegára a effeituar o seu ataque, e fugira em
completa desordem.

Inutilisado assim o projecto do inimigo sobre as nos sessivos posições da esquerda, ordenou sua magestade imperial un mediatamente a s. ex.4, o marechal major general, que fize se occupar a posição das Antas.

Apenas o general duque da Terceira recebeu as orce de sua magestade imperial, fez destacar duas columnas; a primeira, composta de um destacamento de infan Leria n.º 9, commandado pelo coronel graduado, Manuel Joac y uin de Menezes; de outro do regimento de infanteria n.º 10, commandado pelo major José Carneiro Vaz de Carvallio, e de um batalhão do segundo regimento da brigada real da marinha, commandado pelo major Brownson.

Esta columna, às ordens do brigadeiro Schwalback, sainde pela estrada de Vallongo, devia atacar a esquerda da posição que o inimigo occupava em maior força, e cortar a communicação d'esta com a que elle tunha à esquerda da mesma estrada. Entretanto outra columna, commandada pelo coronel graduado, Francisco Xavier da Silva Pereira, devia combinar os seus movimentos com aquella primeira, atacando, pela direita do inimigo, a posição das Antas.

Esta segunda columna era composta do primeiro batalhão do primeiro regimento da brigada real da marinha, do commando do major Sadter: de um destacamento do regimento de infanteria n.º 3, commandado pelo capitão José Antomo da Silva Aranjo, e de outro pequeno destacamento do hatalhão de cacadores n.º 5.

coronel Xavier atacou intrepidamente a posição, a qual imigo abandonou logo; sendo, porém, mais fortemente ado pelas suas reservas, voltou à carga, e umas e outras las disputaram vivamente o terreno, no qual foi ferido ito gravemente o major Sadler, official de grande mereento. Emquanto isto acontecia, a columna do brigadeiro walback atacava impetuosamente, e desalojava o inimigo ua esquerda; e este ataque, conduzido com o melhor reado, restituiu à columna, que operava pela esquerda, a lagem que ella tão vigorosamente havia disputado.

esde esse momento forçoso foi ao inimigo, rechaçado nas posições, retirar-se com precipitação aos seus intrinramentos, e deixar restabelecer os nossos piquetes alem odas as posições que d'antes occupavam. A este tempo llaram tres esquadrões de cavallaria inimiga, que parequererem ameaçar a columna do brigadeiro Schwalback. Itão 80 lanceiros, commandados pelo major D. Antonio Itello: 30 officiaes do corpo de guias, commandados pelo inte Matheus Caldeira; e 28 voluntarios nacionaes de catria, commandados pelo major Simão Infante de Lacerda, hram com a maior rapidez a conveniente posição, para papor a qualquer projecto da cavallaria inimiga, a qual se enton em tomar formatura, e continuar a ser espectalindifferente da vergonhosa fuga da sua infanteria.

o mesmo tempo em que tentou o ataque das Antas, tio inimigo prolongado sobre a sua direita uma linha de
idores, na intenção de proteger aquelle ataque, distralo com isso a nossa attenção, e procurando entreter por
lle meio as nossas forças mais proximas ao ponto atal; porém, um piquete nosso, commandado pelo capitão
torbo, do regimento de voluntarios da rainha, combinado
los movimentos de outro piquete do regimento de infann.º 10, ás ordens do tenente Moraes, carregou o inil alem da Casa Negra, desalojou-o d'aquelle ponto, no
se estabeleceu, e collocou na Casa Amarella, na frente
la, as suas avançadas.

a ao cair do dia; nos estavamos inteiramente senhores

Eugenio Ferrão, e Francisco Martins Teixeira: o primendo dito, José Luiz da Veiga; o aspirante a official do dito, João Innocencio Spinola; o tenente do dito. José Herculano Ferreira Horta; o capitão do regimento de voluntarios de rainha, José Joaquim de Almeida Moura Coutinho; o soldado do dito corpo, Antonio José Fraga; o segundo sargento de artilheria, José Pereira do Nascimento; e os cirurgiões mores, José Antonio de Azevedo, e José Maria Queimado.

Especifica como benemerito e digno de elogio, o capitio Wright, que achando-se preso para responder a conselho de guerra, solicitou e obteve licença do seu commandante para commandar a sua companhia.

Participa o general que o coronel graduado, Francisco Nevier da Silva Pereira, elogia o comportamento de toda a força que esteve debaixo das suas ordens, fazendo especial e bem merecida menção dos officiaes e mais individuos do batalhão de caçadores n.º 5, por ser este corpo, desde o principio do ataque, o que sustentou o fogo do inimigo com o seu costomado valor.

Emquanto na nossa direita obtinhamos tantas vantagens era igualmente rebatido o inimigo na esquerda da linha pelo general conde de Saldanha, que soube n'este dia augmenta a gloria, que já lhe cabia pela acção do dia 4.

Por esta occasião o general conde de Saldanha recommenda o capitão Guedes, commandante da artilheria do reducto do Pinhal; o capitão Sola, que fez as vezes de cher do estado maior; e agradece aos outros officiaes d'elle a intrepida coragem e boa vontade com que desempenharam os seus deveres.

Não é facil dar uma idéa exacta da tranquillidade que n'este dia, bem como em todos os de combate, se observava na povoação d'esta leal cidade, e o enthusiasmo e sangue fracom que os seus habitantes armados corriam ás trincheiras. Os batathões nacionaes, os provisorios e de empregados publicos, mostraram n'esta circumstancia a mais determinada vontade e melhor espirito, e rivalisaram em coragem e em patriotismo com os nossos soldados convalescentes, aos quaes

de pode impedir que viessem tomar parte no combate. No o do Bomfim, sabendo o povo que uns pranchões, que itiam n'aquella bateria, eram necessarios para facilitar a da da cavallaria, estabelecendo a ponte na estrada de Valgo, espontaneamente correram homens e mulheres para e serviço, e o fizeram com tal presteza e boa vontade, que pouco tempo a ponte foi estabelecida.

perda que tivemos na nossa direita foi de 132 mortos e dos, incluindo no numero dos primeiros 4 official, e nos fundos 114. O inimigo deixou sobre o campo de batalha mortos, e ficaram em nosso poder 63 prisioneiros, no pero dos quaes se inclue 1 official. No numero dos morloi encontrado um major de voluntarios realistas, que uma carta que se lhe achou se conheceu ter side um disto satellite da usurpação; eram-lhe promettidos n'ella, nome do usurpador, premios e recompensas pelos releles serviços prestados ao seu partido; assim a perda too inimigo n'este ponto deve ser avaliada pelo menos em 00 homens. A tropa inimiga que ali atacou as alturas das is, e que ali se engajou no fogo com a nossa, era em nuo de 3:500 a 4:000 homens, aos quaes oppozemos 1:000 200, pois havendo-se retomado a posição, não se tornou essario que as nossas reservas entrassem em combate. bem para notar que o inimigo apresentou em frente das columnas a tropa, que acabava de chegar de Lisboa. ita disposição esperavam os generaes do usurpador haum melhor resultado para o partido que defendem. Maladas foram as suas esperanças; e pela complet i derrota n'este dia experimentaram, já conhecem os recem-ches qual seja a sorte que os espera, se ousarem apparecer ampo contra os bravos que compõe o exercito liberta-

obre a nossa esquerda tivemos 25 feridos e 1 morto, en-

segundo o mappa apresentado ás cortes, pelo ministro da guerra 334, foi de 236 homens, a saber: 21 mortos, 212 feridos, e 3 exidos. trando no numero dos primeiros 2 officiaes, dos quaes i mortalmente. A nossa tropa achava-se a coberto nos reductos e intrincheiramentos, e o inimigo a descoberto. Na sua tentativa de ataque soffreu um immenso estrago, que lhe causou o vivo e bem dirigido fogo de metralha e foguetes de Congrève. Das circumstancias relativas aos atacantes e aos nossos, e do mesmo numero dos feridos da nossa parte fica evidente que, apesar de não se poder designar ao certo qual fosse a perda do inimigo n'aquelle ponto, ella deve tersido muito consideravel. Não se sabe com que força o inimigo tentára aquelle ataque, mas foi n'elle repellido pelas tropas que ordinariamente guarnecem os pontos que ameagaram, e nenhum reforço foi necessario mandar em seu aporo.

Tal foi o resultado d'este dia glorioso para as arma de sua magestade fidelissima a rainha, a senhora D. Mara ll

## DOCUMENTO N.º 259

(Ditado a pag. 280)

fomada do monte Covello pelos constitucionaes em 9 e 10 do abril de 1833 (boletim n.º 15)

Tal é a desanimação em que se acha o exercito usurpada pelas perdas que tem solfrido nos ultimos combates; to grande foi a que teve no dia 24 do mez passado, que sómen quinze dias depois é que appareceu, tentando fortificar-sem monte Covéllo. Logo que sua magestade imperial foi informado d'este projecto do inimigo, ordenou a s. ex.ª o marchal major general, que fizesse occupar aquella posição.

N'esta conformidade o marechal major general, depois o haver reconhecido as posições do inimigo, e designando o pontos pelos quaes devia ser dirigido o ataque, deu order ao tenente general duque da Terceira, primeiro ajudante d campo de sua magestade imperial e commandante da pri eira divisão, para que na tarde do dia 9 fosse tomado penossas tropas o monte Covêllo; que fossem destruidas as ctificações contra nós construidas, e immediatamente lentado um reducto pela fórma que lhe foi indicada com os teriaes que o inimigo ali tivesse reunido, e com os mais cios que seguidamente lhe seriam enviados, devendo coeçar o ataque á hora que lhe foi determinada, e no qual deria empregar uma força de 600 homens, commandados lo coronel Pacheco.

A esta força ordenou igualmente s. ex.ª, o marechal major meral, que se unisse o ajudante de campo de sua magesde imperial, sub-chefe do estado maior general, Balthazar Almeida Pimentel, para fazer dirigir as operações d'aquelataque, segundo as instrucções que lhe dera. Este official na manhã do dia 9 havia sido encarregado do reconheciento das posições do inimigo, cuja commissão desempelou com a sua costumada pericia e actividade.

A força que marchou contra o inimigo era composta dos estacamentos do batalhão de caçadores n.º 12 e infanteria 3. 9 e 10.

Ás cinco horas e meia da tarde sua magestade imperial, ompanhado por s. ex.º o marechal major general, e de todo estado maior, se dirigiu ás linhas, d'onde observou todos movimentos das nossas tropas, e o bom desempenho com te o general duque da Terceira executou as suas ordens. Dividida a nossa força em duas columnas, a primeira comitta dos destacamentos de n.ºº 9 e 12, achava-se formada estrada da Cruz da Regateira, e a segunda composta dos stacamentos de n.ºº 3 e 10, estava formada na estrada do rio.

As seis horas da tarde, tempo que havia sido marcado ao nente general duque da Terceira, para se effeituar o ataque, coronel graduado Pacheco fez avançar a passo accelerado primeira columna, dirigindo-se caçadores n.º 12 sobre a querda do monte Covello, e o n.º 9 de infanteria sobre a sa da Nora, aonde estava collocado um piquete forte do migo; ao mesmo tempo a segunda columna se poz em

atacou as posições, que vantajosamente occupava o l se deve a brevidade com que nos assenhoreámos do Covéllo, que as tropas do usurpador vergonhosamen donaram.

Ali se encontrou todo o material com que tentava pletar as fortificações já começadas; estas foram immente destruidas, e os materiaes empregados na consdo nosso reducto, de que havia sido encarregado o graduado de artilhería Costa, que voluntariamente offerecido para este serviço, o qual effectivamente do nhou com a maior actividade e intelligencia, começado mediatamente as obras, nas quaes foi de grande util auxilio, que voluntariamente prestaram os volunta companhia do capitão Mesquita, do batalhão provis Santa Catharina.

Ao mesmo tempo que atacámos o monte Covéllo, ral duque da Terceira ordenou ao coronel Xavier que avançar os piquetes dos voluntarios da rainha e de res n.º 5, para distrahir a attenção do inimigo. em quencia do que os nossos piquetes engajaram um vivissimo.

O inimigo tentou durante a noite retomar a posiç havia perdido, dirigindo um ataque sobre o monte di Este ponto achava-se defendido pelo destacamento di teria n.º 3, o qual reforçado por uma companhia do pi regimento da brigada real da marinha, que se achava Petas quatro horas da manha do dia 10 havia cessado o tiro tero da parte do inimigo, e as nossas tropas se retiraram,
de ixando para guarnecer o reducto do Covello tres compala la sa do regimento n.º 10, e mais 100 homens de caçadores
a. º 12, e infanteria n.º 9, que ficaram occupando as casas
de molidas sobre a direita do mesmo monte.

Pelas cinco horas da manhã o inimigo, augmentando a sua rça pelos regimentos n.º 7, 19 e 22, tentou novamente temar as posições; quatro vezes avançou, e outras tantas vergonhosamente rechaçado pela pequena força que se acthava no reducto e immediações. Emquanto o inimigo dirigia este ataque sobre o mesmo Covéllo, uma força que tinha destacado sobre Paranhos, marchava em direcção ao unoute da Secca; então o general duque da Terceira fez occupar aquelle ponto por duas companhias do segundo regimento da brigada real da marinha. Esta força sustentou a posição que lhe fôra confiada, repellindo o inimigo em força muito superior, e á ponta da bayoneta o fez fugir na maior precipitação e desordem, deixando em nosso poder 27 prisioneiros, entre os quaes fofficial de infanteria n.º 12.

Quatro companhias do regimento de infanteria ligeira da rainha haviam sido mandadas tomar posição na estrada da Aguardente, a fim de servirem de corpo de reserva; uma Westas avançou para supportar o posto occupado á direita do Covello, quando a apparição na estrada da Cruz da Regaleira de uma força inimiga, ameaçava um novo ataque. Esta companhia engajou-se logo, e carregando impetuosamente a força inimiga, a levou até aos seus intrincheiramentos, voltando depois à posição que occupava sobre a estrada. Frustradas todas as esperanças do inimigo poder retomar as posições do monte Covéllo, quiz tentar a sua fortuna por outro ponto. Pelas onze horas da manha do dia 10 sairam quatro columnas do inimigo dos seus intrincheiramentos, e a passo accelerado vieram em direcção aos postos avançados de infanteria n.º 13, do commando do tenente coronel José Pedro Celestino, que defendiam a posição de Lordello.

Não obstante a superioridade que em numero tinha da sua

parte o unimigo, o bem dirigido fogo dos nossos soldi a firmeza com que conservaram seus postos, de tal atemorison as forças rebeldes, que não ousaram a alem das posições que ordinariamente occupam os quetes. Para melhor direcção do fogo da bateria da do Wanzeller, foi preciso mandar retirar da fabrica de nes um paquete nosso que ali se achava postado. D'e cumstancia se aproveitou o inimigo, occupando aquello o que sendo observado pelo general Brito, havendo p do o mesmo poquele per duas companhias do segund mento de mianteria da ramba, ordenou que retor aquella fabrica, o que foi executado com a major intri carregando a toxoneta o minuzo, e fazendo-o alund possible que pouce tempo occupara. Assim d'este an que so teve o immigo em resultado uma pova derrot would have em ouvernar um touten de lance ale asi horas da tarde

Pelas sete biras da martia di dia 10 a immigio n também e festo em todo a estección da feto dos pi que orbrem a altura das limites, seccia peper e las pela debit to do commende de serve : Un er, e consult exacts brown do rement in sin, as it forests silve on protestarion times a mari di Parasi. Ad digras e sesa da dande o comogrador ser se o secueld lume to stôre a bless . He ha had be mad tout ! maniferes que o facecia, de viga des a "o ale ol acidingue de avançan, que propues de bias consilipar taile is a complete of Beside a color telescope director and state initials, of farming a bubble call, the M to distributed from the first transfer than the first transfer transfer than the first transfer transf on large of the Colorest order form But in the colorest e majore to reduce no pain to the resonance received magestad motera, armigidada de sisti o a while confidence within the party being in these of on to this i standing in the street i the in it is 1112 " PER

A results from these for continuous, a federal challenger of

juntou novos louros aos que tantas vezes tem colhido sobre campo da honra em defeza da patria e da rainha.

Mereceu a consideração do mesmo general a maneira e boa vontade com que, debaixo de um vivo fogo, quarenta voluntarios do primeiro batalhão fixo foram reforçar a guarnição do monte Covéllo.

O general conde de Saldanha, com a actividade que lhe é propria, conservou a maior vigilancia sobre todo o districto do seu commando nos dias 9 e 10; e n'este ultimo, por occasião do ataque sobre Lordello, mostrou a intelligencia e pericia de que é dotado.

O brigadeiro Brito, pelas acertadas disposições com que distribuiu a força debaixo do seu commando, é digno de todo o louvor e elogio.

Todas as baterias, desde a dos Congregados até à da Ramada alta inclusivamente, pelo bem dirigido fogo que fizeram, em muito concorreram para o bom resultado que tivemos em todos os engajamentos dos dias 9 e 10, e por isso o brigadeiro commandante geral da artilheria, José Baptista da Silva Lopes, e os commandantes e mais artilheiros nas mesmas empregados, merecem os elogios devidos à sua intelligencia.

S. ex." o marechal major general, reconhecendo o brioso comportamento e valor dos officiaes e mais praças, que n'estes de combate souberam desempenhar os seus deveres, terá a satisfação de apresentar a sua magestade imperial os nomes de todos aquelles que mais se distinguiram, para serem

devidamente recompensados como merecem pelo mesmo augusto senhor.

A nossa perda n'estes dois dias foi de 24 mortos e 74 feridos, entrando no numero dos primeiros 1 official, e no dos segundos 5.

A perda do inimigo entre mortos, feridos e prisioneiros, excedeu a 600 homens; e muitos dos soldados, que involuntariamente faziam parte do seu exercito, aproveitando esta occasião, se vieram apresentar, a fim de serem reunidos ao exercito libertador.

Mais dois dias de combates, foram mais dois dias de gloria para as armas da rainha.

### DOCUMENTO N.º 260

(Citado a pag 346)

Parte oficial da memoravel acção naval do Cabo de S. Vicente em 5 de julho de 1833

Bordo da fragata Rainha de Portugal, na bahia de Lagos, a 6 de julho de 1833.

Ill. mo e ex. mo sr. — Foi Deus servido conceder à esquadra de sua magestade fidelissima uma grande e gloriosa victora sobre o inimigo, que encontrei pela manhã do dia 2 do corrente, na altura do Cabo de S. Vicente, tendo a esquadra do meu commando saído da bahia de Lagos na tarde do dia antecedente; a inimiga compunha-se de duas naus de linha duas fragatas, tres corvetas, dois brigues e um chaveco: a da rainha, de tres fragatas, uma corveta, um brigue e uma pequena escuna.

Mandei immediatamente o brigue Villa Flor a Lagos chamar os vapores, que se me uniram à tarde. Durante os dias 3 e 4 havia muito mar, o que tornava impraticavel a abordagem, modo de ataque que eu tinha decidido adoptar. Na manha do dia 3 acalmou o tempo. Eu esperava que os vapo-

res me prestariam grande e bom auxilio, mas á excepção do William IV. os outros não se mostraram dispostos a prestar aquelle auxilio, e os engenheiros e maruja recusaram positivamente approximar-se ao inimigo; os primeiros pedindo 2:000 libras por cada um antes de entrarem em acção; devo com tudo fazer justiça a mr. Bell, que fez tudo quanto podia para os induzir a operar.

Durante esta discussão levantou-se uma aragem, pondo a esquadra do meu commando a barlavento da do inimigo, a qual estava formada em uma linha cerrada, navegando com pouco panno; as duas naus primeiro, as duas fragatas na popa, tendo as tres corvetas e os dois brigues um pouco para sotavento nos intervallos.

Expliquei aos commandantes a minha intenção de atacar a uau Rainha com a fragata Almirante e a fragata D. Pedro; a fragata D. Maria II destinei a fragata Princeza Real; a Porteense e Villa Flor o Martim de Freitas, abandonando a nau D. João VI (com pavilhão almirante), e os navios pequenos.

As duas horas, estando a esquadra de sua magestade a rainha reunida, dirigiram-se aos seus respectivos postos, e assim que nos approximámos a tiro de fuzil, abriu-se um fogo terrivel em toda a linha, com excepção da nau D. João VI. cuja artilheria não podia fazer pontaria; soffremos muita avaria no velame e cabos, e perdemos gente bastante. Comtudo continuámos a nossa derrota, respondendo ao fogo dos navios inimigos á medida que famos passando por elles; approximámo-nos da nau Rainha, que se tinha adiantado um pouco, pozemo-nos a par d'ella por barlavento, e abordámol-a, lançando-lhe toda a gente.

O inimigo não resistiu á nossa abordagem, que com difficuldade se conseguiu, porque defenderam a tolda com bravura, e sinto dizer que nós soffremos muito. O capitão Reeves, segundo em commando d'esta fragata, e o capitão Charley, meu ajudante de campo, foram, segundo penso, os primeiros que a abordaram (o primeiro recebeu tres feridas, uma d'ellas grave, e o segundo cinco); foram seguidos immediatamente por mim e pelos meus officiaes, e por uns poucos de marinheiros. O capitão George, que servia como voluntario, e o tenente Wooldridge, foram mortos; o tenente Edmunds, e mr. Winter, meu amanuense, foram gravemente feridos; os tenentes Liott, Cullis e eu, fomos os unacesafficiaes que escapámos. Á medida que a maruja saltou destro da nau, correu a auxiliar-nos, e em cousa de cinco mantos a nau Randa era nossa.

Por este tempo a fragata D. Pedro deixon-se cair a souventpara a abordagem, mas en ordenei ao capitão Globet qui persexusse a nau D. João VI, que se tinha afastado, e subtor do ducer que no acto de fallar commigo, aquelle capita for mortamente ferido por uma bala de fuzil, disparati to buteria do convez da nau Hamba.

O tenente Lectt, e um destacamento, ficaram encaren des da creeza, a tragata almurante fez força de vela em segmente, da nast D. Anio VI.

Mes transmes os aceses cabos e panno muito cortabe, mas peros prandes estanos do capitão Philipps, mestr di armida, que a este momento tomos o commando da transformente muito protecto se cultura esta do poanete, concertarante estante podemies avançar, e estanados muito protecto da de tallo de cidente da divisão armina a são bundera sem disparar un tora porque os officioses é marria recusaram bater-se le tres corretas e os does tempuas terma a piroa ao vento, e as seçano a v. ev. que mio estrue ao mesta para a vento, e as seçano a v. ev. que mio estrue ao mesta alcance evidar que se escapassem.

Deraide o tempo que en estava atamedo a tran Armid, a fraçata D. Morva II. capatio demry, transca a tragata Procesa Reni por abordagem, com aven a travarra e gentiona O capado demry faz grandes empos are seus officiales emposação. Sando ter de antonam que a seu tempose, mr. Mo for morra.

A trapida Mortem de Frences Vana e Cardines - era de massocia i rejo paro o Value Fere e Persumun e ocosa que e les ones navase des consecuent grande distante de consecuent alaixo o mastarén da proa, e fazendo-lhe outras avarias, aquelle navio pôde escapar-se dando a pôpa ao vento.

Eu deixei a fragata D. Pedro encarregada de tomar conta danau D. João VI, e dei caça á fragata Martim de Freitas, que amou bandeira antes do pôr o sol.

Todo este serviço não se podia fazer sem perda. Estou agora á espera das participações dos differentes navios da esquadra, para as remetter a v. ex.ª na primeira occasião.

Não tenho expressões assás fortes, para testemunhar a 1. ex. a minha gratidão pelo auxilio que encontrei em todos os officiaes e marinheiros, e estou particularmente obrigado 20s capitães Reeves, Goblet, que foi morto, Henry Blanckiston (ferido), Charley, Phillips, e Ruston, e peço licença para 20s recommendar a sua magestade o imperador, e para dizer 2 verdade, todos os officiaes subalternos, e os individuos 1 esta esquadra merecem os maiores elogios.

Tenho a honra de ser de v. ex.ª obediente creado. = Carlos de Ponza, vice-almirante e major general. — A s. ex.ª o sr. marquez de Loulé, ministro da marinha.

P. S. Tenho a fortuna de poder informar a v. ex.ª que a corveta Princeza Real veiu entregar-se esta manhã, e pôr-se debaixo do meu commando n'este ancoradouro.

#### DOCUMENTO N.º 261

(Citado a pag. 352)

Asaque mandado faxer ás linhas constitucionaes do Porto, em frente de Lordello, pelo conde de S. Lourenço, no dia 5 de julho de 1833, sendo então o dito conde o commandante em chefe do exercito míguelista (boletim n.º 16)

O exercito libertador havia tomado a offensiva, e era crime campo inimigo o dizer-se qual fora o rumo que soltára a squadra da rainha, e qual o destino da divisão expedicionaia. Esta asseveravam os generaes inimigos que seguia viaente que a rentenible des Apress, e que sendo compud de tenta a mosa tença de primeira lecha, ficavam a cutale. Pero , e anía a soba ale a First guardendes la simente po una sociamida de estradriente, e alquas consideras e param armadas. E este modo productara aquasas generaes, a servicio de estradriente, estratar o esperato quan extinció de sera sociados, e predecidaram contençamen illudiado as a tros a estada das acestas lungas, a que alactuserm as qua productas.

Sun magnetado magnetad do tento escrito e formado. E tentos sur e mesmo etelectrado o su como e disciplina e preses medas atrançadas, e sens exponeras, premanera tra prima, e esto sobre o reselvado, que o misi po tunha se sece atamis-mes.

Car elembo, no dia 5 do e minine, marenta minutos pos de meio dia, sua magestane imperior recebeu partici ple de que o minigo em grande mera macro a em frente Lactetin os nossos postos avangmus. I mesas augusto s abor den logo as suas ordens as their to estado maiora perial, o tenente general cresie de Samanha, é casco maio. depos ja sua magestade se artama na carrana su, para ed mandos respur a força suffarente em neversa nara apoir 🤄 along follower e solitiques to a Landina o scan-aud da l'alea esternir de deferra, desde l'Europalinia late a rasi ( faticità de Antesies. Réposite par l'il reta l'orga, seu mant tale especial se directo a tuteria da Bassica Arta, e di presente a ben na defena din tankin bear ik que dispo the section of preside and owner section on he שורים המיוחות כי הלצומיים ב התומים בציים הב הלכונים ביני הלכונים ביני where to estado mater mis poetro mando o exercizara as dere que o mesmo regreso, sector por sata dodo.

O miner sees pero meio e ra denies de como de la lord home cada como monerale rementario, em dons e incomo de la la home cada como meio e de la la home cada como meio a 17, um home de colombia remestas, e accesa exemples de la minerale. Estas arabijos respondenciamento que a fonda como de la la servido de Lord.

entre a quinta do Wanzeller e a casa do Placido, com o fim de cortar-nos a communicação com a Foz.

A columna da esquerda do inimigo conseguíu apoderar-se de parte da casa da fabrica do Antunes, aonde se achava postado um piquete nosso de 24 homens do regimento de infanteria n.º 15, o qual depois de haver resistido por algum tempo á grande força que o atacava, se retirou na melhor ordem. Então o capitão Pedrozo, do mesmo regimento, com a sexta companhia do seu commando, e parte da quinta, avançou com tal denodo, que, com esta diminuta força, desalojou completamente o inimigo da parte da dita fabrica, que momentaneamente occupára.

Ao mesmo tempo o bravo brigadeiro Duvergier, á frente de uma porção do regimento de infanteria ligeira da rainha, da brigada do seu commando, batia o inimigo, que pretendia sustentar a força, que se bavia estabelecido na referida fabrica.

A segunda columna inimiga atacou a linha que guarnecia o regimento n.º 15, á esquerda da fabrica do Antunes, mas foi vigorosamente repellida pelas quatro primeiras companhias do mesmo regimento, e obrigada a retirar-se, deixando 48 mortos, entre estes 1 capitão do batalhão de caçadores n.º 7, 10 prisioneiros, e na occasião do ataque se passaram para nós alguns soldados das fileiras dos rebeldes. Em todos estes movimentos era o inimigo constantemente protegido por um vivissimo fogo dirigido contra nós do reducto de Serralves, e das baterias da Furada e do Verdinho, da margem esquerda do Douro.

O inimigo achava-se desanimado pela grande perda que já havia soffrido, e pelo vivo e bem dirigido fogo de uma peça de campanha, collocada no angulo esquerdo da quinta do Wanzeller, e do de um obuz collocado na direita. Começou portanto a retirar-se da proximidade das nossas posições, estendendo em atiradores por toda a frente d'ella; e a columna que havia atacado a fabrica do Antunes pretendeu flanquear pela direita a casa do Wanzeller.

Sua magestade imperial ja havia prevenido este movimen-

on e por essa rasão timba mandado sair a força do commundo teneme com mel Monra, para servir de reserva ás qua o communitors do segundo tutalhão do primeiro recimento e minuterra upera da ramba, commundadas pelo major C. Matime, que se arbavam postadas em frente do Carvalhalo, daño communida de arbavam postadas em frente do Carvalhalo, daño communida de come de Nacoda Torresão, que tomando communida de come companhas de minuterra a.º 9, occupaa presido entre e currambado e a quanta d. Manaeller, aposto assima e esquerra das qualra companhas arma refendamandaman quantimente o mesmo anguadas sensor sustalcasa torra de minuterra por dos esquanções de inocensacimana, que formanema a retagamenta é cina.

For some constraints descending one can mary be seen to challe do estado manor impercal, para remove se successivo des ansessas tropas moderna o nome que much era fazer qualquer tentatos nor esta indo.

to quatro companhas do major libeliane, or coles describe ante, avançaram para a casa da Prenanz, e protezió e accumiento pelo logo dos nosses indicomo do llamado AB el monto e de S. Paulo, conseguram aposar-se d'aportó casa, que o tempo ate entía hasta opumano, e que contrato a a forar em nesso to der, asses nomo a masa de francis, e corre a Prelada e quanta do Wannellis. E quite la laboración de masa logo por a masa los sobres a teresta da referenta pareta, trelo que a masa tanta extente se exembro na destanció de masa am punto de mesa.

From the bires e men in their, e a lover retords de mentales de mentales à mentales desposorie de presente renorme outres em france de Loroschi, à este temp de sun magistale migrous militards de que a minute mus ara magistale migrous prodes avancaires de frances de mentales de productions de leve configurations e mentale allegant sende de presente participament de presente participament de presente en communicate de presente descriptions de monte, participament des minutes e communicates de presente descriptions de monte, participament des minutes de communicate de presente descriptions de monte, que monte descriptions de monte de monte descriptions de monte de monte descriptions de monte descriptions de monte descriptions de monte descriptions de monte des monte de monte de

Lade imperial dirigiu-se logo á bateria da Gloria, a fim de ervar primeiramente os movimentos do inimigo em sua Lativa sobre o segundo districto.

Duzentos homens em atiradores, que precediam tres pemas columnas inimigas em força de 600 homens, se apximavam das nossas linhas em frente do Monte Pedral. rimeira d'aquellas columnas estava postada na povoação Regado, outra sobre a estrada de Braga, e a terceira so-Paranhos. Foram logo reforçados os reductos d'aquelle cricto, e posto que o inimigo obrigasse o nosso piquete recado do reducto do Monte Pedral a retirar-se, pela suforidade das forças com que foi acommettido, em breve len a posição que tomára á pequena força de 20 homens regimento de infanteria n.º 9, commandada pelo alferes lo, sendo esta protegida pelo bem dirigido fogo da artiria do Monte Pedral, da bateria da Gloria, do Covêllo, o D. Pedro IV, que não permittiu ao inimigo o sustentar-se quelle ponto, concorrendo para este bom resultado 100 mens do batalhão de empregados publicos, que se estencam em atiradores na frente da nossa linha, desde a eserda do Monte Pedral até à quinta da Prelada. A briosa aducta e valor d'estes empregados merecem por certo escial menção, sendo morto Antonio Vieira, ferido José Gael Marques, e contuso o primeiro sargento José Thomás telho. Pelas quatro horas da tarde o inimigo, que até então havia engajado em fogo sobre a nossa esquerda, começou etirar-se para dentro das suas trincheiras.

Sua magestade imperial, vendo cessar o fogo em frente de rdello, fez avisar o chefe do seu estado maior das ultimas rticipações que havia recebido da nossa direita. Este geral, e o tenente coronel Balthazar de Almeida Pimentel, vindo de quartel mestre general, e ajudante de campo de magestade imperial, que já corriam na direcção do Monte dral, attrahidos pelo tiroteio que ali tinha logar, vieram so receber as ordens de sua magestade imperial, que se lava na bateria da Gloria. N'esta occasião ordenou o mesangusto senhor ao chefe do estado maior imperial, que

se dirigisse à nossa direita, aonde o ataque se pronunciava, encarregando-lhe de tomar as disposições que lhe parecessem convenientes; assim o cumpriu este general, partindo immediatamente, acompanhado do tenente coronel Pimentel.

Na mesma occasião sua magestade imperial se dirigiu is bateria dos Congregados, d'onde melhor podia observar os movimentos do inimigo, e estar mais ao alcance de recebeas communicações, e dar as providencias que julgasse no cessarias.

Todas as tentativas do inimigo tinham sido mallograde desde a frente de Lordello até ao centro da nossa linhamentanto tres fortes columnas de ataque se formavam sobre a nossa direita, e pelas cinco horas da tarde estas se pozeram em movimento, trazendo um grande numero de atiradores na sua frente pelas estradas da margem do rio, de Campanhã, e de Vallongo. Ao mesmo tempo uma outra columna appareceu em frente do reducto da direita das Antas, e postou em atiradores, com que se cobria, mais de 400 homens. As primeiras columnas dirigiam os seus ataques sobre os reductos de Campanhã e da Lomba, e carregando impetuosamente os nossos piquetes, conseguiram fazel-os cair sobre as suas reservas.

A columna postada em posição de ataque contra o reduch das Antas avançou n'aquella direcção, mas foi vigorosamente repellida pela artilheria d'aquelle ponto, e pela fuzilaria da força do batalhão de caçadores n.º 5, e uma companhia de voluntarios nacionaes fixos, que guarneciam aquelle reducto. Então o capitão Cabral, do dito batalhão, com parte da primeira companhia do seu commando, carregou intrepidamente o inimigo, e o fez retroceder com muita perda; este official deu n'esta occasião novas provas da sua valentia, a qual, e por iguaes feitos, já deve ter merecido a condecoração da antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada, do valor, fealdade e merito.

O inimigo conservou-se por algum tempo estacionario nos pontos a que tinha avançado, mas tendo passado sobre a ex-

Prema direita da nossa linha, aquem da fabrica do Sola, foi então carregado por duas companhias do batalhão de caçadores n.º 12, commandadas pelo tenente coronel graduado. Miguel Correia de Mesquita, ao qual se havia reunido uma porção de marineiros, debaixo das ordens do segundo tenente da armada, Antonio Rogerio Gromicho Couceiro, que se portou muito dignamente; tal foi a impetuosidade com que estes bravos atacaram á bayoneta o inimigo, avantajado em posições e forças, que o obrigaram a fugir logo na maior desordem, deixando no campo 38 mortos.

Ao mesmo tempo o tenente coronel Pimentel, servindo de quartel mestre general, pondo-se à frente de duas companhias do segundo batalhão do primeiro regimento de infanteria ligeira da rainha, do commando do major Faton (setima e atiradores), as levou com tal enthusiasmo contra o inimigo pela estrada de Campanhã, que o forçou a abandonar as vantajosas posições que occupava n'aquelle logar; devendo notar-se que nem um só tiro se deu da nossa parte, deixando o inimigo n'este ponto 22 mortos à ponta da bayoneta. Em combinação com este ataque, uma companhia do primeiro batalhão nacional fixo, dirigida pelo major de cavallaria Barros, avançou com o maior denodo contra uma grande força inimiga, postado na frente, e à esquerda de Campanhã, e a poz em desordenada fuga.

Assim foi completa a derrota de inimigo, e o tenente general, chefe do estado maior imperial, alem de ver as suas ordens cumpridas com tanto valor, teve igualmente a satisfação de poder participar a sua magestade, que se achava realisado o projecto da retomada das nossas posições, que pouco antes havia mandado annunciar ao mesmo augusto senhor.

E faz-se digna de consideração a circumstancia de que nenhuma força foi necessario deslocar em apoio de qualquer da que se achava engajada no fogo; os batalhões provisorios conservaram-se nas reservas, que lhes estavam marcadas nos diversos districtos, e não foi mesmo preciso para repellir o inimigo reforçar ponto algum da nossa linha, e menos em-

pregar força, que não fosse a que regularmente defende os postos respectivos.

Logo que o fogo tinha começado na nossa esquerda, o bravos habitantes do Porto com a maior coragem e enha susmo correram ás nossas linhas, e as guarneceram de modo, que não parecia haver-se destacado do exercito liberta dor a brava e numerosa divisão expedicionaria; e os batalhões provisorios, pela promptidão com que correram aos seu postos, bem deixaram ver o espirito de que são dotados, o o patriotismo que os anima.

Ao tempo que estes acontecimentos tinham logar ao nortado Douro, o mimigo ao sul fez avançar contra a fortaleza de Serra 200 paizanos com picaretas, pás e alviões, coberto por uma linha de atiradores; estes, porém, não se approximaram d'aquelle ponto, e não havendo da nossa parte fogualgum, se retiraram sem nada intentar.

Sua magestade imperial, durante toda a acção, animou coma a sua presença as bravas tropas que commanda, e tendo recebido participação do chefe do seu estado maior, que o immigo se havia completamente retirado para dentro dos se aus intrincheiramentos, voltou ao paço petas oito horas e mento da tarde cheio da maior satisfação, por ter observado o vallado e enthusiasmo do exercito libertador, e de todos os habitantes desta heroica cidade, na defeza da justa causa de sua augusta filha.

O general conde de Saldanha, chefe do estado maior imperial, pelo acerto e precisão com que dirigiu as operações e defeza de ataque contra o immigo, apparecendo em todos os pontos para fazer executar as ordens de sua magestade, e comportando-se sempre com o seu costumado valor e actividade, contribuiu effi azmente para o resultado d'este dia, pelo que sua magestade imperial, logo que findon a acção, o promoveu a tenente general.

O tenente coronel Balthazar de Almeida Pumentel, ajudante de campo de sua magestade imperial, servindo de quartel mestre general, por ter com o mais extremado valor cam gado o inimigo no parte exterior e direita da nossa liTha, à frente de duas companhias do primeiro regimento de planteria ligeira da rainha (setima e atiradores), batendo-se es soalmente com tal bravura, que com a sua espada matou a tro homens ao inimigo, mereceu a maior admiração ao e ce do estado maior imperial, que o recommendou partimente a sua magestade, que houve por bem do mesmo o logo depois da acção, promovel-o ao posto de tenente o nel.

brigadeiro João Maria Amado Duvergier, pelo bem que siu os movimentos da brigada do seu commando, e pela siu os maneira com que carregou o inimigo à frente de uma te da mesma brigada, sendo n'essa occasião gravemente do no braço esquerdo, que depois lhe foi amputado; meceu a alta contemplação de sua magestade imperial, que dignou durante a acção mandar-lhe annunciar que o provovia a brigadeiro.

O major de cavallaria, Domingos Manuel Pereira de Baros, por haver na parte exterior e direita da nossa linha caregado o inimigo com o maior denodo e distincção, á frente de uma companhia do primeiro batalhão dos voluntarios nacionaes fixos, foi recommendado a sua magestade imperial Delo chefe do seu estado maior, em consequencia do que o mesmo augusto senhor o promoveu a major no fim da acção.

O capitão Joaquim José Pedroso, de infanteria n.º 15, pela bravura com que retomou a parte da casa da fabrica do Antunes, de que o inimigo se havia apoderado, foi tambem recommendado pelo chefe do estado maior imperial a sua magestade imperial, que foi servido promovel-o, finda que foi a acção, a official da antiga e muito nobre ordem da Torre-e Espada, do valor, lealdade e merito, por já ser condecorado com o grau de cavalleiro, por feitos distinctos em outra occasião praticados.

O major graduado do primeiro regimento de infanteria ligeira da rainha, commandante das companhias que operaram na direita, Edme Alexandre Faton; o capitão Ivan Stannislas Guillet, ajudante de campo do chefe do estado maior imperial; o tenente de cavallaria Jorge Wanzeller, ajudante de ordens do mesmo general; o tenente de voluntario.

D. Miguel Ximenes, ás ordens do dito general; e o capa graduado do primeiro regimento de infanteria ligeira da ranha, João Gourgelt, mereceram todos ser recommendados sua magestade imperial, por haverem acompanhado o tenente coronel Pimentel, na carga dada sobre o inimigo com dua se companhias do primeiro regimento de infanteria ligeira da rainha, como fica referido; e o mesmo augusto senhor, atternidado à recommendação que d'elles fez o chefe do estado maior imperial, houve por bem nomeal-os cavalteiros da antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada, do valor, lea dade e merito.

O capitão José Marques Caldeira, de caçadores n.º 12. [ z a mais brilhante defeza do reducto de Campanhã, quando for atacado pelas forças do inimigo, tornando-se digno, pelo seu comportamento, e pela sua firmeza e valor, da mais distunctamenção.

O brigadeiro Henrique da Silva, commandante do segundo districto, relata a conducta briosa, e de extremado valor, do sargento do segundo batalhão nacional fixo, João Antomo de Sousa; dos voluntarios do mesmo corpo, João Monteiro Meira, Manuel José Dias, e José Antonio Coelho; elles sós retomaram a posição da avançada da esquerda do piquete em frente do Monte Pedral, tendo gloriosamente caído morto José Antonio Coelho, e gravemente ferido Manuel José Dias.

O brigadeiro Bento da França, commandante do primero districto, falla honrosamente sobre as medidas que temos o coronel graduado, commandante do batalhão de caçadores n.º 12, Antonio Vicente de Queiroz.

O coronel José da Fonseca, commandante do districto de Lordello, faz particular menção do tenente coronel José Pedro Celestino, commandante do regimento de infanteria n.º 15, que apenas convalescente da grave molestia que havia padecido, se promptificou para o serviço em uma occasião que tanto o honra. O mesmo coronel elogia o tenente Joaquim Francisco, que voluntariamente acompanhou o capitão Pedroso na tomada da fabrica do Antunes, assim como

a e es rest, e du dignos de mu dalesto rat --- - - cundo regimento de infini na ilera-with the second of the second section of the second of the and a second to Winzeller e casa da Produkt of - a seria un gente, e exprisambin seri --- SV 10 19492. sie na a conducta de uma muter. - - de c Terres asolte um Mathias de Camero. . - e soul un cridio, e levar agua no su - > e en requirm para os postes atança was also a server a surra que os soldados came eres des mordia es cartures. and the state of t - - - - compania uma which we will be the second of and a series to make pragas dos out el contrat services, provisonos, el control of the second of the partition was a series of a construction of we are the same on it mater and שישו בחינה ; מיתחוריו - יום וביים Luil o was a success funde a finder, suite out do or sound refinedur le monterra i gert la tr the state of the s and a second capitale do promocro botalhão de Mala with and ordered a formation of the Mine M and the second and th ... mocen continue e major de arulterra Bent. La 

connecte do fess en rapidar âcee Gerardo Ferreira de

enente do segundo regimento de infanteria ligeira da rai-

O inimigo deixou nas proximidades das nossas linhas 150 mens mortos: muitos outros arrastou para a retaguarda, at tento o grande fogo que as suas columnas receberam das los sas tropas em posição, e das nossas baterias, consideradas as cargas que soffreram, não pôde a sua perda total, semendo o calculo mais favoravel, ser menos de 900 a 1:000 mens. N'este numero não entram 40 prisioneiros que lhe cons, nem tão pouco são contadas as muitas deserções a a retaguarda, que o inimigo teve em um numero contravel, do que mesmo sua magestade imperial tem sido comado.

Tal foi o resultado d'esfe dia de gloria para os defensores ramba e da carta.

## DOCUMENTO N.º 262

(Citado a pag. 361)

da direcção do marechat Bourmont, commandante em chefe do exercito miguelista (boletim n.º 17)

A derrota que soffreu o exercito do usurpador no dia 5 d'este mez, havia trazido a maior desammação aos soldados mimigos; seus chefes, comtudo, nutriam ainda a esperança de mais uma vez os trazer ao ataque das nossas posições de Lordello, e assim novamente tentar o cortar-nos as nossas communicações com a Foz.

Acresceu que no día 9 os generaes miguelistas tiveram a noticia da perda da sua esquadra, e da espontanea acclamação da legitima rainha no Algarve; mas conhecendo o pouco espirito e nenhum enthusiasmo da sua gente, fluctuavam entre o receio de serem abertamente desobedecidos pelos seus soldados, e a urgente necessidade de atacar as nossas posições antes que o seu exercito houvesse conhecimento das nossas victorias ao sul do reino.

DOC.

3

A many distantant proplets is on generales, que seriem a facção da contrata e considerante proplets, se vieram region de exercicio de contrata de exercicio de ex

Este en-manerosa for festo pelo usurpador marechal general em ettele do seu exercito, e a este caracter passou o vista as tropas retendos, promettendo-lhes que em lueve a conducirsa a catale do Porto.

Sua magestade imperial traba sido exactamente informido de todas estas circumstancias; e tendo recebido a participação de que o impreso havia passado nos dias 23 e 21 para norte quasi toda a finira, que guarmenta a margem direitado Diruro, combenea desde logo o mesmo augusto senhar que o movo general do usurpador se propunha dar cumprimento a suas inconsideradas e temerarias promessas.

Mas tal é a desciplina e losa ordem que sua magestade imperial tem conserva lo no exercito libertador, que commuda: tal é a confiança que tem nos bravos e honrados habtantes da leal cidade do Porto, que nenhuma nova disposição ordenou para receber o manigo, prevendo o mesmo augusto senhor mui exactamente o resultado, que tirariam as tropamiguelistas de qualquer aggressão contra as nossas linhas, ou posições.

Com effeito, pelas cinco horas e um quarto da manha do dia 23 do corrente comperam um vivissimo fogo de artilheria os reductos mimigos de Serralves, do Verdinho, da Furada, e de outros do lado do sul do Douro, e na retaguanda das nossas posições do quarto districto, dirigido principalmente sobre a quinta do Wanzeller, Lordello e Pastelleiro.

O tenente general, conde de Saldanha, chefe do estado maior imperial, acompanhado do brigadeiro Jose Lucio Tralos Valdez, ajudante general do exercito, do tenente coel Balthazar de Almeida Pimentel, ajudante de campo de magestade imperial, servindo de quartel-mestre genele seguido dos seus ajudantes de ordens, e officiaes do ido maior imperial, depois de haver corrido toda a linha madrugada d'este dia, foi postar-se pelas tres horas da tha na bateria da Gloria, a fim de poder observar ao romdo dia os movimentos do inimigo; e como durante a le se tivesse sentido o rodar da artilheria, e marcha de allaria em frente da linha do Carvalhido e Lordello, pala assim certo o ataque do inimigo; e por essa rasão o imo chefe do estado maior imperial mandou de tudo inmação a sua magestade.

sua magestade imperial havia soffrido uma indisposição saude desde o dia 21, da qual se não achava ainda restaecido; mas apenas recebeu a participação do chefe do seu ado maior, pelas cinco horas e vinte minutos, com a sua lumada actividade e decisão montou logo a cavallo, e cori á bateria da Ramada Alta; e havendo d'ali reconhecido actidão com que, na conformidade das suas ordens, se ava distribuida a nossa força por toda a linha exterior de tada, desde o Carvalhido até ao Pastelleiro, o mesmo auto senhor se dirigiu á bateria da Gloria, por ser aquella ade podia igualmente observar os movimentos do inimigo re a nossa esquerda, e dar com promptidão, e para mais dos, as providencias e ordens convenientes.

to signal que deram as baterias inimigas na margem esrda do Douro, começaram a sair as forças rebeldes em nero de 11:000 a 12:000 homens de sens intrincheiratos, entre a Ariosa e Mathosinhos, divididas em colum-, compostas dos regimentos de linha n.ºs 11, 12, 13, 14, 19, 20 e 24; dos batalhões de n.ºs 1 e 17; dos regimende caçadores n.ºs 4, 7 e 8; dos regimentos de milicias de a do Conde, da Barca, de Vizeu, da Covilhã, de Arganil, Figueira, da Louzã; dos batalhões de realistas de Tran-), de Arganil, da Covilhã, de Mirandella, de Braga, de jsarás, de Vianna, de Guimarães; dos regimentos de cavallaria n.ºº 1, 2 e 8, e dezeseis peças de artilheria tolonica, guarmecidas dos competentes artilheiros.

A ordem de batalha em que o inimigo marchava acatal pelas cinco horas e meia, era a seguinte:

Sobre o logar de Francos, e casa da Prelada, uma coluca de infanteria, com duas companhias estendidas em atiradores na frente, em força de 1:200 a 1:500 homens.

Sobre a esquerda, centro e direita da quinta do Wanz eler, tres columnas de infanteria e caçadores, com 500 a 5 C atiradores em frente, trazendo a columna do centro sobre cada um dos flancos, direito e esquerdo, tres peças de campanha, de calibre 3 e 6 cachando-se já embascado nos pinhaes em proximidade da quinta dois esquidrões de cavallaria); o total d'esta força era de 3:500 a 3:600 homens.

Sobre Lordello duas columnas de infanteria, com 200 a 300 atiradores em frente, e um esquadrão de cavallara subia esta força a 3:000 ou 3:200 homens.

Sobre a esquerda e direita do Pastelleiro duas columno de infanteria e caçadores, com 300 a 400 atiradores en frente, tres esquadrões de cavallaria, e dez peças de arbiheria volante; o total d'esta força era de 3:600 a 3:800 le mens.

Sua magestade imperial conhecen logo, pela orden en que o inmigo avançava, e pelas grandes massas que lub em campo, que o lim do general miguelista era interceptunos a communicação com a Foz, e que nas immediações de Lordello e Wanzeller seria o ataque principal, senão o une deste dia. Por esta rasão, e porque a este tempo nenhum apparencia de ataque se observava em outra qualquer pare da linha, o mesmo augusto senhor dirigiu toda a sua attenção sobre aquelles pontos, ordenando logo ao chefe do se estado maior tizesse examinar, se as reservas do terceno quarto districtos se achavam promptas para acudirem acud conviesse; e que para os differentes pontos atacados envas successivamente um official do estado maior imperial, par circumstanciadamente ser logo informado do estado de de

n, e de todas as occorrencias, a fim do mesmo augusto ibor poder melhor providenciar sobre o que preciso fosse diversas posições.

Pelas seis horas da manhã, e com poucos minutos de difença de tempo, era geral o ataque do inimigo sobre a ssa linha, desde o Carvalhido até à esquerda do Pasteleiro lireita do reducto do Pinhal, na Foz.

A columna inimiga, que se dirigia sobre o logar dos Fran-📞 conseguiu apoderar-se d'aquella posição, que era defenpelos destacamentos do primeiro e segundo regimento infanteria ligerra da rainha, os quaes sendo muitissimo eriores em forças, se viram obrigados a ceder á columna cante. Então o capitão F. F. M. Solla, assistente quartelstre general, que ali se achava por ordem do chefe do ado maior imperial, corren immediatamente ao Carvalhis e logo voltou com o reforço de 120 homens do regimento 🕦 voluntarios da rainha, a senhora D. Maria II, do deposito contingentes da divisão expedicionaria, e de alguns vo-Atarios do segundo batalhão nacional fixo; e unindo estas reas aos destacamentos mencionados, este official conseiu desalojar o inimigo. Animados, porém, os rebeldes peprimeiras vantagens que haviam obtido, por mais duas res impetuosamente acommetteram as nossas forças, e mais duas vezes se apoderaram da disputada posição. endo, portanto, o capitão Solla que era necessario por uma decidir a contenda, reuniu toda a força, e á testa d'ella entemente carregou o inimigo á bayoneta, que então abannon completamente aquelle ponto, deixando mais de 80 mens mortos sobre o campo.

A força inimiga, que havia atacado o logar dos Francos, itando conservar as vantagens que no principio conseguidestacou 300 homens, que avançaram sobre a casa da dada, porém o destacamento ali postado do primeiro rehento de infanteria ligeira da rainha (corpo de francezes), amandado pelo major graduado Millinet, defendeu com peza aquella posição.

dataque sobre a quinta do Wanzeller foi tanto mais vio-

tento quanto a tomada é aquella peccao era escend di nomino, para obten ce fine a que es proper a este dia.

Apelle a tre commune monogue se approximaza a de cambon de de los de los, accestaron log, que a sorras el cambonia, mina en frome de quom de Wanzeler, cos se los trebis de region de mesmo quina, ta dorda de relación e accesa a cambon a passe accesa el acambo de acambo de cambon de camb

A present successful the both minutes have be perminute and a tende some a normal graduate. Let be
the further anomalism in the color of the both per many
that is a successful to the color of the color of the
that is a successful to the color of the color of the
that is a successful to the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
the color of the color of
th

the party of the p

sua linha à frente da terceira columna, do commando do pitão Nuski, emquanto o major Cassano, tomando o commando de uma pequena columna, composta dos destacamentos dos capitães D'Appice e Pizi, e da companhia do capitão Lackman, avançava tambem em ataque pela direita da luta. Estas duas forças executaram uma vigorosa carga sotre os flancos do inimigo; então o bravo tenente coronel forso, deixando no reducto uma companhia de empregados publicos, e alguns voluntarios do segundo batalhão nacional (xo, pondo-se à frente da setima companhia, do commando do capitão Zuppi, atacou o centro do inimigo com tal valenta, que o fez retrogradar em grande desordem.

Este simultaneo, e bem dirigido ataque, poz em completa perrota as forças rebeldes; mas no momento em que o corobel graduado Moura, e major Cassano, corriam com a sua rente a capturar a artilheria volante do inimigo, foram inesperada e repentinamente acommettidos por dois esquadrões le cavallaria, que até então se haviam perfeitamente embospuo nos pinhaes; e porque o terreno em que se achavam nossas forças dava toda a vantagem á cavallaria inimiga, ram obrigadas a retirar-se, o que fizeram na melhor orem, devida á intelligencia e sangue frio dos officiaes. D'esta prie, logo que se recolheram ás suns posições (e com espealidade à flexa na esquerda da quinta do Wanzeller), d'els dirigiram um mortifero fogo sobre os esquadrões inimitos, causando-lhes um estrago considerabilissimo, no que foram perfeitamente secundados pelo fogo da artilheria do reducto e da esquerda da quinta.

Sua magestade imperial, tendo sido informado que, com o apoio de cavallaria, se poderia conseguir a tomada da artilheria de campanha do inimigo, mandou avançar a trote para aquelle ponto um esquadrão de lanceiros, e deu ordem para que com 200 homens de infanteria n.º 9, e 150 do deposito de contingentes, que faziam parte da nossa reserva, e formasse uma columna movel, e se postasse na baixa do farvalhido, para ir soccorrer, no caso que fosse necessario,

a premium da quinta da Warteles. la gra se mobina qu'il en auto, e nor este sempre o marca. Estador a laveja da latera el lampiaco, que no premium meranes el parera quere fla mesar pera fuenta a dida produ. Estado el parera quere fla decena lumigna que mando somo el parera de artifera y ante, para rel crar a per en el parera de artifera y ante, para rel crar a per el pero e apenir en ormana el pero el p

Providente des consecutes, destroite de sente de formada esta con amaza, pela parata del decidencia estada a sente que la confinida. La propositiona de la compositiona de la confinida. La propositiona de la compositiona della compositiona de

N'este ponto dervice i minuri en tres ester quatro estables, e nas immodantes the tomores merties, entre establemente occides. I capitale e l'announte avalaria, e minimissione de capitale.

A mass art sera, postali a aqueri parte la licha, administrata per superior des constantements o masses deresolo las carractes ser confine maque, e contributa sem para a tom resoluti, toda.

Le formes minimize de mantenque mentante, que se directam em atoque e con la minimiza de mantena de comerciale de comerciale se suas cerrales, emande um etias i em comerciale se suas cerrales, emande um etias i em compet a decimilità de materiale a particular de cerrales a bas meta pera sería tractantes de cerrales a bas meta pera sería tractantes de cerrales em communicales a bas meta pera sería tractantes de cerrales de communicales de seu seu intermedir de casalidad menerales de communicales de certa seu esqualitar de casalidad minimización de casalidad a minimización de casalidad emperales a minimización de casalidad emperales de communical de casalidad de casalidad emperales de casalidad de ca

columnas inimigas faziam igual tentativa sobre a esquerda da linha, que se achava guarnecida pelos fuzileiros escocezes, debaixo do commando do tenente coronel Shaw; aqui o inimigo ganhou alguma vantagem, por ser a sua força muitissimo superior à que defendia a posição, à qual marcharam logo de reforço a terceira companhia do regimento de infanteria n.º 45, 30 homens do primeiro batalhão nacional movel, com o capitão do mesmo, Thomás Correia Leitão, parte de uma companhia do batalhão do commando do coronel Dodgins, e alguns mariantes e voluntarios do batalhão provisorio de Cedofeita, commandados pelo primeiro tenente de tratinha Leite. O tenente coronel Shaw pôde então repellir o inimigo de todos os pontos de que haviamos retirado, e car regando à bayoneta, por duas vezes levou a tropa rebelde muito alem das posições de que navia conseguido apoderar-se.

Vendo o inimigo frustrados todos os seus ataques nos flancos da linha, tentou por tres vezes romper o centro no sitio da Casa Branca, e por tres vezes foi repetlido com muitissima perda, causada pela nossa fuzilaria, e por uma peça de artitheria, que o inimigo não esperava ali encontrar, e que se desmascarou n'aquella occasião.

Em vista da vigorosa resistencia que os nossos bravos constantemente oppozeram aos ataques n'esta parte da linha, introduzida a desordem nas columnas rebeldes, o inimigo se viu forçado a retirar-se, o que executou pelas onze horas e tres quartos. Durante toda esta acção faziam um vivo e bem dirigido fogo a bateria do Salabert, e a artilheria volante, commandada pelo bravo capitão Santos, que foi ferido quasi no tim da acção. O inimigo deixou sobre o campo, na proximidade de Lordello, 437 homens mortos, e bastantes cavaltos.

A força inimiga que marchava ao ataque do Pasteleiro avançou com uma das columnas de infanteria sobre a direita, e com outra sobre a esquerda d'aquella posição. Os tres esquadrões de cavallaria inimiga marchavam entre estas columnas, um pouco na retaguarda d'ellas, e as dez peças de

artilheria de campanha foram collocadas em frente, e a carenta da nossa flexa da direita do pinhal; esta flexa, e a direita do reducto do Pasteleiro, foram logo investidas pe la columnas rebeldes, apoiadas as suas operações pela caval la ma, e pelo vivissimo fogo da sua artilheria de campanha.

O coronel graduado, Jose Joaquim Pacheco, commandana força que defendia aquella parte da linha, composta do rgimento de infanteria n.º 10, primeiro batalhão nacional me vel, e parte do primeiro batalhão nacional do Minho, recbeu o inimigo com o seu costumado valor e sangue fo-Este habil official, pela judiciosa maneira por que havia di tribuido a sua gente, e pela bravura d'ella, repelliu tódos 📖 🝱 ataques do inimigo, que lhe era muitissimo superior en fo 🖝 ças. Pelo espaço de cinco horas os rebeldes não desistiro 🖚 da empreza de romper a nossa linha, e a columna que al.acon a flexa da direita do reducto do Pasteleiro, conseguiri apoderar-se d ella, havendo a pequena guarnição que adelendia disputado valorisamente palmo a palmo o terreso ainimigo: o major de infanteria n.º 10. Francisco de Paula de Miranda, a quem o comoel graduado Pacheco havia eniarregado do commando da reserva da direita, fez logo avançara quinta companha do seu regimento para a frente da estrahcoberta que vae à flexa, mandou occupar, por parte da seru companha do mesmo regimento, commandada pelo major graduado Magalhães, um muro que está perto da casa do Pasteleiro, e que domina a mesma flexa, e ordenou ao commandante do primeiro tatalisão movel, que apoiasse a dinita pela estrada que condux a Lordello.

Estas desposições, rapidamente executadas, e o movimento que sobre o flanco darento fana o teneste coronel Shaw, a frente de alumns fuziteiros escoveres, obrigaram o inimigo a retinar-se da posseção, que por posses minutes occupara e em duas saccesaras tentativas que fez para retomar a flera, foi o acronamente repetido. Pera quarta vez, finalmente, havendo o como descansolo por espaço de uma tava, e retiriyado a comma atacante, aparada por um espaço de tentados forte de savaltera, conhe ao ataque da mesma flera

muita decisão; a força que a guarnecia, commandada Mo major Gouveia, do batalhão do Minho, fez-lhe a mais Osa resistencia. A este tempo o major Miranda, havendo Forçado a gente dos piquetes, que tinha reunido na estrada berta, deu-lhe ordem para que à bayoneta carregasse o rigo; assim o cumpriram estes bravos, e com tal valen-👅 que as forças rebeldes, não obstante a superioridade em 💌 mero que tinham da sua parte, se viram obrigadas a reti-- se, e sendo então batidas de flanco por parte da quinta Copanhia do regimento de infanteria n.º 10, que o mesmo 🚉 jor, sem ser apercebida, com acertada combinação, havia estado ao longo do muro proximo á flexa, e postas na maior fusão pelo vivo fogo da nossa gente, que estava sobre o turo da casa do Pasteleiro, seguiu-se a mais completa deandada, fugindo vergonhosamente o inimigo, deixando o empo n'este ponto coberto de mortos, entre estes um granle numero de soldados de cavallaria, e um alferes da mesma

Depois d'este ataque o inimigo conheceu a inutilidade de odos os seus esforços, e perto do meio dia, retirando a sua vrilheria volante, marchou em direcção aos seus intrincheiamentos. Deve notar-se que o inimigo era protegido em tolos os seus movimentos pelo mais violento fogo de todos os eus reductos e baterias ao norte e sul do Douro, em proxinidade do Pasteleiro, dirigido não sómente sobre os pontos me atacavam, mas com muita especialidade sobre o reducto lo Pinhal. Este reducto era commandado pelo capitão Gueles, de artilheria, que não cessou de dirigir com o melhor Neito sobre as columnas inimigas um fogo destruidor, mosrando durante todo o combate o maior sangue frio e valor, indifferente aos innumeraveis projecteis com que a artilheja inimiga pretendeu fazer calar a bateria do seu commando, oncorrendo muito este benemerito official, assim como o najor Barros, commandante da artilheria d'aquelle disricto, para a derrota que teve o inimigo. Os foguetes de ongreve, lançados sobre as columnas inimigas, causaramhe uma perda muitissimo grande. O inimigo deixou sobre

o campo, nas immediações do Pasteleiro, mais de 230 lamens mortos e 53 cavaltos.

Pelas dez horas da manhã recebeu sua magestade imperial participação da diceita da nossa linha, de que o inmeso havendo reforçado os seus piquetes, saía em força dos se intrincheiramentos, e parecia dirigir-se em ataque ás nosse se posições das Antas o extrema direita.

Posto que sua magestade imperial conhecesse que o remigo nada mais pretendia do que divergir a attenção da 😂 🥌 querda, em que fazia o seu principal ataque, ordenou cor sertudo ao chefe do estado major imperial que fosse para direita da linha, a fim de dar as providencias que julgas = e convenientes; em consequencia o chefe do estado maior i perial, acompanhado do tenente coronel Balthazar de Alm 😂 🕒 da Pimentel, de alguns officiaes do estado maior imperi al, correu logo à bateria do Bomfim, e apenas ali chegou, cont veceu bem que o inimigo não projectava um ataque decisi 🕶 0-Os nossos postos avançados tinham então engajado um pequeno tiroteio com o inimigo, desde o Fojo até à marg em direita do Douro, e na baixa de Campanhã achava-se forum. da uma columna inimiga de 4:000 a 4:500 homens, composta de dois batalhões de apresentados, de tres companhias do regimento de infanteria n.º 12, e dos batalhões realistas de Miranda, de Villa Real, da Guarda, de Monte Alegre e de Mangualde.

20

Wet vibra

15

100

315

O chefe do estado maior imperial de tudo deu logo dicumstanciada informação a sua magestade imperial, e ponto depois, havendo cessado o tiroteio n'aquelle ponto, regressale à bateria da Gloria, onde ainda se achava o mesmo augusto senhor, e então foi informado, que durante o tempo que etivera na direita, o inimigo verificara um terceiro e vigoroso ataque sobre a posição do Wanzeller, e todas as outras da nossa esquerda até ao Pasteleiro, que lhe foi tão desastroso, como haviam sido os dois primeiros.

A este tempo foi novamente sua magestade imperial informado de que a força inimiga, que havia ameaçado a di reita da nossa linha, dava indicios de querer realisar o ata

Brigadeiro Bento da França Pinto de Oliveira (ferido levente).

Manuel Maria da Rocha Colmieiro, tenente coronel de milas de Aveiro (contuso).

Augusto Sotero de Faria, alferes de cavallaria.

Antonio Nicolau de Almeida e Liz, alferes de cavallaria.

Postados novamente os piquetes, e apoiados pela força de serva que logo chegou, o chefe do estado maior imperial nou a entrar para dentro da linha, penalisado no fundo alma por ter sido mortalmente ferido n'esta carga, sen avo parente e amigo, o major graduado D. Fernando Xar de Almeida, que deixa por consolação a todos os seus maradas e amigos, que o choram, o ter gloriosamente caido bre o campo da honra.

Logo que o inimigo começou o ataque 20 norte do Douro, prigadeiro barão do Pico do Celleiro, commandante das ças ao sul do mesmo rio, mandou fazer um vivo fogo de ilheria da posição da Serra do Pilar sobre as baterias inigas, que d'aquelle lado procuravam apoiar as operações orças rebeldes contra as nossas linhas, e como recebesse inuações do chefe do estado maior imperial para fazer um conhecimento, se o julgasse conveniente, sobre a linha iniga d'aquelle lado, o mesmo brigadeiro com acertada dis-Bição fez avançar tres destacamentos, o primeiro commando pelo capitão Magalhães, do terceiro batalhão nacional ivel, o segundo pelo capitão do mesmo batalhão Vaz Lo-, e o terceiro pelo capitão Carreira, do segundo batalhão cional movel, contra os piquetes inimigos, postados desde pinta do Chorão, sobre Quebrantões, até à quinta de Cam-Bello. Estes piquetes, obrigados pelo fogo dos nossos desamentos, abandonaram os postos que occupavam, e se figaram atrás de um muro asseteirado, situado no centro Jinha que lhe ameaçavamos, aonde igualmente se lhe veiu mir logo um reforço de 200 homens, que marchavam do o do Paço do Rei. Não obstante a vantajosa posição em a força rebelde se tinha collocado, a nossa pequena força tinnou o ataque, e em pouco tempo valentemente conseguiu desalojar o munigo, que correu para a trincheira que tem construida no adro da igreja de S. Christovão, e para a trateria do Monte de Castro.

Apenas os nossos destacamentos occuparam as possos do mimigo, romperam sobre elles um violento Logo as luteras rebeides do Monte de Castro. Sá. Monte Betto e balal de D. Leonor; e achando-se preenchido o tim da sorda mudada a direcção da artilheria mimiga, e postas emalame as forças rebeides, os mesmos destacamentos tiveramos dem de se retirar, o que executaram na melhor ordem, la vendo ferido alguma gente dos piquetes mimigos quandos recolheram ao muro do centro.

Era uma hora e tres quartos, quando a columna immiforma la na baixa de Campanhá, tendo-so-lhe reunió a lors
que d'ella havra destacado as nossas posições, começorare
tirada; já u esse tempo os rebeides, sobre a nossa esporb,
so tratavam de evadir se da presença de nossas brates,
evitar a completa runha e confusão em que os porta allouça e madograda empreza; seus desordenados in suprtos cram comitado anda protegidos pelas suas lateras amorte e sul do Douro, que continuavam o vicoento e atualficac que doracte toda a acquir constantemente havom fulsobre as posas actuas e pos pões. Por contro tado o minito
se actuara exposto a o tem doração logo da nossa arubico
do posado e do cuaça da assem haverado pendeto todo
coperança de alcançar a medo e validade in, maso uma vertisobre se recolora asos seus interas, le cramontos.

Prode tend for ordinal consecutorum des e o mode. Branco el aj prode de sula disca a meser remo discipione di consecutori di consecutori de mode. Con la mode de mode

Son which is a superior of the windows of the delay of the war windows of the win

da tarde, havendo cessado completamente o fogo, se heu ao paço, satisfeito no maior grau por ter observado sómente a valentía e firmeza com que todas as nososições foram defendidas dos repetidos e impetuosos pes das forças rebeldes, mas a audacia e arrojo com que opas da rainha por varias vezes, tomando a offensiva, am o terror e a morte às columnas comparativamente saes do inimigo.

tenente general conde de Saldanha, chefe do estado r imperial, como soldado valente, foi visto em todos os os os mais arriscados; como general habil, fez executar o melhor acerto e discernimento as ordens de sua maide imperial; e concorrendo por este modo para o feliz tado d'este dia, mereceu a approvação do mesmo auo senhor, e adquiriu novos direitos à gratidão da patria!. chefe do estado maior imperial, tendo sido acompanhado nte toda a acção pelo tenente coronel Balthazar de Alle Pimentel, ajudante de campo de sua magestade imil, servindo de quartel-mestre general, e reconhecendo anto este benemerito official concorreu para a gloría e dia, lhe faz os maiores, e mais bem merecidos elopela intelligencia e bravura que mostrou em todas as instancias de tão porfiada acção 2.

mesmo chefe do estado major imperial recommenda mente, pelo muito que se distinguiram n'este dia: O te-Jorge Wanzeller, seu ajudante de ordens; o capitão Guillet, seu ajudante de campo; o tenente D. Miguel nes, ás suas ordens; o major do real corpo de engeos, Joaquim Antonio Vellez Barreiros, que se acha em

Mo podendo este boletim deixar de ser feito no quartel general al, Saldanha não se pejou de fazer elogios a si proprio, como se vé, e se viu já em outras mais peças officiaes anteriores, e ente se verá em outras mais adiante.

so se faz tambem pouco notavei que o tenente coronel Balthazar peida Pimentel fosse sempre mandado por D. Pedro em auxilio danha nas suas operações contra o inimigo. Não seria isto poruma certa desconfiança na sua coragem? 34

pennius andanii perent. Losen de l'este de la la contra de la la contra de la la contra de la contra del contra de la contra del la contra

O quitante popular l'addition de la la comparante de la la difficie destinate de la comparante del comparante de la comparante de la comparante del comparante del comparante del comparante del comparante de la comparante de la comparante del comparante del

o separte curatei, quitante de campo — = a angerat, serando de martin-mestre pare de la fonde, quartei mestre de la fonde, quartei mestre de la fonde de la fonde

O general Monra, communicate to the organication of the organicati

O mesmo general, e o convoel gradento Venerom muita distincião dos serviços prestados pel assistente, quartel-mestre general, Ferrando da Mesquita e Solla, o qual pelas acertadas de post tomor, caposto sempre ao logo, muito consci

lir as forças rebeldes na linha do Carvalhido ao Wan-

coronel graduado Moura elogia tambem o capitão Frannii, o alferes Bacellar, e o porta-bandeira Bizos, os quaes atariamente acompanharam a carga de bayoneta exeda contra o inimigo, tendo-se batido o ultimo com alsoldados de cavallaria, e sendo por elles acutilado, os de ter morto o primeiro que o acommetteu; cita lmente com recommendação os alferes Hayacé e Coenne, nesmo segundo regimento; e bem assim o capitão de llaria João Ribeiro de Sousa, e o alferes de infanteria ingos José Cabral, os quaes se occuparam em fazer rer debaixo do fogo os estragos, que o inimigo fazia com a trilheria nas nossas trincheiras, acompanhando os nosbravos sempre que sairam das linhas, e carregaram as la rebeldes.

coronel José da Fonseca, commandante da linha de Lor, que com tanta distincção se houve na defeza do iminte posto que lhe estava confiado, faz os maiores eloa toda a tropa, que defendeu aquella posição, e em
zular ao tenente coronel commandante de infanteria
b. José Pedro Celestino, pela valentia com que conducarga a sexta companhia do seu regimento, commanpelo bravo capitão Pedroso, e ao tenente coronel Shaw,
tonel Dodgins, pelo valor e intrepidez com que sustenas suas posições, tendo o primeiro carregado o inià bayoneta por duas vezes. O tenente coronel Shaw
com distincção dos capitães Wyatt e Richardon, e alfeMorgan, o qual intrepidamente carregou o inimigo à
da bayoneta.

coronel João Nepomuceno de Macedo, commandante da da Foz, comportou-se n'este dia com a sua costumada hra e intelligencia; este coronel faz os maiores louvores pronel graduado Pacheco, pelos serviços por elle prestate pelas boas disposições que adoptou para a defeza do h que lhe estava confiado; falla com elogio do major Min, commandante de infanteria n.º 10; major Gil Guedes firavo, associado aquamica mentra. La restricta e por finalmente, faz partecuar mentra, co mesmo regimente e finalmente, faz partecuar mentra no manor mentra nesso do armada, José Xaries Erestrica mentra municipalmente presta artecuar do finalmente e mariolare e minimar amente presta artecuar do finalmente os mentras e mariolares e minimar amente presta artecuar do finalmente a conducta do sargurar di artimere bata di Unido. Vanuel Caetano da terra, que inherente, sor le tranciceras, e acompanhou com o mante nemodo a cargo imparte a potito Pedroso.

de la companio de la

is artiberio elogia as gumina a securio a securio a securio a securio da Luz até à qualidade como securio se di acapte, causando-lhes de como securio de securio que distrahente como securio de securio que distrahente como securio de securio d

nte José Victorino Damazio; dos segundos tenentes, José rissimo Ribeiro, Bertoldo Francisco Gomes, João da Rosa, José Estevão Coelho de Magalhães; e do ajudante a official rios Teixeira de Gouveia, os quaes muito se distinguiram este dia, não só pelo bem dirigido fogo que fizeram, mas abbem pelo sangue frio com que se conservaram no commo dos seus respectivos postos, debaixo de um vivissimo o das baterias inimigas.

Sua magestade imperial teve a maior satisfação em obserr mais uma vez o valor e sangue frio desenvolvido por tos os officiaes e soldados que compõem o exercito, que eta gloria tem adquirido para as armas da rainha.

Os batalhões de voluntarios nacionaes fixos, provisorios e opregados publicos, deram n'este dia novas provas do seu lor e devoção civica, prestando os mesmos serviços, e enjando-se no fogo, onde se portaram com bravura; estes anos, tendo destacado uma força de 80 homens para o par de Francos, aonde soffreram um vivo fogo, tiveram festos 1 official e 3 voluntarios.

È digno de admiração e louvor o enthusiasmo com que os vos habitantes d'esta cidade corriam à porfia a guarnecer aossas linhas, e procurar occasião de punir os loucos sebres de um governo usurpador, que ousou offerecer-lhes a chamada amnistia, que os injuriava, dando assim mais a prova do seu amor e adhesão pela causa da rainha e da lria.

fanto valor e devoção não couhe só a estes bravos. O bello o rivalisou com elles. Durante a acção foram vistas em la a parte as mães, irmãs, fithas, e esposas, subministrauaos seus, e aos estranhos, todos os soccorros; levando la aos nossos soldados, empregados no fogo; conduzindois munições de guerra debaixo de um numero infinito de jecteis inimigos; e emfim, consolando e ajudando a curar feridos, a quem solícitas soccorriam com tudo que estava seu alcance. Tanto valor, tantas virtudes, só o amor da redade é capaz de produzir.

nossa perda consistiu apenas em 57 mortos e 221 feri-

maint entre os primeiros o major graduado \_\_\_\_\_\_\_Richardet; entre os lendos o briga-2 remon, major Domingos Manuel Pereira de - odulet, tenente D. Antonio Jose de Melle. - 🚙 🧀 Mello Breyner, capitães José Luiz de Less Corte Real, Manuel Thomas des Santis. · Charos: capitão ajudante Lironi, e capita - Manuel Joaquim Cardoso; os tenentes Alle-anente José Victorino Damazio, o segundote adosa : e os alferes José Narciso Correia de MdD, arz Gabril, José Paulino de Sá Carneiro, Casmio Susa Telles, Maximiliano Augusto Cabedo, Re-🔍 g. Elmesingue, Billy, Cottm e Bacellar. Seudi sausos o capitão Luiz de Mello Breyner, o capita vidomo Aluisio Jervis de Atouguia, o capitio los wano, o tenente coronel de milicias Manuel Min i comieiro.

antos mortos deixados nas proximidades da nocestos; o grande numero d'aquelles que devia ter juto
es postos; a grande quantidade de feridos, que resulcesto ao numero de mortos, e 70 cavallos deixade
espo, tudo nos iuduz a acreditar que o mimigo softra
entra de 4:500 a 5:000 homens, não entrando nestro as deserções que tem tido para a retaguarda.

sun venceram as armas da ramba; e os notres fetedos da glorioso passarão á posteridade nas paginas matemates da historia portugueza.

## DUCUMENTO N.º 263

(Citado a pag. 387)

Extracto official das operações da expedição commandada pelo duque da Terceira com destino ao Algarvo, desde o seu desembarque n'este reino até à sua entrada em Lisboa

III. 100 e ex. 100 sr. — A irregularidade das communicações, que tiveram logar entre a secretaria d'estado dos negocios da guerra e o meu quartel general, no decurso dos movimentos rapidos, que me foi necessario executar, tanto no Algarve, como no Alemtejo até Lisboa, não me tendo permitudo ter o governo ao corrente do progresso das mesmas operações, julgo do men dever levar ao conhecimento de sua magestade imperial, o senhor duque de Bragança, regente em nome da rainha, a historia resumida d'esta campanha, por me persuadir que só assim posso cumprir com a obrigação e gratidão em que me acho penhorado para com as tropas que tive a honra de commandar, e a cujo valor e constancia devo o successo colhido.

No dia 24 de junho, proximo passado, a divisão do meu commando na força constante do mappa n.º 1, effeituou o seu desembarque na praia situada entre o forte de Cacella e a bateria do Monte Gordo, tendo alguns tiros da esquadra calado as baterias d'aquelle ponto da costa, e não se apresentando ninguem na praia para disputar o desembarque, que se achou completamente terminado pela meia noite. Emquanto o desembarque se effeituava, a guarnição de Villa Real de Santo Antonio tinha abandonado aquella villa na direcção de Alcoutim, e tendo o visconde de Mollelos reunido a guarnição que tinha em Tavira, Faro e vizinhanças, e postado esta força na margem direita do Almargem, para esperar n'aquelle ponto a marcha das minhas tropas.

Na madrugada de 25 começou a divisão a sua marcha sobre Tavira, continuando-a sem encontrar resistencia até ao Almargem, onde achou a força do visconde de Mollelos occupando as alturas da margem direita do rio que ali passa. Alguns atiradores estendidos no flanco da columna começaram a repellir os do inimigo, e a marcha não interrompida da divisão para a frente foi sufficiente para pôr o inimigo em plena derrota, na qual abandonou uma peça de artilheria de calibre 6. A nossa perda n'este encontro foi apena de um official ferido, o major David, de cujos talento valor e serviços, uma molestia subsequente privou desgreçadamente o exercito alguns dias depois, o dois soldad feridos.

O inimigo, na sua fuga precipitada, atravessou Tavira ser fazer alto; e só suspendeu a sua marcha quando chegon ? Faro, de maneira que ao entrar em Tavira achei aquella didade inteiramente abandonada pelos rebeldes.

D'ali expedi o coronel de milicias de Beja, Domingos de Mello Breyner, para Villa Real, encarregando-o do governo militar d'aquella villa, e povoações vizinhas ao longo dobadiana, e dando-lhe instrucções e meios para o immediate armamento de corpos de voluntarios, para apoiar a manifestação dos sentimentos de fidelidade dos povos d'aquellas partes. Deixei em Tavira os feridos, os doentes, algumas praças cansadas da primeira marcha, e o destacamento de lanceiros da rainha ainda apeados; e no governo militar de Tavira, com instrucções e meios analogos aos acima refendos, deixei o major de cavallaria Rezende.

De Tavira marchei para Othão no dia 26, e ali a minha divisão foi recebida com o maior enthusiasmo pela povoação, cujo amor e fidelidade a sua magestade, e ao governo constitucional, são na verdade dignos do maior elogio. Com a minha chegada a Othão, o visconde de Molfelos continuou a su retirada sobre S. Bartholomeu de Messines.

No dia 27 entrei em Faro, e ali veiu tambem a esquadri de sua magestade fidelissima, e n'ella o duque de Palmella que tomou immediatamente conta do governo civil da previncia, segundo as instrucções que lhe haviam sido dadas E em recolher alguns meios indispensaveis para o progress da marcha, como cavallos para officiaes mentados, e alguna estas de primeira necessidade para transportes, empreguei resto d'aquelle dia, e uma parte do dia 28.

Na tarde de 28 a segunda brigada, do commando do bri-Badeiro Antonio Pedro de Brito, marchou para Loulé, com dem de pernoitar n'aquella villa, e reunir no dia seguinte Primeira brigada no sitio da Quarteira, sobre a estrada de lives.

No dia 29 marcharam a primeira brigada de Faro, a se-Sunda de Loulé ao sitio da Quarteira, onde ambas acampa-Dam

Em Quarteira recebi a noticia de que parte das forças existentes no Algarve, que se achava de guarnição em Albufeira, Lagos, Sagres, etc., se tinha reunido em Silves, e com algumas peças de artilheria marchava acceleradamente sobre S. Bartholomeu de Messines, para se reunir ao visconde de Mollelos, o qual já tinha abandonado aquelle ponto, e continuado a sua retirada por S. Marcos da Serra para Santa Clara.

Puz-me immediatamente em marcha para S. Bartholomeu, cubiçoso de achar ainda ali esta força fugitiva; porém, a minha diligencia foi baldada, porque chegando a S. Bartholomeu no dia 30, achei que o inimigo tinha passado muito alem d'esta villa, tendo ali abandonado tres peças de calibro 3, cujos reparos tinha inutilisado; e bem as im uma quantidade de polvora, que apenas havia tido tempo de lançar em alguns poços.

Assim em seis dias, contados do momento do desembarque da divisão no Algarve, esta provincia estava livre dos rebeldes, o governo intruso tinha sido abjurado por todas as povoações: grande numero de officiaes e soldados, especialmente de artilheria, serviam já nas nossas fileiras; todas as baterias da costa e suas munições, todo o material de guerra da provincia tinha caido em nosso poder; e toda a força dos oppressores tinha sido arrojada alem da serra de Monchique e Caldeirão. Toda a divisão do meu commando se achava em S. Bartholomeu, á excepção dos doentes, e lanceiros desmontados, que estavam em Tavira, e do batalhão de atirado-

rus la ramba, que ficura de guarnição em Fara am o commer Land para protecção dos deposada ao entra ura es maner de aignas of jectos de que permitara. Le recuire les movimentes até ali executions de was second to reunir os meios indispensives can or - - - pie me afastasse mais do centro de m se municipales reservas de polvora tinham ficale. a se indu granmente a artilheria de montant d - 🚤 🚾 u marada ar aos rebeldes; era, portanto 🛎 ---- stas meios, e por isso fiz alto. > 2 > accordo para Faro as ordens precisis p tens us nójectos, o que era facilita 🔭 - 🧠 🛰 🐄 ruisito por agua até à cidade de 🛎 💮 - 🚅 🚤 🐸 raw a benemerito major José Pto 🕏 and the same of th and the second section of the second section is a second section of the second section - e - - - e e neus exploradores eram in - - - - - - - - Duceus Linha feito reunita and the second s a so so so so so so returaram, less - - A - Laures as S. Marros, e deisant and were mental pur regression a S. Bart was the mode the to conbeamento de que was a second recession para S. Nartinho et a which we will enter the properties as estradas que rem and an une une say & Ournque, e pur Santa Clara. and the second manager tenha devastado na sua passago and the serial decrements at the Fin all ight was to poe a compet Breyner, ou antes of the a es esta com um destacamento de a coma, que lhe havia mandado de Famo ness. Ushim avançado sobre Mertula, e no automa de Serpa e virinhanças, projects am, ou tinham executado um movimento sobre Beja, que l'voraçada sacudiu o jugo com a sua approximação.

Julgando então conveniente approximar-me d'esta pequena orça, e do caminho mais curto para Beja e Campo de Ouriue por Almodovar, determinei-me a vir occupar de novo lou lé, como ponto de partida para alem das serras; por isso ue estando assim muito mais proximo de Faro, e sendo o ermo de Loulé abundante em cavalgaduras, poderia mais acil mente reunir os transportes para as reservas e artilheria, assim como para alguns viveres indispensaveis para fortecer a divisão nas marchas desprovidas através da serra, effeituei este movimento vindo occupar Loulé na manhã do dia 4.

Emquanto fazia preparar em Faro, e reunir em Loulé os objectos acima mencionados, tres movimentos diversos se me offereciam para continuar as minhas operações; e as noticias que os meus emissarios recoltiam na frente, deviam decidir a minha escolha entre elles.

Eram estes movimentos: 4.º, penetrar no Alemtejo diretamente pela estrada de Almodovar; 2.º, seguir para o mesmo tim a estrada de S. Marcos; 3.º, ganhar a margem do Guadiana, e avançar por Mertola sobre Beja, movimento ste que me obrigava a uma marcha retrograda por Tavira, mico caminho praticavel entre Loulé e Mertola. Qualquer, porém, que fosse o movimento a fazer, só poderia começar quando estivessem reunidas a artilheria e os transportes.

No dia 7 de julho, estando effectivamente prompta a maior parte dos meus meios, e dispondo-me eu definitivamente a penetrar no Alemtejo pela estrada de Almodovar, por me constar que o inimigo tinha as suas forças em Messejana, Gravão e Castro Verde, recebi a noticia da completa derrota e captura da esquadra rebelde pela esquadra de sua magestade fidelissima, e ao mesmo tempo um officio do duque de Palmella, em que me pedia instantemente approximasse de Lagos uma força consideravel para pôr o almirante em estado de desembarcar e organisar o grandissimo numero de prisioneiros que tinha produzido a captura da esquadra, e

particular des marches de que a desse esta de se se superiore.

Employed the state of the state

Chegous a Lagres ou ma 4. In testemomora ocular 45 britanies resultatios in prairio arangalia pelo almande resonate di Com de 3. Verrite la 20 grandice die 2008 apressive tende manufestato is manera a mais postrat sua alliera e causa de sua magretade, como a qua mbio servijo je nan grato, je rezirbi zim i ramine ente ser as theories in housele from arms party the sublance in toguita real for marriesa voluntarramente n estas austados, é em testa das promestancias reporte minestatamente per trar no Lemiego pera estrada de S. Narres e Santa Cara-Para este fim reum es arque la livisão em 5. Barth conci de Monners on ha ton e ur ha 12 estavam a aquella ulla maimente reunitus tidue de meios de cuerra e munica de posta indispensarios para transpor a serva, e operar ob A emiero , e devembo este movimento mongar-me mais e mas in Algare, tiz partir para Fare a brumanero Brita, escarre gradies adermanicate do inverso de umas desti profis

No dia 13 marches de S. Barmolomen sobre S. Marcos em 11 establemen o campo punto a Sinta Clara, e em 15 qual a Gravão, dude fea ado a diverso por todo o dia 16, per resulto a traiderta de campanna e as requeles que vinha uma marcha na retagnacia.

No campo do Garrão que foi confirmada a notima dos acos

lecimentos de Reja, sabendo que o visconde de Mollelos, instruido em Messejana da revolta d'aquella cidade contra o go verno intruso, e da pequena força que ali se achava, march ára sobre Beja, que a referida pequena força evacuou à primeira noticia da sua marcha, e occupava aquella cidade. Onde as suas tropas tinham commettido os maiores horrores, e onde se lhe deviam reunir alguns reforços avultados.

Penalisado em extremo da sorte dos leaes habitantes de Beja, resolvi comtudo aproveitar-me do erro, que o inimigo havia commettido, de deixar descoberta a estrada da capital, e cheio de confiança na audacia dos dignos officiaes e incansaveis soldados da divisão, e no valor de uns e outros, tantas vezes experimentado, esperando muito dos bons desejos dos povos, à medida que me approximasse da capital, adoptei a resolução de deixar em Beja o visconde de Mollelos com as suas forças e os seus reforços, e certo de ganhar sobre elles ao menos duas marchas, vir arvorar as bandeiras de sua magestade fidelissima nas margens do Tejo, e segundo as circumstancias nas proprias torres da capital. Convencido, porém, de que um movimento tão atrevido, só devia produzir completo resultado, quando as almas de todos os cooperadores se penetrassem da sua alta importancia, convoquei em Messejana, onde estabeleci o meu quartel general na noite de 17, os brigadeiros e commandantes dos corpos da divisão, com os chefes das repartições do meu estado maior, e expondo-lhes de uma maneira singela o meu projecto, e as minhas esperanças, sem lhes dissimular os riscos, nem as difficuldades, tive a satisfação de ver estes intrepidos e valentes camaradas adoptarem unanimes as miuhas idéas, e prestarem-se com a força da convicção a seguil-as contentes e enthusiasmados; e apenas no dia seguinte 18, os soldados perceberam que deixando á direita a estrada de Aljustrel, tomavam a de Alvalade, as vozes de a Almada, a Lisboa, correram de bôca em bôca pas fileiras, fizeram esquecer ao soldado as fadigas, as privações e o tra-

No dia 19 pernoitou a divisão junto ao logar dos Bairros,

e pondo-se em marcha na madrugada de 20, passado o Sacono vau de Porto de El-Rei, estabelecendo-se à noite o cam por no Valle de Ferreira.

No dia 21, proseguindo a nossa marcha até às proximidades de Alcacer, pretendeu o inimigo cobrir a entrada comu uma pequena partida de voluntarios realistas, por isso que ignorante da rapidez do meu movimento, julgava unicament e que uma partida de guerrilhas marchava a atacal-o. Este pequeno troço foi logo dispersado, ficando quasi todo posteneiro, e escapando unicamente alguns fugitivos, que levarata a Setubal o terror e a noticia da approximação das topas regulares. A villa de Alcacer recebeu a divisão com o maior enthusiasmo, e tendo esta descansado ali algumas horas, veiu acampar nos montados vizinhos à quinta da Palma.

No dia 22 encontrei o inimigo em posição na frente de Setubal; e alguns tiros de artilheria, dirigidos sobre a minha columna em marcha, annunciaram a sua intenção de esperar o combate; porém a columna, continuando a avançar cotta passo accelerado, e coberta nos seus flancos por alguns 218. radores, o inimigo começou logo a sua retirada, que en persegni através da villa de Setubal até à quinta do Esteval se >bre a estrada de Azeitão, fazendo-lhe um numero considera bilissimo de prisioneiros, tanto officiaes, como soldados. recebendo um grande numero de praças apresentadas. 🗁 castellos de S. Filippe, e Torre de Outão, abriram as sua portas, e arvoraram o estandarte da lealdade; e cu, depode haver dado as providencias indispensaveis para a manu tenção da ordem na villa, vim pernoitar com a divisão jun da quinta do Esteval, sobre a estrada de Azeitão, emquant uma companhia de infanteria era destacada pela estrada 🎏 Palmella, devendo na manhā seguinte reunir-se em Azeit🗩 à sua respectiva brigada.

N'este meio tempo as noticias da minha entrada em Alczer, da derrota da força do commando do brigadeiro Freetas, em frente de Setubal, eram pelos fugitivos levadas à compital: e o duque de Cadaval fazia apressadamente passar Almada uma parte da guarnição de Lisboa, comprehendo

la tres esquadrões de cavallaria, e confiava o commando ta força ao general Telles Jordão, predestinado a enconali a morte, depois de testemunhar a derrota e coma debandada dos seus soldados.

ora, foram transitadas pela divisão na manhã de 23, sem sar posto algum do inimigo, e apenas n'aquelle ponto da rada appareceram as suas avançadas de cavallaria, as es, logo que presentiram a nossa presença, se retiraram, blos paizanos que vieram da frente soube que a primeira ição occupada pelo inimigo era a das collinas, que domina haixa de Corroios do lado de Almada.

Ali tinha o inimigo estabelecido uma linha de atiradores; udo eu estendido alguns caçadores sobre os flancos da amna, continuei a minha marcha, retirando-se os atiradofinimigos de altura em altura até penetrarem na estrada avada, que por entre as barreiras do Alfeite desemboca valle da Piedade.

iste valle, prolongamento da enseada do Tejo por traz de ilhas, limita ao sul as alturas de Almada, e offerece um ueno campo plano, onde vem desembocar de um lado a ada que eu seguia, e do outro a estrada do Pragal na estrada, de Almada no centro, e de Cacilhas por Mutella na lita.

ali que o inimigo, conhecendo que me era superior en allaria, pretendia attrahir a minha columna, para tirar ido d'aquella arma, manobra esta que eu tinha previsto conhecimento previo do terreno, confirmando-me n'esta a fraqueza da resistencia opposta até ali à minha mar-Com effeito, apenas os meus flanqueadores, estendidos alle, tinham desalojado os do inimigo, e a testa da coma desembocava no mesmo valte pela estrada do Alfeite, esquadrões de cavallaria, lançados da estrada de Caci-carregaram com todo o impeto de quem conta com victoria certa; porém, os meus atiradores, reunindo à tima com o maior sangue frio e presteza, e os batalhões caçadores n.º3 2 e 3, do commando do coronel Romão, e

major Vasconcellos, ambos à voz do brigadeiro Schwalbarepelliram este ataque com tal denodo e acerto, que a cavlaria inimiga, soffrendo uma grande perda, fugiu em completa debandada, cobrindo-se contra o meu fogo com os a mazens da Cova da Piedade.

Mallograda assim a esperança do inimigo, tudo indico que elle só cogitava de retirada; e por isso deixando o regmento de infanteria n.º 6 cobrindo as estradas do Pragal Almada, que o inimigo tinha cortado, prosegui com o resda força direito a Cacilhas, para cortar ao inimigo a retirda, occupando todas as avenidas, que descem de Almadcom companhias destacadas do terceiro regimento de infateria.

Na entrada do logar da Mutella, enfiando um dos ramada da estrada, tinha o inimigo collocado duas peças de campanha; mas a columna, desprezando o seu fogo, correu sobrellas á bayoneta, e as peças foram tomadas. Progredi entade sem obstaculo até ao caes de Cacilhas, onde a minha tes 44 de columna penetrou com a ultima luz da tarde.

É impossível descrever o espectaculo que apresentava aquelle logar. Infanteria, cavallaria, artilheria, bagagens, generaes, officiaes e soldados, se precipitavam confusamente nos barcos proximos ao caes, confusão que augmentada ainda pela escuridade da noite, apresentava a imagem de um verdadeiro cahos; mas honra seja dada aos generoses triumphadores da usurpação; a bayoneta do soldado, que provocára e debeltára o inimigo na carga, embotou se para o inimigo vencido; as nossas espadas entraram nas bainhas, e os vencidos, confundidos com os vencedores, pareciam med hora depois irmãos de ha muito reconciliados.

Como, porém, existisse ainda uma força na villa e castello de Almada, fiz contramarchar a columna; e deixando sobre o caes de Cacilhas a conveniente guarda, avancei pela calçada de Almada até á entrada d'aquella villa, e caminho que conduz ao castello; mas como fosse completamente note, a victoria estivesse decidida, e eu quizesse poupar o sangue dos meus soldados, o dos desgraçados vencidos, e as

esor dens inseparaveis da entrada violenta de uma povoaio, especialmente de noite, o brigadeiro Schwalback, que commandava a testa da columna, mandou o seu ajudante de ampo, o alferes Jorge, como parlamentario, intimar a peque na força que existia em Almada, que depozesse as armas; nas causa-me horror dizel-o, o parlamentario, a despento do pelas as leis da guerra, foi acommettido pelos cavalleiros retel des, e recolheu à columna ferido mortalmente.

Permaneci nas posições que occupava ate à primeira luz dia 24, no qual progredi sobre Almada, d'onde a pequena propa inuniga se tinha dissipado, e apresentado em parte, e ajo castello se renden à primeira intimação, ficando a sua parteção prisioneira de guerra, e depondo as armas na extantada.

Ah recebi a noticia de que o duque de Cadaval, e toda a marnição de Lisboa, tinham evacuado a cidade, a qual, hvre jugo que a opprimia, tinha proclamado o governo de sua magestade fidelissima; e no momento em que a bandeira da rainha era mangurada no castello de Almada, as salvas de artilheria da margem do norte annunciavam que a mesma suspirada inauguração tinha logar nos muros da capital.

Os habitantes de Lisboa estendiam os braços aos meus soldados; en corri a elles na tarde do mesmo dia 24, sendome impossivel exprimir o enthusiasmo com que foram recebidas as tropas, e o enthusiasmo com que o povo elevava ate ao céu os nomes da rainha, da carta, e o de sua magestade imperial, o duque de Bragança.

Deus guarde a v. ex.ª Quartel general em Lisboa, 29 de julho de 1833. — Ill.ªºº e ex.ººº sr. Agostinho José Freire. — Duque da Terceira.

N. B. Fizeram-se em Cacilhas mil e tantos prisioneiros, panhando-se 160 cavallos, e 28 peças de artilheria com todo trem competente.

35

The second of th

The second of th

TO THE PORT OF THE PARTY OF THE

A few Low Maria di Seria, è les Maria da Franced

Les Maria de Carrette pari i le a medica i la comparta de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta del la comparta de la comparta del la comparta de la comparta dela comparta del la comparta de la comparta del la comparta del la

To ente Luciatio de Afmerta Primerio Foi interedade en flaren direito, para desatigar cum como de una de una altura punto a friedade, e presenta a tão beninho to, que fez d'an desapparence a recomo.

Mores Bernardo Cardoso Tavera Silve o filmo puedo do estrado desarrojou coraj esta tre e o dispocienta para Cardias.

A ferres Jose Josephini de Mace la Casta. El 2 prision

primeiros atiradores do inimigo, que foram apresentados 8. ex.", o sr. duque da Terceira, e em toda a acção se porque com extremado denodo.

Tenente José Joaquim Rodrigues, e alferes Diogo Maria e Moraes. Estes officiaes, conduzindo a terceira companhia, encorreram bastante para a dispersão do immigo, e fizeram autos prisioneiros.

Capitão Pinto da Fonseca. Commandou a guarda avançada o marcha, e continuou a trabalhar durante a acção inteira. Quartel em S. Domingos, 26 de julho de 1833. — Romão asé Soares, coronel graduado, commandante do segundo talhão de caçadores.

Relação dos sargentos do dito batalbão, que mais se distinguiram na acção do dia 23 do corrente, dosde Almada ate Cacilbas

José Antonio de Oliveira Guimarães, Bernardo Antonio, sé Vicente Vargas. Francisco de Sonsa, Antonio Fernanda Silva, o furriel Francisco dos Santos. Antonio Manuel Verga, João Marques da Silva (cavalleiro da ordem da orre e Espada), e José da Costa.

Quartel em S. Domingos. 26 de julho de 1833. = Romão se Soures, coronel graduado, commandante do segundo talhão de caçadores.

Relação das praças do dito batalhão, se melhor se comportaram na acção do dia 23 do corrente, desde Almada ate Cacilhas

Antonio Ferreira Rico, Manuel Pereira Ferreira, José de ina ce dos condecorados já com a medalha da Torre e Esida). Manuel Cardoso, José Francisco Medina, Manuel Montro, Joaquim Correia, Antonio Caetano, Manuel de Mello, athens da Rocha, Antonio Machado Netto, João de Sousa, zilio José (é já condecorado com a medalha da Torre e Esida), José da Silveira, Antonio de Sousa da Silva, Manuel Sousa Gonçalves, Luiz José Montinho, José Domingues, tomo da Cunha, José Furtado Leite, Manuel Correia Ara-

nha, José da Cunha Pacheco, Joaquim Ferreira Brito, João Rodrigues, Luiz Fernandes, Bernardo Gomes, Jose Pedrosa, Antonio Coelho, Antonio Abrantes, Antonio Caetano, Jose Pereira, José de Sonsa Ferreira, Francisco Gonçalves, Gonçalo Antonio, João Teixeira tê já condecorado com a medalha da Torre e Espada,, Francisco Jose de Bettencourt, Candido de Freitas, Bento Joaquin Monteiro le ja condecorado com a medalha da Torre e Espada), Manuel José Leite, Jose Vieira Pires, Antonio Correia, Ventura José, Manuel Silveira Machado, Manuel Correia Picanço, João de Sousa Ramos, Manuel José Pires, José Pinto Cardoso, José Augusto Pereira, Francisco Vieira Maranhão, Manuel Joaquim Norton. Albano Jacintho, José da Rocha Bittencourt, Mathias Correia, Francisco José, Manuel Ferreira Mello, Francisco José. Antonio José Spinola, Alipio Pereira, João de Sousa, Estacio Correia, Maouel Machado Bertão, José Joaquim da Costa Milheiro, José Rodrigues 1.º, e José Rodrigues 2.º

Quartel em S. Domingos, 25 de julho de 1833. = Romão Jose Soares, coronel graduado, commandante do segundo batalhão de caçadores.

## DOCUMENTO N.º 263-A

(Citado a pag. 358)

Diario militar, feito pelo general miguelista, Alvaro Vavier da Fonseca Continho e Povoas, desde a madrugada do dia 21 de julho de 1833, até aos fins do seguinte mez de agosto <sup>4</sup>

Dia 24. — Na madrugada do dia 24 me foi dizer um creado meu, que um coronel reformado procurava fallar me.

¹ Tendo nos dito a pag. 388 do vol. iv da 3.ª epocha da Hesto ia da guerra ciril, que o medo fora a causa do duque de Cadaval abandonar abruptamente Lisboa por occasião da chegada do duque da Tercerca. Cacilhas em 23 de julho de 1833, aqui vamos apresentar ao leitor uninsuspeita prova da verdade da nossa asserção, tal é o importante de cumento em que o general Povoas relata n'elle o que lhe succedeu por aquella occasião.

também procurava fallar aos meus primos, que moravam no segundo andar das casas que habitavamos no campo de Sant'Anna; vesti-me e lhe fui fallar. Achei (e não o conheci, porque vinha já com o bigode cortado e vestido de paizano) um tenente coronel de voluntarios realistas, que me disse: Lisboa foi esta noite evacuada de sua guarnição, e toda a tropa para o Campo Grande, aonde se acha o marechal do exercito duque de Cadaval, a quem venho de expor a impossibilidade de o acompanhar, por causa das molestias de mimha familia, para onde vou partir; e já cortei o bigode, e me vesti de paizano, para não ser detido pelos nossos inimigos, que muito breve passarão da banda de alem para cá, e inundarão a cidade, bem como os presos, que dizem já foram soltos de algumas das prisões!!!» Fiz conduzil-o ao segundo andar, esclarecer os meus primos, seus parentes, e ordenei que sellassem e enfriassem quanto antes os meus cavallos; e dei ordem aos mens creados de metterem roupa em duas caixas, que pela falta de transportes conduziram nos cavallos da sege. Em menos de uma hora estava em marcha com o cadete, men primo Pedro, que se achava ás minhas ordens, uma ordenança, e um creado a cavallo.

Quando chegámos ao Campo Grande já ali não achei tropa alguma postada, e sómente a estrada, que conduz a Loures, cheia de militares avulsos, bagagens, etc. (bizarra mistura de uniformes e desordeiros), que apesar da desordem em que marchavam era silenciosa, quanto podia ser.

Em Loures tinham feito alto o marechal do exercito duque de Cadaval, e varios empregados publicos de alto emprego, ministros d'estado, etc., e as familias em carruagens de quasi todos os que as tinham, e as acompanhavam.

Apresentei-me ao duque de Cadaval, que me recebeu com a sua costumada urbanidade e polidez; e lhe disse: «Que no meio da surpreza, que me tinha feito a noticia que F. me turba ido communicar, havia tres horas, na madrugada d'aquelle dia, de que toda a tropa tinha evacuado Lisboa, e marchado para o Campo Grande, não hesitei um momento de me pôr a cavallo, apesar de haver mais de vinte dias, que estava com alguns symptomas da epidemia, chetera marbio, para vir receber as suas ordeus, como marechal do exercito, a quem el-rei nosso sentior, tinha por carta regia, nomento commandante de todas as forças da capital, e ao norte e sul do Tejo; e que não obstante ser eu o inspector geral da cavaltaria, devia, e me cumpria receber d'elte marechal de exercito as ordens, que julgasse a bem do serviço de el-rei, dar-me».

Disse-me: «Que estimava muito, que eu tivesse tomado aquella deliberação, e que desejava muito que eu o acompenhasse».

Fiz-lhe, com subordinação e maneiras, observar que, no me tendo s. ex.º feito saber aquella extraordinaria resoluci-se não tivesse sido por acaso informado d'ella, cu teria cade em poder dos nossos inimigos, o maior dos males, o que mais atacaria a minha honra, e me privaria da fortum de onvir de s. ex.º que desejava eu o acompanhasse, e portanto ficaria talvez para sempre privado de continuar a fazer serviços a el-rei nosso senhor, e à minha nação.

Logo mesmo, e acto seguido, me timu de parte, e metro uma enumeração das rasões, que obrigaram a evacuar Liboa, perguntando-me a minha opinião sobre as rasões pracabava de enumerar.

Ao que en lhe respondi: «Que a evacuação da guarmito, e forças da capital, era de tão grande transcendencia, que desejava que s. ex.ª me desse tempo a pensar na- rasões que acabava de enumerar, e que deram causa áquella extraordinaria medida, que tantas consequencias traria com ella para a causa que ha tanto tempo defendiamos: e tanto mais, como s. ex.ª me tinha dito, que desejava en o acompanhasse, dorante a marcha podra tornar a ouvir as mesmas rasões, as pesaria, e poderia portanto dizer a minha opinião com conhecimento das rasões, que pela primeira vez eram do meu conhecimento, e que estivesse s. ex.ª certo que eu diria a minha opinião, sem consideração outra que a do bem do serviço de el-rei e da patria, attenuada com a perda da nossa esquadra e este acontecimento».

Montámos a cavallo, e seguimos marcha por Cabeça de Montachique, Enchara dos Cavalleiros a Torres Vedras. Durante a marcha d'aquelle dia obtive esclarecimentos, que não tinha em Lisboa, por viver o mais retirado possível, cumprindo os meus deveres de inspector geral da cavallaria, não tendo nunca sido chamado, nem ao menos para emittir a minha opinião em qualquer objecto militar, o que me firmava na idéa de que a minha opinião era superflaa. Fosse ella qual fosse, sempre seria fundada e demonstrada.

Dia 25. — Tendo-se occupado em aquella noite de 24 sem methodo e ordem a vilta de Torres Vedras, e n'elfa acantonado as tropas que primeiro a entraram, e na madrugada do dia 25 aquellas que bivacavam nas suas immediações, e tendo-se exigido das auctoridades civis as providencias para obter pão, etape, e as rações de forragens, pois nenhum empregado do commissariado acompadhava as forças que retiraram de Lisboa, não foi possivel obter as rações necessarias; e porque os transportes, que conduziriam as familias eram de facto fornecidos das rações que se apromptavam, todas recebiam sem ordem, e em desordem, o que de necessidade tornaria mesmo insufficiente um numaro de rações, de pão, etape e forragens, que se apromptasse excedente muito em numero ás rações que todos tinham direito a receber.

Quiz o marechal do exercito ouvir os generaes, e tambem me fez chamar, e depois de concordarem em alguns principios, se propoz que immediatamente cada um corpo desse um mappa da sua força reunida, para se formar um primeiro mappa geral; e tendo-se exigido, e en feito riscar um mappa geral para se encher, e offerecido para esse fim; este não só se não encheu, que depois ficou nos papeis do duque, tal qual estava riscado; mas não foi possivel obter de todos os corpos os mappas, que mostrassem a sua situação; e os poucos obtidos iam feitos a arbitrio, e não em consequencia de uma rigorosa chamada para verificar os presentes, e debaixo de armas. Inesperada falta!

De Torres Vedras foi mandado (ouvi dizer) um official, o

capitão Belem, com participação a el-rei nosso serber, o ç depois verifiquei, ouvindo-o do mesmo mare dad do exerci.

Os dias 25 e 26 se passaram n'aquellas, e outras iguas se inefficazes providencias para obter as rações de subsistencia de homens e cavallos; e a nossa situação cada vez se territava mas complicada e embaraçante para obter a ordem tecessaria, e ja se receiava, com mus ou menos fandimento, a suggestão de fóra, e taivez dos descontentes d'entre as forças, para se passarem aos nossos inimigos. Carecia-se, paranto, de pór em marcha para Obidos e Caldas aquellas forças, e seguir a retagnarda ate se receberem as ordens de electionesso senhor; e for em 27 resolvida a marcha para Obidos e Caldas, que foi ordenada, e teve logar no dia 28 de jallo. Em Obidos ficon aqueda norte o quartel general do doque, e en tive permissão de tomar quartel pas Caldas.

Dia 29. — Na mantia do dia 20, quando me apreserter 20 duspie, me expresson o desego que tinha de que en tomasse um caracter mentar definido debarco das suas ordeas, e que se publicasse aos corpos, que formavam a primeira dosficie e a todos os contingentes differentes que a eda se todam remado durante a marcha, e praças e gentes avulsas que communamente se apresentavam.

Disse-me a diagre: «Que o general da corte, tenente por neral visconde do Peso da liceno, lhe tinha tembrado serello nomendo communidade de todas aquellas forças, e que o coneral Povoas fosse nomeado communidade en segundo (elemas) que me expresson, com diguidade e com ficampion, paris come desojar que en tomasse o communido das mesmas forças.

Respondi-lie, com o respeito devido a um superior tal e que tanto me la crava, mostrando os desejos: «Que as of-cumstancias, que o aquelle momento acompanhavam a nossa actual situação eram bem criticas; e a mom, que mada taba influido, nem mesmo tada sido ouvido, nem portanto de operado para a eva unção da cajeital, competia expressar com franço exa é todo a es meus sentimentos, e mesmo tor uma escritio, uma ver que s. ex. " me ticha dito que desejava en

companhasse, e já me tinha ouvido sempre: que na mar-🕽 📭 e tinha insinuado, que en dissesse o que julgava mais averniente na situação em que nos achavamos. Que en era oprinião que o duque de Cadaval ordenasse um arranjaento interino até se receberem as ordens de el-rei nosso phor, cujo arranjamento desse força a todas as auctoridais maditares nos cominandos que tinham, e á obediencia issi va dos que a ellas estavam subordinados: que o novo ranjumento produzisse a mais perfeita harmonia em todos, de mais que nunca deviam unir as suas vontades e os seus storços para o fim de conservar aquellas forças unidas até 🕽 receberem as ordens de sua magestade».

Portanto, que era a minha opinião: «Que o general da brte, por ser um tenente general, que deveria ter o comando da primeira divisão, à excepção da guarda real da Dlicia, infanteria, cavallaria e artilberia, cujo commando de-Oria ficar conservado ao marechal de campo Joaquim Maa. seu commandante de lei: e que os mais contingentes ossem considerados annexos á primeira divisão, depois de Pettidos debaixo de um commando geral, para receberem elo estado maior da primeira divisão as ordens do marehal do exercito duque de Cadaval; e que en me encarregana de fazer expedir aquellas ordens, que s. ex.ª julgasse a un dar-me, na qualidade de chefe interino do seu estado maior; e que faria quanto os meus poucos talentos, mas a mas boa vontade, podessem concorrer ao bem do serviço de ebrei nosso senhor, da nossa desgraçada patria, e até mesmo da responsabilidade d'elle duque de Cadaval, a qual se tinha fornado tão transcendente, que convidaria a quem como eu pensava, a fazer todos os sacrificios para a diminuir d'aquelle nomento em diante, em tanto quanto fosse possivel».

Approvou o duque esta minha opinião, que fui communiar ao visconde do Peso da Regua, que não teve a observar nais do que (o que repetiu algumas vezes), que o general tovoas devia ser declarado commandante em segundo de tolas as forças debaixo do commando d'elle visconde, com-

handante em primeiro.

Observer-lise as inconvenientes que una ununio sen sejo, sem que por aquelle arranjo se discressem mois tagens para o bem do serviço i e un parecru ticar com cido, porque constinu: «Pois va-se faser seo, mas qui antes».

Expediu-se, portanto, n esse dia a ordem clara e pred que essete no archivo dos papeis do cismamo do marec do exercito doque de Carlavai, e por moia no da prim divisão, guarda real da polocia, etc.

to 30.— Na manhã do dia 30 me persuntien o diqui en poeha ja expressar a minha opinião secre a exacuação Listad. En the respondi que sim, e que ra expressa-a o a franqueza de um solidado, e de um to mem de tem e honra, e somente como ja tinha dia a s. ex.", com a conderação ao serviço de el-rei nossa senter e da masa partida a minha opinião era, que lastora se año devia exacim depos d'apparatos de prevent os seus habitantes por uma procunsació de prevent os seus habitantes por uma procunsació de localer-se do estado em que se a hava tem transcribicas, e tudo quanto tinha um vacor reas e moras.

Ao que me disse o disque: «Essa era a minea opinido tentas muito seguimento que v. es." tido f ese chamado conseito. Es do conseito, porem, foram maramers en que devia evacuar Lestina em aquella mesma mole, e aiglioseram que não responsibam pelas forças que commando vamo.

For much grande a mucha surpresa, e masor quando e quaes indiam solo es do cossedor, e a masorra com que quem expressión o seu con !!! Lemorer-me em algumas rasiles da eva-mação, fazendo reflexões, e até algumas monstrações, e area algumas consequencias, que o do com franqueza reconheceu, e los aão liveram constitute.

Passou depois a considerar a esacuação da praça de la meties, que los merecia a masir attenção, e que tinha dese cadamente sido abandonada pera sua guarrição em considerada pera sua guarrição do considerada quarrição do considerada pera sua guarrição do considerada quarria do considerada quarrição do considerada quarri

quencia de mais de uma causa, que não referirei n'este diario, e desde o dia 28 que o seu governador se tinha apresentado em Obidos ao marechal do exercito, no momento que entrava no seu quartel lhe dava o maior cuidado este aconte cimento, e lembrou mandar retomar aquella praça.

Era facil voltar a retomar Peniche com uma outra força que não fosse a da sua guarnição; e mesmo esta não podia ser empregada, porque tinha por maneira debandado, que não fazia alto se não aonde os seus defeitos imilitares, e os seus pretextados motivos a conduziam; mas não era possivel metter dentro da praça de Peniche os viveres necessarios, mesmo para quinze dias, à guarmção de 400 homens, pela falta dos viveres e dos transportes, e acrescia o estado em que se achava a população da villa de Peniche, atacada em força de cholera morbus; mas ficou resolvido este problema pela ordem que o marechal do exercito recebeu em officio do ajudante general do exercito, marquez de Tancos, de marchar com todas as forças sobre Coimbra, e prevenil-o Jura Lamente, que á quinta divisão, do commando do visconde Moltelos, se expedira ordem para marchar para a praça de 1 Elvas. Como este papel è um diario, appareçam os factos e ra Zão as reflexões. Esta ordem era positiva, e não deixava lac a ao poder discricionario do marechal do exercito duque Cadaval.

xpediu-se na tarde d'esse dia a ordem para a marcha, e o que se deram, e tomaram todas as providencias, e pesar dos receios de alguem, que tinha eminente comudo..., às tres horas da manhā marchavam de Obidos
Caldas, e de Caldas para Alcobaça, todas as forças que
avam ali successivamente, sem grande novidade.

31. — Depois do fornecimento possível das rações no 31 em Alcobaça, se expediu pela tarde a ordem para a cha na madrugada do dia 4.º de agosto de Alcobaça a le i cha; e apesar das mais positivas ordens, e observações re a marcha do dia autecedente, sómente a artilheria marcho, como o tinha feito constantemente, militarmente.

Guardo silencio sobre a maneira insubordinada em que

in a norm of the part of the main the residence of the design of the part of t

The first of the second to the

Note that is an wine the random service that the control of the co

In I — E Comment of the form the first part of the comment of the

I william a firm of the second of the first of the first

assar aos nossos inimigos (vejam os originaes papeis à correspondencia, que foram remettidos ao ajudante ral do exercito, e ficaram por copia no archivo dos pado commando do marechal do exercito duque de Cadalho foi ordenado passar o Tejo, e vir unir-se em Leiria, ficar em contacto com a primeira divisão, esperando-se ella chegasse a Leiria no dia 8 de agosto.

comoveu se, tanto quanto foi possivel, um arranjamento relação a vir para Leiria a quinta divisão, e marcharem Coimbra a primeira divisão, e todas as forças a ella reus. Foi necessario, para facilitar a marcha d'estas forças, regar todos os meios de persuasão, de demonstração, dos da auctoridade, nomear commandantes das tres mas, em que convinha marcharem successivamente as nas forças.

archou a primeira columna no dia 6, debaixo do comdo do tenente general graduado, inspector geral da artia, Gabriel Antonio Franco de Castro; a segunda coia no dia 7, debaixo do commando do tenente general
rnador das armas da côrte e provincia, visconde do Peso
egna, commando que elle soliciton do general do exerduque de Cadaval; e a terceira columna no dia 8, comdada pelo brigadeiro Bandeira, na presença do marechal
sercito, e todo o seu estado maior; e cada columna seos mesmos transitos, Pombal, Condeixa e Coimbra, nos
dias successivos, de maneira que chegaram a Coimbra
lias 8, 9 e 10.

marechal do exercito, e o seu estado maior, adiantou no lo seu transito, a ficar na Redinha, e no dia 9 a Coim-Ao tempo que as columnas iam chegando a Coimbra, o schal de campo, conde de Almer, que tinha sido nomeado pandante das forças sobre o Mondego, expedia ordens, pava conta das mesmas columnas; e portanto a primeira lo, e as forças a ella reunidas, se achavam no dia 10 de debaixo do commando do mesmo conde de Almer.

t manha do dito dia 10 expuz ao marechal do exercito, te de Cadaval, que deviam cessar n'aquelle momento as

minhas funcções de interino seu chefe do estado manorque elle reconheceu; e com a sua costumada urbanda e obrigantes expressões, aceitou a minha desoucração e responsabilidades de que me tinha encavregado so interimente, e só por ajudar a condezir a jueltas informes for a Combra. N'este acto recebeu o disque a noticia de que e tei, nosso senhor, tinha chegado ao paço, seriam pouco ma B de dez horas da manhã: e emquanto se dispoz o duque, e seu estado maior, a montar a cavallo para comprimentar sua magestade, e termos a boura de beijar-lhe a mão, fize a trega na secretoria de todos os papeis, pois todo estava e a dia, e só faltava registar alguns, que só estavam escriptos e a lapis.

Acompanhei o duque ao paço, aonde depois de esperant algum tempo foi o duque, eu, e successivamente todo o sa u estado maior, introduzidos a ter a honra de betjar a mio a el-rei, que recebeu o duque, e a cada um de nós, com aquel 14 affabilidade que todos lhe conhecemos, e a todos tanto obras a

Tendo chegado pela tarde do dia 10 o marechat generas le conde de Bourmont, e tendo en sido obrigado a tomar qua tel na quinta das Cannas, na margem esquerda do Mondego a um quarto de legua da cidade, sómente me foi possis el procural-o para lhe fazer a minha apresentação no dia 1 d. ás onze horas, na quinta dos conegos regulares de sais ta Cruz, aonde estava aquartelado. Logo que lhe foi insimuado, me mandou entrar, e me recebeu com as maneiras da civilização franceza, e de um aflavel general; e tendo the en dista que ta sómente fazer a minha apresentação a elte como uma arechal general, e fazer-the respeitosos comprimentos postas sua boa vinda a commandar o exercito portuguez, e sabora do que s. ex.º estava a partir para trabalhar com el-rei, eu 1020 dia licença de me retirar, e não lhe tomar o tempo.

Elle me responden: «Que, como en era o general Poo «3» e elle desejava fallar-me, que não obstante estar para mont ar a cavallo, para ir ter com el-rei, elle queria que en me «entasse por alguns minutos, que tinha que me dizer. Obedect e continuou, que elle tinha muito boas informações do general.

que muito satisfeito estava de que en tivesse anto desde já me queria dar um commando, etc., hgradaveis».

pondi: «Que s. ex." me obrigava sobremaneira, pha de me dizer: que eo estava prompto para a bem do serviço de el-rei nosso senhor, da , e da vontade d'elle marechal general; porém. ieu dever dizer a s. ex." que o men estado phyha saude, depois de uma quéda que um cavallo mmigo, no anno antecedente, quando commanrda divisão, apesar dos banhos e aguas de calito me tinham melhorado, não era tat, que en desempenhar um commando no campo, como ejava; que isto mesmo poderia asseverar o dual, que me tinha rogado o ajudasse na marcha, encontrar (porquanto da retirada das forças da cousas que a isso obrigaram, en nada sabia, sene em Loures me apresentei ao mesmo duque), visto algumas das manhās da marcha que eu me não obstante isto, que a minha honra exigia n o declarasse ao marechal general, se el-rei o marechal general assim o julgasse conveniente il serviço, en promptamente obedecia». Fez elle xões mais, e me despediu com extrema polidez

esse mesmo dia 11 me mandou dizer o duque de desejava faltar-me, e foi muito grande a mi, quando elle me disse, que acabava de estar com marechal general conde de Bourmont, e que ido me persuadisse a tomar um commando a que inava!! En contei ao duque tudo quanto tinha o marechal general na manha d'aquelle dia; e disse que elle lhe tinha contado o mesmo, e que je dissera que eu soffria, o que muntas vezes tio na marcha, o que era muito a sentir.

o duque: «Repito a v. ex.» o que disse ao mail conde de Bourmont: en faltaria ao meu dever se não fize-se uma declaração franca do mon estado plysto, e da munha saude, tal qual ella e. Estei mandara o que puzer: e en farei o que pader, sempre com a maior boa iontade, que v. ex.º roconhecen na desgraçada marcha en que o apulos desde Obolos a Coimbra».

O daque excreven une disse depois on essa mesma sobem respesta ao que flor tinha pedido o marechal cuore conde de Bourmont a este respecto. O resultado fei não st nomendo para commando algum.

No dia 17 pela tarde i tendo en esta la desde o dia 11 im alguns symptomas da chelera mentors, e por essa rasão gurdado a casa para critar que ella se desenvolvesses, foro loque de Cadaval fozer-me uma visita, que minto me chegia, e se demorou até quasi à noite.

Logo que el e sam do men quartel, na quanta das Camis, entreu o visconde Carlos de Bourmont, e me disse des pur ficar só commigo; e tendo sado da casa aonde o recebi s pessoas que air estavam, me disse: «O marecial georra me manda dicersoos que tem adoecado o mar quez de Taros, e que se vé prevado, por em quarto, dos serviços do apidade general; que desejava, que vos quizessos prestar-vos a fozer notermamente, e por aquelle tempo que durasse a su mob star, as funciões do apidante general, persuadido de que vossa san le permitura apidai-o em oricumstancias tos; e que se vos vos prestaes, podeis marchar com elle, narechal zoneral, no mesmo transporte, aonde vos offerece um logar, a receber as ordeos do rei amacha peda manhà».

En die respecidit «Que tiena muit» ibrigado ao marebe general, per a conceito que fama de mini, e a honra que mo fama no entimo escação, que acadava de farer-me da sua participa e en tiena muit es desegos de fazer serviços a el-rei, e a minha patria, e manormente na situa forem que nos achare mos, e que tendo en dito ao marechai general, quanto dom e encia a minha honra acessa de mon estado de sinde quando na minha primeira apresentação elle teve a bombido e mo fica a horra de me efferencia cominando, nada timo a a rescentor senão que desde o da 1 i en timba guardado?

casa, por causa de alguns symptomas da cholera, que se tinham desvanecido, mas não o receio de repetirem. Portanto,
que me ordenasse, elle marechal general, o que julgasse a
hem do serviço de el-rei, e que eu obedeceria com a mais
boa vontade, fazendo quanto coubesse em minhas faculdades
moraes e forças physicas; e que me não ficava liberdade senão para me prestar aos desejos do marechal general, e a
honra que me fazia em querer que eu o acompanhasse até
receber as ordens de el-rei».

Na madrugada do dia 18 recebi a carta (A) que junta vae por copia no fim d'este diario, do visconde Carlos de Bourmont, á qual vinha junta a ordem (B), também por copia, junta à copia da carta do marechal general, para eu marchar a Leiria, a receber as ordens de el-rei nosso senhor.

Marchei, portanto, para Soure; e em Condeixa, aonde fiz um pequeno descanso, me reuni ao marechal general conde de Bourmont, na sua passagem entre onze horas e meio dia, e do seu estado maior.

Durante a marcha teve o marcchal general a bondade de ir conversando commigo em varios objectos militares, conxersação que durou até entrarmos em Soure.

Depois que catrámos em quarteis, fui convidado da parte do marechal general por seu filho, o visconde Carlos de Bourmont, ao seu jantar, cuja honra aceitei.

Na manhā do dia 19 marchámos a Leiria, aonde chegámos quasi ás duas horas depois do meio dia; e depois do marechal general ter entrado no seu quartel, recebi as suas ordens, e me disse: «Que á noite ia apresentar-se a el-rei, e receber as suas ordens; que fosse eu ao outro dia ás sete e meia horas da manhā receber aquellas, que elle teria a communicar-me».

Fui tomar quartel, e no dia 20, às sete e meia horas da manhā, fui apresentar-me ao marechal general, que ainda não tinha saido do seu quarto de dormir, e me mandou dizer que voltasse meia hora depois do meio dia; e eu the mandei perguntar se s. ex.ª era contente de que eu procurasse heiar a mão a el-rei, e apresentar-me, como era meu dever;

an que sue mandon inter que sent e que elle in também apresentar se rei paceis, que estava apremplando.

bern-me so part, e excurrente o compreto de digor o ci-rea, que en la terro de sucer do sonde de suo mogetable, e promoto bertar de a son test mão. O compreto, que era a comb barão, me tem doce em respecto que sua manestade me manistra hora, por estara trabalhando, e foseraba especta dos parteses, que tura de entregar ao comb de Romano ot por quem estara esperado; que ao depois reduca a mão a beigar. Cem reseas, e durante este tempo apprecieram os suas apalantes de crástico, e la compo, com quem estare a gum tempo, em pareceram os suas apalantes de crástico, e la compo, com quem estare a gum tempo, em parecera do se mano de compos do desparado.

Local que sain de desparte nos deset «General Porne, irea faint-me as sete e men biras da lande, para los distrito que o rei quer de visa.

For aquella hera, e o marechal several me recebeu logo e me disse: «O rei tinha nomendo pi ajudante seneral o bregaderro Jose Cardeso, e me desse por eu tinha hom escellado o general Porcas: que se não losse satisfeito com o serviço do longadeiro Cardeso, poderio tomar o general Porcas para o ajudar o aquelle logar. Cardesos o brigadeiro Cardesos me persuntidos.

En the respondit cipor não o tinha punta tratado, que abia era um lumem de famona, e que tinha emistrado para Hespania; e que coma diser era um bravo imiliar, e tinha a maior adhesão a el-rei».

Continuou farendo mu to jurbousas reflexões, e concluir que assim o queria o rei.

An que en somente respondi: «Que el-rei não se devia reganar nomeand» um ajudante seceral do exercito: e que, portanto, o brigadeiro Cardoso havia de satisfazer plentmente aos desegos do marechal secerals.

"(fuer o rei, cimbinuo o marectal general, que o general Povoas vá a Abrantes, aorde vão ficar as infantas, os nume tros d estado, etc., e ali va promover, como insportor geral da cavallaria, a reparação da mesma arma, e que proponha um plano para melhoramento da cavallaria, promovendo-se d'ali já mesmo a remonta dos cavallos, etc., etc.»

Fiz as observações obvias, que se offereceram n'aquelle momento, o que deu occasião a ouvir do marechal general reflexões, que não têem logar n'este diario, e que me tem ficado impressas na minha tembrança, e convidado a medital-as, pelo muito que são judiciosas, e ditas por um marechal general, o conde de Bourmont, n'aquella occasião, e ao general Povoas, a quem elle tinha de alguma maneira ordenado o acompanhasse a receber as ordens de el-rei.

E porque estavam esperando varias auctoridades pelo marechal general, para o expediente dos negocios, que instavam, recebi as suas ultimas ordens, e n'esta occasião um officio do quartel mestre general, que não abri ali; mas o marechal general me disse qual era o seu objecto, e continha parte das rasões da minha marcha para Abrantes, e das instrucções do que el-rei queria que eu fizesse em Abrantes, relativas á reparação e regeneração da cavallaria; mas não todas aquellas que o marechal general me disse vocalmente.

N'essa mesma noite accusei a recepção d'aquelle officio, e enviei o itinerario que fazia de Leiria a Abrantes. Sai de Leiria no dia 22, e no dia 24 cheguei a Abrantes, d'onde no dia 25 fiz ao marechal general, conde de Bourmont, a participação de ter chegado, e já no começo da execução das ordens e instrucções que tinha recebido.

Quartel em Ahrantes, 1.º de setembro de 1833. = O general, Povoas = J. G. da C.

Copia A. — Mon général. — Mr. le maréchal général, vient de recevoir la triste nouvelle de la mort du marquis de Tancos: cette malheureuse circonstance en lui faisant perdre l'espoir, qu'il avait encore au moment où j'étais prèt de vous, lui rend vos services plus indispensables. Il vous remercie de la résolution que vous avez prise, et que vous m'avez chargé

de lui communiquer hier soir. Je joint ici l'ordre de mr. le maréchal général de vous rendre à Leiria pour y prendre les ordres du roi. Mr. le maréchal n'est pas encore part. Il attend une réponse qui rétardera peut-être encore de queques heures son départ ; de sorte que si v. exe pourrait être rendu à Soure avant deux ou trois heures elle pouvait sans doute profiter du moyen de transport dont j'ai eu l'honneur de l'entretenir pour se rendre à la seconde étape.

Dieu garde a v. ex<sup>cc</sup> Au grand quartier genéral de Combre, le 18 août 1833. — A s. ex<sup>cc</sup> le général Povoas. = Comte Charles de Bourmont.

Copia B.—Ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr.—Tenho a honra de fave sciente a v. ex.<sup>a</sup> que, a bem do real serviço, v. ex.<sup>a</sup> deverà dirigir-se a Leiria, para n'este ponto receber as ordens de el-rei nosso senhor.

Deus guarde a v. ex.ª Quartel general em Coimbra, 18 de agosto de 1833. — Marechal general, chefe do estado maior conde de Bourmont. — III. <sup>110</sup> e ex. <sup>110</sup> sr. general Povoas.

## DOCUMENTO N.º 264

(Gitado a pag. 443)

Parte official da sortida feita por Saldanha, no dia 18 de agosto = 1833, contra as tropas miguelistas, que se achavam ainda sobservação ao Porto pelo lado do norte

Ill. mo e ex. mo sr. — O inimigo, tendo abandonado as possões de Crasto e Serralves, estabeleceu a sua direita nos reductos de Cotomil, que, como v. ex.ª sabe, tem na sua relignarda o grande reducto real.

Era voz constante entre os rebeldes, que o abandono d seus reductos na direita tinha por fim o attrahir-me ao ca po, onde contavam com a victoria, attendendo á sua sup rioridade numerica. Conhecendo o valor e disciplina das tropas do exercito libertador, fiz immediatamente tenção de me aproveitar da occasião que se me offerecia, e só esperei o tempo necessario para fazer nos reductos abandonados, que togo eu tinha feito occupar, as mudanças indispensaveis para os livrar de um golpe de mão.

Tendo-me convencido no dia 17, que aquelles reductos se achavam em estado de defeza, determinei o ataque para o dia 18, e fiz as disposições seguintes: Os dois batalhões fixos guarneceram as obras exteriores da cidade, e o batalhão de granadeiros da rainha os reductos do Crasto, Ervilha e Serralves. O batalhão do Minho occupou Lordello, para observar a margem do Douro; e o meio batalhão, do commando do major Millinet, ficou guarnecendo a aldeia de Francos e a Pretada. A quinta do Wanzeller foi occupada por quatro companhias do segundo batalhão fixo. Os batalhões provisorios estavam de serviço nas linhas; e o general Canavarro recebeu ordem para fazer tocar o sino a rebate logo que amanhecesse. Ordenei que estivessem formados á meia noile, entre o Carvalhido e o Wanzeller, o regimento de cavallaria n.º 10, os lanceiros da rainha, e uma brigada de artiheria de calibre 6. Duas brigadas de infanteria, a primeira commandada pelo coronel Pacheco, e composta dos regime mtos n.º 10 e 15; do primeiro batalhão movel, e das prados corpos da divisão expedicionaria que se achavam no de posito; o regimento n.º 9, e o batalhão formado de quatro co regimento da marinha, e dois de escocezes, e 🖎 batalhão do commando do coronel Dodgins, formavam a se unda brigada, commandada pelo brigadeiro graduado, Ma I donado. Com esta força marchei, à uma hora, sobre o Pa Trão da Legua, onde formei duas columnas, uma do regime nto de cavallaria n.º 10, e a primeira brigada de infantea outra da segunda, lanceiros e artilheria.

Meia hora antes de amanhecer puz-me em marcha pelas de la sas estradas, que se dirigem a S. Mamede, acompanhando eta a columna da direita, e encarregando da direcção da outra o general Valdez, ajudante general. Os piquetes do ini-

to the number rehendedos, e com a major velocidale mire. Le -- con S. Mamede, aonde as duas columnas cheguran a major (2000).

or some to n.º 11, de infanteria inimiga, quix sustentir-👢 : 🚅 🖫 a puella aldeia; mas o regimento de infintem u un mandado pelo major Miranda, e a Junias compea se se se secto movel, em poncos motor se úneram de 🚁 🕝 necio o liz carregar pelo regimento de cavallant 200 a la capadores n.º 4 e um totalisto de reso-🚌 🥦 annonos carregaram ao mesmo tempo, não Livedo when the opposes farer parar; a carriagem causalt ... ... ... ... ... for horrivel. As nossas columnas, commune . - - - marcha, em pouco tempo nos actiamos em front - - per real, e de Cotomil, sonde o mange santi lif - e l'emar a sua linha, o que eu tiuta presidi; e and consistent and a coronel Xaver of commands usa e uma, composta de caçadores a.º S. dos temb - . . . . ca D. Maria II, e do segun lo regunesto de se ..... a qual elle devia forçar a linua, e alacar a espendi and the second of the second temporary of the second at the second temporary of the second temporary o on the sense of the sentence D. Maria II. com o sen ensumble - constant os intrincheiratoral is de reamizo, e Listan and so to, atacardo um dos reductos.

n go ko posto em lara na limento de Valongo, el como rastinatra lombio a proteciar a obrasión, e le quito hante, e men lata por asigno

Os rebeldes, aproveitando-se do terreno, tinham formado dois esquadrões do regimento n.º 8, e policia do Porto, à saida da aldeia das Vendas Novas, sustentados por infanteria. Apesar do numero e da posição, o coronel João Nepomuceno de Macedo não hesitou um instante. A cavallaria inimiga foi carregada, acutilada, e posta em fuga, assim como a sua infanteria, e fugiram a unir-se á força que coroava as alturas de Vallongo. O brigadeiro Zagallo, a quem en tinha confiado o commando de uma columna, composta do batalhão de caçadores n.º 2, do regimento n.º 18, e de um meio batalhão do primeiro regimento de infanteria ligeira da raiuha, tiaha recebido ordem de atacar a extrema esquerda do inimigo, logo que visse a acção empenhada, devendo marchar na direcção da ponte de Avintes, e logo que conseguisse apoderar-se d'ella, continuar os seus movimentos sobre a sua esquerda, até se por em contacto commigo. Estes movimentos combinados, fizeram que o inimigo abandonasse toda a sua linha fortificada, ficando o reducto de D. Miguel guarnecido. Em consequencia do que ordenei ao coronel Dodgius, que se fosse por de observação aquella força, até que se rendesse, o que aconteceu.

O inimigo tinha reunido nas alturas de Vallongo, de 5:300 a 6:000 homens. V. ex.\* conhece a força d'aquella posição, e seria imprudencia tentar leval-a de frente. Em consequencia, logo que o general Zagallo, que tinha deixado duas companhias do batalhão n.º 42, occupando a cabeça da ponte defronte de Avintes, se me reuniu; e tendo dado algum descanso ás tropas e cavallos, deixei o coronel Pacheco com infanteria n.º 10. o regimento n.º 15. o batalhão da senhora D. Maria H. o destacamento dos corpos expedicionarios, e toda a artilheria guardada por duas companhias do regimento n.º 18 sobre a estrada do Porto com ordem de atacar a posição de frente, logo que me visse atacar o flanco direito do inimigo; o regimento de cavallaria n.º 10 devia seguir o movimento d'esta força.

Com todas as outras tropas me puz em marcha em direcção à altura, conhecida pelo nome da Mulher Morta, e por um caminho que não podia ser visto pelos rebeldes. Form sem ser observado pelo inimigo, e avancei sobre a extradade do seu flanco em tres columnas. A da direita, comma dada pelo coronel Xavier, composta de caçadores n.º 5, e regunento n.º 18; a da esquerda, debaixo das ordens do 🛭 neral Zagallo, compunha-se do batalhão de caçadores n.º (1 do batalhão do commando do tenente coronel Shaw, e meio batalhão do primeiro regimento ligeiro da rainha: 1 centro, que marchava sobre a estrada, consistia do regiment de infanteria n.º 9, e do segundo regimento de infantera ( rainha; os lanceiros avançavam entre a segunda e tereir columna. Ao mesmo tempo, e na melhor ordem possoel i imaginavel, appareceram estas columnas avançando sobre flanco da linha do inimigo, e as tropas do coronel Pacheti avançando na frente. Este espectaculo foi realmente bedo, mui agradavel deve ter sido aos beroicos habitantes d'est para sempre celebre cidade, que dos intrincheiramentos que occupavam, e que tantas vezes têem defendido, anousos observavam.

A resistencia, que se tinha julgado seria porfiada, tomos se mui dulicil, pelo movimento que tinhamos executado e nossas columnas avançaram com tanta ordera e rapide que o inimigo debandou completamente, e foi ainda no vez perseguido pelos lanceiros até às alturas de Ponte lo reira. O brigadeiro, barão do Pico do Celleiro, tinha rebido ordem de fazer uma sortida em força sobre Olo do Douro logo que amanhecesse, com o tim de charattenção dos corpos que os rebeldes ali tinham acidos, procurando evitar que passassem para o norte, tempo ao brigadeiro Zagallo de poder ganhar a cataponte. O major Fontaura, commandante do terceiro commandou a sortida, e conseguiu o tim a que ella si nava.

Uma peça de bronze, de calibre 6, 1 tenente o major, 6 officiaes, 238 prisoneiros, tres armazens vora, balas, granadas, muitos viveres, muitos utens grande numero de apresentados, e a completa fu-

Para alem de Penafiel, e um grande numero de morta es são os resultados do dia 18 de agosto, em que totas tropas rivalisaram em coragem e disciplina; mas eu daria ao meu dever se não fizesse muito particular menda cavallaria. A conducta do coronel João Nepomuceno Macedo, que em uma das muitas cargas contra a infanteteve o seu cavallo morto, e a do bravo regimento de cadlaria n.º 10, do seu commando, é superior a todo o elogio; lle recommenda todos os officiaes do seu regimento, mas particular menção do major Simão Pessoa. O coronel con, e os seus lanceiros, corresponderam completamente alto conceito que d'elles se formava. Não houve parede, un vallado, que obstassem a que os lanceiros perseguissem luimigo.

Em outro officio, e com mais vagar, terei a honra de inrial, quaes foram os officiaes que mais se distinguiram;
seu seria injusto, se não fizesse desde já particular mendo ajudante de campo de sua magestade imperial, serdo de quartel-mestre general, o tenente coronel Balthade Almeida Pimentel, não só pelo que me coadjuvou
quelle dia, mas pela bravura com que entrou em todas as
gas, que se fizeram contra o inimigo. O tenente ás minhas
lens, D. Miguel Ximenes, tambem merece ser menciolo desde já pelo valor com que repetidas vezes carregou
minigo, acutilando e matando rebeldes, tendo tido o seu
alto ferido de uma cutilada.

tenente general Stubbs, ainda convalescente, e sem nção á sua antiguidade, veiu desde o principio da acção recer-me a sua coadjuvação, e só se retirou quando tudo ava concluido.

Logo que anoiteceu me puz em marcha para a cidade com me de passar n'aquella mesma noite o Douro, e atacar as cas rebeldes ao sul do rio, tendo de antemão mandado o o Barreiros com ordem de fazer lançar a ponte, o que mão pôde verificar antes do dia, e por esse motivo fui rigado a demorar o ataque para âmanhã. O espirito da

um caminho que não podia ser visto pelos rebeh! sem ser observado pelo inimigo, e avancei sol dade do seu flanco em tres columnas. A da di dada pelo coronel Xavier, composta de caço regimento n.º 18; a da esquerda, debaixo 💎 neral Zagallo, compunha-se do batalhão do batalhão do commando do tenente centro, que marchava sobre a estrade con en eme a homa de infanteria n.º 9, e do segundo o la profundo respolo. columna. Ao mesmo tempo, e magestade imperal. imaginavel, appareceram esta coral no Porto, 19 de flanco da Inha do inimigo, i Austinho José Freire. = avançando na frente. Este mui agradavel deve ter 💎 para sempre celebre cid occupavam, e que tant

A resistencia, que se mui difficil, pede e nossas columna- que o inimigo vez persegundo reira. O largo bido ordeno do Douro da attenção dos, protempo ponte como nava de la columna de l

observavam.

. . . in Six mal succedido, pois não depo-



rigo da qual entrariam todos sem a menor resistencia, e veria assim o promettido saque.

Durante todo o dia 3, e o dia 4, nenhuma disposição para ataque mostrou o inimigo, mas na noite d'este para o dia 5, o nossos postos avançados, e os officiaes de ronda, sentimovimento de tropa na frente de Campolide.

Com effeito no dia 5, pelas cinco horas da manhã o iniaigo, em força de 11:000 a 12:000 homens das differentes trinas, appareceu formado em seis columnas fortes entre o Campo Grande, e á direita, e na frente dos arcos das Aguas távres. Estas columnas eram apoiadas por oito peças de arlheria de campanha, e por fortes esquadrões de cavallaria teunidos áquellas, que occupavam terreno proprio para o tesenvolvimento d'esta arma.

Sna magestade imperial, antes d'esta hora, na fórma do en costume, havia saído do paço para examinar as fortificações, e ouvindo na direita da finha, logo que ali chegára, logo de artilheria e fuzil para a nossa esquerda, o mesmo logosto senhor correu immediatamente para este lado, e ogo se encontrou na proximidade de Arroios com o chefe lo seu estado maior, que n'esse momento lhe mandava participação da apparencia de ataque que o inimigo mostrava.

Então o mesmo augusto senhor foi informado por este geeral de que toda a nossa tropa se achava postada, e prompta los seus respectivos postos, segundo as suas anteriores imleriaes determinações, assim como o marechal duque da ferceira, e o brigadeiro D. Thomás de Mascarenhas, aquelle ommandante da ala direita, e este interinamente da ala esmerda.

Sua magestade imperial, havendo ordenado ao chefe do istado maior imperial, que se conservasse no centro das poições da nossa linha, a fim de dar as providencias que fosem necessarias, se dirigiu, acompanhado dos seus ajudantes le campo, ao reducto do Arco do Cego, ao alto das Picoas, in reducto do Piri, e d'ali ao reducto da Cova da Onça, e uleriormente ao da quinta do Manique.

Eram cinco horas e quasi tres quartos da manha quando

as deas columnas da esquerda do inimizio, e uma daducia simultaricamente se praeram em movimento, e as mais continuaram firmes. Aquedas duas corumnas marriavamendirecção de ataque sobre o Arco do Cego; e a da direia do mimigo pela estrada de Campolide atacon a nossa linha pelo flaccio esquerdo do reducto da Atalaca; mas aqui foi repellido valentemente por duas companhias de infonteria n. li, por parte dos granadeiros irlandezes da rainha, e pelo quarto hatalhão movel, que com o maior bios conservou e defended as posições que guarnecia.

Assim repellida esta força inimiga, se retiron para tris de alguns muros contiguos, e d'elles começou um terrivel figode fuzil sobre os nossos soldados; e como se propuzesse i fazer seteiras, tanto nos munis em frente d'esta parte da le nha, como em outro fronteiro ao reducto da quinta do Seabra, o brigadeiro D. Thomas de Mascarenhas, acompaniado do ajudante de campo de sua magestade imperial, condede Ficalho, do capitão de cavallaria Antonio Cesar de Vasconcellos Correia, servindo de major de brigada, e do major da mesma arma, servindo às ordens do dito brigadeiro, Simio Infante de Lacerda, saíndo das trincheiras, e pondo-se a frente de alguns voluntarios do quarto batalhão movel, e dedus companhias, uma do batalhão de caçadores n.º 5, commandada pelo capitão Cabral, e outra de infanteria n.º 6, commandada pelo tenente Guedes, intrepidamente carregon o inimigo, que em força de quinhentos e tantos homens ivoluntarios de Lamego e caçadores n.º 8) occupavam aquellas posições. Em um momento o inimigo foi desalojado, deixando um grande numero de mortos sobre o campo; mas como? columna inimiga, forte de 800 a 1:000 homens, de que fazo parte aquella força, corresse ao supporte da sua gente, trazendo na frente um esquadrão forte de cavallaria, que ao galope se approximou da nossa força, esta retirou, tendo tida dois soldados acutilados. O brigadeiro D. Thomás de Mascarenhas n'esta carga teve também morto debaixo de si por hala de fuzil o cavallo em que estava montado; a cavallaria inimiga correu até proximo das nossas trincheiras, e do retucto da Atalaia, mas n'este ataque foi repellida com grande perda de gente e cavallos, causada pelo bem dirigido fogo, que sobre elles fizeram a força que recolheu, os granadeiros riandezes da rainha, alguns voluntarios do quarto batalhão tacional movel, e mais uma divisão de uma companhia de infanteria n.º 6. Apoiado por este modo, porém, o inimigo conseguiu apoderar-se dos muros de que havia sido rechacado, e d'elles, durante o resto do dia, se contentou em facer um tiroteio continuo sobre as nossas posições em frente da rua de Campolide, do reducto da Atalaia, e do reducto e flexa da quinta do Seabra.

À esquerda da estrada de Campolide os rebeldes apresentaram uma forte linha de atiradores, que chegavam até ao monte proximo ao principio dos Arcos; mas successivamente se concentraram em algumas quintas proximas á ribeira, d'onde por todo o dia entretiveram um tiroteio com o nosso piquete do Moinho de Vento, á esquerda do reducto de Campolide. Aquelle piquete era composto de 20 voluntarios do quarto batalhão nacional movel, de 20 soldados do segundo regimento de infanteria ligeira da rainha, e de uma divisão de uma companhia do regimento de infanteria n.º 6.

Como dissemos, ao tempo em que a columna da direita inimiga marchava ao ataque por Campolide, as duas columhas da sua esquerda se dirigiam ao Arco do Cego. Sua magestade imperial, porém, que já a esse tempo se achava no reducto da Cova da Onça, mandou fazer um vivo fogo de artitheria, tanto d'aquelle reducto, como dos dois contiguos à direita d'elle; e o inimigo, tendo avançado até à retaguarda da casa do Braamcamp, no principio do Campo Pequeno, ali fez alto, não ousando continuar na direcção que projectára; e logo depois, por um movimento de flanco, aquellas duas columnas se foram reunir às que formavam o centro. Reunidas que foram, toda a força inimiga se poz em movimento, e carregou as nossas posições em frente de S. Sebastião da Pedreira pela estrada de Palhavã, pela mesma estrada as da quinta do marquez de Louriçal, e pela esquerda d'esta quinta as que estavam em frente da nossa flexa e reducto do Seabra.

Este atopoe do manço foi apondo pelo fogo da sua interca se camanha que rempeu, desde o principio da aglo, de acono estadas em que a mesma artilheria se adara constata.

standing he countries a. 3, que guarnecia a parte da inda io 🥆 possio sa Pedreira, recebeu o inimigii con a 1877-1873 / STIETER BYLL STIE CESTIANDEM AS tropas do exercito mercane i mingani per tres companhias do regimente a. 42 s trata manufactura de batalhão de caçadores n.º 5. or any time and any consistency per properties per of security and a market as a second as a market of security of the second and a second as - : mount mus trade mortan lade is forte were a mirgaring a reserve-se, o que fireram ao abrigo a some se sumes que se trataca e aquelles pochos, e de s'and the manual de manual de mangal, de and the second to be a second to the second posthe a see in outpresentate it persons does arrestent. ना राजा स्टब्स्ट व्याप्त होता है जो असे स्टब्स अस्ति स्टब्स अस a mente discontra limitera para a repuisa e perdi THE PARTY OF THE PARTY OF

incor o mor que us mesme essos basa atacado pela incor o sampare de l'unique, e pera desta d'esta quald, nonce de mor esta esta en esta ser apercenta, pole carecte pera en entre entre

a comparate participal a gloria de restrar o inimigio de comparate de comparate perder as vantageme que ulano se comparate per el rebeldes, ja comando com a menor a menor a para a frente, para tremar a deta do reserva do se meros e em força de 600 a 70% a ceras, a cala comparate eram reforçados por novas troças que se seculam: a secular do teras el comparate do teras el comparate de Naria de Sousa, para que de alogas.

or 1. or prince, oo largo de S. Seladide da Prilona, a una Constitución o inimigo d'aquelle posto, este bravo official, mandando tocar a avançar à terceira e quarta companhia, caiu impetuosamente sobre a força rebelde, que apesar de ser seis vezes
superior em numero à força atacante, logo cedeu o terreno
sobre que tinha avançado. Os actos singulares de valor e coragem, praticados pelos officiaes e soldados de caçadores
n.º 5, que repelliram o inimigo d'esta posição, são superiores a todo o elogio, e 143 mortos, que os rebeldes deixaram
sobre o campo de batalha n'aquelle ponto, attestam a valentia
dos bravos, que, braço a braço, e peito a peito, souberam
conservar para o seu corpo a reputação e gloria militar que
o distinguem.

Meia hora depois um esquadrão forte de cavallaria, saindo pelo mesmo sitio por onde se havia introduzido na quinta a sua infanteria, corren com a maior decisão sobre o nosso reducto na quinta do Seabra, mas a audacia e temeridade do inimigo recebeu da nossa parte o devido castigo; e 42 cavallos mortos sobre o campo, e muita gente, foi o resultado que os rebeldes tiveram d'esta carga; logo se retiraram na maior confusão e desordem, e pelos transfugas constou no mesmo dia, que a cavallaria inimiga viera ao ataque na persuasão de que a sua infanteria já se achava de posse da flexa da quinta do Seabra, e flanqueando o reducto; e foi assim que, onde os rebeldes achavam esperar apoio, encontraram a morte.

Quando o esquadrão inimigo avançava, dirigia-se a cavallo, e a todo o galope em alguma distancia á frente, um official seguido por uma ordenança, e por signaes que fazia indicava querer passar para nós; os nossos soldados não fizeram fogo sobre elle, e assim lhe foi permittido approximar-se do reducto da Atalaia, e a muito perto da pequena aberta, que havia para aquelle reducto; mas elle então, empunhando a espada, gritou á cavallaria que o seguia que avançasse, apontando-lhe o sitio por onde se poderia introduzir nas nossas fortificações; mas este official, que n'esse momento se conheceu ser francez, e digno companheiro do perjuro Bourmont, pagou com a vida a traição que intentára; elle, e cavallo cairam mortos pelo fogo de fuzil, e igualmente

😅 🖘 🔭 tre une tais de artilherra a ordenauça que . 218

Par 27 72

The same of the party of the same of the s a > 2 mention, mestrand, que no flora di scates una the second of the second of the second secon 🐖 - 🚅 - an eta fortibração, em consequenta s we the service segund follo caretan accept ou : - persu turke de Wienerhold, e proces-The same a same at a low tenement that - a . Del e en lancia uma pera de artidocia, com i and a series of the series of ्राच्या च क क्यां च प्रशास्त्रक, स कार्यास के दर्भाषकार ह on a service of any or membrative. He a strate - - Line & Jones, Land Jane Alters the Sand, e - - - - me i old recasion ignamente has an orand the state of t the second of th the second of the Manuel Photographics and Amelia. was a million of the state of t which is a second of the proper a second the state of the s the service and the second of

the minimizer of their is also is continue that a subequation and their actions that a subequation of their actions of their actions and their
equation actions of the continue of the con

The second and que sus magestale maneral larrage parts a mentra de uma mora cambinaria do religio de uma mora cambinaria do religio de cambinaria de major mentra a combinaria de major mentra a combinaria de uma mora cambinaria de major mentra de um mora cambinaria de major mentra de um mora cambinaria de major mentra contra aquebe religio.

and the majornal, horsen in pre a secon comme

initriga, ordenou a um artilheiro que fizesse fogo: para evitar o recuo da peça, o mesmo augusto senhor naturalmente lez um movimento para o lado; foi n'este instante que uma bala de calibre 9, da artilheria inimiga, matou um trabalhador, que estava a alguns passos à retaguarda de sua magestade imperial, e na mesma linha de direcção do projectil, na qual um momento antes o mesmo augusto senhor se achava. O artilheiro que ía dar fogo à peça, attonito e sobresaltado, assum como todos os que então estavam ao pé de sua magestade imperial, pelo perigo imminente de que escapára o mesmo augusto senhor, demorou a execução da ordem que havia recebido, pelo que o bravo chefe do exercito libertador, sem a menor alteração, immediatamente perguntou: «Então porque não dá fogo?»

Quasi ao mesmo tempo, no reducto da Atalaia, foi ferido mortalmente o brigadeiro D. Thomás de Mascarenhas; e o exercito libertador chora um bravo, que fazia realçar o brilho do seu distincto nascimento, pelas virtudes do cidadão tiel e honrado.

O tenente general conde de Saldanha, chefe do estado maior imperial, acompanhado do brigadeiro José Lucio Travassos Valdez, ajudante general do exercito; do tenente coronel, ajudante de campo de sua magestade imperial, servindo de quartel general. Balthazar de Almeida Pimentel; dos seus ajudantes de ordens e de campo, e dos officiaes do estado maior imperial das repartições do ajudante general e quartel mestre general, tinha-se conservado, na conformidade das determinações de sua magestade imperial, no centro da nossa linha, e ali dado as convenientes ordens, correndo sempre aos diversos pontos, que os rebeldes atacaram. Vendo, porém, este general que o inimigo não parecia querer renovar o ataque, se dirigiu ao reducto do Manique, onde se achava sua magestade imperial, a fim de receber as ordens do mesmo augusto senhor, e dar-lhe a circumstanciada participação da brilhante defeza, que por toda a parte o exercito libertador havia feito das posições que lhe estavam confiadas: e notavel é que n'este dia não fosse necessario

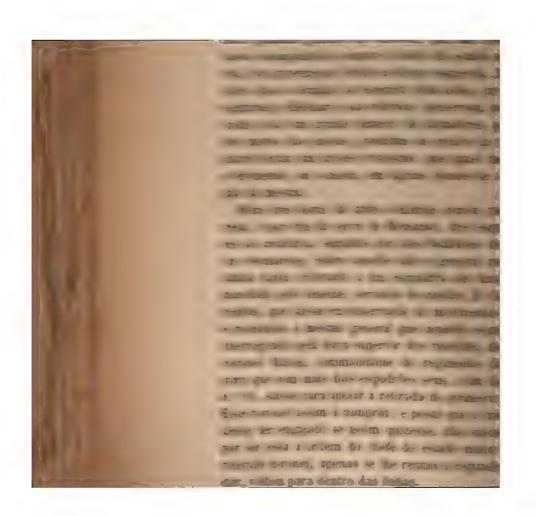

tarde, den ordem ao coronel Xavier, para que fizesse occupar aquelle muro pela nossa tropa, devendo para este effeito fazer marchar duas companhias de infanteria n.º 3 pela estrada de Campolide, a fim de tornear pela direita o dito muro, e nesmo tempo fazer marchar 100 homens de infanteria n.º 6 pela frente na proximidade do reducto da Atalaia, a duas companhias do batalhão n.º 5 a flanquear o mesmo muro pela esquerda. Foi tão rapidamente executado este movimento, que o inimigo, não obstante as vantagens que the dava a posição que em todo o dia se havia fortificado, vendo-se repentinamente assaltado pela frente, de flanco e Dela retaguarda, desconhecendo, por não a ter apercebido, a força por que era acommettido, ficou na maior confusão e desordem; e apenas disparando alguns tiros, logo se poz na mais vergonhosa fuga. Então os nossos soldados carregaram os rebeldes à baioneta, e o terreno ficou juncado de mortos. Occupada assim esta posição, a força que a havia tomado conservou-se por algum tempo n'ella, emquanto os trabalhadores, que para esse effeito se haviam mandado, derrubavam o muro. O inimigo, depois d'esta ultima derrota, retirou-se para a retaguarda, a distancia de um quarto de legua.

O terreno exterior, e em frente da nossa linha, está tão dominado pela artilheria dos nossos reductos, que quasi em nenhum ponto pôde o inimigo approximar a sua artilheria de campanha, sem que ficasse exposta ao fogo das nossas fortificações. Duas peças de calibre 9 e 12, que os rebeldes, pelas dez horas da manhã, puxaram um pouco mais á sua frente, foram logo desmanteladas, sendo morto o commandante d'ellas, e alguns dos artilheiros que as guarneciam, não ousando mais o inimigo avizinhar-se áquelle sitio, e abandonando assim vergonhosamente as ditas peças, que não se atreveu a retirar.

Depois das dez horas do dia o inimigo não mostrou disposição alguma de ataque, e pela uma hora e meia da tarde sua magestade imperial voltou ao paço. Conhecendo bem o mesmo augusto senhor os valentes officiaes e soldados, que compõem o exercito libertador que commanda, já esperava e en la transfer de les que leurem, e em a maior salema en la receita de la leure de receita de la compansa del compansa del compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa del

contente general conte de sustanta, cirele do estado mas e imperial, receben de sus munera le imperial ancomeção para durgir todos os mos mentros da nosa tropanos postes atacados no centro da nosa lunta, e no comprimento de ta homeosa commesão mestrou a misa como, valor e artividade com que sempre se distribue. A acortada portulação com que sempre se distribue. A acortada portulação de un motor e valente compartamento mereceram a approvação de sua minuestos superal, e sob relevantes serviços o esta acida correspondente a alta outrada que o electora posto o mesmo auras e sentor.

O tenzalem ajudante zeneral. I se Lucio Travasses Valdez, havendo acompanhado até no momento de ser fendou chefe do estado mas e imperial, este peneral tre fai os maso res elegios pela coadquivação que elle los prestara.

O tenente coronel. Balthazar de Alme da Pimentel, ser sun los de quartel mestre general, a companio o durante a acción, e o dia, o chefe do estado mai or uno cial, apparedo os pendos mais arriscados da laba, mestre a supre o so restantado valor, e reconhe el cación e activida le, e o momo defe do estado maior impornal. Esterantado lo seu distribuir de fele do estado maior impornal. Esterantado lo seu distribuir de fele do estado maior impornal.

. more tramento, the days that a contract of the

O mesmo chefe do estado masor imperial recommenda quela te de campo de sua migestado imperial, conde la Fica est, pela valenda com que acompanhos o linguido.

<sup>&</sup>quot; The impose Suldantia a system de se elegiar a su perspeni

D. Thomás de Mascarenhas, na carga que este dirigiu na frente do reducto do Seubra; menciona que os seus ajudantes de ordens, capitão Sola, e tenente Wanzeller, assim como o seu ajudante de campo, capitão Guillet, se houveram n'este dia com a sua costumada bravura, e continuaram a merecerlhe a sua inteira confiança.

O mesmo general faz os maiores elogios a todos os officiaes do estado maior imperial das repartições do ajudante general e quartel mestre general, particularisando o capitão graduado, addido á repartição do ajudante general. Antonio Aluisio Jervis de Atouguia, e o capitão assistente quartel mestre general, barão de Wiederhold; e faz tambem mui distincta menção do cirurgião mór de divisão, José Maria Queimado.

O mesmo chefe do estado maior imperial recommenda o capitão de cavallaria, Antonio Cesar de Vasconcellos, servindo de major de brigada, e ás ordens do commandante da ala esquerda, pela conducta valente que mostrou na carga que contra o mimigo dirigiu o brigadeiro D. Thomás de Mascarenhas, e por ter continuado sobre o campo até ao tim do dia, apesar de tersido ferido n'aquelle ataque 1, coadjuvando sempre os commandantes da ala esquerda, e mostrando o maior zêlo e actividade em todo o serviço de que foi encarregado. Recommenda igualmente o major de cavallaria, Simão Infante de Lacerda, pela coragem com que carregou o inimigo, na occasião em que saíu com o brigadeiro D. Thomás de Mascarenhas, ás ordens de quem se achava.

Os commandantes de todos os corpos que se engajaram no fogo, mereceram os maiores louvores ao chefe do estado maior imperial, pela sua valente conducta; este general faz especial, e mui distincta menção do coronel graduado de ca-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cesar não foi ferido, mas contuso n'uma perna por bala de fuzil, como nós testemunhamos quando isto teve logar, e o mertal ferimento de D. Thomas Mascarenhas na descida de Campotide, e ao lado direito da estrada, ao tomar para o forte do Seabra. Estas inexactidões são frequentes em boletius, pois ja em França, no tempo de Napoleão, se dizia mentiroso como um boletim.

O tenente coronel, ajudante de campo de sua magestade imperial, servindo de quartet mestre general, Balthazar de Almeida Pimentel, recommenda o capitão assistente quartel mestre general, barão de Wiederhold; o aspirante a official do batalhão de caçadores n.º 5, José de Bettencourt Abreu; e os academicos, Antonio Luiz Nogueira, Luiz José Alves de Sousa, e João José de Sá, por terem todos, com a maior valentia, e debaixo de um vivo fogo inimigo, ajudado no serviço das peças da flexa da quinta do Seabra, no momento em que a falta de artilheiros tornava menos activo o fogo d'aquella bateria; e cita, com o maior elogio. a conducta briosa do valente capitão de artilheria, Manuel Thomás dos Santos, que na mesma occasião desenvolveu na referida flexa.

O marechal do exercito, duque da Terceira, commandante da ala direita, deu novas provas do seu valor e intelligencia. Elle corria a todos os pontos atacados da linha do seu commando, e com a sua comprovada bravura dava o exemplo aos mais valentes; teve um cavallo morto debaixo de si, recebendo ao mesmo tempo no lado direito uma contusão de bala de fuzil. Este marechal recommenda o capitão de artilheria, Manuel Joaquim de Mattos, commandante da bateria da casa do provedor do armazem, pelo valor e sangue frio com que elle e a sua guarnição sustentaram, quasi a descoberto, um vivissimo fogo, e muito concorrendo, pelo bem dirigido fogo da artilheria do seu commando, para que o inimigo não alcançasse a menor vantagem n'aquelle ponto; recommenda tambem o cirurgião mór, Libanio Constantino Alves do Valle, por tersido extremamente assiduo no curativo dos feridos, mesmo debaixo do fogo do inimigo; o mesmo marechal diz que è digna de todo o louvor a conducta que tiveram os officiaes, que compõe o seu estado maior, pelo zêlo e promptidão com que se houveram no desempenho dos seus deveres, singularisando o major José Jorge Loureiro.

O tenente coronel, commandante do regimento de infanteria n.º 45, faz particular menção do alferes Maximiliano Augusto Cabedo; e dos aspirantes a officiaes, Joaquim José da

the second of the second secon - Ton calabin comin redail france - Ton calabin redail france er eine auf der falbe, die allemeigene The state of the s Se tres surrente de latalità ele me - - - - - - German's de Lemos, la 1º Happonlajes the second of the second secon - - - S - Tabili Jay Perion (6) the second of th s to me in moderne designation --- 3 Table - 11 1 - 3 -- 3 -- 22 (1000) 12 The party of the same of the s and the state of the second second The A TE TO STATE AND BUTTON STORES IT the same the same the same of The second of th し、スコトニング 1000 20 日日日はい The second of the second second second P I DET - 'ELD . I GAPAN IN F-ITHERE I RO The second in All Intelesting Court in Fig. The same in the second that was " The state of the s THE FEW MET OF IN BY BEEF, HE IN THE PER SECTION OF THE PARTY OF THEFT A a room of the Bullion in the control of the control The serve of the day and the day of The second of the second of the second TO THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF the second of the party of the second emente sido tambem ferido o cavallo em que estava

ronel graduado, Xavier, commandante de caçadores recommenda o major José Maria de Sousa, porque lo-lbe dado o commando da força que atacou o bosque nta do marquez de Louriçal, este official, à testa d'ella, cou o inimigo, seis vezes superior em numero. O caosé Maria Taborda, por se ter valentemente defendido nete da dita quinta, e depois feito parte da força, que ou d'ella o inimigo; o tenente Sabino de Oliveira Ferbe, fazendo parte dos que atacaram o bosque, deu lle ponto o exemplo da maior bravura, acutilando dos individuos ali estabelecidos; o alferes Luiz Canordeiro, por ter sido objecto de geral admiração seu ado valor no mesmo ataque, batendo-se elle só contra is rebeldes, dos quaes matou e acutilou a maior parte, mortalmente ferido na lucta; o capitão Manuel Maria , por ter com a sua companhia desalojado corajosauma força inimiga, que se tinha estabelecido no muro nte do reducto do Seabra, repellindo um troço de ca-, que inesperadamente o atacou; o alferes Francisco Bento de Mello, por ter feito parte da força que alarebeldes no bosque, havendo-se com uma coragem o h dignas do maior elogio; e por estes mesmos motilargento ajudante, José Alves da Encarnação, o prisargento Joaquim Lopes, e os aspirantes a officiaes, Maximiano de Sousa, Manuel de Medeiros do Canto, sco José Gomes Brazil, João Urbano da Silveira, José leuros Bettencourt, e José de Bettencourt Abreu. mmandante geral de artilheria recommenda o capitão indante da segunda brigada de artilheria volante, Mabaquim de Mattos, pelo valor, actividade e sangue frio ne se conduziu com uma parte da sua brigada, que

u no jardım do provedor, posição ainda mal fortifie quasi descoberta, que o inimigo inutilmente batia rrivel fogo de artilheria e mosquetaria; o capitão indante da terceira brigada de artilheria volante, João

Capitano de Barros, pelo bem que se conduziu com uma parto da sua brigada, que colleceu na quinta de Seahra, posição interramente descoberta, que os mimigos igualmente liateram com similhante logo de mosquetaria e artitheria. e da qual foram repelindos os seus ataques; o capitão de artithere, as ordens do commandante geral da actubigada, Fortanato José Barreiros, pelo bem que se amatuma na tiatena barra de Campolide, eujo comezado comos na consesio co que principara a ser abasidenda peres arallemente, a un opisit igne bein pectual prin qu anneamera. Inter a mai the following the trainer exertise training a partial for diale de compo de communicación pera la muliaria. Fraonce de Pario Lete e Avia perme ma se mande was multi- and a misery as interpret to the same of the The sense where there is the state of the sense when the sense is the the manufacture of the state of the section to artifleria, White- Three E- Nice. अ के कि मार्थ के कि कि कि कि कि कि कि minimizations, services a service of service and the property and a little of the control of a men a como, one er sent cont the cont The state of the second state of the second state of are it town to below to - Telula test total abis The second of the second of the second of the --- - --- AMBRIDIAN CH I THE The Benefittents of Both Street and I at - ON S CASE IN EMPRESAUL VIDER O . - स्थाप : स्थाप का कि एक का का प्रकार the fact of the same of the sa was the state and the same of THE ME TO THE THE COLUMN I SETT HE IN LINE WITH THE

tes pontarias, e foi levemente ferido; o soldado do segundo batalhão de artilheria, Ignacio Correia, porque este soldado, estando ao soquete de uma das peças volantes na calçada de Campolide, servia ao mesmo tempo ao cartuxo; o soldado do segundo batalhão de artilheria, Manuel José Fialho, porque serviu de bota-fogo da mesma peça, e póde-se dizer que elle, e o anterior nomeado, foram os unicos soldados por muito tempo ao serviço da peça; o sargento do quarto batalhão movel, José Maria de Sousa, pelo valor e sangue frio com que se comportou, commandando uma bôca de fogo á direita da estrada de Campolide, quasi a descoberto, e muito perto das casas e muros d'onde o inimigo fazia muito fogo; o cabo de esquadra do segundo batalhão de artilheria, Manuel Maria Machado, pelo bem que se comportou na bateria da Atalaia, a mais exposta de todas ao fogo de mosquetaria, dando extraordinaria prova de valor por continuar ao serviço, sendo ferido n'um braço, e não levemente.

O commandante geral da artilheria falla com a maior distincção, por terem todos mostrado a maior actividade, zelo e valor nas diversas baterias em que se acharam, dos individuos cujos nomes seguem: do cabo de esquadra do segundo batalhão de artilheria, Estevão Ignacio de Azevedo e Silva; dos soldados do mesmo batalhão, Manuel Alves, Joaquim Pereira da Silva, José Antonio, Manuel Moraes Vieira, Carlos Francisco; dos academicos, João José de Sá, Luiz José Alves de Sousa, Simplicio de Moura Machado, e João Gualberto de Pina Cabral; do sargento do quarto batalhão fixo, José Ignacio Fernandes, e do soldado do mesmo batalhão, Manuel da Costa Campina; menciona tambem que o voluntario, Thomas Vicente dos Santos, pertencia ao corpo do commercio, e por ter pedido passagem para a artilheria, se apresentou no reducto do Seabra, onde tem servido, e se distinguiu no dia do ataque; finalmente, participa que o capitão Mattos, commandante da segunda brigada de artilheria volante, recommenda quasi todas as praças das guarnições das suas peças no jardim do provedor, em S. Sebastião da Pedreira, especialisando o tambor, os conductores e corrieinos, que peguam voluntariamente em espingardas, e fizeran togo de distrigo, e olem d'isto transportaram as munifes para la sorre de la pegas.

recentrate de mantena n.º 6, Francisco Damaso da Ceta como non le infantena n.º 6, Francisco Damaso da Ceta como no de mantena n.º 6, Francisco Damaso da Ceta como no de mante do logo do mimigo corrido ao curativo de como no de mante com munta distinção, pela assiduidade com percentra no execução dos seus deveres, o cinima de la curio de activos n.º 3, Manuel da Cunha Coelho o como de como como corpo, Luiz Antonio; e o o como de como batathão nacional movel de Lislos, sa strumina.

received a major tranquillidade - - - - - compares pacificas des artifices e operares and the second of the second o and a series with the series of the series and the series of the series armados corriam às fonthe second sentimentos dignos da - se messer pro exempera, formaram uma companha and the company of the second of the composition of the company of and the second second of the second s warm Vines underes ie dingirom son hospitors, e and a community of the contraction of the contracti was an annorar this as a firmential, muitas outras rinctand reques o avoltais porção de ataduras e fios, e se or you can increme a his e notte a coser os saccos, que de and the train remethdos, e que se tornavam muito no mana and bees de terra, guarnere os intrinchent mention a properties pessos solidados mais expustos ao figur and the state of the second se magnetica testa toda a população de Liste a deu ao mindo a usas contente prova de que só o jugo militar, com que e Contra e la rango, fizera reprimir os sentimentos de ador . mon e tracodade a sua legitima soberana, que sempe 

a a sou preda foi de 15 mortos e 162 feridos, tendo ale

Mascarenhas, o tenente coronel Luiz Teixeira Homem de Brederode; os capitães, Manuel José de Mendonça, Antonio Alves de Araujo, e o capitão ajudante Coenen; os alferes Agostinho Velosa, Luiz Candido Cordeiro, e D. Alexandre de Sousa Continho; e entre os feridos, o brigadeiro ajudante general José Lucio Travassos Valdez, major J. P. de Mello, capitão Antonio Cesar de Vasconcellos, tenente Saint Maurice; de caçadores n.º 3, o capitão Cabral; tenentes, Guedes, e Ferraz; o tenente ajudante Rego, e alferes Fonseca; de infanteria n.º 3, major Cabral, capitão Moniz, tenente Oliveira, e alferes Silva; de infanteria n.º 6, capitão Gouveia, e alferes Araujo; de infanteria n.º 15, o alferes Oliveira; do segundo regimento ligeiro da rainha, os alferes d'Andreis, e Bellemain; do terceiro movel de Lisboa, coronel Braga, e capitão Rosado; do quarto movel de Lisboa, major Sousa; sendo tambem contusos, o marechal do exercito duque da Terceira, major Gouveia, e coronel graduado de infanteria p.º 3, Barroso; tenentes, Manso, e Alexandrino, tenente ajudante Pereira; de infanteria n.º 6, alferes Rodrigues; e de cavallaria n.º 11, Barreto de Saldanha.

A perda do inimigo não pôde ser menor de 1:800 a 2:000 homens. Elle deixou junto ás nossas posições 422 mortos, sendo d'estes 143 dentro da quinta do marquez de Lourigal, e o resto em frente dos mais pontos atacados. Como os rebeldes conservaram em todo o dia o terreno, sobre o qual havia tido logar a carga que soffreram, commandada pelo brigadeiro D. Thomás de Mascarenhas, tiveram tempo de enterrar, e mandar para a retaguarda os muitos mortos, que houve n'aquelle ponto. As bellas posições em que se achava collocada a nossa artilheria den logar a que muitas das columnas do inimigo fossem batidas pelo fogo d'aquella arma, e attenta a proximidade em que se achavam das nossas finhas, deve, ao todo, o numero dos mortos ter excedido a 550, ou 600, tudo o que, combinado com a relação, que sempre existe dos mortes ao numero dos feridos, determina n perda que calculámos, que os rebeldes tiveram.

A exposição que fazemos da perda do inimigo, acha-se

confirmada com o depoimento de todos os desertores dos differentes corpos do exercito rebelde apresentados depois d'este dia.

Foi d'este modo que a victoria coroou as armas da raisla, e o perito Bourmout mais uma vez foi vencido.

# DOCUMENTO N.º 266

(Citado a pag. 123)

### Resposta dada em defesa do ministerio, com relação á primeira carti do conde da Taipo

o nobre par, que toma exemplo dos pares de Inglatera, escrevendo a sua magestade imperial sobre assumpto de tio crande unportancia, provavelmente o año actaca do modo por que se bouve n esta occasião.

Escrever so chele do governo, avesação-o de supposte crimes de seus ministros, e publicar a carta não simente sem perter tocaça, que a urban-lade requer para tal publicação, mais até munto antes que a mesma carta foisse entrejor so promove a quem era derioda, é sem examino.

E decrezión de parte as expressivos de marce, dingulas pelo dejun par a sua majestado importado e a se proprio, remos as assemblos.

O contrato de misone, sem o saine, la impo ao conte de Parredo no dia do de nosembro de anos passare de 1812, por O Maria Contrata como anno, que nose annos.

the members are the secondaries a modeler. The Modeler is a secondarie of the Modeler is a se

 circumstancia para afastar de si a responsabilidade. Mencionâmos os nomes dos ministros que tomaram a medida, porque a sua reputação, pelo que respeita a inteireza e incorruptibilidade, não soffre duvida alguma. Os ministros actuaes, longe de fugir a essa responsabilidade, a tomariam toda sobre si; e muito se honrariam de haver sido os auctores d'aquelle contrato, que tanto dá que sentir ao digno par.

«O contrato do tabaco foi dado camarariamente (diz o conde da Taipa) a um individuo pelo preço de 1.200:0005000 réis, e pelo praso de doze annos, havendo em Lisboa pessoas que offereceram 1.400:0005000 réis.»

Este enunciado tende a fazer crer que no mesmo dia, em que o contrato foi dado ao individuo, havia outros que offereceram 200:0005000 réis mais do que esse individuo se obrigou a pagar. Similhante falta de exactidão nas expressões deve ser attribuida, não a milicia, mas talvez a precipitação, ou ira, que tolda os sentidos, e faz fugir a rasão. Ja fica dito que o contrato foi dado ao conde de Farrobo em 10 de novembro de 1832, e o tão apregoado offerecimento teve logar em principios de outubro de 1833! Se as epochas são differentes, ainda mais differentes são as circumstancias, e os motivos, como logo se verá. Mas quaesquer que fossem, tomada a deliberação, devêra cumprir-se, ainda quando o offerecimento fosse o triplo do que foi, e com a certeza de ser realisado.

O adverbio camarariamente se afigura ao illustre auctor da carta de uma significação ponderosa, o que muito estrablio parece, porque s. ex.ª tem obrigação de ser versado na legislação patria; cumpre, porém, saber-se, que tal palavra hada vale para o fim com que foi escripta, porque as leis do ceino não vedam que os contratos se dêem camarariamente, quando a força das circumstancias tanto requeira. A lei de 12 de junho de 1800, § 2.º, é clara a este respeito.

Seria util haver consultado esta lei antes de começar a carta: mas non ego paucis offendar maculis, etc. Resta, outudo, recordar-nos de quaes eram as circumstancias em noc.

que o governo da rainha se achava em 10 de novembro d 4832; ellas devem ser a base do processo.

Hoje que as nossas armas victoriosas triumpham em toda a parte dos inimigos da patria e do throno constitucional pó le dizer-se quaes essas circumstancias eram.

Os recursos do governo estavam de todo estancados; a cidade do Porto, com a fome dentro de seus muros, achava-se cercada por um exercito, e hombardeada de continuo; as nossas poucas forças diminuiam todos os dias por molestas e deserção, tudo originado da quasi absoluta falta de meios de subsistencia. O governo via-se desamparado de soccoros, e de esperança de obtel-os, e considerava a perda da heroica cidade do Porto como a perda completa da causa da patris; era forçoso acudir promptamente, ou perder tudo.

No meio de tamanhas angustias, diga-se por honra à verdade, o semblante mais placido, o peito mais firme, foi sem duvida o do immortal duque de Bragança, que jamais desconfiou da salvação da patria, que pesava sobre seus braços. Estes motivos, estas circumstancias acham-se consignadas nas actas do governo; porém, que necessidade ha de recorrer a ellas? Quem ha que os ignore? O digno par, que então se achava na cidade do Porto, hospedado juntamente com o consul de Gibraltar, em casa do sr. Barros Lima, um dos contratadores do tabaco, foi testemunha, se não parte, de todos estes successos, e dos que se seguiram; nem e possível haver-se esquecido d'elles.

Em taes circumstancias deu-se o contrato do tabaco pelo maneira já dita. Quando não houvesse lei escripta que a metorisasse, entraria acaso em duvida que a maior das lets a auctorisava?

O conde de Farrobo acudiu às terriveis orgencias do governo, e da nação, com repetidos e copiosos soccurros, Ainda assim, ninguem dirá que a balança das probabilidades fosse a seu favor, nem então, nem ainda muito depois, porquanto os embaraços succederam-se uns aos outros, a qual mais perigoso; e o maior de todos elles, talvez, foram as irremedaveis questões entre o governo e o almirante Sartorius, que

nos ameaçaram de perder até o ultimo vaso da esquadra de sua magestade fidelissima. Tambem d'este o conde de Farrobo livrou o governo, habilitando-o com sommas importantes para terminar as questões, sem perda nem desaire seu, e dando-lhe os meios de conservar e reparar a esquadra, que venceu a inimiga, e abriu a entrada do Tejo, depois de ter levado ao Algarve essa valente divisão, que voou sobre a capital, e a restaurou.

Taes eram as circumstancias do governo do regente, quando ao conde de Farrobo foi camarariamente dado o contrato do tabaco em 10 de novembro de 1832. Vejamos quaes as dos administradores, que se dizem contratadores, pelo governo do infante D. Miguel.

Elles não tomaram o contrato por maior lanço que dessem em hasta publica; porquanto, o mesmo contrato lhes foi prorogado por mais um anno, por mercê do usurpador, em novembro de 1829. N'esse tempo não se achava o reino em paz, antes a guerra estava accesa. Uma poderosa esquadra de D. Miguel tinha sido vencida na Terceira; havia já governo, havia exercito; e tudo indicava que a lucta entre a legitimidade e a usurpação havia de ser pertinaz. Ainda mais. O usurpador deu depois o contrato a João Paulo Cordeiro, e a seus socios por tres annos, sem que possa dizer-se, que as circumstancias o obrigaram a fazel-o camarariamente; porem, d'estes pequenos defeitos é facil escapar a lembrança!

Que o contrato do tabaco foi o mais poderoso auxiliar da usurpação, é tão claro e notorio, que não carece demonstrar-se; mas como os algarismos sejam a prova mais eloquente, veja-se na conta abaixo transcripta to emprego dos dinheiros que elles pretendem encontrar, como se fossem applicações inherentes ao contrato. A considerarmos estes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No original de que foi tirada esta copia sómente se diz que a conta assignada petos ex-caixas do contrato feito com D. Mignel, os contratadores forneceram directamente para os arsenaes, artilheria, petrechos de guerra, pagamentos de agentes do governo usurpador, espides, etc., a enorme somma de 202:308&330 réis, sem apparecerem as ordens que taes despezas auctorisassem.

desembolsos de nem podem considerar-se de outro modo) outros tantos adiantamentos ao usurpador, e impossivel reconhecel-os segundo a letra do decreto da regencia, que annolla todas as transacções d'esta natureza; e na qualidade de auxilio directo aos inimigos, tão pouco se devem julgar comprehendidos na regra geral da annistia de sua magostade, o regente, por serem posteriores à publicação d'aquele acto.

Se o ministerio actual pode ser taxado de defeito, e peli demasiada mederação que ha tido com os chamados contratadores, pois que aceitou o que elles lhe quizeram dar, ten do-os convidado a olharem por si, e a ser sinceros e leas em suas contas. É qual foi o resultado d'isto <sup>o</sup> O entregirm elles nos mezes de agosto e setembro apenas 25 d0005000 reis como se vé das respectivas contas <sup>t</sup>. Depois de taes procelimentes, o governo chamaria sobre si mui severa responsibilidade, se não procedesse com elles segundo a justiça.

Em taes termos, era indispensavel, segundo as leis e regulamento da fazenda, começar o governo por privar da administração os homens, que de facto foram administradores do contrato, procurar o pagamento do seu debito, e ouunuar com os procedimentos, que devem resultar da miledade do mesmo contrato. O escandalo causado ao digno parauctor da carta, pela medida do governo com homeis, que elle representa na impressibilidade de pagar, diminuira un tanto, se nos lembrarmos da epocha em que elles contrataram. Os directos da rainha não são hoje mais do que entaeram. A guerra civil estava no remo; os exercitos em hostlidades; os contratadores correram a fortuna das armas. esta, apesar dos auxinos do contrato, desamparou as de D. Miguel; a nacio ganhou a sua liberdade; a rainha vi retaurado o thromo; e os contratadores do tabaco perdem. La prichos da sorte!

Notamos de passagem que o nobre conde lamenta a de-

<sup>1</sup> On lestores que as quiz-rem ver, encontral-as-l lo a pag. 152 e in da Caronica constitucional de Lubos n.º 82, de 29 de cataliro de 1861

graça dos contratadores obrigados a pagar 500:0005000 réis, que só deveriam no caso de estar livre o commercio de Portugal e ilhas adjacentes, e perguntamos, que desconto fez D. Miguel aos contratadores do tabaco, ou lh'o pediram elles pela occupação da cidade do Porto em 1832? De nenhum se sabe.

Perguntamos mais: devendo elles à fazenda a mezada do mez de julho, quando o usurpador governava o reino, como nos mezes anteriores, porque a não pagaram ao governo do senhor D. Pedro até o dia 10 de agosto, ou porque não produziram n'esse mesmo praso documentos que amortisassem essa divida? Faltando-lhes o conde da Louza, não haveria acaso outro ministro a quem dessem contas?

Somos da opinião do digno par, pelo que toca ao valor do objecto; mas não assim a respeito do lanço de 200:0005000 réis, offerecido pelos contratadores, quando souberam que o contrato estava dado; em tal momento valéra o mesmo offerecer 2.000:0005000 réis. Tão pouco nos conformâmos com o seu parecer, emquanto a convocação do conselho d'estado; porque seja qual for a somma da questão, esta versa sobre o pagamento de uma divida á fazenda publica, e as leis actuaes determinam o procedimento, que deve haver para se effectuar a cobrança.

Por ultimo, o que o nobre par faz dizer à opinião publica sobre motivo do sequestro feito aos contratadores pela divida em que elles estão à fazenda, è difficil de crer-se. Como pode a opinião publica, se è merecedora d'este nome, attribuir o acto de sequestro ao governo, quando a lei è que o determina em casos similhantes, não por vingança de individuos, mas sim para segurar o seu credito, se os devedores não pagam? A mesma lei provê quando se faz lesão aos sequestrados.

Nada dizemos sobre as chamadas rapinas dos sequestros dos rebeldes, de que o nobre par faz menção no primeiro paragrapho da sua carta. Estes sequestros tambem a lei os manda fazer; taxal-os de rapina é graciosa imputação, quo sem provas de facto poucos homens ousarão aventurar.

Igual opinião temos pelo que respeita á outra imputação de dilapidação. Esta é irrisoria quando se refere a homens de honrada pobreza, nenhum dos quaes ha sudo ainda accusado de dilapidador nos logares que tem occupado. Mas a accusações similhantes é melhor não responder.

#### DOCUMENTO N.º 266-A

(Citado a pag. 290)

Carta centra e ministerio.

dirigida de París por D. Francisco de Almeida, conde de Lavrelio.

a D. Pedro, duque de Bragança, em 1 de novembro de 1×23

Senhor. — Os portuguezes verdadeiramente amigos da liberdade, e que anhelam pela pacificação da patria, e estabelecimento do throno constitucional da senhora D. Maria II, tem visto com a mais profunda magua os actos injustos e illegaes, commettidos pela maioria das pessoas que tem conposto, e que compõe o conselho de vossa magestade imperial. Se nem todos, porem, têem ousado manifestar aquelles actos uma clara e publica opposição, tem sido sem duvida por temerem que seus queixumes, posto que justos, fossem prematuros, e podessem, em logar de dar um remedio aos males nacionaes, prolongal-os, e pôr mesmo em perigo a causa da justiça e da liberdade. Os conselheiros de vosa magestade, porém, abusando d'estes generosos, patrioticis e prudentes sentimentos, téem seguido um systema que, 🗷 for continuado, impedirá o estabelecimento sobre bases firmes do throno constitucional da senhora D. Maria II, arrunará completamente a nação, e fará murchar os touros por vossa magestade imperial colhidos à frente do leal e valonse exercito constitucional, que toda a Europa tem admirado Estas considerações, senhor, o conhecimento que tenho do caracter de vossa magestade, a persuasão de que vossa magestade tem sido illudido, e emfim o meu dever me obrigan a romper o silencio, dirigindo-me a vossa magestade para respeitosamente o advertir dos males que a maioria dos seus conselheiros têem feito, e está fazendo á nação portugueza, males que n'este momento só vossa magestade póde remediar, mas cujo remedio será em breve tempo impossível, mesmo a vossa magestade.

Hoje já todo o mundo conhece os erros que precederam, e seguiram a expedição maritima, saida de Belle-Isle no mez de fevereiro de 1832; não posso, comtudo, deixar de mencionar alguns d'elles, e de ponderar que pessoas muito dignas de consideração, não só o previram, mas procuraram evitar em tempo opportuno com seus sabios conselhos, e eu mesmo chamei repetidas vezes sobre elles a attenção dos conselheiros', de vossa magestade, ainda em tempo conveniente, em muitos dos officios que dirigi pela secretaria d'estado dos negocios estrangeiros. Um dos mais fataes erros que precedeu a saida d'aquella expedição, foi sem duvida o mal combinado e ruinoso emprestimo contratado com a casa de Ricardo, de Londres. Aquella transacção, não só foi ruinosa para o futuro, mas sendo também insufficiente pela forma e epochas descriminadas para a entrega das prestações, obrigou a contrahir novos emprestimos, que necessariamente baviam de ser, e foram ainda mais ruinosos do que o primeiro. Estes e outros erros foram desgraçadamente precurrores de outros ainda mais graves, dos quaes resulton a longa e sanguinolenta guerra civil, que Portugal tem soffrido, e está soffrendo.

Desde que começou a apromptar-se a expedição, que devia conduzir a Portugal o exercito libertador, que com tanto valor, como constancia, havia libertado e defendido os Açores, os conselheiros de vossa magestade, guiados, não pelo conhecimento do verdadeiro estado das cousas em Portugal, mas sim pelos seus desejos, illudidos emtim (pois não iretendo atacar as intenções de pessoa alguma), persuadinm-se, e persuadiram a vossa magestade, que apenas vossa pagestade, á frente do exercito libertador, desembarcasse m um qualquer ponto do territorio do continente de Portu-

🚞 👊 . w u u u nemes i mes ein, latigala de uni "The se main amine of the partends bestire-Primary D. Mignel, se bes THE THE DESIGN PRODUCTION I SHARE IT. The later of the state of the s the contract a moderning one a extract labertale The second that a great second a lar The a see times as them is from a fact disting District as seen i survisioner - 2 m 22.3 m po k MEN BE TO DESCRIPTION OF MEMBERS OF MINISTER the state of the Landston of the same of the same The state of the control of the state of the שו שני בים ישותה ישו אל ישי בים ביי יים and the same of th The second second with the second second the second of the second secon 2 1 78 73.

The second of th

no artigo 13.º da carta constitucional, o qual encerra uma das bases essenciaes do pacto fundamental, confundiram os poderes, e assumiram a plenitude do poder legislativo. A antiga organisação judicial e administrativa foi destruida, e substituida por outra que, aquelles mesmos que eram encarregados de a executar não conheciam, e cujos defeitos e impraticabilidade jà foi officialmente reconhecida. Os direitos de individuos e classes inteiras, legitimamente adquiridos, foram atacados, promettendo-se-lhes compensações que, sendo evidentemente impossiveis de realisar, foram justamente consideradas pelos interessados como irritas e insultantes. Os interesses temporaes dos ministros da religião têem sido tambem um dos mais constantes alvos de violentos ataques, e, o que é ainda mais deploravel, a mesma religião catholica tem sido afacada, intromettendo-se os conselheiros de vossa magestade em materias, cuja decisão, qualquer que seja a fórma de governo, nunca póde pertencer ao direito civil; lançaram emfim as bases de um scisma, isto é, de uma nova e ainda mais horrorosa guerra civil, de uma guerra de religião.

A esta illegal, e monstruosa legislação, e em violação manifesta do § 19.º do artigo £45.º da carta constitucional, seguiram-se as proscripções e confiscações, medidas sempre ministas, e que fazem recordar todas as epochas dolorosas, mencionadas na historia antiga e moderna, e que constantemente téem precedido e acompanhado o estabetecimento do despotismo.

No meio de tantas e tão grandes calamidades, deparou comtudo a Providencia acontecimentos, que se tivessem sido aproventados, teriam facilitado a reconciliação de todos os portuguezes, e finalisado por consequencia o insupportavel flagello da guerra civil. Estes acontecimentos, senhor, foram o desembarque no Algarve de uma divisão do exercito libertador; a tomada da esquadra miguelista; a pacifica entrada das tropas constitucionaes em Lisboa; e emtim a conducta generosa, política e justa, tanto dos chefes militares, como dos políticos, que primeiro entraram em Lisboa, e que du-

rante alguns dias governaram aquella cidade. Todos os portuguezes ousaram então conceber lisonjeiras esperanças de paz e concordia, esperanças que se terram realisado, se os conseilheiros de vossa magestade tivessem seguido o systema que os pacificadores de Lisboa haviam adoptado, guados pelos principios de política e justiça, e em observancia das promessas por vossa magestade feitas no seu sabio mimíesto de 2 de fevereiro de 1852.

Quem podera, sendor, esperar à vista da solemne promessa por vossa magestade leua, e tantas vezes repetida, de restabelecer o gorerno constitucional; da recordação, fena no citado manifesto de vossa magestade, de haver garantido na carta constitucional a protecção mais solemne, e o mais profundo respeito ó sucrocanta religião de vossos paes; e emún da declaração consignada a aquelle manifesto, que mo sen acolhida delação alguma sobre acontecimentos, ou opindes passodas; ecitando-se par mem de medidas opportunas, que ninguem possa ser para o futuro inquietado por tues matros. Quem poderia esperar, repito, que os conselheiros de vossa magestade, em menoscalio d estas justas e solemnes promessas, haviam de violar a constituição, ultrajar a religião, ontiscar e preserver um grande numero de individuos, e alacar innumeraveis direitos legitimamente adquiridos!

Qual tem sido, pois, o resultado d este deploravel systema? O afastamento da maioria dos portuguezes do throno constitucional, do qual os conselbeiros de vissa magestade téem feito um objecto de terror para a nação portugueza, e a prolongação da guerra civil. Os constitucionaes, senhor, não podem conceber, e com rasão, que da violação manifesta da constituição possa resultar o seu triumpho; aquelles cojos direitos legitimamente adquiridos, téem sido ataçados, ou cujas familias téem sido proscriptas e confiscadas (e o numero e muito grande), não podem querer sustentar uma or dem de cousas, que impistamente os tem reduzido à miseria, e privado dos objectos das suas afleições; os ultrajes, emlimbentos a religião, têem obrigado as pessoas religiosas, que formanu a maioria da nação portugueza, a opporem-se, por

consciencia, ao estabelecimento de um regimen que, atacando directamente a religião e seus ministros, lhes perturba a execução dos seus mais sagrados deveres.

Se nem todos os males, senbor, que succintamente deixo enumerados, podem ser completamente remediados, sempre é tempo de os minorar, de evitar a sua renovação, e de impedir a introducção de novos. É pois vossa magestade quem pode, e a quem cabe dar o remedio conveniente, ordenando, que em todos os logares do reino, aonde estiver reconhecida a auctoridade da senhora D. Maria II, se proceda immediatamente à eleição dos deputados da nação ás côrtes geraes, mandando adoptar para a eleição dos deputados, como medida provisoria, o projecto de lei de eleições, apresentado à camara dos deputados em 21 de fevereiro de 1828, devendo os eleitos encaminhar-se, logo que lhes seja possivel, para Lisboa, aonde deverão ser solemnemente abertas as côrtes geraes, apenas esteja reunida a maioria dos deputados da uação. Se algumas objecções, dignas de attenção, podem ser apresentadas contra a conveniencia da convocação das côrtes e eleição dos deputados, emquanto o reino não estiver inteiramente livre da guerra civil, pode tambem assirmar-se por outro lado que em todos os logares aonde, nem a influencia do governo, nem as intrigas estrangeiras podem ainda ter logar, as eleições poderão ser, e serão provavelmente feitas com plena liberdade.

N'aquelles logares, porém, como Lisboa, Porto, etc., que estão sujeitos á immediata influencia do governo, é da honra, dever e interesse de vossa magestade, dar providencias taes, que vossa magestade não possa ser taxado de haver seguido o exemplo do governo usurpador, nem posta em duvida a liberdade das eleições, nem contestada a legalidade das decisões das côrtes geraes, como justamente aconteceu á illegal e coacta reunião dos tres estados, convocados pelo governo usurpador.

Uma das melhores garantias que vossa magestade póde offerecer á nação, de que está resolvido a proteger efficazmente a liberdade das eleições, é a immediata revogação do

decreto pelo qual for suspenso o § 3.º do artigo (15.º da carta mostitucional. Sem a livre manifestação das opinios cás ha aberdade. O abandono, pois, do systema ate aqui sequino, e substitudo por ontro que satisfaça às necessidales parametes, e a presupta convocação e reunião das córtes, sio acomento de substitudo por ontro que satisfaça às necessidales parametes as anomes meios de corrigir os erros commetantes e a meior ces argumentos com que vossa magestade de la carta de partinguezes, e ao mundo interro, que presuper o throno constitucional da senhora D. Mero a la seconda absoluta.

a constitucional, os ataques aos direitos constitucional, os ataques aos direitos catholica, as accompções, as dilapidações da fazenda constitucional constitucional, os ataques aos direitos accomposados, os niltrages à religião catholica, as accomposado vossa magestade este silencio a constitución de constitución de

Maria II. e zélo pela gloria de vosa para la composição a vosa magestade se digne com material pelos seus conselherros, applicando pelos seus conselherros, applicando de ter a honra de submetter ao mates producidos pelo systema ilemente que acabo de ter a honra de submetter ao mates que acabo de ter a honra de submetter ao mates de corosos para vossa magestade.

as a sur en poder representar a vossa magestade tudo me poder representar a vossa magestade tudo me podercesse conveniente a beneficio da minha podercesse conveniente a beneficio da minha poderces que contrahi em 1826, quando conselheiro d'estado. O men silencio, visto a conveniente a uma approvação tacita, do conveniente a uma approvação tacita, do conveniente de consecuente de la contrata de confecto de examinar contrata que impõe o dever de lhe fazer conhecto.

Como, porém, o cumprimento d'este meu dever poderá ser attribuido a motivos de resentimento, inveja ou ambição, cumpre-me, para mostrar a pureza das minhas intenções, declarar a vossa magestade que, emquanto não estiverem reunidas as côrtes geraes do reino, eu não aceitarei distincção, pensão, nem logar algum, cuja distribuição, ou nomeação pertença ao poder executivo, quaesquer que sejam as pessoas que n'este intervallo de tempo possam ser chamadas para formarem o ministerio.

Espero que vossa magestade se dignará receber benignamente esta representação, e acolher os protestos do profundo respeito que consagro a vossa magestade imperial.

Deus guarde por muitos e felizes annos a augusta pessoa de vossa magestade imperial. París, em o 1.º de novembro de 1833. = O conselheiro d'estado honorario, D. Francisco de Almeido.

### DOCUMENTO N.º 266-B

(Citado a pag. 290)

Carta dirigida a sua magestade o imperador D. Pedro,
duque de Bragança,
bectivo Navier Botelho, em 4823, no mesmo centido da entec

por Sebastião Navier Botelho, em 1833, no mesmo sentido da antecedente

Sentior. — Eu não enfeito palavras lisonjeiras. Se ellas não fossem inseparaveis dos thronos, nem os povos se amotinavam, nem os reis andariam a braços com tantos perigos e contratempos.

Quando vossa magestade abdicou duas corôas, antepondo a austeridade das virtudes civicas ás delicias e attractivos do throno; quando, á custa de trabalhos e sacrificios, alçou ao solio portuguez sua augusta filha, caminhando á immortalidade por uma vereda não trilhada pelos filhos dos reis, certamente não quiz illudir o mundo com mentirosas apparencias de falso heroismo.

Os conflictos em que Portugal tem andado desde o anno

de 1820 são novos nos annaes lusitanos, e requeriam um política adequada que os dirigisse. Cumpria que o augusto pae de vossa magestade, não podendo atalhar o progresso de uma revolução reclamada pelo espirito do seculo, se identificasse com ella, e lhe désse conveniente direcção. Mas a política de Portugal andou sempre ao revés do verdadem interesse dos povos; muito ha que se piza o mesmo terrem sem adiantar passo, mudados só os nomes e os individuos, e conservados debaixo de differentes fórmas os mesmos erros e desconcertos.

Em compensação das duas corôas, tão generosamente abdicadas por vossa magestade, compete-lhe sem duvida a de legislador dentro dos limites do novo pacto social, que se dignou contrahir com a nação portugueza, habilitando d'esta arte seus naturaes a colherem os fructos da liberdade legal, vivendo seguros em suas pessoas e bens, sem restricção de pensamentos, livres e absolutos em tudo em que as leis os deixarem absolutos e livres.

Eis os beneficios da carta que vossa magestade houve por bem outorgar aos portuguezes. Eis o triumpho que as virtades civicas de vossa magestade ganharam sobre o despotsmo, que com o costume se tem feito natureza em quasi lados os monarchas. Mas, senhor, releva fazer effectivos estes beneficios, não já apresental-os em perspectiva, releva fazer sensiveis os fructos d'esta liberdade, e não invocal-os e descrevel-os nominalmente. Cumpre que vossa magestade se não deixe fascinar com o falso brilhantismo de apparatosas idéas; que se não enleie no labyrinto de abstractas especulações, tornando assim infructuoso seu heroismo.

Apenas vossa magestade tomou as redeas do governo, en nome de sua augusta filha, ficou exposto aos olhos de todos, ficou obrigado a cumprir religiosamente suas promessas: es exemplo de fidelidade a ellas fica regulando a fidelidade dos subditos. As acções de vossa magestade devem conformar com os seus discursos: deve ser constante nos projectos e sincero nas palavras. A eleição de seus conselheiros, de seus ministros, de seus generaes, de seus magistrados dev

recair em pessoas, cujos sentimentos, interesses e discursos sejam tão sinceros como os de vossa magestade; em pessoas que se extremem por sua sabedoria, por seu desinteresse, e por seu aferro aos principios da carta, e não a outros que possam fazer degenerar a fórma da monarchia.

Quando a mão de Deus pesa sobre os monarchas, e o throno vacilla, appella-se para os auxilios do povo, e promette-se-lhe a liberdade, por ser o beneficio de que faz maior cabedal; mas passado o perigo, é sempre contra a liberdade dos povos que os ministros dos reis alevantam as tábuas da proscripção. Não ha fraude, ou subterfugio que se não empregue, pretexto que se não busque para illudir as mais sagradas promessas. É esta a tactica da tyrannia em todas as nações, reproduzida em todas as epochas, e em todas as fórmas de governo, quando elle não tem por base a justiça e a moral publica; e quando os ministros e conselheiros preferem ao bem geral os seus interesses particulares. A Providencia Divina desvie para longe de vossa magestade taes ministros e taes conselheiros.

As consas de Portugal pedem prompto e efficaz remedio; mas todo será baldado se os interesses, e as paixões servirem de regra aos actos do governo. A justiça è a mola real da machina política; o patriotismo o seu principio vital; a arbitrariedade é a sua destruição. Taes são as bases do codigo derivado da justiça universal, gravadas pela natureza na consciencia de todos os homens, e reconhecidas por todas as nações desde a mais remota antiguidade.

Na situação em que vossa magestade está collocado, para desempenhar os deveres de que tão heroicamente se encarregou, dando á nação a nova vida que ella necessita, devo apresentar-lhe um quadro politico diametralmente opposto ao que até agora causou as suas desgraças. O povo sente e não discorre; conhece o mai presente, e nem se lhe antolham, nem acredita em beneficios futuros, quando vê pessoas gosando desde já, emquanto elle geme e suspira como d'antes. Vossa magestade, havendo de crear uma nação nova,

deve generalisar os beneficios, e não particularisal os. Tal tem sido a regra dos fundadores dos imperios.

O governo do senhor D. Miguel era tyranno, e desmalelado em todos os ramos da administração, e qualquer smilhança com elle assusta os sinceros amigos da carta; e peas nações, de cuja alhança dependemos, em desconhada o cautelosa observação. Vossa magestade, edificando de novotem de desfazer aggravos, humilhar poderosos, e estabelcer o reinado das leis sobre os excessos o demasias da abttrariedade, por isso não deve praticar um só acto arbitranoou que o pareça.

Deve vossa magestade pôr termo ao que se chama rasio d'estado, especioso pretexto de tenebrosa política. Este machiavelico principio é o mais poderoso instrumento da tymbnia. A mór parte do sangue derramado nas guerras cius; as crueldades de Carlos VI, e de Luiz XI, em França; as de Fernando catholico, e de Filippe II, em Hespanha; as de João Sansterre, e de Carlos II, em Inglaterra; as masmoras da Bastilha, as da inquisição, as que vossa magestade ultimamente abriu a tantos infelizes, e as outras aonde gemen ainda tantas victimas, não houveram outro fundamento.

Vossa magestade não deve consentir que as leis auxilim a força; nem permittir que este poder barbaro domine em um governo liberal e philosophico. Não tolere vossa migestade que a força transformada em política se introduza nos actos do ministerio; não perca de vista que a força, na presença da lei, constitue a tyraunia; e que vossa magestade, com a dadiva da carta, se tornou defensor das liberdades patrias.

Não só as masmorras, e os patibulos, fazem odiosos os governos; os sequestros são da mesma feição. Eram as armãs de Sylla e Mario, e as que mais jogaram os tyrannos de Roma Os sequestros são verdadeiro roubo; são uma infracção derecta dos direitos de propriedade, um principio de destrução da machina política; logo que passem de puros arrestopara segurança de direitos contenciosos, ou para indemnasção de perdas judicialmente provadas e sentenciadas. Mas

lenar o poder executivo, por via de facto, a confiscação pens em proveito de individuos particulares, sem interção da justiça distribuitiva, é usurpal-os a seus donos, to é que resarsa o damno quem o causou, mas pagarem los indistinctamente o damno que não causaram, como em z conquistado, é gravissima injustiça; é estabelecer no ado das luzes uma nova especie de pena de Tatião, banida de todos os codigos, e que teve origem nos seculos da rbaridade.

O governo passado repousava sobre este fundamento; o que basta para o de vossa magestade se manter por ouqualquer meio, não já por este tão barbaro e odioso, que tra as bençãos em blasphemias, e esfria a lealdade nos coções mais fieis. O povo ignorante, observando igual prodimento em ambos os governos, ouvindo apregoar a liberde, a justiça, a lei, os fóros de cidadão, e ao mesmo tempo entando os clamores dos sequestrados, e vendo correr as trimas de tantos infelizes, commove-se, compadece-se, e o vo governo fica exposto a ser odiado como o governo anedente.

Quantos, se não fosse esta impolítica medida, se haveriam concihado com o systema da carta? Quantos o haveriam taçado de boa fé? Se em vez de similhante medida antiastitucional, se tomassem outras que centralisassem os feresses, já o senhor infante D. Miguel não teria exercito, ora já não pelejam só pelos motivos passados, têem outro lis imperioso. Sequestrados e proscriptos, que esperança sesta, se não jogarem armas de toda a sorte, retribuido males por males, e prolongarem a guerra civil como fica tábua de salvação?

Vossa magestade, menos bem aconselhado, tiron todas as rantas aos que acompanham o senhor D. Mignel, e com s toda a esperança de boa fortuna. Vossa magestado princos de patria, civilmente acham-se sequestrados, crimimente não lhes aproveita o beneficio da carta, pela suspendo habeas corpus; nem o das leis antigas, pela abolição cartas de seguro e alvarás de fiança. Em tal conflicto li-

dam por conservar as propriedades nominalmente seques tradas, e que realmente possuem; lidam por manter um systema, que, se errado e falso em nossa opinião, não o e te d'elles, que o defendem de mão armada. A boa política imperiosamente determinava outro processo, em que o entendimento sopeasse os impulsos do coração.

Que direi então dos officios e empregos, tirados a esm, sem respeito aos títulos por que foram adquiridos, á antes dade e natureza d'elles, a serviços relevantes de que minteram a recompensa?

One direi de tantas familias desgraçadas, reduzidas á medicidade, e talvez à depravação dos costumes, porque é rana virtude que se não debre aos extremos da pobreza? E poque erro? Porque culpa? Estava porventura em seu pode em suas faculdades atalhar as pretensões do senhor infan-D. Miguel? Podiam acaso medir-se com a força armada e com os barolos populares, que mautinham aquellas pretro sões? É quando, por extremo de lealdade, abandonassemoempregos e officios que occupavam, e se votassem à mir gencia, ganhando a corda mystica do martyrio político, la ziam um sacrificio metaphysico e abstracto, que não poda embargar o progresso de um systema de ambição, calculale mantido por insidiosa política, e pela influencia sacerdotal dentro e fora do reino. Então aonde está a culpa? Aondecodigo que em taes circumstancias impõe a minima pent Similhantes procedimentos dividem a nação em duas la qual d'ellas fica então residiado a representação naciona fundamento da monarchia representativa?

Pondere vossa magestade que não estamos no caso de guerras do senhor D. Alfonso IV com seu pae, o senhor D. Diniz, nem nas do duque de Comibra com seu sobrido o senhor D. Alfonso V. Nem se trata só de expulsar do sé portuguez a Filippe IV, para collocar nielle o primeiro da casa de Bragança. A guerra actual não é simples; e o me posta de interesses, de direitos, de opiniões políticas et giosas, theorica e praticamente systematica com raizes da distadas, e fundada em principios adoptados por diverso

gabinetes da Europa. A questão dos direitos é puramente portugueza; a dos princípios tem muitas é dispersas ramificações; o que é mais um motivo para vossa magestade dever centralisar os interesses, e unir todos os portuguezes em perfeita concordia.

Assim mesmo não referem os escriptores das cousas portuguezas que n'aquellas discordias políticas se tirassem vinganças; não apontam que se desfizessem os contratos celebrados pelos governos que mutuamente se combatiam; as propriedades particulares foram respeitadas; alem dos males inherentes às guerras civis não houve outros, porque a boa fé dirigindo todas as acções, errava o entendimento, e o coração não tinha parte n'ellas. É memoravel a sabedoria com que o senhor D. Affonso III repoz as chaves do castello de Coimbra nas mãos de Martim de Freitas, que não só não lh'as quiz entregar, mas foi tributal-as às cinzas do senhor D. Sancho H. Não è de menos monta a amnistia concedida pelo senhor D. Affonso V a todos os que seguiram as partes do duque de Coimbra, que tanto lhe disputou a entrega da regencia na batalha da Alfarrobeira. Todos estes exemplos tem vossa magestade dentro de casa, e os tempos eram outros; eram de trevas e de barbaridade!

Instissimo é que os homens de diversa crença política não estejam de dentro da administração dos negocios publicos. Habitos inveterados, abuses consagrados pelo tempo, diversas doutrinas, são outros tantos obstaculos ao estabelecimento e progresso das novas instituições. Mas se estes homens não foram auctores, nem cumplices de crimes; se de má fé se não bandearam, clama o cên que fiquem reduzidos a indigencia com suas familias, vendo passar bens e empregos para mãos atheias, só por pensarem de diverso modo, e porque imperiosas circumstancias os collocaram em falsa posição de que se não podiam desligar, para não morrerem de fome. Quantos d'entre elles se disfarçaram, sacrificando opiniões e sentimentos à rigorosa necessidade de grangearem o pão de cada dia? Quantos d'entre elles estão mais limpos de erros políticos, mais apurados em virtudes civicas, mais pro-

fessos nas doutrinas constitucionaes, que alguns dos que tie escandalosamente os substituiram?

Quanto mais alto è o emprego a que os homens são elevados, tanto maior cabedal de serviços, virtudes e sabedoma devem ter por equivalente da superioridade em que ficama respeito dos outros homens. A opinião publica, e não a bor ou má vontade dos ministros, è o verdadeiro thermometro da verdade d'aquelle cabedal, e resvalar d'este caminho abrir a porta á immorabidade política. O clamor publico so ta-se altamente contra algumas d'estas substituições.

A boa fe (diz Plutarcho) é só o meio de governar os lomenso; ella abriu as portas de Lisboa ao exercito libertador ella fez acreditar as promessas de vossa magestade. Cumpril-as é um dever sagrado, inherente á melandrosa situição em que vossa magestade se collocou, encarregando-se espotaneamente de dirigir os destinos da nação portugueza.

O governo do senhor infante D. Miguel declarou gurna aberta ás liberdades patrias, mas sem neuhuma hyporisto. Os actos eram despoticos e burbaros, mas praticados ás diras; os povos gemiam, porem, conhecendo a mão que lhes descarregava os golpes. A maior das tyrannias é a hyporisia disfarçada com a mascara das formulas constitucionaes. Não consinta vossa magestade que esta hypocrisia adoceo horrores do governo passado.

Tenha vossa magestade para si, que tudo que é mysterior em política, vem d'este horrivel flagello da sociedade e da governos. Qual é o primeiro dever dos principes? Protego os subditos, equilibrar a balança da justiça, e reinar pelaster Para conseguir estes fins ha porventura um só acto, um se pensamento, que careça das sombras do mysterio, e das de farces da hypocrisia? Só os governos tyrannos necessitam de escuridade das trevas, asylo dos crimes e dos vicios. Sempo ha vicio, ou crime, quan lo o que cumpria fazer as claras e torna secreto e mysterioso. A historia não menciona um sfacto que desminta este principio.

Cerre vossa magestade os ouvidos às perfidas patavras de outra especie de hypocrisia, praticada com particularidade

por certa casta de homens de todos os tempos, que figuram em todas as crises políticas, e que de umas para outras, escondendo retrahidas tenções, trajam as vestes do tempo, e profonam os mesmos altares em que fizeram apparatoso sacrificio. A maior offensa da moral publica é escutar similhantes homens, e avatiar pela sua disposição aquelles mesmos, que muitas vezes foram excitados ao crime por seus consethos.

Se vossa magestade não quer ter a minima quebra em seu heroismo; se unindo a gloria das armas aos dictames da sabedoria, tomou a empreza de espedaçar os ferros do despotismo, e fazer de Portugal uma nação nova, que por suas novas instituições venha a recobrar a grandeza e o nome que teve nos heroicos tempos da antiga monarchia, tem o caminho aberto, siga-o, alcançará o que deseja, e seremos todos venturosos.

Execute vossa magestade á risca estes tres pontos cardeaes: Mantenha a moral nas doutrinas e nas acções; faça inteira justiça; consulte em todas as cousas a verdadeira opinião publica. Mas esta rainha do mundo, que em seu invisivel tribunal avalia e sentenceia as acções mais occultas dos reis, não é a opinião ficticia dos cortezãos, que ladeiam o throno, e que diziam a Nero que o povo applaudia o incendio de Roma.

Se vossa magestade abdicou duas corôas, todavia conserva inteiro o exercicio da soberania; e não é d'aquelles ornatos reaes, que deriva a influencia monarchica, senão da auctoridade real, e de suas prerogativas. Sobra isto para vossa magestade ser enganado; sobra isto para fugir a verdade dos muros do seu palacio, ou para chegar a elle envolvida no tenebroso véu da insidiosa política.

Porque vossa magestade abraçon de hoa fé as idéas liberaes, não se persuada que o liberalismo legal é o espirito dominante de todos que cercam os thronos. Não ha cortezão que tenha um só rosto e uma só doutrina; mudam esta e concertam aquelle, segundo as circumstancias; andam sempre a geito dos seus senhores. Louvam as virtudes e os vicios

amos: sabem estudar gestos, e enfeitar palavras para como heroismo nos reis o que em qualquerdo articular é apenas uma acção ordinaria. A todo ne como magestade ouvirá dizer que a opinião publica como todas as medidas do governo, e a verdadeira opinida condemna muitas d'ellas no seu invisivel trauta.

Reprova que, cumprindo antes de tudo acabar com a existenera politica do senhor infante D. Miguel, como primero mei di cadeia, que prende todos os desastres da patria. o governo se distrailia d'este principal objecto, repartindose our outros prematuros e impolíticos. Reprova que se quelte a justiça em nome da liberdade e da lei, como no governo gassado se quebrantava em nome do throno e do altar. Que se fiça uso da suspensão do habras corpus, não em casos urgentes de que pende a salvação da patria, ou a mannteação do systema constitucional, mas em factos passados, alguns pi esquecidos, e muitos que não eram culposos. Reprovi como injusto, anti-politico e contradictorio, denuttir os empregados por affectos à usurpação, reduzil-os à indigencia. e obrigal-os à alistarem-se has bandeiras da legitimidade. Reprova que, sem necessidade urgente, que justifique o exercicio do poder legislativo, sem concorrencia das camaras se deroguem leis com seculos de autiguidade, sem esta mesmi concorrencia: muitas d'ellas feitas em côrtes, substituado Ries outras inexequiveis por diminutas, omissas e mal caurciadas. Reprova que, sendo barbaros os sequestros estabelecidos na ordenação do remo nos crimes de lesa-magestado. o decreto novissimo abranja os prasos de geração, os voculos e os bens dotaes, disposição mais dura que a d'aquele codigo de sangue que os exceptuava. Reprova que, sequetrados os bens do pae, fiquem os filhos na indigencia, solfrendo a pena como criminosos, quando pela carta não posam para os filhos os crimes paternos. Reprova que as leis sejam revogadas por decretos, o que era absurdo em direto, ainda na epocha da monarchia absoluta, e não só leis regumentares, senão as que derivam das fundamentaes da mesmentarchia. Reprova que se desbaratem de um golpe, e mesmo tempo, todas as instituições, demolindo e não editando, estabelecendo uma especie de anarchia administraca, pela desharmonia das novas instituições com as leis anras, e que por ora, na falta de outras, continuam a ser a gra das acções civis.

Vossa magestade não póde consummar a obra da sua sadoria sem exercer o poder discricionario. Vossa magesde póde e deve decretar tudo que for necessario para rtificar e sublimar o throno de sua augusta filha, e para tabelecer o imperio da carta. Para estes dois fins tudo lhe dado, não tem reserva, nem lunites a sua auctoridade. Tra d'isto vossa magestade tem de seguir á risca os pretuos da carta, por ser lei fundamental, que liga tão estreitante a vossa magestade, como ao derradeiro subdito porguez. Vossa magestade deve considerar-se dictador com imitada auctoridade civil e militar, dentro do circulo em ese encontram aquelles dois objectos. Em tudo o mais saa magestade está ligado á carta, e não póde ir alem do te ella determina.

A qualidade de legislador não solta da obediencia. Os dois gisladores de Athenas e Lacedemonia obedeciam aos codista que instituiram. Quando vossa magestade formou o novo ecto social com a nação portugueza ficou desde logo sujeito vontade geral. A qualidade de legislador constitucional poz diadema civico na augusta cabeça de vossa magestade, o mesmo tempo sujeitou suas acções todas ao imperio da la Tal é a natureza do governo representativo.

Quando Roma, em perigo, entregava todo o governo nas aos dos dictadores, não tocavam no santuario das leis, ornavam quanto haviam por necessario em beneficio das cirinstancias occurrentes, e restituiam ao senado, e ao povo, deposito sagrado que lhes haviam confiado. O primeiro acto dictadura era nomear um general de cavallaria; o segundo rir o templo da Concordia. Cicero o mandou abrir quando a Roma já salva da conjuração de Catilina. Estes e outros compas as mesues to execute as pavas livres decem

Que n'une a ser e le relación publica desapprovaque en la une la relación destra desimo vén sobre is una lectra destra destra d'ella; le la lectra destra destra d'ella; le la lectra destra destra destra una la lectra de la lectra del lectra de la lectr

s a series and interpretation of the series of the series

The state of hamile of the state of hamile of the state of hamile of the state of t

The control of the co

there is not been been by a bound to trappe.

There is no seed to the seed of the property of the seed of the seed

gredir as que dimanam d'ella, é tão funesto aos principes, como aos subditos.

Se vossa magestade, nos momentos que lhe perdoarem os cuidados do governo, reflectir n'estas puras verdades, e estudar aquelles modelos, quando chegar a hora que não poupa os sceptros, poderá dizer afoutamente: «Consagrei a vida á felicidade da minha patria, e vôo ao seio do Ente Supremo entre as lagrimas e as bençãos dos meus concidadãos.

## DOCUMENTO N.º 266-0

(Crtado a pag. 159)

O duque de Palmella a sua magestade imperial.

o duque de Bragauça <sup>1</sup>

Lisboa, 20 de novembro de 1833.

A questão, que vossa magestade imperial mandou propor ao conselho d'estado na sessão de 15 do corrente, e sobre a qual determinou, que hoje emittisse o meu voto, funda-se nos seguintes documentos: 1.º, uma consulta da junta dos juros, em que se dectara que a promulgação das leis da abolição dos dizimos, e bens da coroa, causará um desfalque de, pouco mais ou menos, 450:000,5000 reis, no decurso do anno de 1834, nas rendas applicadas para pagamento dos juros e amortisação da divida do estado, e se pedem recursos para supprir este deficit; 2.º, uma proposta do sr. ministro da fazenda, para supprir a metade d'este deficit por

Por portaria de 16 de novembro de 1833 mandon-se ao duque de Palmella, como conselheiro d'estado, que désse o seu voto sobre o projecto de decreto que restabelecia o monopolio do sabão, para supprir o deficit de 450:000,5000 reis, que a junta dos juros dos reaes emprestimos declarou existir, proveniente da extincção dos dizimos, e dos bens da coróa e ordens. Este documento foi também escripto no mesmo entido dos antecedentes, e portanto destinado a levar D. Pedro a demitter o ministerio, que então havia.

meio do restabelecimento do monopolio da venda do sabáb em todo o reino, e dominios, por conta da fazenda publica.

O assumpto de que se trata é da maior gravidade, porque alem da cautela o escrupulo, com que todo o governo é sempre obrigado a proceder em materia de impostos, acresce nas actuaes circumstancias a consideração da immensa responsabilidade a que o governo, e seus conselheiros, hão de sujeitar-se, se uma imperiosa necessidade os obrigar a assamir, na ausencia das camaras, a primeira e mais vital attribuição do poder legislativo.

Reflectindo, portanto, maduramente sobre os motivos em que se funda a proposta do ministerio, occorre-me dizer promeiramente, que me parece menos exacta a asserção da junta dos juros, de que será o desfalque annunciado proveniente sómente da lei dos dizimos, pois que aiuda quando esta lei não houvesse sido promutgada, é claro que no estado actual do remo se torna impraticavel para o governo da randa a cobrança da maior parte dos dizimos, e basta portanto a continuação da guerra civil, para privar o estado do sobredito rendimento.

Em segundo logar observo que no artigo 6.º do decreto n.º 4, pelo qual vossa magestade imperial extinguiu o mencionado tributo, se acha provido o desfalque provenente d'essa extincção à renda applicada para os juros dos emprestimos publicos, declarando-se que sera supprido com uma dotação igual havida do contrato do tabaço. Seguese. pois, que o deficit que se prevé, não deve recair sobre a rendas da junta, mas sim sobre o thesouro, que vui a perder uma porção do rendimento do contrato do tabaco, e que deve tratar-se de cobrir esta falta da receita do thesonro Mas limitar-se ha porventura a 450:0005000 réis o depot da renda do estado no decurso do anno seguinte? Oxali fose possivel illudurmo-nos com uma tal esperança. Ao deficit que ji existia deveremos desgraçadamente acrescentar o que tu de provir da enorme e extraordinaria despeza da guerra. D dummunção das rendas publicas, por causa da iniseria godo paiz, da falta total do renchmento do territorio occupado

Atrevo-me a appellar sobre este ponto para o juizo imparcial de vossa magestade imperial, e para o conhecimento que não póde deixar de já ter da opinião geral da nação, e especialmente da capital, cuja posse constitue, sem duvida, a maior força material e moral do partido da rainha.

Muito desejaria enganar-me no conceito que formo; mas parece-me que a maior parte dos portuguezes de boa fe coscordarão commigo na asserção de que o enthusiasmo demonstrado em Lisboa, e que existia no Porto nos fins de julho, tem espantosamente diminuido; que o partido contraro se torna mais encarnicado, ao passo que o nosso se vae entibiando, e tornando indifferente; que a sympathia, que existia a nosso favor nos paizes estrangeiros, diminue de dia em dia; que as consciencias timoratas de uma grande porção de individuos se affligem e assustam; que o prestigio pos povos sedentos de paz, de tranquillidade, e da terminição das violencias e da tyraunia desapparece; que não tem ganho recentemente proselytos a causa da rainha; e finalmente que a não serem as fundadas esperanças que temos no valor e disciplina do exercito, commandado por vossa mages tade imperial, poderiamos conceber receios sobre o exito de uma lucta que já parecia quasi acabada, e que na opinião de muitos o teria sido, se vossa magestade, em vez de collorarse apparentemente à testa de um partido, tivesse assumido a supremacia que lhe convinha sobre todos, desde o momento em que a fortuna das armas da rainha, e a boa disposição dos habitantes de Lisboa, fez cair a capital em nosso poder.

A abertura das prisões, que restituiu a vida a tantas vidimas; o triumpho brilhante da legitimidade, a perspectoa proxima do restabelecimento da carta, outorgada por vissa magestade, e em que se funda o mais bello brazão da sua gloria, enchia tudo isto os corações de jubilo na gente do bem, e desejosa da paz em todo o reino, e pedia a política, exigia a prudencia, e ensinava o exemplo de todos os procipes restauradores, que ao menos nos primeiros tempos se apoiasse o governo de vossa magestado sobre os indubitaveis beneficios geraes já obtidos, e se procedesse com muito tento e melindre em todas as medidas governativas, abrindo os braços e o coração a todos os que arrependidos, ou ainda por interesse se lhe reunissem, e não considerando as vantagens conseguidas pela causa da rainha como finaes e decisivas, emquanto subsistisse em armas um exercito portuguez, defendendo a causa do senhor infante D. Miguel.

Digne-se vossa magestade imperial descutpar aquillo que este quadro, que me animo a lhe apresentar, pide ter de fupebre, e o que possam ter de acerbo as verdades, que me atrevo a dizer-lhe. Dens permitta que o primeiro seja exagerado, e algumas d'estas imaginarias! Mas, senhor, a historia mostra que as nações arrastam às vezes os governos. quando ha causas flagrantes para a revolução, e também que vão é dado aos governos levar os povos ao galope na estrada das reformas, quando elles se não acham sufficientemente civilisados para ellas; o juste milieu, de que tem mofado, sem rasão, os jornalistas francezes, é de facto o partido da massa das nações, porque só elle póde garantir os interesses do maior numero, e ouso assegurar a vossa magestade, que os partidos extremos de Portugal, entre os quaes talvez seja forcoso confessar que o do senhor infante D. Miguel, ou para melhor dizer o apostolico, tem raizes mais profundas, e mais extensas, não são os da maioria da nação. Esta suspira quasi toda pela paz, pelo goso tranquillo das suas propriedades, pela cessação de mudanças rapidas, e das violencias de qualquer auctoridade que ellas procedam. Julgo, portanto, falsa a divisão que se quer fazer de dois partidos em Portugal, e fatal a declaração de que ou nós, ou elles; e julgo que da continuação da lucta succederá que nós, e elles, todos pereceremos. Não poderá receiar-se que as feridas, no todo da nação, se façam tão profundas, que mais cedo, ou mais tarde, affectem a sua existencia?

Parece justo, pois, d'estas considerações geraes especificar ao menos alguns dos principaes factos, que na minha opinião se justificam, e que podem apresentar-se como provas do systema, e modo que tem seguido o ministerio, de-



coscona in mignet en 2.% as reformas nimiament n s da administração publica, ecessidade urgente, assumi 8 das côrtes; 3.%, a falta de p 20dos demittidos ao menos ( a sna situação: 4%, o tratan Esprezo com que tem sic a i do contrario, que se nos r mo tem causad - is medida s esclesiasticos, precipitad n esensiva ind Escença, es 👵 s jier pessoas (eg) i caracti use, squella veneração, que 😗 : Esposição do povo po en para e o serviço violento d and salusivo em todos c as a un só partido pouco m sacrus por se faz entre portug roma. 🔧 's que se julga não o ter el coma avisão permanente de dua impiando esta divisão de vence me pode haver tranquillidade e se ao confico em que permanecemos o ao nos aproveitando a facilima cor aucança dos negocios de Hespanha,

seja por inclinação, fazem votos a nosso favor. Este isolamento nos colloca, por nossa culpa, n'uma posição quasi identica áquella em que estava o senhor D. Miguel, e que tanto prejuizo lhe causou.

Taes são alguns dos maiores males, que se me representam; os remedios, a parte d'elles, já serão impossíveis; a outros, lentos e difficeis; mas sempre me parece que será conveniente, ao menos parar no declive em que nos precipitámos; procurar inspirar confiança, e dar garantías de moderação dentro e fóra de Portugal; ir admittindo aos empregos alguns dos portuguezes, que adherirem à causa da rainha; encarregar algum dos mais habeis canonistas de responder à allocução do pontifice, e caminhar com a maior prudencia na reforma ecclesiastica; prover quanto antes, e com urgencia, à sustentação dos parochos e dos bispos; enviar quanto antes um negociador a Madrid; e o que mais me repugna a dizer, mas que na minha consciencia já me parece quasi indispensavel, solicitar com dignidade a mediação da loglaterra e da França, para que se effeitue uma supensão de armas, deixando ao seu arbitrio as condições da reconciliação, mediante a mais ampla amnistia, comtanto que se estipule o reconhecimento da rainha; que não haja ingerencia para mudanças na corte, nem no nosso governo interno, e que o senhor infante D. Miguel se retire de Portugal. São estes os votos que me dicta a consciencia para livrar da ruina a nação. para encher de gloria a vossa magestade imperial, para se não frustrarem os heroicos esforços, e se não inutilisarem os immensos sacrificios com que foi sustentada a causa por quasi seis annos, e para nos não expormos a que a nossa posteridade, as nações estrangeiras, e a historia, desmintam severamente todos os protestos que fizemos no decurso de uma lucta tão virtuosa, tão nobre, e tão honrosa.

Resumindo-me agora à questão especial, que foi apresentada ao conselho d'estado, voto que se applique ao pagamento dos juros e amortisação uma porção do rendimento do contrato do tabaco, sufficiente para cobrir o deficit, tanto mais que este só deverá sentir-se no decurso do anno proximo, e deve esperar-se que a Providencia Divina nos defenderá de ver prolongar por muito tempo a guerra civil, que afflige e assola o reino. — Duque de Palmella,

N. B. No autographo, e no fim d'este papel, estava escripto por letra do retrogrado conselheiro d'estado, Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato, o seguinte: «Acho que este papel, proprio do seu auctor, é digno de ser tomado na mais séria consideração».

Pela nossa parte diremos, que pena é que o sen dito auctor (o duque de Palmella) não applicasse a doutrina, que n'elle se contém, à sua conducta para com os liberaes, quando pela quéda da constituição de 1823 foi ministro d'estalo influente nos negocios do paiz, nem tão pouco quando, depois da morte de D. Pedro, por varias vezes foi novamente ministro d'estado, mostrando-se assim na pratica da sua gerencia o mesmo que eram os ministros contra quem tão severo se mostrava no officio que acima se lé. Não acreditimos em censores, que na pratica dos sens actos desmentem tão solemnemente o que em theoria alardejam.

# DOCUMENTO N.º 267

(Citado a pag. 166)

Segunda carta, dirigida pelo conde da Taipa a D. Pedro. contra o seu ministerio

Senhor. — A carta constitucional (capitulo vui, § 28.º diz:
•Todo o cidadão poderá apresentar por escripto ao podet
legislativo, e ao executivo, reclamações, queixas, ou petições,
e até expor qualquer infração da constituição, requerendo
perante a competente auctoridade a effectiva responsabilidade dos infractores.•

Aproveitando-me d'este direito político, que me outorga a carta constitucional, outra vez me lanço aos pés de vossa magestade, para expor a vossa magestade a falsa posição

em que o presente ministerio tem collocado a causa da rainha D. Maria II, tornando uma parte da nação indisposta para com vossa magestade, e impedindo aquelles governos estrangeiros, que são amigaveis para nós, de interporem os seus bons officios para restituirem a paz e a tranquillidade a este desgraçado paiz.

A nação portugueza nada deseja tanto como a tranquillidade; dividida em dissensões desde o anno de 1820, está tão exhausta e cansada, que nada mais que a desesperação ainda conserva reunida ao sanguinolento estandarte de D. Miguel aquella porção de povo, que tendo sido enganado, ou compellido, tem seguido a causa da injustiça. As difficuldades crescem de dia para dia, a recuperação do reino é paralysada pela imbecilidade dos ministros, e descredito do governo. O ministerio tem perdido completamente a opinião do publico. A mais desamparada ignorancia se desenvolve em suas leis, a mais simples grosseria em todas as provisões do governo, a mais escandalosa impudencia em quasi todas as nomeações dos seus officiaes, e em todos os seus actos. O presente ministerio não representa os interesses, nem de um partido; é puramente uma facção de ignorantes charlatäes, anarchistas, cosmopolitas, sem nome, sem propriedade, sem serviços, sem talentos, que pertencem a Portugal simplesmente pela circumstancia de terem nascido dentro do seu territorio, sendo o seu unico objecto monopolisar as pingues provisões do estado.

Principios não tem nenhuns; nem bons, nem maus, são injustamente accusados de serem ultra-liberaes. São nada, e tudo; o refugo de todos os partidos, o caput mortuum de todas as facções, de que tem formado um monstro novo e raro.

Só assim se explica o estranho phenomeno que os vemos apresentar, ao mesmo tempo amigos e inimigos, ingratos e desleaes aos seus amigos, e impolíticos para os seus inimigos, não ganham corações e a todos fazem inimigos.

Nenhuma d'estas accusações é vaga; eu apontarei, e examinarei analyticamente os factos.

DOC.

40

Vattel, esse grande escriptor sobre as lois das nações cuja auctoridade é recebida quasi como lei entre as nações da Europa, diz, tratando das guerras civis:

«Le plus sûr moyeu», etc., etc.

Os homens que compõem o presente ministerio nos ten collocado no caso mencionado na ultima sentença que acabe de cotar nos palavras do auctor.

A carta constitucional diz (capitulo viii, § 19.0);

Nenhuma pena passarà da pessoa do delimpuente. Por tanto, não haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infamia do rêu se transmittirá aos parentes em qualque grau que seja.»

No presente caso, senhor, ainda que a carta não prohibe confiscos, a política imperiosamente exige a prohibição, os cidadãos do Porto, que no para sempre memoravel dia 29 de setembro de 1832, sairam quasi desarmados a arrostar a morte sobre as bayonetas da usurpação, tinham visto saquer Villa Nova; foi a defensa dos seus penates que os impelha a este heroismo.

Pelo decreto de 31 de agosto de 1833 o ministerio, depois de um artificioso preambulo, procede a despojar a mast parte dos proprietarios de Portugal, pois os regimentos de mílicias, que eram obrigados, debaixo de pena de ver que mar suas casas, a ir combater pela usurpação, são compos tos dos proprietarios das provincias. Elles são demasadamente numerosos para terem o nome de rebeldas. Misperdidas as esperanças de tudo o que constitue a felicidaldo homem, podem elevar-se ao heroismo da desesperação não para vencer, porque a causa do usurpador não pode sair bem, mas para fazer que esta guerra de devastação duto bastante, para aniquilar este infeliz paiz. En não temo, s nhor, a execução d'este decreto; unicamente temo o terreque elle inspira, porque n'elle não ha mais do que o diabono desejo do ministerio, tendo em si mesmo o principio saluta da sua impraticabilidade: e en ainda citares Vattel, que da

·La punition», etc.

Senhor. Vossa magestade não póde fazer leis, porque o

poder legislativo é, pela sua natureza, incommunicavel; quando os ministros da restauração, em França, queriam fazer da carta franceza a mesma zombaria, que os ministros de vossa magestade procuram fazer da carta, que vossa magestade tem outorgado, esse illustre par de França, o conde de Landjuinais, cuja voz é sempre ouvida em defensa da liberdade, disse:

«Le pouvoir», etc., etc.

Mas concederei que a suprema lei da salvação publica auctorisa tudo; que sobre ella se fundava a auctoridade dictatorial, que o governo se tinha arrogado; comtudo, esta auctoridade não se podia estender alem do que as circumstancias exigiam.

Que circumstancias têem auctorisado o governo a croar logares novos, estabelecer-lhes os salarios, augmental-os, multiplical-os ao infinito, e então acrescentar supranumerarios? Elles têem assumido a si a reforma da administração da justiça, e creado um muito maior numero de juizes, dobrando a extensão dos processos, confundindo a inextricavel confusão da chicana legal? Jurisconsultos tão pouco conhecedores das leis do seu paiz, que pozeram a reformar, como nas das nacões civilisadas, que copiaram sem ter entendido, publicaram n'aquella vergonhosa lei de 10 de maio ultimo, um solemne testemunho da sua grosseira ignorancia e miseraveis talentos. Remendos esfarrapados, apanhados por estas grosseiras mãos dos codigos francezes, e alinhavados com apropriado talento, sem ordem, ou connexão, em uma linguagem barbara, cheia de ambiguidades (amphibologias), e obscuridades, e até mesmo erros grammaticaes, que envergonhariam a um frade leigo! Tal é a lei com que os nossos Lycurgos têem pretendido reformar as côrtes e a legislação do seu paiz! Quem quer que se aventurar a negar qualquer d'estas accusações, entre nas tranqueiras, e eu as sustentarei uma por uma contra elle.

Mais escandalosa é ainda a outra pretendida reforma, essa do ctero secular e regular. Igreja alguma carecia mais de reforma do que a portugueza; mas essa missão não era para

taes apostolos; e nunca de tal maneira se pregou o Evangelho; bastaria mencionar aqui um nome para ser mais que sufficiente; seria bastante nomear o padre Marcos Soares Vaz Preto, a quem pelo formulario das suas curiosas sentenças o publico tem dado o título de conselheiro profunador. A palavra profunador, ainda que não é incorrecta, tem a effeito de arreigar na opinião do povo aquelle sophism ad odium de fran-maçon, com que os nossos iniungos téem tentado fazer-nos execrar pela ignorancia do povo. O sense commum se horrorisa de tal estupidez. Têem profanade es conventos, tomando-lhes as rendas, apropriado a si a subsistencia do clero secular, e não provido as rendas ecclesiastcas dos sacerdotes. Téem feito tudo isto, e mais; mas onde apparece uma unica provisão para a reforma e melhoramento intellectual e moral do clero, ou regular ou secutar? Onde restauraram elles a disciplina ecclesiastica? Onde fizeram respeitar os canones? Onde estão os seus concilios? Qual dos santos padres téem elles invocado para um objecto tão interessante e util? Papam habemus Marcum. O padre Narcos è nosso papa, a unica auctoridade que governa a igreja lusitana. Quem lhe ensinou os canones dos santos padres para que os soubesse? Quem o tem estabelecido na opinido do povo, para que a sua auctoridade podesse ser recebida com submissão moral em um caso de tão alta importanca. Lancem um véu sobre este assumpto, antes que os inimigos da causa tenham visto todos os embaraços que rodeiam i profanação do santuario.

Emquanto às leis sobre os rendimentos, meramente dira agora, que temos um milhão de empregados, com mais de 1.000:000,000 reis de ordenados; muitos milhões de disdas e emprestânos, e pouco dinheiro no thesouro. O assumpto da grosseira ignorancia do ministerio, e dos sus collegas e agentes seria inexhaurivel; porém, mais devagar, e com mais miudeza, e quando possuir alguns documento que espero, outra vez reassumirei aos pés de vossa magentade a consideração d'estes negocios. A impericia e completincapacidade para governar, é não menos desamparada e se

candalosa, uma vez na administração interior do paiz, n'outra nas nossas relações estrangeiras com as potencias da Europa. Não sei em que isto se não desenvolva, em tal maneira, que não sómente causa horror e vergonha, á vista de tal miseria, e tal falta de intelligencia governativa, mas tambem causa serios receios pela causa da rainha. E se fallo com tanta liberdade a vossa magestade, è porque vejo, como já disse, a impossibilidade do bom exito da causa do usurpador; porque vejo vossa magestade à frente de um valente exercito: vejo o bravo duque da Terceira, que pelo milagre que a sua affouteza executou, libertou a capital; vejo tambem o energico conde de Saldanha, que, debaixo das ordens de vossa magestade, nas finhas do Porto despedaçou o triumphante bastão de um marechal de França, o vencedor de Argel; vejo esses bravos academicos e voluntarios da villa da Praia, chamados por natureza a empregos civis, não desanimados, quando viram tudo entregue aos intromettidos nas ante-camaras do ministerio, e continuarem nos postos militares, nos hivaes a que a honra os tinha chamado, promptos a fazerem novos sacrificios. A causa do usurpador está perdida : devemos salvar a da rainha.

Se voltamos os olhos para o governo civil do territorio libertado, a confusão, o desalento, a anarchia da administração é ainda mais surprehendedora: os prefeitos e corregedores, e os antecedentes juizes de fora, a antiga lei, e a lei da graça, Sião e Babylonia (sextos e setimos), tudo vi dansando como doidos (macabra), ao som da rebeca d'estes senhores. Jamais cessam dos seus sequestros da propriedade dos rebeldes, para que não possam ter occasião de mudar de partido, e arruinam a todos para dar logar aos vira-casacas, turnocats do ministerio, sem terem reformado um unico logar, ou abolido um unico beneficio simples. Cada ministro dá as suas ordens, sem connexão com os outros; cada subalterno em auctoridade faz o que quer. O povo grita, mas ninguem faz caso dos seus gritos. E verdade que depois de principiar a carta, que tenho a honra de pór aos pés de vossa magestade, tem por tim ordenado que se suspendesse a venda das propriedades sequestradas; do que, e da maneira que o fizeram, indecentes historias se propagaram pelo mundo, mas se na publicação d'esta mesma ordem o governo cedeu à opinião, e confessou virtualmente o excesso, não renderam assim nem mesmo metade da homenagem que se deve à justiça que tem sido offendida, à decencia publica que tem sido insultada, à causa da rainha e da liberdade, que têm sido ultrajadas e prejudicadas por taes abusos. Que é fente da inquírição, que se devia fazer sobre o modo e legalidade das vendas jà effeituadas? O ministerio tem-se collocado em tal situação, que não é bastante não fazer mal; é-lhe necessario dar provas repetidas e continuadas de que não consentirá que elle se faça. No estado delicado do seu credito, uma méra suspeita é a sua ruina.

Informe-se vossa magestade se a casa de Ascenso de Sequeira, uma creança de quatro annos, tem sido sequestrada; se José Balbino Barbosa foi escolher moveis pelo baixo preço da avaliação nas casas sequestradas, para pagal-os por abatmentos nos seus salarios do governo; e se não se fizeram muitas mais cousas da mesma natureza. É d'isto que Lisboa está cheja.

Voltemos agora toda a nossa attenção sobre o estado das nossas relações estrangeiras. Estamos perdendo os amigos que temos adquirido em alguns gabinetes, nentrons ganlamos, e augmentâmos a distancia entre nós, e esse governo que mais nos convem ter por alliado, e sem o qual cu mo creio que o nosso triumpho seja possível. A Hespanha, legitima herança da rainha D. Izabel II, procura alliar-se intimamente com Portugal, legitima herança de D. Maria II. A causa è a mesma. A guerra contra o governo da ordem, e a guerra que hoje em dia dilacera a peninsula occidental da Enropa: o partido d'aquelles que querem, sem trabalhar, consumu o producto do suor alheio, é o que forma os partidos carletas e miguelistas. Estabeleça-se em Lisboa um governo que possa dar garantias de ordem, que elle serà immediatament reconhecido pelo governo da ordem das cortes de Madrid Não è pela differença das fórmas do governo que esta unio salutar se não acha já cimentada, é porque o governo de vossa magestade se oppõe, como uma barreira invencivel, pelo seu descredito com a nação e com a Europa. Nem o reconhecimento da Inglaterra, e da França, são alguma cousa mais do que um reconhecimento de direito, o que é evidente pelo facto de que, como um dos diplomatas acreditados junto a vossa magestade conta, quaesquer segredos do seu gabinete aos ministros de vossa magestade, porque não ha garantia de que, pela volta do paquete, eltes não possam ver esses segredos publicados nos jornaes revolucionarios da Europa, que convenham aos interesses particulares dos ministros de vossa magestade, e socios d'eltes. Para remediar esses males en humildemente trago aos pés de vossa magestade as seguintes petições:

- 1.ª Que vossa magestade conceda uma amnistia plena e geral, exceptuando unicamente o usurpador.
- 2.ª Que faça annullar todos os sequestros por causas políticas.
- 3.ª Que, a fim de dar garantias, e para que estas medidas possam produzir effeito, e sanar os males, que tenho apontado no corpo da carta, vossa magestade demitta os seus ministros, e nomeie outros que possam ser da confiança nacional.
- 4.ª Que, a fim de vossa magestade poder ser informado das opiniões do publico, vossa magestade ordene que se ponha em execução o projecto de lei relativo á liberdade da imprensa, que passou na camara dos deputados na ultima legislatura, e á qual nada faltava senão ser examinada pelos pares, e a sancção real, para ser a lei do paiz.

E as bençãos dos portuguezes se accumularão sobre vossa magestade. — (Assignado) Da Taipa.

## DOCUMENTO N.º 268

(Citado a pag. 166)

Protesto dos pares do reino, dirigido a D. Pedro. contra a prisão do conde da Taipa

Senhor. — Os abaixo assignados téem a honra de representar a vossa magestade imperial e real, que esta manda foi intimada ao conde da Taipa, par do reino, uma ordem de prisão, assignada por um dos ministros criminaes d'esta edade, a qual se intentou levar a effeito; e como n'este facilithes pareça envolver-se manifesta infracção do artigo 26.º do carta constitucional, visto não se apresentar caso de flagrante delicto de pena capital, unico caso exceptuado no sobredito artigo, que se expressa d'esta maneira:

«Artigo 26.º Nenhum par, ou deputado, durante a sua deputação, póde ser preso por auctoridade alguma, salvo por ordem da sua respectiva camara, menos em flagrante delicto de pena capital.»

Julgam-se os abaixo assignados na necessidade de rogar a vossa magestade imperial e real, a tim de manter a immutadade da camara dos pares, que se digne mandar-lhes dedarar, se os artigos da carta constitucional, que garantem a violabilidade dos pares, se acham suspensos pelo decedo de 10 de julho de 1832, para que a mesma declaração thes possa servir de regra.

Deus guarde a vossa magestade imperial e real. Lisbon.

7 de dezembro de 1833. — Duque da Terceira, par do rer no — Duque de Palmello, par do reino — Marquez de Fronteira, par do reino — Marquez de Ponte de Luna, par do reino — Marquez de Santifria, par do reino — Conde de Lumiares. par do reino — Conde de Ficalho, par do reino — Conde de Paraty, par do reino — Conde de Ficalho, par do reino — Conde de Paraty, par do reino — Conde de Paraty par do reino — Conde de

sobre assumptos constitucionaes, qual o da violação das immunidades dos orgãos, sejam perm mentes, sejam electros, do poder legislativo, não póde ser attribuição de um poder a que este não é subordinado. Foi, portanto, a vossa mageslade imperial que, como regente em nome da ramba, exerco o poder moderador, a quem pela carta pertence velar sobre a manutenção da independencia dos mais poderes políticos (título 5.º, capitulo 1.º, artigo 17.º), que os pares tiveram recurso da representação, impossibilidados, como se achavam, de submetter este objecto à consideração das córtes.

Protestam contra a resposta por despacho ordinario, pelas mesmas rasões pelas quaes o fazem contra o titulo de requerimento dado á representação.

Protestam, finalmente, contra a doutrina inserta no despacho, porquanto o decreto de 10 de julho de 1832 não (ez, nem podia fazer mais do que por em execução a prerogativa. que em casos extraordinarios é concedida ao governo pelo § 31.º do artigo 415.º do titulo 8.º da carta, o qual paragrapho permitte a suspensão, por tempo determinado, de algumas das formatidades que garantem a liberdade individual. Ora, a unmunidade dos pares e deputados não é garanha de liberdade individual, mas sim de independencia do poder legislatico, e a sua suspensão nada menos importa do que a escravisação d'este poder, isto é, total aniquilação do 🕬 verno representativo. Embora sophisticamente se inculque no despacho, como para fazer ver que a liberdade não periga, que se guardará aos pares a inviolabilidade de opiniões emittidas, determinada no artigo 25.º, titulo 4.º, capitulo 1.º Esta só não basta para a independencia do poder legislativo. porque o governo, que quizer opprimir os orgãos d'elle. o poderá fazer debaixo de qualquer pretexto, que não seja o de opiniões emitudas em exercicio das suas funcções, e por isso o sabio auctor da carta estabeleceu como paladío da liberdade constitucional dos portuguezes a immunidade dos membros de ambas as camaros no artigo 26.º do mesmo te tulo e capitulo.

Não são, senhor, os privilegios de um individuo, não são as prerogativas legaes annexas a uma dignidade, e ainda menos as pretensões de uma classe, que os pares abaixo assignados defenderam perante vossa magestade imperial na
nua representação, e de novo sustentam no presente protesto. Se de taes objectos se tratasse; se a questão fosse estranha á liberdade legal de todos os portuguezes, os pares
guardariam o silencio, o fariam voluntarios mais este sacrificio a bem da harmonia interior. São, porém, as condições
fundamentaes, sem as quaes o governo representativo, peto
qual tanto sangue tem sido derramado, se tornaria em simulucro vão, que elles se véem na rigorosa obrigação de sustentar e defender.

Os pares abaixo assignados, na fatal ausencia da camara electiva, que, com vossa magestade imperial, e com a outra camara, completaria a representação nacional, não conhecem recurso algum, que não seja o de que lançaram mão, recorrendo ao chefe do governo, em quem reside o poder moderador, nem vêem qual seja esse recurso legal a que no despacho se lhes diz recorram, se algum d'elles se sentir aggravado: não podendo admittir, para a decisão de questões fundamentaes de liberdades publicas, nenhuma outra auctoridade, alem do poder legislativo, e, na sua ausencia forçada, o poder moderador, a quem recorreram.

Os pares abaixo assignados, não tariam affoutamente a representação da data de 7 do corrente, nem o presente protesto (apesar da sua importancia), se tivessem o menor receio de que a publicidade d'elle podesse ser nociva ao progresso feliz da importante causa nacional: mas elles téem a plena convicção de que jamais a expressão respeitosa e franca do seu pensar, em favor do regimen constitucional e da liberdade legal dos portuguezes, poderá ser favoravel aos inimigos da mesma liberdade, os quaes, pelo contrario, só podem medrar e regosijar-se com as invasões do poder, com a violação das garantias da liberdade, que combatem, e com a aniquilação do regimen da carta constitucional, pelo qual a parte sã da nação tantos sacrificios tem feito, e está pele-

jando amila lieje com o mais fograsel entilusiasmo e almirasel perseverança.

Os pares abaixo assumados, reclamando de trissa migestade imperial, como chefe do peder insilerador, a cata inteira e religiosamente observada, têstin a nobre confiança de que exprimem o voto da nação, que peta mesma carta se secritora e combate.

Lastra, 11 de dezembro de 1833. — Duque da Tercim, par do reno — Buque de Polmelio, par do reno — Marquez de Loule, par do reno — Marquez de Loule, par do reno — Marquez de Conde de Lumiares, par do reno — Conde de Ficulto, par do reno — Conde de Paraty, par do reno.

#### DOCUMENTO N.º 269

Cast a ray (18)

Officio expedido 20 doque da Terceira, pelo ministro da justiça.

Joaquím Antonio de Aguiar,

em resposta á representação supra

Ill. o ex. sr. — De ordem de sua magestade imperial, o duque de Bragança, regente em nome da ramba, communico a v. ex.º, para que o laça constar aos seus collegas assurados no protesto, que em 11 d este mez, e por miode v. ex.º levaram á presença do mesmo augusto senhor:

1.º Que sua magestade imperial leu com toda a attenção o protesto feito, e assignado em 11 do corrente por v. el e por mais alguns dignos pares do reino, em numero de note quatro dos quaes ainda não tomaram assento na camara.

2.º Que ao poder moderador não compete, mesmo na obsencia forçada do poder legislativo, interpretar a carta confetucional da modarchia; podem, se taes circumstancias observiessem, que forçassem sua mazestade imperial a dir qualquer esclarecimento sobre algain, ou alguns artigos di

nas de dia para dia será difficil arranjar dinheiro.

nas de dia para dia será difficil arranjar dinheiro.

nas descaindo de interesse na Inglaterra, e os funmo descido consideravelmente. Em Lisboa ha pouco, fum credito. N'esta cidade não podemos alcançar nentos senão a dinheiro de contado. Ninguem quer provisões a credito, e brevemente ficaremos em são; não se tem pago ao arsenal por algumas semas homens se vão ausentando diariamente. Ha muito tentamento em Lisboa, e todos perguntam como esta acabará.

Hespanha e a Inglaterra interferissem, não ha duvida a guerra seria levada a uma prompta conclusão; mas maneira alguma me acho esperançado na sua immeluterferencia, e de dia para dia a nossa posição irá a Se não interferirem, D. Miguel alcançará dinheiro dos um Inglaterra, dos carlistas na França e na Hespanha, Santa Alliança. A contenda a favor do despotismo ha pelejada em terreno portuguez. Temos fortes rasões icreditar que o capitão Elliot está em Inglaterra aruma esquadra; farci quanto podér para o impedir; o tiver dinheiro e auxilio, não ha difficuldade em comm Inglaterra tantas fragatas (East-Indiamen) quantas que cada uma poderá montar sessenta pegas; os navios não estão em bom estado, e será necessario rande despeza para os apromptar. Eu farei tudo quanto mas não podemos estar certos do bom exito, ainda podemos merecer. Tenho, o mais sinceramente que exposto francamente a minha opinião perante vossa tade; vossa magestade me pediu que o fizesse sempro e desde o primeiro momento que tive a honra de ver sa magestade, fiz d'esse preceito a regra da mioha eta. Vossa magestade desejará naturalmente saber o lio que eu proponho.

rimeiro é formar uma administração combinada e exs; conciliar todos os partidos, e ganhar a confiança do o; conciliar essa porção de miguelistas, que desejam convencionar; animal-os a abandonar a causa de D. Migoel; e dar-lhes fiança para o futuro. Actualmente têem perdulo a sua propriedade; a sua unica esperança de a recobrar è adhermdo ao usurpador, isto é proprio da natureza humana; estão desesperados, e resistirão até à ultima.

Não acho defeito algum pessoal para com os actuaes mnistros de vossa magestade; tenho sempre estado na mellior intelligencia com o sr. Freire; mas é-lhe impossivel premcher os deveres de duas pastas. N'estes críticos tempos un ministro da guerra tem bastante em que se occupar todas as vinte e quatro horas, e deve ser bem ajudado para desempenhar o serviço como deve ser; e vossa magestade conhecc perfeitamente bem as demoras que occorrem nas secretarias. O ministro da fazenda tem a preencher os deveres de mon duzia de cargos, ao mesmo tempo que só o seu trabalho em finanças deve ser enorme; esse, Deus bem o sabe, não pode ser beneficio simples. O ministro da marinha é, eu o acredito, um dos homens mais honrados que existe, mas sem pratica no seu emprego, e as cousas vão indo proporcionalmente vagarosas. Poucas occasiões tenho tido de conhecmento com o ministro do reino, mas elle tambem tembatante em que se occupar.

Chego agora à parte mais difficultosa do meu assumplo; mas è do meu dever fazel-o candida e abertamente. Omi de zer que vossa magestade está preoccupado contra o duque de Palmella. Acredite-me, è sem causa; eu o conheço desde que estive na Terceira, e jamais existiu um homem mais de dicado á causa da rainha. Olhe vossa magestade para os seus esforços em fórma, quanto ao plano da expedição, que collo cou as ilhas dos Açores nas mãos da rainha; ali o ajuda em todo quanto pude, e eu bem sabra contra o que elle tinha a lutar. Estando em Londres achei-me outra vez em contacto com elle, e os seus esforços eram sem fim. Isto me levava a fallar do armamento da expedição, que collocou a rainha sobre a throno de Portugal. Vossa magestade não póde estar ao facto de quaes eram os fracos meios com que principiámos. Von dizel-os a vossa magestade. O cavalheiro Lima escreveu-me,

dizendo que o Porto estava reduzido á ultima extremidade, e que tinha recebido cartas de Sartorius, participando que a esquadra estava determinada a vir para Inglaterra; não se podia alcançar i shelling para lhes pagar, nem para cousa alguma mais; a causa estava perdida. Pediu-me que viesse à cidade. Propoz-me que eu tomaria tres vapores, e 1:200 polacos, que Mendizabal imaginou que podia arranjar em Rochefort, dirigir-me ao Guadiana, atravessar o rio, e marchar sobre Beja; para pôr em pratica este chimerico plano, tres casas inglezas se offereneram para adiantar o dinheiro, comtanto que eu partisse. Depois de hesitar algum tempo, acquiesci a este passo, comtanto que o marquez de Palmella partisse tambem; tendo elle consentido n'isso, as 6:000 libras subiram a mais de 20:000, e se apromptaram cinco vapores. Não havia então grande merecimento em partir; o merecimento era offerecer-se a arriscar a vida, e tudo pela causa da rainha, a esse tempo sem esperanças.

Chegámos ao Porto. Depois de muitas discussões apromptou-se uma expedição, tomou-se o Algarve, aprisionou-se a esquadra, e Lishoa foi occupada no curto espaço de seis semanas, depois da marcha mais brilhante de que a historia laz menção. A actividade de vossa magestade defenden o Porto, venceu Bourmont, e fortificou as linhas de Lisboa; o inimigo foi repellido, e finalmente perseguido até Santarem. Ali finalisaram as nossas prosperidades; e apesar de todo o reconhecido talento do general Saldanha, que elle tem desenvolvido em tantas occasiões, não me parece que se possa fazer mais cousa alguma, senão conciliando os partidos. Longe de mim apontar quem sejam os homens que vossa magestade acrescentasse ao ministerio. Unir todos os partidos, por tim às inimisades, ganhar a confiança do povo em Portugal, e a de todas as nações fóra d'elle. Os fundos subirão, os recursos augmentarão, voltará o mesmo enthusiasmo, que vossa magestade encontrou à sua chegada; os miguelistas ficação paralysados, e a causa da rainha será ganha sem mais perda de sangue.

Tenho a honra de ser, senhor, com o maior respeito, de

vossa magestade, muito obediente creado. - Cabo de S. Vicente.

### DOCUMENTO N.º 270-A

(Citado a pag. 202)

Batalha de Pernes, ganha por Saldanha em 30 de janeiro de 1831

Ala esquerda do exercito de operações:

III. To e ex. To sr. — No dia 28, estando na ponte de Alviella, recebi participação de ter o inimigo feito marchar a maior parté das suas forças pela estrada de Pernes, depois de lhe ter o usurpador passado revista. Dei ordem immediatamente para que o tenente coronel Miranda, commandante do primeiro regimento ligeiro da rainha, e do batalhão de infanteria n.º 10, marchasse a reunir-se ao coronel Romão, que occupava Pernes, e voltei a Torres Novas. Os rebeldes approximaram-se de Pernes no dia 29, e fizeram de tarde um reconhecimento em força. As suas disposições não derxaram duvida ao coronel Romão, que elles se propunham a atacal-o no dia seguinte, o que logo me communicou, dezendo-me que todas as informações que tinha recebido, levavam a força inimiga a 4:500 homens de todas as armas

V. ex. abe que a maior difficuldade que temos a vener para alcançar a victoria, consiste em proporcionar aos nossos bravos occasião de virem ás mãos com o inimigo, e faz-me a justiça de acreditar que eu não desprezaria a que então se nos proporcionava. A meia noite puz em movimento as tropas que occupavam Torres Novas, e cheguei a Pernes pono antes de amanhecer. Ás oito horas, vendo que o inunigo, cujas vedetas estavam á vista, se não resolvia a atacar-nos, puz as tropas do meu iminediato commando em movimento pela estrada de Santarem.

Os generaes Canavarro e Bressaget, que commandavam as forças rebeldes, tinham ordenado o ataque para as de horas da manhã, e não ficaram pouco surprehendidos quando riram os seus piquetes cortados pela nossa cavallaria. O inimigo tendo tomado as armas, o valente tenente coronel Simão da Costa Pessoa, com o bravo regimento de cavallaria a.º 10, correu sobre os regimentos n.º 1, 17 e 20 de infanteria, que já estavam em movimento, os quaes formaram dois quadrados, que foram immediatamente cercados pela cavallaria.

O coronel Balthazar de Almeida Pimentel, que com o esquadrão de lanceiros, do commando do capitão Wakefield, linha cortado alguns dos piquetes do inimigo sobre a nossa esquerda, foi então carregado por uma força de cavallaria o menos dupla da que ali tinha, e o conflicto foi por alguns momentos terrivel, até que o inimigo fugiu, receiando ser cortado pela força do regimento n.º 10, que o tenente corohel Pessoa fez correr sobre a estrada com o fim de lhe cortar 🖟 retirada. O capitão Luciano Pimentel, commandante da primeira companhia do segundo batalhão de caçadores, que lazia a vanguarda, foi conduzida pelo capitão Guerreiro, que erve de major de brigada da columna do commando do coonel Romão, a uma pequena elevação do terreno mui proimo ao logar em que o inimigo tinha formado os seus Juadrados. O fogo d'aquella companhia, a mui pequena disancia, causou alguma vacillação no quadrado formado pelo regimento n.º 17. O tenente coronel Pessoa, com os bravos ".º 10 de cavallaria, e com o destacamento de n.º 11, com-Pandado pelo major Trigueiros, aproveitou a occasião, carlegou e rompeu o quadrado, e immediatamente, e ao mesmo empo que os lanceiros cairam sobre o outro quadrado, que eve a mesma sorte que o primeiro.

Desde este momento nada mais tivemos a fazer. O inimigo stava já em completa retirada, e foi perseguido, até que o perigâmos a entrar em Santarem.

A bandeira do batathão n.º 1, ambas as bandeiras do regimento n.º 17, 709 prisioneiros, incluindo 21 officiaes, todos de tropa de linha, um grande numero de armas e armapentos, uma boiada, e 15 cavallos do regimento de Chaves, tem de muitos mortos, tal foi a perda do inimigo. A nossa consistiu em 3 soldados e 8 cavallos mortos, e 5 officiae 13 soldados e 2 cavallos feridos.

O coronel Balthazar de Almeida Pimentel, ajudante à campo de sua magestade imperial, servindo de quartel-metre general, me coadjuvou n'esta batalha pela melhor formt e com o seu reconhecido valor acompanhou a nossa cavalla ria nas cargas que ella deu, concorrendo assim para o bra resultado d'este dia. Coadjuvou-me igualmente, e com mud intelligencia, o coronel Pedro Paulo Ferreira de Sousa, en vindo de ajudante general: e me foram de muito auxilio para as disposições que ordenei, as observações e avisos que el me communicou sobre o campo.

Tendo eu observado constantemente, e com muita espcialidade nas acções que temos tido, a melhor intelligenca o hoa vontade, assim como o mais decidido valor e actividade nos officiaes do estado maior imperial, que servem na alt esquerda do exercito de operações, e nos officiaes às mobil ordens, e tendo eu assim toda a rasão para estar satisfeld (como estou), com o bom serviço que elles téem feito, julgi de rigorosa justiça fazer menção dos seus nomes, a tim ó sere u presentes a sua magestade imperial: são os assistetes ajudante general, major Francisco Xavier Antonio Fer reira; major Thomás Pinto Saavedra; o capitão Antons Aluisio Jervis de Atouguia; os assistêntes quartel-mesto general, major Francisco José da Matta; capitão Albino Fracisco de Figueiredo; o tenente Antonio de Mello Brayon os assistentes ajudante general, servindo na repartição quartel-mestre general, major Luiz de Mello Breyner: 100 capitão Agostinho Antonio Freire; o meu ajudante de c dens, major Fernando da Fonseca Mesquita e Solla; my de engenheiros em commissão às minhas ordens. Jospa Antonio Barreiros : o meu ajudante de campo. Ivan Stand Guillet; o tenente as minhas ordens, D. Miguel Yimas o coronel de milicias às muhas ordens, Vasco Pinto de Sa sa; e o soldado de cavallaria n.º 10 as muchas ordens. 40nuel Antonio de Sampaio Mello e Castro: este soldado ca occasido em que o mandei com ordens a cavallaria, se una a

ella, e carregou o quadrado de infanteria rebelde. Por elle remetto, para serem apresentadas a sua magestade impérial, as bandeiras tomadas ao inimigo, recommendando-o á benigna contemplação do mesmo augusto senhor.

O brigadeiro Antony Bacon, que apesar de sangrado, e muito doente, não deixou o commando da cavallaria, mereceu os meus agradecimentos pela sua efficaz coadjuvação; e são dignos de louvores, pela sua bravura e pericia, o tenente coronel, commandante de cavallaria n.º 10, Simão da Costa Pessoa, e os mais officiaes do mesmo regimento; o enthusasmo dos soldados d'este regimento, do regimento n.º 11, e dos lanceiros, foi muito notavel.

O brigadeiro Schwalback, e o coronel Xavier, com a sua reconhecida intelligencia e valor, conduziram na melhor ordem as suas columnas para a frente, em seguimento do inimigo: e na verdade, a alegria dos nossos bravos soldados, quando avançam ao ataque, sensibilisa o espectador que os observa.

O coronel Romão José Soares, commandante da força em Pernes, à qual eu havia feito unir o primeiro regimento de mfanteria ligeira da rainha, tinha tomado antes de eu avançar com a mais força do meu commando, as melhores e mais convenientes posições, para bem resistir ao ataque que esperava dos rebeldes, e com força muito superior. Depois da juncção, este bravo e perito official mereceu os meus elogios pela fórma com que commandou a sua columna. Fez n'este dia igualmente relevantes serviços o capitão Guerreiro, servindo de major de brigada d'esta columna. É tão exemplar o soldado de cavallaria n.º 10, Terenna, na sua conducta militar e civil, e tão valente no campo, que eu com a maior satisfação faço d'elle menção, como muito distincto pelo que praticou n'este dia.

Foi tambem notavel o valor do soldado Joaquim Antonio das Neves, de caçadores n.º 2, que ha tempos deixou o regimento rebelde n.º 22, para servir nas fileiras da legitimidade; este valente soldado correu sempre á frente da nossa cavallaria, e pelas boas pontarias que fez, e sangue frio que

especientes, não fer tiro que não empressas. Competinos estado do serio especialis e transceis, lando Barreiros, e me entrepes a usa das tantiemo pe se especiente a oficial de casalaria a.º lo Caberra, m estos muita actualado, apparecado sempresa actualado, de casalaria a.º lo Caberra, m estos muita actualado, apparecado sempresa actualado de atuadores, de que ese fixera parte aos pulos mais arançados.

U normal l'unent-l, servado de quartel mestre grori da ce mances l'unores aus tracules como as Pessus, de caranana a " 10, por ter observado a esta tutalta a entranda tratura d'estes officiares, e en pa pela mesma millo mayor l'organismo, de caranana a " 11, as capitàs Wile tirid, des traccerses; o tenente do mesma corpo, apotante de campo do tragademo Bacino. We kinason, e o voluntario il cortes do mesmo general. Emmanuel Lopes.

O brazade do Baom recommenta o capatio Los Inhabitamente, associente quartei-mestre general, servado na olimina de cava luria do seu commando; o tenente assusor dess. Winkinson; o voluntarso as suas ordens, E. Lopes, o tenente como el Semão da Costa Pessoa, de cavallaria a, III, e tadas os officiases e socialas do mesmo regimento, e commente os officiases e socialas do mesmo regimento, e commente os officiases e socialas do regimento do lanceiro do rambia, e mosto partico armente o capatão Wakefield, os to nentes Baixer, e Skopinith, e o alleres Macklin, do mesmo regimento.

O que tento exposto, rogo a v. es.º se surra levar a prosença de sua magestado imperad, o doque de Bragaio, commandante em elsele do exercito internador.

tiens guarde a v. ev.º Quartel reneral em Pernes, 31 o paneiro de 1×34. −111.º e es.º sr. Agostinho Jose Freire = Conde de Sacionho.

A parte official acuma transcripta, additava mais o redater da Chromos constitucional p.º 29, o seguinte artigo:

Em data de hontem (era a de 3 de levereiro), às seis boras da tarde, nos escrevem do Cartato o segundo:

«O minigo, cheso de terror pela derrota de 30, e vend

que a vilta de Santarem ia ser entrada pelo corpo victorioso do conde de Saldanha, sain com as forças que pôde levar pela estrada da Gollegã, e chegou à ponte do Alviella, aoude tomou posição, estendendo-se para o lado de Pernes. O conde de Saldanha estava senhor das posições formidaveis d'esta povoação, aonde nada tendo que receiar, esperava que o inimigo tomasse um partido, que na confusão dos seus movimentos, parecia não saber qual seria. Entretanto o duque da Terceira, prestes a marchar, havia já destacado uma força de cavallaria sobre Vallada para castigar os rebeldes, se quizessem passar o Tejo, e aguardava o momento opportuno de os carregar sobre a frente e esquerda. A situação do inimigo è summamente crítica. O duque de Bragança está á testa do valente exercito constitucional; os soldados anhelam pelo momento de acabar com os rebeldes.

N. B. Este artigo è a mais insuspeita prova de que não è phantasmagoria o dizermos no texto que Saldanha, em seguida à batalha de Pernes, podia sem maior difficuldade entrar com os vencidos em Santarem, e d'esta povoação expulsal-os, á vista do seu grande desalento, acabando por este modo com tanta gloria sua a nossa grande lucta civil, que elle por similhante falta prelongou ainda por mais quatro mezes, ou pelo seu habitual receio em entrar em operações de risco, ou pelo motivo de fazer durar mais os proventos do seu commando, ou talvez mesmo que por ambas estas cousas. Tal é a realidade dos seus allegados serviços, e a valentia do seu potente braço. Com similhante conducta não admira dizer elle com ufania, que nunca fora vencido. Se não se expunha a isso, como havia elle sel-o? Tambem è para advertir, que sempre nos feitos mais notaveis de Saldanha. tere elle por companheiro, e seu muito auxitiar, o coronel Balthazar de Almeida Pimentel, cujo valor foi sempre muito digno de elogio, e de vantagem para o exercito libertador. Parecia, pois, que D. Pedro de proposito lh'o ordenava assim, não só para o auxiliar, mas até mesmo para o dirigir, e ate para the seguir o exemplo.

## DOCUMENTO N.º 270-B

(Citado a pag 223)

#### Batalha de Almoster

III. \*\*\* e ex.\*\* sr. — Na noite de 18 do corrente, muito a pressa dirigi a v. ex.\* a participação da batalha de Almoster, em que as armas da rainha colheram novos touros, e em que os leaes e bravos imitares, que as manejam, mostraram mais uma vez o quanto são dignos da gloriosa tarefa, que lhes cabe de exporem suas vidas, e defender dos ataques do inimigo o legitimo throno da mesma augusta senhora, e a carta constitucional da monarchia. Hoje narravei a v. ex.\* em detalhe, para ser presente a sua magestade imperial, o duque de Bragança, commandante em chefe do exercito libertador, a forma por que foram dirigidos os nossos movimentos, a energia com que foram defendidas as nossas posições, e a derrota que mais outra vez soffreram os rebeldes, assim como a perda que tivemos.

Pelas seis horas da manhã do dia 18 do corrente, os rebeldes romperam o fogo de artilheria com 4 peças e 1 obuzque collocaram em frente da ponte do Celleiro contra os nos sos piquetes ali postados, apoiando a sua artilheria com uma força, que emboscada, só por approximação calcúlo seria de 800 a 1:000 homens de infanteria, e dois equadrões pequenos de cavallaria. Uma bora depois romperam também o logo de artilheria do reducto, que tem sobre a ponte da Asseca, para onde na mesma manhã haviam conduzido 3 peças e 4 obnz.

Em proximidade d'aquelle reducto, e immediações a direita d'elle, apresentaram uma força de 2:000 a 2:500 homens, e um esquadrão forte de cavallaria.

Pelas sete horas e meia da manhã observaram-se qualita columnas fortes de infanteria, e 350 a 400 cavallos, segundo o que observei (mas os prisioneiros asseveram que eramote esquadrões), a passar a ponte de Calhariz, tomando a duzo

ção de Villa Nova do Outeiro e Casaes de Santa Maria, circumdando assim sobre a nossa extrema esquerda; acompanhavam esta força inimiga 12 peças de artilheria e 3 obuzes. Ao primeiro tiro dos rebeldes, os piquetes reforçados, e as nossas forças occuparam as devidas posições, e as reservas aquellas mais convenientes.

Desde o momento em que observei os movimentos do inimigo, e segundo as participações que recebi, bem conhecique o ataque serio teria logar sobre a nossa esquerda; ordenei comtudo, para prevenir todos os casos, que os regimentos de infanteria n.º1 1, 3 e 6 marchassem para a Atalaia, e os batalhões n.º 2 e 12 para a esquerda do Casal do Paul, e direita de Almoster, tencionando desde logo cair com estas forças sobre os rebeldes, logo que estes se approximassem, e tomassem posição tal, que me permittisse fazer-lhes pagar bem caro o projecto a que se propunham. Mandei igualmente postar sobre o Outeiro de Almedelim duas peças de artilheria, que dominando a ponte do Celleiro, fortificavam aquella posição; e havendo nas fortificações do Valle, em frente da ponte da Asseca, a artilheria necessaria para efficaz defeza, dei ordem ao commandante da artilheria para fazer marchar para o Casal do Paul oito peças de artilheria, e os foguetes de Congrève, de calibre 12.

Pelas onze horas do dia, a infanteria e cavallaria inimiga marchava em frente de Almoster, sobre a planicie das alturas oppostas; e sobre aquella força mandou fazer alguns tiros, e lançar alguns foguetes, o brigadeiro Schwalback, commandante da columna que defendia aquelle districto. Aquelles tiros respondeu o inimigo com a sua artifheria, que já então tinha collocado n'aquellas alturas. A este tempo, sem a menor duvida, conhecia eu o plano dos rebeldes, e só não tinha certeza se o ataque teria logar n'aquelle dia, e qual o ponto particular em que tentaria forçar as nossas posições.

Tendo visto que a cavallaria rebelde, e sete corpos de infanteria passaram sobre a esquerda de Almoster, fiz avançar os regimentos de infanteria n.ºº 1, 3 e 6, e os batalhões

de caçadores n.ºº 2 e 12 pelas alturas do nosso tado, assim como uma brigada de artilheria, e ordenei ao general Bacon, que com os regimentos de cavallaria n.º 11, e lanceiros da rainha, e um destacamento de cavallaria n.º 10, seguisse parallelamente os movimentos da cavallaria rebelde, para a engajar em qualquer ponto que o terreno o permittisse.

Pelo meio dia notámos que em todos os pontos, em que o inimigo se achava em força, havia dado demonstrações de grande jubito, levantando altos vivas a D. Miguel, o que posteriormente soubemos ser pela leitura de uma ordem do da em que o general miguelista determinava o itinerario do exercito rebelde na sua victoriosa marcha sobre a capital, marcando-lhe para o dia 18 o pernoitar n'esta villa, 19 em Villa Franca, e 22 em Lisboa!

Ás vozearias do inimigo os nossos excellentes soldados só mostraram o sorriso do desprezo, e tranquillos esperavamo commando dos seus officiaes, que tantas vezes os teem conduzido à victoria.

Eram tres horas da tarde, e as columnas de infantera inimiga achavam-se coroando as alturas da ponte de Santa Meria, entre Villa Nova e Alforgemel, á esquerda de Almoster, e d'ellas os seus atiradores faziam um vivissimo fogo sobre as nossas forças, sendo ao mesmo tempo fortemente babblodo o terreno, que occupavamos n'aquelle ponto pelo fogo da artilheria miniga, que com 8 peças e 2 obazes, actuas mamente servidas, bevariam o desalento e o terror a tropas menos disciplinadas, ou de valor menos comprovado.

Eu sabia que os generaes inimigos baviam enthusiasmalo os soldados, assegurando-lhes que nos retiravamos sobre a capital, apenas fossemos atacados; sabia que o general Lemos trazia todos os corpos da maior confiança que existiam em Santarem, aos quaes havia reunido as forças passadas do Alemtejo, do seu immediato commando, e aquellas que tribiam chogado das immediações do Porto e Coimbra, do commando do brigadeiro Rebocho; mas temendo que a disputar-lhe a passagem para as nossas posições os rebeldes levariam o resto do dia em tiroteio que nada decidira.

resolvi por em pratica o plano, que eu no principio pensei seguir, de deixal-os entranhar-se; e foi assim que as columnas desceram impunemente a ludeira opposta às nossas posições, subiram a do posso lado, e atravessaram entre ellas a ponte de Santa Maria 4.

Com effeito, pelas quairo horas e meia da tarde, os rebeldes achavam le occupando a exiremidade da planicie das nossas alturas, e em força de 3:500 homens formaram ali as suas columnas, desenvolveram um regimento em linha, e lançaram para a frevie uma immensa quantidade de atiradores. Era chegado o momento de se cumprirem as minhas ordens, e de aniquilar o inimigo. O valente e habil coronel Queiroz, commandante da brigada de caçadores n.º 2 e 12, tendo-os formado em linha, cain com elles sobre o flanco do inimigo, fazendo desde logo dirigir sobre a ponte duas companhias para lhe cortar a retirada, ao mesmo tempo que o brigadeiro Brito com o maior denodo, á frente do regimento n.º 6 em linha, e do n.º 3 em columna, o carregou de frente. O regimento n.º 1 ficou de reserva, tendo formado em linha a menos de meio tiro de fuzil da linha inimiga, e conservouse com a maior firmeza exposto a um terrivel fogo, que os rebeldes sustentaram com a maior actividade, emquanto as nossas bayonetas llies não podiam chegar, mas logo que o verificaram, voltaram costas, precipitaram-se das alturas, e amontoaram-se junto à ponte. Momento verdadeiramente horrivel, qualquer que fosse o inimigo, mas insupportavel, quando nos lembrámos que eram portuguezes; uma especie de torpor se apoderou dos rebeldes, offerecendo uma resistencia quasi nulla, não se decidiam a render-se, e os nossos soldados, enraivecidos por tanta tenacidade, fizeram uma carnagem verdadeiramente espantosa. Durante todas as minhas

I Isto não foi acto voluntario de Saldanha, que por então não estava no lado esquerdo da linha, mas sim no opposto; foi sómente valentia das tropas do general Lemos, que viria direito a Lisboa, senão the embaraçasse o passo o coronel Antonio Vicente de Queiroz, com as do seu commando, glorioso feito, que depois the mereceu o título de conde de Santa Maria.

campanhas, só me lembra ver na brecha de S. Sebastião alguma cousa que se podesso comparar áquella scena, assim como mui poucas vezes soffri um fogo tão violento, como aquelle que os rebeldes nos fizeram até ao momento de fugirem.

Em consequencia das minhas ordens, em poucos momentos foram coroadas as alturas de Villa Nova, que o inimigo tinha occupado com a sua artilheria. No emtanto o general mimigo, conbando na superioridade das forças com que nos atacava, tinha a trote feito marchar da sua direita, onde unha toda a sua cavallaria, uma força de 200 cavallos, com a qual se propunha passar para as nossas posições, apenas tivesse derrotado a nossa míanteria.

Ao tempo, pois, em que os nossos caçadores chegavam a planicie das alturas de Villa Nova, viram-se acommetidos por toda aquella força de cavalharia; eu tinha, porem, prevenido esta circumstancia, e sem comtudo querer enfraquecer a nossa cavallaria, que sobre a nossa esquerda observava do inimigo, tinha mandado que se unissem á nossa infante- na 80 homens de cavallaria. Esta força, dirigida pessoalmente pelo brigadeiro Bacou, passou a ponte ao mesmos tempo que a infanteria avançou as alturas em apoio dos nossos caçadores, e não obstante a superioridade da força de cavallaria inimiga, fizeram-na retirar depois de algum tempo de combate, em que foram coadjuvados pelo fogo dos caçadores. A perda da cavallaria inimiga foi grande, e em nosso poder ficaram 7 cavallos.

Era ja noite, e em consequencia fomos obrigados a fazer alto, circumstancia esta que muito lastimo, por isso que as disposições que eu tinha tomado, os logares em que estavam collocadas as nossas reservas, e os movimentos que deviam effectuar as tropas, que occupavam as pontes da Asseca e Celleiro, o Paul e Almoster, necessariamente terram aniquilado todo o exercito rebeble, se tivessemos tido mais duas horas de dia.

Emquanto assum era desbaratado o inimigo, à nossa esquerda, tentava e'le em outros pontos forçar as nossas posi-

ções sobre a direita, ou ao menos entreter as nossas forças que as defendem, para não darem auxilio para a nossa esquerda; e debaixo d'este plano, ao tempo que os rebeldes se engajaram na nossa esquerda, uma columna forte de infanteria, que tinham deixado em frente de Almoster, dividindo-se em duas forças, se dispozeram a atacar pela ponte de Almoster e quinta da Moura; foram, porêm, immediatamente repellidos em ambos os pontos, tendo em Almoster tres companhias do regimento n.º 9 de infanteria, e a segunda dos granadeiros britannicos com a maior valentia levado o inimigo até alem das alturas da Valta.

À esquerda do convento d'aquelle logar achava-se postado o regimento de infanteria ligeira da rainha, que supportou durante o dia um vivo tiroleio de fuzil e artilheria, e na quinta da Moura foi a posição defendida por tres companhias do batalhão de caçadores n.º 10, que se comportaram com a maior coragem. Iguaes tentativas, ameaçando passar a Valla, fizeram os rebeldes, e á mesma hora do ataque da extrema esquerda, tanto com a força que tinham em frente da ponte do Celleiro, como com aquella postada no começo do dia no reducto em frente da ponte da Asseca.

Na ponte do Celleiro dois regimentos, e dois esquadrões de cavallaria inimiga se pozeram em movimento em direcção de Almedelim, ponto aquelle que o coronel, commandante interino da segunda columna, José Pedro Celestino Soares, fez então reforçar pelo regimento de infanteria n.º 4, e ultimamente por uma companhia de caçadores n.º 5, e outra de infanteria n.º 45, sendo n'elle o inimigo repellido com muita perda, e durante o resto do dia os rebeldes sustentaram um activo tiroteio dos seus atiradores, que em grande numero faziam fogo sobre as posições, que occupavamos n'aquella ponte, e Fontainhas; achando-se este ponto guarnecido pelo sexto batalhão nacional movel, e duas companhias do regimento n.º 15; e o da ponte por mais 50 homens de infanteria n.º 45, e uma companhia de infanteria n.º 4.

Sobre a direita d'esta ponte conservou igualmente o inimigo um vivissimo tiroteio, sendo os atiradores apoiados por uma força, que se achava emboscada em um olival no sitio do Lezirão.

Peto meio dia a força rebelde, que estava em proximidade da ponte da Asseca, se poz em movimento sobre a direita, e occupando as alturas, destacando para a frente para mais de 400 atiradores, que logo romperam um continuado fogo; então o brigadeiro Bento da França Pinto de Oliveira, commandante da columna que defende aquellas posições, collocou a força á sua disposição pela fórma que julgou mais conveniente, e como o inimigo parecia querer tentar a passagem da Valla, para fazer frente ao grande numero dos seus atiradores, foi necessario fazer estender em atiradores quasi todo o regimento de infanteria n.º 43, e uma companhia de fozileiros escocezes, que estava de serviço n'aquelle ponto, a qual foi depois apoiada por duas companhias do quinto batalhão nacional movel.

Nenhuma disposição, na verdade, escapou ao inimigo para distrabir as nossas forças; porquanto, alem de empenhar quasi toda a tropa que tinham em Santarem, e que ultimamente havia passado do sul, e marchado do norte, segundo a forma que exponho, até se lembrou de ameaçar um ataque na Azambuja, apparecendo para esse fim na margem opposta do Tejo com duas peças de pequeno calibre, 40 a 50 homens de cavallo, e uns 100 homens de pé, e tendo d'ali feito alguns tiros de fuzil sobre os nossos piquetes, se retiraram para Salvaterra, depois de haverem recebido algum fogo das nossas canhoneiras, postadas n'aquella parte do rio-

A nossa artilheria, em todos os pontos em que a mandei collocar, fez optimos tiros; e a conducta dos artilheiros, efficiaes e soldados, e dos que servem na brigada dos foguetes, não podra ser excedida em valor, sangue frio e actividade.

A nossa pouca cavallaria (meio esquadrão do regimento n.º 11, meio esquadrão do regimento de lanceiros, e alguns soldados de cavallaria n.º 10), que se engajou nas alturas de Villa Nova, na proporção de quasi 1 contra 3, fazendo retirar aquella do inimigo, adquiriu gloria para os seus respectivos corpos.

Com verdade confesso, que na minha longa carreira mititar, nunca vi desenvolver maior coragem, e presença de espirito, do que apresentavam n'esta batalha os nossos bons soldados, e seus valentes officiaes; todos fizeram o seu dever, todos merecem os maiores louvores; estes, debaixo do fogo souberam, sem se alterar, dar as vozes de commando; aquelles, com a precisão da mais exacta disciplina e valor, obedeceram a ellas, e foi-me grato observar, durante o maior calor do combate, a alegria precursora da victoria, que se divisava no semblante de todos os dignos militares que compõem esta parte do exercito libertador.

Cabe-me, sempre que tenho de combater com o inimigo, o observar a intelligencia, valor e actividade do coronel, ajudante de campo de sua magestade imperial, Balthazar de Almeida Pimentel, servindo de quartel-mestre general; elle me ajudou n'este trabalhoso dia no maior grau, já na collocação das forças, já fazendo executar, com o melhor acerto, as disposições que ordenei; exposto sempre ao fogo do inimigo, o nos pontos mais arriscados, apresentou a coragem e sangue frio que o caracterisam, e pelos relevantes serviços que prestou, eu tenho a maior satisfação em o recommendar a sua magestade imperial.

O coronel, Pedro Paulo Ferreira de Sousa, deputado ajudante general, correndo aos diversos pontos aonde a sua presença era necessaria, e áquelles onde tive occasião de o mandar, desempenhou cabalmente o logar que serve de ajudante general d'este exercito de operações com o maior valor e intelligencia, e a sua conducta merece todo o elogio.

Não devo deixar de mencionar, como dignos de todo o louvor, pela sua valente conducta n'este dia, e pela coragem, actividade e intelligencia que mostraram em todo elle, debaixo do fogo do inimigo, os assistentes ajudante-general, majores Luiz de Mello Breyner, e Thomás Pinto Saavedra; o capitão Agostinho Antonio Freire; os assistentes, quartelmestre general, capitão Albino Francisco de Figueiredo, e tenente Antonio de Mello Breyner; assim como o meu ajudante de campo, tenente D. Miguel Ximenes; e os soldados

voluntarios às minhas ordens, Manuel de Sampaio Mello e Castro, e D. Jorge Manuel de Vilhena Saldanha, pelos mesmos motivos, e porque as circumstancias lhes proporcionaram occasião para mais se distinguirem.

Recommendo a sua magestade imperial, o major Francisco José da Matta, assistente quartel-mestre general; o capião Antonio Aluisio Jervis de Atouguia, assistente ajudante general; e o meu ajudante de campo, major Guillet, que ao meu lado foi perigosamente ferido.

Recommendo ao mesmo augusto senhor, pela valenta con que se houveram á frente dos seus soldados, o brigadero Antonio Pedro de Brito; os coroneis, Antonio Vicente de Queiroz, Marianno Barroso, e Manuel José Mendes; o tenente coronel Cabral; e os majores, Filippe Marcelly Pereira, Joaquim Eusebio, Bernardo José de Abreu, e Manuel Eleutero Malheiros.

Espero que merecerá a alta consideração de sua magestade imperial toda a officialidade, e praças dos corpos n.º2 e 12 de caçadores, n.º3 a e 6 de infanteria; todos são diguis dos mais justos louvores e premios, pelo seu extremado valor.

Recommendo igualmente o major Manuel Antonio Travassos, ajudante de ordens do brigadeiro Brito, que á frente dos atiradores se comportou com muita bravura.

Recommendo tambem o cirurgião mór de divisão, Launay, que com o maior zêlo e actividade assistiu no dia da batalha aos feridos, mesmo debaixo do fogo, e na noite d'esse dia com a maior assiduidade thes prestou todos os socroros, e incansavel, tornaram-se assim seus serviços especialmente notaveis.

Devo mencionar, que o tenente coronel de engenheiros. José Feliciano da Silva Costa, com os oficiaes ás suas ordens que aqui se achavam, se me apresentou pela manhá d'aquelle dia, e me acompanhou quasi sempre durante acção, e pelo coronel Queiroz sou informado, que este official na frente dos atiradores da columna de caçadores, motrára a maior valentia.

É digno do maior elogio o comportamento do commandante de artilheria, Bento José de Oliveira Gaudencio, pela actividade e valor que desenvolveu em todos os pontos atacados; e dos capitães da mesma arma, Barros e Mattos, assim como do primeiro tenente Kopke; e dos segundos tenentes, José Maria de Pina, e José Ventura da Cunha, que estiveram na esquerda, que foi principalmente atacada, onde se comportaram com muito valor debaixo do vivissimo fogo da artilheria inimiga.

O coronel Balthazar de Almeida Pimentel, ajudante de campo de sua magestade imperial, servindo de quartel-mestre general, dá os maiores louvores ao comportamento do assistente ajudante general, servindo na sua repartição, A. A. Freire; ao assistente quartel-mestre general, Albino Francisco de Figueiredo; ao deputado assistente, quartel-mestre general, tenente Antonio de Mello Breyner, e ao voluntario a cavallo. Luiz Ignacio, por isso que com valentia e acerto deram cumprimento a todas as commissões de que os encarregára; fazendo particular menção do major Francisco José da Matta, assistente quartel-mestre general; e do capitão Antonio Aluisio Jervis de Atouguia, assistente ajudantegeneral, pelos mesmos motivos, e porque achando-se elles presentes no maior cator da acção teve logar o empregal-os n'essa occasião.

O brigadeiro Bacon menciona, como digna de especial menção, a conducta briosa e valente do major Leite, de cavallaria n.º 10, que foi gravemente ferido; do capitão Waketield, que servia de seu ajudante de campo, e que igualmente recebeu tres feridas; e do tenente Franciozi, do regimento de cavallaria n.º 11. O tenente coronel, commandante d'este regimento, por informação do capitão Luiz Osorio de Sousa Preto, particularisa a conducta dos soldados da terceira companhia, Manuel Braz, e Manuel Nicolau de Almeida Liz, sendo o primeiro d'estes gravemente ferido, e perclendo o seu cavallo.

O brigadeiro Antonio Pedro de Brito, que Lão valentemente se conduziu a frente da columna do seu commando,

a valor e sangue frio dos jego Castro, . 10 ... 6, e dos cheles d'estes dos cor mas nuc's mas nunca excedido; diz no mesram o selo seu estado maior se conduma tro : espectação, e menciona que o ma-50 começo da acção até ao tim d'ella, an-\(\circ\) is mana dos atiradores, sendo um dos , a ponte de Santa Maria, em seguimento es eu às alturas oppostas, onde tevele-· ...afta.

......dante de infanteria n.º 3, Marianno Barste general, faz particular menção do te-4 inuel dos Santos Cabrol, pela constante .e d elle recebeu durante o combate; do m-a laba de atiradores, animando e concorrendo se comportassem com valentia : dos capitões. nies, e Domingos Joaquim Pereira, pelo bin as suas companhias, portando-se á frente deas or denodo.

Vanuel José Mendes, commandante de infateas efficio ao mesmo general, faz particular metor Fuppe Marcelly Pereira, do capitão José Anto-💎 🛶 i, do tenente Manuel Jose Ribeiro, de granadenos. Amandio Cabral de Albuquerque, da alferes los a companhia de afiradores, e do Losé Honorio de Faria, commandante da sexta com-

1. conel Antonio Vicente de Queiroz, que sempre à freste - - columna, composta de caçadores n.ºº 2 e 12, das anglio de valor aos mais valentes, se reporta a mim, quarti accepta d'aquelles batalhões (a qual com satisfação reco pada me deixou a desejar ; e recommenda com partadade o major Bernardo José de Abreu, commandante atalhão de caçadores n.º 2, pelo sangue frio e brayon ne se porton, apparecendo sempre na frente do set eleo, e conduzindo-o na melhoi ordem aos pontos que The foram indicados, e o capitão Manuel Henriques de Carvalho, que commandava duas companhias, que estavam postadas na frente da igreja e casas de Santa Maria, onde aquelle capitão fez os mais relevantes serviços, não se sabendo porém até hoje se ali fora morto, ou prisioneiro.

Diz o mesmo coronel que o major Manuel Eleuterio Malheiros, que commandava caçadores n.º 12, é digno dos majores elogios; que este official, com o seu costumado sangue frio, deu o melhor exemplo aos seus subordinados, apresentando-se sempre nos sitios mais arriscados.

Menciona que o cirurgião mór de caçadores n.º 12, mostrára o maior zelo e actividade, não só no curativo dos feridos, mas em os fazer conduzir no principio do combate, sendo elle muito coadjuvado pelo ajudante de cirurgia, addido ao mesmo corpo, A. Lavergue.

O mesmo coronel recommenda os serviços que prestou o capitão de caçadores n.º 12, João Nunes Cardoso, que por sua ordem reuniu o maior numero de soldados que the foi possivel, com os quaes formou contra a cavallaria inimiga, sustentando a posição que lhe foi marcada; assim como tambem o tenente Antonio Augusto Correia, que se achava no mesmo sitio; menciona também que o sargento de brigada, addido ao batalhão n.º 12, João Dias Malheiro, se portára com a maior valentia, apparecendo sempre na frente de toda a linha, fazendo reunir os soldados, e levando ordens aos pontos mais arriscados; indica que merecem os seus elogios os officiaes e soldados, que os majores de caçadores n.º 12 recommendam; e participa também que o tenente de cavallaria, Antonio de Sousa, que servia ás suas ordens, tivera a infelicidade de ser gravemente ferido no começo da acção.

Em officio que a este coronel dirige o major Bernardo José de Abreu, commandante de caçadores n.º 2, o mesmo major menciona que a conducta dos officiaes do seu batalhão é tão geralmente louvavel, que não deixa logar a fazer menções especiaes, por isso que considera que todos elles igualmente merecem contemplação pelo seu bom serviço; e diz que em-

quanto a soldados, dois são a quem tora o serem nomeados, Antonio Adriano, da segunda companhia, que matou o tenente coronel do regimento de caçadores n.º 8, acommetendo-o entre os seus soldados, e o anspeçada José Joaquim Aguas, da terceira companhia, que tomou uma das banderas aprisionadas; o sargento Antonio de Oliveira Guimarães, é especialmente recommendado por este major.

O major Manuel Eleuterio Malheiros, commandante de caçadores n.º 12, faz especial menção do capitão da segunda companhia, Manuel Martins Taveira, que entrando dentro de um quadrado dos rebeldes, ali acutilou muitos d'elles, e do tenente, commandante da quarta companhia, José Soares de Athergaria, que sendo ferido, posto que levemente, no puncipio do conflicto, continuou no fogo até ao fim; do ajudante do corpo, Antonio Bonifacio Julio Guerra, que o coadjunou em muito, para, na altura opposta sobre a ponte, fazer tennir o batalhão, quando a cavallaria inimiga ameaçava carregal-o.

Diz o mesmo major que merceem tambem especial menção, o sargento de brigada, Bento José Pereira; os primeiros sargentos, da terceira companhia, José Antonio de Azevedo; da quinta, addido, José Julio; e com muita particularidade o segundo sargento da mesma companhia. Fortunato de Paiva Gomes Ramalho; e o primeiro sargento da sexta. Antonio de Simas Rachado, o qual lhe entregou uma bandera do regimento novo, tomada por um soldado da segunda companhia, que caiu ao depois morto; e faz tambem menção do soldado da terceira companhia, Manuel Francisco Correia, que tomou outra bandeira aos rebeldes, a qual o mesmo soldado me entregou pessoalmente.

O brigadeiro Schwalback achava-se muito doente; continuou, porém, a commandar a sua columna. Este general, que, com a sua reconhecida actividade, dirigiu a defeza do logar de Almoster, esquerda e direita d'elle, louvando a bravura de toda a tropa debaixo das suas ordens, diz que não tem expressões para explicar o valor e denodo do tenento coronel Francisco de Paula de Miranda, commandante do

primeiro regimento de infanteria ligeira da ramba, e que este bravo official, na frente dos seus atiradores, seudo mortalmente ferido, continuára ainda por algum tempo sobre o campo a commandar os seus soldados.

O mesmo brigadeiro menciona que as tres companhias do batalhão de caçadores n.º 10, que na quinta da Moura repeltiram os rebeldes, tivera maior parte a segunda, de que era commandante o capitão Luiz Antonio de Miranda, a quem se uniu voluntariamente o tenente ajudante José Maria Gomes, que se portou com a bravura, que já por differentes vezes tem mostrado.

Recommenda igualmente o comportamento que tiveram as tres companhias do regimento de infanteria n.º 9, fazendo particular menção do capitão de atiradores, Francisco Cardoso Montenegro, que effectivamente esteve na linha dos atiradores, praticando ati actos do maior valor; do ajudante José Maria Magalhães, que com duas companhias desalojou o inimigo, que em força marchava sobre a Valla; e do sargento ajudante. José Joaquim de Moraes, pela bravura com que se portou durante todo o dia.

O mesmo brigadeiro recommenda tambem o comportamento da segunda companhia de granadeiros britannicos, commandada pelo bravo official Thompson; no mesmo sentido se expressa este general a respeito do capitão Albino Pimenta de Aguiar, que serve de major de brigada da columna do seu commando, participando que este official o informára com a maior intelligencia de todos os movimentos do inimigo, correndo os pontos mais arriscados da linha, e que identico comportamento tiveram os seus ajudantes de campo, Francisco Peixoto, e João Pedro Schwalback.

O coronel Dodgin, commandante da brigada britannica, em officio ao dito brigadeiro recommenda o capitão Thompson, e o tenente Miles, e com especialidade o tenente Els, que foi gravemente ferido; recommenda igualmente o seu ajudante de campo, tenente Bessa, e o dr. Hordas, assegurando que se não pode exceder o primeiro nos esforços e actividade com que serve a causa da rainha, e que o segun-

do, sempre prompto a soccorrer os feridos, mesmo debaz do fogo, merecera a sua inteira approvação.

O coronel Jose Podro Celestino, que com a sua costam permia commandava as forças, que defendam as posicion frente da ponte do Celleiro, participa que os como dantes dos corpos, officiaes, officiaes inferiores e soldados debaixo das suas ordens, se portaram com a maior in Cello gencia e bravura; e menciona com particularidade o ajudante do sexto batalhão nacional movel. Antonio Alberto de Sori, que andando todo o dia na linha de atiradores, tere o cavallo ferido; assim como particularisa os officiaes do estado maior da sua columna; o assistente quartel-mestre general, capitão João de Vasconcellos e Sousa; os alferes, Leadro José de Castro, e Francisco Pessanha de Mendonça; eo soldado voluntario de cavallaria, marquez de Abrantes, pela promptidão com que transmittiram as suas ordens.

Enz o mesmo coronel, que o major commandante do regimento de infanteria n.º 8. José Maria de Albuquerque, louvando a conducta geral d'aquelle regimento, faz particular menção do tenente de granadeiros. Josquim Mendes Neutel, que trabalhou n'este dia de um modo muito distincto, sendo gravemente ferido no tim da tarde.

O brigadeiro Bento da França, que com a maior vigilanda commandava as nossas forças postadas no valle, e immediações da ponte da Assera, menciona em seu officio, que não sema possível descrever o enthusiasmo dos corpos debaixo das suas ordens, os quaes á porfia desejavam não defenderse, mas alacar o immigo nas suas posições.

Diz o mesmo brigadeiro, que o coronel de infanteria n.º 13. Victorino de Almeida Serrão, fizera n'este dia os melhores serviços, pelas boas disposições que tomou, e sangue fino e acerto com que se houve; que este coronel recommenda o sen regimento em geral, e com especialidade o capitão Christovão Cardoso Barata; o ajudante José Fernandes da Silva, que constantemente andou na linha de atiradores; e o alferes Manuel de Saavedra, pela sua boa conducta; assum como o sargento da quinta companhia. Antonio de Azevedo Rocha,

d foi gravemente ferido; faz tambem particular menção dado Francisco dos Santos, n.º 124, que achando-se ao vedeta de lanceiros, soffreu o fogo de artilheria com o sangue frio.

nesmo brigadeiro diz que o tenente coronel Shaw redenda particularmente o tenente Collier, e a companhia de commandava; e menciona tambem, que o commando quinto batalhão nacional movel, José Bernardo Trios do Rego Martel, se comportára dignamente, e que commandante lhe faz particular menção dos capitães no Braz da Silva Negrão, Manuel Pedro de Saldanha, a Lima; cadete, servindo de official, Simão Trigueiros d; e do porta-bandeira, Francisco Nicolau, bem como has companhias que entraram no fogo.

o mesmo brigadeiro que fora a mais brilhante a cone acerto com que n'este dia executou as suas ormostrando a sua costumada valentia, o major de caia ás suas ordens, Domingos Manuel Pereira de Bardeclara que deve fazer expressa menção da conducta iveram o major Gouveia, assistente ajudante general, apitão barão de Wiederhold, assistente quartel-mesmeral, os quaes o acompanharam sempre durante a

devo omittir uma circumstancia notavel d'esta batala rebeldes traziam nas suas columnas um batalhão de
ahoes armados e fardados, que estão ao serviço do inD. Carlos de Hespanha, a quem os sectarios de D. Mihamam rei d'aquella nação, fizemos um prisioneiro
abatalhão, que morreu das feridas que recebeu. Tenho
bs dados para acreditar, que entre o grande numero
leiaes rebeldes, que ficaram mortos sobre o campo,
ta igualmente terem caido n'ello os brigadeiros Santa
le Brassaget, succedendo que nas algibeiras de um
foram encontradas instruções confidenciaes do gepovoas, e nas do outro officios que este mesmo genea dirigira. Do tenente Dubreil appareceu no espolio
fouveram os soldados um ocubo de campanha com o

nome d'elle, e cartas a elle dirigidas, affirmando os pristoneiros, alem de ontros, que estes ficaram mortos no campo.

Disse a v. ex. no men primeiro officio que o numero dos prisioneiros eram 162; mas reunidos os que havia nos differentes pontos da nossa extensa linha, é o total d'elles 230, entrando n'este numero 4 officiaes, dos quaes era um o tenente coronel de infanteria n.º 1, Antonio Joaquim Ferreira que morren n'esta villa das feridas que recebeu em combote. O inimigo deixou também em nosso poder dois carros manchegos com muitas munições; e depois do dia 18 tem-se apresentado 86 soldados de differentes armas, vindos das fileiras dos rebeldes.

Envio a v. ex.\* o mappa da nossa perda total, e por estrerá v. ex.\* o nome dos officiaes feridos.

Deus guarde a v. ex. A Quartel general no Cartaxo, 22 de fevereiro de 1834. — III. <sup>mo</sup> e ex. <sup>mo</sup> sr. Agostinho Jose Frare. — Conde de Saldanha.

N. B. Este officio acha-se publicado no n.º 57 da Chronica constitucional de Lisboa, de segunda feira 24 de feverero de 1834.

## DOCUMENTO N.º 271

(Citado a pag. 23%)

Belatorio e decreto exautorando o infante D. Miguel de todas as bonras, privilegios e regulias, que na sua qualidade lhe competiam

Senhor!—A linguagem da franqueza, e da verdade, emliora nem sempre agrade aos principes, deve ser em todas as circumstancias a de conselheiros e ministros consciencesos; mas particularmente a vossa magestade imperial não convem outra; vossa magestade imperial tem mostrado que ama, e que prefere a todas as considerações a justiça e o bem dos povos, confiados aos seus cuidados e governo. Comtudo, é nos penoso ter de apresentar a vossa magestade imperial uma exposição, que deve naturalmente affligir o seu magnanimo coração, para concluir a necessidade do decreto, que propomos à sancção de vossa magestade imperial, e que contem uma medida reclamada pela dignidade de vossa magestade imperial e da nação, e pelo interesse da causa da rainha e da carta constitucional, em cuja consolidação vossa magestade imperial se acha tão gloriosamente empenhado. O senhor infante D. Miguel occupa, sem contradição, o primeiro logar entre os criminosos, que se mancharam com o vil opprobrio da traição, da rebellião, do perjurio, da perfidia, e do exterminio da liberdade da sua patria; e a usurpação que em 1828 o poz no throno, havia já antes sido tentada por elle à custa de horrorosos crimes.

Em 1823 appareceu o senhor infante D. Miguel pela primeira vez com armas na mão, para privar do throno a el-rei, o senhor D. João VI, mascarando perfidamente este attentado contra seu augusto pae, com o pretexto da restauração da monarchia absoluta; o projecto foi descoberto, e o monarcha pôde frustral-o.

Antes de se ter passado um anno foi el-rei preso no seu proprio palacio; as masmorras foram cheias de cidadãos de todas as classes; os ministros foram destituidos; e presos os que não poderam occultar se; e no dia 30 de abril de 1824 teria talvez sido coroada a obra da usurpação, se sua magestade não tivesse podido conseguir asylar-se a bordo de uma embarcação estrangeira; esta resolução desconcertou os traidores, e salvou a coróa a el-rei, e as vidas a milhares de victimas, que o senhor infante D. Miguel fez conduzir aos carceres, emquanto se preparavam os cadafalsos e os patibulos em que deviam acabar seus dias. O senhor infante D. Miguel confessou-se criminoso aos pes de el-rei n'esse asylo, que sua magestade achára contra as machinações de tão ingrato filho, e ainda foi perdoado, recebendo comtudo ordem para se afastar da terra, que fora theatro de tamanhos attentados. O monarcha mal podia em sua idade, e depois de longos annos de tempestades políticas, deixar de succumbir aos desgostos, causados pelo cruel procedimento do senhor infante D. Miguel. Horrorisa-nos, senhor, dizer a

vossa magestade imperial, que para os traidores foi un da esperançoso e de jubilo, aquelle em que os despojos mortaes de el-rei foram para sempre esconder-se nas sombras do tumulo.

No meio da calamidade, collocou a nação toda a sua esperança em vossa magestade imperial. O governo que el resdeixou era fraco, e não podia resistir á influencia do sentor infante D. Miguel; os intrigantes de dentro, e de fóra do reino, os fanaticos e os adoradores do absolutismo machinavam abertamente, e dos sectarios do senhor infante D. Miguel, muitos se achavam ainda collocados nos mais importantes empregos do estado.

Estava já a tentar-se novo crime de usurpação, quando chegaram ao Tejo as primeiras ordens de vossa magestale imperial como rei de Portugal, legituno successor de seu augusto pae; com ellas ganharam animo os portugueres fieis, e descoraram os traidores, sem comtudo desistirem do seu damnado projecto: a sorte das armas não lhes foi favoravel; fallidos de forças para conquistar o throno, recorreram aos ardis; o senhor infante D. Miguel seguiu o mesmo caminho, e desgraçadamente a fortuna coroon os esloros do crime. A guerra civil era necessaria para servir de pretexto à vinda do senhor infante D. Miguel de Vienna de Austria: a política serviu-se do argumento, e o senhor infinte D. Miguel tomou o partido de protestar obediencia a tossa magestade imperial, jurou a carta sem restricção e livremente, e celebrou os seus esponsaes com a rainha, emquable de Vienna saiam emissarios para os rebeldes em Hespanha. e para dentro das fronteiras de Portugal.

O coração de vossa magestade imperial affligia-se ao considerar o estado da nação; as victorias das armas constitucionaes custavam sangue portuguez; a diplomacia representava a regencia do senhor infante D. Mignel como penhor seguro da paz, da ordem e da execução da carta; o senhor infante D. Mignel manifestava por actos os mais solemnes a sua fidehdade a vossa magestade imperial e a raunha, e o sen firme proposito de manter as instituções liberaes.

Resolveu vossa magestade imperial, por estes motivos, nomeal-o seu logar-tenente em Portugal, até à maioridade da rainha; veiu elle, ratificou o seu juramento perante a nação em cortes; mas impaciente de mostrar a sua perfidia, arrojou logo para longe de si a mascara da hypocrisia, de que tinha coberto o rosto; quebrou todos os pactos, trahiu todos os deveres, puniu a honra com os desterros, com as confiscações e com os patibulos; premiou a traição, substituiu às liberdades da sua patria o mais feroz despotismo; esqueceu-se de que era irmão, esposo e subdito; e ingrato aos beneficios que de vossa magestade imperial recebeu, tirou a vossa magestade imperial, e á rainha, a corôa, que banhou com sangue portuguez, para melhor se ordar com ella.

Nunca, senhor, em tão curto espaço de tempo viu o reino tantos horrores; nos annaes da historia antiga e moderna não ha exemplo de uma usurpação tão perfida, ou seguida de tantas atrocidades e de tantos crimes!

Mas a lealdade portugueza não pereceu no meio de tanta perfidia e tyrannia; mais ou menos de perto ameaçou sempre o usurpador, até que chegou o tempo da punição e do desengano. Vossa magestade imperial, atrozmente offendido. injuriado e trabido, vossa magestade imperial que se havia declarado, e é protector natural da rainha, sua augusta filha, veiu por suas proprias mãos, á frente de 7:500 combatentes, salvar o throno e a nação portugueza, desaggravar e mostrar ao mundo quanto é fraco o imperio que se funda no crime, e se mantem pela crueldade e pela violencia; por mar e terra as tropas da rainha, capitaneadas por vossa magestade imperial, e por seus bravos generaes, têem successivamento ganhado assignaladas victorias; a esquadra do usurpador caiu toda em nosso poder, e do numeroso exercito que elle tinha levantado, quando vossa magestade imperial chegou às praias de Portugal em 1832, existe apenas uma pequena parte em total mudez e inteiro desalento; a causa da usurpação está ha muito perdida para sempre, e toda a resistencia póde só ter como fim a continuação da guerra civil, para acabar de destruir o remo. E só com o proposito de levar

por diante a devastação, que o senhor D. Miguel põe em pratica todos os meios de preparar as suas perdas; commettemse horrores e depredações, despovoam-se as provincias, auctorisam se os assassinatos e rapinas; e o senhor infante D. Miguel, sem esperança de victoria, não deixa de assolar a terra que ainda possue.

Vossa magestade imperial tem dado a escolher aos que seguem o partido do usurpador o perdão, ou o castigo. Com o chefe d'esse partido tem vossa magestade imperial declarado, que não transigirá jamais, por ser contra a sua honra, e contra a dignidade da nação. Porém, senhor, a honra de vossa magestade, e a dignidade da nação ainda requerem mais, e vossa magestade imperial não pode deixar de ouvir as suas vozes, quando mesmo estas sejam contrarias às do sangue.

O senhor D. Miguel, como já dissemos a vossa magestade imperial, foi o primeiro criminoso contra os direitos da rainha, e contra a liberdade da patria; não se teria commetido o crime da usurpação, não se teriam ensanguentado tantos patibulos, não se teriam enchido os carceres de victimas. não teriam ahi sido barbaramente assassinadas muitas, não se teria coherto o reino de luto e devastação, se o senhor infante D. Miguel não fosse traidor, e infiel a suas promes sas e juramentos. Foi o senhor infante D. Miguel quem animou o perjurio, e quem deu o primeiro exemplo d'elle: 58 o tivera dado de fidelidade, a nação estaria hoje ditosa. O senhor infante D. Miguel, tendo-se despido da qualidade, pela qual, investido da regencia em nome de rossa magestade imperial, podra considerar-se como inviolavel, deve ser constderado como um subdito rebelde, e responsavel pelas desgraças publicas. Vossa magestade tem dado repetidas provas de clemencia: cumpre também dal-as de severidade, quando justas considerações as reclamam.

Fundados n'este principio, e convencidos de que a dignidade de vossa magestade e da rainha, e a da nação portugueza, não consentem que ao senhor infante D. Miguel se conservem por mais tempo titulos e distinições, de que se tem tornado indigno, como primeiro criminoso contra a mesma augusta senhora, e contra a sua patria, temos a honra de propor a vossa magestade imperial o seguinte projecto.

Palacio das Necessidades, 18 de março de 1834. — Joaquim Antonio de Aguiar — José da Silva Carvatho - = Agostunho José Freire — Francisco Simões Margiochi.

#### Decreto

Tomando em consideração o relatorio dos ministros e secretarios d'estado das differentes repartições, e tendo ouvido o conselho d'estado: hei por bem, em nome da rainha, decretar o seguinte:

Artigo unico. O infante D. Miguel, usurpador da coróa da rainha, é pelo presente decreto destituido e exautorado de todas as honras, prerogativas, privilegios, isenções e regalias, que na qualidade, e pelo título de infante lhe pertenciam, e não poderá ser mais tratado, ou nomeado tal n'estes reinos.

Os mesmos ministros e secretarios d'estado assim o tenham entendido e façam executar. Palacio das Necessidades, em 18 de março de 1834.—D. Penno, Duque de Brayança — Joaquim Antonio de Aguiar — José da Silva Carvatho —Agostinho José Freire — Francisco Simões Margiochi.

#### DOCUMENTO N.º 271-A

(Citado a pag. 277)

Parte oficial do combate de Amarante, travado entre o duque da Terceira e o brigadeiro José Cardoso, em 10 de abril de 1831, e marcha que o mesmo duque depois d'ella effeituou

Ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr. — Cumpre-me, hoje que faço o meu primeiro alto, para dar descanso ás tropas, levar, por via de v. ex.<sup>a</sup>, ao conhecimento de sua magestade imperial, o relatorio das operações d'este exercito do norte, desde que tomei o commando d'elle, até que pude lançar todas as forças regulares e irregulares do inimigo para o sul do Douro.

Tomei effectivamente o commando d'este exercito, estado a principal parte d'elle em Amarante, e occupando o inimigo a margem esquerda do Tamega, separando o dito rio as dos forças, e tendo os rebebles uma dupla barricada na ponte de Amarante, piquetes ao longo da margem do Tamega, e uma força diante de Canavezes.

No dia 10 decidi atacar o inimigo ao romper da alva do dia seguinte, e dividi as forças existentes em Amarante em duas columnas, compostas a primeira dos batalhões de caçidores n.º 12, e nacional transmontano, e dos regimentos de voluntarios da rainha, e n.º 18 de infantería, com 60 caralos, dando o commando d'ella ao coronel Queiroz, do duodecimo de caçadores; a segunda columna, composta do resmento de infanteria n.º 10, do proneiro batalhão nacional fixo do Porto, e do resto da cavallaria, e á qual se uno o primeiro batalhão nacional movel, vindo por minha orden de Freixeda, aonde se achava destacado, e bem assimodestacamento de artifices engenheiros, foi commandada nos premeiros momentos pelo coronel José da Fonseca, e depos pelo brigadeiro João Nepomuceno de Macedo; a artillæna. finalmente, postada nas alturas sobre o rio, para bater a poste, foi dirigida e commandada pelo major Passos.

As instrucções que dei a estas forças consistiam no se-

A columna do coronel Queiroz devia, ao romper do da, passar o Tamega no vau do Paul, meia legua a tres quartes abaixo da ponte, e ganhar as primeiras alturas em frente de vau, convergir sobre a estrada de Mezão Frio, e retaguarda do inimigo, situado sobre a ponte.

Logo que a passagem estivesse feita, e o movimento d'esta columna assás adiantado, tinha ordem a artilheria de romper um vivo fogo sobre a margem opposta do rio, e barricada da ponte, e a columna do comanando do brigadeiro João Nepomuceno de avançar a esta, e atacar de frente o inimigo.

As duas columnas, finalmente, deviam achar-se em con-

tacto nas sumidades da margem opposta para perseguir o inimigo, segundo a direcção, e estado da sua retirada. Em caso de revés devia a columna flanqueante repassar o vau, e defendel-o da margem direita até à ultima extremidade. Tudo foi executado segundo se havia previsto.

Ao romper da alva o coronel Queiroz, com a bravura e intelligencia que o caracterisam, conduziu a sua columna atraves do van, ganhou as alturas, e torneou completamente o inimigo, repellindo de cume em cume os seus atiradores. No emtanto a artilheria rompeu o fogo, e pouco depois o inimigo começou a retirar a força, que tinha na sua esquerda, em marcha accelerada pela estrada de Mezão Frio.

A segunda columna avançou à ponte, e protegida pelo fogo de artilheria e mosquetaria, estabelecida no convento de Amarante, forçou a barricada inimiga, e poz o resto da força rebelde em debandada, fugindo esta desordenadamente pela estrada de Campiam, de tal maneira, que ás oito horas e meia da manhã occupavam as columnas reunidas as alturas sobranceiras ao rio Ovelha, no alto da margem esquerda do Tamega.

O ataque de uma e outra das nossas columnas, foi effeituado com a maior intrepidez e intelligencia; todos os corpos se portaram dignamente, muito particularmente os batalhões transmontano e caçadores n.º 12, vanguarda da primeira columna, e infanteria n.º 10, vanguarda da segunda, assim como os artifices engenheiros, que ali se achavam. A artilheria cumpriu perfeitamente as ordens dadas. A derrota do inimigo foi completa, e deu logar ao seu ulterior perseguimento. A sua perda, em mortos, não foi muito consideravel, porque não foi obstinada a resistencia. O numero dos prisioneiros excedeu ao de 100, fóra os apresentados. A nossa perda foi de 1 morto e 3 feridos.

Recommendo por esta occasião a conducta dos srs. commandantes de columnas, que tão pontualmente compriram as minhas ordens, tendo igualmente a louvar-me da intelligencia do chefe do meu estado maior, e do zêlo dos officiaes d'elle, da conducta dos srs. commandantes dos corpos, tanto da columna flanqueante, como da columna que atacon a ponte, onde o regimento de infanteria n.º 10, do commando do major Magalhães, tão bravamente avançon debaixo de um vivissimo fogo, derribando a dupla barricada dos rebeldes. O tenente coronel José Pedro de Mello, servindo de quartelmestre general d'este exercito, que eu alí deixára com instrucções, foi um dos primeiros que, com os valentes do decimo regimento, transpoz a ponte. Inclusas achará v. ex.º as participações dos commandantes parciaes, em que elles fazem os elogios áquelles officiaes, officiaes inferiores e soldados, que mais sobresaíram n'este combate.

Segui vivamente a força inimiga, que se retirára sobre a Regua, em que la toda a sua cavallaria; destaquei uma força para debellar a do inimigo em frente de Canavezes, o que no mesmo dia foi executado, e fui pernoitar à Regua. Maso immigo, cheio de terror, nem ali parara; e soube que o seu ponto de reunião era Villa Real. Marchei para ali na madrogada seguinte; mas as difficuldades que offerece à artillem a estrada, só me permittiram ganhar n'esse dia o Valle de Nogueira, junto ao qual acampei, tendo o inimigo evacuado Villa Real. Entrei n'esta villa no dia 13 pela manha, e ali deixer de guarnição o batalhão nacional transmintano. M dia 13 de marchei para Murça, perseguindo o mimigo, e sobre a tarde o vi formado alem da formidavel posição, 402 apresenta a ponte diante d'aquella povoação; mas apear d'esta vantagem topographica o immigo não esperou nataque; e aproveitando para ganhar tempo e distancia as dificuldades do passo, retirou-se em direcção a Villa Flor pelas veredas de Abreiros. Desejoso de o alcançar quanto antelarguei a artiflieria, que não podia transitar por taes camnhos, e pondo-a em marcha com a precisa escolta, segui na madrugada o mimigo, e vim pernoitar a Villa Flor na nole de 15.

Hontem, 16, marcher sobre Moncorvo, e mandando da ponte do Sabor a segunda brigada, do commando do brigadero João Nepomuceno, direita ao Poembo pela fraida dos mentes, dirigi-me a dita passagem pela estrada real de Moncorvo. O inimigo tinha passado a sua força durante a noite; mas ainda chegámos a tempo de lhe fazer um vivo fogo, e de lhe apprehender alguma gente, bagagens e effeitos militares, de lhe inspirar tal terror, que, abandonando logo á tarde a margem opposta, podemos passar para este lado a barca, e fazer-lhe abandonar uma peça na margem opposta. Caixões de armamentos, armas e arnezes de cavallaria, alguns carros e cargas de polvora cairam em nosso poder, astim como duas peças de ferro de calibre 18, que o inimigo abandonou na estrada de Mezão Frio, e um deposito de carluxame e ferramentas na mesma villa.

Os generaes rebeldes das provincias do Minho e Traz os Montes, os corregedores e juizes de fóra, sustentaculos da usurpação nas mesmas provincias, alguma artilheria e munições vindas de Chaves, tinham precedido a divisão derrotada de José Cardoso na passagem do Douro. Esta divisão perdeu na sua fuga todas as milicias, e a maior parte dos voluntarios realistas, que d'ella faziam parte, os quaes largando as armas, volveram pela maior parte aos seus lares, e igualmente grande numero de extraviados de linha, que se escaparam pelas alturas, ou se tem apresentado. No numero dos oltimos entram 1 official de cavallaria do Fundão, e 2 de intenteria n.º 19.

Finalmente, o Cachapuz, com os mais exaltados dos sens guerrilhas evacuon também esta provincia, não existindo já hoje ao norte do Douro força alguma rebelde regular, ou irregular, o tendo nós reconhecido Lamego com dois batalhões e algúns cavallos. Os generaes d'estas provincias se occupam immediatamente da sua organisação, e a provincia da Beira, que suspira pelo quebrantamento do jugo que ainda a opprime, está aberta a ulteriores operações. As tropas do men commando, superiores aos perigos e fadigas, estão animadas do melhor espirito, e os povos por toda a parte suspiram anciosamente pela paz e socego, que só o paternal e legitimo governo da rainha póde assegurar lhes, depois do phrenesidas discordias civis, que ha tanto tempo os dilacera.

Deus guarde a v. ex. a Quartel general na Torre do Mon-

da columna flanqueante, como da columno - 57, Agosinho te, onde o regimento de infanteria n. 🕛 major Magalhães, tão bravamente vivissimo fogo, derribando a do O tenente coronel José Pedro mestre general d'este even 272 trucções, foi um dos premos 

no mesteri Morning to the state of No in

participações dos como a como entre sua magestade inpezem os elogios dos elogios elogios elogios dos elogios dos elogios elogi Segui vivane a menoridade da senhora D. la-Regua, em que de Lais Filiane rei des formas para debellar sacha sara Portugal, e D. Carlos de Hespinhi, . a 22 de abril de 1831, e ratificado per ponto de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compa

-- nal, o duque de Bragança, regentedo os Algarves, em nome da raintu, a se e «ua magestad» a rainha governador de a a menoridade de sua filha, a senhora Hespaulia, achando-se fortemente coll-, senteresses de ambas as comas, e a semspectivos dominios requerem o empreso med dos seus esforços reunidos para bier stades, que, posto que fossem ao principio e e throno de sua magestade fidelissima, do e outilio aos subdios desaffectos e rebelás epanha; e desejando suas magusta les prove age de menes precisos para restaurar aus sea , empires de uma paz interna, e confirmar pot efficios a armande que desejam estabelecer e are ambies os estados, decidiram de unir as sua origar o infante D. Carlos de Hespanha, e o inral, a retirar-se dos dominios por-

as, d'este ajuste aprouve a suas macs, de se dirigirem a suas magestades des, e el-rei do reino unido da Gran-Bretae suas ditas magestades, tomando em consiinteresse que ellas devem sempre ter na segumonarchia hespanhola, e achando-se de mais d'isso das do vivo desejo de contribuir para o estabelecimento paz da peninsula, como em todas as outras partes da Eupa; e sua magestade britannica, considerando alem d'isso as obrigações especiaes, provenientes da sua antiga alliança com Portugal, consentiram suas magestades em ser partes no ajuste proposto.

Nomearam, portanto, suas magestades para seus plenipotenciarios, a saber:

Sua magestade imperial, o duque de Bragança, regente do reino de Portugal e dos Algarves, em nome da rainha, a senhora D. Maria II, ao sr. Christovão Pedro de Moraes Sarmento, do conselho de sua magestade fidelissima, fidalgo cavalleiro da casa real, commendador da ordem de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, cavalleiro da ordem de Christo, e enviado extraordinario e ministro plenipotenciario de sua magestade fidelissima junto a sua magestade britaunica.

Sua magestade a rainha governadora de Hespanha, durando a menoridade de sua filha, a senhora D. Izabel II, rainha de Hespanha, a D. Manuel Pando Fernandes de Pinedo Alava e Davila, marquez de Miraflores, conde de Villapaterna, e de Floridablanca, senhor de Villagarcia, grande de Hespanha, gran-cruz da real e distincta ordem de Carlos III, e enviado extraordinario e ministro plenipotenciario de sua magestade catholica junto a sua magestade britannica.

Sua magestade el-rei dos francezes ao ex. mo sr. Carlos Mauricio de Talleyrand Perigord, principe duque de Talleyrand, par de França, embaixador extraordinario e ministro plenipotenciario de sua dita magestade junto a sua magestade no recuera, gran-cruz da Legião de Honra, cavalleiro da orun no l'esão de Ouro, gran-cruz da ordem de Santo Esteso da Hungria, da de Santo André, e da da Aguia Negra, etc., etc.

E sua magestade el-rei do reino unido da Gran-Bretanha e Iriamia ao miuto honrado Henrique João, visconde de Palmerston, trarão Temple, par de Irlanda, membro do miuto manado conselho privado de sua magestade britannica, camiento da muito honrada ordem do Banho, membro do parmiento, e principal secretario d'estado na repartição dos negonos estrangeiros.

Os quaes plenipotenciarios concordaram nos seguintesar-

Artigo 1.º Sua magestade imperial, o duque de Bragança, regente do reino de Portugal e dos Algarves em nome de aunha, a senhora D. Maria II, contrahe o dever de empregar tados os meios em seu poder para obrigar o infante D Carbos a retirar-se dos dominios portuguezes.

Art. 2.º Sua magestade, a rainha governadora da Hespanha, durando a menoridade de sua filha, a senhora D. label II, ramba de Hespanha, achando-se requerida e rogada por sua magestade imperial, o duque de Bragança, regente em nome da senhora D. Maria II, em virtude d'este mesmo ajuste, e tendo alem d'isso tido motivo de justas e graves queixas contra o infante D. Miguel, pelo azo e apoio que tem dado ao pretendente da coróa de Hespanha, se obriga a mandar entrar em Portugal um corpo de tropas hespanhalas, enjo numero se determinará ao depois entre as allas partes, para cooperar com as tropas de sua magestade fidelissima, com o fim de obrigar o infante D. Carlos de Hespanha, e D. Miguel de Portugal, a retirar se dos dominios portuguezes. E sua magestade a rainha governadora de Hespanha se obriga, alem d'isso, a que estas suas tropas serão mantedas à custa de Hespanha, e sem encargo algum para Portuand devendo ellas todavia ser recebidas e tratadas a todos os mos respeitos como são as de sua magestade fidelissima. 👢 👊 magestade a rainha governadora se obriga tambem a que as suas tropas se retirarão do territorio portuguez, logo que tenha conseguido o objecto acima mencionado da exputsão dos infantes, e que a presença de suas tropas em Portugal não for requerida por sua magestade imperial, o duque regente, em nome da rainha, a senhora D. Maria II.

Art. 3.º Sua magestade el rei do reino unido da Gran-Bretanha e Irlanda se obriga a cooperar, empregando uma força naval em auxilio das operações, que se devem emprehender pelas tropas de Portugal e de Hespanha, na conformidade dos ajustes d'este tratado.

Art. 4.º No caso em que a cooperação da França for julgada necessaria pelas altas partes contratantes, para obter completamente o fim d'este tratado, sua magestade o rei dos francezes se obriga a fazer a este respeito aquillo, que se decidir de commum acordo entre elle e os seus tres augustos alfiados.

Art. 5.º Concorda-se entre as altas partes contratantes, que, em consequencia das estipulações conteúdas nos artigos precedentes, se fará immediatamente publica uma declaração, annunciando á nação portugueza os principios e o objecto das obrigações d'este tratado. E sua magestade imperial, o duque de Bragança, regente em nome da rainha, a senhora D. Maria II, animado por um desejo sincero de riscar da memoria toda e qualquer lembrança do passado, e de reunir de roda do throno de sua magestade fidelissima a totalidade de uma nação, sobre a qual a vontade da Divina Providencia foi servida chamal-a para reinar, declara a sua tenção de publicar ao mesmo tempo uma amnistia geral e completa a favor de todos aquelles subditos de sua magestade fidelissima que deutro de um tempo, que será especificado, voltarem á sua submissão: e sua magestade imperial, o duque regente em nome da rainha, a senhora D. Maria II, declara alem d'isso ter a tenção de assegurar ao infante D. Miguel, logo que elle se retire dos estados portuguezes e hespanhoes, um rendimento adequado ao seu nascimento e graduação.

Art. 6.º Sua magestade a rainha, governadora da Hespa-

nha, durando a menoridade de sua filha, a senhora D. habel II, rainha de Hespanha, declara, em virtude d'este artigo, ter a tenção de assegurar ao infante D. Carlos, logo que elle se retire dos estados portuguezes e hespanhoes, um rendimento proporcionado ao seu nascimento e graduação.

Art. 7.º O presente tratado será ratificado, e as ratificações serão trocadas em Londres no espaço de um mez, ou untes se for possível.

Em fé do que os respectivos plenipotenciarios o assignaram, e lhe fizeram pór os séllos das suas armas.

Feito em Londres, aos 22 días do mez de abril do anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1831. = C. P. de Moraes Sarmento. — (L. S.)

Artigos addicionnes ao tratado da quadrupla alliança de 22 de abril de 1834, assignados em Londres a 18 de agosto de 1834, e ratificados por parte de Portugal em 8 de setembro, pela de França em 21 de agosto, pela da Grabbretanha em 27, e pela de Hespanha em 22 do dito mez e anno

Sua magestade imperial, o duque de Bragança, regente do reino de Portugal e dos Algarves em nome da rainha, a senhora D. Maria H: sua magestade a ramba governadora de Hespanha, regente durante a menoridade de sua filha, a tarnha D. Izabel II; sua magestade el rei dos francezes, e sua magestade el-rei do reino unido da Gran-Bretanha e Irlanda. altas partes contratantes do tratado de 22 de abril de 1831. tendo tomado na sua séria consideração os acontecimentos recentes, que téem occorrido na peninsula, e achando-se profundamente convencidas de que n'este novo estado de consas se tornam necessarias novas medidas para completamente se conseguirem os objectos, que o tratado tinha em vista; os abaixo assignados. Christovão Pedro de Moraes Sarmento, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario de sua magestade fidelissima junto a sua magestade britannica, etc., etc., etc.; D. Manuel Pando Fernandes de Pinedo Alava y Dávila, marquez de Miraflores, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario de sua magestade catholica junto de sua magestade britannica, etc., etc.; Carlos Mauricio Talteyrand Perigord, principe duque de Talteyrand, embaixador extraordinario e ministro plenipotenciario de sua magestade el-rei dos francezes junto de sua magestade britannica, etc., etc., etc.; e Henrique João, visconde de Palmerston, barão Temple, principal secretario d'estado de sua magestade britannica na repartição dos negocios estrangeiros, etc., etc., etc., achando-se munidos de auctorisação dos seus respectivos governos, concordaram nos seguintes artigos addicionaes ao tratado de 22 de abril de 1834;

Artigo f.º Sua magestade el-rei dos francezes se obriga a tomar n'aquelles pontos dos seus dominios, que confinam com a Hespanha, as medidas que pareçam mais bem calculadas para impedir todo e qualquer soccorro de homens, armas e munições de guerra, que se pretenda enviar do territorio francez aos insurgentes em Hespanha.

Art. 2.º Sua magestade el-rei do reino unido da Gran-Bretanha e Irlanda, se obriga a fornecer a sua magestade catholica aquelles soccorros de armas e munições de guerra, que sua magestade houver de solicitar; e atem d'isso a auxiliar sua magestade, se necessario for, com uma força naval.

Art. 3.º Sua magestade imperial, o duque de Bragança, regente de Portugal e dos Algarves, em nome da rainha, a senhora D. Maria II, participando completamente dos sentimentos de seus augustos alliados, e desejando alem d'isso retribuir a sua magestade, a rainha governadora de Hespanha, as obrigações por ella contrahidas no artigo 2.º do tratado de 22 de abril de 1834, se obriga a cooperar, se para isso recrescer alguma precisão, com aquelles meios que estiverem ao seu alcance, em auxilio de sua magestade catholica de tal maneira, e pelo modo que depois se ajustar entre suas ditas magestades.

Art. 4.º Os artigos retro terão o mesmo vigor e effeito, como se elles estivessem inseridos palavra por palavra no tratado de 22 de abril de 1834, e serão considerados como formando parte do mesmo; elles serão ratificados, e as suas

ratificações serão trocadas em Londres dentro de quarenta dias, ou antes se possível for.

Em fé do que os respectivos plenipotenciarios os assignaram, e thes fizeram pór o séllo das suas armas.

Feito em Londres, aos 18 días do mez de agosto do aundo nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1831. — C. P. de Moraes Sarmento. — (L. S.)

# DOCUMENTO N.º 272-A

(Citado a pag. 301)

#### Parte official da batalha da Asseiceira

Ill. \*\*\* e ex. \*\*\* sr. — No dia 16, de manhã, marchei de Tl —o-mar pela estrada que conduz á Atalaia, tendo observado — o inungo nas alturas por cima do logar da Asserceira, legu= = e meia da dita villa de Thomar.

Quando a minha yanguarda chegaya perto de Santa Co 🐉 encontrou as avançadas do immigo, e um tiroteio, que cor xacon immediatamente na frente, repelliu o inunigo sobre a grosso da sua força, emquanto a columna avançava. ট 🔑 gando ao baixo da serie das alturas sobre a Asseiceira, pude descobrir o immigo em posição, e formado nos cumes e vertentes das ditas alturas. Então comecei o ataque, e formando tres columnas das tres brigadas d'este exercito, fiz avantur pela direita a columna do coronel Queiroz (Antonio Vicente de), pelo centro a do brigadeiro João Nepomuceno de Macedo, e pela esquerda a do tenente coronel José de Vasconcellos Bandeira de Lemos. O mimigo, favorecido pelas vantagens da sua posição, e pelo fogo da sua artifleria, resistin termosamente, e sustentou por muito tempo as sinuosidades do terreno que occupava, empregando em todas as circumstancias favoraveis a sua cavallaria, que a nossa infantena das columnos do centro e direita repelha sempre com a maior galhardia, formando-se com promptidão, e conservando a segurança e firmeza a que esta arma devia a sua superioridade.

Finalmente, a despeito de todas as difficuldades e resistencia, as alturas foram tomadas, e o inimigo posto na mais completa debandada, e perseguido por tal fórma, que a sua fuga decidida teve logar em todas as direcções sobre as estradas de Punhete, da Barquinha, de Torres Novas, da Goltegã, e por todos os montes e valles intermedios. As nossas columnas, caindo sobre o inimigo assim debandado, e a cavallaria, depois de fazer voltar a cara por uma denodada carga aos seus esquadrões, conseguiram fazer-lhe, alem de mortos e feridos, mil quatrocentos e tantos prisioneiros, inclusos sessenta e quatro officiaes, apprehender-lhe quatro bandeiras, e toda a sua artilheria com parelhas, munições e reservas, constando de oito bôcas de fogo.

Tal foi o resultado immediato da acção do dia 16, na qual os srs. commandantes das columnas, brigadeiro João Nepomuceno, conduzindo o ataque do centro, levando pela vertente da mais aspera montanha os valentes voluntarios do regimento da rainha, e do regimento n.º 18, ao ataque, animando os, dispondo-os, e sustentando-os, deu as mais brilhantes provas da sua intrepidez e pericia militar. A direcção dada pelo coronel Queiroz á columna do seu commando, o seu valor pessoal e conhecida intelligencia, e a bravura, firmeza e ardor do batalhão de caçadores n.º 12, que repelha a cavallaria, e por formar a frente da columna, teve o principal trabalho na peleja, teve n'este dia occasião de adquirir um novo brilho. O tenente coronel Vasconcellos, superando na esquerda a mais telmosa resistencia no longo circuito a que a posição o obrigára debaixo do fogo da artilheria inimiga, tornou-se, assun como as tropas do seu commando, crédor do mais merecido elogio.

Finalmente, o comportamento de todas as tropas d'este exercito em todas as armas, foi digno do maior apreço; e a cavaltaría, do commando geral do coronel José da Fonseca, aproveitando todas as occasiões de atacar victoriosamente a do inimigo, e a sua infanteria, e perseguindo uma e outra

com o mais vivo ardor e celeridade na retirada, contribuu efficacissimamente para esta completa victoria e derrota dos rebeldes.

A artilheria do major Passos, luctando contra as difficuldades do terreno, fez importantes serviços, apoiando como seu bem dirigido fogo as columnas de ataque.

O chefe do meu estado maior, José Jorge Loureiro, desempenhou n'este dia, como sempre, a alta opinião que d'elle formo, e correspondeu á minha conflança, e á do exercito; e ferudo de uma bala no peito, na occasião do mais vivo ataque da columna do centro, conservou-se no campo da bathha até ver tomada a posição central, e decidida a victoria. O quartel-mestre general, tenente coronel José Pedro de Mello, desenvolveu a actividade e valor pessoal, que sempre o caracterisam no campo da batalha. O capitão Adrião Accacio da Silveira Pinto, servindo de ajudante general, portou-se com o seu costumado valor, e fez bom serviço. O meu primeiro ajudante de campo, o major Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, pelo valor e intelligencia com que se portou, e com que desempenhon as commissões de que o encarreguei, justificou plenamente a confiança que n'elle tenho.

São tambem dignos de elogio, pelos bons serviços que me prestaram durante a acção, os meus ajudantes de campo marquez de Fronteira. D. Manuel da Camara. Francisco de Sá Nogueira; e os officiaes ás minhas ordens, capitão Avia, que perden o seu cavallo na acção; capitão Pedro Maria Punto Guedes: tenentes Carlos Benevenuto Casimiro, Marcos Torres, Saint-Maurice; alferes D. Manuel de Sousa; voluntario academico, Caetano da Silva Amaral; e o soldado marquez de Castello Melhor.

Constante ao meu lado em todos os logares arriscados, o coronel D. Ramon Teijeiro, primeiro ajudante de campo do general Rodil, foi testemunha dos feitos de armas dos nossos bravos, correndo bizarramente com um imperturbavel sangue frio os riscos da batalha.

Os commandantes das columnas recommendam à consideração de sua magestade imperial, pela sua distincta conducta te dia, os officiaes, officiaes inferiores e soldados, consles da relação junta, que acompanha igualmente a relação bossa perda, incomparavelmente menor que a do inimigo, em assim a do material da artilheria, que lhe foi tomada. I meu ajudante de campo, D. Manuel da Camara, que vae aos pés de sua magestade fidelissima, a rainha, as banras tomadas ao inimigo n'este dia, dará a v. ex.ª os pronores d'esta acção, cujo resultado é por certo de muita iscendencia.

Deus guarde a v. ex.<sup>2</sup> Quartel general na Gollegā, 48 de de 4834. — Ill.<sup>110</sup> e ex.<sup>110</sup> sr. Agostinho José Freire. — *que da Terceira*.

#### DOCUMENTO N.º 273

(Citado a jug 389)

Concessão do Evora Monte, assignada em 26 de maio de 1834

ua magestade imperial, o senhor D. Pedro, duque de gança, regente em nome da rainha, a senhora D. Maria II, vido do desejo de que quanto antes termine a effusão de gue portuguez, e se pacifique completamente o reino, orga ás forças reunidas em Evora, e em todos os demais tos da monarchia, assim como a todos os individuos, que submetterem á obediencia da ramha, em nome da mesma hora, o seguinte:

Artigo 1.º Concede-se amnistia geral por todos os delictos ticos, commettidos desde o dia 31 de julho de 1826.

lara os amnistiados fica suspensa a execução do decreto de agosto de 1833, até que as côrtes decidam ácerca seu objecto.

s amnistiados entrarão na posse dos seus bens, mas não lerão alienal-os até á decisão das côrtes.

amnistia não envolve restituição de empregos ecclesiasa, políticos e civis, nem os bens da corôa e ordens, comdas ou pensões, nem comprehende delictos contra particulares, assim como não exime da responsabilidade polo prejuizo de terceiro.

Art. 2.º Quaesquer annistiados nacionaes, ou estratgeiros, poderão livremente sair de Portugal, e dispor dos sus bens, com tauto que fiquem salvas as restricções do arigo antecedente, e que déem a sua palavra de não tomaren parte de qualquer modo nos objectos políticos d'estes renos.

Art. 3.º Os officiaes militares amnistiados conservação sespostos legitimamente conferidos; e o governo se obrez a prover à sua subsistencia na proporção das suas graduações.

Art. 3.º Haverá com os empregados ecclesiasticos e me a contemplação de que elles por seus serviços e qualidades se tornarem dignos.

Art. 5.º Assegura-se ao senhor D. Miguel a pensão anual de 60:0005000 réis, attendendo à clevada categoria em que nasceu, e se lhe permitte dispor da sua propriedade paticular e pessoal, devendo restituir as joias, e quaesquer attegos pertencentes à coróa, ou a particulares.

Art. 6.º Poderá embarcar em um navio de guerra de qualquer das potencias alliadas, pelo tratado de Londres de 22 de abril d'este anno, o qual se lhe promptificara no porto que lhe aprouver, afiançando-se-lhe toda a segurança para a sua pessoa e comitiva, bem como todo o decoro devido ao seu alto nascimento.

Art. 7.º O senhor D. Miguel se obrigară a sair de Polingal no praso de quinze dias, com a declaração de que numa mais voltară a parte alguma da peninsula das Hespanhas, on dos dominios portuguezes, nem por modo algum concorra para perturbar a tranquilhdade d estes reinos. Em casa contrario perderá o direito à pensão estabelecida, e ficará sir jedo às demais consequencias do seu procedimento.

Art. 8.º As tropas que se acharem no serviço do senho? D. Mignel entregarão as armas no deposito que lhes for no dicado.

Art. 9.º Todos os regimentos e corpos que se acharem no serviço da usurpação, depois da entrega das armas, caval-

los e munições, se dissolverão pacificamente, voltando todos aos seus domicilios, sob pena de perderem os beneficios da presente amnistia.

O commandante em chefe das forças reunidas em Evora, depois de aceitar a referida concessão em nome de todas as pessoas n'ella comprehendidas, conveiu para a levar a effeito nos seguintes artigos de execução:

Artigo t.º Expedir-se-hão immediatamente ordens a todos os commandantes de praças e forças em campanha, e a todas as auctoridades, que ainda reconhecerem o governo do senhor infante D. Miguel, para immediatamente fazerem a sua submissão ao governo de sua magestade fidelissima, a senhora D. Maria II, com a fruição das condições acima declaradas.

Art. 2.º O disposto no artigo antecedente será extensivo a todas as auctoridades ecclesiasticas, civis e militares dos dominios ultramarinos da monarchia.

Art. 3.º O senhor D. Miguel sairá da cidade de Evora no dia 30 do corrente mez de maio para a villa de Sines, onde (segundo a sua escolha) terá logar o seu embarque, acompanhado no seu transito pelas pessoas da sua comitiva pessoal, por vinte cavallos, dos que antes serviam no seu exercito, e por dois esquadrões de cavallaria dos exercitos da rainha.

O commandante das forças reunidas em Evora, mandará uma relação nominal das pessoas da comitiva do senhor D. Miguel aos marechaes commandantes dos exercitos da rainha.

Art. 4.º No dia 31 de maio corrente as tropas reunidas em Evora largarão as armas no edificio do seminario d'aquella cidade, e dividir-se-hão, segundo a naturalidade das praças, em tropas que, debaixo da responsabilidade de seus antigos officiaes, marcharão para as localidades abaixo designadas, recebendo na marcha pão e étape, e chegadas aos seus destinos receberão guias para os seus domicilios.

Naturaes da Beira Baixa — Abrantes.

Naturaes da Beira Alta — Vizeu.

Naturaes de Traz os Montes — Villa Real. Naturaes de Entre Douro e Minho — Porto. Naturaes do Alemtejo — guias immediatamente. Naturaes do Algarve — Faro.

Os milicianos, ordenanças e voluntarios, de qualquer denominação que sejam, receberão immediatamente guias para os seus domicilios.

El por se ter assim definitivamente concertado, os marchaes commandantes dos exercitos da rainha, e o commandante das forças reunidas em Evora. José Antonio de Azevedo e Lemos, o assignaram em duplicado. — Duque da Torevou, marchai do exercito — Conde de Saldanda, marchai do exercito — Asse Antonio de Azevedo e Lemos, tenente que versal genérado.

## DATEMENTO Nº 274

Dinasi a nap **200**0

Participaria field as maintainis in garres. India marchine in antic clique as "marches e rather in Santania, where a militaria par sur 1° are Volum 1 comme sur i primita majorista assessi

The second of th

 assignavamos e entregavamos o solemne transumpto das condições, que sua magestade imperial, em nome da rainha, havia por bem outorgar-lhes, e que convinhamos com elles nos artigos necessarios para a execução da submissão feita, e das condições outorgadas, tudo pela maneira que consta da copia inclusa; não querendo nós omittir a submissão declarada de todos os dominios portuguezes ainda em rebellião, incluindo os ultramarinos. O general Lemos partiu pela meia noite, portador de um dos assignados, ficando outro em nosso poder, e decidimos ficar nos nossos acantonamentos, para prover na execução do ajustado.

Lemos declarou que nada tinha com os negocios do senhor infante D. Carlos; então, mr. Grant, secretario da legação britannica, que se achava presente, tomou sobre si representar aquelle principe, e seus interesses, e com elle estipulámos o que consta da copia n.º 2.

À vista d'estas copias, verá v. ex.º o que temos concluido, que nos persuadimos merecerá a approvação de sua magestade imperial.

Deus guarde a v. ex.ª Quartel general em Evora Monte, em 27 de maio de 1834. — III.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr. Agostinho José Freire. — Duque da Terceira — Conde de Saldanha.

#### DOCUMENTO N.º 275

(flitado a pag. 390)

Proclamação de D. Miguel, dirigida da cidade de Evera ao seu exercito em 27 de maio de 1834

Soldados! — O valor que tendes desenvolvido, quando tendes sido chamados a combater pela minha coróa, e a vossa fidelidade á minha pessoa, no meio da difficultosa contenda em que temos sido empenhados, vos tornam dignos dos mais altos elogios, e merecem toda a minha gratidão.

Não obstante isso, como as tres grandes potencias, de In-

glaterra, França e Hespanha, conjunctamente com o governo de Lisboa, téem concluido um tratado, cujo objecto é obregar-me a deixar este reino, a continuação da guerra mixamente póde conduzir à inutil effusão de sangue portugues, que me é tão caro.

Só esta consideração me induz a separar-me de vás.

As convenções e arranjos que procedem d'esta resolujo estão concluidos, e em breve vos serão communicados; etão sabereis que estipulações se têcm feito para vossa segurança.

Não é falta de confiança em vôs, que me induzin a dar este passo, mas uma convicção da impossibilidade de venor as potencias, que se nos oppüe, e o desejo de evitar os males a que a presença de exercitos estrangeiros exporia o nosso amado paiz. Tenho rasão para esperar pela vossa disciplin, e pela vossa obediencia a mim, bem como pelo amor que no tendes sempre testemunhado, que as tropas se canduzión na crise actual como tropas dignas de obedecer ao sen rei; é por isso que outra vez vos recommendo observacia de ordem e tranquilidade, pelas quaes faço responsavió de commandantes e officiaes de todas as graduações.

Lembrar-vos-beis que não é um acto de fra-paeza que exijo de vis, mas meramente de resignação, cedendo às forças despreporciona las, que, segundo o tratado acima mercicado, se estão preparando para se derramarem por estigar. Apreciareis como merecem estas rasões, que a protecta di na para evitar entamidades, que consummariam as misserias do messo qua.

Recommenda-ves cutra vez ordem e resignação. Este certas que eu numa espacerei o vesso valor, a vessa continuou, e a vessa fideladade. Contribui, poss, pela vessa conducta ao fem do nosso poemdo para — Assignado D. M. 1998.

No pasago de Evera ses 27 de maio de 1834.

#### DOCUMENTO N.º 276

(Citado a pag. 392)

## Proclamação dirigida aos habitantes da cidade de Elvas pela ex-regente, a infanta D. Izabel Maria

Habitantes de Elvas! — Sendo muito contingente a correspondencia com o governo de el-rei D. Miguel I, meu augusto irmão, e usando dos poderes que elle me concedeu, devo reassumir, como reassumo, a auctoridade suprema n'esta praça, e suas dependencias.

Tratando de manter a boa ordem, promover o socego publico, e de collocar-vos em circumstancias que permittam sair de qualquer estado com a honra, dignidade e valor proprio de portuguezes, deveis por isso esperar, e cumprir, sem o menor reparo, as minhas ordens.

A exacta e religiosa observancia d'esta minha determinação é, sem duvida, o unico desejo, que a fidelidade e respeito dos elvenses me apresenta; e é por estas conhecidas qualidades, que eu não me verei obrigada a violentar os meus benevolos sentimentos. É este o justo conceito que me deveis; e é tambem isto o que positivamente vos ordena a filha dos vossos reis, que desejando imitar suas altas qualidades, tem, como elles tiveram, a morte com honra por uma vida igual á duração dos seculos, e a vida sem honra por um mal superior á morte.

Paço em Elvas, 26 de maio de 1834.

FIN DO SETIMO E ULTIMO VOLUME



# **INDICE**

DOS

# DOCUMENTOS CONTIDOS N'ESTE VOLUME RELATIVOS Á TERCEIRA EPOCHA

#### DOCUMENTOS CITADOS NA SEGUNDA PARTE DO TOMO SEGUNDO DA DITA TERCEIRA EPOCHA COM A DESIGNAÇÃO DAS SUAS RESPECTIVAS PAGINAS

|                                                                                                                                                                                                        | Pag. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| N.º 160 (Citado a pag. 6). Correspondencia do coronel de milicias,<br>Francisco Antonio Leitão, para o visconde de Canellas, provan-<br>do que o capitão general da Galliza delineára o ataque dos re- | - 1  |
| beldes contra Portugal                                                                                                                                                                                 | 4    |
| N.º 161 ( 17). Alvará pelo qual D. Pedro IV auctorisou sua fi-<br>lha, D. Maria da Gloria, a poder contrahir esponsaes com seu                                                                         |      |
| tio, o infante D. Miguel, e a poder nomear procurador no respe-                                                                                                                                        |      |
| ctivo contrato esponsalicio                                                                                                                                                                            | 2    |
| N.º 162 (— 17). Alvará de procuração, para que o barão de Villa<br>Secca possa representar a princeza D. Maria da Gloria no seu                                                                        |      |
| contrato de esponsaes com o infante D. Miguel, sen tio                                                                                                                                                 | 3    |
| N.º 163 (— 17). Contrato de esponsaes de D. Maria II, assignado                                                                                                                                        | •    |
| pelo seu procurador, o barão de Villa Secca                                                                                                                                                            | 4    |
| N.º 164 (- 17). Processo verbal do acto de esponsaes, e promessa                                                                                                                                       | -    |
| de casamento entre a princeza D. Maria da Gloria, e seu tio o                                                                                                                                          |      |
| infante D. Miguel                                                                                                                                                                                      | 6    |
| N.º 165 (— 18). Insiste o infante D. Miguel em pedir para casamento uma princeza da Baviera, sem que para isso tivesse pedido licença a seu pae, ou previamente o tivesse para isso con-               |      |
| sultado                                                                                                                                                                                                | 9    |
| N.º 166 (- 20). Hypocrisia do infante D. Miguel, na desaffeição                                                                                                                                        |      |
| que em Vienna mostrava ter para com alguns dos seus collabo-                                                                                                                                           |      |
| radores no attentado de 30 de abril de 1824                                                                                                                                                            | 13   |
| N.º 167 ( 21). Manifesto elaborado em Vienna de Austria a fa-                                                                                                                                          |      |

| vor dos direitos de D. Pedro IV, contrariando o que o visconde<br>de Canellas tinha feito em favor do infante D. Miguel<br>N.º 168 (Citado a pag. 27). Carta regia expedida ao conde de Rio<br>Maior, em que el-rei the ordenava dar a seu tilho D. Miguel os | ŧ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| conselhos que julgasse conveniente                                                                                                                                                                                                                            | 41 |
| N.º 169 (— 28). D. Miguel resiste a que da sua comitiva sejam separados alguns dos seus creados, que em rasão dos permeiosos conselhos que lhe davam se tornavam indignos de o acom-                                                                          |    |
| panhar                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 |
| N.º 170 (— 28). Carta de D. João VI para seu filho D. Miguel, participando-lhe que deviam vir para o remo, e deixar de o acom-                                                                                                                                |    |
| panhar os creados que na referida carta the mencionava<br>N.º 171 (- 31). Proclamações sediciosas mandadas para Portugal                                                                                                                                      | 22 |
| pelos portuguezes realistas emigrados em Hespanha                                                                                                                                                                                                             | 43 |
| N.º 172 (— 31). As duas infantas portuguezas, casadas em Hespa-<br>nha, constituidas em activas procuradoras da rebeltião realista.                                                                                                                           |    |
| em Portugal                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 |
| N.º 173 ( 32). Carta do brigadeiro Magessi para D. Miguel, remet-                                                                                                                                                                                             |    |
| tendo-lhe o auto de juramento que the prestou como rei de Por-                                                                                                                                                                                                |    |
| tugal em Villa Nova de la Serena                                                                                                                                                                                                                              | 21 |
| N.º 174 ( 39), Carta regia de 2 de maio de 1826, pela qual D. Pedro declara as tenções com que tenciona abdicar em sua fitha,                                                                                                                                 |    |
| D. Maria da Gloria, a coróa de Portugal                                                                                                                                                                                                                       | 31 |
| N.º 175 (- 97). Carta regia dirigida pelo infante D. Miguel ao                                                                                                                                                                                                |    |
| marquez de Rezende, expondo-lhe as rasões que tinha para não<br>seguir viagem para o Rio de Janeiro, como seu irmão lhe orde-                                                                                                                                 |    |
| HdVAncestonestonestonestonestonestonestoneston                                                                                                                                                                                                                | 3  |
| $\rm N.^{o}$ 176 ( $\rightarrow$ 97). Representação dirigida ao infante D. Miguel peto                                                                                                                                                                        |    |
| veador João da Rocha Pinto, pedindo-lhe uma resposta deci-<br>siva, que o levasse a concluir, se devia ou não demorar a mau                                                                                                                                   |    |
| D. João VI no porto de Brest                                                                                                                                                                                                                                  | 3  |
| N.º 177 (- 98). Outra carta regia, dirigida por D. Miguel ao mar-                                                                                                                                                                                             | 47 |
| quez de Rezende, em resposta a representação de João da Rocha                                                                                                                                                                                                 |    |
| Pinto, declarando não poder fixar a epocha da sua partida para                                                                                                                                                                                                |    |
| o Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                              | 3  |
| N.º 177-A ( 101). Extracto de um officio dirigido por José Gui-<br>lherme de Luna, encarregado dos negocios de Portugal em Ma-                                                                                                                                |    |
| drid, ao ministro dos negocios estrangeiros, D. Francisco de At-                                                                                                                                                                                              |    |
| meida, mostrando a grande parte que teve na guerra civil d'este                                                                                                                                                                                               |    |
| remo a princeza da Beira. D. Maria Thereza, officio acompanhado                                                                                                                                                                                               |    |
| de uma extensa memoria dirigida à sobredita pelo viscondo de                                                                                                                                                                                                  |    |
| Canellas, apresentando-lhe as causas principaes na perda dos p-a-<br>listas na sua invasão de 1826 e 1827                                                                                                                                                     |    |
| 1181AS TIA SUR HIVASAO NE 1820 E 1827                                                                                                                                                                                                                         | .3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pag. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| N.º 177-B (Citado a pag. 112 e 113). Carta do dr. Bernardo Jose de<br>Abrantes e Castro, dirigida de Londres ao ministro inglez em<br>Lisboa, sir William A'Court, provando a influencia nefasta que<br>este ministro teve nos negocios políticos de Portugal em 1827<br>N.º 178 (— 132). Accusações feitas ao intendente geral da polítia, | 56   |
| José Joaquim Rodrigues Bastos, por ter ordenado ao corregedor da comarca do Porto que não tomasse conhecimento dos factos revoltosos que tiveram logar n'aquella cidade                                                                                                                                                                     | 81   |
| dente Bastos no desempenho do seu cargo, em juiho de 1827, por occasião da chamada saldanhada                                                                                                                                                                                                                                               | 83   |
| em que o intendente Bastos dava ordens vocaes para se proceder a prisões                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85   |
| dro nomeou o infante D. Miguel, seu irmão, seu logar-tenente em Portugal; e cartas que dirigiu, tanto a elle, como ao rei de Inglaterra, e ao imperador da Austria                                                                                                                                                                          | 47   |
| N.º 182 (— 166). Carta dirigida pelo infante D. Miguel a seu ir-<br>mão D. Pedro, a el-rei da Gran-Bretanha, e a sua irmã, a infanta<br>D. Izabel Maria                                                                                                                                                                                     | 89   |
| N.º 183 (— 166). Carta dirigida pelo infante D. Miguel a el-rei de<br>Hespanha, D. Fernando VII, seu tio, pedindo-lhe que os portu-<br>guezes refugiados nos seus estados não excitem commoções em<br>Portugal                                                                                                                              | 92   |
| N.º 184 (— 224). Decreto pelo qual o infante D. Miguel mandou<br>proceder a novas instrucções para as eleições, as quaes deveriam<br>reunir as duas qualidades, a de serem conformes a carta consti-                                                                                                                                        |      |
| tucional, e a de analogas aos antigos usos e costumes do remo  N.º 485 (- 227). Felicitação do cabido de Elvas, dirigida ao in-                                                                                                                                                                                                             | 93   |
| fante D. Mignet, e resposta que este lhe deu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94   |
| a assignatura de ontras similhantes, ao mesmo tempo que man-<br>dava participar o contrario ao corpo diplomatico                                                                                                                                                                                                                            | 95   |
| em casa do duque de Lafões, em nome da nobreza do remo, pe-<br>dindo a D. Miguel que convocasse a córtes os antigos tres esta-<br>dos do reino, para assumir o coróa e abolir a carta constitucio-                                                                                                                                          |      |
| nai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96   |
| remo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98   |

| 691                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |
| चि                                                                |
| N.: 188 (Citado a pag. 233). Decreto de 3 de março de 1828 pelo   |
| qual D. Pedro declara completa a sua abdinação da coria de        |
| Portugal, e manda que este reino seja governa lo constitucional-  |
| mente em nome de sua tilha, a rainha D. Maria II, e encarrega     |
| o infante I) Miguel da execução d'este seu decreto 99             |
| Nº 189 250). Artigos da Trombeta final, citados na currespin-     |
| deneral do minustro inglez para Londres                           |
| N.: 189-A 254). Despacho do principe de Mettermen para o          |
| coude de Bombeiles, ministro austraco em Liabas, condemnando      |
| us corresco d'esta capital desde à chegada do infante D. Nigori   |
| ate ao dia 22 de março de 1828                                    |
| Nº 190 (- 257). Circular do visconde de Santarem, espedida se     |
| corpo diplicantico portugues residente cas para estrancoro, es-   |
| provide des o que se havia passado em Portugal depues da chegoda  |
| do infante D. Migra-La Liskoa                                     |
| No 191 1- 258 e 2751. Nota expedida pelo conde Dodley ao mar-     |
| ques de Palmelta, em que se gueixa da ma conducta de D. Mi-       |
| guel em Portugal, por meso da qual falsensa todas as suas pro-    |
| TESSES E SETEMBERATOR                                             |
| N.º 192 - 264. Nota dirigida peio marquez de Rezende ao prin-     |
| ripe de Metiermich, protestando cuntra a cuaducta que o mianis    |
| [1 Mignel titula con Netogas                                      |
| N.º 12a - 20a. Proginzação do remedio mistar do Porto em 17       |
| de mass de 1929                                                   |
| N.º 198 (- 209). Manifesto do conseiho militar de 18 de nano de   |
|                                                                   |
| N · 195 - 211 : Manifesto da posta provincia do Porto de 16 de    |
|                                                                   |
| men de 1825                                                       |
| Nº 190 (-311 Carta direnda à 11 Podro pesos menderes da junta     |
| do Paso em 3 de agosto de 1935                                    |
| Nº 107 :- 322 Parte official dada para Lindon pela governador     |
| moultar do Algarre, o learnic penera. Luca lipaccio Xarier Pal-   |
| mercia, ester as socialmamentos políticas d equales provincia em  |
| SE- 2 183                                                         |
| Nº 198 — 359 Principação do princia Francisco Ribeiro Sa-         |
| rama Empesa as tropus reguelatas                                  |
| 1 · 199 — 116 . Luta pea qua e praera Saldada e custana           |
| of the property and a product in die                              |
| tera a terrativo pera penta per tatena de Porte era 2 de pacho de |
| 155                                                               |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |

## DOCUMENTOS CITADOS NO TERCEIRO TOMO DA TERCEIRA EPOCHA D'ESTA HISTORIA

# Parte primeira

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| N.º 200 (Citado a pag. 13). O marquez de Palmella expõe a D. Pedro a obrigação moral que lhe assistia de valer, tanto a elle marquez, como a todos os mais emigrados, pelo triste estado a que se viam reduzidos, por terem abraçado a sua causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155 |
| respectivo deposito em Plymouth, com destino a empregal-os vantajosamente em favor da causa de sua augusta filha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156 |
| N.º 202 (- 105). Participa o marquez de Palmella ao governo pro-<br>visorio da ilha Terceira, que a fragata brazileira <i>Izabel</i> irá tocar<br>em Angra, levando a seu bordo alguns officiaes para desembar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| N. 203 (- 105). Participa o marquez de Palmella ao governador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160 |
| e capitão general da Madeira, estar proxima a partir de Ingla-<br>terra para a dita itha a fragata brazileira Izobel, levando a seu<br>bordo alguns officiaes com destino a irem n'ella desembarcar<br>N.º 204 (- 110). Relatorio dos successos de Portugal depois da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163 |
| revolução do Porto de 16 e 17 de maio de 1828, apresentado por Bernardo de Sá Nogueira, no Rio de Janeiro, ao imperador D. Pedro, em 30 de novembro do dito anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165 |
| N.º 204-A (- 118). Officio do tenente general Antonio Hypolito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108 |
| da Costa para o manquez de Palmella, mostrando-lhe a esperança que a junta do Porto tinha em ser auxiliada pelo governo britannico. e de que não seria por elle reconhecido o bloqueio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| naval que D. Miguel mandasse pôr á barra d'aquella cidade N.º 205 ( 128). Assento dos tres estados do reino, convocados a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172 |
| cortes pelo infante D. Miguel em 1828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175 |
| cada, para na cidade do Porto ir devassar e processar os indivi-<br>duos que tomaram parte na revolução liberal de 16 e 17 de maio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| N.º 207 ( 196). Proclamação dirigida por D. Pedro a nação por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195 |
| tugueza, em 25 de julho de 1828, participando-lhe ter dado por completa a sua abdicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198 |
| N.º 208 (— 197). Participação feita a D. Pedro pelo marquez de Palmella, da impaciencia em que os emigrados se achavam em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| receber as resoluções em que a seu respeito sua magestade se achava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202 |
| the same factor and the sa |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Palmella das intenções em que o governo inglez estava de dis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| solver a deposito dos emigrados estabeleculo em Plymonth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21  |
| N.º 210 (Citado a pag. 201). Commette-se a lidefonso Loopoldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Bayant ir encontrar-se em Gibrallar com o brazileiro marquez de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Barbacena, para que, em vez de ir com a rainha para Vienna de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Austria, se apresentasse com ella em Londres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| N.º 211 (- 205). Chegada da rainha a Inglaterra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| N.º 211-A (- 217). Officio do manquez de Palmella para o impe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| rador do Brazil, prevenindo-o da commissão que o governo in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| giez dera ao mesmo lord Strangford contra a causa da emigra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Chi, and the second of the sec |     |
| N.º 212 (- 222). Novas lamentações dirigidas a D. Pedro pelo mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| quez de Paimella, expondo-lhe a triste sorte a que os emigrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| se achavam reduzidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| N.º 213 (- 22) . Instrucções dadas pelo marquez de Palmella a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| deputação por elle mandada ao hio de Janeiro, ou exposição dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| lears portugueres dirigida a sua magestade o imperador D. Pe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| N.º 211 (- 221). Participação do marques de Palmella, feita ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| encarregado dos responses de Portugal em Paris, diamedo lhe ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| nomeado una depulação para ir ao Bio de Latieiro participar a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| It findre a hareni-se cumpridas as ordens que the havia daily .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Nº 215 (- 237). Officio do conde da Ponte para o risconde de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Sustanem, participan le-lbe a opinado dos diplomatas estrancer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| no residentes em l'aris acerca do casamento de D. Miguel our                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| sua sobrinha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ×   |
| Nº 216 1- 231 i. Novo officio do coode da Ponte para o viso ode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| de Santarem, participando-lhe a opinicio dos diplomatas estras-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| gerros residentes em l'aris acerca do governo do infante El Mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 5201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22  |
| N · 217 (- 217). Expensiss do coverno frances para que se com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| pra a promessa festa pelo infante D. Munel, quanto a casar com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| a rainha D. Marsa II. sua sobrenha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 231 |
| Nº 218 (- 236). M do por que a França encurava a causa mien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| lista em Portugul, em novembro de 1828, tendo-a pix contrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ao principes da legitimidade reconhecado na Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 223 |
| Nº 219 (- 208) ("Sino do manquez de l'almeita para o viscoude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| de Italiayana, quenxando-se lhe da conducta que o coverso do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Brazil linha para com elle visconde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20  |
| Nº 220 i - 200 ; Carta regra pesa qual a rainha D. Maria II no-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| obsterib construer e establicate esta manete e secretario d'intalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Nº 221 ( 202 1) Si in do margo a de Pales sta diregito ao revolv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| the safety trans the seconds of the course bear the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

|                                                                    | rag.  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Terceira ao abrigo dos ataques que contra ella podessem fazer os   |       |
| miguelistas                                                        | 437   |
| N.º 222 (Citado a pag. 265). Protesto lavrado pelo general Salda-  |       |
| nha contra o atroz procedimento que para com elle teve o con-      |       |
| mandante de duas fragalas inglezas, que em janeiro de 1829         |       |
| tinham por commissão impedir o desembarque dos emigrados           |       |
| portuguezes na ilha Terceira                                       | 240   |
| N.º 223 (- 297). Participação feita para Paris pelo capitão João   |       |
| Candido Baptista, subornado para este fim por João Maria Bor-      |       |
| ges da Silveira, addido á legação miguelista n'aquella capital     | 246   |
| N.º 223-A (- 334). Parte official da batalha da villa da Praia, da |       |
| ilha Terceira, pelo batalhão de voluntarios da rainha em 11 de     |       |
| agosto de 1829 sobre os mignelistas                                | 95.92 |
| N.º 221 (- 358). Officio do marquez de Palmella e José Antonio     | M & U |
| Guerreiro, participando a D. Pedro não poder ja ter logar a sua    |       |
| resolução, de reassumir novamente a corôa portugueza depois de     |       |
|                                                                    |       |
| haver confirmado a sua abdicação, quando estava já sabedor da      | -     |
| traspoeira conducta de seu irmão em Portugal                       | 20/   |
| N.º 225 (- 359). Decreto de 15 de junho de 1829, pelo qual D. Pe-  |       |
| dro nomeou a regencia que se foi installar na ilha Terceira para   |       |
| dirigir os negocios da emigração                                   | 261   |
| N.º 226 (- 359). Officio dirigido pelos membros da regencia ao     |       |
| imperador D. Pedro, expondo-lhe a impossibilidade em que se        |       |
| achavam de se poderem installar na ilha Terceira, emquanto se      |       |
| não dessem as providencias que d'elle reclamavam                   | 264   |
| N.º 226-A (- 381). Officio dirigido pelos membros da regencia      |       |
| ao marquez de Barbacena, pedindo-lhe que exponha a D. Pe-          |       |
| dro a necessidade de resolver a materia contida n'este mesmo       |       |
| officio                                                            | 270   |
| N.º 226-B (- 391). Officio do embaixador hespanhol em Londres,     |       |
| D. Francisco Zea Bermudes, dirigido por elle na data de 17 de      |       |
| fevereiro de 1830 no conde de Montalegre, ministro da mesma        |       |
| nação em Lishoa, participando-lhe o que tinha passado com lord     |       |
| Aberdeen, e o duque de Wellington, acerca do reconhecimento        |       |
| do infante D. Miguel                                               | 275   |
| N.º 227 (- 398). Proclamação da regencia, dirigida aos portugue-   |       |
| zes, incitando-os a revoltarem-se contra D. Miguel                 | 281   |
| N.º 228 (- 399). Proclamação anonyma, dirigida aos portuguezes,    |       |
| incitando-os igualmente a revoltarem-se contra D. Miguel           | 282   |
| N.º 228-A (- 400). Reducção a 12 4000 réis mensaes, ordenada       |       |
| pela regencia da Terceira em todos os vencimentos dos emigra-      |       |
| dos existentes n'aquella ilha                                      | 924   |
| N. 228-B (- 406). Protestos feitos por alguns emigrados contra     | atra  |
| to and a formation terror per injunto emigrados comun              |       |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | ed.  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| pela estrada da Aguardente, para se destruirem umas batorias                  |      |
| miguelista- que se achavam em começo (boletim n.º 6)                          | 119  |
| N.º 247 (Citado a pag. 76). Noticia official da batalha do dia 😂              |      |
| de setembro de 1832, ou grande alaque feito pelos imquelistas                 |      |
| na sua maxima força as linhas constitucionaes do l'orto (boletim              |      |
| n.47)                                                                         | 136  |
| N.º 258 (- 85). Noticia official do ataque feito 4 Serra do Pilar             |      |
| cm 15 de outubro de 1832 (boletim n.º 8)                                      | 115  |
| N.* 249 (- 126). Decreto agraciando o conde de Villa Flor com o               |      |
| titulo de duque da Terceira, e dando-lhe 100.0003000 réis em                  |      |
| bens nacionaes                                                                | \$51 |
| N.º 250 (- 134). Noticia official da sortida feita sobre Villa Nova           |      |
| de Gaia pela Quebrada de Quebrantões (holetim n.º 9)                          | 452  |
| N.º 251 (- 138). Noticia official da sortula que se fez sobre a di-           |      |
| recção de Vallongo (boletim n.º 10)                                           | Lis  |
| N.º 252 (- 139). Noticia official da sortida que se fez sobre o Pa-           |      |
| drão da Legua (boletim n.º 11)                                                | 163  |
| N.º 252-A (- 155). Decreto pelo qual D. Pedro lançou um em-                   |      |
| prestimo forçado aos habitantes do Porto                                      | 166  |
| N.º 252-8 (- 118). Decreto de D. Pedro, nomeando uma commis-                  |      |
| -40 do thesouro encarregada de fazer um novo emprestimo nas                   |      |
| ilhas dos Açores                                                              | 468  |
| N.º 253 (-450). Noticia da sortida feita sobre Santo Antonio do               |      |
| Valle da Piedade                                                              | 169  |
| N.º 253-A ( 163). Decreto pelo qual D. Pedro ordenou que os                   |      |
| dinheiros encontrados nas administrações do tabaco nas ilhas dos              |      |
| Acores fossem mandados para o Porto                                           | 171  |
| Nº 254 (- 174 e 175). Carta dirigida de Inglaterra por Luiz da                |      |
| Silva Mousinho de Albuquerque a Bernardo de Sa Nogueira,                      |      |
| dando-se por offendido da mudança ministerial que tivera logar                |      |
| no Porto em 12 de jameiro de 1833                                             | 173  |
| $\rm N.^{\circ}$ 255 (— 176). Instrucções dadas aos plempotenciarios conde de |      |
| Funchal, e Linz Antonio de Abreu e Lima, para tratarem junto                  |      |
| do governo inplez de um armisticio e pacificação da nação por-                |      |
| tugueza em 1833                                                               | 473  |
| N.º 256 (- 202). Noticia official da sexta sortida feita sobre o              |      |
| monte do Crasto e estrada de Mathosinhos (boletim n.º 12)                     | \$77 |
| N.º 257 (- 253). Noticia official sobre o ataque feito a Lordello, e          |      |
| casa do Pastelleiro, pelos miguelistas (boletim n.º 13)                       | \$79 |
| N.º 258 (- 270). Notreia official da tomada do monte das Antas                |      |
| pelos constitucionaes (boletini n.º 11)                                       | 686  |
| N.º 259 (- 280). Noticia official da fomada do nonte Covello pe-              |      |
| los constitucionaes (boletim n.º f5)                                          | 775  |
|                                                                               |      |

|                                                                                                                 | Pag.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| N.º 260 (Citado a pag. 346). Participação da famosa acção naval do Cabo de S. Vicente no dia 5 de julho de 1833 | 498    |
| N.º 264 (- 332). Noticin official do ataque feito pelos miguelistas                                             | *80    |
| em frente de Lordello no dia 5 de julho de 1833 (holetim n.º 16)                                                | 501    |
| N.º 262 (- 361). Noticia official do ataque feito as linhas do Porto                                            |        |
| pelo marechal Bourmont em 25 de julho de 1833 (boletim n.º 17)                                                  | 513    |
| N.º 263 (- 387). Parte official da expedição do Algarve dada pelo                                               |        |
| duque da Terreira                                                                                               | 535    |
| N.º 263-A (- 389). Diario militar feito pelo general miguelista                                                 |        |
| Alvaro Xavier da Fonseca Continho e Povoas, desde a madru-                                                      |        |
| gada do dia 25 de julho de 1833 até aos fins do seguinte mez                                                    |        |
| de agosto                                                                                                       | 518    |
| N.º 264 (- 443). Parte official da victoria que sobre os miguelis-                                              |        |
| tas ganhára no Porto o general Saldanha em 18 de agosto de                                                      |        |
| 1833                                                                                                            | 564    |
| Warming and the second                                                                                          |        |
| DOCUMENTOS CITADOS NO TOMO QUINTO DA TERCEIRA EPOCHA                                                            |        |
| DA REFERIDA HISTORIA                                                                                            |        |
| N.º 265 (Citado a pag. 17). Parte official da batalha de 5 de setem-                                            |        |
| bro de 1833, dada nas linhas de Lisboa pelo marechal Bourmont,                                                  |        |
| no intento de se assenhorear d'esta cidade                                                                      | 571    |
| N.º 266 (- 76). Resposta dada em defeza do ministerio com rela-                                                 | 011    |
| ção a primeira carla do conde da Taipa                                                                          | 592    |
| N.º 266-A (- 123). Carla dirigida de Paris por D. Francisco de                                                  |        |
| Almeida a D. Pedro, queixando-se-lhe da conducta dos seus mi-                                                   |        |
| nistros                                                                                                         | 598    |
| N.º 266-B (- 127). Carta dirigida por Sebastião Xavier Botelho                                                  |        |
| ao duque de Bragança, D. Pedro, queixando-se-lhe igualmente                                                     |        |
| da conducta dos seus ministros                                                                                  | 605    |
| N.º 266-C (- 430). Parecer dado pelo duque de Palmella, iguat-                                                  |        |
| mente em sentido hostil ao ministerio, em 20 de novembro de                                                     |        |
| 1833                                                                                                            | 617    |
| N.º 267 ( 161). Segunda carta do conde da Taipa, dirigida a D. Pe-                                              |        |
| dro centra o munisterio                                                                                         | 621    |
| N.º 268 (- 166). Protesto dos pares do reino contra a prisão do                                                 |        |
| conde da Taipa, ordenada por effeito da sua segunda carta, e                                                    |        |
| resposta que o governo lhes den                                                                                 | 63.5   |
| N.º 269 (- 168). Aviso expedido ao duque da Terceira, respon-                                                   | B114   |
| dendo ao segundo protesto dos pares do reino                                                                    | ().(1) |
| D. Pedro, censurando-the também a conducta dos seus munis-                                                      |        |
|                                                                                                                 | 427    |
| tros                                                                                                            | 0.17   |

|                                                                                                                                       | Pag.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| N.º 270-A (Citado a pag. 20%). Batalha de Pernes, ganha por Sal-<br>danha em 30 de janeiro de 483%                                    |             |
| N.º 270-B ( 223). Batalha de Almoster, ganha igualmente por<br>Saldanha em 18 de fevereiro de 1834                                    |             |
| N.º 271 (— 235). Relatorio e decreto exautorando o infante D. Mi-<br>guel de todas as honras, privilegios e regalias, que na sua qua- |             |
| lidade lhe pertenciam                                                                                                                 | 664         |
| N.º 271-A (- 277). Parte official do combate de Amarante, ganho pelo duque da Terceira em 5 de abril de 1831                          | 669         |
| N.º 272 (- 286). Tratado da quadrupla altiança, tendo por fim expulsar da peninsula o infante D. Miguel, e o de Hespanha              |             |
| D. Carlos                                                                                                                             |             |
| Nº 272-A (— 301). Parte official da batalha da Asseiceira                                                                             | 680         |
| N.º 273 (- 319). Concessão de Evora Monte, assignada pelos ma-<br>rechaes do exercito duque da Terceira e de Saldanha, e o secre-     | e09         |
| tario da legação britannica, em 26 de maio de 1834<br>N.º 274 ( 323). Participação feita pelos ditos marechaes a D. Pe-               | 003         |
| dro, de haverem communicado ao general miguelista, José Antonio de Azevedo Lemos, que não assignavam com elle conven-                 |             |
| ção alguma, mas que sé aceitariam a submissão pura e simples<br>de D. Miguel e do seu exercito                                        | <b>68</b> 6 |
| N.º 275 (- 326). Proclamação de D. Miguel, dirigida da cidade de                                                                      |             |
| Evora ao seu exercito no día 27 de maio de 1834                                                                                       | 687         |
| N.º 276 (— 330). Proclamação dirigida aos habitantes de Elvas pela                                                                    |             |
| ex-regente, a infanta D. Izabel Maria                                                                                                 | 689         |

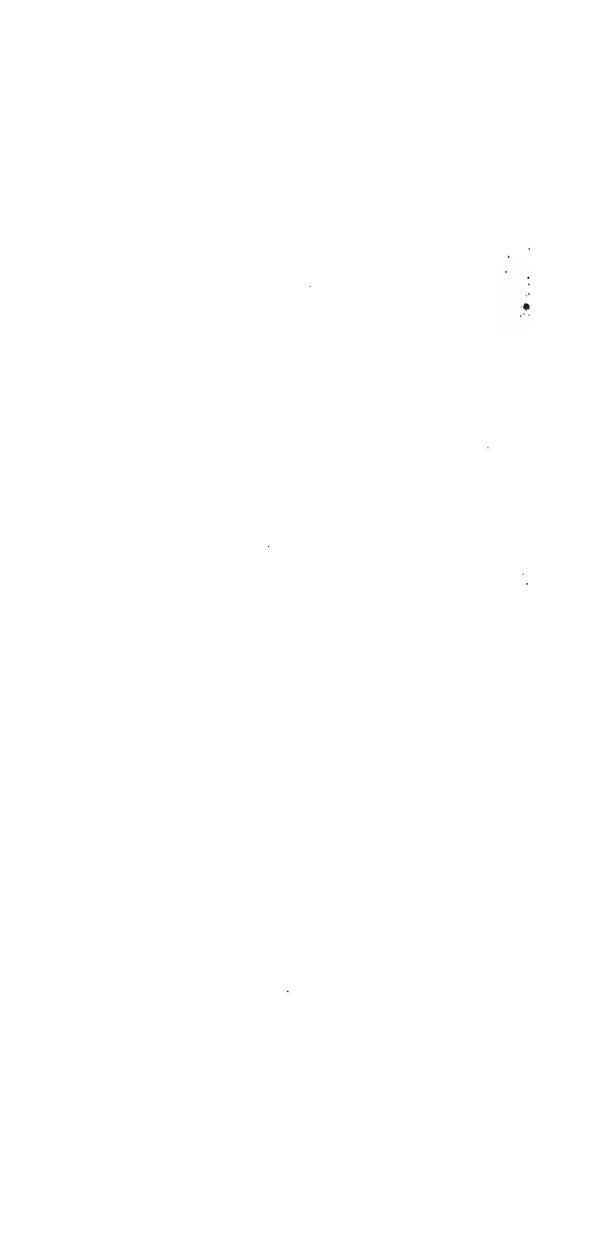



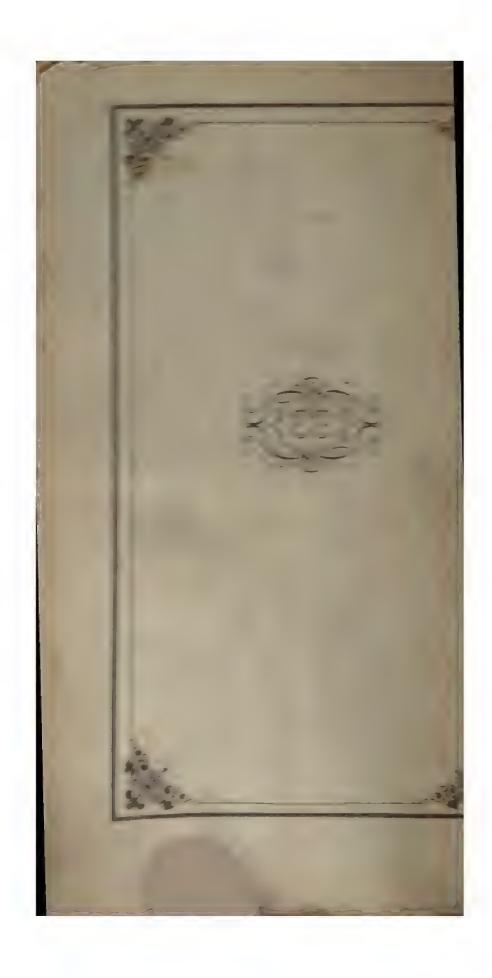

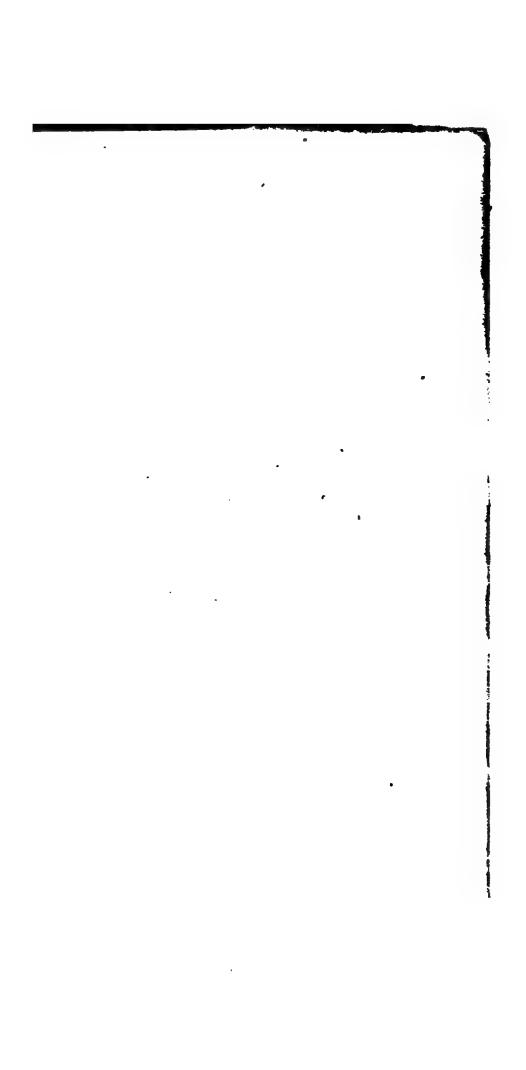



.

·

•

.

•

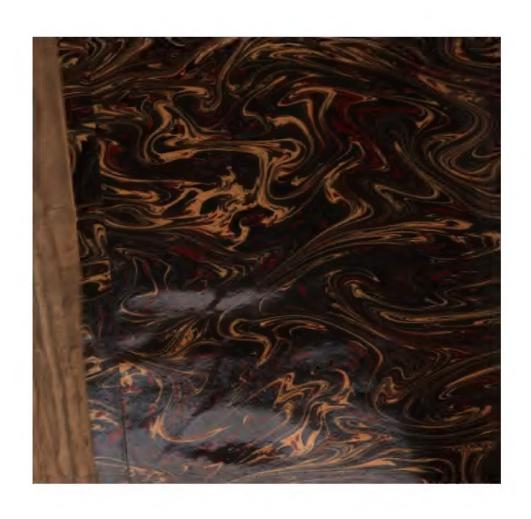

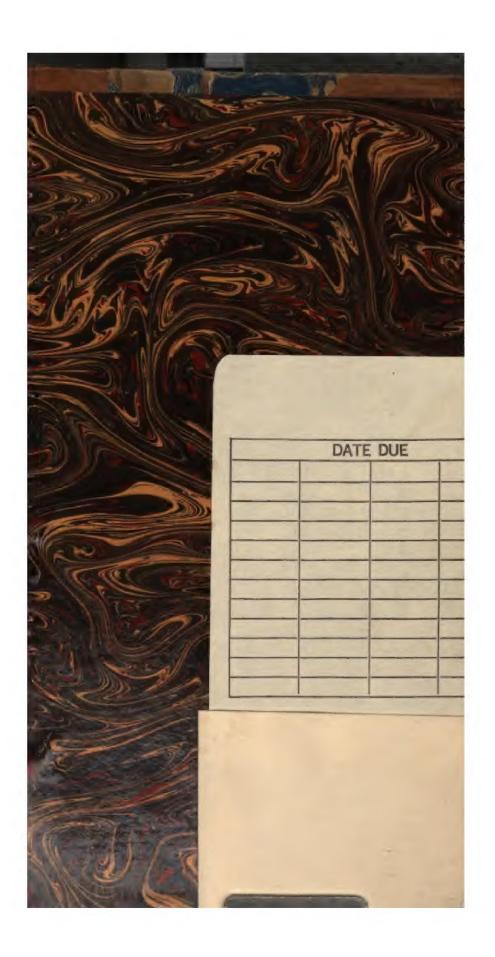

